# *image* not available

Geneal General

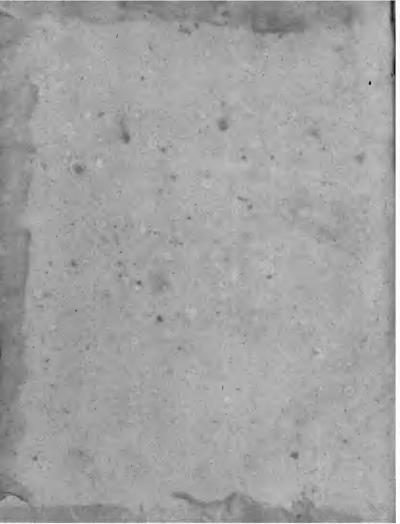

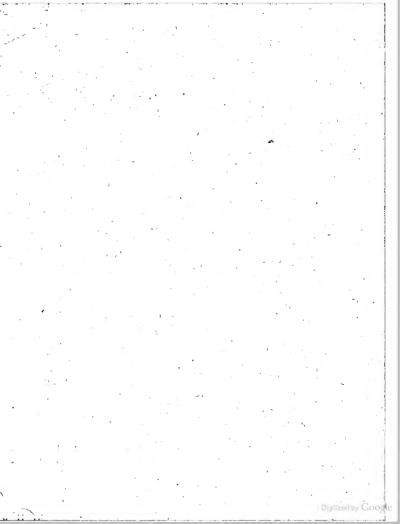

# HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA.

Beyerische Staatsbibliothek München

# HISTORIA GENEALOGICA

PORTUGUEZA,

DESDE A SUA ORIGEM ATÉ O PRESENTE, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança.

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, e Escritores de inviolavel se,

E OFFERECIDA A ELREY

# D.JOAOV.

D. ANTONIO CAETANO DE SOUSA,
Clerigo Regular, e Academico do numero da Academia Real-

TOMO IX.



Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real.

M.DCC. XLII.

Com todas as licenças necessarias.

# INDEX

# DOS CAPITULOS,

que se contém neste Tomo.

# LIVRO IX.

APITULO I. Do Senhor D. Duarte, pag. 1.
CAP. II. D. Fernando Alvares de Toledo e
Portugal, V. Conde de Oropesa, pag. 17.

CAP. III. D. Duarte Fernando Alvares de Toledo, VII. Conde de Oropesa, pag.22.

CAP. IV. D. Manoel Joachim de Toledo, VIII. Conde de Oropefa, pag. 25.

CAP. V. D. Pedro Vicente de Toledo, IX. Conde de Oropesa, pag. 33.

## PARTE II.

CAP. II. Do Senher D. Diniz, pag. 39. CAP. II. D. Affonso de Lencastre, Commendador môr da Ordem de Christo, pag. 59.

CAP. III. D. Leonor de Castro, Condessa de Ribadavia, pag. 105.

CAP. IV. D. Antonia de Len:astre, e sua successão, pag. 106.

CAP.

CAP. V. D. Mecia de Lencastre, Condessa de Chalant, pag. 110.

CAP. VI. D. Fernando Rodrigues de Caftro, VII.

Conde de Lemos, pag. 122.

CAP. VII. D. I/abel de Caltro, Condessa de Altamira, pag. 125.

CAP. VIII. D. Pedro Fernandes de Castro, VIII.

Conde de Lemos, pag. 145.

CAP.IX. D. Theresa de Castro, Marqueza de Canhete, pag.149.

CAP. X. D. Fernando Rodrigues de Castro, IX. Conde de Lemos, pag. 157.

CAP. XI. D. Pedro Fernandes de Cahro, X. Conde de Lemos, pag. 159.

CAP. XII. D. Francisco Fernandes de Castro, XI.

Conde de Lemos, 161.

CAP. XIII. Dom Francisco de Castro e Portugal, XII. Conde de Lemos, pag. 164.

CAP. XIV. D. Pedro Fernandes Ruiz de Castro, XIII. Conde de Lemos, pag. 166.

CAP. XV. D. Gines Fernandes de Cahro e Portugal, XIV. Conde de Lemos, pag. 170.

CAP. XVI. D. Salvador Francisco Ruiz de Castro, Marquez de Almunha, pag. 174.

### PARTE III.

APITULO I. Do Senhor D. Affonso, Conde de Faro, pag. 181. CAP. II. D. Fradique de Portugal, Arcebispo de Caragoça, pag. 209.

CAP,

CAP. III. D. Francisco de Faro , pag.213.

CAP. IV. D. Guiomar de Portugal, I. Duqueza de Segorbe, pag.265.

CAP. V. D. Sancho de Noronha, III. Conde de Odemira, pag. 452.

CAP. VI. D. João de Faro, pag. 456.

CAP. VII. D. Fradique de Portugal, pag.476.

CAP. VIII. D. Affonso de Noronha, Herdeiro da Cala de Odemira, pag. 562.

CAP. IX. Dom Sancho de Noronha, IV. Conde de Odemira, pag. 568.

CAP. X. D. Affonso de Noronha, V. Conde de Odemira, pag. 572.

CAP. XI. Dom Sancho de Noronha, VI. Conde de Odemira, pag.574.

### PARTE IV.

APITULO I. Dom Fernando de Noronha, III. Senhor de Vimieiro, pag. 582.

CAP. II. D. Francisco de Faro, IV. Senhor de Vimieiro, pag.591.

CAP. III. D. Marianna de Lencastre, pag. 602.

CAP. IV. D. Fernando de Faro Henriques , III. Senhor de Barbacena, pag. 631.

CAP. V. D. Francisco de Faro, I. Conde de Vimieiro, pag. 638.

CAP. VI. D. Sancho de Faro, VI. Senhor de Vimieiro, pag. 645.

CAP. VII. Dona Marianna de Faro, Condessa da Ilha do Principe, pag.647.

CAP.

CAP. VIII. Dom Diogo de Faro, VII. Senhor de Vimieiro, pag.654.

CAP. IX. D. Sancho de Faro, II. Conde de Vimieiro, pag.658.

CAP. X. D. Diogo de Faro, III. Conde de Vimieiro, pag.663.

CAP. XI. D. Diniz de Faro, e sua descendencia, pag. 669.

CAP. XII. D. Elevão de Faro, I. Conde de Faro, pag.671.

CAP. XIII. D. Diniz de Faro, II. Conde de Faro, pag. 676.

CAP. XIV. D. Francisco de Faro, VII. Conde de Odemira, pag.681.

CAP. XV. D. Luiza de Castro, Condessa de Tarouca, pag. 689.

CAP. XVI. D. Leonor Mascarenhas, pag.699.

# HISTORIA GENEALOGICA

CASA REAL PORTUGUEZA.

LIVRO VIII.

CONTEM

Os Condes de Oropesa.

- de Lemos,

- de Faro,

- de Odemira,

— de Vimieiro.

Tom.IX.

O Se-

### 16 O Senhor D. Duarte.



Dom

# 13 O Senhor Dom Diniz.

| 14 D. Fernando, D. Ifabel , Du- D. Leonor, D. Antonia , D. Mecia , VII. Conde de queza de Bra- Condelfa de Marichala de Condelfa de Lemos. gança. Ribadavia. Portugal. Chalant, Ordem de Christo.                                     | Bifoo Can                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 15 D. Pedro , VIII. Doon Ifabel , Con-<br>Conde de Lemos, deffa de Altamira, deffa de Medelhim.  D. Francisca , Con-<br>deffa de Medelhim.  D. Diniz , Comm<br>da Orden de Chri                                                       | endador môr                            |
| 16 D. Fernando, D. Beltraó. D. Pedro, D. André, Commendador na Ordem de Alemana.  D. André, Commendador mor de dem de Alemana.  D. André, Commendador mor de Christo.  Cordem de Christo.  D. Maria, mendador mor de Christo.  Lavre, | D.Violante,<br>Condeffa de<br>Redondo. |
| 17 D.Fernando, D.Francisco, D.Fernando, X. Conde de Lemos, Duq, de la Penha de Taurisano, de Matos,                                                                                                                                   |                                        |
| D. Catharina , Conde de Lemos.  D. Catharina , Conde de Gelves.                                                                                                                                                                       |                                        |
| (19 Dom Pedro, XIII. D. Maria, Duqueza de Veraguas.                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 20 D. Gigoes, XIV. Conde de Lemos, Quez de Almunha.  Dom Francisco.                                                                                                                                                                   |                                        |
| 21 D. Maria, Marque- 22 de Ardales.  D. Rofa, Marqueza de Leiva, e Aytona.  D. Rafaela, Duqueza / de Brjar.                                                                                                                           |                                        |

Tom.IX.

a ii

Dom

### 12 Dom Affonso Conde de Faro.

D. Fradique, Ar-cebispo de Çara-D. Sancho, III. Conde de Ode-Dom Fernando, D. Francisco D. Guiomar D. Mecia, Du-queza de Medide Noronha. de Portugal. Senhor de Vimieiro, adiante. goça. mira. na Celi. D. Affonfo de D.Maria, Con-Dom Joso, Go-D. Joanna, Du-D.Guiomar, D. Fradique de Noronha, her-Senhora de desla de Frasvernador de Çaqueza de Medi-Portugal. na Celi. deiro. fois. fim. Moxente. D. Sancho, IV. D. Josó de No-D. Anna de Portugal ronha, e Borja, Duqueza de Peltrana. mira. E6 D. Affonso, V. D. Nuno de D. Antonio de D. Manoel de D. Maria, Con- D. Joanna, Conde de Ode- Noronha, Noronha, Noronha, dessa de Atou-D. Antonia, dessa de Atou-Dona Anna, mira. guia. Freiras. 27 D. Sancho, V. Con-de de Odemira. 18 Dona Maria.

# 13 D. Fernando de Faro, III. Senhor de Vimieiro.

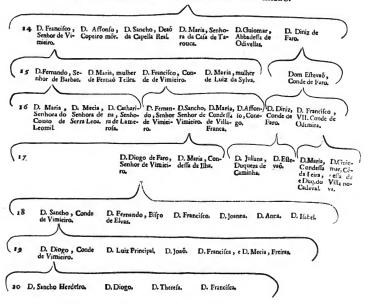

HISTO.



# DACASAREAL PORTUGUEZA. PARTE I.

# CAPITULO I. Do Senhor D. Duarte, Grande de Hespanha.



ORNANDO à precisa ordem da Historia Genealogica, he esta a primeira linha da Real Casa Portugueza, derivada da Serenissima Casa de Bragança, a qual estabelecida em divesso Reyno, continuou a sua Real

varonía com grande exaltação da Casa de Toledo no esclarecido ramo de Osopeza, que sobre a sua Tom.IX. illustrissima, e antiquissima origem, com esta nova

alliança se fez ainda mais respeitada.

Entre os filhos, que nascerao do excelso Thalamo do Serenissimo Duque de Bragança D. Joao I. do nome, e da Serenissima Senhora D. Catharina, foy o fegundo o Senhor D. Duarte, como deixa-

pag. 247.

Historia da Casa Real mos escrito no Liv. VI. Cap. XV. Nasceo a 21 de Portugueza, Tom.VL Setembro do anno de 1569, e foy hautizado a 29 do mesmo mez com toda a solemnidade por Manoel Passanha de Brito, Deau da Capella Ducal, fendo Padrinhos D. Constantino irmao de seu avô, e Madripha a Infanta D. Isabel sua avô. vado à pia nos bracos de D. Luiz de Noronha, Camereiro môr do Duque, e levarao as infignias os Officiaes, e Fidalgos da Casa na fórma, que nella se praticava em femelhantes occasioens, como deixamos escrito: e sendo educado com a direcção da Senhora D. Catharina sua may, estudou com curiofidade a lingua Latina de forte, que com o tempo veyo a ter hum largo conhecimento das bellas letras, sendo hum dos Senhores mais bem instruidos, e agradaveis do seu tempo; porque naturalmente era benigno, discreto, e zeloso do bem publico, revestido de huma seriedade, e prudencia, que o fez universalmente attendido, e respeitado.

Dominava Portugal ElRey D. Filippe II. e no tempo, que se apoderou do Reyno, entre as promessas, que havia feito à Casa de Bragança pela usurpação da Coroa, foy a de certas merces em

Helpa-

Hespanha para o filho segundo daquella Serenissima Cafa, como deixamos referido no Livro VI. Cap. XV. pag. 208 do Tom. VI. Assim fez a Doaçao seguinte ao Senhor D. Duarte, e referindo os motivos, que o moverao a esta merce, diz: E acatando los muchos, y grandes servicios, que D. Juan. Duque de Bergança, ya defunto, mi muy charo, y muy amado Primo me hizo durante su vida, y especialmente al tiempo, que por falecimiento del Serenissi. mo Rev de Portugal Don Henrique mi Tio, que eftê en gloria, subcedi en los mis Reynos daquella Corona, y fuy personalmente a ellos, y el mucho deudo, que conmigo tiene Doña Catalina , Duqueza de Ber. gança, su muger, mi muy chara, y muy amada Prima, y en alguna mueltra de la voluntad, que le tengo de honrar, y hazer merced a fus hijos, y descendientes: y entendiendo, que todos ellos procederan de la misma manera, y reconoceran siempre las que de mi recebieren, tuve por bien de hazer merced a Don Duarte mi sobrino, hijo segundo de los dichos Duques de Bergança, ce. E fazendo menção da promessa, que lhe havia feito de hum lugar de mil Vassallos nos Reynos de Castella com quatro mil cruzados de renda cada anno, e o titulo de Marquez, tudo de juro, e herdade, e por não achar lugar a proposito, lhe sez merce das Villas de Frechilha, e Villa Ramiel, que erao Behetrias no destricto do Adiantado de Castella em o partido de Campos. Pelo que o creou Marquez de Frechilha, mandandolhe Tom.IX. A ii

# Historia Genealogica dolhe passar Carta dos quatro mil cruzados de ju-

ro, e renda perpetua para elle, e seus herdeiros, para que com as ditas Villas os tivessem, e possuisfem por bens vinculados ao Morgado, em que succedessem os filhos varoens de hum a outro, e por falta de varao a filha, conforme a disposição da Ley daquelles Reynos, que tratao da successão dos Morgados, e que na falta dos filhos, e descendentes, succederá o parente mais chegado, com outras muitas clausulas estimaveis, e de grande honra, que se podem ler na Doacao, a qual acaba: Y ansi mismo mando, que tome la razon deste dicho Alvala Pedro de Contreras, mi Criado, fecho em Valladolid a 6 de Jullio de 1592. = Yo ElRey. = Yo Juan Velasques de Salazar, Secretorio del Rey nuestro Señor la fise escrevir por su mandado. Depois por outro Alvará do mesmo anno, passado na dita Cidade a 13 de Outubro, lhe fez certa a dita quantia do juro perpetuo nas Alcavalas de certas Villas, e Lugares.

Prova num. 1.

A Cafa de Oropeza com o appellido de Toledo conservava na sua grandeza a veneravel anti-Nobleja de España no guidade da sua esclarecida origem. Jeronymo de Alonfo Telles de Menezes, infignes rezes, Blascens de los Genealogicos, cujos Escritos merecem estimação, O Conde de Mera, referem, que os Toledos deduzem a sua ascenden-

Discursor l'instre His- cia dos Emperadores de Constantinopla, e tambem de les Toledos, pag 44 alguns entenderao ferem descendentes dos Godos, imprest, em Toledoso o que fermio o Conde de Mora fundando 6 no anno de 1636.

o que seguio o Conde de Mora fundando-se no Pfeudo-

Pseudo-Chronicon do Arcipreste Juliao Peres. mayor Genealogico, que teve Hespanha, o insigne D. Luiz Salasar de Castro, diz, que ha muitos se. Salazar, Glor, de la Caculos estava recebida a opiniao, de que D. Pedro, Conde de Carrion, em que os Nobiliarios das principio a esta familia, era Principe Grego, e havia nascido a 8 de Abril do anno de 1053, filho de Isacio Comneno Cefar, e neto de Isacio Comneno, que no anno de 1057 occupara o Throno de Conftantinopla. Achou-se D. Pedro, Conde de Carrion, na Conquista de Toledo no anno de 1085, do qual ainda consta, que tres annos depois vivia. Casou com D. Ximena, filha de D. Nuno Affonso, Principe da Milicia de Toledo, e teve diversos herdamentos na dita Cidade, que herdarao feus filhos, de que descenderao com appellido de Toledo por varonia os Condes de Oropeza, Duques de Alva . Marquezes de Villa-Franca , e outras Cafas illustres em Hespanha.

No anno de 1475 foy erigido o Conde de Oropeza pelos Reys Catholicos D. Fernando, e Dona Isabel a favor de D. Fernando Alvares de Toledo, Senhor de Oropeza, Jarandilha, la Calçada, Cavanhas, e outras terras, e foy o I. Conde de Oropc-Casou com D. Leonor de Zuniga, viuva de Salezar, Hist. da Casa D. Ioao de Luna II. Conde de Santo Estevão de de Lara, tom. 4, lib.3, Gormas, filha de D. Alvaro de Zuniga, I. Duque ap.1.12847. de Arevalo, Placencia, e Bejar, Alcaide môr de Burgos, Iustica mayor de Castella, Senhor de Gibraleon.

braleon, Capilha, Encinas, Olvera, Ayamonte, e outras grandes terras, e de sua mulher D. Leonor Manrique, filha terceira de D. Pedro Manrique, VIII. Senhor de Amusco, Trevinho, Navarrete, &c. Rico Homem, Adiantado mayor de Castella, e de sua mulher D. Leonor de Castella, filha de D. Fradique, Duque de Benavente, Senhor de Manfilha, Medina Sidonia, Medina de Rio Secco, &c. filho del Rey Dom Henrique, II. de Castella, e de Leao, e de D. Brites Ponce de Leao, Senhora de Haro part, 2. lib, 6, cap. Villadenga, e Santa Maria de Cabreiros. Lopes de Haro padeceo equivocação fazendo a D.

3. 125.42.

Leonor de Zuniga filha de D. Pedro de Zuniga. Conde de Ledesma, e da Condessa Dona Isabel de Gusmao, Senhora de Gibraleon, os quaes forao Sabzar de Castro, Ad- seus avós, como escreve Salazar na Historia da Ca-

146.327.

nertentias Historicas, sa de Lara. Deste grande Senhor era terceiro neto D. Joao Garcia Alvares de Toledo Monroy e Avala, V. Conde de Oropeza, e de Deleitosa, Senhor de Cavanhas, Jarandilha, Belvis, Almarás, Cebolha, Mejorada, Seguilha, Cerbera, e Castello de Vilhalva, Estados, em que succedeo ao Conde D. Fernando seu pay no anno de 1571; servio a ElRev D. Filippe II. e foy encarregado da trasladação dos osfos do Emperador Carlos V. seu pay desde o Convento de Juste ao Real de S. Lourenco do Escurial, e dos de sua tia a Infanta D. Leonor, Rainha de Portugal, e França, irmãa do Emperador, que estavao em Mèrida, em cuja jornada mostrou

mostrou o Conde prudencia, authoridade, e a grandeza da fua Cafa; porque tudo executou com admiravel providencia, e generofidade. ElRey lhe Cabrera, Hill, ElRey lhe D. Filippe 11, lib. V. fez merce da Grandeza, e o mandou cobrir no anno cap-7-1-6-147. de 1577. Casou com D. Luiza Pimentel, filha de D. Antonio Affonso Pimentel, VI. Conde de Benavente, de cujo esclarecido matrimonio nasceo D. Luiza de Toledo, que faleceo de tenra idade; porém Salazar diz, que fora unica D. Brites de Toledo Monroy e Ayala, que foy herdeira da Casa de Oropeza.

Tratou o Conde seu pay o seu casamento com o Senhor D. Duarte, e se celebrou o Tratado Ma. trimonial no Escurial, onde ElRey D. Filippe entao fe achava a 2 de Outubro de 1595, em que forao revestidos de poderes para a sua otorga, pela parte do Conde, e fua filha, D. Gomes de Avila, Marquez de Vellada, Ayo, e Mordomo môr do Principe, e da Infanta, do Confelho de Estado, e da parte do Senhor D. Duarte D. Rodrigo de Lencastre, Mordomo de Suas Altezas. Nelle se acordou, que o Senhor D. Duarte dentro de dous mezes iria ao lugar, que se apontasse para se effeituar o Matrimonio: que o Conde daria a sua filha tres Prova num. 2. mil ducados pagos pelos tres terços do anno, e que no caso de elle ter filho varao, entao daria a fua filha em dote cem mil ducados, impostos com faculdade Real sobre os Estados do Conde, cessando entao os tres mil ducados de alimentos, os quaes

pagaria

pagaria com todos os feus juros : e que o Senhor D. Duarte com sua esposa viviriao com os Condes onde elles residissem. O Senhor D. Duarte prometeo de arrhas dez mil ducados, que declarou cabiao na decima parte dos feus bens livres; e que os filhos, que nascessem deste matrimonio, usariao do Appellido, e Armas da Casa de Oropeza; e tambem, que acontecendo recahir no Senhor D. Duarte a Cafa de Bragança, se separariao as Cafas nos filhos: e que nao podendo elle refidir nos Estados de Oropeza, e Deleitosa, entao nomearia tres Jurisconsultos de sãa consciencia para administração da justica, e bom governo dos seus Vassallos, e que o primeiro feria o superior, e teria seiscentos ducados cada anno de ordenado, e os outros a quatrocentos, e se otorgarao outras condições, como he costume, e se podem ver na Escritura, que vay lancada por inteiro nas Provas. Forao testemunhas D. Christovao de Moura, Commendador môr de Alcantara, do Conselho de Estado, e Sumilher de Corpus do Principe, D. Fernando de Toledo, e D. Joao Idiaques, Commendador môr de Leao, do Conselho de Estado. Effeituou-se o matrimonio na Villa de Oropeza com grande pompa, e satisfação dos Condes, porque ajuntando à illustre antiguidade da sua Casa o sangue Real da de Portugal, se elevou a de Oropeza muito com os Reaes parentescos, que a fez ainda mais respeitada no Mundo.

ElRey

ElRey D. Filippe o Prudente, que bem reconhecia os merecimentos, que concorriaó na pefsoa de D. Duarte, porque lhe era muy conjuncto em fangue, quando passou a residir na Coite, o creou Grande de Heipanha, sem que annexasse a grandeza ao titulo de Marquez de Frechilha, de que Îhe havia feito merce, senao no seu mesmo nome. como já se praticara com outros Principes Estrangeiros, que forao Octavio Farnese, seu irmao: Filippe Guilherme, Principe de Orange, Carlos de Lorena, Duque de Aumale, e outros, que resere Dem Alonto Carrilho na Origem da Dignida- Carrilho, Origen, y de de Grande. Assima a primeira vez, que soy a pasto.

presença del Rey a receber as honras da grandeza, Sandre-Marthetom.z. hia acompanhado dos Grandes, Senhores, e No. P. Ansim. Histor. Grandes. breza da Corte, em tao grande numero, que se re- ral de France, to n. t. pag. 62 2. impr. em Pa. fere eraő mais de quatrocentos os coches. ElRey rizem 1726. o recebeo em pé na falla publica com especial benevolencia, conferindolhe todas as honras praticadas com a Dignidade; e depois de o mandar cobrir, lhe perguntou como havia passado na jornada, e pelo Duque de Bragança seu irmao, fazendolhe outros favores nao costumados naquelles actos, que a benignidade del Rey dispensou para honrar assim a D. Duarte. Passou depois à audiencia do Principe das Asturias, em quem experimentou igual benevolencia.

Assim soy na Corte de Hespanha o Senhor D. Duarte Grande da primeira ordem, Marquez de Tom.IX.

Frechilha, Senhor de Villa Ramiel, Commendador de Castilnovo, e Alseres mayor da Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe III. com as entradas livres, fem obrigação de affiftencia, do feu Confelho de Effado, e Guerra, e na mesma fórma delRey D. Filippe IV. e pelo seu segundo casamento Marquez de Malagon. Nesta Corte conseguio universal estimação, porque as virtudes, de que se adornava, erao praticadas com tal suavidade, que naturalmente era amado dos Grandes, e respeitado de todos; sempre confervou grande correspondencia com o Duque D. Theodosio II. seu irmao, e com todos os Senhores da Serenissima Casa de Bragança, em cuja Corte se achou no anno de 1604 no Bautismo do Duque de Barcellos D. Joao, depois Rey, de quem foy Padrinho, como dissemos no Capitulo I. do Liv. VII. A Senhora D. Catharina sua may o estimou muito, attendendo-o fempre, e ouvindo-o nos negocios de mayor importancia; porque elle foy dotado de singular talento, com applicação às bellas letras; estimou os eruditos, que achavao nelle aco. lhimento, e amparo; assim teve trato com os sabios do seu tempo, amou a Poesia, que entendeo scientificamente, e foy excellente Poeta no tempo, em que em Hespanha florecerao celebres engenhos: pelo que no Certamen Poetico, que fez a Ordem Terceira em Madrid nas festas da Canonização da Rainha Santa Isabel, sua Real ascendente, soy o Senhor

# da Casa Real Portug. Liv. VIII. II

Senhor Dom Duarte Juiz do Certamen, sendo seu adjunto o infigne Lope de la Vega e Carpio, co. mo refere huma Relação desta solemnidade impresfa em Barcellona no anno de 1625. No mesmo an. no entre as diversas festas, com que ElRey D. Filippe IV. celebrou a mesma Canonização da Santa Rainha, que em Roma promovera com tanta di. ligencia, forao humas quadrilhas de Canas, em que ElRey entrou, querendo com a fua Real peffoa fazer mayor o applaulo, que dedicava à Rainha Santa Isabel, de quem descendia, e foy entao Padrinho o Senhor D. Duarte. Houve Touros, que forao bem executados: e tanto que se acabarao, os Capitaens, e Tenentes da Guarda despejarao a praça, e logo entrarao D. Duarte, e o Marquez de Aytona para Padrinhos das Canas, e alcançando licença da Rainha, entrarao na praça oito quadrilhas de seis Cavalleiros cada huma: na primeira entrou EiRey, o Infante D. Carlos feu irmao, o Almirante de Castella, o Conde de Olivares, o Marquez del Carpio, e o Marquez de Castello-Rodrigo; na segunda o Condestavel Dom Francisco de Cordova, o Conde de Villa Môr, o Marquez de Alcaniças, o Senhor de Zurcos, e Dom Gaspar de Teive; na terceira o Marquez de Liche, o Conde de Santo Estevan, o Marquez de Belmonte, Dom Luiz de Faro, o Conde de Portalegre, e D. Diogo Mexia; na quarta o Marquez de Camaraça, o Conde de Villalva, o Conde de Salvaterra, o Mar-Tom. IX. Bii quez

quez de Orani, o Conde de Punhonrostro, e o Conde de Navalmoral; na quinta o Duque de Ossuna, o Conde de Montalvao, o Conde de Mayorga, o Duque de Hijar, o Conde de Luna, e o Conde de Lemos; na fexta o Marquez de Vallada, o Duque de Villahermofa, o Marquez de Este, o Conde de Sastago, o Principe de Esquilache, e Dom Francisco de Erasso; na setima o Conde de Ricla, o Marquez de Almança, o Marquez del Valle, o Embaixador do Emperador, D. Antonio de Moscoso, e o Conde de Mejorada; na oitava o Conde de Fuensalida, o Conde de Centillaña, o Duque de Lerma, o Marquez de Formista, D. Lourenço de Castro, e o Conde de Monte-Rey: a grandeza, com que sahirao para o campo, foy digna da satisfação de hum Rey magnifico, como foy ElRey D. Filippe IV. a quem se fazia grata a pessoa do Senhor D. Duarte; porque na nobre arte de Cavallaria foy destro, sendo hum dos insignes Cavalleiros do seu tempo, em que os houve admiraveis, e na mesma fórma na Poesia, que ElRey tambem amava, e favorecia muito: pelo que entre as virtudes de D. Duarte se saziao ainda mais plausiveis por serem do genio del Rey; e nas occasioens de gosto, em que a sua Real pessoa se entretinha, era elle hum dos primeiros escolhidos, como já se tinha visto na Corte nas magnificas festas, com que no Cepedes, Historia de anno de 1623 applaudio a vinda a Madrid de Carlos Principe de Gales, depois infelicissimo Rey de Ingla-

Filippe IV . part. t. liv. 4. cap. 12. p.g. 317.

# da Cala Real Portug. Liv. VIII.

Inglaterra, a quem querendo divertir, entre outros obsequios, fez hum jogo de Canas, que se executou na praça de Madrid a 21 de Agosto do referido anno, fendo dez as quadrilhas, de que ElRey to- Salazar, Hift de la Caanno, fendo dez as quadrimas, as que mou a primeira, a Villa a fegunda, as outras o Se. Idad Silva, tend. liv. nhor D. Duarte, o Duque do Infantado, D. Pedro de Toledo Marquez de Villa-Franca, o Marquez de Castello-Rodrigo, D. Mancel de Zuniga. VI. Conde de Monte-Rey, o Almirante de Caftella D. Luiz Fernandes de Cordova, o Duque de Sefa, Baena, e Soma, Almirante de Napoles, e o Duque de Cea. No anno de 1626, em que o Papa Urbano VIII. mandou a Hespanha por Legado à Latere ao Cardeal Francisco Barberino, que foy recebido com a magnifica pompa, que refere Cef- Cefreder Chron. do dipedes na Chronica do mesmo Rey, teve D. Duarte grande trato com o Legado, e lhe foy tao util a fua amisade, que o mesmo Papa por hum Breve Prova num. 3. passado em Roma a 3 de Janeiro de 1627 lhe agradece com vivas expressoens o muito, que a sua Religiao se havia distinguido no respeito da Sé Apostolica na estimação do Legado, piedade propria dos Principes Brigantinos, e do fangue Real, que o animava.

Nao durou muito D. Duarte, porque no mesmo anno de 1627 a 28 de Mayo faleceo em Madrid de hum accidente de asma, queixa, que havia muitos annos padecia, havendo no dia antecedente seito o seu Testamento, em que ordena seja enter- Prova num. 4.

to Rey , liv. 7. cap. 3.

rado

rado em Villa-Viçosa na Capella do enterro dos Duques de Bragança, aos pés da sepultura do Duque D. Theodosio seu Senhor, e irmao; e porque fe nao poderia logo executar, ordenou, que o feu corpo fosse depositado em S. Domingos o Real de Madrid, e nomea por seus herdeiros ao Conde de Oropeza seu neto, e Dona Marianna de Toledo e Portugal sua neta; e por seus Testamenteiros a Antonio da Mota seu Mordomo, a D. Pedro de Castilho seu Camereiro, o Licenciado Joao Mendes da Fonseca, e o Licenciado Antonio Paes Viegas seus Contadores; (este ultimo passou ao serviço da Casa de Bragança, e soy Secretario do Duque D. Joao II. do nome, e seu Secretario de Estado. quando foy acclamado Rey. ) Depois nomeou tambem por seu Testamenteiro ao Desembargador Gonçalo de Sousa de Macedo, a quem entao encarregou a interpretação do seu Testamento; porque com elle o havia tratado, e todas as suas cousas estando com saude perfeita. Seu filho Antonio de Sousa de Macedo nao se esquecendo desta honra, que teve seu pay, faz della mencaó na Lusita. nia Liberata no Appendix, Cap. 1. pag.739. Manda mais o Senhor D. Duarte lhe digao dez mil Mifsas; e declara, que no caso de faltarem seus netos, ou descendentes, para entao nomea por successor das suas Villas de Frechilha, e Villa Ramiêr ao Duque de Bragança, que entao for, e aos Senhores, que succederem na Casa, e Morgado daquella Sere-

Serenissima Casa. Instituio duas Capellansas perpetuas na Capella Ducal de Villa-Viçosa, que nomeou nos Licenciados João Mendes da Fonseca, e Antonio Paes Viegas. E tendo satisfeito com piedade, razao, e amor a seus netos, parentes, e aos seus criados com largueza de legados, e tenças vitalicias, ordenou, que se cumprisse em tudo oseu Testamento por ser esta a sua ultima vontade. Foy depositado o seu corpo no Mosteiro das Religiosas de S. Domingos o Real de Madrid, onde iaz. A sua morte soy sentida geralmente dos parentes, amigos, e indifferentes, por ser este Principe amavel por virtudes, e genio. Era bizarro, de gentil presença, benigno, favorecedor dos estudiofos, agradavel, generoso, e luzido, com admiravel talento nos negocios, em que votava com muito desembaraço, e acerto, excellente cortezao, pelo que mereceo hum universal applauso. destro no manejo dos cavallos, em que se singularifou entre os Senhores do seu tempo. Foy infigne Poeta, e delle faz mençao Joao Franco Barreto na Carta, que escreveo a Cosme Ferreira de Brum, que anda no principio da fua Bibliotheca Lufitana, de que o Duque de Cadaval tem huma copia, dizendo: E vos, o Serenissimo Marquez de Malagon, e Frechilha, Duarte Excellentissimo, onde assiste de Portugal Real Sangue, Cc. Foy o motivo desta Carta o haver Lope de la Vega e Carpio impresso em Madrid no anno de 1630 o seu Laurel de Apolo,.

e na Sylva terceira fallando nos Poetas Portuguezas, nomeou fómente quinze: respondeolhe logo Jacintho Cordeiro em 1631, e mostrou o quanto se havia esquecido de outros muitos, que nomea na sua Obra, e Joao Franco Barreto na referida Carta, accusando a hum, e outro de diminutos, faz menção de hum grande numero de Poetas Portuguezes.

Casou a primeira vez a vinte e cinco de Fevereiro de 1596 na Villa de Oropeza com D. Brites de Toledo, Marqueza de Jarandilha, (assim a intitula D. Duarte no seu Testamento) que era presumptiva herdeira da Cafa de Oropeza, por fer filha unica, como fica dito, nao durou muitos annos esta uniao; porque a Marqueza faleceo no mais florído tempo da idade, havendo tido os filhos feguintes:

D. FERNANDO ALVARES DE TOLEDO E PORTUGAL, Marquez de Jarandilha, com quem se continúa no Capitulo II.

D. JOAO DE TOLEDO,

D. FRANCISCO DE TOLEDO, que falece-

1. hv. 3. cap. 14. pag. 325.

rao de tenra idade. Salazar, Militria dela Casou segunda vez com Dona Guiomar Pardo e Caia de Sylva, ton. Tavera, Marqueza de Malagon, que já havia fido cafada duas vezes, a primeira no anno de 1574 com D. Joao de Zuniga e Requesens, Commendador mor de Castella, Senhor das Baronias de Martorel, San Andrés, e Molin de Rey, filho de D. Luiz de Zuniga, Commendador môr de Castella, e ficando

cando viuva no anno de 1577, casou segunda vez no anno seguinte com D. Joao de Gusmao, filho dos quartos Condes de Alva de Liste, e a terceira com D. Duarte. Era filha de Antonio Arias Pardo de Savedra, Mariscal de Castella, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Senhor de Malagon, Paracue. lhos, e Henan, Cavalhero, Patrao do Hospital do Cardeal Tavera seu tio, e de D. Luiza de Lacerda sua segunda mulher, filha de D. Joao de Lacerda . I. Duque de Medina-Celi, e da Duqueza D. Maria da Sylva, filha de D. Joao da Sylva, III. Conde de Cifuentes, Alferes môr de Castella, e da Condessa D. Catharina de Toledo, filha de D. Fernando Alvares de Toledo, I. Conde de Oropeza; mas deste matrimonio nao ficou successão, nem a Marqueza deixou alguma.

#### CAPITULO II.

De Dom Fernando Alvares de Portugal, VI. Conde de Oropeza, e I. Marquez de Jarandilba.

Toy prefumptivo herdeiro da grande Casa de Oropeza, que nao chegou a lograr, D. Fernando Alvares de Toledo e Portugal, que naíceo no anno de 1597. ElRey D. Filippe III. o Tom. IX.

#### Historia Genealogica

1 8

creou Marquez de Jarandilha estando em Valença a 8 de Março de 1599, nao tendo mais que dous annos de idade. O alto nascimento de D. Fernando era tal, que deu occasiao a huma merce tao singular, de que nao havia outra femelhante em Hefpanha, de que se désse titulo a pessoa alguma de tao tenra idade, de que justamente se admirou Estevaő Garibay no Tom. VIII. das suas Obras nao Salazar, Advertencias impressas, como diz D. Luiz de Salazar e Castro. Depois pela renuncia, que fez seu avô dos seus Estados no anno de 1619, foy VI. Conde de Oro.

peza, III. de Deleitosa, e Belvis, Senhor de Al-

Hijtoricas , pag. 327.

43.

Haro tom. I.cap. 3. pag. marás, Cebolha, &c. e diz Alonfo Lopes de Haro, que foy para servir o Estoque ao mesmo Rey na jornada, que naquelle anno fez a Portugal. Porém na Relação, que imprimio João Bautista Lavanha, não vem nomeado o Conde de Oropeza, e nao era pessoa, que lhe pudesse esquecer : pelo que algum motivo poderia embaraçar ao Conde acompanhar a ElRey. Esta nova preeminencia de levar o Estoque delRey já tinha sido exercitada pelos Senhores desta Casa, e depois se continuou nos Condes de Oropeza, seus successores, nas suncões Regias, que em Portugal exercita o Condestavel do Reyno, e em Aragao o Camarlengo. co.

tor. 125. . 5.

Salazar, Alarent, Hif- mo refere o insigne Salazar, escandalisado de Dom Joseph Pellicer dar ao Conde o nome de Floque Real, quando pudera ver hum Sello da Cafa de Oropeza, onde acharia a verdade; porque no feuulava.

usava o Conde D. Manoel Joachim, que elle vi. ra, e lera o letreiro, que cercava o Escudo: D. Ema Vc. Comes OroPES A, Cattella, V Legionis Regius Es Pactarius. Da letra deste Sello fe tira, que o Conde usava deste titulo como Dignidade derivada do antigo, que era Guarda do Corpo do Principe, conforme Ducange, e outros Authores, que dizem ser: Spatharius Imperatoris cer. poris cultos, sendo o Spatharius Dignidade no Imperio Constantinopolitano, a qual tambem se praticou na Corte dos Reys Godos, e se acha entre outros esta Dignidade no tempo delRey D. Rodrigo ultimo Rey Godo, donde parece depois se Petrus Pantinus de Di. drigo ultimo Rey Godo, donde patece depois le guitatibus, o Obicis derivou aos Reys antigos de Castella, e de Leao, Regua e domas Regue tendo Spathario, cujo honroso emprego se encarregou aos Senhores da Casa de Oropeza, aonde se conserva ha muitos seculos. Não o logrou muitos annos o Conde D. Fernando, nem os Estados da Casa de Oropeza; porque saleceo em vida de feu pay, contando vinte e quatro annos de idade, no de 1624.

Casou com D. Maria Pimentel filha de D. Joao Affonso Pimentel, VIII. Conde de Benavente, de Mayorga, e de Vilhalon, &c. Vice-Rey de Valença, e Napoles, Presidente do Conselho de Italia, Mordomo môr da Rainha, e do Conselho de Estado, e da Condessa D. Mecia de Zuniga e Requesens sua segunda mulher, filha de D. Luiz de Zuniga e Requesens, Commendador mayor de Cas-Tom.IX. Cii

Gotborum , 0.16.

tella, e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes:

D. JOAO ALVARES DE TOLEDO E POR-18 TUGAL, foy o primogenito desta grande Casa, em que succedeo ao Conde seu pay no anno de 1624, e a logrou pouco tempo, porque poucos mezes depois faleceo de curta idade em vida de seu avo; porém elle não he contado entre o numero dos Condes, fendo que fuccedeo ao Conde feu pay.

D. DUARTE FERNANDO, Conde de Oropeza, de quem se fará mençao no Capitulo III.

tom. 2. liv. 10. cap. 2. 5 2. pag. 3 2 8. Varia, Arzore da Cafa de Eragana, num. 55.

D. MARIANNA ENGRACIA DE TOLEDO E PORTUGAL, Marqueza de los Veles, casou com D. Salarar, Casa de Lara, Pedro Fajardo de Zuniga e Requesens, V. Marquez de los Veles, e de Mollina, Adiantado mayor do Reyno de Murcia, Vice-Rey de Aragao, de Navarra, de Catalunha, e Sicilia, Embaixador em Roma, de quem foy segunda mulher, e ficando viuva a 3 de Novembro do anno de 1647, foy Aya delRey D. Carlos II. e morreo no primeiro de Janeiro de 1686 tendo os filhos seguintes: Dom Pedro Fajardo, que com espirito mais elevado, deixando a successão da sua Casa, passou a huma vida austera, tomando o habito dos Carmelitas Descalcos, onde se chamou Fr. Pedro de Jesus Maria, e foy Geral da sua Religiao. D. Fernando Joachim de Requesens e Zuniga, foy VI. Marquez de los Veles, de Mollina, e de Marterel, Adiantado mayor de Murcia, Condestavel de Indias, Commendador

dador de Segura na Ordem de Santiago, Gentilhomem da Camera del Rey de Castella, do seu Confelho de Estado, Governador de Oran, Vice-Rey de Sardenha, e Napoles, Estribeiro mor da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, Presidente do Conselho de Indias, e Superintendente da fazenda Real, o qual casou duas vezes, a primeira com a Marque. za D. Maria de Aragao e Sandoval, que morreo no anno de 1686, e era filha do VI. Duque de Segorbe Dom Luiz Ramon Folch de Cardona; e a fegunda com a Marqueza D. Isabel Rosa de Avala filha de D. Gonçalo Fajardo, Marquez de S. Leo. nardo, Conde de Castro, e ficando viuva casou com D. Joachim de Zuniga, Marquez de la Banhesa, com successão. De nenhum destes matrimonios a teve o Marquez D. Fernando, e morreo a 2 de Novembro de 1693. D. Joseph Fajardo, que foy o terceiro na ordem do nascimento, foy Commendador de Castelhanos na Ordem de Calatrava. e servindo nas galés de Hespanha, foy morto em hum combate peleijando com os Turcos no anno de 1670. D. Maria Theresa Fajardo e Mendoga, succedeo na Casa por morte de seu irmao o Marquez D. Fernando, e foy VII. Marqueza de los Veles, de Molina, e de Martorel, e Senhora dos mais Estados, e dignidades desta grande Casa. No anno de 1665 casou com D. Fernando de Aragao e Moncada Luna e Peralta, VIII. Duque de Montalto, e de Bivona, Principe de Paterno, como já dissemos no Livro II. Capitulo VIII. do Tomo I. pag. 399.

#### CAPITULO III.

De D. Duarte Fernando Alvares de Toledo e Portugal, VII. Conde de Oropeza, &c.

18 P Ela morte de seu irmaő o Conde D. Joad succedeo na Casa de seus avós D. Duarte Fernando Alvares de Toledo e Portugal, e foy VII. Conde de Oropeza, e V. de Deleitosa, e Belvis, Marquez de Frechilha, Jarandilha, Senhor de Cebolha, Vilhalva, e todos os mais Estados, que nesta grande Casa se ajuntarao : sao muy curtas as memorias, que alcançamos deste grande Senher, e sómente sabemos os empregos, que occupcu, sem alguma individuação, o que nos fuccede com todos os mais Senhores desta Casa; mas nao foy omissão nossa, porque depois da morte do ultimo varao desta esclarecida Casa, quando tinhamos dado principio à Historia Genealogica da Real Portugueza escrevemos a hum grande Senhor em cuja descendencia se achava esta Casa, para que nos soccorresse com as noticias, que lhe apontavamos, e com outras, que tambem à sua pertenciao, e havendonos respondido por Carta de 13 de Julho de 1731 com aquella civilidade, que se podia esperar de tal Senhor,

Senhor, dizia: Quedo con las memorias de les pare. les, que apunta, y en el cuidado de mandar buscar en mis archivos, y los de mi nieta todas las razones, que conduscan al intento, c. Depois por outra de 31 de Julho do melmo anno nos favoreceo, dizendo a precisao, em que se achava de passar a Sevilha a servir a ElRey D. Filippe V. no seu emprego de Mordomo môr, e entao mudou de opiniao; porque nem as noticias, que pertenciao à sua Casa, de que no Tomo VI. tratamos tao levemente, nem as de Oropeza, de que agora necessitavamos, chegarao, sem embargo de as solicitarmos; e supposto algum decente motivo o obrigaria àquella resolução, he certo, que seguirao differente dictame o Duque de Veraguas, e o Conde de Lemos; porque estes dous grandes Senhores nos fizerao a merce de nos communicarem com notavel pontualidade tudo o que pu lerao descobrir, e o Duque com huma grande benignidade ficou entretendo comnosco huma correspondencia até que saleceo.

Foy o Conde D. Duarte Vice-Rey de Navarra, e de Valença, Presidente do Conselho de Ordens, e ultimamente do de Italia. Faleceo a 25 de Junho de 1671. ElRey D. Pedro, entas Principe Regente, querendo honrar ao Conde na memoria de ser ramo da Serenissima Casa de Bragança, tomou na sua Real pessoa luto por tres dias, e a Corte toda na mesma sórma por aviso do Secretario de Estado de 24 de Julho do reserido anno.

Cafou

Saltzar, Cala de Lara, Casou no anno de 1636 com D. Anna Monica de 16 m. 1. liv. 7. caj. 4. pag. Cordova Zuniga e Pimentel, VI. Condessa de Alcaudete, Marqueza de Vilhar, e de Vianna sua prima com irmãa, que havia fido Dama da Raipha D. Isabel de Borbon, e depois de se haverem feito os contratos deste casamento a 18 de Março do referido anno, antes de que se effeituasse esta uniao, Dom Rodrigo Pimentel filho segundo dos nonos Condes de Benavente, que havia succedido no Morgado de Alharis à terceira Marqueza de Vianna, e por se achar viuvo do anno antecedente de D. Maria de Velasco, Marqueza de Hinojosa, sua primeira mulher, requereo a Condessa de Alcaudete D. Anna Monica sua prima com irmãa, que em satisfação das clausulas, com que fora inftituido o Morgado de Vianna, casasse com elle: porém como esta Senhora sem embargo do requerido, celebrasse o seu matrimonio com o Conde de Oropeza; D. Rodrigo Pimentel lhe fez demanda pela Casa de Vianna, allegando, que nelle havia recahido em virtude da claufula, a que se havia faltado. Finalmente a Condessa D. Anna Monica com o Conde D. Duarte seu marido, e o seu Curador de huma parte, e da outra D. Rodrigo, fe compuzerao a 3 de Fevereiro de 1638, cedendo a Condessa o Titulo, e Morgado, e mais dependencias da Casa de Vianna a favor de D. Rodrigo Pimentel, e seus successores. Era a Condessa D. Anna Monica filha unica de D. Joao de Zuniga Pimentel,

mentel e Requesens, I. Marquez del Vilhar, Commendador de Ocanha na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera sem exercicio, irmao de sua may como filho dos oitavos Condes de Benavente, e de D. Antonia de Cordova, V. Condessa de Alcaudete, IV. Marqueza de Vianna sua mulher, filha de D. Francisco Fernandes de Cordova, IV. Conde de Alcaudete, Senhor de Monte-Mayor, e outras terras, do Conselho de Estado, &c. e de D. Anna Pimentel, III. Marqueza de Vianna, filha de D. Pedro Pimentel, I. Marqueza de Vianna, e dessa escalarecida uniao so unico

19 D. MANOEL JOACHIM DE TOLEDO E POR-TUGAL, OITAVO CONDE de Oropeza, que occupará

o Capitulo IV.

### CAPITULO IV.

De D. Manoel Foachim de Toledo e Portugal , VIII. Conde de Oropeza.

19 S Uccedeo na Casa de Oropeza ao Conde seu pay Dom Manoel Joachim de Toledo Portugal Cordova Monroy e Ayala, que nasceo no anno de 1644, e soy VIII. Conde de Oropeza, VII. de Alcaudete, de Deleitosa, e de Belvis, IV. Marquez de Frechilha, Jarandilha, e del Vilhar, Senhor de Cebolha, Almarás, Mejorada, e outras Tom.IX.

D Villas,

## Historia Genealogica

Villas, Commendador de Havanilha na Ordem de Calatrava, Capitao General de Toledo, Gentilhomem da Camera del Rey D. Carlos II. e muy seu valido, do Conselho de Estado, e Guerra, Presidente do Conselho de Italia, e depois do de Castel. la, em que entrou a 24 de Julho de 1684, e Grande

564.

26

Salazar, Hiftor. de la da primeira classe. O douto D. Luiz de Salazar fa-Cofe de Sylva, tom. zendo delle memoria na fua Historia da Cafa de Sylva, diz: Principe adornado de tan excellentes virtudes, que justamente puede competir la gran veneracion, que ellas le adquieren, con la que heredo por lu alto nacimiento. Assim era applaudido o Conde, porque foy de genio cortezao, e grande favorecedor dos benemeritos, e como era muy valído del Rev D. Carlos, começarao os seus emulos a maquinarlhe a ruina, que veyo a succeder por modo bem estranho.

Continuava o Conde de Oropeza no grande emprego de Presidente de Castella, do qual se nao havia esquecido D. Manoel Arias, da Ordem de S. Joao, que em governo occupara aquelle lugar, e unindo-se com o Cardeal Portocarrero, e D. Francisco Ronquilho, que tambem havia sido Corregedor de Madrid, em que lograra o popular applauso, determinarao perder ao Conde de Orope. za, e ao Almirante de Castella, que lhe serviao de

Marquez de S. Filipre, embaraço à fua exaltação. Affim o escreveo o Mar-Connett. dela Citer, de quez de Sao Filippe nos Commentarios da guerra 1/14/4, pag. 10. de Hespanha; e que nao se descuidando Ronqui-

lho

lho em espalhar pelo povo tudo quanto pudesse irritallo contra o Conde de Oropeza, o veyo a conseguir pela casual esterilidade, que naquelle auno se padecia, por cuja causa se augmentaraso os preços do paso, e azeite: foras estes os principaes motivos de carregarem ao Conde, dizendo, que elle permittira se extrahissepara Portugal, e por essa causa she faltava, e adiantando-se escandalosamente, se atreveras a culpar a Condessa sua esposa, dizendo, que mandara comprat todo o azeite de Andaluzia para fazer negocio no lucro do excesso do

preço.

A estas queixas encadeavao atrevidamente outras, de que a Juliça estava corrompida, os empregos se vendiao, que tinhao enganado a ElRey. e que so reinava a tyrannia, até que introduziras a fome, a pobreza, e a miseria; que haviao desterrado os Ministros mais zelosos, e pays da patria para se nas opporem à violencia, com que erao tratados os subditos; assim discorria sem rebuço, e livremente todo o povo de Madrid. Succedeo, que na Praca mayor daquella Villa hum Aguazil maltratou a huma mulher, que vendia hortalica, a qual rompeo em vozes, e injurias contra o Corregedor D. Francisco de Vargas, que se achava presente, que com prudencia lhe voltou as costas, dissimulando o que ouvia; mas feguida da infima plebe, continuarao todos com maldições, e opprobrios contra o Corregedor: trouxe a curiofidade outros, com que se Tom.IX. Dii

adiantou o tumulto, e em desconcertadas vozes crescia na multidao a insolencia, até que se formou hum motim, que se animava da mesma desordem, e guerendo fazer justo o seu atrevimento, pediao pao, e ao mesmo tempo repetiao viva ElRey, e pediao a morte do Conde de Oropeza. Desta sorte, sem algum motivo, levados do cego impero, com que procediao, forao à praça do Real Pala. ElRey, a quem as queixas tinhao prostrado muito, se encerrou com a Rainha no mais retirado do Paço; as guardas tomando as armas occuparao as portas, que o povo nao intentava violar; mas pedirao, que apparecesse ElRey a huma janella, o qual já estava acompanhado de toda a Nobreza, que logo concorreo ao Paço, e appareceo a darlhe aquella satisfação. Deixou-se ElRey ver, e o povo repetia pao, a que respondeo o Conde de Benavente, Sumilher de Corpus, que recorressem ao Conde de Oropeza, a cujo cargo estava aquella incumbencia. O Povo enfurecido, parecendolhe, que nao fo se lhe permittia o delicto, mas que se lhe ordenava, correo com impeto, e velocidade a cafa do Conde, puzerao fogo às portas, clamarao, que morresse, ferindo o seu nome com atrozes injurias. Os criados, e alhegados, que concorrerao, defenderao a entrada, matarao alguns do povo, que mais se enfureceo com aquella vista. Retirou-se o Conde, e a Condessa, e seus filhos pelo telhado mais visinho, o que ElRey soube, e vendo estar segura a reffoa

a pessoa do Conde, e a sua familia, e querendo aplacar o furor do povo, fez, que lhe permittissem a entrada da casa, e nao achando ao Senhor della, cevarao a sua ira nos moveis, destruindo, e desbaratando tudo, até que reduzirao aquella casa a hum miseravel estrago. Não erao só contra o Conde as vozes, porque ainda as mais atrevidas, e escandalosas se ouviao proferir contra a Rainha, e o seu Confessor, e com mayor odio contra o Almirante, desejando, que sossem victimas da sua ira; porém como tudo era huma confusa multidao, ignoravao o modo de executar os delirios da fua temeraria cole-Neste tempo entrou pelo mesmo motim D. Francisco Ronquilho montado a cavallo com hum Christo nas mãos para os socegar, ao qual ElRey novamente às inflancias dos mesmos amotinados havia nomeado Corregedor de Madrid. nem com isto, nem com se haver trazido o Santisfimo Sacramento do Convento de S. Domingos o Real, (posto na mesma praça da casa de Oropeza) se aplacou o motim, até que com arte sahio do Paço huma voz, que em hum instante se espalhou, que contra os fediciosos vinhao duzentos Cavallos, que ElRey tinha junto da Corte: este receyo com as fombras da noite desfizerao o motim, que se começou a diminuir, retirando-se cada hum às suas casas. No outro dia representou a El-Rey o Confelho de Castella, que lhe acodisse, e ao seu Presidente o Conde de Oropeza, porque o contracontrario era injurioso à authoridade Real, pois vendo-se o povo sem castigo, se expunhao a que tomasse corpo a sua insolencia para serem reos de outros semelhantes desatinos. El Rey D. Carlos desterrou ao Conde, e ao Almirante, sendo o Author deste Decreto o Cardeal de Portocarrero, que exaggerou a ElRey grandes perigos, que ainda estavao distantes do possível; porém era facil renderemlhe a vontade a qualquer resolução, porque El-Rey já abatido da infirmidade, não se oppunha ao que se lhe introduzia. O Cardeal vendo, que a fortuna o favorecia, nao perdendo tempo, fez dar logo o governo da Presidencia de Castella outra yez a D. Manoel Arias, e que se confirmasse Ronquilho no emprego de Corregedor; e assim mudarao todas as cousas da Corte de semblante com a ruina, que se machinou para apartarem ao Conde de Oropeza do lado, e affiftencia delRey, de que o Cardeal totalmente se apoderou.

Seguio-se pouco depois a morte delRey D. Carlos, e succedendolhe no Throno ElRey D. Filippe V. neste governo soy pouco attendido o Conde de Oropeza de sorte, que sendo desterrado da Corte, por ser conhecidamente do partido Austriaco, se veyo a manisestar declaradamente por El-Rey Carlos III. no anno de 1706, passando-se ao seu serviço, e soy do seu Conselho de Estado. Faleceo na Cidade de Barcellona a 25 de Dezembro de 1707.

Cafou

Casou a 26 de Julho de 1664 com a Condessa D. Itabel Pacheco de Aragao, irmãa do III. Conde de la Puebla de Montalvao, Duque de Useda D. Joao Francisco Pacheco de Mendoca e Toledo, silhos de D. Affonso Melchior Telles Giron Pacheco e Mendoça, herdeiro da Cafa dos Condes de la Puebla de Montalvao, e de sua mulher D. Isabel de Velasco, viuva de D. Henrique Filippe de Gusmao, Marquez de Mairena, e filha de D. Bernardi. no Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella. VII. Duque de Frias, &c. e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

D. JOSEFA ANTONIA DE PORTUGAL E Salazar, Hift. da Cofa Toledo, nasceo 8 de Outubro de 1681. Dom Carlos II. lhe fez merce da administração da Commenda mayor de Alcantara. Cafou no anno de 1697 com D. Manoel Gaspar Sandoval Giron, Marquez de Belmonte, Gentil-homem da Camera delRey Carlos II. com exercicio, e depois Duque

de Useda, como em outra parte diremos.

20 Dona Maria Petronilha de Atocha Portugal e Toledo, nasceo a 29 de Junho de Casou em Abril de 1704 com D. Bernardino de Velasco. Conde de Haro, depois IX. Duque de Frias, Condestavel de Castella, Marquez de Jodar, Camereiro môr, Copeiro môr, e Caçador mor delRey, e ella morreo sem successao a 11 de Abril de 1711.

20 D. PEDRO VICENTE DE TOLEDO E POR-TUGAL,

ElRey de Lara, tom. z. liv. 11.

TUGAL, que nasceo a 5 de Abril de 1685 Marquez de Jarandilha, e morreo menino.

20 D. ROSA DE PORTUGAL E TOLEDO, que

parece faleceo de curta idade.

20 D. PEDRO VICENTE FERNANDO DE TO-LEDO E PORTUGAL, IX. Conde de Oropeza, como se verá no Capitulo V.

20 D. ANTONIO ALVARES DE TOLEDO POR-TUGAL E CORDOVA, naíceo a 30 de Dezembro de 1688. Foy Conde de Alcaudete pela renuncia, que nelle fez seu irmao. O Emperador Carlos VI. a quem servio, o creou Grande de Hespanha, e lhe deu hum Regimento em Catalunha, e huma pensaó de quatro mil escudos no anno de 1716. Foy Mestre de Campo General dos seus Exercitos, e no anno de 1715 servia na guerra de Hungria contra os Turcos, e se achou em muitas occasioens de honra, em que elle procedeo com tanta distinçao, como se esperava do seu altissimo nascimento. Faleceo em Praga de huma apoplexia a 9 de Outubro de 1734 sem haver casado.

CAPI-

#### CAPITULO V.

De D. Pedro Vicente de Toledo e Portugal, IX. Conde de Oropeza.

Ritre os filhos, que teve o Conde Dom Manoel Joachim, foy o fegundo D. Pedro Vicente de Toledo e Portugal Monroy e Ayala, que nasceo a 19 de Abril de 1686, e no Bautismo se lhe derao aquelles dous nomes pela grande devoção, que tinhao feus pays àquelle portento da penitencia S. Pedro de Alcantara, de quem foy insigne bemseitora a Casa de Oropeza; e o outro foy em memoria de S. Vicente Ferrer, como já haviao feito a feu irmao. Foy IX. Conde de Oropeza, VII. de Alcaudate, de Deleitosa, e Belvis, V. Marquez de Frechilha, Jarandilha, e del Vilhar, Senhor de Cebolha, Almarás, Mejorada, e dos mais Estados, que possuío seu pay, cujo exemplo feguio no anno de 1706 deixando a Corte de Madrid, e passou ao Exercito dos Alliados quando naquelle anno entrou em Hespanha, e tomou o serviço del Rey Carlos III. depois Emperador, que o fez seu Gentil-homem da Camera, e no anno de 1712 Cavalleiro da Ordem do Tosao de Ouro, e depois Guarda do Sello de Flandes. Porém concluida a paz entre o Emperador, e ElRey D. Fi-Tom.IX. lippe lippe V. voltou à Corte de Hespanha no anno de 1725, onde o mesmo Rey lhe conferio as honras de Grande da primeira classe, e faleceo a 5 de Julho

de 1728.

Casou a 28 de Mayo do anno de 1705 com a Condessa D. Maria da Encarnação e Cordova, filha de D. Luiz Francisco Mauricio Fernandes de Cordova, VII. Marquez de Priego, de Montal, de Vihalva, e Cellada, Duque de Feria, Conde de Çastra, Cavalleiro do Tosão, e da Marqueza D. Felicia Maria de Lacerda e Aragão, filha de D. Joao Francisco Thomás Lourenço de Lacerda, VIII. Duque de Medina-Celi, e da Duqueza de Segorbe e Cardona D. Catharina Antonia de Aragão e Cordova, e desta esclarecida união nascerao os filhos seguintes:

21 D. PEDRO VICENTE DE TOLEDO PORTUGAL MONROY E AYALA, que nasceo a 15 de
Junho de 1706, Marquez de Jarandilha, a quem seus
pays, quando se ausentaras da Corte, deixaras de
poucos mezes de idade, e se creou em Madrid, aonde depois quando se restituiras, como temos dito,
o acharas, e succedeo por morte de seu pay em todos os seus Estados, que logrou poucos dias, falecendo a 16 de Julho de 1728, e sendo o ultimo
varas da linha da Casa de Bragança, com que tanto se exaltara a de Oropeza, de que elle veyo a ser
X Conde, na qual succedeo sua irmãa

21 D. Anna Maria de Toledo e Por-

TUGAL CORDOVA MONROY E AYALA, que nasceo a 6 de Dezembro de 1707, e por morte de seu irmaó soy XI. Condessa de Oropeza, e Senhora de toda esta taó grande Casa, a qual havendo casado com D. André Pacheco e Portugal, Conde de Castanheda, e depois de Santo Estevaó de Gormás, salecco a 13 de Outubro de 1729, deixando a successaó, que dissemos no Livro VI. Capitulo XVI. do

Tom. VI. pag. 285.

D. MARIA ANNA BERNARDA DE TOLEDO E PORTUGAL, que nasceo a 28 de Agosto de 1710, e faleceo no anno de 1733, foy Condessa de Galve por casar no de 1732 com Dom Fernando da Sylva Toledo Beaumont Haro Henriques de Cabrera Mendoça Lacerda e Azevedo, entao XI. Conde de Galve, que nasceo no anno de 1715, e depois Duque de Huescar, Conde de Fuentes, e de Morente, Marquez de Eliche, que se cobrio Grande da primeira classe em a dignidade de Conde de Lezin, e Condestavel de Navarra pela renuncia de seu avô D. Francisco Alvares de Toledo, XII. Duque de Alva por merce delRey D. Filippe V. na mesma fórma, que já no principio do feu reynado a Inavia concedido a D. Antonio Martim de Toledo, entaő primogenito do VIII. Duque de Alva D. Antonio Alvares de Toledo, e ElRey D. Filippe IV. a D. Fernando de Toledo, VI. Duque de Alva em vida de seu pay. He Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com exercicio, Tom.IX. E ii Coro.

Coronel do Regimento de Infantaria de Malhorca, e Brigadeiro nos Exercitos delRey Catholico, e filho de D. Manoel Joseph da Sylva Mendoça e Lacerda, X. Conde de Galve, Commendador môr de Castella, que casou a 8 de Dezembro de 1712 ccm Dona Maria Theresa de Haro e Toledo, IX. Marqueza del Carpio, Condessa Duqueza de Olivares, Condessa de Morente, e Fuentes, Marqueza de Eliche, filha unica de D. Francisco Alvares de Toledo Beaumont Henriques de Ribera e Manrique, XII. Duque de Alva, &c. e de D. Catharina de Gusmaó, VIII. Marqueza del Carpio, Condessa Duqueza de Olivares, &c. e desta esclarecida uniaó foy unico

22 DOM FRANCISCO DE PAULA DA SYLVA TOLEDO BEAUMONT HENRIQUES DE CABRERA, que vio a primeira luz em Madrid a 2 de Abril de 1733, e he o herdeiro de tao grandes Casas.

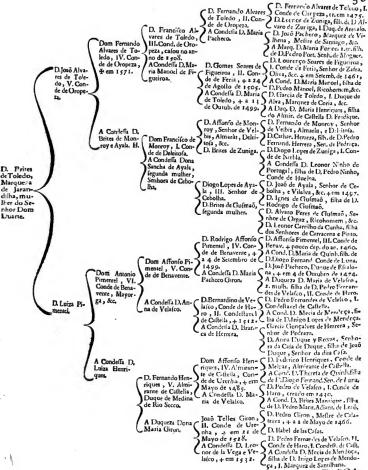

TABOA

# III.

#### PORTUGAL.

Om D. Brites de Toledo, Marqueza de Xarandilha, filha de Toledo e Ayala, V. Conde de Oropeza. II. com D. a, Marqueza de Malagon, filha de D. Antonio Arias Parr de Malagon.

Xnino.

L. D. Francisco, & menino.

X: Oropeza; onfelho de Anna Mo-Marqueza darquez de D. Maria Engracia de Toledo, Marqueza de los Veles, 4 no 1. de Janeiro de 1686. Casou com D. Pedro Fajardo de Zuniga, V. Marquez de los Veles, e Molina.

Ayala, IX. Conde Xarandilha, Confelho de Efno de 1644. Ca-, filha de D. Af-10.

Xonde o de nu em nação les de Dezembro de 1688,

Dona Maria Bernarda de Toledo e Portugal, naíceo a 20 de Agosto de 1710. Casou com D. Fernando da Sylva, XI. Conde de Galve.



# HISTORIA GENEALOGICA DACASAREAL PORTUGUEZA. PARTE II.

# CAPITULO I. Do Senhor D. Diniz.



O Livro VI. Capitulo VII. deixamos escrito, que da excelsa unias do Duque D. Fernando II. com a Senhora D. Isabel, filha do Infante D. Fernando, fora o terceiro filho o Senhor D. Diniz, que na prosenta de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la c

cellosa tormenta, que padecera a Serenissima Casa de Bragança no anno de 1483, se salvara este Senhor nhor passando com o Duque D. Jayme a Castella, contando pouco mais de dous annos de idade : pelo que parece nasceo no anno de 1481, onde a protecção da Rainha Catholica com especial affecto cuidou dos seus interesses, e como depois ElRey D. Manoel no principio do seu reynado os chamara para o Reyno, restituindo ao Duque D. Jayme os Estados da Casa de Bragança na mesma fórma, que o Duque Dom Fernando II. seu pay os havia possuido, como dissemos no Capitulo VIII. do referido Livro VI. Tom. V. ElRey D. Manoel deu Cafa ao Senhor Dom

Diniz no anno de 1496, e depois acompanhou ao

mesmo Rey no anno de 1498 quando passou a Castella a ser jurado Principe herdeiro daquella Mo-

Histor, Geneal, da Ca- narchia. Em huma, e outra Corte foy o Senhor D. Diniz muy attendido. ElRey D. Manoel, que com grande cuidado tratou sempre dos Senhores da Casa de Bragança, sez grande estimação deste sobrinho, como de parente tao chegado, attendendo muito a esta circunstancia, por ser neto legitimo do Infante D. Fernando, ainda que por linha feminina, motivo, porque resolveo, que havia de preceder a D. Affonso, Condestavel de Portugal, também seu neto, filho bastardo do Duque de Viseu, sem embargo de estar revestido da Dignidade de Condestavel do Reyno, e D. Diniz nao ter titulo algum; mas concorriao nelle as prerogativas do Real fan-

gue, cuja linha fora habilitada para a fuccessao da

fa Real Portug. liv.IV. cap. V. pag. 226.

Coroa,

T

ŧ

Ce

FI

Coroa, em que o illegitimo nao entrava. depois ElRey o seu casamento em Castella com os Reys Catholicos; e a Rainha D. Isabel, que attendeo sempre aos interesses dos Senhores da Casa de Bragança, promoveo efficazmente este negocio, de sorte, que por sua ordem se veyo a concluir na Casa de Lemos, de quem era herdeira D. Brites de

Castro, como logo diremos.

Entre as Casas de Hespanha he huma das primeiras a de Lemos, do appellido de Castro, a qual em huma larguissima serie de illustrissimos avós confervou por dilatado numero de annos a fua varonía, que he sem duvida huma das mais esclarecidas na origem, e na antiguidade, fendo huma dos cinco grandes solares de Hespanha, a saber: Lara, Haro, Castro, Gusman, e Villarmayor : e tendo todos estes memoria nas Historias Castelhanas, della se faz memoria em tempo delRey D. Joao II. como se vê no livro dos Prantos, que Diogo de S. Pedro,

Regedor de Valhadolid, dedicou ao Principe, co-mo escreverao D. Joseph de Pellicer, e D. Luiz de origen de la Caja Sar-E passando Pellicer a dar conta das pre- miento, pag. 20. 1meminencias, que nos antigos fóros de Castella lo- Salazar de Caturo, Hifgravao estas grandes Casas, da de Castro diz: El tor, de la Casa de Lara, Señor del Condado de Amaya, ( que antes de la Po-

blacion de Burgos fue cabeça de Castilla) era el Senor de Castro Xeris, que tambien estava en hembra, y tenia varonia del Maestre Den Fradique. nor della Cafa era Personero Mayer, o Procurader de

de Cortes , y tenia en Castilla la primera voz por todas Jus Ciudades, y Villas, y votava por las aufentes, lo qual estava en observancia el año 1307, y se platicò en las Cortes, que tuvo en Valladolid por el mez de Junio el Señor Rey D. Fernando Quarto, de que he visto un quaderno original con un Sello gran de cera pendiente en filos roxos, açules, y blancos, librado con sus Capitulos para el Ayuntamiento de la Ciudad de Leon, sufecha en veinte y seis de Junio de 1345, y al fine dize: Yo Gil Gonçalez lo fiz escrivir por mandado del Rey. Do Senhorio de Castro Xeris vierao os Senhores desta Casa, e Familia a tomar o appellido de Castro, tao conhecido, como venerado, de forte, que nunca já mais houve quem lhe controvertesse a sua antiquissima, e illustrissima origem. O Licenciado Molina fallando do folar de Castro, diz:

La Cafa, y bien ancha allá en Castilla

Tambien en Aragon, y assi en Portugal
Es la de Castro de Casa Real,
Que Nuno Laynes sundò su quadrilla:
La qual en Galizia mejor se acaudilla
De aquella su Insanta tomando la Corona,
De donde provino la Casa de Arjona,
Que a quel Rey Don Juan quitò de su silla.

E D. Joa5 Capata fallando da Origem, e Armas da Familia de Castro disse:

Los

Los feis Roeles azules del entero
Escudo Blanco son Armas sin falla
De la gente de Castro, que yo quiero
De Layn Calvo derivalla,
Y ay fama de Crastino el que primero
En la cruda Farsalica batalla
No pudiendo mas sufrir la tardança,
Contra Pompeo echò la primer lança:

O celebrado Gracia Dei, Rey de Armas dos Reys Catholicos D. Fernando, e D. Ifabel, no seu livro das Divisas, y Blasones, disse:

Estos Cafirados seis
Roeles puestos en plata,
Que Castro si ver quereis,
Mantiene si bien leeis
Vienen de Jueces sin salta.
De Layn Calvo, y Rassura,
Que a Castilla governaron
Linaje de tal altura
De Emperadores echura,
Que de Godos emanaron.

Alguns quizerao dirivar esta familia dos Romanos, outros dos Godos, e he certo, que por muitas vias descendem destes. O Conde de Barcellos D. Pecarlo Tit. dro lhe dá principio em D. Guterre, o que seguem todos os antigos Escritores, o qual viveo no tempo Tom.IX.

#### Historia Genealogica 44

de los Elasones de España mulo de Caffros.

Alonfo Telles , part. 1. por filha a D. Gontrode Guterres, (a quem Alonso Telles appellida já de Castro) que casou com D. Nuno Alvares da Mava, filho del Rey D. Affonso V. de Leao, que faleceo da ferida de huma setta, que recebeo estando sobre a Cidade de Viseu; e havendo procreado duas filhas, a primeira Dona

do Conde D. Garcia Fernandes de Castella, e teve

Aponte, Lucero de la Noblefe em titulo de Caftros , m.f.

Ximena Nunes, a fegunda D. Therefa, que casou com Diogo Laynes, de quem procedia o valeroso Cid Ruy Dins, Dona Ximena casou com Fernao Laynes, irmao de Diogo Laynes, filhos de Nuno Laynes, netos de Layn Fernandes, bisnetos de Fernaő Laynes, e terceiros netos de Layn Calvo, hum dos Juizes de Castella no tempo, em que ainda nao havia Reys. De Dona Ximena, e Fernao Laynes nasceo D. Alvaro Fernandes Minaya, hum dos valerosos, e grandes Senhores daquelle tempo, que o era de Castro Xeris, e outras terras, e casou com D. Milia Anzures, (ou Osorio) filha do Conde D. Pedro Osorio, que tiverao a D. Maria Alvares, Senhora de Castro Xeris, que soy sua herdeira, e casou com D. Fernando, que alguns fazem filho do Infante D. Sancho, irmao de Dom Sancho, Rey de Navarra, filhos del Rey D. Gar-

de la Caja Farneje , 12g. 57 2.

Sabzar de Calle. Glor. cia de Navarra; e Salazar de Castro os faz filhos del. Rey D. Garcia de Galliza, e Portugal, filho terceiro delRey D. Fernando o Magno de Castella, e successivamente usarao os seus descendentes do appellido de Castro. Delle foy filho Dom Rodri-

go Fernandes de Castro, a quem chamarao o Calvo, Rico-homem, Senhor de Cuelhar, Alcaide môr de Toledo em tempo del Rey D. Affonso VIII. e Salvar, Hist. de la Cacafando com D. Eltefania, filha do Conde D. Pe. 1. Pag. 241. dro Forjaz de Trava, Senhor de Trastamara, &c. e de D. Mayor Peres, Fundadora do Mosteiro de Retuerta, filha de Armengol, IV. do nome, Conde de Urgel, teve entre outros filhos a D. Guterre Rodrigues de Castro, Rico-homem, Alcaide môr de Toledo, e Calatrava, que casou com D. Elvira Offores, Senhora de Lemos, e Sarria, e forao seus filhos D. Fernao Guterres, e D. Maria de Castro, mulher de Suer Telles de Menezes, Ricohomem, Senhor de Cabezon, e de Osfa, de quem fe conferva esclarecida, e gloriosa descendencia. D. Fernao Guterres de Castro, foy Senhor de Le-nhagens de Portugal, mos, e Sarria, Rico-homem em tempo del Rey S. pagiga, imprella em Fernando, a quem servio na guerra contra os Mouros; casou com D. Emilia Iniguez, filha de Inigo de Mendoca, Senhor de Lodio, e tiverao entre outros filhos a Dom Estevão Fernandes de Castro, Senhor de Lemos, e Sarria, Rico-homem em tem- Pellicer, Informe de la po del Rey D. Affonso o Sabio, Adiantado, e Mei. Casa Sarmiento, page rinho môr de Galliza, Pertiguero mayor de Santiago, que casou com D. Aldonça, filha de D. Rodrigo Affonso, Senhor de Aliger, filho de D. Affonto IX. Rey de Leao, de cujo matrimonio foy unico D. Fernando Rodrigues de Castro, Senhor de Lemos, e Sarria, Pertiguero mayor de Santia-Tom.IX. Fii

Livro Vel'10 das Li-

go, que casou no anno de 1285 com D. Violante, Senhora de Ucero, fiiha de D. Sancho IV. Rey de Castella, e de D. Maria Assonso de Menezes, Senhora de Ucero, e foy seu filho D. Pedro Fernandes de Castro, chamado o da Guerra, Ricohomem, Senhor de Lemos, e Sarria, Adiantado mayor da Fronteira, e Mordomo môr delRey D. Affonso XI. que faleceo no anno de 1343, o qual casou duas vezes, a primeira com D. Isabel Ponce, filha de D. Pedro Ponce, Senhor de Cangas, e de D. Sancha Gil de Chacin, de quem teve D. Fernando, Conde de Trastamara, e D. Joanna de Castro, que casou com ElRey D. Pedro de Castella; e a segunda com D. Aldonça Soares de Valadares. filha de Lourenco Soares de Valadares, e de Dona Sancha Nunes de Chacin, e forao feus filhos Dona Ignes de Castro, segunda mulher delRey D. Pedro I. de Portugal, e D. Alvaro Peres de Castro, Conde de Arrayolos, Condestavel de Portugal, Senhor do Cadaval, Peral, &c. que faleceo no anno de 1385, havendo casado com D. Maria Ponce de Leao, filha de D. Pedro Ponce de Leao, Ricohomem, Senhor de Marchena, e de Dona Brites de Xerica, de quem em Portugal descenderao os Senhores de Cadaval, Peral, os de Cascaes, Condes de Monfanto, e outros ramos, que illustrarao muitas Casas do nosso Reyno.

Dom Fernando de Castro, o primeiro filho de D. Pedro Fernandes da Guerra, e de sua primeira mulher, foy I. Conde de Castro Xeris, Trastamara, Senhor de Lemos, Sarria, &c. Mordomo môr delRey D. Pedro, com cuja irmãa D. Joan-Imhot De constiction na casou, e depois o sez segunda vez com Dona sobiharos de Folks, e Leonor Henriques, a quem Alonso Telles chama Aponte nul. Isabel, filha de D. Henrique Henriques, Adianta-12. do mayor da Fronteira, e havendo fervido com re- Fo Diogo de Sossa, Nuicia della Afarare. putação, faleceo no anno de 1376, de quem foy fi- ses de l'illa-l'anta, Iha D. Isabel de Castro, que casou com D. Pedro, Napol. 1676. Condestavel de Cattella, Conde de Trastamara, que faleceo a 2 de Mayo de 1400, filho de D. Fradique de Castella, (irmao dos Reys D. Pedro, e D. Henrique de Castella ) filho del Rey D. Assonso XI. havido em D. Leonor Nunes de Gufmao, e tiverao a Dona Brites de Castro, Senhora de Lemos, que casou com Dom Pedro Alvares Osorio, Senhor de Cabrera, e Rivera, que faleceo a 19 de Fevereiro de 1483, ao qual ElRey D. Henrique IV. no anno de 1457 fez I. Conde de Lemos, de quem nasceo D. Affonso de Castro Osorio, que nao chegou a herdar a Cafa por morrer moço em vida de seus pays, a 19 de Agosto de 1467, e havendo casado com D. Leonor Pimentel, filha de D. Rodrigo Pimentel, e de D. Maria Pacheco, quarros Condes de Benavente, não teve fuccessão; porém houve de huma donzella, a quem os Authores Hefpanhoes chamao diversamente, dizendo ser Mayor, Condança, ou Maria de Valcarcel, (Salazar de Cuftro usa do nome de Constança, e mais vezes de Marlı,

tia, mas sempre lhe dao o appellido de Valcarcel, da nobre geração de quem procedia) a D. Rodrigo Henriques Olorio, que foy II. Conde de Lemos, fuccedendo em todos os Estados dos Condes D. Pedro, e D. Brites seus avos. Casou em 1483 coin D. Theresa Osorio, filha de D. Pedro Alvares Oforio, II. Marquez de Aftorga, Conde de Trastamara, e da Marqueza D. Brites de Quinhones, filha do I. Conde de Luna Diogo Fernandes de Quinhones, o que seguimos com a authoridade de Alonso Telles de Menezes, Jeronymo Aponte,

Alonfo Telles, e Aponre nos feus Nobiliarios. Cafa de Braganya. Maro , Nobil. para 1. mhoff , Genealog. Vi-

laria, Illustração da Joseph de Faria, e Dom Luiz Salazar de Castro. Caja de pragarya. Salizar, Glor, de la Ca- fem embargo da equivocação de Alonfo Lopes de Ja Farnese, pag. 586. Haro, e Joao Guilheme Imhoff, que a sazem filha do I. Marquez de Astorga; e por isso na Arvore Innott, Genealog, Vigini Illustr, intellipan, pag. 109 do Tomo VI. padecemos com estes Au-Familiarum, pag. 220. thores a melma equivocação, que agora reparamos na Arvore da Condessa D. Brites de Castro, como adiante se verá.

> Da uniao dos referidos fegundos Condes de Lemos nasceo D. Brites de Castro Osorio, que soy herdeira desta grande Casa, e com a dita Senhora no anno de 1501, por ordem da Rainha Catholica, se ajustou o Tratado do seu Casamento com o Sephor D. Diniz, como se vê de hum papel da mesma Rainha, que principia: O affento, que se tomou per meu mandado com Dom Rodrigo Henriques Oforio , Conde de Lemos , fobre o cafamento de Dom Diniz de Portugal, meu fobrinho, com Dona Beatriz de

Prova num. 5.

Caftro .

Caftro, filha do Conde de Lemos, he o seguinte. Nelle se acordou, que lhe daria o Conde as Villas de Sarria, Castro, e Outeiro del Rey com todas as suas terras, e Vasfallos, &c. as quaes se lhe entregariao logo, que se effeituasse esta voda, e que em tanto a Fortaleza de Sarria seria posta em tercearia, entregue ao Commendador Pedro Nunes de Guímao. E que no caso de querer o Conde dar hum equivalente pelas ditas terras, lho aceitariao, o qual pasfaria aos successores de D. Diniz, e de sua esposa. A Rainha lhe fez merce de hum conto de maravedis para sempre no Reyno de Galliza, sobre Vasfallos, ou juro: e que no caso de herdar D. Diniz a Cafa do Duque de Bragança seu irmao, se dividiriao as Casas nos successores: e tambem se succedesse o Conde ter filho varao da Condessa D. Theresa sua mulher, no tal caso lhe dariao seis contos de maravedis com outras propriedades, &c. E que morrendo o Conde primeiro, que a Condessa sua mulher, entao feriao obrigados a lhe darem em sua vida, nao casando, trezentos e cincoenta mil maravedis, com outras condições, que se podem ver nas Provas, aonde esta Capitulação vay lançada por inteiro, a qual foy feita em a Cidade de Grana. da a 30 de Setembro de 1501. E depois no anno feguinte, a 5 de Março, na Villa de Monforte no Reyno de Galliza o Conde de Lemos D. Rodrigo Henriques Oforio, em presença de Alvaro Pires Daberno, Notario publico, e seu Secretario, prefentes

fentes diversas testemunhas, outorgou a referida Capitulação, e assento feito pela Rainha, que prometteo, e jurou de guardar. Neste anno se esseituou esta voda, com a qual a Casa de Lemos se exaltou com o Real sangue dos Senhores da de Bragança, que ajuntou à antiguidade da sua illustre re-

presentação.

A Rainha Catholica D. Isabel mostrou sempre o quanto estimava ao Senhor D. Diniz, como vimos no referido Tratado, conservandolhe o mesmo affecto em quanto lhe durou a vida: e succedendolhe seu genro ElRey Dom Filippe I. experimentou a mesma attenção, e lhe sez merce de hum conto de reis de juro, como elle refere no seu Testamento; porém durou pouco o reynado deste Principe, a quem succedeo ElRey D. Carlos I. de Castella, e depois V. no Imperio, em cujo gloriofo revnado confeguio D. Diniz todas as estimações. que merecia pelo seu grande nascimento, e parentesco, que tinha com os mesmos Revs. Não se estendeo muito a vida deste Senhor, porque faleceo moço na Cidade de Ourense no Reyno de Galliza a 9 de Mayo de 1516, havendo feito o feu Teftamento na mesma Cidade a 25 de Abril, estando enfermo de huma parlefia, que lhe offendera a mao direita, por cuja causa o nao pode assinar, e o fez por seu rogo, e mandado Fr. Joao de Muros, Guardiao do Convento de S. Francisco daquella Cidade. Nelle se vê a piedade nos muitos legados pios,

Prova num. 6.

pios, e esmolas, o amor de seus filhos, e a estimação dos feus criados, porque de todos fe lembrou com legados, ainda dos de infimo foro, e fallando com o Senhor Rey D. Manoel, diz: Item peffo ao Illustrissimo Rey de Portugal, meu Senhor, que acatando o devido, que eu com Sua Alteza tenho, haia por bem de fazer merce a Dom Fernando, meu filho mayor, da merce, que me fez em minha vida, e fy por a caso a Nosso Senhor prouver de dispor delle, que a mesma merce faça ao que soceder em grado, y mayorafgo da Cafa de Lemos, para fe crear, e que Sua Alteza haja confideração ao suso dito, e ao descio. que sempre tive de o servir. Recommenda tambem à Rainha Dona Leonor sua tia, e às Duquezas de Bragança fuas Senhoras, e ao Conde, e Condessa de Lemos, tomem cuidado de seus filhos. xou por herdeiros de todos os bens moveis, e de raiz, e dinheiro, que remanecesse dos legados, de que faz mençao, a seus filhos D. Fernando, Dom Affonfo, D. Pedro, Dona Leonor, D. Ifabel, D. Constança, D. Mecia, Dona Antonia, e ao filho posthumo, que nascesse de sua esposa Dona Brites, que se achava prenhe : pelo que ordenou, que se fosse filho, se chamasse D. Fradique de Castro, e se filha, D. Therefa. Nomeou por Testamenteiro a Joao Mendes de Vasconcellos seu Ayo, e por Tutor de seus filhos, junto com D. Brites de Castro fua mulher. Depois por hum Codicillo feito a 8 de Mayo do referido anno de 1516 nomeou tam-Tom.IX. bear

bem por Testamenteiro ao Reverendo Assonso Gaguo, Commendador de Paços. Mandou-se enterrat na Capella môr do Convento de Santo Antonio da Villa de Monsorte de Lemos, porém entaŭ soy depositado o seu corpo na mesma Cidade de Roman, Hist. de Cusa Ourense. Fr. Jeronymo Roman diz, que elle to-

de braganga m. f.

mara o appellido de Lencastre, porque a Senhora D. Isabel sua may, Duqueza de Bragança, lhe déra este appellido em memoria da Rainha D. Filippa sua segunda avó; porém nisto padeceo engano, porque este appellido só o usou seu silho D. Asson, porque este appellido só o usou seu silho D. Diniz, seguindo o uso dos Senhores da Casa de Bragança, nao usou de appellido: em Castella a Rainha D. Isabel o nomea por Dom Diniz de Portugal para mostrar era da Real Casa Portugueza, e assim tambem se appellida no seu Testamento; porém em muitas Cartas originaes, e outros muitos papeis, que vimos, nunca se assimou com appellido, nem os nossos Nobiliarios lho derao; porque como já

Nobiliarios de Damiao de Goes, e D. Antonio de Lima.

Joseph de Faria, Illustrația da Casa de Brazania, m.l.

dissemos no Livro VII. em diversas partes, nunca os Principes, e Princezas da Casa de Bragança usaras mais, de que do nome proprio.

Casou no anno de 1501, como fica dito, com Dona Brites de Castro Osorio, herdeira da Casa de Lemos, que nas logrou em vida de seu marido; porque elle no seu Testamento nas só lhe nas cha-

ma Condella, mas recommenda seus netos aos Condes de Lemos seus pays. Esta Senhera depois de

muitos

muitos annos de viuva casou segunda vez, sendo já Condessa de Lemos, e successora, com D. Alvaro Osorio, que foy Conde de Lemos, filho de D. Luiz Otorio, Bispo de Jaen, neto de D. Pedro Alvares Oforio, I. Conde de Trastamara; era este Cavalhero da obrigação da Casa de Lemos, e a El. Rey D. Joao III. lhe pareceo tao mal este casa. mento da Condessa, que lhe mandou tirar os filhos, e vierao para Portugal D. Affonso, e D. Pedro, e fe crearao em Cafa do Duque de Bragança, e fuas irmãas D. Isabel, D. Mecia, e D. Constança no Paco da Rainha D. Leonor, irmãa de fua avó a Duqueza de Bragança D. Isabel. Faleceo a Condessa D. Brites de larga idade na Cidade de Valhadolid a 11 de Novembro de 1570, tendo havido deste segundo matrimonio a D. Antonio de Castro. a quem a Condella fua may, com faculdade Real. fez hum morgado no anno de 1567 de differentes bens livres, e independentes da Casa de Lemos, de que era proprietaria, do qual descendem os Castros de Lugo; e a D. Rodrigo de Castro, que foy Bispo das Cathedraes das Cidades de Camora, de Cuenca, e Arcebispo de Sevilha, do Conselho del Rey. Foy Cardeal da Santa Igreja Romana do titulo dos Santos Apostolos, creado no anno de 1583 pelo Papa Gregorio XIII. Fundou o Collegio da Companhia de Jesus na Villa de Monforte da vocação da Senhora de la Antigua, com a obrigação de ter fempre sete Mestres, quatro de Grammatica, hum Tom.IX. G ii

de Filosofia, e dous de Theologia Especulativa, e Moral, com escola de ler, e escrever para ensinar aos meninos da dita Villa, e do Reyno de Gulliza, aonde o Collegio está fituado. Faleceo a 19 de Setembro de 1600, e nelle jaz em huma sumptuosa sepultura, aonde se vê huma estatua sua de bronze. Deixou à Casa de Lemos o Padroado do referido Collegio. Do primeiro matrimonio teve a Condessa Do. Brites esclarecida posteridade nos silhos seguintes:

14 D. FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO E PORTUGAL, I. Marquez de Sarria, e Conde de

Lemos, como se dirá no Capitulo VI.

14 D. Affonso de Lencastre, Commendador môr da Ordem de Christo, de quem se tratará no Capitulo II.

14 D. Pedro de Castro, que nasceo no anno de 1506, creou-se em Portugal com seu irmao D. Assono em Casa do Duque de Bragança seu tio; a Duqueza D. Isabel o recommendou a ElRey, pedindolhe, que este Senhor seguisse a vida Ecclesiastica, e sendo creado com este destino, estudou Humanidades em o Mosteiro de Bouro de Monges Bernardos, e depois passou a estudar a Alcalá, a onde se laureou, e leo na messma Universidade Mathematica, e depois Theologia na Cadeira de Santo Thomás, a onde o honrou o Emperador Carlos V. indo ouvirlhe huma Oração, e acabado o acto, beijou D. Pedro a mão ao Emperador, e lhe pedio liceuça

## da Casa Real Portug. Liv. VIII.

licença para o acompanhar, ao que lhe respondeo, que continuasse nos seus empregos litterarios, e lhe fez merce de huma pentao grossa nos Bispados de Malaga, e Segovia, e pouco depois o nomeou Bispo de Salamanca, de que tomou posse a 3 de Iglesia de Salamanca, Março de 1546, e o fez Capellao môr do Principe de Cuont, preg. 338, can de Cuont, preg. 434, D. Filippe seu filho, depois Rey II. do nome, ao qual acompanhou a Flandes. Foy promovido depois à Igreja de Cuenca, e tendo fido hum dos Prelados doutos, e exemplares do seu tempo, andando na visita da sua Diocesi, que regeo com equida. de, e amor das suas ovelhas, faleceo na Villa de Pareja no primeiro de Agosto de 1561.

D. Isabel de Lencastre, Duqueza de Bragança, como deixamos escrito no Tomo VI. Capitulo XIII. do Livro VI. pag. 101.

14 DONA LEONOR DE CASTRO, que foy Condessa de Ribadavia, como se dirá no Capitulo III.

D. ANTONIA DE LENCASTRE, de quem se fallará adiante no Capitulo IV.

D. MECIA DE LENCASTRE, Condessa de

Chalant, como veremos no Capitulo V.

14 D. CONSTANÇA DE CASTRO, que foy Religiofa no Mosteiro da Madre de Deos de Lisboa da primeira Regra de Santa Clara, da qual a Duqueza de Bragança se lembrou no seu Testamento, mandandolhe dizer dez Missas todos os annos pela fua alma.

DONA

### 56 Historia Genealogica

14 Dona Theresa de Castro, que nafceo posthuma, e faleceo antes de ter elegido estado.

D. Bri-

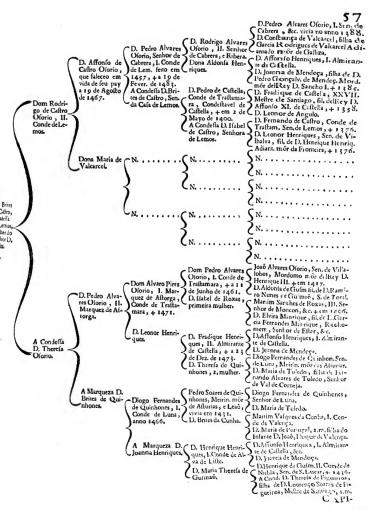

#### CAPITULO II.

De D. Affonso de Lencastre , Commendador môr da Ordem de Christo.

14 P Oy segundo filho do Senher D. Diniz, como deixamos escrito no Capitulo precedente, D. Affonso de Lencastre, appellido, que tomou em memoria da Rainha D. Filippa sua terceira avó, e por ordem de sua avó a Senhora D. Itabel, Duqueza de Bragança, em cuja cafa elle fe havia creado, e ella no seu Testamento o recommendou a ElRey seu irmao, pedindolhe lhe désse huma Commenda; e como durou taó pouco a vida delRey, nao o pode executar, o que fez ElRey Dom Joao III. dandolhe a Commenda mayor de Havia D. Affonso nascido em Castella, como temos já dito, e passando a Portugal, aonde se creou, teve o favor dos Reys do seu tempo, a quem servio com grande prestimo, e satisfação. Foy Commendador môr da Ordem de Christo, Senhor de Selir do Porto, Alcaide môr de Obidos, e Commendador de Alencarcas, e Embaixador Extraordinario del Rey D. Joao III. a render obediencia ao Papa Julio III. e darlhe os parabens da sua exaltação à Cadeira de S. Pedro.

Achava-se em Roma sem caracter por ordem del Rey

4. cap. 67.

Andrade, Chronica del- del Rey Balthasar de Faria, homem douto, e pru-Rey D. Joan III. part. dente, e muy pratico nos negocios da Curia, quando ElRey nomeou a D. Affonso para a Embaixada de Roma; e porque na pessoa de Balthasar de Faria concorriao qualidade, e virtudes para a mesma honra, o affociou ElRey ao mesmo caracter, em que nomeara a D. Affonso, o qual fazendo a sua jornada, chegou a Sena, aonde se deteve algum tempo, e depois a feguio, e fez a fua entrada em Roma, aonde o vierao esperar ao caminho quasi oitocentas pessoas a cavallo para o receberem no posto determinado aos Embaixadores, que he fóra dos muros de Roma, em que vinhao muitos Arcebispos, Bispos, e outros muitos Senhores em cavallos de posta, vestidos de campanha. Chegou a Ponte-Molhe, que he fóra dos muros de Roma, aonde já o esperava Balthasar de Faria com muy luzido acompanhamento, assim seu, como de Senhores Romanos, Gentis-homens dos Cardeaes, montados em mulas acobertadas de vermelho, e a familia do Papa com Porteiros, e Guarda. o Commendador môr com seu filho D. Diniz em cavallos de postas com cappas curtas de veludo, forradas de razo, e montarao em cavallos à gineta custosamente ajaezados, e os acompanharao os Officiaes do Papa, e da Cidade com suas infignias, e o Mestre das Ceremonias do Papa poz em ordem; e lugar a todos, como a cada hum competia, e affun marcharao até chegarem a casa do Embaixador,

dor, que era da outra parte do Tibre, e ao passar pela ponte, junto ao Castello de Santo Angelo, foy salvado com toda a artilhatia, de sorte, que em tudo foy solemne este acto. Quatro dias depois, que forao 7 de Janeiro de 1551, no mesmo dia, em que no anno antecedente fora exaltado em Pastor universal Julio III. teve Consistorio publico, em que deu audiencia ao Commendador môr. Hia elle vestido de hum sayo de téla de ouro forrado de arminhos, com muitos golpes, e botoens de ouro, e por cima huma roupa Franceza de brocado, forrada tambem de arminhos, retalhada em golpes, tomados de botoens de ouro. O Embaixador Balthasar de Faria vestia hum sayo, e roupa de téla de ouro pavonada, forrada de razo da mesma côr, com franjas de ouro por todo o sayo, e roupa, e as samilias dos Embaixadores hiao com ricos vestidos, tudo com grandeza: e fendo conduzidos com o mesmo acompanhamento à presença do Papa, que estava, havia tempo, em Consistorio despachando. como he costume, entrarao os Embaixadores, e feitas as reverencias devidas ao Papa, forao levados pelo Mestre das Ceremonias ao fim da salla do Consistorio, e póstos diante do Papa, que estava em habito de ceremonia, e lida a Carta de crença delRey, fez Balthasar de Faria huma Oração na lingua Latina com muita elegancia, e energia, moftrando nella a satisfação del Rey seu Amo, e a reverencia dos Reys Portuguezes à Sé Apostolica, Tom.IX.

### 62 Historia Genealogica

com tao efficazes razoens, que o Papa nas palavras, e semblante, e o Sacro Collegio mostrarao huma excessiva alegria. O Papa depois dizendo as palavras geraes de semelhantes actos, accrescentou outras muy especiaes do muito, que a Cadeira de S. Pedro devia aos Reys de Portugal, e tocando grandes louvores delRey D. Manoel, acabou com outros del Rey seu filho, que tambem seguia os seus dictames. Immediatamente foy conduzido o Commendador môr a beijar o pé ao Papa, a que se seguio Balthasar de Faria, e depois D. Diniz, filho do Commendador môr. Todo este tempo o Cardeal de Santa Flor, Protector de Portugal, por obsequio dos Embaixadores esteve em pé. Depois beijarao o pé ao Papa as luzidas familias dos Embaixadores. Voltarao estes a sua casa com o mesmo acompanhamento, e ceremonia, e comerao muitos Senhores com elles. No dia feguinte mandou o Papa convidar aos Embaixadores para jantarem com elle, honra, que depois foy commua a todas as embaixadas, que os Reys mandavao de obediencia. Depois na Dominga quarta da Quaresma benzeo o Papa, como he costume, a Rosa de ouro, e mandou chamar o Commendador môr, e lha entregou para a dar da sua parte ao Principe Dom Joao, e tomando-a com muita folemnidade, a levou a fua cafa, feguido de hum grande acompanhamento. Acabada esta funçao voltou para o Reyno Balthafar de Faria, que soy do Conselho del-Rey,

### da Casa Real Portug. Liv. VIII.

Rey, Desembargador do Paço, e depois Almotacé môr do Reyno, e ficou residindo na Curia o Commendador môr, aonde depois de Julio III. alcancou os Pontificados de seus successores Marcello II. Paulo IV. hum dos Fundadores da minha Religiao, e Pio V. e voltando para o Reyno, havendo passado muitos annos, tornou com o mesmo caracter a Roma, e foy tambem Embaixador Extraordinario a França. Dos seus negociados temos visto muitos papeis, em que se vê o seu talento, zelo, e cuidado, com que fervia ao feu Soberano. O mesmo lhe havia seito merce de Aposentador môr, de que se lhe passou Carta em Evora a 14 de Fevereiro de 1525, onde diz: E/guardando aos muitos ferviços, que tenho recebido de Dom Affonso meu muito amado sobrinho, c. e succedeo a D. Filippe Lobo. O mesmo Rey D. Joao III. Torre do Tomb. Chanlhe fez merce de Coutar o feu Paul de Buboens por cel delRey D.Joio III. Carta feita em Lisboa a 25 de Fevereiro de 1545. ElRey D. Sebastiao, a quem tambem servio com Torredo Tombo liv. 9. o mesmo prestimo, lhe sez merce do assentamento pag, 2,

de Parente por hum Alvará, que diz : Eu E/Rey faço laber aos que este Alvará virem, que havendo respeito ao devido, que comigo tem ho Commendador môr de Christus meu muito amado sobrinho, e ao seu merecimento, tenho por bem, e me praz de lhe fazer merce, como defeito faço por este presente Alvará, de duzentos e trinta mil reis de affentamento em cada hum anno, os quaes começará a vencer quando embora Tom.IX.

ternar de Roma: foy passado em Lisboa a 11 de Dezembro de 1561. Daqui se vê, que por este tempo estava o Commendador mor para ir para Roma. ElRey lhe satissez a dita quantia da sua fazenda, em quanto nao se podia cumprir a clausula. Nao sabemos até que anno durou a vida a este Senhor, porém entendemos lhe chegou até o anno de 1572; porque neste anno a 15 de Janeiro já seu filho D. Diniz era Commendador mor, e lhe concedeo o mesmo Rey a faculdade de cobrar certas dividas

Chancel do dito Rey, liv. 28, 12g. 322.

mesmo Rey a faculdade de cobrar certas dividas na Ilha de S. Thomé, com o privilegio de execuçaő Real; e assim o ordenou ao Licenciado Diogo Çalema do seu Desembargo, e seu Desembargador da Casa da Supplicação, e Capitao com alçada na Ilha de S. Thomé.

Casou com D. Jeronyma de Noronha, filha herdeira de D. Diogo de Noronha, Commendador mór da Ordem de Christo, Alcaide mór de Obidos, Senhor de Selir do Porto, que soy Capitas da Cidade de Ceuta, e voltando ao Reyno acompanhou a ElRey D. Manoel no anno de 1498 quando passou a Castella: era filho de D. Pedro de Menezes I. Marquez de Villa-Real, e de sua segunda mulher D. Filippa de Ataide, filha de Alonso de Herrera, e de D. Joanna de Ataide, filha de Nuno Vaz de Castellobranco, Almirante de Portugal, Monteiro mór delRey D. Assonso V. do seu Conselho, e Védor da Fazenda, Alcaide mòr de Moura, e Obidos, Senhor do Bombarral.

### da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 65

ra foy hum Fidalgo, que passou a este Reyno no serviço da Rainha D. Joanna, a quem chamarao a Excellente Senhora; era filho de Pedro Garcia de Herrera, Senhor de Ampudia, Mariscal de Castella, e de D. Maria de Ayala sua mulher, filha herdeira de Fernao Peres de Ayala, Meirinho mòr de Guipuscoa, Senhor de Salvaterra, e da Casa de Ayala, Alferes mòr de Pondao da Vanda, e deste illuste matrimonio nascerao os filhos seguintes:

\* 15 D. DINIZ DE LENCASTRE, de quem adi-

ante se faz mençaő.

15 D. Diogo de Lencastre, que faleceo de tenra idade.

om Dom Miguel de Menezes, IV. Marquez de Villa-Real, III. Conde de Valença, e Alcoutim, VI. Capitao General de Ceuta, sem successão, como dissenso no Livro III. Cap. VIII. pag.515.

\* 15 D. DINIZ DE LENCASTRE, foy Commendador môr da infigne Ordem de Christo, Commendador das Commendas de Dornes, Soure, e S. Thomé de Alencarcas, todas na referida Ordem, Alcaide môr de Obidos, e Soure, Senhor de Selir do Porto: acompanhou ao Commendador môr seu pay na Embaixada de Roma no anno de 1551, de donde voltou com o Embaixador Balthasar de Faria. ElRey D. Sebastiao o mandou por Embaixador a França, e a Castella; e depois da sua morte ElRey D. Henrique, quando entrou a reynar, o

nomeou Embaixador a Roma, o que elle recusou, vendo, que ElRey se achava em idade decrepita, e que podia faltar estando elle naquella Corte tao distante, quando na nossa era necessaria a sua pessoa para o ferviço da pertenção da Senhora D. Catharina; e assim se vio, porque quando ElRey mandou fahir da Corte ao Duque de Bragança D. Joao. elle nomeou por seu Procurador a D. Diniz, que era seu primo com irmao, e segundo da Senhora D. Catharina, o qual em seu nome requereo a succesfao do Reyno, como elle mesmo referio em hum memorial a ElRey D. Filippe II. dizendo, que o havia feito não fó porque ElRey D. Henrique lho mandara, mas porque elle desejava todo o accrescentamento, e felicidade à Senhora D. Catharina, e ao Duque de Bragança. Quando os Governadores do Reyno por morte delRey D. Henrique paffarao à Villa de Setuval, os feguio o Commendador môr, e naquelle mesmo dia se achou com elles; e vendo o differente caminho, que tomavao os negocios contra a sua expectação, se recolheo ao seu Castello de Obidos para o desender pela obrigação de Alcaide môr, o qual dista treze legoas de Lisboa; e o Prior do Crato o ameacava, porque estava sentido do Commendador môr ter assistido à pertençao da Senhora D. Catharina, e nao querer tomar a sua voz, estando tas perto, e quando já em pattes se via obedecido. O Commendador môr se achava doente, e muitas vezes fangrado; porém nada

### da Casa Real Portug. Liv. VIII. 67

nada o embaraçou para que nao guardasse aquella Villa por sua propria pessoa, e de seus amigos, e criados, com perigo de vida; a ella se acolherao muitas pessoas de grande qualidade, e outras principaes. Depois no anno de 1598, em que o melmo Prior do Crato o Senhor D. Antonio veyo com a Armada, acodio o Commendador môr a Peniche com a gente de Obidos acompanhado de feus filhos, e criados: e achando tomado Peniche pelos inimigos, voltou a Lisboa, e affiftio no Paço ao Cardeal Archiduque. ElRey D. Filippe o fez do seu Conselho de Estado, aonde nunca assistio, entendendo, que o seu serviço devia ser attendido. conforme a qualidade da fua reprefentação. foy D. Diniz estimado dos Reys, dotado de valor, prudencia, muy republicano, ornado de excellentes virtudes, com que a todos se fazia agradavel, e respeitado, sendo em tudo imitador da grande Cafa, de que trazia a origem, e faleceo no anno de 1598.

Casou com Dona Isabel Henriques, Matrona em quem concorrerao notaveis virtudes, sendo muito esmoler, tendo grande recolhimento, e governo da sua casa, amor, e reverencia a seu marido, dando grande educação a seus silhos, e sendo hum exemplar em tudo da perseição: era filha de Francisco Coutinho, Conde de Redondo, e da Condessa D. Maria de Gusmao, filha de Francisco de Gusmao, Mordomo mor da Insanta D. Maria, e de

D. Joanna de Blaesuelt, Camereira môr da dita Infanta, filha de Filippe Blaesuelt, Senhor de Limale, e de Bierge em Flandres, e de sua mulher Joanna de Tserclaes, filha de Eduardo Tserclaes, IV. Senhor de Cloc, e de Hembrel, e de sua mulher Catharina Riet, filha de Monsiur Goven, Chanceller de Barbante. Era Francisco de Gusmao selho do Mariscal Joao Ramires de Gusmao, Senhor de Tebá, e Ardales, Embaixador em Portugal, e de D. Joanna Ponce de Leon, filha de Dom Joao Ponce de Leon, II. Conde de Arcos, I. Marquez de Cadiz, e tiverao os filhos seguintes:

16 Dom Affonso de Lencastre, que foy Commendador môr da Ordem de Christo, Senhor de Selir do Porto, Alcaide môr de Obidos, &c. que falecco no anno de 1622 havendo casado com D. Maria de Tavora, filha de Alvaro Pires de Tavora, Reposteiro môr, que tinha sido Capitas de Damas, e morreo na batalha de Alcacer no anno de 1578, e de sua mulher D. Isabel de Mello, filha de Simas de Mello de Magalhaens, Capitas de Malaca, e deste matrimonio nas tiveras successãos.

16 D. Francisco de Lencastre, foy Commendador de S. Salvador de Barbaes na Idanha a Velha na Ordem de Christo, Gentil-homem da boca del Rey D. Filippe III. No anno de 1613 se achou em Madrid em huma Junta de Portuguezes, que Ruy Mendes de Vasconcellos, Conde de Castello-Melhor, introduzio no Mosteiro de S. Filippe de

de Agostinhos para impedirem as sintas; que El-Rey ordenava se lançassem à Nobreza de Portugal, e resultou desta Junta, que ElRey se deu por mal servido, mandando, que todos os Fidalgos, que nella se acharas, dentro em vinte e quatro horas sahissem vinte legoas sóra da Corte, sendo D. Francisco hum delles. Não casou, nem deixou geração.

16 D. JOAO DE LENCASTRE', foy Arcediago, e Conego na Sé de Evora, Capellao môr del-Rey D. Filippe III. feito em 1612, Bispo de Lamego no anno de 1621, e faleceo em 1626.

16 Dom Simao, e D. Diniz, que morrerao

meninos.

primeira, nao tomou eflado, e faleceo moça.

" 16 DONA MARIA DE LENCASTRE, adiante

no ∂. I.

16 D. VIOLANTE HENRIQUES, que foy a terceira na ordem do nascimento, casou com D. Francisco Coutinho, VI. Conde de Redondo, seu primo com irmas, Caçador môr, e Alseres môr de Portugal, Estribeiro môr, e Mordomo môr da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmas, Commendador de S. Miguel de Banho, e de Santa Cypriana na Ordem de Christo, e nas tiveras filhos; e já o Conde havia sido casado com D. Elena de Castro, filha de Nuno Mascarenhas, Senhor de Palma, e Conde de Azinhoso, &c. de que tambem nas termu. I. ve

56.2

ve filhos: pelo que passou a sua Casa a D. Duarte de Castellobranco, que soy VII. Conde de Redondo, filho de sua irmãa D. Cecilia de Menezes, mulher de D. Joao de Castellobranco, filho segundo do Conde de Sabugal D. Duarte de Caftellobranco.

#### 6. I.

D. MARIA DE LENCASTRE, que foy a filha fegunda na ordem do nascimento, casou com Condes de Santa Cruz. Dom Fernao Martins Mascarenhas, IV. do nome, Commendador de Mertola na Ordem de Santiago, Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide môr de Montemôr o Novo, e de Alcacer do Sal, e foy sua primeira mulher, da qual teve os filhos feguintes:

> \* 17 D. JOAO MASCARENHAS, Conde de Santa Cruz, adiante.

D. DINIZ DE LENCASTRE, a quem seu tio D. Affonso de Lencastre nomeou no seu Testamento por herdeiro: pelo que ElRey D. Fillipe IV. lhe deu a Alcaidaria mor de Obidos, e as Commendas, excepto a Dignidade de Commendador môr com a Commenda a ella annexa, que deu ao Marquez de Castello-Rodrigo. Casou com D. Maria de Lima, filha de D. Diogo de Lima, Commendador de Vitorinho na Ordem de Christo, Camereiro môr do Infante D. Luiz, do Confelho delRey D. Filippe, da qual ficou viuvo fem filhos, e depois de ter fervido muitos annos na guerra, tomou o ha-

#### da Cala Real Portug. Liv. VIII.

o habito da Ordem de S. Domingos, aonde foy Provincial. ElRey D. Joao IV. o mandou por Embaixador aos Principes, e Republicas de Italia. e lhe dava a honra, e tratamento de fobrinho. Faleceo a 20 de Novembro de 1664.

17 D. MARTINHO MASCARENHAS, tomou o habito na Provincia da Arrabida no Mosteiro de Alcobaça no primeiro de Fevereiro de 1622, foy Guardiao do mesmo Convento, e do de Cintra, e Commissario Geral de todas as Provincias da Ordem de S. Francisco neste Reyno, que com faculdade delRey D. Joao IV. começou a exercitar a 17 de Outubro do anno de 1646, lugar, que exercitou cinco annos, em que padeceo varias controversias; e finalmente sendo absolvido do cargo, soy nomeado Provincial da fua Provincia, que occupou mais de tres annos. Foy Visitador da Provincia da Piedade, e morreo na Enfermaria do Hospital de Lisboa a 14 de Abril de 1662, jaz no Convento de S. Joseph de Ribamar.

17 Dom Vasco Mascarenhas, Conde de

Obidos, de quem se fallará adiante no 2. II.

17 D. IGNACIO MASCARENHAS, que tomou a roupeta de Santo Ignacio em Lisboa a 22 de Fevereiro de 1622 de idade de quinze annos; leo Filosofia em Evora, e em Lisboa Theologia Moral. Depois da felice Acclamação del Rey D. João IV. Franco, Annus Glarioo mandou este Rey como Embaixador ao Princi- sus indie 14 Nove nb. pado de Catalunha, de que deu tao boa satissação, Tom.IX.

que ElRey se deu por bem servido. Foy Reitor do Collegio de Santo Antaó, e Preposito da Casa Professa de S. Roque. Era de animo syncero, e agradavel na conversação, com grande zelo da Religiao, incansavel no Consissionario, e no Pulpito, muito devoto de Nossa Senhora; elle instituio a devota celebridade da Virgem da Boa Morte, que sendo Reitor em Santo Antaó principiou, e transferio para a Casa Professa sendo Preposito, onde hoje se venera com grande devoçao: des suas boas obras soy a receber o premio eterno, falecendo em Lisboa na Casa Professa a 24 de Novembro do anno de 1669.

Por morte de D. Maria de Lencastre, casou segunda vez D. Fernas Martins Mascarenhas com D. Catharina de Lencastre, filha de D. Joas de Lencastre, Commendador de Coruche, como se dirá no Livro XI.

\* 17 D. JOAO MASCARENHAS, foy Commendador de Mertola, Alcaide môr de Montemôr o Novo, e de Alcacer do Sal, Senhor de Lavre, e pelo feu cafamento III. Conde de Santa Cruz, foy Védor da Cafa delRey D. Joao IV. e Mordomo môr da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao, e da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya. Faleceo em Fevereiro do anno de 1668.

Casou duas vezes, a primeira com D. Brites Mascarenhas, Condessa de Santa Cruz, filha herdeira de D. Martinho Mascarenhas, II. Conde de Santa

Cruz,

# da Casa Real Portug. Liv. VIII. 73

Cruz, do Conselho de Estado, e Presidente da Mesa do Desembargo do Paço, e de sua segunda mulher a Condessa D. Joanna de Vilhena, filha de Joanne Mendes de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira. Quando ficou viuvo, seu filho D. Martinho, a quem passava a Casa, e titulo de Conde de Santa Cruz, teve com elle demanda fobre o titulo, o que ElRey Dom Joao IV. accommodou concedendolhe, que confervasse as mesmas honras, e prerogativas de Conde com o mesmo titulo. Cafou o Conde D. Joao segunda vez com D. Maria de Tavora, viuva de D. Antonio Mascarenhas da Costa, I. Conde de Palma, e filha de Luiz Alvares de Tavora, Conde de S. Joao, e deste matrimonio nao teve filhos, e do primeiro teve os feguintes:

18 D. Francisco Mascarenhas, que foy o primogenito, e morreo na Armada, que foy ao Brafil, em vida de sua may.

\* 18 DOM MARTINHO MASCARENHAS, IV. Conde de Santa Cruz.

18 D. PEDRO MASCARENHAS, morteo moco em vida de seu pay.

de môr de Trancoso, Alcaide môr, e Commendador de Almourol na Ordem de Christo, e da Golegãa pelo seu casamento; servio na guerra do anno de 1640, e f y Capitao de Cavallos, e Mestre de Campo de hum Terço, e Governador, e Capitao General Capita Gen

General da Ilha da Madeira, Védor da Cafa da Rainha D. Maria Francisca, e depois seu Estribeito môr, e da Rainha D. Maria Sofia. Morreo a 25 de Fevereiro do anno de 1699, e jaz em S. Ro-

que.

Casou em 2 de Agosto do anno de 1672 com D. Joanna Coutinho, que faleceo a 28 de Março de 1696, filha herdeira de D. Pedro Coutinho, e de D. Marianna de Castro, irmãa do I. Conde de Armamar, e veyo a ser herdeira da Casa de seu tio D. Luiz Coutinho, irmao do pay, Commendador de Almourol, e da Golegãa, Senhor de Paipele, e tiverao:

19 D. FILIPPA COUTINHO DE NORONHA, que foy herdeira, e succedeo na Casa; casou a primeira vez com Dom Martinho Mascarenhas seu primo com irmao, silho do Conde de Obidos D. Vasco Mascarenhas, de quem nao teve fuccessao: e casou segunda vez no primeiro de Abril de 1699 com D. Christovao Joseph da Gama seu sobrinho, e primo segundo, e sobrinho direito de seu primeiro marido por ser filho dos Marquezes de Niza D. Francisco Balthasar da Gama seu cunhado, e morreo em 12 de Março do anno de 1700, tendo dado à luz hum filho no primeiro de Janeiro, que se chamou Dom Luiz Manoel Francisco Coutinho de Noronha, que morreo de curta idade.

D.

### da Casa Real Portug. Liv. VIII.

19 D. MARIANNA COUTINHO DE NORONHA. casou no primeiro de Outubro de 1698 com D. Joao Manoel de Noronha, depois Conde de Atalaya, de quem teve duas meninas, que morrerao de tenra idade, e sua may a 4 de Janeiro de 1701, como fe dirá no Livro XII.

D. JOANNA DE VILHENA, casou com seu tio D. Vasco Mascarenhas, I. Conde de Obidos,

como adiante se verá.

\* 18 D. MARIA MAGDALENA DE LENCASTRE, Condes de Sabugofa. casou com Vasco Fernandes Cesar de Menezes, si-

lho herdeiro de Luiz Cesar de Menezes, Alferes môr de Portugal, como dissemos no Liv. VI. Capitulo V. do Tom. V. pag. 300, o qual nao chegou a herdar a Cafa; porque servindo na guerra. se achou no sitio de Badajoz, de donde vindo doente, em pouco tempo faleceo no anno de 1658, deixando o filho unico, que se segue.

19 Luiz Cesar de Menezes, fuccedeo na Casa a seu avô, e soy Alcaide môr de Alenquer, Commendador de S. Joao de Rio-Frio, e Lomar na Ordem de Christo, Alferes môr do Reyno, e foy Capitao de Cavallos na Corte, e depois Governador do Rio de Janeiro, Capitao General do Reyno de Angola, e do Estado do Brasil, de donde depois de ter governado com inteireza, e satisfação, voltou para o Reyno no anno de 1710, e faleceo a 20 de Fevereiro de 1720.

Casou com D. Marianna de Lençastre, que fale-

ceo a 12 de Junho de 1731, filha de D. Rodrigo de Lencastre, Commendador de Coruche, e desta uniao nascerao os filhos seguintes:

\* 19 Vasco Fernandes Cesar de Menezes,

I. Conde de Sabugofa.

- 19 RODRIGO CESAR DE MENEZES, que nasceo a 11 de Julho de 1675, estudou em Coimbra, e depois de haver feito os seus actos, largou esta vida pela militar; servio na guerra com distinçaó, e tendo occupado diversos postos, na paz soy Brigadeiro de hum dos Regimentos de Infantaria da Corte, e depois Governador da Capitanía de S. Paulo, e no seu destricto descobrio as Minas de Cuyabá, onde elle mesmo soy, superando muitas difficuldades, e voltando para o Reyno, soy mandado por Governador, e Capitas General do Reyno de Angola, onde estava quando no anno de 1735 soy nomeado General de Batalha, e tendo governado com acerto, e prudencia, voltando para o Reyno, saleceo na viagem no anno de 1738.
- 19 D. IGNEZ DE LENCASTRE, naíceo a 10 de Novembro de 1678, e caíou a 10 de Abril de 1697 com Diogo Correa de Sá, III. Viíconde de Affeca, Alcaide mòr do Rio de Janeiro, Senhor de Tanquinhos, &c. e a sua successão trataremos no Livro X.
- 19 Joseph Cesar de Menezes, naíceo a 11 de Agoño de 1684, efludou na Universidade de Coimbra, sendo Porcionista do Collegio de S. Pedro,

## da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 77

dro, e havendo-se graduado em Canones, passou a Roma, residindo naquella Corte alguns annos com muita estimação, foy Prior da Collegiada de Cedofeita, e teve outros Beneficios, e he Principal da Santa Igreja de Lisboa, e do Conselho del Rey.

19 D. MARIA DE LENCASTRE, naíceo a 18 de Dezembro de 1685, e casou a 31 de Janeiro de 1698 com Joao Pedro Soares da Veiga Avelar Taveira e Noronha, Proprietario do lugar de Provedor da Alsandega de Lisboa, e no mesmo dia, acabando esta Senhora de se receber, adoecco de bexigas, e salecco a 13 de Fevereiro do dito anno.

19 D. JOANNA BERNARDA DE NORONHA, nasceo a 28 de Dezembro de 1686, casou em 9 de Dezembro de 1703 com Joad de Saldanha da Gama, Senhor de Assequins, Vice-Rey da India, e a sua successão fica escrita no Livro VI. Capitulo V. do Tomo V. pag. 364.

19 JOAO CESAR, nasceo a 24 de Junho de 1688, he Monge de Cister, e Mestre em Theologia.

\* 19 VASCO FERNANDES CESAR DE MENEZES, nasceo a 16 de Outubro de 1673, he I. Conde de Sabugosa por merce delRey D. Joao V. de que tirou Carta passada a 19 de Setembro do anno de 1729, Alseres môr do Reyno, e como tal exercitou o seu posto no Auto do Levantamento del Rey D. Joao V. no primeiro de Janeiro de 1707, Alcaide môr de Alenquer, Commendador de S. Joao de Rio-Frio, e de S. Pedro de Lomar na Ordem de Tom.IX.

Christo; servio na paz, e soy Capitaó de Mar, e Guerra, e Mestre de Campo do Terço da Armada, com que servio na guerra de 1704, e depois soy General de Batalha, achando-se em muitas occasioens de honra; depois passou por Vice-Rey, e Capitaó General do Estado da India no anno de 1712, de donde voltando ao Reyno no anno de 1717, passou por Vice-Rey ao Estado do Brassi no anno de 1721, que governou com grande acerto, inteireza, e zelo do serviço del Rey até o anno de 1735.

Casou no anno de 1696 com D. Juliana de Lencastre, filha de D. Joaó Mascarenhas, V. Conde de Santa Cruz, Mordemo môr del Rey D. Pedro II. e da Condessa D. Theresa de Moscoso, e desta illus.

\* 20 Luiz CESAR DE MENEZES.

tre uniao nascerao

20 Dona Theresa Ignacia de Moscoso, Dama do Paço, que naíceo a 3 de Agosto de 1697, e casou em 14 de Julho de 1714 com D. Henrique da Costa Carvalho e Sousa, IV. Conde de Soure, e saleceo de parto a 10 de Mayo de 1715, como diremos no Livro X. Capitulo III. §.III.

20 Joseph Carlos Cesar de Moscoso, nasceo a 19 de Novembro de 1699, soy Deao da Sé de Lisboa Oriental, e he Principal da Santa Igre-

ja de Lisboa, e do Conselho del Rey.

20 D. MARIANNA ROSA DE LENCASTRE, nasceo a 18 de Dezembro de 1700, casou com Rodrigo

# da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 79

drigo de Mello da Sylva, V. Conde de S. Lourenço, como diremos adiante neste mesmo Livro, Parte III.

20 PEDRO CESAR DE MENEZES, nasceo a 19 de Novembro de 1702, estudou em Coimbra, e faleceo em 30 de Julho de 1738.

20 JOACHIM CESAR DE MENEZES, que fa-

leceo de tres annos no de 1703.

20 D. IGNEZ BRASIA DE GUSMAO, nasceo a 3 de Fevereiro de 1703, que nao tem elegido escado.

20 D. FRANCISCA POLICENA, nasceo a 4 de Outubro de 1707. He Religiosa no Mosteiro da Annunciada de Lisboa.

\* 20 Luiz Cesar de Menezes, nasceo a 27 de Agosto de 1698, herdeiro desta Casa, ornado de excellentes partes, e com muita applicação às bellas letras; he Védor da Casa da Rainha D. Maria Anna de Austria, Capitao de Cavallos, Academico, e Censor da Academia Real da Historia Portugueza.

Casou a 16 de Outubro de 1728 com Dona Anna Mascarenhas, Dama do Paço, silha primeira de D. Fernao Martinis Mascarenhas, II. Conde de Obidos, Meirinho môr do Reyno, e da Condessa D. Brites Mascarenhas da Costa, Condessa de Sabugal, como adiante se dirá, e desta illustrissima uniao nascerao entro outros silhos, que salecerao de tenra idade, os seguintes:

Tom.IX. Kii D.

21 D. MARIA THERESA DE ASSIS MASCA-RENHAS, que nasceo a 31 de Agosto de 1729.

I VASCO JOSEPH CESAR DE MENEZES,

nasceo a 27 de Fevereiro de 1731.

\* 18 Dom Martinho Mascarenhas, IV. Conde de Santa Cruz, succedeo na Casa de seu pay, e avó materno, em cuja memoria lhe soy posto o nome. Foy Senhor das Villas de Lavre, de Estepa, de Santa Cruz, e Lagaens, das llhas de Santo Antaō, Flores, Corvo, e do Morgado de Estepa, Alcaide môr de Montemor o Novo, de Alcacer do Sal, e de Grandola, Commendador, e Alcaide môr de Mertola, Capitaō dos Ginetes, Governasor, e Capitaō General de Mazagaō, e salecco no anno de 1676.

Casou com D. Juliana de Lencastre, filha de D. Manrique da Sylva, I. Marquez de Gouvea, e VI. Conde de Portalegre, Mordomo mor del Rey D. Joao IV. e do Conselho de Estado, &c. e da Marqueza D. Maria de Lencastre, filha de D. Alvaro de Lencastre, e de D. Juliana de Lencastre, III. Duques de Aveiro, como se dirá em seu lugar, e tiverao estes filhos:

\* 19 D. JOAO MASCARENHAS, Conde de Santa Cruz, adiante.

19 D. FERNANDO MASCARENHAS, que morreo moço no tempo, em que efludava na Universidade de Coimbra.

s 19 D. Maria de Lencastre, nasceo a 8

### da Casa Real Portug. Liv. VIII. 81

de Agosto do anno de 1656, e casou com Fernao Telles de Menezes e Castro, III. Conde de Unhao, Condes de Unhao. XI. Senhor de Unhao, Cepaes, Gestaço, Meinedo, e da Ribeira de Soás, Commendador de Ourique na Ordem de Santiago, da Alcaçova de Santarem, Souzel, e Pernes na de Aviz, o qual faleceo a 30 de Agosto de 1687, e era filho de Rodrigo Telles de Menezes, II. Conde de Unhao. descendente por varonia da esclarecida Casa de Syl-Por morte do Conde seu marido soy a Condessa nomeada Aya do Principe D. Joao, depois Rey, e de todos os filhos dos Reys D. Pedro II. e D. Maria Sofia, aos quaes fervio com grande cuidado, amor, e disvello, muy proprio do seu illustrissimo nascimento, e era grave, affavel, com grande attenção, conservando sempre a authoridade da fua grande pessoa, e cargos. Teve o titulo de Marqueza de Unhao, e depois foy Camereira môr da Rainha D. Maria Anna de Austria, a quem servio até que faleceo a 19 de Outubro de 1739; desta esclarecida uniao nascerao

\* 20 RODRIGO XAVIER TELLES, IV. Conde

de Unhao, adiante.

20 D. JULIANA DE LENCASTRE, foy Dama do Paço, casou com Thomás Botelho de Tavora, III. Conde de S. Miguel, Commendader das Com. Condes de S. Miguel. mendas de Santa Maria de Arruda, de Mirandella, de S. Miguel de Annade, e S. Juliaó de Azurara na Ordem de Christo, Gentil-homem da Came-

ra do Infante D. Antonio, e tem os filhos feguintes:

- \* 21 ALVARO JOSEPH XAVIER BOTELHO, adiante.
  - 21 Dona Maria Xavier de Lencastre, que naíceo no primeiro de Novembro de 1710, caíou com D. Marcos de Noronha, primogenito dos quintos Condes de Arcos, como diremos.
  - 21 D. ANTONIA XAVIER DE LENCASTRE, nasceo a 25 de Dezembro de 1711, e casou com D. Thomás de Noronha, V. Conde dos Arcos, sogro de sua irmãa, como adiante se dirá.
  - 21 FERNANDO XAVIER BOTELHO, nasceo a 27 de Fevereiro de 1713, que seguindo as letras na Universidade de Coimbra, se laureou em Canones, e soy oppositor às Cadeiras da mesma faculdade, e Prior da Igreja de Santa Cruz na Provincia do Minho, e he Prelado da Santa Igreja Patriarcal, e do Conselho de Sua Magestade.
  - 21 D. Anna Cecilia de Lencastre, nasco a 2 de Março de 1714, he Religiosa das Capuchas do reformadissimo Mosteiro da Madre de Deos de Lisboa.
  - 21 JOSEPH XAVIER BOTELHO, naíceo a 14 de Mayo de 1715, e faleceo no mais florído tempo da idade.

Nuno

## da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 83

21 Nuno Xavier Botelho, nasceo a 6 de Fevereiro de 1717, e he Clerigo Regular de S. Caetano.

21 JOACHIM XAVIER BOTELHO, nasceo a 21 de Março de 1718, e he Religioso na mesma Religias.

21 D. Marianna Josefa de Lencastre, nasceo a 16 de Novembro de 1719.

21 D. Francisca Xavier de Lencastre, nasceo a 28 de Mayo de 1721, e faleceo na flor da idade sem estado.

21 DONA MAGDALENA XAVIER DE LENCAS-TRE, nasceo a 25 de Mayo de 1722, e faleceo de tenra idade.

21 MIGUEL XAVIER BOTELHO, nasceo a 21 de Abril, de 1723.

21 D. THERESA DE JESUS DE LENCASTRE, nasceo a 17 de Outubro de 1724.

21 Antonio Xavier Botelho, nasceo a 14 de Setembro de 1726.

21 MARTINHO XAVIER BOTELHO, nasceo a 4 de Fevereiro de 1730.

21 ALVARO JOSEPH BOTELHO DE TAVORA, nasceo a 26 de Abril de 1708 primogenito da Casa de seu pay. Casou a 8 de Novembro de 1731 com D. Luiza do Pilar de Noronha, filha dos quintos Condes de Arcos, sua prima segunda, e tem

THOMAS XAVIER BOTELHO DE TAVORA, que

que nasceo a 30 de Setembro de 1732: 22 D. MAGDALENA XAVIER BOTELHO DE NORONHA, nasceo a 5 de Janeiro de 1735.

22 FERNANDO XAVIER BOTELHO, que nasceo a 8 de Agosto de 1737.

22 D. Juliana Xavier Botelho de Lencastre, que nasceo a 4 de Mayo de 1739.

RODRIGO XAVIER TELLES DE MENEZES CASTRO E SYLVEIRA, nasceo a 14 de Janeiro de 1684, IV. Conde de Unhao, XII. Senhor dos Conselhos, e honras de Unhao, Cepaes, Gestaço, Meinedo, e da Ribeira de Soás, e Coutos de Perada de Bouro, e Pousadella, Commendador de S. Salvador de Ourique na Ordem de Santiago. de Santa Maria de Alcaçova de Santarem, Nossa Senhora de Sousel, Santa Maria de Pernes, e Oliveira na Ordem de Aviz, e da dos Casaes do Termo de Cintra na Ordem de Christo. Foy Coronel de hum Regimento das Ordenanças, e he Gentil-homem da Camera delRey D. Joao V. do seu Confelho, Deputado da Junta dos Tres Estados, Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve, em que entrou no anno de 1721, aonde do seu zelo, prudencia, e integridade tem dado largas demonstrações, e sempre da sua generosidade; porque entre as mais vi tudes, de que se adorna, he esta muy propria de tao grande Senhor.

Casou a 29 de Janeiro de 1702 com D. Victoria de Tavora, filha de Miguel Carlos de Tavora, Conde

### da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 85

de de S. Vicente, e da Condessa D. Maria Caetana da Cunha, como se disse no Livro VI. Tomo

V. pag. 226, e tiverao os filhos seguintes:

21 Joad Xavier Fernad Telles de Menezes, que naíceo a 13 de Janeiro de 1703, foy seu Padrinho El Rey D. Joad V. e para eternizarem esta honra os Condes seus pays, she derad o seu nome, he V. Conde de Unhad, e Coronel do Regimento de Infantaria de Cascaes, e o havia sido do Algarve. Está concertado a casar com D. Maria da Gama, IV. Marqueza de Niza, filha dos terceiros Marquezes de Niza, e VII. Condes da Vidigueira, como diremos no Livro X. Capitulo III. ¿ I.

21 MIGUEL XAVIER TELLES DE MENEZES,

que faleceo naó tendo cumprido tres annos.

21 Joseph Francisco Xavier Telles de Menezes, naíceo a 3 de Outubro de 1705, estudou na Universidade de Evora, depois entrou na Religiao de S. Joao de Malta, e tendo seito as Caravanas, soy Capitao de Galé, em que servio com luzimento, e he Commendador de Poyares.

MANOEL XAVIER TELLES DE MENEZES, que nasceo a 22 de Agosto de 1707, soy Porcionista no Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, onde se graduou Doutor em Canones, e soy oppositor às Cadeiras desta faculdade, em que ostentou com applauso, soy Conego na Sé de Braga, e he Prelado da Santa Igreja de Lisboa, e do Conselho de Sua Magestade.

le Sua Magestade Tom. IX.

L FRAN-

21 FRANCISCO XAVIER TELLES, que faleceo de tenra idade.

21 DONA MARIA THERESA ANNA JOSEFA CAETANA TELLES, que nasceo a 14 de Outubro de 1716.

\* 19 D. JOAO MASCARENHAS, V. Conde de Santa Cruz, Senhor das Villas de Lavre, de Estepa, da de Santa Cruz, e Lagens, Senhor das Ilhas de Santo Antao, Flores, e Corvo, Commendador de Mertola na Ordem de Santiago, de Mendo Marques, e da Vargem na Ordem de Christo, Alcaide môr de Mertola, Montemôr o Novo, Grandola, e Alcacer do Sal, Mordomo môr del Rey D. Pedro II. cargo, em que succedeo, e na Casa de Portalegre a seu tio Dom Joao da Sylva, II. Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado. Faleceo a 12 de Agosto do anno de 1691.

Agotto do anno de 1691.

Casou em Castella com Dona Theresa de Moscoso Ostorio, a qual ficando viuva soy Aya do Principe D. Joseph, e de seus irmãos, com titulo de Marqueza de Santa Cruz, e morreo a 13 de Abril de 1724: era filha de Dom Gaspar de Moscoso, V. Marquez de Almazan, IX. Conde de Monte Agudo, Commendador de Beas, que morreo moço, sendo ainda vivo seu avó D. Gaspar, VI. Conde de Altamira, como adiante veremos: e soy casado com a Marqueza D. Ignes de Gusmao, silha de D. Diogo Mexia Filippes de Gusmao, I. Marquez de Leganhes, e da Marqueza D. Policena Espinola sua primeira

primeira mulher, filha de Ambrosio Espinola, I. Marquez de los Balvases, Grande de Hespanha, e tiveras a

\* 20 D. MARTINHO MASCARENHAS, Marquez de Gouvea, de quem adiante se faz menças.

D. Gaspar de Moscoso e Sylva, que nasceo a 17 de Mayo de 1685, soy Porcionista no Collegio de S. Pedro da Universidade de Coimbra, Deaó da Santa Igreja Metropolitana de Lisboa Oriental, Deputado do Santo Officio, Reytor, e Reformador da Universidade de Coimbra, Sumilher da Cortina delRey D. Joaó V. e do seu Conselho: e recusando grandes merces, e honras, que o mesmo Rey lhe sazia, tomou o habito de S. Francisco com geral edificação na Resórma de Varatojo, onde com louvavel zelo seguio o seu Instituto, e se chamou Fr. Gaspar da Encaração, e he actualmente Resormador dos Conegos Regrantes de Santo Agossinho deste Reyno por huma Delegação do Papa.

20 D. JULIANA FRANCISCA DE LENCASTRE, casou em Outubro do anno de 1696 com Vasco Fernandes Cesar de Menezes, I. Conde de Sabugo-

sa, como deixamos escrito.

20 D. MARIA LEONOR DE MOSCOSO, Dama de Palacio, casou com Ayres de Saldanha e Albuquerque da Gama, Gentil-homem da Camera do Serenissimo Infante Dom Antonio, e Governado Rio de Janeiro, e a sua successa deixa-Tom. IX. Lii mos mos já referida no Livro VI. Tomo V. pag. 357. \* 20 D. MARTINHO MASCARENHAS, foy III. Marquez de Gouvea por merce delRey D. Joao V. querendo renovar na sua pessoa este titulo, que tivera seu tio, em cuja Casa, e grande officio elle viera a succeder, de que tirou Carta passada a 17 de Janeiro de 1714, concedendolhe a prerogativa do tratamento de fobrinho. Foy VI. Conde de Santa Cruz. Mordomo môr do mesmo Rey, e já o tinha sido del Rey D. Pedro II. e do seu Conselho. Senhor das Villas de Lavre, e de Estepa, e das Villas de Santa Cruz, e Lagens, Senhor das Ilhas de Santo Antao, Flores, e Corvo, com todas as suas jurisdicções, Commendador de Mertola, Mendo Marques, e Vargem, Alcaide môr do Castello da Villa de Mertola, Montemôr o Novo, Grandola, e Alcacer do Sal. Foy este grande Senhor ornado de excellentes virtudes, pelo que mereceo ser bem quisto: era pio, cortezao, verdadeiro, e com fingular fineza na amizade; exercitou com inteireza, respeito, e equidade o seu lugar, logrando muita estimação del Rey, a quem servio com muito amor, sendolhe muy grata a sua pessoa, que estimou mui-Faleceo a 9 de Março de 1723.

Casou em 2 de Julho do anno de 1698 com a Marqueza D. Ignacia Rosa de Tavora, que ficando viuva, pouco tempo depois da morte de seu marido, com generosa resoluças, tomou o habito no Religioso Mosteiro da Conceiças, junto à Luz, a

28

28 de Abril de 1723, onde professou, e vive com louvavel edificação. Era filha de Antonio Luiz de Tavora, II. Marquez de Tavora, e da Marqueza D. Leonor Maria Antonia de Mendoça, como fe diffe no Livro VI. Capitulo V. Tomo V. pag. 221; desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

- D. JOAÓ MASCARENHAS, nasceo a 2 de Julho de 1699, IV. Marquez de Gouvea, VII. Conde de Santa Cruz, Mordomo môr delRey D. Joao V. e Senhor de toda a mais Casa, que teve seu pay, em cuja vida casou a 15 de Outubro de 1718 com sua tia D. Theresa de Moscoso e Aragao, que faleceo no anno de 1740, viuva de Dom Manoel Pimentel, Marquez de Malpica, filha de D. Luiz de Moscoso Osorio, VII. Conde de Altamira, e Monte Agudo, VI. Marquez de Almanzan, e Post, Gentil-homem da Camera delRey Dom Carlos II. Vice-Rey de Valença, e Sardenha, Embaixador em Roma, aonde morreo a 23 de Agosto de 1698, e de sua segunda mulher a Condessa Dona Angela de Aragao, Camereira môr da Rainha Dona Isabel Farneze, filha de D. Luiz de Aragao, VI. Duque de Segorbe, &c. e nao tiverao fuccessao.
- D. Joseph Mascarenhas, com quem se 21 continúa.
- D. FRANCISCA DAS CHAGAS MASCARE. NHAS, que nasceo a 16 de Setembro de 1706, e casou a 9 de Outubro de 1725 com D. Antonio de Almei.

Almeida, Conde do Lavradio, como se verá no Livro X.

# 21 D. Joseph Mascarenhas, nasceo a 2 de Outubro de 1708, e fendo destinado para a vida Ecclesiastica, estudou na Universidade de Coimbra, e foy Porcionista, e Collegial de S. Pedro, e Doutor em Canones, em cuja faculdade ostentou com applauso, sendo oppositor às Cadeiras, e tendo continuado por alguns annos a Universidade com estimação, não só pelo que se devia ao seu alto nascimento, mas pela que elle adquirio pela sua litteratura; deixou esta vida, em que seriao admiraveis os progressos, pela renuncia, que seu irmao o Marquez D. Joao lhe fez da sua grande Casa; e assim he V. Marquez de Gouvea, VIII. Conde de Santa Cruz, Mordomo môr delRey D. Joao V. Senhor das Villas de Lavre, e de Estepa, das Villas de Santa Cruz, e Lagens, Senhor das Ilhas de Santo Antao, Flores, e Corvo, com todas as suas jurisdicções, Commendador das Commendas de Mertola na Ordem de Santiago, de Mendo Marques, e Vargem na Ordem de Christo, Alcaide môr do Castello, e Villa de Mertola, e dos de Montemôr o Novo, Grandola, e Alcacer do Sal, e dos Morgados, e Padroados de toda a Cafa.

Casou a 20 de Julho de 1739 com D. Leonor de Tavora, filha dos segundos Condes de Alvor, como deixamos escrito na Liv. VI. Capitulo V. Tomo V. pag. 222, onde se diz desta Senhora, que seus

cu

seus pays haviao tratado de tenra idade o seu casamento com seu sobrinho, e primo Luiz Bernardo de Tavora, o que nao teve effeito pela referida uniao, de quem tem

22 D. MARTINHO MASCARENHAS, que nafceo a 26 de Novembro de 1740.

#### §. II.

\* 17 D. VASCO MASCARENHAS, filho quarto de D. Maria de Lencastre, e de D. Fernao Martins Mascarenhas, soy I. Conde de Obidos por Car- Condes de Obidos, ta de 22 de Dezembro de 1636, o qual Condado depois ElRey D. Affonso VI. lhe deu de juro, e herdade na forma da Ley Mental por Carta de 14 Torredo Tomb Chan-cel delley D. Affonio de Abril de 1663. Foy Governador, e Capitao VI. Siv. 27. 4 ag. 211. General do Algarve, Vice-Rey da India, e depois do Brasil, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, Estribeiro môr da Rainha Dona Maria Francisca de Saboya, do Conselho de Estado, e Guerra, Commendador das Commendas da Lourinhãa, Sellamede, Idanha a Velha, S. Salvador de Barbaens, S. Lourenço de Taveiro na Orden: de Christo, e da Hortalagoa na de Santiago, Alcaide môr de Obidos, e Senhor de Selir do Porto. Quando ElRey D. Joao IV. fez Commendador môr da Ordem de Christo ao Senhor Infante D. Duarte no anno de 1648, nomeou ao Conde por seu Tenente, como se vê do Alvará, que vay lançado na Prova

Rey D. Joao IV. pag. 271.

Torre do Tombo liv. Prova 270 do Tomo III. dizendo: Ouve por bem 17. de Chancellar. del de nomear por Tenente do Commendador môr de Christo a D. Vasco Mascarenhas, Conde de Obidos, do meu Conselho de Guerra, e meu muito amado sobrinho. Com esta honra foy o Conde tratado por El-Rey, de que teve Carta de assentamento, que he certa quantia, que vencem os que tem a dita prerogativa, e foy passada a 19 de Mayo do anno de 1646. Começou o Conde nos feus primeiros annos a militar em Flandres, depois passou ao Biasil quando foy Governador aquelle Estado Diogo Luiz de Oliveira, Morgado de Oliveira, onde occupou o posto de Mestre de Campo: e no anno de 1638 o fizerao General da Artilharia, quando foy com D. Fernando Mascarenhas, General da Armada. E no anno de 1641 quando ElRey D. Joao IV. cuidou da defensa do Reyno, nomeando os Generaes, lhe encarregou o Governo do Algarve, e depois foy Governador das Armas do Exercito de Alentejo, havendo fervido fempre com reputação, e grande desinteresse os grandes lugares, que occupou, e muita estimação dos Reys, a quem servio. ceo a 4 de Julho de 1678.

Cafou a primeira vez em Castella no anno de 1636 com D. Jeronyma de Mendoça de la Cueva e Benavides, Dama da Rainha D. Isabel de Borbon, e por este casamento deu ElRey Filippe IV. o titulo de Conde de Obidos a seu marido: era irmãa do Cardeal de la Cueva, e filha de Dom Luiz de la Cueva

Cueva e Benavides, Senhor de Bedmar, e de D. Elvira de Mendoça, filha de Joao de Mendoça, General das galés de Hespanha, e deste matrimonio nasceo unica, morrendo sua may de parto,

18 D. Joanna Mascarenhas, que ficou em Castella, e se creou em casa de sua tia D. Joanna de Mendoça, Duqueza de Terra Nova, irmãa da Condessa sua pelá casou com D. Antonio de Luna Portocarrero, Senhor de Carrascal, filho segundo de D. Christovas Portocarrero Osorio, III. Conde de Montijo, e de D. Anna de Luna Henriques, II. Condessa de Fuenteduenha, Marqueza de Val de Rabano, sua mulher, e prima, e tiveras hum filho, e huma silha, a saber:

19 D. ANTONIO PORTOCARRERO DE LUNA Marquessi de CastroE MASCARENHAS, que se intitulou em Castella Juerte.
Conde de Obidos, pertendendo, que este título
lhe tocava por ser dado a sua avó materna pelos
seus setviços. Foy Senhor de Carrascal, e CastroXimenes, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Collegial de Oviedo em Salamanca, foy Ministro de
legras togrado na Chancellaria de Valhadolid, e do

Ximenes, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Collegial de Oviedo em Salamanca, foy Ministro de letras togado na Chancellaria de Valhadolid, e do Conselho de Ordens, e pelo seu casamento Marquez de Castrosuerte. Motreo no anno de 1699. Casou em 19 de Dezembro de 1686 com D. Theresa de Sottomayor Pacheco Menezes e Barba, IV. Marqueza de Castrosuerte, filha herdeira de D. Francisco de Sottomayor Pacheco Menezes e Barba, III. Marquez de Castrosuerte, Visconde de Tom.IX.

Castrofalhe, Senhor de Alconchel, e em Portugal de Fermoselhe, Commendador de la Hinoyosa na Ordem de Santiago, Mordomo da Casa Real, e Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. e de D. Francisca Chacon, filha de Dom Joao Chacon Ponce de Leon, IV. Senhor de Polvorança, e de D. Catharina de Ayala, filha de D. Bernardo de Ayala, I. Conde de Vilhalva, de quem teve D. Pia Antonia de Luna Mascarenhas, Senhora de Carrafcal, e Castro-Ximeno, que nasceo no anno de 1689, e estando concertada para casar com D. Vicente de Guímao, Commendador de Almodovar na Ordem de Calatrava, irmao do Marquez de Monte-Alegre, morreo em Julho de 1716, e a D. Joseph D. Paulo D. Maria Magdalena , e Dona Maria Josefa, que morrerao meninos. A Marqueza D. Theresa casou segunda vez com o Duque de Sottomayor, Conde de Crecente, Marquez de Tenorio, sem geraçao. Casou terceira vez com D. Diogo de Zuniga, filho do V. Marquez de Aguilafuente Dom Manoel, de quem teve D. Therefa, Marqueza de Castrofuerte, que nasceo no anno de 1727, e tomou o habito de Santiago no Mosteiro de Santa Cruz de Valhadolid, e as fuas casas passarao a sua tia Dona Catharina Pacheco, mulher do Marquez de Pallaceos.

19 D. Anna Maria de Luna, foy Dema da Rainha Dona Maria de Austria, e Marqueza de Marquezes de Prato, Prado, morteo a 4 de Setembro de 1689. Casou em em 23 de Março de 1681 com D. Fernando de Prado Brabo da Cunha e Zarate, I. Marquez de Prado, Adiantado de Ternate, Senhor de Valdetuejar, Lodigos, Molin de la Torre, e outros Lugares, que morreo no anno de 1688, filho de D. Fernando de Prado Henriques, Visconde de Prado, e de D. Isabel Brabo da Cunha e Zarate, filha herdeira de D. Luiz Brabo da Cunha, Adiantado de Ternate, Senhor de Lodigos, Molin de la Torre, e de D. Maria Affonso de Zarate, Senhora da Casa de Zarate, e tiverao os dous filhos seguintes: \* 20 D. FERNANDO DE PRADO, II. Marquez

de Prado.

D. Joao de Prado Portocarrero. Senhor da Casa de Lizano, que servio, e soy Capitao no Regimento das Guardas de Infantaria Hefpanhola, Coronel do Regimento de Castella, Brigadeiro dos Exercitos del Rey Catholico, e Governador de Tarragona, onde faleceo a 19 de Marco de 1741. Casou em Asturias com D. Isabel Maria de Malleza y Doríga Befnando de Quiros, Senhora da Casa de Malleza, e da de la de Cortina, e suas dependencias; e deste matrimonio nascerao seis silhos: 1. D. Fernando, que he Senhor da Cafa de Lizano, que foy Capitao de Infantaria, e he ao presente Tenente no Regimento das Guardas de Infantaria Hespanhola, 2. Dom Joao, Capitao de Granadeiros no Regimento de Infantaria de la Reyna, 3. D. Joseph, Alferes no Regimento de Ma-Tom.IX. M ii

lhorca, 4. D. Manoel, 5. D. Therefa, 6. e D. Anna, que vivem em Asturias, e nenhum tem to-

mado estado até o presente.

D. FERNANDO DE PRADO BRABO PORTO-CARRERO MASCARENHAS E LENCASTRE, II. Marquez de Prado, Adiantado de Ternate, Senhor de Valdetuejar, das Casas de Prado, Zarate, e Lugares de Renedo, e la Guspeña, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Senhor da Cafa, e Senhorio de Carascal, e Castro-Ximenes.

Cafou com D. Angela Manuela Ronquilho Briceño Suelves e Luna, Condessa de Gremedo, Viscondessa de Vilhar de Farfon, filha de D. Francisco Ronquilho Briceño, Conde de Gremedo, (e pelo seu segundo casamento o soy de Guaxo, e del Arco, Marquez de Vilhafiel ) Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Capitao de Cavallos, Gentilhomem da Camera de D. Joao de Austria, Corregedor de Leao, Palencia, Cordova, e Madrid, do Conselho da Fazenda delRey D. Carlos II. e depois Governador, e Mestre de Campo General de Cadiz, Commandante General das Armas da Extremadura, e finalmente Governador do Conselho Real de Castella, e da Junta do Gabinete, e governo del Rey D. Filippe V. e de sua primeira mulher D. Petronilha Ximenes Murilho e Suelves, de cujo Matrimonio foy unica por morrer na batalha de Villa-Vicosa seu irmao D. Pedro Ronquilho, Mestre de Campo General dos Exercitos del Rey Catho-

Catholico. E era viuva de D. Antonio Vasques Coronado Ordonhes de Castro e del Peso, I. Marquez de Coquilha, Conde de Montalvo, (em Salamanca) Visconde de Monte Rubio, Senhor das Casas de las Hachas, Varilhas, de quem deixou unico a D. Antonio, II. Marquez de Coquilha, &c. que tambem faleceo moço, sendo casado com D. Joanna de Ferrer de Calatayud, filha de D. Gaspar de Ferrer de Proxita e Apiano, XI. Conde de Almenara, Brigadeiro dos Exercitos del Rey Catholico, Gentil-homem da sua Camera, e de sua mulher D. Marianna de Calatayud e Chaves, de quem nasceo Dom Vicente, III. Marquez de Coquilha, que vive casado com D. Joachina de Vilhanueva e Herrera, filha, e ao presente successora dos Marquezes de Vilhalva em Aragao, sem filhos: e o Marquez D. Fernando teve da Marqueza D. Angela os seguintes:

21 D. IGNACIO FERNANDO DE PRADO POR-TOCARRERO BRAVO DA CUNHA, Successor das Cafas de seus pays, serve de Cadete na Companhia Hespanhola das Guardas de Corpo del Rey Catho-

lico.

D. FRANCISCO DE PRADO, Sumilher da Cortina delRey Catholico, Conego da Igreja de

Santiago.

D. MARIA MICHAELA DE PRADO, Se-21 nhora do Morgado, e Cafa de Alfaro, cafou com D. Joao Manoel da Cunha, III. Marquez de Efcalona.

calona, e Casa Fuerte, Senhor da Torre, e Casa Forte de Hinestrosa, em que succedeo a seu pay D. Joachim Vasques da Cunha e Castro, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, II. Marquez de Escalona, e Casa Forte, sobrinho, e successor de D. Joao da Cunha, I. Marquez de Casa Forte, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Commendador de Adelfa em a Ordem de Alcantara, que havendo fido Mestre de Campo General do Exercito de Catalunha. e do Conselho de Guerra delRey Dom Carlos II. fov por ElRey D. Filippe V. Governador de Meffina, e Governador, e Capitao General dos Reynos de Aragao, e Malhorca; morreo a 17 de Marco de 1734, sendo já Capitao General dos Exercitos de Hespanha, e actualmente Vice-Rey da Nova Hespanha. De D. Maria Michaela, e do Marquez D. Joao Manoel nascerao D. Francisco Xuvier da Cunha e Prado, D. Joachim, D. Maria Josefa, D. Isabel Maria, e D. Caetana, das quaes as duas ultimas são Religiosas no Mosteiro da Encarnação.

21 D. MARIANNA DE PRADO, cafou com D. Gaspar de la Gasca, Marquez de Revilha, e de Aguilares, Conde de Vilhalvilha, Senhor de Villabases, e Alseres mayor de Valhadolid, e até o presente nas tem successão.

21 Dona Maria Antonia de Prado e Ronquilho, que nao tem elegido estado.

Cafou

Casou o Conde D. Vasco segunda vez com sua sobrinha D. Joanna Francisca de Vilhena, filha de seu irmas o Conde D. Joas Mascarenhas, e da Condessa Dona Brites, a qual ficando viuva, passou a Castella a ser Freira Carmelita Descalça no Mosteiro de Alva de Tormes, por estar nelle o Corpo da Santa Madre Theresa, e desse matrimonio houveras os filhos seguintes:

\* 18 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS,

Conde de Obidos, adiante.

18 D. Joaó Mascarenhas, que foy Porcionista do Collegio de S. Pedro na Universidade de Coimbra, Arcediago da Santa Igreja Metropolitana de Lisboa Oriental, Deputado do Santo Officio da Inquisiçaó de Lisboa, em que soy Promotor, Sumilher da Cortina delRey D. Pedro II. Bispo de Portalegre no anno de 1691, e transferido ao Bispado da Guarda; e no anno de 1692 a 22 de Janeiro sez a sua entrada na Cidade da Guarda. Morteo na Villa de Celorico (indo aquella Villa a buscat a Rainha Dona Catharina da Grãa Bretanha, quando voltou para este Reyno) a 24 de Janeiro de 1693.

18 D. Ignacio Mascarenhas, Conego, e Arcediago da Santa Igreja Metropolitana de Lisboa

Oriental, morreo moço no anno de 1688.

18 Dom Martinho Mascarenhas, fervio na India, e casou com sua prima com irmãa, e sobrinha Dona Filippa Coutinho, filha de seu tio D Fran-

Francisco Mascarenhas, e faleceo, sem geraças, no anno de 1697, como neste mesmo Capitulo fica dito.

18 D. BRITES DE VILHENA, Marqueza de Niza, fegunda mulher de D. Francisco Luiz Balthasar da Gama, II. Marquez de Niza, VI. Conde da Vidigueira, do Conselho de Estado, e Guerra, como se dirá no Livro X. Capitulo III.

18 D. MARIA MAGDALENA MASCARENHAS, que tomou o habito nas Carmelitas Descalças no Mosleiro de Carnide, de que soy Priora, e Reli-

giosa muy exemplar.

D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS. nasceo a 4 de Novembro de 1643, foy II. Conde de Obidos, Alcaide môr de Obidos, e Selir do Porto, Commendador das Commendas da Conceição da Lourinhãa, de Sallamede, de Villa Marim, Nossa Senhora da Idanha a Velha, Salvador de Barbaens, S. Lourenço de Taveiro, e S. Miguel de Cosato na Ordem de Christo, e de Horta Lagoa na de Santiago, e pelo seu casamento Conde de Sabugal, e Palma, Senhor, e Alcaide môr de Sabugal, e Alfayates, Senhor da Villa, e Castello de Lindoso, e das Villas de Riba-Tamega, Sinfaens, e Arcos, com os Padroados das suas Igrejas, Meirinho môr do Reyno, e Senhor dos Morgados dos Costas, Alcaidaria, e Commenda de Castello de Vide, &c. Foy do Confelho de Estado, lugar, em que entrou no anno de 1707, e pelas suas virtudes.

des, e erudição escolhido para Ayo dos Serenissimos Infantes, e o seu talento o fez acredor a todos os mayores lugares do Reyno; era ornado de eloquencia na conversação, na qual sem cuidado mostrava fer erudito; amou as sciencias, e a sua capacidade lhe fazia comprehender as que nao professava; exercitou as artes liberaes com perfeição, fendo sciente, e destro na Cavallaria, e nao menos curiofo da caça; entreteve sempre trato com os homens eruditos do seu tempo, com quem conservava amisade, e correspondencia; gostou muito da Musica, de que nao ignorava os primores mais delicados desta arte; finalmente elle foy hum dos perfeitos Senhores do seu tempo, e de tal gravidade, que conseguio nos iguaes respeito, e nos pequenos veneração. Morreo a 4 de Janeiro de 1710. Cafou a 8 de Dezembro de 1669 com Dona Brites Mascarenhas de Castellobranco da Costa, que nasceo a 6 de Dezembro de 1657, Condessa de Palma. e Sabugal, e morreo a 8 de Março de 1709, era filha herdeira de Dom Joao Mascarenhas da Costa. II. Conde de Palma, Alcaide môr, e Commenda. dor de Castello de Vide, successor da Casa, e Condado de Sabugal; e da Condessa D. Joanna de Castro sua prima com irmãa, o qual era filho de Dom Nuno Mascarenhas, Alcaide môr, e Commendador de Castello de Vide, e de D. Brites de Menezes de Castellobranco, herdeira da Casa de Sabugal, filha de D. Francisco de Castellobranco, II. Tom. IX. Ν Con-

Conde de Sabugal, Meirinho mór de Portugal, Alcaide mór de Santarem, e de D. Luiza Coutinho sua prima com irmãa, herdeira de Dom Joao Coutinho, Senhor de Alvayazere, Alcaide mór de Santarem, e Almeirim, como deixamos escrito no Livro VI. Capitulo V. Tomo V. pag. 343, e deste matrimonio, depois de vinte e quatro annos de esperanças de casados, nasceras os filhos seguintes:

19 D. Francisco de Assis Mascarenhas de Castellobranco da Costa, que naíceo a 29 de Novembro do anno de 1693, foy IV. Conde de Palma, e morreo a 14 de Fevereiro de 1718 fem chegar a tomar estado. Teve bastardo a D. Joaó Mascarenhas, que no anno de 1732 passou a servir na India em companhia do Conde de Sandomil, Vice-Rey daquelle Estado, e faleceo em huni combate no anno de 1739.

\* 19 D. MANOEL MASCARENHAS, Conde de Obidos.

19 D. Anna DE Assis Mascarenhas, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, que casou com seu primo Luiz Cesar de Menezes a 4 de Março do anno de 1728, como deixamos já escrito.

Dama da mesma Rainha, que casou a 4 de Março do anno de 1726 com D. Joseph Antonio Francis co Lobo, III. Conde de Oriola, X. Baras de Alvito,

, ...

vito, &c. de quem se fará memoria no Livro XI. Capitulo XIV.

19 D. CLARA DE ASSIS MASCARENHAS, que nasceo a 28 de Novembro de 1700, e casou em 30 de Janeiro de 1720 com seu primo Dom Luiz de dataide, X. Conde de Atouguia, de quem tambem se fará mençao na Parte III. deste Livro Cap. IV.

\* 19 D. MANOEL DE ASSIS MASCARENHAS DE CASTELLOBRANCO DA COSTA, nasceo a 20 de Julho de 1699, foy filho segundo, e succedeo a seu irmao, e por morte de seu pay soy III. Conde de Obidos, Meirinho mor do Reyno, e successor de todos os mais Estados, e Commendas dos Condes seus pays; he Coronel da Cavallaria, com exercicio de Capitao de Cavallos, em hum dos Regimentos da Guarnição da Corte.

Casou no primeiro de Setembro do anno de 1721 com D. Elena de Lorena, a qual faleceo a 5 de Janeiro do anno de 1738, filha de Manoel Telles da Sylva, III. Marquez de Alegrete, e da Marqueza D. Eugenia de Lorena, filha do Duque de Cadaval D. Nuno, e desta illustrissima unias teve os silhos seguintes:

20 D. EUGENIA MASCARENHAS, nasceo a 6 de Setembro de 1722, casou em 8 de Janeiro de 1736 com D. Pedro de Menezes, IV. Conde de Cantanhede, como escrevemos no Livro VI. Capipitulo V. Tomo V. pag. 289, e tem até o presente a

D.

Tom.IX. N ii

21 D. ELENA DE MENEZES, que nasceo a 30 de Novembro de 1737.

21 D. Diogo de Menezes, que nasceo a

16 de Junho de 1739.

20 D. FERNANDO MASCARENHAS, que faleceo de curta idade.

20 D. THERESA MASCARENHAS, que nafceo a 19 de Junho do anno de 1725, e faleceo a 21 de Mayo de 1733.

20 D. Joseph Mascarenhas, que nasceo a 4 de Fevereiro de 1727, e faleceo a 18 de Mar-

ço. de 1738.

20 D. FRANCISCA MASCARENHAS, que nafceo a 21 de Junho de 1728, e está concertado o seu casamento com seu primo com irmas Manoel Telles da Sylva, herdeiro de Fernas Telles, IV. Marquez de Alegrete.

20 D. MARIA MASCARENHAS, nasceo a 14 de Fevereiro do anno de 1731, e está ajustado o seu casamento com Francisco de Mello, herdeiro do Monteiro môr do Reyno Fernao Telles da Sylva.

20 D. Anna Mascarenhas, que nasceo a 2 de Dezembro de 1737.

CAFI-

#### CAPITULO III.

De D. Leonor de Castro e Portugal, Condessa de Ribadavia.

14 A Segunda filha na ordem do nascimento da uniao de Dom Diniz, e D. Brites de Castro Osorio, como dissemos no Capitulo I. soy Dona Leonor de Castro e Portugal: celebrou-se o tratado do seu Casamento em Valhadolid no anno de 1523 com D. Diogo Sarmento de Mendoça, III. Conde de Ribadavia, Adiantado mayor do Reyno de Galliza, e esseriuando-se no referido anno, tiverao os filhos seguintes:

15 D. MARIA SARMENTO DE MENDOÇA, que casou com Dom Diogo Velasques Mexia de Ovando, I. Conde de Useda, e soy sua primeira mulher, e morreo sem filhos.

15 D. Luiz Sarmento de Mendoga, IV. Conde de Ribadavia, Adiantado mayor de Galliza, casou com D. Maria de Moscoso, irmãa de D. Rodrigo de Moscoso Osorio, V. Conde de Altamira, filhos de D. Lopo de Moscoso, IV. Conde de Altamira, e da Condessa D. Leonor de Toledo, e teve unica filha a

D. Leonor Sarmento de Mendoça,
 V. Condessa de Ribadavia, casou com D. Diogo de

106

de los Cobos e Mendoça seu primo segundo, filho de D. Diogo de los Cobos, I. Marquez de Camaraça, Commendador mayor de Leao na Ordem de Santiago, Adiantado de Caçorla, Senhor de Safiote, &c. e de D. Francisca Luiza de Luna, Senhora de Ricla, e neto de D. Francisco de los Cobos. Commendador mayor de Leao, Adiantado de Cacorla, Senhor de Safiote, Ximena, e Torres, primeiro Secretario, e do Conselho de Estado do Emperador Carlos V. e muy favorecido feu, e de D. Maria Sarmento de Mendoça, irmãa de D. Diogo Sarmento, III. Conde de Ribadavia, e morreo fem filhos: pelo que lhe succedeo na Casa a mesma D. Maria, irmãa de seu avô, e avô de seu marido, que veyo a ser VI. Condessa de Ribadavia. em quem se continuou esta Casa.

#### CAPITULO IV.

De D. Antonia de Lencastre, e sua successão.

Ntre as filhas, que deixamos referido no Capitulo I. do Senhor Dom Diniz, e Dona Brites de Castro Osorio, soy D. Antonia de Lencastre a terceira, e huma das que usou tambem deste appellido. Casou em Valhadolid com D. Alvaro Coutinho, VII. Marichal de Portugal, Alcaide môr de Pinhel, e Senhor da Ilha Graciosa.

Fale-

Faleceo esta Senhora em Lisboa a 27 de Janeiro de 1585, e soy depositada no Claustro do Convento do Carmo de Lisboa; depois seu silho D. Rodrigo de Lencastre, alcançando licença do Duque de Bragança D. Theodosio II. a trasladou para a Capellamór daquella Igreja, e lhe dotou huma Capellanía perpetua, e nella jaz destonte da sepultura do Condestavel, onde na parede se le este Epitasso:

Aqui jaz Dona Antonia de Lencastre, filha do Senhor D. Diniz, e D. Brites de Castro, Condess a le Lemos. Faleceo a 27 de Janeiro de 1585. Está sepultada com licença do Duque Dom Theodosio II. deste nome, seu sobrinho, e lhe mandou aqui fazer D. Rodrigo de Lencastre seu silho, que trasladou seus ossos, e a este Convento dotou vinte e cinco mil reis de juro, para se lhe dizer huma Missa quotidiana perpetua.

Deste matrimonio nascerao os silhos seguintes:

\* 15 D. FERNANDO COUTINHO, com quem se continúa.

15 D. DINIZ DE PORTUGAL, que servio na India, onde morreo sem successas.

D.

D. RODRIGO DE LENCASTRE, que viveo em Castella. Foy Senhor das Villas de Villar-Mayor, Carapito, e Codiceiro, Commendador das Commendas de Santiago de Lobao na Ordem de

Chancellar, do Duque D. Theodofio II. hv.z. fo!. 24.

Chancellar, da Ordem Christo, e da Commenda de Santa Maria da Alade Chritto do anno de goa de Monçarás, da apresentação da Casa de Bragança, por merce do Duque Dom Theodosio II. Servio a ElRey D. Filippe II. e foy do seu Confelho. Mordomo da sua Casa, e lhe dava o tratamento de sobrinho nos papeis publicos, pelo grande parentesco, que tinha com a Casa de Braganca. porque era primo segundo do Duque D. Joao I. e tambem de sua mulher a Senhora Dona Catharina. Teve grande trato com os Principes desta Casa, como se vê sendo elle o Procurador nas Escrituras da Senhora D. Serafina com o Marquez de Vilhena, e do Senhor Dom Duarte com a herdeira do Conde de Oropeza, e em outras muitas occasioens, em que mostrava ser grande servidor da Casa de Bragança, como dissemos no Livro VI. em diversas partes; a Senhora D. Catharina sez grande estimação, e confiança da fua pessoa, communicandolhe todas as pertenções, que entao teve. fervio a ElRey D. Filippe III. fendo seu Gentilhomem da Camera, em cujas vodas faleceo solteiro no anno de 1599.

> \* 15 Dom Fernando Coutinho, foy VIII. Marichal de Portugal, Alcaide môr de Pinhel, e Villa-Franca, Senhor, e Commendador da Ilha Gracio-

Graciosa: morreo na batalha de Alcacere a 4 de Agosto de 1578. Casou com D. Leonor de Menezes, filha de Antonio Correa, Alcaide môr de Villa-Franca, e de D. Maria de Menezes, e teve

16 D. ALVARO COUTINHO, que morreo de

pouca idade.

16 Dom Manoel Coutinho, que morreo

moço.

D. FERNANDO COUTINHO, que foy feu herdeiro, e IX. Marichal de Portugal, como forao seus avós, Alcaide môr de Pinhel, Commendador das Cinco Villas, Senhor da Ilha Graciofa, e da Villa da Reigada, aonde morreo no anno de 1634. Casou a primeira vez com D. Isabel de Mendoca, filha de Luiz da Sylveira, e de D. Branca de Mendoça, e della se desquitou annullando o matrimonio por sentença Ecclesiastica. Casou segunda vez com Dona N. . . . . Coutinho, filha de Ambrofio de Aguiar Coutinho, Senhor da Capitanía do Espirito Santo no Brasil, e de D. Joanna da Sylva, e de consentimento commum, ella se meteo Freira, e elle tomou o habito de S. Joao de Malta; assim o escreveo o insigne Joseph de Faria, porém os li- Casa de Bragança, o. Faria , Illuftração da vros de Familias deste Reyno nao dao segundo ca- 1084. Nobiliarios de Diogo famento a Dom Fernando, nem a Ambrosio de Gomes de Figueirado, Aguiar esta filha; e morrendo Dom Fernando sem Ruy Correa Lucas, e Manuel Alvares recipofuccessad legitima, vagou a Casa, e Dignidade de a. Marichal para a Coroa. Teve filhos bastardos dos quaes ha descendencia.

Tom.IX.

O CA-

#### CAPITULO V.

De Dona Mecia de Lencastre, Condessa de Chalant.

FOy muy fecundo o thalamo do Senhor D. Diniz, de quem foy quarta filha D. Mecia de Lencastre, que creando-se em Portugal, passou a Saboya por Dama da Infanta D. Brites, quando no anno de 1521 casou com Carlos, III. Duque de Saboya; o grande nascimento de Dona Mecia a dotavao para ser pertendida das primeiras familias daquella Corte. Casou com Renato, Conde de Chalant, e de Valengin, Barao de Beaufremont, Marichal de Saboya, Cavalleiro da Annunciada, e foy fua primeira mulher, de quem teve duas filhas, e dellas illustrissima descendencia.

15 ISABEL DE CHALANT, que foy a primeira, casou com Federico, Barao de Madruce, Conde de Ave, e Arberg, Marquez de Suriano, do Condado de Tirol, irmao de Luiz de Madruce, Bispo de Trento, e de Brexa pela renuncia do Cardeal seu tio, e soy depois Cardeal, creado pelo Papa Pio IV. no anno de 1560. O Papa Gregorio XIII. o mandou por Legado à Alemanha no anno de 1582, e depois foy empregado nos negocios de mayor consideração da Igreja; achou-se nos Conclaves,

claves, em que forao eleitos Urbano VIII. Grego. rio XIV. Innocencio IX. e Clemente VIII. Faleceo em Roma a 20 de Abril de 1600. Foy tambem feu irmao Carlos Manoel Madruce, Bispo Principe de Trento, e do Sacro Romano Imperio. e Bispo Sabinense, Conde de Chalant, Cardeal da Santa Igreja Romana, creado no anno de 1604 pelo Papa Clemente VIII. e faleceo em Roma a 24 de Agosto de 1628; erao filhos de Nicolao, Barao de Madruce, e da Condessa Julia de Areu, filha de Nicolao, Conde de Areu, e da Condessa Julia Gonza. Foy irmao do Barao de Madruce Christovao de Madruce, a quem chamarao o Cardeal de Trento, que foy Bispo de Trento, sua patria, e depois do Brexiano, Cardeal da Santa Igreja Romana, feito pelo Papa Paulo III. no anno de 1542 por recommendação do Emperador Carlos V. a quem a sua familia foy muy aceita, e muy empregada no seu serviço. Foy tambem Deao do Sacro Collegio, efaleceo em Tivoli a 5 de Julho de 1578. Era tambem seu irmao o Coronel Alisprando Madruce, que mandava hum corpo de dez mil Alemaens na batalha de Cerifolles no anno de 1544, o qual no principio do combate, fahindo da linha, desafiou a Mole, Gentil-homem do Delfinado, e envestindo-se ambos ao mesmo tempo, se ferirao com as lanças cruelmente, e cahirao em terra, Mole atravessado da lança de Madruce, que metendolha por hum olho, lhe tirou a vida, e o seu competi-Tom.IX. O ii

petidor atravessado da lanca de Mole, que passandolhe a face, lhe sahio pela orelha; e ficando no campo todo o tempo, que durou o combate, foy nelle achado o seu corpo nú, coberto de chagas, e querendo-o sepultar, virao, que dava alguns sinaes de vivente: pelo que o retirarao, e fendo bem curado, escapou, e viveo, e depois foy trocado pe-

cois, tom. IV. liv. X. Pariz em 1005.

Varillas, Hiff. Fran- lo Senhor de Thermes, como refere Varillas na Hifpag. 81. Impress, em toria de França. Eraő todos estes tres irmãos silhos de Joao Gaudence Livere, Barao de Madruce, Copeiro hereditario do Condado de Tirol: do referido matrimonio de Isabel de Chalant nascerao eftes filhos:

ALISPRANDO, Barao de Madruce, que foy Conde de Ave, e de Arberg, Marquez de Suriano, cuja fuccessao ignoramos, e entendemos, que se acabaria, por della nao tratar Joao Hubner nas familias de Alemanha.

CATHARINA MADRUCE, que foy fegunda mulher de Anibal Grimaldi, Conde de Bolci, Barao de Valemesa, Cavalleiro da Ordem da Annunciada. General das Galés do Duque de Saboya. feu Governador, e Lugar-Tenente General no Condado de Niza, o qual fendo processado, foy degollado no mez de Janeiro do anno de 1621, e feus Eflados confiscados, principalmente o Condado de Bolci, ou Bocil, situado sobre as fronteiras de Niza, e de Provença.

FILIBERTA DE CHALANT, soy a segunda

da filha da Condessa D. Mecia de Lencastre, e de Renato, Conde de Chalant. O Padre Fr. Jeronymo Roman diz ser a primeira, e que casara com Antonio Tornielle, Milanez; porém he sem duvida, que casou no anno de 1565 com Joseph Tornielle, Conde de Brione, e de Salarolle, Senhor soberano de Baringh, de Casalin, e de Salarolle, e desta illustre unias nasceo

16 JOACHIM CARLOS MANOEL DE TORNI-ELLE, Conde de Brione, de Salarolle, de Chalant, Baraó de Beaufremont, primeiro Gentil-homem da Camera de Carlos III. Duque de Lorena, depois Superintendente da fua fazenda, e feu Mordomo mòr. Catou no anno de 1590 com Anna de Chaft telet, Dama de Honor da Duqueza de Orleans, filha de Orry de Chastelet, Marquez de Gerbeviller, Conde de Devilly, Baraó de Bullegneville, e de Joanna de Supaux, filha de Francisco, Conde de Duretal, Marichal de França, de quem teve os filhos seguintes:

\* 17 CARLOS JOSEPH DE TORNIELLE, com

quem se continúa.

17 HENRIQUETA DE TORNIELLE, que casou P. Anselme, Hist. Getambem em Lorena no anno de 1610 com Jorge med. de france, tom. Africano de Bassompierre, Marquez de Remonville, Senhor de Chatelet, e de Beaudricourt, Estribeiro môr do Duque de Lorena, que faleceo no anno de 1632, e tiverao

\* 18 Anna-Francisco, Marquez de Bassompierre,

pierre, e de Remonville, Estribeiro môr de Lorena, Ballio de Vosges, General da Artilharia do Emperador, que morreo em hum desasio, sem deixar successão, no mez de Mayo de 1646.

\* 18 Carlos de Bassompierre, Barao de Dompmartin, adiante.

\* 18 GASTAO JOSEPH BAUTISTA, Marquez de Bassompierre, adiante.

8 18 VIOLANTE BARBARA DE BASSOMPIERRE, adiante.

Anna Margarida de Bassompierre, que foy Abbadessa de Espinal, e depois casou com Carlos, Marquez de Haraucourt, e de Felquemont, Conde de Dalem, Barao de Lorquin, Marichal de Lorena, General da Cavallaria do Eleitor de Baviera, Governador de Marsal, e deste matrimonio nascerao estes filhos: Carlos Eliseo Joseph, Marquez de Haraucourt e de Felquemont, Conde de Dalem, Barao de Lorquin, Capitao das Guardas do Corpo de Carlos IV. Duque de Lorena, que casou com Anna, nascida Condessa de Leyeu de Adeudorff, o qual faleceo a 15 de Agosto de 1715 sem posteridade. por irmãas Francisca Theresa de Haraucourt. Abbadessa de S. Pedro de Metz, que faleceo a 17 de Novembro de 1700, e D. Margarida de Haraucourt, Senhora, e Condessa de Remire-

miremont, que casou com Jaques de Thiard, Marquez de Bissy, Barao de Pedro, e de Hautume, Mestre de Campo General dos Exercitos de França, e Governador da Cidade, e Castello de Auxonne, que saleceo a 11 de Março de 1682, de cujo matrimonio nasceo Anna-Claudio de Thiard, Marquez de Bissy, de Haraucourt, e de Felquemont, Marichal de Campo dos Exercitos de França, Governador da Cidade, e Castello de Auxonne.

18 NICOLASSA HENRIQUETA DE BASSOMPI-ERRE, Senhora no Mosteiro de Remiremont.

- 18 CARLOS DE BASSOMPIERRE, Barao de Dompmartin, Coronel de hum Regimento no serviço do Duque de Lorena, faleceo no anno de 1665, havendo sido casado com Henriqueta de Haraucourt Chambley, da qual teve a
- 19 Anna-Francisco Joseph, adiante.
  - 19 CARLOS LUIZ DE BASSOMPIERRE.
- 19 N. N. N. Religiosas no Mosteiro da Vifitação de Nancy.
- 19 Anna-Francisco Joseph, Marquez de Bassompierre, Coronel de hum Regimento no serviço do Emperador, servio na guerra de Hungria, e se assimalou no anno de 1694 no Campo de Waradin no tempo, em que o Grao Visir sitiou o Exercito Imperial. Casou com Catharina Diana de Beauvau, silha do Senbor de

de Fleville, e de Anna de Ligni sua segunda mulher, e tiverao

ANNA-FRANCISCO JOSEPH DE BASSOMPI-ERRE, Marquez de Bassompierre.

N. . . . . DE BASSOMPIERRE, que cafou com Francisco Joseph de Choiseul, Marquez de Stainville, filho de Francisco Joseph de Choiseul-Beaupré, Governador da Ilha de S. Domingos, e de Nicolassa de Stainville.

\* 18 GASTAO JOAO BAUTISTA, Marquez de Bafsompierre, que foy o terceiro filho de Jorge Africano, foy Governador, e Lugar-Tenente General dos Exercitos de Carlos IV. Duque de Lorena, e Coronel de tres Regimentos no mesmo serviço. Casou com Henriqueta de Raulin, e tiverao a

FRANCISCO DE BASSOMPIERRE, Senhor de Sowigni, Mestre de Campo da Cavallaria no serviço de França, e Camereiro do Duque de Lorena. Faleceo em Pariz de bexigas no anno de 1714. Casou com Maria Magdalena Bonne, Condessa de Hamal, que havia sido Canonesa de Maubeuge, e tiverao a Anna Maria de Bassompierre, que casou a 25 de Fevereiro de 1728 com Carlos Maria de Choifeul-Beaupré, Senhor de Aillecourt, filho de Antonio Cleriado de Choiseul, Senhor de Aillecourt, chamado o Conde de Choiseul, e de Anna Francisca de Barillon.

VIOLAN-

- \* 17 VIOLANTE BARBARA DE BASSOMPIERRE, P. Anselme, Hist. Gefilha de Jorge Africano, casou por contrato neal. tom. ill. pag. 915. feito a 21 de Julho de 1633 com Alexandre de Hallwin, Senhor de Wailly, Levilly, Tilloy, Sauflieu, Hames, Jangatte, Le Bofquet, &c. Capitao das Guardas do Duque de Orleans, e tiverao a
  - FRANCISCO JOSEPH DE HALLWIN, UNICO varao, que faleceo em Pariz a 28 de Fevereiro de 1663.
- \* 18 MARIA JOSEFA BARBARA DE HALLWIN, P. Ansel ne, Hift. Geque veyo a ser herdeira pela morte de seu ir- neal. tom. V. pag. 660. mao, foy Senhora de Wailly, de Tilloy, de Hames, de Jangatte, de Levilly, &c. a qual fendo bautizada a 6 de Março de 1644, cafou por contrato de 24 de Outubro de 1668 com Fernando Joseph Francisco, Duque de Croy, e de Havret, Principe, e Mariscal do Sacro Romano Imperio, Soberano de la Coste, Conde de Fontenay, Visconde de Langle, Barao de Dompmartim, e de Ogevilliers, Cavalleiro do Tosao de Ouro, Grande de Hespanha, Coronel do Regimento Vallao, e tendo nascido no anno de 1644, faleceo em Bruxellas a 10 de Agosto de 1694, e forao feus filhos
  - 19 CARLOS JOSEPH DE CROY, Duque de Havret, &c. que nasceo a 15 de Junho de 1685, efoy Mestre de Campo General dos Ex-Tom.IX.

ercitos de Hespanha, e havendo-se distinguido em muitas occasioens de honra, foy morto de huma bala de artilharia na batalha de Saragoça a 10 de Dezembro de 1710.

19 JOAO BAUTISTA JOSEPH DE CROY, Du-

que de Havret, adiante.

19 FERNANDO JOSEPH FRANCISCO DE CROY.

nasceo a 20 de Julho de 1688.

19 MARIA THERESA JOSEFA DE CROY, nafceo a 27 de Novembro de 1672, foy Dama da Rainha Catholica D. Maria Luiza de Orleans. Casou a 13 de Março de 1692 com D. Gonçalo Arias de Avila Pacheco, Marquez de Casa Sola, depois Conde de Punhonrostro, Grande de Hespanha, seito no anno de 1707, o qual servio em Flandres, onde teve hum Regimento, foy Capitao General da Costa de Granada, e soy seu filho D. Diogo, Marquez de Casa Sola, que casou com Dona N. . . . . Centurion , filha do Marquez de Estepa, sua prima com irmãa, e ficando viuvo, casou segunda vez, sendo Governador de Oran, naquella Praça, com Dona N. . . . Ramires de Arelhano, de quem teve D. Luiz, Cavalleiro de Malta, e duas filhas.

19 MARIA ERNESTINA JOSEFA DE CROY, nasceo a 3 de Novembro de 1673. Cafou a 25 de Março de 1693 com o Principe Filippe de Darmstad, de quem tratamos no Liv. III. Cap. V. pag. 297. do Tom. II. MA.

19 MARIA CLARA JOSEFA DE CROY, nafceo a 15 de Julho de 1679.

19 MARIA MAGDALENA JOSEFA DE CROY, nasceo a 25 de Junho de 1681. Casou em Dezembro de 1711 com Pascoal Caetano de Aragao, Conde de Allisse, filho primogenito do Duque de Laurenzano Nicolao Caetano de Aragao, e de sua mulher Autora de S. Severino, filha de Carlos, Principe de Bisignano.

19 MARIA ISABEL JOSEFA DE CROY, nasce

ceo a 3 de Julho de 1682.

19 JOAO BAUTISTA JOSEPH DE CROY, Duque de Havret, e de Croy, Marquez de Wailly, Principe, e Marichal do Imperio, Grande de Heipanha, Soberano de Fenestranges, Conde de Fontenoy, Visconde de Langle, nasceo a 30 de Mayo de 1686, e faleceo em Pariz em 1727. Casou em Madrid no anno de 1712 com Maria Anna Cesarina Lanty de la Rouere, filha de Antonio Lanty de la Rouere, Duque de Bonmars, Principe de Belmont, Marquez de la Roche-Sinibalde, Cavalleiro das Ordens delRey de França, e de Luiza Angelica de la Tremoille.

Marquez de Gerbeviller, Conde de Brionne, e de Divilly, Barao de Beaufremont, Mordomo môr, e Camereiro môr do Duque de Lorena, e seu Embaixador em França no amo Tom.IX.

Pii de

de 1622. Casou com Claudia Dorothea de Procelets, filha de André, Senhor de Valhay, &c. Marichal de Lorena, e de Isabel Catharina Sarnay, de quem teve os filhos seguintes:

Reinaldo de Tornielle, Marquez de Gerbeviller, que morreo sem geração, havendo casado com Angelica de Choiseiül, filha de Ferri de Choiseiül, Conde de Autel, primeiro Gentil-homem da Camera de Gasta de França, Duque de Orleans, e de Gabriela de Bauves Contenan, com quem havia casado no anno de 1650.

18 JOAO BAUTISTA GASTON DE TORNIELLE, foy pela morte de seu irmao Marquez de Gerbeviller, Senhor de Gelnoncourt, de Bauzemont, e Frouart, &c. Camereiro môr de Carlos IV. Duque de Lorena, seu Embaixador em Inglaterra, e Hollanda, Governador, e Ballio de Nancy, e Coronel da Cavallaria, que casando em 1662 com Carlota de Estourmel, filha de Antonio Marques de Fraitoy, primeiro Estribeiro de Margarida de Lorena, Duqueza de Orleans; e de Francisca de Choifeiül, faleceo sem successão.

18 HENRIQUE JACINTHO, que se segue.

18 GABRIELA DE TORNIELLE, casou com N.... Baras de Clinchamp, Mestre de Campo General dos Exercitos Hespanhoes em Flandres. Casou segunda vez no anno de 1640

1640 com Susana de Hauteseuille, de quem teve

19 Anna de Tornielle, que casou com N. . . . . de Cultz, Baras de Samboin.

18 HENRIQUE JACINTHO DE TORNIELLE, foy Conde de Deuilly, e de Brionne, Barao de Beaufremont, e de Bullegneville, Senhor de Valhay, Governador de Luneville, Capitao das Guardas do Corpo de Carlos IV. Duque de Lorena, Conselheiro de Estado do Duque Leopoldo, e Marichal de Lorena. Casou com Maria Margarida Angelica de Thiercelin, filha de Carlos, Marquez de Brosse, Senhor de Saverse, e de Maria de Vienne, prima com irmãa do Marichal de Luxembourg, e neta de Carlos Thiercelin, Marquez de Brosse, e de Henriqueta de Joyeuse, Baroneza de S. Lambert, de quem teve a

de Gerbeviller, Conde de Brionne, Conselheiro de Estado do Duque de Lorena, e seu Camereiro môr, Ballio do Ducado de Bar, que casou no anno de 1700 com Antoninha Luiza de Lambertye, filha de George, Marquez de Lambertye, Conselheiro de Estado, e Marichal de Lorena, Ballio, e Commandante de Nancy, e de sua mulher Cristina de Lenon-

court.

CAPI-

#### CAPITULO VI.

De D. Fernando Rodrigues de Castro e Portugal, VII. Conde de Lemos.

14 C Uccedeo na esclarecida Casa de Lemos, O como filho primogenito da Condessa D. Brites de Castro, e do Senhor D. Diniz, D. Fernando Rodrigues de Castro e Portugal, que soy VII. Conde de Lemos, o que consta das novas Taboas da Cafa de Castro, que se formarao dos documentos da mesma Casa de Lemos, de que nao tinhamos noticia, eno la participou o Duque de Sottomayor, Grande de Hespanha, D. Feliz Fernandes de Abreu Lima e Sottomayor, tao esclarecido por fangue, como pela fua applicação Genealogica, e Historica ao tempo, que já tinhamos impresso os Capitulos precedentes; e assim reparamos aquelle erro commum em todos os Authores, com a reflexao deste Excellentissimo erudito; porque sendo Dom Fernando Ruiz de Castro, de quem procede esta Casa, aquelle celebre Senhor, que perdeo a fua por seguir a ElRey Dom Pedro de Castella seu cunhado, em cuja sepultura se poz em Guiena, co-

Telles de Menez,  $B_{r\theta^+}$  mo refere D. Alonfo Telles de Menezes , aquelle gent do 3 s'alers de  $E_s^{r\theta^+}$  ta $\delta$  decantado Epitafio :

Aqui haze toda la lealtad de España.

O

O qual foy o I. Conde de Lemos por merce do mesmo Rey feita em Santiago no anno de 1366. E sua sobrinha D. Isabel de Castro soy II. Condessa de Lemos por merce delRey Dom Henrique II. quando a casou com seu sobrinho D. Pedro, Condestavel de Castella, a quem se seguio D. Fradique de Castella, III. Conde de Lemos, e Duque de Arjona, e por Doação sua feita no anno de 1432, e confirmada no anno de 1435 por ElRey D. Joao II. de Castella, junto com a Rainha D. Maria, e o Principe D. Henrique, e os Prelados, e Ricoshomens, que confirmavao os privilegios, que chamarao Rodados, em virtude desta Doação foy D. Brites de Castro Henriques sua irmãa IV. Condessa de Lemos: pelo que veyo a ser seu marido D. Pedro Osorio Conde de Lemos, e em sua successao foy D. Rodrigo V. Conde de Lemos, e pay de D. Brites de Castro, mulher do Senhor D. Diniz, que veyo a ser VI. Condessa de Lemos, e seu filho por esta conta, que nao padece duvida, foy VII. Conde de Lemos, e I. Marquez de Sarria por merce do Emperador Carlos V. Rey de Cas Salvar, Allvertencias tella, feita em Barcellona no primeiro de Mayo de Historicas, 148.326. 1543, concedendolhe este titulo como a filho primogenito da Casa de Lemos, e para todos os que a possuissem, e já lhe havia seito no anno de 1537 outra muy estimavel merce, que soy estando em Valhadolid, onde celebrou Cortes, que em todas Memorias da Cafa de as terras dos feus Estados pudesse vedar, e prohibir Lemos m.f.

a pef-

a pesca dos rios, e a caça dos montes, podendo nomear Couteiros, e Guardas. O Emperador o estimou muito, e soy seu Embaixador em Roma no anno de 1556. A Condessa sua acuada que a segunda yez, apoderando se da Villa de

Salazar, Hift. de la Cafa de Lara, liv. 4. cap. 12. pag. 285.

caíou a fegunda vez, apoderando-se da Villa de Sarria, a pertendia por sua, com a faculdade de a poder dar a qualquer outro filho; porém correndo demanda, teve sentença contra ella, e ficou adjudicada à Casa de Lemos. Foy pelo seu casamento Conde de Vilhalva, e Andrade, e Senhor dos Estados daquella Casa. Outorgou o seu Testamento, e Codicillo em Madrid no anno de 1576, em que saleceo; soy depositado o seu corpo no Mosteiro de S. Martinho daquella Corte, da Ordem do Patriarca S. Bento, a inda que elle havia disposto fos sen de S. Francisco de Lugo, para dahi o trasladarem ao de S. Vicente da Villa de Monsorte, da mesma Ordem de S. Bento.

Casou no anno de 1523, no qual se ortorgaras os Capitulos deste contrato na Villa da Ponte de Erme, com Dona Theresa de Andrade e Ulhoa, III. Condessa de Vilhalva, e Andrade, filha herdeira de D. Fernando de Andrade, II. Conde de Vilhalva, Senhor da Casa de Andrade, e da Condessa de Monte-Rey, viuva do Conde D. Diogo de Azevedo, de cujo matrimonio procedem os Condess de Monte-Rey, e do segundo os de Vilhalva, como fica dito; e era filha de D. Sancho de Ulhoa, I. Confice de Monte-Rey (Condessa de Monte-Rey).

I. Conde de Monte-Rey, e de D. Theresa de Zuniga e Biedma, Viscondessa de Monte-Rey, e Senhora da Casa de Biedma, e de Ribera. Faleceo a Condessa D. Theresa de Andrade no anno de 1528, e soy depositada no Convento de S. Francisco de Madrid, e no anno de 1577 soy trasladada para a Villa de Monsorte com o corpo do Conde D. Fernando seu marido, e desta uniao nascerao os silhos seguintes:

15 Dom Pedro Fernandes de Castro, VIII. Conde de Lemos, como se verá no Capitu-

lo VIII.

15 D. FRANCISCA DE CASTRO E ZUNIGA, que foy a primeira filha, e fegunda mulher de D. Rodrigo Jeronymo Portocarrero, IV. Conde de Medelhim, e naó teve successão.

mençao no Capitulo seguinte.

#### CAPITULO VII.

De D. Isabel de Castro, Condessa de Altamira.

15 NO Capitulo precedente dissemos, que dos setimos Condes de Lemos fora filha D. Isabel de Castro; foy esta Senhora dada por esposa a D. Rodrigo de Moscoso Osorio, V. Conde de Altamira, cuja voda se esteiuou no anno de Tom.IX.

#### 126 Historia Genealogica

1555, e neste anno se otorgaraó as Capitulações do contrato matrimonial na Cidade de Valhadolid. Era Dom Rodrigo filho de D. Lopo de Moscoso Osorio, IV. Conde de Altamira, e da Condessa D. Anna de Toledo, irmãa inteira da Duqueza de Toscana D. Leonor de Toledo, primeira mulher do Graó Duque Cosme I. com successão, e era silha de D. Pedro de Toledo, e de D. Maria Osorio Pimentel, II. Marquezes de Villa-Franca, e tiveraó

\* 16 D. Lopo, Conde de Altamira.

16 D. MARIANNA DE CASTRO, que casou com Dom Nuno Alvares de Mello, III. Conde de Tentugal, filho herdeiro do Marquez de Ferreira, como diremos no Livro IX. Capitulo VI.

Condes del Puerto , e Humane:

16 DONA THERESA DE CASTRO, que casou com Diogo de Vargas e Carvajal, Senhor das Villas del Puerto, e Valhando, e tiveras os silhos seguintes:

17 D. ISABEL DE CASTRO E PORTUGAL, que casou com D. Alonso de los Rios, Senhor das Villas de Fernas Nunhes, e Bencales, e nas tiveras filhos.

\* 17 D. Joao de Vargas e Carvajal, que foy o primeiro Conde del Puerto por merce del Rey Filippe IV. Senhor de Valhando, Commendador de Gisadalherça na Ordem de Calatrava, e casou com D. Maria Pacheco, irmãa de D. Francisco de Eraso, I. Conde de Huma-

Huma-

Humanes, filha de D. Carlos de Erafo, Senhor do Estado de Mohernando, e de D. Cathatina Pacheco, irmãa de D. Luiz Carrilho de Toledo, I. Marquez de Carracena, Conde de Pinto, Prefidente do Conselho de Ordens, e de Dom Pedro Pacheco, I. Marquez de Castrofuerte, ambos do Conselho de Estado, e todos filhos de D. Luiz Carrilho de Toledo, Senhor das Villas de Pinto, e Carracena, e de D. Leonor Chacon, irmãa do Conde de la Puebla de Montalvan Dom Joao Pacheco, e tiverao entre outros filhos aos seguintes:

18 Dom Diogo de Vargas e Carvajal, que foy II. Conde del Puerto, Senhor de Valhando, e morreo a 13 de Setembro de 1682

sem geração.

\* 18 D. CARLOS DE VARGAS E ERASO, que foy o fegundo, foy Collegial de S. Bartholomeu de Salamanca, Desembargador da Audiencia de Galliza, onde casou com D. Maria de Cordova, filha de D. Affonso de Lanços e Naboa, I. Conde de Maceda, Visconde de Layosa, e de D. Maria de Cordova, filha de D. Bernardo de Ayala, I. Conde de Vilhalva, e tiveras a

\* 19 D. Josefa DE VARGAS E ERASO, que fuccedeo na Cafa de feu tio o Conde D. Diogo, e tambem na de D. Balthafar de Erafo e Tom.IX.
Q ii
Tole-

### 128 Historia Genealogica

Toledo, seu primo com irmao, II. Conde de Humanes, Senhor de Mohernando, Embaixador em Portugal, e Presidente da Fazenda em Madrid, adonde morreo sem filhos no anno de 1687; e assim foy III. Condessa del Puerto, e de Humanes. Casou com D. Pedro Sarmento de Toledo, III. Conde de Gondomar, Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Conselho Real, e Camera de Castella, de quem soy primeira mulher, e morreo a 20 de Março de 1692, e teve

ERASO, IV. Condessa del Puerto, e de Humanes, e successor a no Condado de Gondomar, e mais Casa de seu pay, a qual estando concertada a casar com Dom Francisco Melchior de Toledo, filho de D. Fradique de Toledo, VII. Marquez de Villa-Franca, &c. antes de se effeituar esta voda, morreo elle a 13 de Junho de 1696, e ella com admiravel resolução, trocando as cousas do Mundo pelas do Ceo, escolheo Esposo Divino, a quem se consagrou, tomando o habito de Carmelita Descalça.

\* 16 DOM LOPO DE MOSCOSO OSORIO, foy V. Conde de Altamira, Commendador de los Santos na Ordem de Santiago, e de Cajamarta, e Cajamarquilha nas Indias, Estribeiro môr del Rey Dom Filippe III. e Mordomo môr da Rainha D. Margarida

garida de Austria sua mulher, Confaloniel, e Defensor da Igreja de Santiago, Grande de Hespanha, faleceo a 15 de Setembro de 1636. Casou com D. Leonor de Sandoval e Roxas, irmãa do primeiro Duque de Lerma, e filha de D. Francisco de Sandoval e Roxas, IV. Marquez de Denia, e de D. Isabel de Borja, filha de S. Francisco de Borja, IV. Duque de Gandia, e deste matrimonio teve os filhos seguintes:

\* 17 D. GASPAR DE MOSCOSO, VI. Conde de Altamira.

17 D. BALTHASAR DE MOSCOSO E SANDO-VAL, que nasceo a 9 de Março de 1589, foy Collegial do Collegio de Oviedo em Salamanca, Deaó, e Conego da Cathedral de Toledo, Capellaó mór dos Reys novos na mesma Sé, Cardeal da Santa Igreja de Roma do titulo de Santa Cruz em Jerusiem, creado pelo Papa Paulo V. no anno de 1615, e Bispo de Jaen, sagrado em 24 de Julho de 1619, e no anno de 1646 foy promovido para Arcebispo Metropolitano de Toledo, depois de ter recusado o Bispado de Cordova, e os Arcebispados de Santiago, e Sevilha; foy do Conselho de Estado del Rey Filippe IV. e morreo a 17 de Setembro de 1665.

17 D. MELCHIOR DE MOSCOSO E SANDO-VAL, foy Arcediago de Alarcon, Conego de Cuenca, Capellaó mór dos Reys novos de Toledo, Sumilher da Cortina delRey Filippe IV. e Bifpo Bispo de Segovia, morreo no anno de 1632.

17 D. RODRIGO DE MOSCOSO, foy Dead da Sé de Santiago, e Prior de Soriano de Castro na Sé de Cordova.

Afarquezes de Villauneva del Fresno.

17 Dom Antonio de Moscoso, que foy Gentil-homem da Camera, e Estribeiro môr do Cardeal Infante D. Fernando, e Marquez de Villanueva del Fresno, por casar com a Marqueza D. Francisca Portocarrero, filha herdeira de D. Alonso Portocarrero, III. Marquez de Villanueva del Fresno, a quem chamarao commummente de Barcarrota, General das Galés de Portugal, e de D. Isabel de la Cueva, filha de D. Alvaro Baçan, I. Marquez de Santa Cruz, e deste matrimonio nasceo hum unico filho, que morreo menino: e ficando por morte de seu marido viuva, casou segunda vez com D. Luiz Fernandes de Cordova, VI. Duque de Sessa, de quem tambem ficou viuva, e casou com D. Gaspar de Cordova, II. Marquez de Sellada, e de nenhum destes maridos deixou succesfao. Teve D. Antonio de Moscoso hum filho fóra do matrimonio, chamado D. Fernando de Moscoso, que foy Alcalde de Corte em Madrid, do Conselho Real, e Assessor de Guerra, e morreo a 31 de Agosto de 1691. Casou no anno de 1687 com D. Francisca de Lanuça e Mendoça, irmãa do I. Conde de Clavijo, e filha de D. Martim Joseph de Lanuca, e de D. Joanna Lourença de Lanuca, Senhora de Clavijo, e nao tiverao descendencia.

\* 17 D. Isabel De Moscoso, Maqueza de

Tavera, Q. II.

17 D. MARIA DE SANDOVAL, Marqueza de Ferreira, que casou com seu primo com irmas D. Francisco de Mello, III. Marquez de Ferreira, como diremos no Livro IX. Capitulo VIII.

17 Dona Catharina, e Dona Francisca De Moscoso, forao Freiras no Mosteiro de Santa

Cruz de Valhadolid da Ordem de Santiago.

17 D. Anna de Saó Victor, Freira nas Descalças Reaes de Madrid, da primeira Regra de Santa Clara, de donde passou para Fundadora do Mosteiro de Val de Moro, que edificou o Cardeal Duque de Lerma seu tio, de donde sahio para Fundadora de outro de Useda, da mesma Ordem, que

erigio seu primo o Duque de Useda.

VI. Conde de Altamira, Commendador de Santos de Maimona, e Trefe da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey Catholico, Estribeiro mór da Rainha D. Isabel de Borbon, Mordomo mór da Rainha mãy D. Marianna de Austria. Faleceo no anno de 1672. Foy III. Marquez de Almaçan, e VII. Conde de Monte-Agudo por casar com D. Antonia de Mendoça, III. Marqueza de Almaçan, Condessa de Monte-Agudo, e era filha de D. Francisco Furtado, II. Marquez de Almaçan, e da Marqueza D. Anna Portocarrero, de quem teve

### 132 Historia Genealogica

\* 18 Dom Lopo Hurtado de Mendoça e

Moscoso, Marquez de Almaçan.

18 D. FRANCISCO DE MOSCOSO HURTADO DE MENDOÇA, Arcediago de Madrid, Conego de Toledo, e Sumilher da Cortina, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e do Confelho de Ordens.

18 D. Anna de Mendoça, que casou com D. Francisco Miguel de los Cobos e Luna, Conde de Ricla, primogenito do Marquez de Camarasa, e morreo sem filhos.

18 D. LEONOR DE Moscoso, Freira no Sacramento de Madrid de Religiosas Bernardas Des-

calças.

18 Dona Margarida de Moscoso, e D.

MARIA, que morrerao meninas.

\* 18 DOM LOPO HURTADO DE MENDOÇA E MOSCOSO, IV. Marquez de Almaçan, VIII. Conde de Monte-Agudo, Commendador de la Hinojosa na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Filippe IV. morreo em vida de seu pay, sendo casado com D. Joanna de Roxas e Cordova, V. Marqueza de Poza, viuva de seu tio D. Francisco de Cordova, irmao de seu pay D. Luiz de Cordova, VI. Duque de Sessa, e depois tornou a casar com D. Diogo Mexia Filippes de Gusmao, I. Marquez de Leganés, Grande de Hespanha, silho de D. Gaspar, Duque de Sessa, e deste matrimonio nascerao

\* 19 D. GASPAR, V. Marquez de Almaçan. D.

19 D. Belchior de Moscoso, que servindo em Flandres, morreo moço.

\* 19 D. ANTONIA DE MOSCOSO, Condessa de Palma, ¿.I.

19 D. LEONOR DE MOSCOSO, que morreo no anno de 1691, e teve em administração a Commenda de Castrilho na Ordem de Alcantara. Casou duas vezes, a primeira com D. Gaspar de Haro e Avelhaneda, primogenito dos Condes de Castrilho, e a segunda com D. Francisco Fernandes de Cordova, seu sobrinho, Conde de Cabra, que morreo no anno de 1685, e de nenhum destes maridos teve successão.

19 D. GASPAR DE MOSCOSO E MENDOÇA, foy V. Marquez de Almaçan, IX. Conde de Monte-Agudo, Commendador de Beas na Ordem de Santiago, e Gentil-homem da Camera del Rey Filippe IV. Morreo tambem em vida de seu avô a 23 de Mayo de 1664 aos trinta annos de sua idade das feridas, que recebeo na noite antecedente no desaño, que teve com D. Domingos de Gusmao e Carafa, filho segundo do Principe de Istilhano, Duque de Medina de las Torres D. Ramiro Nunes Filippes de Guímao; foy casado com D. Ignes de Gusmao e Espinola, Dama da Rainha D. Isabel, que faleceo a 25 de Março de 1685, filha de Dom Diogo Mexia Filippes de Gusmao, I. Marquez de Leganés, seu padrasto, Vigario General de Filippe IV. e Duque de Sao Lucar, e de D. Policena Espi-Tom.IX.  $\mathbf{R}$ 

nola sua primeira mulher, filha de Ambrosio Espinola, I. Marquez de los Balvases, Grande de Hespanha, Cavalleiro do Tusao, Commendador môr de Santiago, Governador de Milao, e General dos Exercitos de Flandres, e da Marqueza Joanna Basadone, sua primeira mulher, e tiverao estes filhos:

D. BALTHASAR DE MOSCOSO, Conde de

Monte-Agudo, morreo de curta idade.

20 D. Luiz, VII. Conde de Altamira.

D. Lopo DE Moscoso, que morreo menino.

Dona N. . . . . morreo estando desposada com o Conde de Palma.

D. MARIA LEONOR DE MOSCOSO, cafou no anno de 1667 com D. Luiz Antonio Portocarrero, V. Conde de Palma, adiante.

20 DONA THERESA DE MOSCOSO OSORIO. que casou com D. Joao Mascarenhas, V. Conde de Santa Cruz, Mordomo môr delRey D. Pedro

como já distemos.

20 D. Luiz DE Moscoso Osorio Mendo-CA E ROXAS, succedeo na Casa de seu pay, e de feu visavô o Conde D. Gaspar, e na de sua avó a Marqueza de Poça. Foy VII. Conde de Altamira, Monte-Agudo, e de Losada, VI. Marquez de Almazan, e de Poça, Gentil-homem da Camera delRey Carlos II. Vice-Rey de Valença, e Sardenha, Embaixador em Roma, aonde morreo a 23 de Agosto de 1698. Casou a primeira vez com a Condessa

Condessa Dona Marianna de Benavides Carrilho e Toledo, filha de D. Luiz Francisco de Benavides Carrilho e Toledo, V. Marquez de Formesta, e Carracena, e da Marqueza D. Catharina Ponce de Leaő, filha terceira de Dom Rodrigo Ponce de Leaő, IV. Duque de Arcos, e deste matrimonio teve a

21 D. CATHARINA DE MOSCOSO OSORIO, que casou no anno de 1669 com D. Mercurio Antonio Lopes Pacheco e Manrique, Conde de Santo Estevas de Gormás, depois Duque de Escalona, Marquez de Vilhena, Chanceller môr de Castella, cuja successão fica escrita no Capitulo XVI. do Livro VI. pag. 283. do Tomo VI.

D. Josefa DE Moscoso, Religiosa no

Mosteiro dos Anjos de Madrid.

Casou segunda vez em 12 de Novembro de 1684 com a Condessa D. Angela de Aragaó, Camereira môr da Rainha Dona sabel Farnese, filha de D. Luiz Ramon Folch de Cardona, VI. Duque de Segorbe, e da Duqueza D. Maria de Benavides, sua segunda mulher, filha de D. Diogo de Benavides e la Cueva, VIII. Conde de Santo Estevaó del Puerto, e tiveraó estes filhos:

\* 21 D. Antonio Gaspar de Moscoso, Con-

de de Altamira.

21 D. Joseph de Moscoso, que nasceo a 29 de Agosto de 1693, e casou no anno de 1722 com D. Anna Sinfrosa Manoel Manrique de Lara, Tom.IX. R ii XIII. XIII. Duqueza de Naxera; foy Coronel do Regimento da Rainha, o qual morreo sem successão no anno de 1725; e D. Anna já era viuva de Pedro de Zuniga, irmas do Duque de Bejar; e casou terceira vez com D. Gaspar Portocarrero, VI. Conde de Palma, como diremos adiante no Cap. IX.

21 D. Lopo, morreo menino.

21 D. MARIA DE Moscoso, morreo de curta idade.

21 D. Anna de Moscoso, e D. Isabel de Moscoso, Freiras em Santa Clara de Almaçan.

21 D. THERESA DE MOSCOSO, que nasceo a 28 de Fevereiro de 1697. Casou em 6 de Mayo de 1714 com Dom Manoel Pimentel, Marquez de Malpica, e de Pobar, que morreo sem deixar successão no anno de 1716, e ella casou segunda vez com D. Joao Mascarenhas, Marquez de Geuvea, Mordomo mór del Rey D. Joao V. de Portugal, como fica dito em seu lugar.

Teve o Conde D. Luiz fóra do matrimonio

21 D. Luiz de Moscoso Osorio, Abbade de Lodosa, Capellao mor da Real Capella de S. Isidro, de quem diz o meu estimadissimo Salazar, que era dotado de mui escogida erudicion.

\* 21 D. Antonio Gaspar de Mescoso Osorio Mendoça e Roxas, naíceo a 6 de Agofto de 1690, VIII. Conde de Altamira, Lodoía, Azor, Colar, e Monte-Agudo, Duque de San Lucar o Mayor, IV. Marquez de Leganés, Poza, Morata,

rata, e de Almazan, Principe de Aracena, Alcaíde môr de Bom Retiro, Cavalleiro da Ordem de S. Spiritus de França, Grande da primeira classe, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. e Sumilher de Corpus del Rey D. Luiz I. Falecco

a 4 de Janeiro de 1725.

Casou em 13 de Fevereiro de 1707 com D. Anna de Gusmao de Avila e Osorio, XIII. Marqueza de Astorga, que nasceo a 8 de Julho de 1692 filha herdeira de Dom Belchior de Gusmao Osorio de Avila e Zuniga, XII. Marquez de Astorga, de Vellada, S. Romao, Villa-Manrique, e Ayamonte, Conde de Trastamara, de Santa Martha, e de Villa-Lobos, Grande de Hespanha, e de sua segunda mulher a Marqueza D. Marianna de Cordova, filha de D. Luiz Ignacio Fernandes de Cordova, VI. Marquez de Priego, e Duque de Feria, &c.e da Duqueza D. Marianna de Cordova e Aragao, filha de D. Antonio, VII. Duque de Sessa, como se verá em outra parte, e tiverao os filhos seguintes:

- \* 22 D. VENTURA DE MOSCOSO, IX. Conde de Altamira.
- 22 D. Antonio Osorio de Gusmao, que nasceo a 10 de Março de 1716.
  - 22 D. ANNA OSORIO DE MOSCOSO.
- \* 22 DOM VENTURA DE MOSCOSO OSORIO, naíceo a 12 de D. zembro de 1714, foy IX. Conde de Altamira, e Senhor de todos os Estados da Casa de

#### Historia Genealogica

de seu pay, e mãy. Faleceo no anno de 1734. Casou no anno de 1731 com D. Ventura Francisca de Cordova e Gusmao, filha dos X. Duques de Sessa D. Francisco Xavier Fernandes de Cordova, e D. Theresa Fernandes de Cordova e Gusmao, filha do VIII. Duque de Sessa, como em outra parte veremos, e deste matrimonio tem successao, que nao chegou à nossa noticia.

#### S. I.

Condes de Palma.

138

\* 19 D. ANTONIA DE Moscoso, filha de D. Lopo de Moscoso, IV. Marquez de Almaçan, casou a primeira vez em 4 de Abril de 1648 com D. Fernando Luiz Portocarrero, IV. Conde de Palma, &c. que morreo contando dezanove annos no
e 1648, e segunda vez com D. Henrique Pimentel, V. Marquez de Tavera, como se dirá adiante
no §. II. tendo de seu primeiro marido a

20 D. Luiz Antonio Thomas PortocarRero de Mendoça e Luna, V. Conde de Palma, VII. Marquez de Montes-Claros, de Almenara, e de Castil de Vayuela, Senhor de Penhastor,
la Higuera, Fuente del Alamo, Valconete el Real,
la Hiniosa, el Vado, Cardoso, Colmenare de la Sierra, Grande de Hespanha, nasceo a 7 de Março
de 1649, soy Vice-Rey de Catalunha, Governador de Galliza, do Conselho de Estado. Casou a
2 de Abril de 1667 com sua prima com irmãa D.

Maria

Maria Leonor de Moscoso e Gusmao, que morreo em Madrid a 8 de Fevereiro de 1731, filha de D. Gaspar de Moscoso, V. Marquez de Almaçan, e deste matrimonio tiverao a

21 D. PEDRO PORTOCARRERO, que nasceo em Janeiro de 1671, e sendo successor da Casa, tomou o habito dos Eremitas de Santo Agostinho,

onde professou.

21 D. JOACHIM PORTOCARRERO, Marquez de Almenara, nasceo a 27 de Março de 1681, renunciou a Casa em seu irmao, e prosessou a Religiao de Malta, aonde he Grao Cruz, serve ao Emperador Carlos VI. e soy Vice-Rey de Sicilia, e depois Vice-Rey interino de Napoles pelo Conde de Harrac, de donde sahio no anno de 1729.

21 Dom Joseph Antonio Portocarrero, nasceo a 29 de Mayo de 1684, Arcediago de Ta-

lavera, e Conego de Toledo.

\* 21 D. GASPAR PORTOCARRERO B MOSCOso, nasceo a 8 de Março de 1687, foy Arcediago de Toledo, e depois pela renuncia de seu irmao, VI. Conde de Palma, adiante.

21 D. BOAVENTURA PORTOCARRERO, que foy Deao da Igreja Metropolitana de Toledo, e

morreo no anno de 1706.

21 D. MARIA IGNACIA DE MONSERRATE, e D. ANTONIA DOS REYS, Freiras no Real Mosteiro da Encarnação de Madrid, da Ordem de Santo Agostinho.

#### Historia Genealogica

\* 21 D. GASPAR PORTOCARRERO, VI. Conde de Palma, e VIII. Marquez de Almenara, Duque de Naxera, &c. morreo no anno de 1730. Cafou com D. Anna Sinfrosa Manoel Manrique de Lara e Guevara, XIII. Duqueza de Naxera, como escreveremos no Capitulo IX.

#### g. II.

Marquezes de Tavera.

Salazar Glorias da Ca-

la Farnefe , pag. 365.

140

\* 17 D. ISABEL DE MOSCOSO, filha primeira de D. Lopo, V. Conde de Altamira, casou com D. Antonio Pimentel, IV. Marquez de Tavera, Gentil-homem da Camera delRey Filippe III. Vice-Rey de Valença, e de Sicilia, Commendador de Belbis de la Sierra, que morreo a 28 de Março de 1627, filho do III. Marquez de Tavera D. Henrique Pimentel, e da Marqueza D. Joanna de Tolledo, filha de Dom Garcia de Toledo Osorio, IV. Marquez de Villa-Franca, Duque de Fernandina Principe de Monte-Albano, e de D. Victoria Colona, filha de Ascanio Colona, Duque de Talha-

les, de quem teve

\* 18 D. HENRIQUE PIMENTEL, V. Marquez
de Tavera.

cós, Principe da Palestrina, Condestavel de Napo-

18 Dom Lopo de Moscoso e Pimentel, morreo moço desgraçadamente, sendo Collegial no Collegio de Oviedo na Universidade de Salamanca.

D.

8 D. BERNARDO . . . . .

18 Dona Joanna Pimentel, foy Dama da Rainha Dona Isabel de Borbon, e casou com D. Francisco de Mello, Marquez de Ferreira; e da sua esclarecida, e fecunda successão, se dirá no Livro

IX. Capitulo VIII.

DONA LEONOR PIMENTEL, foy tambem Dama da mesma Rainha, e casou duas vezes, a primeira com D. Antonio Affonso Pimentel de Ouinhones, IX. Conde de Benavente, de quem foy segunda mulher, por estar viuvo da Condessa D. Maria Ponce de Leao, filha de D. Rodrigo, III. Duque de Arcos: e ficando viuva, casou segunda vez com D. Francisco Gaetano, IX. Duque de Sermoneta, e S. Marcos, Marquez de Cisterna, Cavalleiro do Tusao, Grande de Hespanha, Vice-Rey de Sicilia, e de Aragao, o qual tambem estava viuvo de D. Anna Aquaviva de Aragao, Princeza de Caserta em Napoles, com que de ambos os maridos veyo a fer fegunda mulher, e de nenhum teve filhos: morreo em Roma em Fevereiro de 1685.

\* 18 DOM HENRIQUE PIMENTEL HENRIQUES DE GUSMAO, que foy V. Marquez de Tavera, Conde de Vilhada, Commendador de Sancti Spiritus na Ordem de Alcantara, Governador de Sicilia, General de Caffella a Velha, e de Galliza, Vice-Rey de Navarra, e Aragao, Prefidente do Confelho de Ordens; morreo a 29 de Junho de Tom.IX.

1663. Casou tres vezes, a saber, a primeira com D. Francisca de Cordova, filha de D. Luiz de Cordova, VI. Duque de Sessa, de Baena, e Soma, &c. e de D. Marianna de Roxas, IV. Marqueza de

Poça, sua mulher, de quem teve unica

\* 19 D. Anna Maria, Marqueza de Tavera. Casou segunda vez com D. Antonia de Moscoso Osorio, sobrinha de sua primeira mulher, silha de sua cunhada D. Joanna de Cordova e Roxas, V. Marqueza de Poça, e de D. Lopo de Moscoso, V. Marquez de Almaçan, seu primeiro marido: era esta Senhora viuva de D. Fernando Luiz Portocarrero, IV. Conde de Palma, e deste matrimonio nao teve o Marquez successão.

Casou terceira vez com D. Anna de Borja, depois Condessa de Lemos, filha de D. Francisco de Borja, VIII. Duque de Gandia, e da Duqueza Dona Artemisa Doria, filha de André Doria, III. Principe de Melfi, e de D. Joanna Colona, filha de Dom Fabricio Colona, Principe de Palliano, de quem teve

19 D. Antonio Pimentel, Conde de Vilhada, que nasceo em 25 de Janeiro de 1661, e mor-

reo de tenra idade.

a 19 D. Anna Maria Pimentel, VI. Marqueza de Tavera, nasceo em Março de 1639 Condessa de Vilhada, e Senhora da mais Casa de seu pay o Marquez D. Henrique, em que succedeo, sendo casada com D. Francisco Fernandes de Cordova

dova Cardona e Requesens, VIII. Duque de Sessa e Baena, seu primo com irmao, de quem soy terceira mulher, a qual morreo a 26 de Março de 1683, e tiverao estes silhos:

20 D. ANTONIO PIMENTEL, Conde de Vilhada, naíceo em Barcelona, onde morreo de tenra idade, fendo o Duque seu pay Vice-Rey de Ca-

talunha.

20 D. LUIZA PIMENTEL DE CORDOVA, succedeo na Casa de sua may, e soy VII. Marqueza de Tavera, Condessa de Vilhada, &cc. e com generosa resolução, deixando tudo, tomou o habito de Carmelita Descalça no Mosteiro de Toledo em Novembro do anno de 1683.

20 D. N. . . . . morreo menina.

20 D. THERESA DE CORDOVA, seguindo o exemplo de sua irmãa, desprezando a Casa, e Estados, em que sicava succedendo, se consagrou a Deos no mesmo tempo, e juntamente com ella tomou o habito no mesmo Convento, a aonde com poucos mezes de assistencia, recebeo os premios eternos, morrendo em Fevereiro de 1684.

\* 20 D. Anna Maria Pimentel de Cor-DOVA, que fendo a filha quarta na ordem do nafcimento, veyo a fucceder na Cafa, e foy VIII. Marqueza de Tavera, Condessa de Vilhada, &c. e morreo no anno de 1726.

Casou tres vezes, a primeira no anno de 1687 no

primeiro de Agosto com D. Antonio de Toledo e Tom.IX. Sii CordoCordova, seu primo com irmão, Commendador de Azuaga na Ordem de Santiago, que morreo a 5 de Outubro de 1706, filho segundo de D. Fradique de Toledo, VII. Marquez de Villa-Franca, e tiverão a

21 D. Joseph Isidro Pimentel, Conde de Vilhada, que morreo com pouco mais de anno e

meyo de idade a 13 de Agosto de 1690.

21 D. Francisco Pimentel de Toledo, Conde de Vilhada, que morreo a 25 de Setembro de 1710. Cafou a 15 de Agosto de 1709 com D. Catharina Ventura de Portugal, filha de D. Pedro Manoel, VII. Duque de Veraguas, como se dirá em seu lugar, de quem nao teve successão; e ficando viuva, casou com D. Jayme, II. Duque de Liria, de quem tem successão, como diremos no Livro IX.

\* 21 D. MIGUEL PIMENTEL, que por morte de seu irmao foy Conde de Vilhada, depois IX. Marquez de Tavera, de quem adiante se dirá.

21 D. BERNARDO PIMENTEL.

Casou segunda vez com D. Valerio de Zuniga, irmas do V. Marquez de Aguila-Fuente, e silho segundo de D. Manoel de Zuniga Henriques, IV. Marquez de Aguila-Fuente, e de D. Francisca de Ayala Osorio, III. Condessa de Vilhalva, de quem teve

21 D. N. . . . . DE ZUNIGA.

21 D. N. . . . . DE ZUNIGA.

Casou

Casou terceira vez com D. Gaspar de Lacerda e Leiva.

Tavera, Grande de Hespanha, e successor da Casa da Marqueza sua mãy, e Claveiro da Ordem de Alcantara.

Casou com D. Agostinha da Sylva, filha herdeira de D. Joao de Deos da Sylva, X. Duque do Infantado, &c. e de Pastrana, &c. de quem teve

22 D. N. . . . . Conde de Vilhada.

#### CAPITULO VIII.

De Dom Pedro Fernandes de Castro, VIII. Conde de Lemos.

ANDRADE E PORTUGAL, fuccedeo aos Condes seus pays, e foy VIII. Conde de Lemos, Andrada, e Vilhalva, II. Marquez de Sarria, Grande de Hespanha da primeira classe, que faleceo em Agosto do anno de 1590 na Villa de Madrid. Casou duas vezes, a primeira com a Condessa Dona Leonor de la Cueva, cujo contrato se outorgou na Villa de Cuelhar no anno de 1542, e no anno seguinte o consirmou em Barcelona Carlos V. Faleceo esta Senhora na Villa de Cuelhar no anno de 1552. Era filha de Dom Beltran de la Cueva,

Cueva, III. Duque de Albuquerque, e da Duqueza D. Isabel Girao, filha de D. Joao Telles Girao, Conde de Urenha, e tiverao os filhos seguintes:

16 D. FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO.

IX. Conde de Lemos, com quem se continúa. D. BELTRAN DE CASTRO, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Boca del-Rey Dom Filippe II. foy Capitao de Cavallos em

Milao, e Governador do Calhao em Indias, nao casou, e teve tres filhos naturaes, que forao Dom Joao, D. Francisco, e D. Beltran. D. THERESA DE CASTRO, Marqueza de

Canhete, como fe dirá no Capitulo IX.

D. ISABEL, que morreo menina. Casou segunda vez com D. Theresa de Bobadilha. que havendo feito o seu Testamento, e Codicillo em a Cidade de Valhadolid no anno de 1602, onde faleceo, mandou alli depositar o seu corpo no Convento de S. Paulo da Ordem de S. Domingos, ordenando, que fosse trasladado para o de Santo Antonio de Monforte; era filha de D. Pedro Fernandes de Bobadilha e Cabrera, II. Conde de Chinchon, e da Condessa D. Maria de Lacerda e Mendoça, filha do Conde de Melito D. Diogo Furtado de Mendoça, e da Condessa D. Anna de Lacerda, e tiverao os filhos feguintes:

16 Dom Pedro Castro, filho primeiro deste matrimonio, foy Gentil-homem da Camera delRey Filipe III. e Commendador de Hehazabu-

che

che na Ordem de Alcantara, Capita dos homens de Armas. Casou com D. Jeronyma de Cordova, filha de D. Rodrigo de Cordova, Senhor da Casa de Palma, Alferes mayor da Cidade de Malaga, e de D. Mecia de la Cueva, filha de D. Affonso de la Cueva e Benavides, Senhor de Bedmar, e morreo sem descendencia.

16 D. Rodrigo de Castro, foy Conego da Santa Sé de Toledo, Arcediago de Alcaraz, do Conselho geral, e supremo da Santa Inquisição, e

morreo moço.

16 Dom Diogo de Castro Bobadilha e

LACERDA, que faleceo sem estado.

16 D. Andre' de Castro, que foy o ultimo filho, foy Conego na Santa Igreja de Toledo, prebenda, que renunciou por feguir as armas, em que fervio muito tempo, e foy General da Esquadra naval de Galliza, e do Conselho de Guerra, Gentilhomem da Camera delRey D. Filippe III. e Commendador de la Portugaleza na Ordem de Alcantara. Casou com D. Ignez Henriques de Ribera, filha de Pero Asan de Ribera, e de D. Ignes Henriques de Tavera, primeiros Condes de la Torre, e tiveras a

17 D. PEDRO DE CASTRO, que foy Commendador de la Portugaleza na Ordem de Alcantara, Capitao da Guarda de D. Francisco, XII. Conde de Lemos, seu primo com itmao, sendo Vice-Rey de Aragao, depois Capitao

### 148 Historia Genealogica

pitao de Couraças em Catalunha, onde morreo no fitio de Barcelona no anno de 1652.

17 D. IGNEZ DE CASTRO E BOBADILHA; Condessa de Chinchon, soy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e VI. Condessa de Chinchon por morte de seu primo o Conde D. Francisco Fausto de Cabreixo Antonio de Cardenas Ulhoa e Zuniga, IX. Conde de la Puebla del Maestre, de Nieva, e Vilhalonco, Marquez de la Mota, de Aunhou, e de Bacares, e tiveras a

18 D. Antonia de Cardenas, que morreo menina.

18 D. FRANCISCA DE CARDENAS, que nafceo no anno de 1660, e succedendo nos Estados a sua máy, foy VII. Condessa de Chinchon, e morreo, sendo menina da Rainha, em 23 de Outubro de 1669.

17 D. IGNEZ DE CASTRO CABRERA E BOBADILHA, sendo Dama da mesma Rainha, succedeo a sua sobrinha D. Francisca de Cardenas, e soy VIII. Condessa de Chinchon, Marqueza de San Martin de la Vega, como tambem o tinha sido sua irmãa, e sobrinha. Casou a primeira vez com Dom Francisco de Gusmas, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mestre de Campo da Infantaria, Governador de Gibraltar, do Conselho de Guerra, silho segun-

fegundo de D. Pedro André de Gusmao, III. Marquez de Algava, e Ardales, Conde de Teba, e de D. Joanna Henriques de Cordova, filha do IV. Marquez de Priego. Casou segunda vez com D. Henrique de Benavides, Commendador de la Penha de Martos na Ordem de Calatrava, Marquez de Bayona, General das Galés de Hespanha, e do Conselho de Estado, depois Grande de Hespanha, filho terceiro do VII. Conde de Santo Estevan del Puerto, e soy sua segunda mulher, e morreo sem descendencia.

#### CAPITULO IX.

De Dona Theresa de Castro, Marqueza de Canhete.

16 NO Capitulo VIII. dissemos, que da est Marquezes de Canheclarecida uniao de D. Pedro Fernandes 16, de Castro, Conde de Lemos, e da Condessa Dona Leonor de la Cueva, soy silha Dona Theresa de Castro de la Cueva, que soy Marqueza de Canhete.

Casou em 11 de Janeiro de 1573 com Dom Garcia Furtado de Mendoça, IV. Marquez de Canhete, tom. 1. liv. 8, cap. 16. Monteiro môr delRey, Guarda môr de Cuenca, gapet 14. Vice-Rey de Perû, &c. que morreo a 16 de Ou-

Tom.IX. T tubro

tubro de 1609 em Madrid, o qual era seu primo terceiro, de quem teve unico a

D. JOAO ANDRE' FURTADO DE MEN-DOÇA, V. Marquez de Canhete, e antes de succeder na Cafa de leu pay se chamava D. Hurtado de Mendoça, foy Senhor das Villas de la Parrilha, la Ulmeda, Unha, Val de Meca, Canhada el Oyo, Belmontejo, Tragacete, los Oteros, Vilharejo de Per Estevan, e la Guerguina, Guarda môr da Cidade de Cuenca, Thesoureiro perpetuo da Casa da Moeda della, Alcaide mayor das Sacas, entre os Reynos de Castella, Aragao, e Valença, Patrao Geral da Religiao de S. Francisco, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Monteiro môr delRey, e Gentil-homem da sua Camera; morreo em Madrid a 6 de Abril de 1639.

Casou quatro vezes, a primeira com a Marqueza D. Maria Pacheco, filha de D. Domingos Fernandes de Cabrera e Bobadilha, III. Conde de Chinchon, e da Condessa D. Ignez Pacheco, filha de D. Diogo Lopes Pacheco, III. Marquez de Vilhena, Duque de Escalona, &c. e de D. Luiza de Cabrera e Bobadilha, III. Marqueza de Moya, de

quem nasceo unico

GARCIA FURTADO DE MENDOÇA, que fendo successor da Casa morreo moço, servindo em Flandres, no anno de 1624.

Casou segunda vez com D. Maria de Lacerda, filha de D. Joao de Lacerda, V. Duque de Medina-

Celi,

Celi, &c. e de sua segunda mulher a Duqueza D. Joanna de la Lama, Marqueza de Ladrada, de

quem nao teve successão.

Casou terceira vez no anno de 1608 com D. Maria Manrique de Lara, filha de D. Bernardino de Cardenas, III. Duque de Maqueda, e de Dona Luiza Manrique de Lara, V. Duqueza de Naxera, como se disse no Livro VI. Cap. XII. cujas vodas se effeituaras contra vontade da Duqueza sua may, que com grandes diligencias as intentou impedir, como escreveo o Chronista môr D. Luiz de Sala.

como escreveo o Chronista môr D. Luiz de Sala-Histor. de Casa de Lazar: e deste esclarecido matrimonio nasceras os si-18, 1000. 2.14. S. cap.

lhos feguintes:

18 D. GASPAR FURTADO DE MENDOÇA, que foy o primeiro deste matrimonio, morreo solteiro em vida de seu pay.

18 D. FRANCISCO DINIZ morrerao meninos.
18 D. Belchior

18 Dona Joanna Antonia de Mendoça Manrique de Lara, VI. Marqueza de Canhete, que succedeo em toda a Casa de seu pay, que gozou tas pouco tempo, que morreo em o principio do mez de Janeiro de 1640.

18 D. THERESA ANTONIA MANRIQUE DE MENDOÇA E LARA, VII. Marqueza de Canhete, e de toda a mais Casa, em que succedeo a sua irmãa; por morte de seu primo com irmas o Duque Dom Francisco Maria de Monserrate, se intitulou IX. Duqueza de Naxera, e de Maqueda, Condes.

Tom.lX. Tii

fa de Trevinho, e de Valença, Marqueza de Elche, e de Belmonte, Estados, de que tomou posfe em 3 de Mayo de 1656, sobre os quaes lhe moverao demanda sua tia D. Anna Manrique de Cardenas, Duqueza de Torres-Novas, e seu silho D. Joao Manrique de Cardenas e Lencastro, e seguio a demanda até que morreo em 17 de Fevereiro de 1657.

Casou tres vezes, a primeira em vida de seu pay com D. Fernando de Faro, Senhor de Vimieiro, silho do I. Conde de Vimieiro, como se verá no Livro IX. e deste matrimonio nasceras dous silhos,

que morrerao meninos.

Casou segunda vez, sendo já Marqueza de Canhete, no anno de 1642 com Dom Joao Antonio de Torres e Portugal, III. Conde de Villar Dom Pardo, como se dirá quando chegarmos com esta Obra ao Livro XIII. de quem nao teve successão.

ao Livro XIII. de quem não teve fuccestao. Casou terceira vez com D. João de Borja e Aragao, Gentil-homem da Camera delRey, Generada Cavallaria do Exercito de Milao, filho segundo de D. Carlos de Borja e Aragao, Conde de Ficalho em Portugal, e de D. Maria Luiza de Aragao, VII. Duqueza de Villa-Hermosa, o qual matrimonio se esseituou por procuração, estando seu esposo occupado no serviço del Rey em Milao; e antes, que voltasse a Hespanha, morteo a Marqueza, e elle pouco depois sem se ajuntarem, tendo recahido nessa Senhora as Casas de Naxera, e Maqueda. D.

\* 18 D. NICOLAZA DE MENDOÇA MANRIQUE Historia de la Casa de DE CARDENAS, filha terceira, e ultima do Mar- Lara, tom. 2. cap. 16. quez D. Joao Andié, nao succedeo nas Casas de sua irmãa a Marqueza D. Theresa Antonia por haver falecido no mez de Dezembro de 1649, sendo casada com D. Affonso Fernandes de Velasco, III. Conde de Revilha, Senhor das Villas de Rosas, e los Barrios, e das Casas de Ungo, Trespaderne, S. Juliao, Palaceos de Valmafeda, e Morgado de Barrio, Gentil-homem da Camera delRey Filippe IV. Commendador de Estremera, e Valdarecete na Ordem de Santiago, que morreo a 19 de Abril de 1671, de quem foy primeira mulher, e tiverao entre outros filhos, que morrerao de pouca idade, a \* 19 D. Antonio Manrique, X. Duque de Naxera.

19 D. Alonso Manoel de Velasco, que foy Marquez de Belmonte, por voluntaria deixação de seu irmao, Capitao de Cavallos, e Mestre de Campo de Infantaria em Flandres, onde morreo sem successão.

\* 19 D. Antonio Manrique de Lara Men-Doça Velasco e Cunha, foy VIII. Marquez de Canhete, X. Duque de Naxera, Conde de Trevinho, e de Valença, Marquez de Belmonte, Eftados, que se lhe julgarao na causa, que correo com os filhos de sua tia a Duqueza de Torres-Novas Dona Anna Maria Manrique de Cardenas, aos quaes se lhe adjudicarao o Ducado de Maqueda, e Marquezado de Elche, e seus Morgados. Foy por morte de seu pay IV. Conde de la Revilha, e morreo a 20 de Setembro de 1676.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1668 com D. Isabel de Carvajal, irmãa de D. Maria Catharina, IV. Marqueza de Jodar, e do Marquez D. Francisco de Velasco, e filhas de D. Miguel de Carvajal, III. Marquez de Jodar, e de D. Maria Henriques Sarmento de Mendoça fua mulher, que depois o foy do Condestavel de Castella, e do Conde de Revilha, pay deste D. Antonio, de quem nao teve filhos.

Casou segunda vez com Dona Maria Michaela de Tejada Mendoça e Borja, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e filha herdeira de Dom Fernando Miguel de Tejada e Mendoça, Senhor de Marchamalo, &c. Cavalleiro da Ordem de Santiago, General da Cavallaria de Catalunha, Governador das Armas de Castella a Velha, e do Conselho de Guerra, e de D. Maria Theresa de Borja; e deste segundo Matrimonio teve o Duque a

D. MANOEL JOACHIM, Conde de Trevinho.

DONA MARIA THERESA MANRIQUE DE LARA, que ambos morrerao de tenra idade.

20 D. FRANCISCO MIGUEL MANRIQUE DE Mendoça e Velasco, que nasceo a 5 de Novembro de 1675, foy XI. Duque de Naxera, Conde de Trevinho, &c. e morreo a 11 de Julho de 1678.

D.

D. NICOLAZA MANRIQUE DE MENDOCA VELASCO CUNHA E MANOEL, XII. Duqueza de Naxera, Condessa de Trevinho, de Valença, e de la Revilha, X. Marqueza de Canhete, e de Belmonte, e Senhora de todas as mais terras, Dignidades, e Officios destas Casas, Patrona General da Ordem Serafica, nasceo a 26 de Fevereiro de 1672. Casou a 6 de Junho de 1687 com D. Beltrao Manoel de Guevara, Commendador de los Bastimen. tos del Campo de Montiel em a Ordem de Santiago, General das Galés de Sicilia, depois das de Napoles, e das de Hespanha, e por seu casamento Duque de Naxera: pelo que se cobrio Grande da primira classe; era filho de D. Beltrao Velles de Guevara, I. Marquez de Campo Real, e de D. Catharina Velles de Guevara sua mulher, e sobrinha da IX. Condessa de Unhate, de quem teve

21 DONA ANNA SINFROSA MANOEL MAN-RIQUE DE LARA GUEVARA, que nasceo a 28 de Julho de 1692, e soy XIII. Duqueza de Naxera, Condessa de Trevinho, de Valença, de la Revilha, XI. Marqueza de Canhete, e de Belmonte, e Se-

nhora de toda esta grande Casa.

Casou a primeira vez no anno de 1713 com D. Pedro Antonio de Zuniga, irmao de D. Joao Manoel de Zuniga, XII. Duque de Bejar, de quem teve hum silho, que morreo de tenra idade.

Casou segunda vez no anno de 1722 com Dom Joseph de Moscoso, filho do VII. Conde de Alcamira,

mira, que faleceo sem geração, como fica escri-

Casou terceira vez no anno de 1728 com D. Gaspar Portocarrero e Bocanegra, VIII. Marquez de Almenara, e VI. Conde de Palma, que saleceo no anno de 1730, como já temos dito no Capitulo VII. deste Livro, de quem ficando viuva morreo de trinta e oito annos de idade a 18 de Agosto de 1731, deixando unico herdeiro a

DOM JOACHIM MANOEL MANRIQUE DE LARA, que foy XIV. Duque de Naxera, Marquez de Canhete, de D. Juan, e de Trevinho, Senhor dos mais Eflados desta Casa, e do Morgado do Infante D. Manoel, e faleceo de tenra idade no

anno de 1732.

#### CAPITULO X.

De D. Fernando Rodrigues de Castro, IX. Conde de Lemos.

\* 16 Ntre os Varoens esclarecidos da Casa de Lemos, he muy recommendavel D. Fernando Rodrigues de Castro e Portugal, que foy IX. Conde de Lemos, de Vilhalva, e Andrade, III. Marquez de Sarria, &c. A sua grande pessoa, e capacidade o habilitarao para grandes empregos da Monarchia de Hespanha. El Rey D. Filippe

Filippe II. quando no anno de 1577 faleceo em Memorias mandadas Portugal a Infanta D. Maria sua tia, mandou a ef- da Casa de Lemos te Reyno ao Conde de Lemos a dar os pezames a ElRey D. Sebastiao, e ao Cardeal Infante Dom Henrique, irmao da mesma Infanta. No anno de 1597 o referido Rey D. Filippe lhe concedeo a faculdade de ser Commandante de todas as milicias dos feus Estados, com a faculdade de nomear os Capitaens, e Tenentes, que formasse dos seus Vasfallos na fórma, que o faziao os Condes seus antecessores, e no anno seguinte lhe conferio a Commenda de Penha de Martos na Ordem de Calatra. va, e a de Alcaniz no Reyno de Aragao, da mes-Foy Embaixador Extraordinario em ma Ordem. Roma, e Vice-Rey, e Capitao General do Reyno de Napoles, onde faleceo no mez de Outubro de 1601. Depois no de 1608 forao os seus ossos trasladados para o Convento de Santo Antonio de Monforte, Padroado seu, onde jaz. Casou a 22 de Novembro de 1574 com D. Catharina de Zuniga e Sandoval, Dama da Rainha D. Anna de Austria, em virtude do contrato, que se celebrou em Madrid a 20 do referido mez, e anno, fendo seu Procurador Dom Francisco de Roxas e Sandoval, Marquez de Denia, Conde de Lerma, Faleceo a Condessa a 8 de Fevereio de seu irmao. 1628; havia sido Camereira môr da Rainha Dona Margarida de Austria, e se mandou depositar no Convento das Descalças Reaes de Madrid. Fun-Tom. IX. doa

dou huma Capella com oito Capellaens para huma das Igrejas da Villa de Monforte da Casa de Lemos, cujos Senhores deixou por Padroeiros, a qual aggregou ao Mosteiro das Religiosas Franciscanas Descalças da mesma Villa. Era a Condessa D. Catharina de Zuniga e Sandoval filha de Dom Francisco de Sandoval e Roxas, IV. Marquez de Denia, e de D. Isabel de Borja, filha de S. Francisco de Borja, IV. Duque de Gandia, e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

17 D. PEDRO FERNANDES DE CASTRO E PORTUGAL, X. Conde de Lemos, de quem fare-

mos memoria no Capitulo XI.

17 D. FRANCISCO DE CASTRO, XI. Conde de Lemos, de quem se trata no Capitulo XII.

17 D. FERNANDO RODRIGUEZ DE CASTRO, que faleceo a 20 de Setembro de 1608, tendo fido Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe III. de Caftella, e Conde de Gelves, por casar com D. Leonor de Portugal, IV. Condessa de Gelves, e teve unica a

18 D. CATHARINA DE PORTUGAL, V. Condessa de Gelves, casou em 19 de Setembro de 1624 com D. Alvaro Jacintho Colon e Portugal, V. Duque de Veraguas, e la Vega, Almirante de Indias, de cuja esclarecida posteridade se tratatá no Livro IX.

CAPI-

#### CAPITULO XI.

De D. Pedro Fernandes de Castro, X. Conde do Lemos.

17 C Uccedeo igualmente nos Estados da Casa de Lemos, do que nos merecimentos aos feus illustrissimos progenitores, D. Pedro Fernandes de Castro, segundo do nome, sendo hum dos Senhores, que no seu tempo se fez mais attendido na Corte de Hespanha; porque nelle concorrerao vir. tudes, e talento, que o habilitarao para dar cabal satisfação dos mayores empregos da Monarchia de Foy D. Pedro Fernandes de Castro e Portugal, segundo do nome, X. Conde de Lemos, de Vilhalva, e Andrade, IV. Marquez de Sarria, Commendador de la Carça, e da de Santibanhes na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe III. Vice-Rey, e Capitao General do Reyno de Napoles, de donde passou a Roma por Embaixador Extraordinario de Obediencia ao Papa Paulo V. e recolhendo-se à Corte, foy nomeado Presidente do supremo Conselho de Italia no anno de 1616, havendo já occupado o lugar de Presidente de Indias. O mesmo Rey conhecen- Memorias m si da Casa do os seus relevantes serviços, e os merecimentos, de Lemos. que concorriaó na sua pessoa, no anno de 1617 lhe

Tom.IX. U ii fez fez merce da Dignidade de Aguazil mayor perpetuo do Reyno de Galliza, e Audiencia Real delle, de juro, e herdade para os fuccessores da Casa Faleceo em Madrid no anno de 1622, e se mandou depositar no Mosteiro das Descalças Reaes da mesma Villa, de donde foy trasladado para o da Madre de Deos da Conceicao das Defcalças de S. Francisco da Villa de Monsorte, que havia fundado com a Condessa sua mulher, com quem tambem fundou, e dotou o Collegio da Companhia, com a invocação de S. Francisco Xavier, da Cidade de Napoles; e na mesma fórma o Convento de S. Jacintho, da Ordem dos Prégadores da Villa de Monforte, que teve principio no anno de 1623, para onde se trasladou ao dito Lugar do de Panton do Condado de Lemos, huma legoa diftante da dita Villa, aggregandolhe o Beneficio Curado de S. Martinho de Panton da fua aprefentação, para dote, e augmento da renda do Mosteiro, de que com o titulo de Vigario administra os Sacramentos aos freguezes hum Religiofo. tambem huma cadeira de Theologia, e outra de Filosofia no Convento de Santo Antonio da dita Villa, fundação dos feus mayores.

Casou com Dona Catharina de Lacerda e Sandoval sua prima com irmãa, filha de seu tio D. Francisco de Sandoval, I. Duque de Lerma, depois Cardeal da Santa Igreja Romana, e da Duqueza Dona Catharina de Lacerda, filha de D. Joao, IV. Duque

de

de Medina-Celi, de quem no Livro IX. daremos noticia. Faleceo a Condessa D. Catharina no anno de 1642 Religiosa professa no Mosteiro da Madre de Deos, que ella havia sundado, chamandose na Religias Soror Catharina da Conceiças, e nelle jaz: desta unias nas sicou posteridade.

#### CAPITULO XII.

De D. Francisco Fernandes de Castro, XI. Conde de Lemos.

17 P Oy o segundo filho, que procreata os nonos Condes de Lemos, D. Francisco Fernandes de Castro, que succedeo nesta Casa pela falta de successão do Conde D. Pedro seu irmao, affim foy XI. Conde de Lemos, Vilhalva, e Andrade, V. Marquez de Sarria, Commendador de Palomas, e Ornachos na Ordem de Santiago, e pelo seu casamento Conde de Castro, Duque de Taurisano, e outros Estados em Napoles, de cujo Reyno no anno de 1600 ElRey D. Filippe III. o fez do Conselho Collateral; governou tres vezes o mesmo Reyno, a primeira quando seu irmao o Conde D. Pedro Fernandes era Vice-Rey, e foy mandado à Embaixada de Roma, como dissemos, entao ficou com o governo D. Francisco, e da mesma forte quando acabou feu irmao, fuccedendolhe

# 162 Historia Genealogica

lhe o Duque de Ossuna. Teve tambem o governo interino em quanto este nao chegava de Sicilia, e depois tornou a governar aquelle Reyno, havendo tido patente de Vice-Rey. O mesmo Rey satisfeito do bem, que o Conde D. Francisco obrara, quando governou aquelle Reyno, lhe fez merce do Vice-Reynato de Sicilia por Patente do anno de 1615. Foy tambem Embaixador em Veneza, e Roma, em que mostrou capacidade, e talento naquellas Cortes, onde se tratou com grande luzimen-No anno de 1625 o mandou ElRey D. Filippe IV. tratar da defensa do Reyno de Galliza, e Principado de Asturias, quando se temeo fossem invadidos aquelles Reynos pela Armada Ingleza, que fe achava fobre Cadiz, o que fez com tanto acerto, como delle se esperava; e assim no anno de 1627 lhe conferio o mesmo Rey a Dignidade de Treze de Santiago, de cuja Ordem era Commen-Teve tambem o grande lugar de Conselheiro de Estado, e Guerra, e com empregos tao grandes, em que brilhou a grandeza do seu alto nascimento nas virtudes, de que se adornava, as realçou ainda mais na resolução, com que desenga-

Memorias da Cafa de nado do Mundo, desprezando os lugares, e Estados, que possibilidades, tomou no anno de 1630 a Cocula de Monge do Patriarcha S. Bento da Villa de Sahagum no Reyno de Galliza, aonde professou com o nome de Fr. Agostinho de Castro, havendo primeiro seito renuncia, e doação da sua grande

Cafa,

Casa, e Estados em seu silho D. Francisco Rodrigues de Castro; e tendo estado algum tempo neste Convento, livre dos embaraços da Corte, e entregue de todo a Deos, saleceo no anno de 1637 no Convento de S. Joao Bautista da mesma Ordem Monachal, extramuros da Cidade de Burgos, de donde por ordem do Conde D. Francisco seu silho, com licença do Padre Fr. Bento de la Serna, Geral da Congregação de S. Bento naquelle Reyno, forao os seus ossessadados à sua Villa de Monforte de Lemos para a Igreja de S. Vicente del Pino, da mesma Religião, onde jaz debaixo do Altar môr daquella Igreja.

Casou em Napoles com Dona Lucrecia Lignari e Gatinara, Condessa de Castro, e Duqueza de Taurisano, que saleceo no anno de 1623, e era filha unica, e herdeira de Alexandre Gatinara, V. Conde de Castro, e de Dona Victoria Caracholo, filha de Joas Antonio Caracholo, e de Lucrecia Caracholo, imãa do Marquez de Vico, e filha de Galeago Caracholo, e de Victoria Carrasa, filha do Duque de Nochara, e teve os filhos seguintes:

18 D. FERNANDO RUIZ DE CASTRO, que

faleceo de pouca idade.

18 D. FRANCISCO FERNANDES DE CASTRO, XII. Conde de Lemos, como se verá no Cap.XIII.

D. MARIA DE CASTRO, Religiosa professa nas Descalças Reaes de Madrid, que saleceo no anno de 1633.

DONA

Dona Lucrecia de Castro, que nao elegeo estado.

#### CAPITULO XIII.

De D. Francisco de Castro e Portugal , XII. Conde de Lemos.

18 D Ela renuncia do Conde D. Francisco lhe fuccedeo na Cafa D. Francisco Fernandes Ruiz de Castro Portugal e Gatinara, segundo silho na ordem do nascimento. Foy XII. Conde de Lemos, Vilhalva, Andrade, e Castro, VI. Marquez de Sarria, Duque de Taurisano, Commendador de Ornachos na Ordem de Santiago, Gentilhomem da Camera delRey D. Filippe IV. Vice-Rey de Aragao, de que o mesmo Rey lhe sez merce no anno de 1650; foy tambem seu Vice-Rey, e Capitao General no Reyno de Sardenha, o qual exercia no anno de 1655, como se vê de hum poder authentico, que entao outorgou, estando naquelle emprego. Faleceo a 6 de Dezembro do anno de 1662 em Madrid, e foy depositado no Mosteiro das Descalças Reaes da mesma Villa, de donde foy trasladado ao de Monforte, de que era Padroeiro, enterro da fua Cafa.

Casou no anno de 1629 com a Condessa D. Antonia Giron, que faleceo em Madrid no anno de 1648,

filma

filha de D. Pedro Giron, III. Duque de Ossuna, Cavalleiro da Ordem do Tosaó, e da Duqueza D. Catharina Henriques de Ribera, filha do segundo Duque de Alcalá, e tiveraó os filhos seguintes:

19 Dom Pedro Fernandes de Castro e Portugal, XIII. Conde de Lemos, de quem adi-

ante no Capitulo XIV. se fará mençao.

19 D. LUCRECIA DE CASTRO E PORTUGAL,

que faleceo sem tomar estado.

- 19 D. MARIA LUIZA DE CASTRO E POR-TUGAL, que casou com D. Pedro Nuno Colon e Portugal, VI. Duque de Veraguas, e da sua successas se dará conta no Livro IX.
  - 19 D. MARIA CATHARINA.

19 D. Anna Francisca, ambas Freiras no

Mosteiro da Conceição de Madrid.

19 D. CATHARINA DE CASTRO E PORTUGAL, Freira no Mosteiro de Lerma das Carmelitas Descalças de Santa Theresa, que salecco sendo Noviça em idade de dezaseis annos, com sentimento dos seus Prelados pelas esperanças, que dava da sua prudencia, e virtudes, como escreveo o Illustrissimo D. Joao Palasox nas Notas às Cartas de Santa Theresa, Carta XIV. pag. 212.

Tom.IX.

X CA-

#### CAPITULO XIV.

De Dom Pedro Fernandes Ruiz de Costro e Portugal, XIII. Conde de Lemos.

19 C Uccedeo em toda a Casa, que possuio o Onde D. Francisco, seu filho primogenito D. Pedro Antonio Fernandes Ruiz de Castro e Portugal, e foy XIII. Conde de Lemos, de Vilhalva, Andrade, e Castro, VII. Marquez de Sarria, Duque de Taurisano, Mestre de Santiago, Meirinho môr do Reyno de Galliza, Regedor perpetuo das suas sete Cidades, Cabeça da Provincia, por quem tinha a voz nas Cortes, e ajuntamentos dos Reynos da Coroa de Castella, e Leao, Pertiguero mayor da Igreja Metropolitana de Santiago, Dignidade, que no anno de 1366 entrou nos Senhores desta Casa por Doação do Arcebispo D. Fr. Berenguel, da Ordem dos Prégadores, e depois foy confirmada pelos seus successores, em attenção dos ferviços, que os Condes de Lemos haviao feito àquella Igreja, defendendo as terras, e Vassallos della.

Na menoridade delRey Dom Carlos II. cuja Monarchia governava a Rainha D. Marianna de Austria sua may, no anno de 1666 soy o Conde non cado Vice-Rey, e Capitao General dos Reynos,

,

nos, e Provincias do Perû, e terras firmes de Chile, em que succedeo ao Conde de Santo Estevao, para onde o Conde embarcou, levando comfigo a Condessa D. Anna de Borja sua esposa. E porque naquellas dilatadas terras estavao muitas ainda nao descobertas, aonde nao havia chegado a voz do Euangelho; El Rey por huma sua Patente, passada a 21 de Outubro do referido anno, lhe deu pleno poder para que a ellas pudesse mandar Ministros do Euangelho, e désse toda a providencia necessaria para a sua administração, e as governasse, e defendesfe, e que aos povoadores, e descobridores despachasse, e premiasse os seus serviços com a justica, e prudencia, que delle esperava, de sorte, que no seu arbitrio deixou todo aquelle governo, sem reserva alguma, dizendo: Como le ElRey melmo as governasse.

Como o Conde estava encarregado deste tao grande negocio, nao sofreo o seu brio, valor, e prudencia deixar de querer, que se desse a elle principio sem a sua affistencia; assim deixou o Perú, e passou às terras do Certao, deixando encarregado o governo, na sua ausencia, à Condessa D. Anna sua esposa. Succedeo neste mesmo tempo da ausencia do Conde, ter a Vice-Reyna, Regente interina, noticia, que os Inglezes pertendiao apoderarse da Cidade de Porto-Bello, da sua jurissicação, e com varonil cuidado dispoz immediatamente socorrella, para o que sez aprestar navios, em que em-

Χü

barca-

Tom.IX.

Lemos m.f.

barcarao quinhentos homens armados, artilharia, Memorias da Casa de todos os petrechos necessarios para reparar a Cidade, e Castellos della, e cento e cincoenta mil patacas em dinheiro, entregando esta expedição ao Governador, e Capitao General da Terra Firme, o que se executou tao bem, e tao promptamente, que ficou a Cidade livre dos ameaços de feus inimigos. Esta noticia chegando a Hespanha, o Conselho de Indias o representou logo a ElRey, que mandou agradecer à Condessa a promptidat, com que ordenara aquelle soccorro por Carta de 24 de Junho de 1670, na qual entre outras cousas de muita estimação, em que diz ser sem exemplo, o que ella executou naquella occasiao com tanta brevidade, accrescentou huma especial honra, escrevendo da sua Real mao o seguinte : Condessa ; de haverse executado por vueltra mano, y zelo, estas disposiciones del foccorro de Porto Velo con la brevedad, que pedia, hame dado mucho gusto todos buenos effectos, que han resultado de ello, de lo qual quedo con toda Litisfacion , y muy em mi memoria para onrarvos , y favorezeros como es justo. Foy entao muy celebrada a Condessa, em quem concorrerao virtudes, que a fizerao digna de fer numerada entre as celebres Heroinas pela actividade, e desassombramento, com que fez a referida expedição, que o Conde grandemente estimou; porque cabalmente satisfez ao conceito, que tinha formado do seu talento, quando a encarregou do governo. Faleceo o Con-

de na Cidade dos Reys do Perú a 6 de Dezembro de 1672, e mandou-se depositar no Collegio de S. Paulo dos Padres da Companhia, de donde a Condessa sua esposa o sez trasladar para Hespanha no anno de 1675 para o Collegio Imperial da Villa de Madrid, e deste lugar, no anno de 1685, foy levado à sua Villa de Monforte ao Pantheon da sua Cafa.

Casou a 20 de Julho de 1664 com D. Anna de Borja Colona, que sobrevivendo muito ao Conde, outorgou o seu Testamento em Madrid no anno de 1701, e faleceo em Julho de 1706; era filha de D. Francisco de Borja, VIII. Duque de Gandia, V. Marquez de Lombay, e de D. Artemisa Doria, silha de André Doria, Principe de Melfi, e de D. Joanna Colona, filha de Fabricio Colona, Principe de Paliano, herdeiro do Condestavel de Napoles Marco Antonio Colona, em cuja vida faleceo no anno de 1580, e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

Dom Gines Fernandes de Castro e PORTUGAL, XIV. Conde de Lemos, que occupará o Capitulo XV.

D. SALVADOR FRANCISCO DE CASTRO, Marquez de Almunha, de quem se sará mençao no Capitulo XVI.

20 Dom Francisco de Castro e Portu-GAL, que nasceo no anno de 1672, e seguindo o exemplo dos seus mayores, servio em Flandres, e fendo

fendo Mestre de Campo, morreo no sitio da Praça de Namur a 4 de Julho de 1692, quando o Exercito de França a tomou, e foy depois recuperada pelo de Hespanha no de 1695.

20 D. Lucrecia de Castro e Portugal,

que faleceo na flor da idade.

20 DONA MARIA ALBERTA DE CASTRO E PORTUGAL, que faleceo a 20 de Julho de 1706, e cafou com Dom Manoel Diogo Lopes de Zuniga Sottomayor e Mendoça, XI. Duque de Bejar, e Mandas, e da sua posteridade daremos conta no Livro IX.

### CAPITULO XV.

De D. Gines Fernandes de Castro e Portugal, XIV. Conde de Lemos.

Ntre os esclarecidos Varoens, que tem produzido a grande Casa de Lemos no dilatado espaço de tantos seculos, merecia igual memoria aos seus predecessores D. Gines Fernandes de Castro Portugal e Andrade, que nasceo no anno de 1665 primogenito dos Condes D. Pedro, e D. Anna de Borja, como deixamos dito no Capitulo passado, a quem succedeo na Casa, sendo XIV. Conde de Lemos, Vilhalva, Andrade, e Castro, VIII. Marquez de Sarria, Duque de Taurisano,

risano, Grande de Hespanha da primeira classe, e Cavalleiro da infigne Ordem do Tosao, e Commendador de S. Spiritus na de Alcantara, Gentilhomem da Camera delRey D. Carlos II. e delRey D. Filippe V. Não contava o Conde D. Gines mais, que quatorze mezes, quando os Condes seus pays o levarao na fua companhia no anno de 1666 para as Indias de Hespanha, quando seu pay passou por Vice-Rey do Perû, e sendo educado com as maximas, e virtudes da sua esclarecida may, desde os tenros annos começou o Conde, entao Marquez de Sarria, a exercitarse nos trabalhos de Marte; porque no anno de 1671, em que feu pay era Vice-Rey do Perû, o nomeou Coronel de hum Regimento, que levantou da Nobreza daquelle Reyno, de que se lhe passou Patente a 29 de Janeiro de 1671, e depois por outra de 22 de Mayo do mesmo anno o nomeou por seu Tenente de Capitao General de mar, e terra, e General do Presidio da Praça do Callao, por morte do Marquez de Nabalmorquende, que o fervia; porém com a morte do Conde seu pay, passou o Conde Dom Gines com a Condessa sua mãy para Hespanha no anno de 1675.

ElRey D. Carlos II. lhe fez a merce de lhe confirmar os officios perpetuos de juro, e herdade de Regedor das fete Cidades do Reyno de Galliza, com a faculdade de nomear Tenentes nellas; e conferiolhe o título de Mestre môr da Filosofía, e destreza

## Historia Genealogica

172

treza das Armas, que era dos Cavalheros Pagens del Rey em o anno de 1687, e com a faculdade, que tinha, creou, e nomeou-o Mestre para que pudesse enfinar Filosofia, e a destreza das armas, asfim Theorica, como praticamente em todos os seus Reynos, e Senhorios. Depois no anno de 1608 teve o posto de Capitao General das Galés do Revno de Napoles, que exerceo até o anno de 1702, em que por ordem delRey D. Filippe V. conduzio na Capitania Real, desde o porto de Marselha ao de Barcelona, a Rainha D. Maria Luiza Ga. briela de Saboya quando passou a Hespanha desposada com o dito Rey, o que o Conde sez com grande cuidado, despeza, e pompa, muy natural a grandeza do seu alto nascimento, de que ElRey se deu por tao bem servido, que em attenção, do que havia obrado, lhe deu o Vice-Reynato de Sardenha, e depois o de Capitao de huma das quatro Companhias das Reaes Guardas de Corpo, que tem servido com geral applauso, com muito luzi. mento, e generosidade; porque esta brilhou sempre no Conde entre as mais virtudes, de que se adorna.

Cafou em Madrid a 8 de Setembro de 1687 com D. Catharina Lourença de Mendoça e Sylva Aro e Aragaó, a quem ElRey D. Filippe V. no anno de 1722 nomeou Cameteira mór da Serenissima Princeza de Orleans para a ir receber, e começar a fervir ao Lugar de Yrum nos confins de França, e con-

e conduzilla à Corte de Madrid, quando estava o seu casamento ajustado com o Insante D. Carlos, o que nao tendo esseito pela sua tenra idade, e voltando a Princeza a França, sicou a Condessa Dona Catharina gozando as houras do seu cargo, até que salecco a 18 de Janeiro do anno de 1727, sem deixar successão. Era filha de D. Gregorio Maria da Sylva, IX. Duque do Insantado, e V. de Pastrana, e da Duqueza D. Maria de Haro e Gustinao, como diremos no Livro IX.

Casou segunda vez a 3 de Setembro de 1727 com D. Marianna da Piedade Osorio de Gusmao, que nasceo a 15 de Janeiro de 1707, a qual saleceo a 6 de Dezembro de 1732, estando prenhe de quatro mezes, sem deixar successão; era silha de Dom Manoel Joseph Alvares Osorio Veiga Rodrigues salezar, Histor. da Cade Villastiente Bracamonte Fonseca e Menchaca, VIII. Conde de Grajal, V. Conde de Villa-Nova, Senhor de Villaris, e de sua segunda mulher Dona Josefa de Gusmao, filha de D. Martim de Gusmao, Marquez de Monte-Alegre, como diremos em outra parte.

Casou terceira vez no anno de 1735 com sua sobrinha D. Maria de Zuniga Sottomayor Castro e Portugal, silha de D. Joao Manoel Lopes de Zuniga, XII. Duque de Bejar, e Mandas, Grande da primeira classe, e da Duqueza D. Rosa Rasaela de Castro e Portugal, como em outra parte se verá, e até o presente nao tem successão.

Tom.IX.

Y CAPI.

#### CAPITULO XVI.

De Dom Salvador Francisco Ruiz de Castro e Portugal, Marquez de Almunha.

F Oy o segundo filho dos XIII. Condes de Lemos D. Pedro, e D. Anna de Borja, D. Salvador Francisco de Castro e Portugal, que nasceo a 11 de Julho do anno de 1668, e foy pelo feu casamento Marquez de Almunha, e de la Guardia, Conde de Santa Eufemia, &c. o qual faleceo moço a 19 de Agosto do anno de 1694, havendo

sido Mestre de Campo em Flandres.

Casou em 11 de Março de 1689 com D. Francisca Centurion de Cordova Carrilho Albornoz Mendoça e Aragao, V. Marqueza de Almunha, e de la Guardia, Senhora das Casas de Carrilho, e Albornoz, e das Villas de Torralva, Betera, Beaumond, &c. filha herdeira de D. Cecilio Francisco Centurion, IV. Marquez de Estepa, Almunha, Laula, Vivola, e Monte de Vay, Senhor das Baronias de Torralva, Betera, &c. e de Dona Luiza Maria Portocarrero, filha de D. Gonçalo Mexia Carrilho, V. Marquez de la Guardia, de quem faremos adiante mençao; e ficando esta Senhora viuva, casou segunda vez com D. Joao Palasox e Rebeledo, V. Marquez de Arvia, com successão, que

nao pertence a este lugar, e de seu primeiro marido D. Salvador Francisco Rodrigues de Castro teve as silhas seguintes:

D. MARIA ANTONIA DE CASTRO E PORTUGAL CENTURION, casou no anno de 1710 com D. Fernando Joachim de la Cueva Lencastre Ulhoa e Savedra, Marquez de Malagon, Conde de Castelhar, filho de D. Balthasar de la Cueva, segundo da Casa de Albuquerque, Vice-Rey do Perú, e de D. Maria Theresa Arias de Savedra Pardo Tavera e Ulhoa, Marqueza de Malagon, Condessa de Castelhar, o qual salecco em Madrid a 14 de Julho de

1721.

Casou esta Senhora segunda vez com D. Domingos de Cordova Figueiroa Portocarrero Guímao e Leiva de Lacerda, entao Conde de Teva, Marquez de Ardales, depois Conde de Banhos, Marquez de Leiva, e Ladrada, Grande de Hespanha, que era filho de D. Antonio de Cordova, (irmao do VIII. Marquez de Priego D. Manoel Fernandes de Cordova) que foy pelo seu casamento Conde de Teva, e Marquez de Ardales, e deste matrimonio foy unica D. Maria Luiza de Cordova e Castro, que faleceo de tenra idade, pouco depois de sua may; e ficando viuvo o Conde D. Domingos, casou segunda vez com D. Isidora Pacheco Telles Giron, ultima filha do V. Duque de Uceda D. Manoel, e da Duqueza D. Josefa de Toledo, a qual ficou viuva no anno de 1737 com huma uni-Tom.IX. Y ii

ca filha, que he D. Maria Catharina de Cordova e Leiva, Condessa de Banhos, Marqueza de Leiva, e Ladrada, e o Condado de Teva, por clausula da institucição, passou a seu tio D. Luiz de Cordova Portocarrero, Deao de Toledo, como veremos em outro lugar.

21 D. ROSA DE CASTRO PORTUGAL CEN-TURION E BORJA, nasceo a 6 de Agosto do anno

de 1691.

Casou no anno de 1713 com D. Pedro de Moncada Leiva e Lacerda, Marquez de Ladrada, e Leiva, que faleceo no anno de 1716, filho primogenito de D. Manoel de Moncada, e de Dona Theresa de Leiva e de Lacerda, Condes de Banhos, de quem teve

22 D. MARIA CATHARINA DE MONCADA LEIVA E DE LACERDA, que nasceo a 25 de Novembro de 1714, e faleceo na flor da idade, pouco depois de seu pay: pelo que sua máy ficando viuva casou segunda vez com Dom Guilhen Ramon de Moncada, IV. Marquez de Aytona, de quem tambem soy segunda mulher, e delle nao teve silhos, como dissemos no Livro III. Capitulo VIII. pag. 530, Tom. II.

21 D. RAFAELA DE CASTRO E PORTUGAL CENTURION E BORJA, casou no anno de 1711 com D. Joao Manoel Lopes de Zuniga Sottomayor, XIII. Duque de Bejar, e Mandas, Conde de Blalcasar, e Banhares, Marquez de Gibraleon, e Terra-

Nova,

Nova, Visconde de la Puebla de Mozer, &c. Cavalleiro do Tosaó, Gentil-homem da Camera del-Rey com exercicio, Mordomo mór do Principe das Asturias, Grande da primeira classe, e soy sua terceira mulher, e a sua successão se verá no Livro IX.

 $T\Lambda EOA$ 

#### GENEAL

XIII

D. Diniz de Portugal, filho de A a o de Mayo de 1 516.

XIV

D. Fernando Rodrigues de Castro e Portugal, VII. Conde de Lemos, I. Marquez de Sarria. Cafou com D. Therefa de Andrada Ulhoa, Condessa de Vilhalva , e Andrada , fiiha H, de D. Fernando de Andra-da , Conde de Vilhalva. D. Isabel de Lencastro. Duqueza de Bragança. Cafou com D. Theodofio I. Duque de Bragança.

D. Leonor de Car Cafou com D. D. Sarmento de Mez ça, III. Conde de badavia.

D. Pedro Fernandes de Castro e Portugil, VIII. Conde de Lemos, Andrada, e Viihalva, II. Marquez de Sarria, # no anno de 1590. Cafou duas vezes. 1. com D. Leonor de la Cueva, filha de D. Beltran de la Cueva, III. Duque de Albuquerque. II. com D. Theresa Bobaditha , filha de D. Pedro Fernandes de Bobadilha e Cabrera , II. Conde de Chinchon.

Dona Isabel de Cafou com D. go de Moicolo IV. Conde de

XVI

tro e Portugal, IX. Conde de Le- Caltro, Cavalleiro fa de Caltro, \* menina. mos, III. Marq. de Sarria, Vice- de Alcantar. Gen- casou com D. Rey de Napoles, \* a 19 de Ou- til-homem da Bo- Garcia Furtubro de 1601. Casou com D. ca delitey Filippe tado de Men-Catharina de Zuniga Sandoval e 11. de Caltella, te- doça , 1V. Roxas, filha de D. Francisco de ve BB. a D. Joao, Marquez de Roxas e Sandoval , Marquez de D. Francisco , e Canhete. Denia, & a 8 de Fever. de 1618. D. Beitrao.

I. D. Fernando Rodrigues de Cafe I. D. Beltraó de I. D. There- I. D. Ifabel, II. D. Pedro de C

Cômendador da ( de Alcantara, Gen mem da Camera Filippe III. de C Caton com D. Jer de Cordova, filha Rodrigo de Cer Senhor de Palma

XVII

Dom Pedro Fernandes de Castro e Portugal, X. Conde de Lemos, IV. Marquez de Sarria, Gentil-homem da Camera delRey Filippe III. de Caftella , Vice Rey de Napoles , Pretidente de Italia, \* no anno de 1622. Catou com D. Catharina de Sandovat fua prima com irmaa, filha de D. Francisco Gomes de Sandoval, IV. Marquez de Denia, 1. Duque de Lerma, e depois Cardeal da Santa Igreja de Roma do título de S. Xylto, 4 no anno de 1648.

XVIII

Dom Fernando Rodrigues de Caltro, Duque de Taurifano , & de pouca idade.

· ---

D. Francisco Fernandes de Catiro e Portugal, XII. Conde de Lemos, Marquez de Sarria, Duque de l'unizio,

Vice-Rey de Aragao, e Sardenha , \* a 6 de Dezembro de 1662. Catou con: D. Anton a Cilcon, tillia de La Fedro Giron, III. Duque de Offora,

D. Pedro Antonio Fernandes de Caftro e Portugal , XIII. Co ide de Lemos , Marquez de Dor 1 Francisco Mine de Mario 2004 10 16 Mar. 1-200 tro de 169

D.

+1



# HISTORIA GENEALOGICA DACASAREAL PORTUGUEZA. PARTE III.

# CAPITULO I. Do Senbor, D. Affonso, Conde de Faro.



O Livro VI. Capitulo III. difemos, que da excelía uniaó do grande Duque D. Fernando I. e da Duqueza D. Joanna de Castro, fora o terceiro filho o Senhor Dom Affonso, a quem a natureza sobre hum al-

tissimo nascimento adornou de admiraveis partes; porque começou desde os seus primeiros annos com o exemo exemplo de seu excelso pay a seguir os duros trabalhos de Marte, portando-se com igual valor, que prudencia em todas as occasioens; sendo igualmente revestido de huma seriedade verdadeiramente propria de hum tao grande Senhor, com a qual conseguio sobre a estimação hum singular respeito.

O Duque D. Fernando I. do nome, que entre os Principes da Serenissima Casa de Bragança, foy hum dos que mais se assinalarao nas merces, que distribuio por seus filhos, porque com huma equidade admiravel cuidou, em que elles tivessem Estados correspondentes à grandeza do seu alto nascimento, e à vida, que seguiao, como agora veremos, o fez com o Senhor D. Affonfo, ao qual juntamente com a Duqueza D. Joanna de Castro lhe fizerao Doação da Alcaidaria môr, Cadea, e rendas, que tinhao na Villa de Estremoz, que lhe forao dadas pelo Condestavel D. Nuno seu avô, com todos os privilegios, e liberdades, que alli tinhao de pôr Alcaide, Almoxarife, e Escrivao, com a mesma jurisdicção, que tiverao no tempo do Condestavel, e no seu; e que as appellações, e aggravos póstos aos Almoxarifes, iriao perante o dito Senhor D. Affonfo, ou para aquella peffoa, que o feu lugar tivesse, e dahi passariao diante dos Desembargadores del Rey, como fempre fora costume. allim mais lhe doarao as terras de Riba de Vouga. dos Julgados de Eixo, Oies, Paos, e Villarinho, com todos os feus Lugares, e Reguengos, na mef-

ma fórma, que entao pelo mesmo Duque os trazia o Conde de Guimaraens, com todos os seus Termos, rendas, direitos, fóros, tributos, jurifdicção Civel, e Crime, mero, e mixto Imperio, e Padroados das Igrejas, da mesma sorte, que o Duque os possuira, sendo o motivo desta merce dos Duques, ter seu filho já idade de poder administrar as ditas terras, e que attendendo a ser seu filho, e daquelles de quem procedia, para poder servir a ElRey seu Senhor, ao Principe, e a seus successores, nella lhe puzerao a condição, de que não poderia nenhuma cousa das ditas terras ser alienada, dividida, Prova num. 7. nem empenhada; e que no caso de salecer sem silhos, ou filhas legitimas, e seculares, tivessem reversao as mesmas terras ao Duque, que entao fosse de Bragança; e que sendo em vida delle Duque, tornariao ao Senhor D. Fernando, Conde de Guimaraens, e que de outras cousas, de que entao lhe sez Doação, em que entrava a Alcaidaria môr de Estremoz, com as mais rendas da dita Villa, teriao reversao ao mesmo Duque seu pay : e prevendo, que depois poderia nos fuccesfores faltar a descendencia legitima do Senhor D. Affonso seu filho, nomeou para succeder em todas as referidas cousas incluidas na Doação à aquelle Principe, que então fosse Duque de Bragança, a qual Doação acaba asfim: E peço por merce a ElRey, meu Senhor, que assim o queira confirmar, e por certidom dello, mandei dar esta minha Carta ao ditto D. Affonso de Doação  $\mathbf{Z}$ affina-Tom.IX.

ossinada per mim, e pella Duqueza, minha mulher, e rellos dittos meus fithos, e aficilada dos nossos fellos, e tambem offinada rella aitta Donna Izabel, mulher de Dom Jouo, meu filho, e affellada do feu feilo; dante em Villa-Vicola 2 dias do mes de Janeiro, o Bacharel a fes, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1465 annos. El Rey Dom Affonso V. a confirmou de poder absoluto, e Real, dispensando a Ley Mental, e todas as demais, por huma Carta pollada na Villa de Estremoz a 7 de Janeiro de 1465.

Neste mesmo anno se tratou o casamento do Senhor D. Affinfo, com approvação del Rey, com D. Maria de Noronha, filha herdeira do Conde de Odemira D. Sancho de Noronha, o qual passando a hum tratado judicial, se outorgou na Villa de Odemira nos Pacos do mesmo Conde, estando elle presente, e a Condessa D. Mecia de Sousa sua mulher, a futura esposa D. Maria de Noronha, e o Senhor D. Affonso: dotarao os Condes a sua filha primeiramente com a referida Villa de Odemira, a Villa de Aveiro, a Villa de Vimieiro, o Castello de Elvas com o seu Reguengo, e o Castello de Estremoz com todas as mais coufas, que elles Condes tinhao da Coroa, e na mesma fórma, que as possulao, reservando em sua vida o uso fruto das ditas terras, e suas jurisdiccões. A Condessa Dona Mecia deu mais em dote a sua filha a sua terra de Mortagoa, que ella houvera em dote, a qual gozariao

Prova rum. S.

zariao elles logo, que se effeituasse o matrimonio, com toda a sua jurisdicção; porém no caso de salecer o Conde D. Sancho, seu marido, primeiro do que a Condessa, ella haveria o uso fruto della em quanto vivesfe. Deu mais o Conde a sua filha noventa e sete mil e quarenta e dous reis, que tinha de affentamento, os quaes no anno feguinte feriao póstos no seu nome. O Senhor D. Affonso lhe fez de arrhas dez mil dobras de ouro Castelhanas, ou seu intrinseco, e corrente valor, com a clausula, de que no caso, de que ella falecesse primeiro, sem que daquelle matrimonio ficassem filhos, nao haveria as ditas arrhas; mas que fuccedendo ao contrario de falecer elle primeiro, que a sua futura esposa, ainda que nao tivesse filho, nem filha alguma, ou houvessem falecido depois da sua morte, gozaria inteiramente as ditas dez mil dobras, permanecendo no estado de viuva, para o que hypothecou as rendas de Estremoz, e das terras de Eixo, Requeixo, Paos, e Oies, e todos os mais seus bens, com outras claufulas, e condições costumadas para a fegurança de femelhantes tratados, que foy feito a 10 de Junho de 1465, o qual ElRey D. Affonfo V. encorporou em huma Carta, em que o confirmou, feita na Villa de Portalegre a 15 de Junho do referido anno de 1465. O mesmo Rey lhe sez mera ce para o filho varao, que nascesse deste matrimonio, da Villa de Aveiro, por Carta pissada em Salvaterra a 20 de Mayo de 1467, que está no Livro Tom.IX.

III. dos Mysticos pag. 164, que se guarda na Torre do Tombo; foy feita esta merce ao Conde Dom Sancho seu sogro para a poder nomear em seu neto. e em caso de o nao fazer, o filho primeiro se entendesse o nomeado.

Servio o Senhor D. Affonfo a ElRey D. Af-

fonfo V. na paz com felicidade, e na guerra com valor, de forte, que sempre conseguio reputação. No anno de 1463 acompanhou ao Duque seu pay quando passou à Africa com o mesmo Rey, naquella mal fuccedida empreza de Tangere, de que fizemos mençao no Livro VI. quando tratámos daquelle Principe, e perdendo-se a nao, em que hia o Senhor D. Affonso, se salvou em huma taboa com grande perigo, e sahindo em terra, se achou com ElRey nos varios successos daquella expedição, peleijando algumas vezes com os Mouros Achou-se com o mesmo Rey na valerosamente. empreza de Arzila no anno de 1471, e naquelle notavel recontro da Serra de Benacafu, em que mor-

Chronic. do Conde D. Duarte de Menezes, reo o Conde D. Duarte de Menezes. cap. 145.

H. Stor, Genealogica da Ceta Real Portug. tom.

5. pag. 148.

Goes Chron, do Prin-

Chron, delRey D. Aftomo V. cap. 50.

cije D. Joso, cip.50. anna, o Exercito, que ElRey levava, hia repartido em alas, e em huma, em que ElRey affiftia, a mandava o Conde de Faro D. Affonfo. Na batalha de Touro se achou mandando a ala da parte direita, que sustentou com grande brio, conseguida a vitoria, em que teve muita parte; e nao podendo

anno de 1475, quando ElRey entrou por Castella, e se celebrarao os desposorios com a Rainha D. Jo-

ſer

ser soccorridos os moradores de Cantalapiedra, que tinhaó a voz da Rainha D. Joanna, a elle se encarregou este negocio, como resere a Historia daquelle tempo. Depois de celebrada a paz, e ordenadas as tercearias, soy o Conde D. Affonso hum dos Senhores nomeados para a segurança dos contratos.

Nao corresponderao na referida guerra os effeitos às promessas dos Castelhanos, e vendo-se El-Rev Dom Affonso V. empenhado na empreza de meter de posse do Throno daquella Monarchia à Rainha D. Joanna sua esposa, tomou a resolução de passar a França, persuadido, de que os interesses daquella Monarchia obrigariao naquella conjunctura a ElRey Luiz XI. a darlhe foccorros precifos para aquella guerra. Entre as poucas pessoas. que escolheo para o acompanharem, foy huma o Senhor Dom Affonso, que o seguio com amor, e constancia em toda aquella trabalhosa jornada, pelos contratempos, de que ElRey se vio combati. do, fendo o mais principal o acharse destituido dos foccorros prometidos, e tratados, de que elle se perfuadio nao podia haver falta; e affim nesta consternação esteve resoluto a deixar o Mundo, porém D. Affonso, e seu irmao o Senhor D. Alvaro, lhe fallarao com tanta efficacia, e folidas razoens, que ElRey cedeo à violenta idéa, em que o punha a desesperação, e o obrigarão a voltar ao Reyno. He bem para advertir, que nesta occasiao, quando El-Rey determinava sahir de França, e de passar a Jerusalem.

Dita Chronica, cap.62. rusalem, nas Cartas, que mandou entregar, foy huma ao Senhor D. Astonso, em que ordenava, que todos os seus criados estivessem à sua obediencia até chegarem a Portugal.

Erao grandes os merecimentos da pessoa de D. Affonso, e nao menores os serviços, que havia feito a ElRey, que lhe quiz dar o Mestrado da Ordem da Cavallaria de Aviz, o que nao tendo effeito, o creou Conde da Cidade de Faro (entao Villa) no Reyno do Algarve, fazendolhe ao mes-

Prova num. o.

Prova num. 10.

mo tempo Doacao de todas as suas rendas, direitos, Castello, e Padroado das Igrejas, na mesma fórma, que a Coroa a havia posfuido, com as claufulas, que refere a Doação, que foy feita na Cidade de Lisboa a 22 de Mayo de 1469. Depois lhe mandou passar Carta de Assentamento da quantia de quatrocentos mil reis, com o titulo de Conde, passada em Lisboa a 18 de Junho do referido anno, accrescentandolhe o que já antes tinha de ser Conde, na qual diz: Havendo respeito aos muitos servissos, que temos recebido de Dom Affonso, Conde de Faram, meu muito amado sobrinho, e querendolhos guallardoar em alguma parte, como à nos cabe, temos por bem, vc. Os moradores de Faro, nao querendo fahir do dominio da Coroa, contradisserao fortemente esta merce, supplicando a ElRey, a nao alienasse da Coroa pelas razoens, que apontarao, fendo entre ellas a do juramento, que havia feito de a nao passar a outro poder; porém ElRey qua-

querendo satisfazer os merecimentos do novo Conde, recorreo a Santa Sé Apostolica para relaxação do juramento, o que lhe concedeo o Papa Paulo II. por huma Bulla passada em Roma a 12 de Ju-Prova num. 11. nho do anno de 1471, o sexto, e ultimo do seu Pontificado; e assim ficou o Conde de Faro de posse da referida Villa em quanto viveo, porque em seus successores se nao continuou aquelle titulo, e tiverao o de Condes de Odemira, mas nao deixou de se perpetuar a sua memoria em muitos dos seus descendentes, que usarao do appellido de Faro, como adiante se verá.

Crescias os serviços do Conde de Faro, e ao mesmo tempo a estimação delRey, o qual distinguío a fua grande pessoa com especiaes demonstrações, como se vê em diversas merces, e entre ellas aquella, que fez em Santarem a 16 de Fevereiro do anno de 1471 de lhe conceder, que nas Cidades, Villas, e Lugares, em que tinha rendas, e direitos em seus Reynos, dos privilegios, graças, e liberdades, que tinha o Duque seu pay. Sao as palavras estas : De que nas Cidades , Villas , e Lugares deles Regnos, em que rendas, e direitos tiver dos privilegios, graças, e liberdades, que o Duque seu padre, meu muito amado, e prezado primo, hu/a nas ditas Cidades, Villas, e Lugares. Está a dita Carta no Livro III. dos Mysticos, pag. 6. Ainda he de mayor estimação aquella finalada merce, com que foy fervido revogar todos os Capitulos das Cortes geraes, e especiaes, ou outras determinações, que se tivessem promulgado, que sos sontra as Doações, Graças, Privilegios, e Merces, que o Conde lograva. He esta Carta tanto em louvor da memoria do Conde de Faro pelas expressoens, que contem, que nos pareceo lançalla por inteiro neste

lugar, e diz affim:

"Dom Affonso, &c. a quantos esta Carta vi-" rem fazemos faber, que nos querendo fazer gra-"ça, e merce ao Conde de Farao, e dodemira, e " Aveiro, meu muito amado fobrinho: e avendo "nós ora respeito aos muitos, grandes, e estrema-" dos ferviços, dignos certamente de grandes hon-" ras, e remuneraçom, que nos nossos Regnos rece-, bidos teemos delle, o qual nos sempre grandemen-, te servio com muito amor, lealdade, e agrecem-" tamento de nossa pessoa, e conservação, e aque-" centamento de nosso Real Estado assy com mui-,, tos, e muy faaos, e inteiros concelhos ém aver-, sidade dos tempos em paz, como em guerra, ser-" vindo-nos em ellas muy grandémente com fua "jente, assy em as partes daffrica, como ora em " estes Regnos de Castella, offerecemdo sua pessoa , em cousas de muito nosso serviço, e honra sua. "E ora por algumas justas rezoens, e cousas, que. "nôs à esto muito movem, queremos, e manda-" mos de nosso moto proprio, certa ciemcia, po-" der absolluto, que todallas detriminaçõoes, e Ca-" pitulos de Cortes, assy jeraaes, como especiaaes,

, que ataa o presente passassem en quaaesquer Cor-"tes, ou outra qualquer guisa, ou maneira, que " seja detriminado, ou Cartas, e mandados espe-"ciaes, perque pareça ser feito, ou se saça algum " perjuizo direitamente, ou indireitamente, per pal-"lavras expressas, ou per vontade interpretada de , taes detriminaçõoes aos privillegios, e doaçõões, "graças, e merces, que o dito Conde de nos tem , per nossas Cartas, e Alvaraaes, que de nos tem. " quer sejam de juro, e herdade, quer em sua vida, "ou em quanto nossa merce for, e que os dittos "Capitulos, e detriminaçõoes nom ajom em ellas " lugar em maneira alguúa, que seja, amte nos praz, " e queremos, e mandamos, que as dittas doaçoões, "e privillegios valham, restem em seu vigor com-, prindo affy como seos dittos Capitulos, e detri-"minaçoens numqua foram feitas, e o ditto Conde "huse delles assy, e tam compridamente, como " sempre husou elle, e seu pay, e amtecessores, e mem seus teores se contem, porque assy he nossa "merce, e vontade delliberada, sem embargo de " quaaesquer ditos, hordenaçoões, Capitulos, de-" triminaçõens, Cartas, ou cousas julgadas, que " em contrairo feram, o que tudo nós aqui avemos "por expresso, e nomeado especialmente derogido "em tal guisa, que esto todo aqui contheudo se "guarde compridamente em todo o tempo ssem "minguamento algum, e per certidam, e firmeza , desto lhe mandamos dar esta nossa Carra assinada Aa Tom.IX. "per tom.111. pag. 28.

per nos, e assellada de nosso scello de chumbo. "Dada em Camora vinte dias do mez doutubro, "Pedro Alvares por especial mandado delRey, de

" setemta e cinquo.

Desta Carta se tira hum inteiro conhecimento dos relevantes serviços do Conde de Faro, sendo de admirar o ser o Conde igualmente grato a ElRev no Paco com o confelho, do que na Cam-Hiftor, Geneal, da Cafa panha com a espada. No Livro IV. fizemos menheal, liv. IV. cap. 1. çao desta merce, entendendo fora feita ao Conde de Odemira D. Sancho de Noronha seu sogro, o que certamente foy equivocação de não se fazer reparo, de que este nunca fóra Conde de Faro, titulo, que ElRey creou para o Senhor D. Affonfo, como acabamos de dizer, ao qual dava o tratamento de sobrinho, como se vê na referida Carta, e em outros documentos, que produzimos, e vao nas Provas; e ao Conde D. Sancho dava o de primo, como se vê em diversas Cartas de merces, que estao na Torre de Tombo, e em outras, de que logo faremos mençao. Assim fica reparado o descuido, que entao padecemos, com esta syncera retractação.

> Era o Conde de Faro digno imitador de seu grande pay o Duque D. Fernando, na paz, e na guerra, pelo que ElRey attendendo sempre aos feus merecimentos, o fez participante daquellas

Dita Hift Geneal liv. honras, que o podiao fazer mais distincto no Rey-VI. tom. 5. pag. 168. no; assim lhe deu o posto de Fronteiro môr de to-

das

das as suas terras, merce, que já seu pay lograra nas fuas, como escrevemos no Livro VI. Princi-

pia a merce affim:

"Dom Affonso &c. A quantos esta Carta vi- Torre do Tomb.Liv. 3. "rem faço saber, que comssyramdo eu a pessoa, dos Mythicus, tol. 25%. .. que he o Conde de Faarom, meu muito amado "fobrinho, e avendo asty por meu serviço, me " praz, que em todas fuas terras outro algum nom " seja Fromteyro Moor, nem Capitam, nem man-"de cousa alguña, que aos dittos officios perten-" ça, senom elle, ou a quem elle disso der carre-" guo, ou amdando elle ca, ou em outras partes "em meu serviço, seus Alcaydes, ou quem elle , mandar, em quamto elle assy amdar ocupado em " meu ferviço, porque entendo, e confio delle, , que o fará milhor, e como cumpre a meu fervi-, co, e do Principe, meu filho, &c. e bem das dit-, tas terras, que outro algum, como sempre sez "em todas as cousas, &c. e acaba. Dada em Tou-"ro, a 22 dias dabril. Pedrallvares a fez, de 1476.

No referido anno estando ElRey no Porto a Dito Liv. 3. dos Mysti-31 de Julho, lhe concedeo a merce da aprefentação cos, fol.258. dos officios de todas as suas terras, e depois por outra Carta feita no mesmo dia, e anno, lhe ampliou 110. esta graça, concedendo à Condessa D. Maria de Noronha sua mulher, a faculdade de poder na aufencia do Conde prover todos os officios, que vagassem nas suas terras, e os podesse remover, e tirar como lhe parecesse. Deu ElRey tambem ao

Tom. IX. Aa ii Conde

folizi e toli 61.

Livro 4. dos Myssicos, Conde a dizima do pescado de Faro, e as pensoens dos Tabaliaens de Silves por Carta feita em Lisboa a 22 de Abril de 1478, e lhe fez outras muitas merces uteis, e de rendimento para a Cafa. nao nos querendo deter naquella parte, só fazemos mençao, das que erao honorificas, e distinctas, como foy a que lhe fez no mesmo anno, em que lhe

Prova num. 12.

concedeo o poder elle apresentar o officio de Coudel da Villa de Estremoz na pessoa, que julgasse capaz, e sufficiente de exercer o dito lugar, eximindo-o da jurisdicção de Fernao da Sylveira, do seu Conselho, e Coudel môr nestes Reynos; soy a Carta passada em Montemôr o Novo a 22 de Mayo de 1478. Nesta fórma era attendido o Conde de Faro delRey, e tao bem quisto universalmente, que Joao Gallego, morador em Villa-Viçosa, lhe

Prova num. 12.

fez Doação de todos os seus bens, a qual ElRey confirmou a 13 de Novembro do referido anno de 1478.

Roman , Historia da te 3. cap. 3. md.

A fatal defgraça, que combateo a Serenissi-Casa de Bragança, par- ma Casa de Bragança, como dissemos em seu lugar, se communicou tambem ao Conde de Faro, incor-

Vi. cap. VII. 10m. V.

Hilloria Genealog liv. rendo na indignação del Rey D. João II. pelo que fe passou a Castella, onde os Reys Catholicos o receberao, e a seus irmãos com muita estimação, fazendolhe grandes honras. Considerava-se justamente o Conde de Faro sem crime; porém como co-

Refende, Vida del Rey D. 3040 11.cap.41. d oo metmo Rey , liv. 3-1-3-144.

L. A, cit. Manuel, Vi- nhecia o aspero genio del Rey, segurou a sua pessoa passando de Odemira a Andaluzia, cuidando,

qua

que com a ausencia se esqueceria delle: mas vendo, que contra elle se procedera na Villa de Portel, fazendo-o reo de hum crime, que nao tinha, e sabendo o que succedera ao Duque seu irmao, pre-occupado de huma vehemente paixao, acabou mais as violencias do pezar, com que via manchado o brio, e a honra, do que por essetios da queixa, que padecera naquelle mesmo anno de 1483, em que o Conde saleceo na Cidade de Sevilha. Alguns disserso, que de veneno, pelo menos assim o publicarao os inimigos del Rey, que todas aquellas mortes imputarao ao seu cuidado, ou disposição,

o que nao tinha fundamento.

Foy o Senhor Dom Affonso Conde de Faro, Odemira, e Aveiro; que o fosse desta terra, o resere a Carta, que acima deixamos copiada. Foy Senhor das terras de Riba de Vouga, e do Julgado de Eixo, Oies, Paos, Villarinho, Alcaide môr de Estremoz, e de Elvas, Senhor da Villa de Aveiro, e da dizima do pescado da mesma Villa, e da de Faro, e das pensoens dos Taballeaens de Silves, Senhor das Villas de Vimieiro, Mortagua, e outras, Fronteiro môr das suas terras, Adiantado de entre Tejo, e Guadiana, e do Reyno do Algarye, como se vê em huma Carta delRey D. Assonso V. Prova num. 14. que principia assim: Dom Affonso, v.c. A quantos esta Carta virem faço saber, que o Conde de Farao, dodemira, Senhor de Aveiro, meu muito amado sobrinho, e Adiantado por mim em esta Comarqua dantre Tejo,

Tejo, e Odiana, e Regno do Algarve, Cc. refere ElRey, que estando nos seus Reynos de Castella, por sinistras informações passara algumas Cartas, e Alvarás, em prejuizo das prerogativas do dito officio de Adiantado, no que o Conde recebera grande aggravo. Pelo que ElRey por lhe fazer merce, e nao ser sua tenção, nem a ter tido de prejudicar à authoridade do Conde, antes de lhe fazer toda a merce, como elle bem lhe merecia. revogou, e deu por nenhum vigor as ditas Cartas, e Alvarás, que em contrario havia passado em prejuizo das merces, e liberdades concedidas ao Conde. Foy esta Carta passada em Aviz a 28 de Abril do anno de 1479. Este grande posto, que no tempo dos Romanos se intitulava Præsides Provincia, e em Portugal, e Hespanha, Adiantado, achamos no ferviço dos antigos Reys com exercicio em alguns Senhores, como nos mostra o insigne Antiquario Gaspar Alvares de Lousada com duas Escritude Sonfar, 5. XIV. de ras, que esta o em Guimaraens no livro chamado D. Gomes Echiques, de D. Munia, de grande australia la livro chamado de D. Munia, de grande authoridade, huma passada a 30 de Mayo do anno de 1050, e outra no principio de Janeiro de 1052, de que se vê era Adiantado da Comarca de Entre Douro, e Minho Dom Gomes Echigues, VI. Senhor na successão da varonía da Casa de Sousa, que viveo no reynado del-Rey D. Fernando II. de Leao, o que refere Ma-

Loufada , Illustração da Funilia , e Geração m. (.

Soula Moreira, Thia- noel de Soula Moreira para mostrar tivera este grantro Gentalogico da Ca- de posto o referido Senhor. O Doutor Fr. Anto-

ni >

nio Brandao faz mençao deste posto no principio Brandao, Monarchia da nossa Monarchia, dizendo, que ao Adiantado Lujit. parte 3. cap. 12. chamavao Triumphado. Governando a Rainha D. Tareja o foy Egas Gomes, como se vê em huma Escritura, que aponta Brandao, no anno de 1071, e outra do anno de 1158, em que era Egas Moniz. O Doutor Antonio de Villasboas e Sampayo na Villasboas, Nobiliarch. sua Nobiliarchia Portugueza tratando deste posto nomea, que o tiverao no tempo antigo D. Payo Guterre da Sylva no tempo delRey Dom Affonso VI. de Leao, e Gonçalo Mendes da Maya no del-Rey D. Affonso I. de Portugal, sem produzir instrumento, e que durara pouco; mas que no reynado del Rey D. Affonso V. tornara a revivecer, o qual abolira seu silho ElRey D. Joao II. nas Cortes do anno de 1481. Não parece forao muitas as pelfoas, a quem se conferio este posto, a que era annexa a administração da Justiça, ainda que alguns entenderao ser o mesmo, que Fronteiro môr; porém enganarao-se, porque a este pertencia sómente o Militar, e ao outro o governo das Juftiças, como ao Regedor da Cafa da Supplicação, e Governador da Relação do Porto: porém parecenos, que nos Adiantados era mais ampla a jurisdicção, porque supposto tinha adjuntos, elle decidia os pleitos, e contendas com elles. Em Hespanha tambem se usou nos tempos antigos este posto com jurildicçao, e hoje se conserva em algumas Casas o titulo de Adiantados dos Reynos sugeitos aquella Monar-

Monarchia sem nenhuma jurisdicção, e tambem os houve nas Conquistas daquella Coroa. He certo, que este posto deu ElRey D. Asfonso V. ao Conde de Faro, e o tinha já exercitado seu sogro o Conde de Odemira; nao temos encontrado Documentos, de que se verifique o tivessem outros Senhores, supposto o não duvidamos, mas ao Conde D. Sancho o deu o mesmo Rey na sua menoridade, em attenção dos seus relevantes serviços: porém quando o Conde D. Sancho foy à Cidade de Loule a tomar posse, se acharao naquella Cidade as principaes pelsoas do Reyno do Algarve, e lhe impedirao exercer a jurisdicção do seu cargo, e escreverao à Rainha, e ao Infante D. Pedro, que tinhao a Regencia do Reyno, sobre esta materia; e vendo-se a resistencia, que aquelle Reyno fazia, houverao por bem suspender a dita merce, e foy o Conde D. Sancho chamado à Corte; mas passado tempo, havendo ElRey D. Affonso V. tomado o governo, a quem o mesmo Conde servio sempre com grande satisfação, lhe fez merce da Villa de Odemira com titulo de Conde della, que depois continuou em seus esclarecidos descendentes, como logo diremos, o qual continuando a feguir a sua pertenção de Adiantado do Algarve, os naturaes de novo, como já outra vez o tinhao feito. determinarao impedirlho, e escreverao a ElRey, e à Camera de Lisboa, pedindolhe favor, e ajuda para conservarem a sua liberdade. He digna de toda

da a curiofidade a Carta, que escreverao à Camera de Lisboa, pelo que se achará nas Provas. Mas ElRey sem embargo de todas as representações, e Prova num. 15. contradição dos moradores do Algarve, lhe verificou a merce de Adiantado, estando em Ceuta no anno de 1459, depois da gloriosa empreza de Alcacer Ceguer, em que o Conde havia obrado fempre no seu serviço com tanto zelo, e distinção, que se fez acredor de huma tao relevante merce, de que se lhe passou Carta, que diz assim: Dom Torre do Tombo liv. t. Affonso, C. e me praz que elle se chame Adeantado das Dextras pag. 165. do ditto Regno por honra de seu Estado, e que possa poeer huu Ouvidor, que por elle tenha carego de ouvir, e julgar quando a elle Conde proguer. Dada em O Chronif- Goes , Chron. do Prin-Evora a 12 de Março anno de 1459. ta Damiao de Goes refere, que ElRey por suas cipe D. Joan, cap. 17. Cartas patentes promettera aos moradores do Al- Pag. 68. garve, que nao ampliaria ao Conde Dom Sancho mayor poder, do que lhe tinha dado, e que por sua morte nao daria mais aquelle posto a outra alguma pessoa: pelo que se tira, que o Conde D. Sancho nao foy privado daquelle governo em fua vida, como alguns disserao, mas se intitulou sempre Adiantado do Algarve, o que se confirma com a clausula de huma Carta de Isaac Barnavel, que refere D. Nobiliario de D. Luiz Luiz Lobo, Senhor de Sarzedas, escrita ao Conde Lobo m.i. em titulo de de Faro seu genro, depois da morte do Conde D. Noronbas. Sancho, dandolhe os pezames, diz: Podeis, e deveis requerer os Adiantados, que o ditto Senhor tinha, e Tom. IX. Bb Tendo-

200

fendo-vos deñegado, naó deveis tomar por isso sadiga, nem nojo. E sem embargo do que Damiaó de Goes resere da promessa delRey, he materia, que naó padece duvida, que o Conde de Faro soy Adiantado, como mostramos nos Documentos produzidos. Dom Agostinho Manoel, que soy muy sciente da Historia, e muy instruido nas cousas pertencentes à Serenissima Casa de Bragança resere, que o Conde de Faro fora Adiantado do Algarve, e he o unico Author, que vimos fizesse menças, que o Conde de Faro exercitasse este grande posto, de que naó lhe achámos Carta; mas naó nos era necessario para se verisicar, que o logrou, e só paras sabermos quando nelle entrou, que soy depois da morte do Conde D. Sancho.

Chronica delRey Dom Joao II. cap. 3 8.

Foy o Conde de Faro dotado de excellentes virtudes, e fómente no fangue irmao do Marquez de Montemór, a quem elle reprehendeo nos feus delirios; porque na fidelidade, e prudencia nao cedeo a nenhum dos Senhores do feu tempo. ElRey D. Affonso V. o estimou, como a quem achava em toda a occasiao com valor, verdade, e amor. Assim na guerra, e na paz distinguio o seu nome, e as suas virtudes o fizerao inseparavel companheiro delRey, sendolhe tao grato na prospera, como adversa fortuna, como se vio nas expedições de Africa, e Castella, na peregrinação de França, e na que intentou a Jerusalem, sendo o primeiro dos cinco elegidos para esta jornada. Com a morte daquelle

quelle Rey acabou não fó o valimento do Conde de Faro, mas os proprios merecimentos; porque as fuas virtudes nao tiverao estimação no reynado de seu filho ElRey D. Joao II. porque a sua severidade tomou por motivo a grandeza da Casa de Bragança; e não fó esta, mas os filhos, e alliados lhe erao pezados, e moleltos: pelo que naquella tormenta alcançou tao grande parte ao Conde de Faro, a quem as suas virtudes promettiao bem diversa Assim passou a Castella por se nao dar por feguro pelas culpas, que haviao fido causa da fatal desgraça do Duque seu irmao. He certo, que contra elle nao houve nunca nenhumas, como o mesmo Rev consessou, pelo que o mandou chamar algumas vezes; mas D. Affonso brioso, e sentido, nao quiz voltar ao Reyno, e ficou no de Castella, onde os Reys Catholicos D. Fernando. e D. Isabel lhe derao todo o tratamento, que se devia à sua grande pessoa, e ao estreito parentesco. que com elles tinha; e este foy o motivo, porque ElRey D. Joao lhe mandou confiscar os seus Estados, que depois restituio à Condessa sua mulher no anno de 1488. Viveo algum tempo em Sevilha, aonde jaz no Convento de Santa Paula de Religiofos de S. Jeronymo na Capella môr, que o Condestavel seu irmao fundara. Casou no anno de 1465 com a Condessa D. Maria de Noronha, a quem ElRey Dom Affonso V. fez merce de mil e setecentas Coroas de tença por Car-Tom.IX. Bb ii

ta feita em Estremoz a 5 de Janeiro de 1476, como se vê no Livro III. dos Mysticos, pag. 160, que se guarda na Torre do Tombo, a qual depois ElRey D. Manoel lha consirmou. Era silha herdeira de D. Sancho de Noronha, I. Conde de Odemira, Adiantado do Reyno do Algarve, do Conselho delRey, Governador, e Capitas General de Ceuta, como se vê de huma Carta delRey Dom Assonso V. passada a 31 de Mayo de 1451, a qual

Torre do Tombo liv. 3. dos Mytticos, pag. 167.

principia assim: Dom Affonso ec. a quantos esta Carta virem fazemos saber, que nos confiando da bondade , e discripçom , e grande lealdade do Comde Dodemira, meu muito amado primo, que farà bem, e direitamente, e como compre nosso servisco, de nosso moto proprio, livre vomtade, poder absolluto. Tecmos por bem, e damoslhe autoridade, e comprido poder, que daqui endiante em quanto nossa merce for, suas Cartas finadas per elle, e feelladas de feu feello a qualquer pessoa, ou pessoas, que lhe aprouguer todas as Casas, terras, e heranças da nossa Cidade de Cepta, e Comarqua darredor della, que ataa feytura da presente dadas nom sam per nossas Cartas, ou dos Condes, Dom Pedro, Dom Fernamdo, e do Comde dar. rayollos, que da ditta Cidade forao Capitaens, &c. Dada em Almeyrim postemeyro de Mayo Martim Alvers a fez anno de Nosso Senhor Jesu Christo de 1451. Nella lhe concede licença para poder dar as casas, terras, e heranças naquella Praça. Esta Carta encontra a que apontámos fora fei-

ta a D. Fernando Coutinho, Marichal do Reyno, passada no mesmo anno a 4 de Junho, de que sizemos mençao no Livro VI. Cap. III. pag. 142 do Tomo V. e como hum, e outro Documento sao legaes, devemos suppor, que foy interino o governo do Marichal, ou se mudou por algum incidente; porque o Conde D. Sancho passou a Ceuta, e he sem duvida, que no anno de 1452 estava naquella Praça, quando o Infante D. Fernando fahio Hiffor. Genealogica da Cafa Real Portug. Liv. de Evora, e passando ao Algarve embarcou para ill. Cap. VIII. p. 504 Africa, aonde o Conde D. Sancho fe achava go- do Tom. IL vernando Ceuta, como já deixamos escrito. tambem Senhor de Portalegre, e seu Castello, (por merce feita em Lisboa a 21 de Novembro de 1448. que está no dito livro da Torre do Tombo ) Se-Livro 3. dos Mysticos, nhor de Vimieiro, Aveiro, Mortagua, e de ou- pag. 168. tras terras. Alcaide môr de Elvas, de Estremoz, e Commendador môr na Ordem de Santiago; e da Condessa Dona Mecia de Sousa, IV. Senhora de Mortagua, filha herdeira de Gonçalo Eannes de Sousa, III. Senhor de Mortagua. De sorte, que por nascimento era a Condessa D. Maria de Noronha huma das mais esclarecidas Damas, que houve no seu tempo, pelo parentesco, em que estava com os Reys de Portugal, e Castella, porque o Conde D. Sancho era filho do Senhor D. Affonso, Conde de Gijon, e Noronha, filho delRey Dom Henrique II. de Castella, e sua may foy a Senhora D. Isabel, filha delRey D. Fernando de Portugal: de

de sorte, que estas linhas sempre estimaveis, entas o eras ainda muito mais pelos graos de consanguinidade, em que se achavas os silhos do Conde de Gijon com os Reys. A Condessa D. Mecia de Sousa era descendente da antiquissima Casa, que lhe deu o appellido, que acabando-selhe a varonía, veyo a conseguir a Real Portugueza, deduzindo-se del Rey D. Assonso III. de quem era bisneto Martim Assonso de Sousa, terceiro do nome, II. Senhor de Mortagua, pay de Gonçalo Eannes de Sousa, que o soy da Condessa D. Mecia, como se ve na sua Arvore. Desta esclarecida unias nasceras os silhos seguintes:

13 D. SANCHO DE NORONHA, III. Conde de

Odemira, como se verá no Capitulo V.

D. FRANCISCO DE FARO, Capitulo III.
D. FRADIQUE DE PORTUGAL, Arcebif-

po de Caragoça, como fe verá no Capitulo II.

13 D. FERNANDO DE FARO, Senhor de Vi-

mieiro. Parte IV.

13 D. ANTONIO DE NORONHA, de quem nao temos mais noticia, que haver seguido a vida Ecclesiastica, e que soy Clerigo.

13 D. GUIOMAR DE PORTUGAL, Duqueza

de Segorbe, no Capitulo IV.

13 D. Mecia Manoel, que foy em Castella Dama da Rainha D. Isabel a Catholica, sua prima segunda. Casou com D. Joao de Lacerda, II. Duque de Medina Celi, Conde del Puerto de San-

ta Maria, Senhor de Cogulhudo, &c. e foy sua primeira mulher, de quem ficando o Duque viuvo com a seguinte successão, se casou segunda vez com D. Maria da Sylva, filha de Dom Joaó da Sylva, III. Conde de Cistuentes, Alferes mor de Castella, de quem teve entre outros filhos a D. Joaó de Lacerda, que veyo a ser IV. Duque de Medina Celi, e casou com D. Joanna Manoel, que era sobrinha da Condessa Dona Mecia, como diremos adiante. Deste primeiro matrimonio teve o Duque dous silhos.

- 14 D. Luiz de Lacerda, I. Marquez de Cogulhudo, titulo, que lhe deu o Emperador Carlos V. por primogenito da Cafa de Medina Celi no anno de 1535. Casou com Dona Anna de Mendoça, filha de D. Diogo Furtado de Mendoça, III. Duque do Infantado, e da Duqueza D. Maria Pimentel, e morreo o Marquez em vida do Duque seu pay sem successão.
- 14 D. Gastaó de Lacerda, fegundo na ordem do nascimento, e soy III. Duque de Medina Celi, II. Marquez de Cogulhudo, e Conde del Puerto de Santa Maria, &c. havia sido Frade da Ordem de S. Jeronymo, e depois Cavalleiro da Ordem de S. Joaó de Malta, e morreo sem casar, nem deixar successaó; pelo que lhe veyo a succeder na Cesta seu meyo irmao Dom Joaó de Lacerda, IV.

Duque de Medina Celi, e da sua posteridade trataremos adiante, por casar com D. Joanna Manoel, filha do III. Conde de Odemira.

13 D. CATHARINA HENRIQUES, foy Religiosa no Real Mosteiro de Odivellas da Ordem de Cister.

A Con-

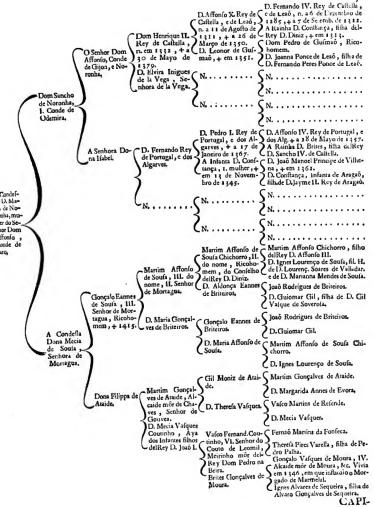

#### CAPITULO II.

De Dom Fradique de Portugal , Arcebispo de Cyaragoça.

13 E Ntre os Prelados, que occuparao a Cadeira da Metropolitana Igreja de Garagoça, foy D. Fradique de Portugal hum dos que mais illustrarao esta Igreja, nao so pelo seu alto nascimento, mas pelas virtudes, com que a regeo, de forte, que fez recomendavel aos feculos futuros o seu nome; soy filho terceiro dos Condes de Faro D. Affonso, e D. Maria de Noronha. que lhe precederao no nascimento seus irmãos, segundo a ordem da Historia, devemos primeiro tratar deste insigne Prelado. Sendo destinado para a vida Ecclesiastica, a abraçou de sorte, que póde servir de exemplar aos grandes Senhores, que a seguirem; e como esta deve ser ornada de sciencia. estudou em Salamanca com tao felices progressos, que se habilitou para grandes empregos. aos Reys Catholicos D. Fernando, e D. Isabel, que o estimarao muito, cuidando sempre nos seus augmentos: a primeira D'gnidade, que teve, foy a de Bispo da Cidade de Calahorra, huma das illustres de Hespanha, situada entre os confins de Aragao, e Navarra, e se achou na occasiao, que a Cc Rai-Tom.IX.

de Caftella , tom. 5. 1.

fendo hum dos Senhores, que forao nelle teste. Desta Igreja foy promovido à de Segovia, e he bem de admirar, que tratando o Mes-Avila, Theat. das Igr. tre Gil Goncalves de Avila destas Diocesis no seu Theatro Ecclesiastico das Igrejas das duas Castellas, he tao succintamente, que em nenhuma das duas aponta o anno, em que nellas entrou o Bispo D. Fradique, e segundo o que escreve de seu predecessor falecer a 30 de Janeiro de 1507 entendemos, que nelle entraria este Prelado a reger esta Igreja de Segovia, da qual foy promovido à de Siguença, de que tomou posse a 12 de Março do anno de 1512, de que se vê os poucos annos, que residio nas Diocesis precedentes. Estando nesta Igreja recebeo, por mandado delRey Catholico, no Porto del Pasaje ao Marquez Onse, de nação Inglez, que vinha com cinco mil Archeiros em foccorro del Rey Catholico contra Navarra, e o Bispo o hospedou com magnificencia, fazendo huma grande despeza com toda a sua gente. Depois acompanhou à Rainha Germana de Foix no anno de 1516 quando foy de Lerida a Madrigalejos a ver a ElRey seu esposo, que se achava com a grave doença, de que faleceo; e foy o Bispo testemunha do seu Testamento, e tambem hum dos da Junta, que entao fe fez para se avisar da morte delRey ao Deao de Lovaina. Neste mesmo anno se achou o Bispo D. Fradique na Junta, que se fez em Madrid .

drid, em que se determinou, que o Principe Dom Carlos se intitulasse Rey, que soy o primeiro do nome daquella Monarchia. Depois no anno de 1522, em que foy eleito Papa Adriano VI. que se achava fóra de Roma em Hespanha, o Bispo D. Fradique foy dos primeiros Prelados, que o felicitarao da fua exaltação ao Summo Pontificado. Desta Cathedral passou para a Metropolitana Igreja de Caragoça, de que tomou posse a 12 de Abril do anno de 1532, e nella celebrou Synodo no primeiro de Julho de 1533. Achou-se nas Cortes de Monçao, e o seu grande talento o inculcava sempre para ser ouvido nos mayores negocios, porque os Reys, com quem concorreo, o estimarao muito. O Emperador Carlos V. que o nomeou Arcebifoo de Caragoça, lhe conferio o grande lugar de Vice-Rey de Catalunha, em que mostrou prudencia, Religiao, e equidade, porque em todas as suas acções mostrou este insigne Prelado o Real sangue, Entreteve correspondencia de que se animava. com os eruditos, como se vê em huma Carta de Lucio Marineo Siculo para este Arcebispo, em Marineo Siculo Eb. 13. que responde à pergunta, que lhe fizera, de como inadolis em 1514. se dizia na lingua Latina a palavra Tapeçaria, e a origem deste adorno. A' qual Marineo respondeo, dizendo, que os Poetas lhe chamavao Auliea, por haver sido ElRey Atalo, que o fora na Asia, o primeiro, que usara daquelle adorno nas casas do seu Real Palacio, que em Latim se dizia Aula. Effa Cc ii Tom.IX.

Esta correspondencia he hum testemunho da sua erudição, como o he do seu generoso animo o Morgado, que instituio em Portugal na pessoa de seu sobiinho Dom Francisco de Faro, Senhor de Vimieiro, e da sua piedade o será eternamente a sumptuosa obra da Capella, que edificou na Igreja de Siguença, e dedicou à Inclyta Virgem, e Martyr Santa Liberata, nossa Portugueza, para onde havendo paffado dous feculos, trasladou o fagrado Corpo desta esclarecida Martyr no dia 15 de Julho de 1537, como refere o Officio da Trasladação da Santa, que neste dia se celebra na Igreja de Siguença, onde nas Lições se diz : Deinde Illustris Federicus à Portugallia sub hujus Virginis nomine Regale facellum conftruxit, ubi S. Corpus XV. Julii, anno Domini M. D. XXXVII. honorifice in Arca argentea, lapidea introclusa miraculis editis translatum est. Desta Trasladação fazemos menção no Agiologio Lufitano no referido dia. Nesta Capella se mandou sepultar. Faleceo a 6 de Janeiro de 1539, e nella jaz na fórma do seu Testamento, a qual ornou, e dotou largamente, deixando hum Capellao perpetuo, que pela fua boa memoria diz todos os dias Missa no Altar da Santa: e em hum nicho da mesma Capella se vê huma sepultura de alabastro com huma Estatua sua ao natural, revestida em Pontifical com Ministros, primorosamente lavrada, com o seguinte Epitafio:

Hoc

Hoc Tegitur lapide Illustrissimus Dominus Federicus à Portugal, Hujus Alma Ecclesia Praful. Potentiffimorum Principum Ferdinandi, & Elisabetha, Castella, & Legionis, & Aragonia, & utriusque Sicilia Regum Invictissimorum servus & Fadura.

#### CAPITULO

De Dom Francisco de Faro.

13 E Ntre os filhos, que nascerao do esclare-cido thalamo do Conde de Faro Dom Affonso, e da Condessa D. Maria de Noronha, foy o segundo Dom Francisco de Faro, que sicou em Castella, e viveo na Villa de Chelles. Casou com Dona Leonor Manoel, filha de Dom Diogo Ma- Imhof, Stemmatis Denoel, II. Senhor de Chelles, (descendente por va- fideriani stirpi Emma-nuel, ad Tab. XXIV. ronía do Infante Dom Manoel, filho de S. Fernando III. Rey de Castella) e de Dona Mayor da Sylva, filha de Vasco Fernandes da Sylva, Senhor Sehzer, Hist. dela Cade de S. Fagundo, e pelo seu casamento de la Higue- 5. cap. de Cara de Vargas; e de sua mulher D. Mecia de Var- Hist. Geneslog, de Cafa Real, tom.; livegas, V. Senhora proprietaria da Villa de la Higue- 126.42. ra de Vargas, e deste matrimonio soy unica

DONA

DONA MARIA MANOEL DE NORONHA. que casou com D. Diogo de Mello, Estribeiro môr da Emperatriz D. Isabel, quando passou deste Reyno para o de Castella, casada com o Emperador Carlos V. e filho herdeiro de Gomes de Figueiredo, Commendador de Hortalagoa na Ordem de Santiago, Provedor de Evora, Camereiro del Rey D. Affonso V. seu Armador môr, do seu Conselho, e algum tempo Védor da Casa do Principe D. Affonso seu neto, e de D. Leonor de Mello, filha de Joao Affonso de Aguiar, Provedor de Evora: depois de viuva D. Maria Manoel, foy Camereira môr da Infanta D. Isabel sua prima segunda, mulher do Infante D. Duarte: e deste matrimonio tiverao entre outros filhos, que nao tiverao successao, os seguintes:

Marquezes de Navar-

\* 15 D. Gomes de Mello.

\* 15 D. Antonio de Mello, adiante.

15 Dona Leonor Manoel, foy Dama da Princeza D. Joanna, mulher do Principe D. Joao, com a qual foy para Castella, e lá casou no anno de 1558 com D. Pedro Luiz Galceran de Borja, I. Marquez de Navarrés no Reyno de Valença, XIV. e ultimo Mestre da Ordem de Monteza, Governador de Oraó, e Vice-Rey de Cataluoha, filho terceiro de D. Joaó de Borja, III. Duque de Gandia, e da Duqueza D. Francisca de Castro e Pinos sua segunda mulher. Dona Leonor Manoel, depois de viuva, foy Camereira môr da dita Prin-

ceza,

ceza, como escreve o Douto Salazar. Morrec no anno de 1586 havendo tido o filho seguinte:

- 16 D. Joad de Borja Manoel, filho unico, e successor da Casa de seu pay, foy II.
  Marquez de Navarrés, Commendador môr de
  Monteza; morreo moço a 29 de Setembro
  de 1588. Casou com D. Anna de Diestristain,
  de quem teve tres silhos, que morrera de
  curta idade, e succedeo na sua Casa seu primo com irmas D. Joseph de Proxita e Borja,
  VII. Conde de Almenara, que soy III. Marquez de Navarrés.
- 15 Dona Isabel Manoel, casou com Ruy Barreto, Commendador de Azambuja na Ordem de Christo, e nao tiverao filhos.
  - \* 15 D. Diogo DE MELLO, adiante.
- \* 15 D. Luiz de Noronha, de quem faremos depois mençao.
- 15 N. N. . . . . . . que fora Freiras em Xeres de la Frontera.
- \* 15 DOM GOMES DE MELLO, foy Copeiro Alcaides mores de Lamôr do Infante D. Duarte, Alcaide môr de Lamego, Senhor do Morgado da Ribeirinha na Ilha
  de S. Miguel. Casou com D. Mecia Pereira, filha
  de Antao Rodrigues da Camera, Senhor, e instituidor do Morgado da Ribeirinha na Ilha de S.
  Miguel, e de D. Catharina da Cunha, filha de Alvaro Ferreira, Senhor da Casa de Cavalleiros, e
  elle filho bastardo de Ruy Gonçalves da Camera,
  Capitao

lhos, que morrerao sem successão,

c pag. 203.

em Maria Rodrigues, mulher folteira, como confta da Carta de legitimação, que lhe passou ElRey Torre do Tomb liv. D. Manoel, que se conserva na Torre do Tombo. das Legitim, pag. 198. feita no anno de 1496, e está nos livros da Leitura nova, onde a vi ; e no mesmo livro se acha tambem legitimado seu irmao Pedro Rodrigues da Camera no anno de 1510, dandolhe a mesma Maria Rodrigues por may. O Doutor Gaspar Fructuofo no seu livro dos Descobrimentos das Ilhas, diz fer esta mulher nobre, e da familia dos Albernozes. Deste matrimonio nascerao entre outros si-

Capitao Donatario da Ilha de S. Miguel, havido

16 Dom Diogo de Mello, morreo moço fem estado.

16 D. RODRIGO DE MELLO, fuccedeo na Casa, e foy Alcaide môr de Lamego, Commendador de S. Miguel da Coxa na Ordem de Christo, fervio ao Senhor D. Duarte, filho do Infante Dom Duarte, e morreo na batalha de Alcacer no anno de 1578. Casou com Dona Antonia de Vilhena, Dama da Infanta D. Maria, filha de Pedro de Tovar, e de sua mulher D. Brites de Miranda, filha de Heitor de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira, e tiverao a D. Gomes de Mello, e D. Maria, que morrerao de tenra idade; e ficando sua may viuva, casou com D. Diogo Carcamo, Copeiro môr do Senhor D. Duarte.

16 D. MANOEL DE NORONHA, Commendador

dador na Ordem de Christo, que morreo na batalha de Alcacer no anno de 1578, sem ter sido casado, nem deixar successão.

\* 16 DOM FRANCISCO MANOEL DE MELLO,

com quem se continúa.

16 D. MARIA MANOEL, Dama da Princeza D. Joanna, com quem foy para Castella, e naquella Corte foy Aya da Infanta D. Isabel Clara Eugenia, e de seu irmas o Principe Dom Filippe, depois Rey III. do nome, e Dona de Honor, sem nunca querer casar.

\* 16 D. CATHARINA DE NORONHA, mulher de Simaő de Sousa de Vasconcellos, Alcaide môr de Pombal, como adiante se duá no 2. I.

16 D. LEONOR DE NORONHA, Freira em Cellas de Coimbra, da Ordem de S. Bernardo.

- 16 D. Anna DE Noronha, que casou com Ruy Mendes de Vasconcellos Casco, Senhor do Morgado de Machede, e tiveras entre outros filhos a
  - 17 D. DIOGO DE VASCONCELLOS, foy Senhor do Morgado de Machede, e casou em Granada com D. Francisca Jacintha de . . . e ficando viuvo desta mulher, casou segunda vez com D. Brites de Lemos, filha de Inofre de Lemos, e de D. Luiza Moniz, e naó tiveras successos.
  - 17 D. AGOSTINHO MANOEL DE VASCON-CELLOS, foy Cavalleiro da Ordem de Christo. Tom.IX. Dd Nas-

Nasceo no anno de 1583, e estudou na Universidade de Coimbra nos seus primeiros annos com grande aproveitamento, de forte, que depois succedendo na Casa a seu irmao. e no Morgado de Machede, nao largou a applicação; já fizemos menção delle no Apparato desta Obra entre os Genealogicos. Teve grande discrição, como testemunhão as fuas Obras, que correm com universal estimação, fendo entre ellas a Vida de D. Duarte de Menezes, III. Conde de Vianna, impressa no anno de 1627, e a delRey D. Joao II. impressa em 1639, elegantemente escrita; porque teve admiravel talento, e hum profundo juizo, ornado de larga erudição. grande servidor do Duque de Bragança Dom Theodosio II. que sez delle muita estimação, e na mesma fórma seu filho, e sendo tao addicto daquella Serenissima Casa, que venerava, como testemunhao os seus Escritos; depois da exaltação ao Throno, sem que se pudesse penetrar a idéa, que o levou a ser parte na conjuração do Marquez de Villa-Real, e sendo convencido do crime de lesa Magestade, foy degollado com elle no dia 29 de Agosto de 1641, contando cincoenta e oito annos: havia casado duas vezes, a primeira com D. Margarida de Mendoça, filha de Conflantino de Sa, e de D. Luiza da Sylva; e a segunda com

com D. Margarida de Albuquerque, filha de Diogo de Saldanha, e de D. Anna Lobo, e de nenhum destes matrimonios teve successão.

- 17 D. MARIA MANOEL, casou em Castella com D. Pedro Ponce de Leon, ultimo Conde de Bailen, tambem sem deixar successão.
- \* 16 DOM FRANCISCO MANOEL DE MELLO, que foy filho quarto, passou a servir à India, de donde veyo a succeder na Casa a seu irmao, e soy Alcaide môr de Lamego, e Senhor do Morgado de Ribeirinha na Ilha de S. Miguel, em que succedeo, por morrer sem successão legitima, seu tio Ruy Pereira da Camera. Casou com D. Ursula da Sylva, silha de Francisco Carneiro, Commendador de Santa Maria de Lamorosa na Ordem de Christo, e de D. Luiza da Sylva, e tiverao os filhos seguintes.
  - \* 17 D. Luiz DE MELLO.

17 DOM GOMES DE MELLO.

- 17 D. MAGDALENA DE FARO, que casou em Santarem com Luiz de Macedo, e depois com Jeronymo Ximenes de Aragas, e de nenhum teve successão.
  - 17 D. FRANCISCA, que faleceo sem estado.

17 D. Lourenço Manoel, illegitimo, Re-

ligiolo da Companhia de Jesus.

feu pay. Casou com D. Maria de Toledo de Maquellos, filha de Bernardo Carrilho de Maquellos, Tom.IX. Daii GenGentilhomem da Boca do Archiduque Alberto; Alcaide môr de Alcalá da Henares, e de D. Ifabel Correa de Leaő, e elle filho de Alvaro de Maguellos Carrilho, Reposteiro mór dos Reys Catholicos, e tiveraő a

\* 18 D. FRANCISCO MANOEL DE MELLO.

18 D. Isabel Manoel, morreo moça, sem tomar estado.

Dom Francisco Manoel de Mello, succedeo a seu avô no Morgado da Ribeirinha, soy Commendador de Santa Maria do Hospital, e de S. Simao de Vianna na Ordem de Christo, servio nas Armadas, e se achou na em que se perdeo o General D. Manoel de Menezes no anno de 1627, como elle mesmo refere na Epanaphora Tragica; passou a Flandes com hum Terco de Infantaria, e se achava em Catalunha, quando foy a venturosa Acclamação do Senhor Rey D. João IV. e depois se passou a Portugal, onde experimentou as inconstancias da fortuna, que a fua constancia tolerou como Varao admiravel, e de tao grande entendimento, cultivado na applicação das boas letras, como o testificao as suas Obras, que correm impressas, e manuscritas, com geral estimação dos erudîtos. Morreo sem casar no anno de 1667, teve natural a D. Jorge Manoel de Mello, que fendo Capitao de Cavallos em Flandes, foy morto na batalha de Senef no anno de 1674.

\* 17 D. Gomes de Mello, que foy segundo filho

filho de D. Francisco Manoel, e de sua mulher D. Ursula da Sylva, foy Alcaide môr de Lamego, Commendador das Commendas de Mogadouro, e S. Pedro da Veiga de Lila na Ordem de Christo, de que lhe sez merce o Serenissimo Duque de Bragança D. Joao I. a quem servio. Casou com D. Marinha de Portugal, filha herdeira de Nuno Cardoso Homem de Vasconcellos, Senhor do Morgado de Taipa, e dos Reguengos do Folhadal, e Paramos, Capitao môr de Lamego, e de D. Anna de Alvim, filha de Salvador Drago Portugal, e de D. Filippa de Alvim, e tiverao estes filhos:

18 D. FRANCISCO DE MELLO, que succedeo na Casa, e Morgado da Ribeirinha, e foy Alcaide mòr de Lamego, Commendador das Commendas de S. Pedro da Veiga de Lila, S. Miguel de Linhares, Santa Maria da Torre, e de Eita, e de S. Martinho de Ranhados, todas na Ordem de Christo, Trinchante da Casa Real, o qual officio vendeo a D. Antonio Alvares da Cunha. panhou a Inglaterra a Rainha D. Catharina, (mulher del Rey Carlos II.) e ficou no seu serviço naquelle Reyno, aonde foy seu Camereiro môr, sendolhe muy aceico, e Embaixador de Portugal na dita Corte, e tambem o foy na de Hollanda, e nomeado para o ser como Plenipotenciario medianei-Nao casou, e morreo em ro na Paz de Nimega. Londres, sem deixar successão, no anno de 1678.

\* 18. D. JERONYMO MANOEL DE MELLO.

18 D. MARIA DE PORTUGAL, foy Dama da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao, e de sua filha a Rainha da Grãa Bretanha, com quem passou a Inglaterra, dando-selhe o titulo de Condessa de Penalva, por acompanhar, e servir a mesma Rainha, a quem assistio, e servio até o anno de 1681, em que morreo sem tomar estado, deixando por seu herdeiro a seu sobrinho D. Francisco Manoel de Mello.

\* 18 Dom Jeronymo Manoel de Mello, passou à India, onde servio com grande reputação, e foy General da Armada de alto bordo, no qual posto morreo. Não casou, e teve natural em Maria de Sequeira, natural de Tanâ, filha de Francisco de Sequeira, natural da mesma Fortaleza, ou de Baçaim, e de Maria Pereira, natural de Tanâ, o que consta legalmente da habilitação para o Habito de seu filho.

que fuccedeo na Casa de seus avós, e no Morgado da Ribeirinha, nasceo na India, de donde soy chamado por seu tio Dom Francisco de Mello, e pela Condessa de Penalva sua para seu herdeiro. Foy Alcaide môr de Lamego, Commendador de S. Martinho de Ranhados na Ordem de Christo, Donatario dos Reguengos de Folhadal, e Paramos, na Comarca de Viseu, Senhor do Morgado da Ribeirinha na Ilha de S. Miguel, servio na paz nas Armadas, e soy Capitas de Mar, e Guerra das naos da

da Coroa, Mestre de Campo da Infantaria, posto com que servio na guerra do anno de 1704, e ultimamente com o de General de Batalha. Foy na conversação galante, e discreto, inclinado à Poessia, e a sua Musa huma das mais excellentes das Academias do seu tempo. Morreo a 13 de Março de 1719, nao casou, e teve natural em D. Apollonia de Miranda, filha de Pascoal Gomes de Faro, e de Catharina de Miranda, os filhos seguintes:

20 D. PEDRO MANOEL DE MELLO.
20 D. JOSEPH DE MELLO, que passou à India, onde soy Tenente General da Artilharia, e
Fortalezas do Norte, em tempo do Vice-Rey Francisco Joseph de Sampayo.

20 D. LEONOR THOMASIA DE PORTUGAL, Freira no Real Mosteiro de Odivellas, havida em

outra mãy.

20 D. Pedro Manoel de Mello, succedeo na Casa de seu pay, que o legitimou por El-Rey para seu herdeiro, e assim he Administrador dos Morgados da Ribeirinha na Ilha de S. Miguel, e do de Zambugallinho em Evora, e no de Cabeda em Villa-Real, e Padroeiro da Capella de Santo Antonio (a que chamaso o Rico) na Igreja do Mosteiro de Jesu da Terceira Ordem de S. Francisco, e Cavalleiro Militar da Ordem de Christo. Casou com D. Anna Victoria de Castro, silha de Julio de Mello de Castro, e de D. Barbara Joses de Braganga Corte-Real, sua mulher.

# 6. I.

Condes de Castello-Michbar.

D. CATHARINA DE NORONHA, filha fegunda de D. Gomes de Mello, e de sua mulher D. Mecia Pereira. Casou com Simao de Sousa Ribeiro e Vasconcellos, Alcaide môr, e Commendador de Pombal na Ordem de Christo, e Senhor da Mouta Santa, &c. achou-se na batalha de Alcacer, onde recebeo duas feridas na cara, e morreo

Africa.

Vajconcellos.

Mendoca, Jornada de Cativo, como refere Jeronymo de Mendoca na Jornada de Africa, o qual era quinto neto por varonía Salizado, Familia de de Ruy Mendes de Vasconcellos, descendente da illustrissima familia de Vasconcellos, huma das mais esclarecidas, e antigas de Hespanha, que com diversos appellidos se conserva ainda hoje em grandes Casas. Foy Ruy Mendes aquelle insigne Cavalleiro, valido del Rey D. Joao I. tao valeroso na guerra, como se vê na Chronica do dito Rey, que tanto o estimava, como affirma a demonstraçao publica, com que ElRey, para lhe facilitar o remedio, que elle repugnava tomar estando ferido de huma setta hervada, o tomou primeiro; e nao pode o exemplo, nem a lifonja, vencer a este Fidalgo, nem reduzillo a usar delle, querendo antes morrer com nota de pouco fino a huma tao fingular demonstração do amor delRey, a que elle tao fielmente havia fervido na guerra, expondo a fua vida em todas as occasioens de perigo. Deste matrimo-

trimonio de D. Catharina de Noronha nascerao entre outros filhos, de que nao ficou descendencia, os dous feguintes :

\* 17 Luiz de Sousa Ribeiro de Vascon-

CELLOS . adiante.

- \* 17 D. MECIA DE NORONHA, casou com D. Francisco Pereira, filho de D. Joao Pereira, Commendador do Pinheiro, e de D. Guiomar de Caítro, filha de D. Pedro de Noronha, Senhor de Villa-Verde, e de Dona Anna de Castro sua primeira mulher, e neto de D. Francisco Pereira, Commendador do Pinheiro, e Embaixador del Rey D. Sebastiao à Corte de Madrid, onde residia no anno de 1564; a qual D. Mecia ficando viuva tomou o habito de Carmelita Descalça no Mosteiro de Santo Alberto de Lisboa, e de seu marido teve os silhos feguintes:
  - 18 DOM JOAO PEREIRA, que foy Clerigo. Prior da Igreja de S. Nicolao de Lisboa, e Deputado do Santo Officio.

18 Fr. Sebastiao, Religioso dos Eremitas de Santo Agostinho.

- 18 D. Maria, Freira em Santa Martha de Lisboa.
- D. GUIOMAR, E D. FRANCISCA, que falecerao sem estado.
- 18 D. CATHARINA DE NORONHA, que cafou com Christovao Soares, Secretario de Estado, Commendador de S. Cosme, e Damiao Tom.IX. Ee

de Azere, e de S. Pedro de Merlim na Ordem de Christo, e tiverao duas filhas.

9 D. MARIANNA DE NORONHA, que succedeo na Casa de seu pay, e casou com D. Fernando Telles de Faro, Senhor de Lamorosa, &c. a quem por este casamento se deras as Commendas, que foras de seu sogro, com successão, como diremos em outra parte.

19 D. Maria de Noronha, que foy a fegunda filha, cafou com Ruy de Figueiredo de Alarcao, Senhor do Morgado de Ota, e Commendador de S. Salvador de Castellaos, e de Santiago de Bésteiros na Ordem de Christo, Governador das Armas da Provincia de Traz os Montes, e foy sua primeira mulher, de quem nao teve filhos.

\* 17 Luiz de Sousa Ribeiro de Vasconcellos, foy Alcaide môr, e Commendador do Pombal, Senhor de Mouta Santa. Casou com D. Maria de Moura e Tavora, Dama da Rainha D. Margarida de Austria, filha de Fernas Rodrigues de Almada, Provedor da Casa da India, do Conselho del Rey, filho de Ruy Fernandes de Almada, Fidalgo da Casa del Rey Dom Joao III. e do seu Conselho, que o servio em Flandes, sendo superintendente das dependencias, que naquelles Estados tinha o dito Rey, a que entas chamavas Feitor; lugar de tanta estimação, que voltando ao Reyno, se deu El Rey por tas bem servido, que o man-

mandou a França por seu Embaixador. Nao casou, e de huma Flamenga, chamada Filippa del
Canet, silha de Claudio, ou Jaquez del Canet, natural de Bezançon, e de N. . . . . de Belsort, natural de Lucemburgo, teve além de duas silhas, de
quem ha illustre descendencia, ao dito Fernao Rodrigues de Almada, que casou com D. Isabel de
Moura, irmãa inteira de D. Christovao de Moura,
I. Marquez de Castello-Rodrigo, valido del Rey
D. Filippe II. Deste matrimonio nascerao entre
muitos silhos, que nao sabemos, os seguintes:

18 FRANCISCO DE VASCONCELLOS E SOUSA, que foy Alcaide môr do Pombal, Senhor da Mouta Santa, e nomeado por Ruy Mendes de Vasconcellos I. Conde de Castello-Melhor, seu parente, para casar com sua neta D. Marianna de Lencastre e Vasconcellos, e lhe succeder na Casa, e titulo, conforme a merce, que tinha para a poder nomear; porém morreo antes, que o casamento se effeituas se.

\* 18 JOAO RODRIGUES DE VASCONCELLOS.

18 FR. PEDRO DE SOUSA, Monge de S. Bento, e Geral da sua Religiao, Confessor del Rey D. Assonso VI. Bispo eleito de Angra, que saleceo em 1668.

18 NICOLAO DE SOUSA, que morreo fervindo na guerra.

18 Rodrigo de Sousa, foy Frade Trino.

Tom.IX. Ee ii Ber-

Bernardo, D. Abbade Geral da fua Religiao, Efmoler môr, do Confelho delRey, Governador do Arcebispado de Evora, eleito Bispo do Porto.

18 FERNAO DE Sousa, morreo servindo na

India, sem geração.

18 D. ISABEL DE MOURA, casou em Elvas com Joao de Brito Coutinho, Cavalleiro da Ordem de Christo, filho de Diogo de Brito do Rio, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua segunda mulher D. Joanna Coutinho, filha de D. Jeronymo Lobo, Trinchante delRey D. Sebastiao, Commendador na Ordem de Christo, de quem nasceo

19 Diogo de Brito Coutinho Lobo de Sousa, que fervio na guerra da Acclamação, e foy Mestre de Campo de Infantaria na Provincia do Minho, e na de Traz os Montes, Mestre de Campo General, soy Trinchante del Rey D. Joao IV. Casou com D. Anna de Sousa de Lima, filha herdeira de Fradique Lopes de Sousa, Senhor da Quinta de Linhares nas terras de Regalados na Provincia do Minho, e de D. Filippa de Lima, filha de D. Manoel de Lima, e tiverao

19 D. ISABEL DE SOUSA COUTINHO, que foy fua herdeira, e mulher de Manoel de Vasconcellos e Sousa, primo com irmao de seu pay, como adiante se dirá.

\* 18 JOAO RODRIGUES DE VASCONCELLOS E Sousa, naíceo no anno de 1593, e por morte de feu

seu irmao succedeo na Casa, e na pertenção de cafar com a Condessa de Castello-Melhor, em virtude da claufula testamentaria do I. Conde de Castello-Melhor: pelo que a demandou para casar com ella, como irmao, e successor de Francisco de Vasconcellos, e finalmente o conseguio; e assim fuccedeo na Casa de seu pay, que soy o silho quinto na ordem do nascimento, e na do Conde Ruy Mendes de Vasconcellos seu parente, e soy II. Conde de Castello-Melhor, Senhor de Valhelhas, Almendra, e Mouta Santa, Alcaide môr, e Commendador de Pombal, Alcaide môr de Penamacor, Governador das Armas da Provincia de Entre Douro, e Minho, e de Alentejo, do Conselho de Guerra. Achava-se em Indias quando foy a feliz Acclamação del Rey D. João, onde emprendeo huma empreza, que ainda nao confeguida, ferá eternamente gloriosa para o Conde, em que mostrou igual constancia na adversidade, que valor na empreza. Intentou transportar os galeoens, que estavao em Cartagena com a prata, a Portugal; del Ericeira, Portug. Reft. cobrio-se o designio, e procederao contra elle com grande rigor, mas tao nullamente, que na Corte de Madrid foy abominado este procedimento: da prizao sahio por industria, e restituido ao Reyno, ElRey o recebeo com tantas expressoens de benignidade, como mereciao tao leaes ferviços, confirmandolhe as merces, que tinha, e lha fez de duas vidas mais no titulo de Conde, e o mesmo nos bens

. da

cruzados, nomeando-o do Confelho de Guerra, e

Dito liv. 8. pag. 515.

Governador das Armas de Entre Douro, e Minho, onde adquirio em prosperos successos reputação às nossas Armas, e glorioso nome no governo das Armas de Alentejo, intentando tomar por interpreza Badajoz, o que a malicia de alguns invejosos dos feus mesmos Officiaes lhe impossibilitarao, podendo facilmente lograr tao gloriofa empreza. No anno de 1649 passou a governar o Estado do Brasil, posto em que lhe succedeo o Conde de Atouguia, e. voltando ao Reyno, governou as Armas da Provincia do Minho fegunda vez, onde morreo a 13 de Novembro de 1658 na Villa de Ponte de Lima. deixando sentimento universal a sua falta, por ser o Conde dotado de excellentes virtudes, que costumao ornar aos Varoens mais esclarecidos; porque fendo valeroso, era igualmente entendido, e tao amante da conservação do Reyno, que por muitas vezes expoz a propria vida, por lhe augmentar a reputação, e lhe grangear utilidade.

Casou com a Condessa D. Marianna de Lencastre e Vasconcellos, que depois succedeo na Casa, e Condado da Calheta, e foy Marqueza de Castello-Melhor, Camereira môr da Rainha Dona Maria Francisca de Saboya; era filha de Simao Gonçalves da Camera, III. Conde da Calheta, e VII. Capitao Donatario da Ilha da Madeira, e da Condessa D. Maria de Menezes, filha do I. Conde de Caf-

tello-Melhor, e deste matrimonio nascerao os filhos feguintes:

19 Luiz DE VASCONCELLOS, III. Conde de Castello-Melhor, com quem se continúa.

\* 19 SIMAO DE VASCONCELLOS E SOUSA, de

quem adiante daremos noticia.

SEBASTIAO DE VASCONCELLOS, foy Ca. valleiro da Ordem de S. Joao de Malta, servio na guerra, e se achou no assalto, que o Exercito, que Ericeira, Portug. Reft. mandava o Conde de S. Lourenço, Governador tomas livili pag. 40. das Armas da Provincia de Alentejo, deu à Praca de Badajoz, onde morreo a 16 de Março de 1657.

ANTONIO DE VASCONCELLOS, nasceo em Elvas a 28 de Agosto de 1645; estudou em Coimbra, foy Porcionista do Collegio Real de S. Paulo. Dom Prior da infigne Collegiada de Santa Maria de Guimaraens, e dos que tiverao esta Dignidade fov o quinquagefimo, que a trocou com André Furtado de Mendoca pela de Deao da Santa Igreja Metropolitana de Lisboa, onde tambem teve juntamente huma Conezia, foy Sumilher da Cortina del-Rey D. Pedro II. Deputado do Santo Officio na Inquisição de Coimbra, e Lisboa, Bispo de Lamego, em cuja Cidade entrou no anno de 1693 a 26 de Mayo, e tinha fido fagrado na Sé de Lisboa pelo Arcebispo de Lisboa Luiz de Sousa em 22 de Fevereiro do referido anno, e desta Igreja foy transferido para a de Coimbra, de que tomou posse a 6 de Abril de 1706 por seu Procurador, a qual governou

vernou até 23 de Dezembro do anno de 1717, em que morreo de idade de setenta e dous annos, e jaz na Cathedral daquella Cidade. Do que obrou este exemplar Prelado fez hum largo Elogio o Padre D. Joseph Barbosa.

Parhofa, Memorias do Colleg. Real de S. Panlo , pag. 320,

MANOEL DE VASCONCELLOS E SOUSA; de quem adiante faremos menção.

Rodrigo de Vasconcellos, morreo

menino.

D. MARIA DE LENCASTRE, que sendo Dama da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao. renunciando o Mundo, tomou o habito nas Carmelitas Descalças de Carnide, huma legoa distante de Lisboa.

19 D. ISABEL DE LENCASTRE, que seguindo o mesmo exemplo de sua irmãa, foy tambem Freira Carmelita Descalça no Mosteiro de Santo Alberto de Lishoa.

19 Luiz DE VASCONCELLOS E Sousa, fov III. Conde de Castello-Melhor, Senhor de Valhelhas, Almendra, e Mouta Santa, Alcaide môr, e Commendador do Pombal, e outras Commendas, Senhor do Condado da Calheta, Reposteiro môr, e Escrivao da Puridade, do Conselho de Estado, primeiro Ministro, e Valído delRey D. Assonso VI. No seu ministerio se applicou com tao vigilante cuidado, que dirigia o governo do Reyno com singular harmonia, de que conseguio immensos applausos; porque as Provincias se achavao bastecidas

cidas do necessario para poderem pôr em Campanha os Exercitos; na Provincia de Alentejo confeguirao os Portuguezes gloriosas batalhas, e nas mais Provincias do Reyno com a mesma fortuna se viao as nossas Armas vitoriosas; os portos do mar guarnecidos com fegurança, nao temiao invalao, apreftavao-se Armadas, expediao-se as Frotas, e se recolhiao com felicidades ricas. Em tudo se empregava o Conde de Castello-Melhor com grande actividade, e nao menos desinteresse. No expediente dos Despachos foy promptissimo, ouvia a todos sem difficuldade da entrada, porque a todos se franqueava em audiencias, fem mais tempo, que a necessidade dos pertendentes. Esta facilidade de ouvir, despachar, ou desenganar os pertendentes, conciliou hum universal amor no povo ao Ministro, que junto com as felicidades do seu tempo, fez recomendavel, mais na tradição, do que na Historia. a sua Ministraria. Experimentando no auge do seu valimento a inconstancia da fortuna, se vio precisado a largar a affiftencia del Rey, e tolerando a fua desgraça com constancia de Varao grande, andou algum tempo incognito no Reyno, e passou por Castella, sem ser conhecido, a França, e deste Reyno a Saboya, e daqui a Inglaterra, onde affiftio à Rainha da Graa Bretanha D. Catharina com tao leal serviço, como testifica a occasiao, em que a insolente furia dos seus Vasfallos se conjurou contra a fua innocencia, e incomparaveis virtudes: pelo Tom.IX. que

que mereceo sempre da Rainha especiaes honras, e da sua gratidao se conserva em hum Morgado especial memoria da sua grandeza. Nao teve menos acolhimento em ElRey Carlos II. seu marido. que estimou muito a pessoa do Conde. Rainha ver a ElRey seu marido, que amava ternamente, infeliz pela Religiao Protestante, que professava, e sendo tao poderoso na vida, se havia de achar na morte desgraçado; e com ardente zelo defejava introduzir no coração do esposo a infallivel crença da Igreja Catholica Romana. ceo ElRey com symptomas de morte, e temendo a Rainha a doença do corpo, se lhe fazia mais sensivel a da alma. Não ignoravão os Grandes da Corte os pensamentos da Rainha, porque dos seus costumes conheciao a sua virtude, e temerosos, e vacillantes, de que o amor pudesse persuadir a El-Rey a mudança da Religiao, se examinavao com cuidado todas as pessoas, que entravao na Camera A Rainha, que só do segredo, e grande talento do Conde de Castello-Melhor fiava negocio tao importante, lhe encarregou a direcçao delle, e pode o zelo do Conde, superando immensas difficuldades, confeguir tao ardua empreza, para o que buscou hum Monge Benedictino, de quem tinha experiencia, e fiandolhe o negocio, teve arte, com que desconhecidamente o introduzio na Camera del Rey, que a pezar da vigilancia dos Hereges, reconciliou a ElRey com a Igreja Romana,

na, e lhe administrou o sagrado Viatico, dispondo-o para reynar mais felizmente na eternidade. Em todas as Cortes, em que o Conde esteve, conseguio fingular estimação. ElRey de França Luiz XIV. e a Duqueza de Saboya o honrarao muito, como testemunhao as mesmas Cartas de todos estes Monarchas, e delRey Carlos II. de Inglaterra da fua propria mao, com o tratamento de primo, que escreverao ao Conde, que todo o tempo, que esteve ausente, nao fez acçao, que se nao encaminhasse aos interesses, e gloria do Reyno, confirmandofe desta sorte a opiniao dos assinalados serviços, que tinha feito à sua Patria. Passados dezoito annos. depois de repetidas instancias encaminhadas pela intervenção da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, e delRey Jacobo II. de Inglaterra, a quem foy muy aceito, e de quem recebeo distinctas honras, confeguio licença del Rey D. Pedro II. para voltar para o Reyno no de 1686, e affistir na sua Villa do Pombal com a sua familia, e pouco depois lhe foy permittido viver na Corte; e depois sobindo ao throno o Grande Rey Dom Joao V. com aquella innata benignidade, com que sabe avaliar os merecimentos, e as virtudes, foy restituido ao exercicio de Conselheiro de Estado. Conde ornado de excellentes virtudes, assim Christãas, como politicas, muy pio, devoto, compassivo, e esmoler, com grande reverencia ao estado Sacerdotal, e às Religioens fagradas: foccorria com Tom.IX. Frii lıbe-

# 234 Historia Genealogica

liberal mao a todos os Conventos pobres de Lisboa, e se extendia a muitos do Reyno. Foy no trato muy cortezao, e attento, ainda com as pessoas, que erao de mediana esféra : da sua piedade deixou diversos testemunhos nas Casas da sua devoção, que farao admiravel a sua memoria, principalmente o Templo, que edificou na Villa de Pombal, confagrado a Virgem Senhora Nossa com o titulo do Monte do Carmo, como fatisfação do voto dos muitos perigos, de que o livrara a fua foberana protecção, e o Convento dos Religiofos da Provincia de Santo Antonio na mesma Villa. Nos ultimos annos da fua larga vida cegou, o que abraçou com grande conformidade, e preparando-se sempre para a morte, corroborado com o Santissimo Viatico, morreo a 15 de Agosto de 1720, e se mandou fepultar no Mosteiro de S. Joseph de Riba-Mar, aonde jaz.

Casou com D. Guiomar de Tavora, que morreo a 5 de Setembro de 1706, viuva de Dom Jorge de Ataide, III. Conde de Castro-Dairo, que faleceo a 8 de Dezembro de 1658, silha herdeira de Bernardim de Tavora e Sousa, Reposteiro mór delRey, Senhor das Ilhas do Fogo, e Santo Antao, Commendador de Santa Maria de Cacella na Ordem de Santiago, e de sua mulher D. Leonor de Faro, silha de D. Estevao de Faro, Conde de Faro em Alentajo, do Conselho de Estado, e Védor da Fazenda, e deste matrimonio nascerao os silhos seguintes:

\* 20 AFFONSO DE VASCONCELLOS, VII. Conde da Calheta.

\* 20 BERNARDO DE VASCONCELLOS, de quem adiante trataremos.

20 D. MARIANNA DE LENCASTRE, que cafou com feu primo com irmao Pedro de Vasconcellos e Sousa, como diremos em seu lugar.

\* 20 AFFONSO DE VASCONCELLOS E SOUSA CAMINHA CAMERA FARO E VEIGA, nasceo a 17 de laneiro do anno de 1664, foy bautizado a 9 de Marco no Paco, fendo ElRey D. Affonfo VI. feu Padrinho, acto que se sez com grande pompa, e em obsequio seu lhe puzerao o nome de Affonso: foy VII. Conde da Calheta, Reposteiro môr de Sua Magestade, XI. Senhor Donatario da Capitanía do Funchal, na Ilha da Madeira, e da Ilha de Santa Maria, Senhor das Ilhas da Ponte do Sol, Camera de Lobos, e Calheta, e das Villas de Almendra, Castelmelhor, Valhelhas, Goncalo, e Famelicao. Senhor dos Morgados da Mouta Santa. Fajujes, e Ronfe, Donatario das Saboarias de Coimbra, Thomar, Esqueira, e das Comarcas de Lamego, Viseu, Guarda, Pinhel, e das Conquistas do Ultramar, Commendador das Commendas do Pombal, Redinha, Facha, e Salvaterra do Extremo na Ordem de Christo.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1690 com D. Marianna Francisca Xavier de Noronha, filha primeira de Dom Pedro Antonio de Noronha, I.

Marquez de Angeja, II. Conde de Villa-Verde, do Conselho de Estado. &c. e da Marqueza Dona Isabel Maria Antonia de Mendoça, filha dos primeiros Marquezes de Arronches, e deste matrimonio nao teve successão.

Imhof , Excellentium Cencalog. Familie Ro-

Casou segunda vez no anno de 1695 com a Con-Familiar, in Gallia, etc. della Pelagia Simfronia de Rohan, filha de Frantance, pag. 105 Tab. cisco de Rohan, Principe de Soubize, Conde de Rochefort, Capitao des Gendarmes del Rev Chriftianissimo, em que soy provido no anno de 1673, e no de 1677 Mestre de Campo General dos seus Exercitos, Governador de Berri no de 1691, que faleceo a 24 de Agosto de 1712 de oitenta e hum anno, e da Princeza Anna de Rohan Chabot sua segunda mulher, filha de Henrique de Chabot; Duque de Rohan, e de Margarida, Duqueza de Rohan, filha herdeira de Henrique de Rohan, Par de França, Principe de Leao, e Visconde de Ro-Era o Principe Francisco filho segundo de Hercules de Rohan, Duque de Montbazon, Par, e Monteiro môr de França, Cavalleiro das Ordens delRey, e de Margarida de Bertanha sua segunda mulher, filha de Claudio de Bertanha, Conde de Vertus, e neto de Luiz de Rohan, VI. do nome, Principe de Guimene, Conde de Montbazon, Senescal de Anjou, e de Leonora de Rohan, Senhora de Verger, sua primeira mulher, filha de Franci co de Rohan, Senhor de Gie, e deste esclarecido matrimonio teve os filhos feguintes:

P. Anselme , Histoire Geneal. & Chronol. des l'airs de France, tom. 4.142.66.

21 D. Anna DE Vasconcellos, nasceo a 2 de Abril do anno de 1696, foy Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria. Casou com D. Rodrigo de Lencastre, Commendador de Coruche, de quem nao teve successão, e depois com seu primo com irmao Simao de Vasconcellos e Sousa.

21 D. GUIOMAR DE VASCONCELLOS, nafceo a 22 de Fevereiro do anno de 1700, foy Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria. Casou com Francisco de Almada, Senhor de Carvalhaes, e Ilhalvo, &c. com successão, que se dirá em outra parte.

21 D. LEONOR JOSEFA DE VASCONCELLOS, nasceo a 30 de Março de 1701, he Freira no Mosteiro da Esperança de Lisboa.

21 Luiz DE VASCONCELLOS, nasceo a 14 de Mayo de 1703, e morreo no anno seguinte.

21 FILIPPE DE VASCONCELLOS, nasceo no primeiro de Mayo de 1705, e morreo com pouco mais de dous annos.

\* 21 JOSEPH DE VASCONCELLOS, nasceo a 16 de Agosto de 1706 Conde de Castello-Melhor.

- 21 FRANCISCO MAURICIO DE VASCONCEL-LOS DE ROHAN, naíceo a 26 de Junho de 1710. Foy Porcionista do Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, e he Prelado da Santa Igreja Patriatchal de Lisboa, e do Conselho de Sua Magestade.
  - 21 Dona Maria Margarida de Vascon-CELLOS,

cellos, nasceo a 20 de Julho de 1714, e he Freira no dito Mosteiro da Esperança.

21 DONA MARGARIDA DE VASCONCELLOS, nasceo a 31 de Agosto de 1715, tambem Freira no mesmo Mosteiro da Esperança.

21 Luiz de Vascoxcellos, nasceo a 20 de Janeiro de 1717, morreo nao tendo mais, que hum

mez.

21 AGOSTINHO ARMANDO DE VASCONCEL-LOS SOUBIZE, naíceo a 31 de Outubro de 1718, foy tambem Porcionista do Collegio Real de S. Paulo, e he Prelado da Santa Igreja Patriarchal, e

do Conselho de Sua Magestade.

\* 21 JOSEPH DE VASCONCELLOS E SOUSA, nafceo a 10 de Agosto de 1706, seus pays o mandaras a Pariz para se educar debaixo da sábia prudencia do Cardeal de Rohan seu tio, e voltando para Portugal, soy IV. Conde de Castello-Melhor, e successor da grande Casa de seu pay, XII. Donatario do Funchal, &c.

Casou no anno de 1728 com Dona Maria Rosa de Noronha, filha primeira de D. Antonio de Noronha, II. Marquez de Angeja, III. Conde de Villa-Verde, e da Marqueza D. Luiza Josesa de Menezes, e tem até o presente

22 D. Luiza de Vasconcellos, que naf-

ceo a 29 de Mayo de 1730.

22 AFFONSO DE VASCONCELLOS E SOUSA; naiçeo a 22 de Dezembro de 1733.

DONA

22 Dona Pelagia de Vasconcellos, nafceo a 18 de Setembro de 1736.

22 Antonio de Vasconcellos, nasceo a

15 de Fevereiro de 1738.

\* 20 BERNARDO DE VASCONCELLOS, naíceo no anno de 1666, segundo filho do Conde Luiz de Sousa de Vasconcellos. Servio na guerra, e soy Coronel de Infantaria, e na paz Governador da Torre de Outao em a Praça de Setuval, Commendador de Santa Maria de Cacela na Ordem de San-

tiago; faleceo a 30 de Março de 1719.

Cafou com D. Maria Magdalena de Portugal, Administradora da Commenda da Fronteira, a qual ficando viuva, he Senhora de Honor da Princeza do Brassil, filha herdeira de Dom Luiz de Portugal, Commendador da Fronteira na Ordem de Aviz, e de Dona Ignes da Sylva, que depois de viuva, foy Senhora de Honor da Rainha D. Maria Anna de Austria, filha de D. Diogo de Almeida, Commendador de S. Salvador de Ribas de Basto na Ordem de Christo, e de S. Miguel de Alvares no Arcebispado de Braga, e de D. Maria da Sylva, Dama da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao, e filha de D. Antaó de Almada, Embaixador em Inglaterra, e tiveras estes filhos:

\* 21 D. Luiz DE Portugal, adiante.

21 Joseph Joachim de Vasconcellos, que naíceo no anno de 1704, foy Porcionista do Collegio de S. Pedro de Coimbra, aceito a 20 de Martom.IX.

co de 1726, Deputado do Santo Officio, e Principal da Santa Igreja Patriarchal.

FR. FRANCISCO DE PORTUGAL, nasceo a 9 de Setembro de 1708, Religioso da Ordem dos Prégadores, Mestre em Theologia da Ordem, Theologo delRey de Napoles D. Carlos.

Domingos de Vasconcellos, nasceo a 16 de Setembro de 1710, foy Porcionista do Collegio de S. Pedro de Coimbra, donde se laureou Doutor em Canones, foy Abbade de Lobrigos, e

he Prelado da Santa Igreia Patriarchal.

FR. ANTONIO DE PORTUGAL, nasceo a 21 de Outubro de 1712, Religioso Eremita de Santo Agostinho, e Mestre em Theologia, e Doutor na Universidade de Coimbra.

D. IGNES ANTONIA DA SYLVA, que nafceo em 31 de Agosto do anno de 1698, foy Dama do Paço, morreo a 9 de Outubro de 1727, sendo casada com Joao Pedro de Saldanha, Senhor do Morgado de Oliveira, como em outra parte se verá.

D. Anna Joachina de Portugal, nasceo a 25 de Setembro de 1700, foy Dama do Paço; casou a 18 de Mayo de 1713 com Joao Pedro Soares da Veiga do Avelar Taveira, Senhor do officio de Provedor, e Feitor môr da Alfandega de Lisboa, e foy sua terceira mulher, como sica escrito no Livro VI. pag. 309 do Tom. V.

D. LUIZA CLARA DE PORTUGAL, foy Dama do Paço da Rainha D. Maria Anna de Auf-

tria.

tria, naíceo a 11 de Agosto do anno de 1704. Cafou com D. Jorge Francisco de Menezes, Commendador de S. Sylvestre de Requiao, e S. Miguel de Alvares no Arcebispado de Biaga, e de S. Mamede de Seroes no Bispado de Miranda, Senhor do Reguengo, e Paul da Badoeira no Algarve, o qual faleceo a 24 de Setembro de 1736, e tiverao os silhos seguintes:

22 D. Antonio de Menezes, nasceo a 6

de Mayo de 1723.

22 D. BERNARDO DE MENEZES, nasceo ao primeiro de Outubro de 1726.

22 D. Joseph de Menezes, nasceo a 11 de Agosto de 1728.

22 DONA MARIA RITA DE PORTUGAL.

\* 21 D. Luiz de Portugal da Gama, nafceo a 18 de Setembro de 1702, fuccedeo na Casa de seu pay, e he Commendador de Santa Maria de Cacella na Ordem de Santiago, Coronel do Regimento da Praça de Setuval, e Brigadeiro dos Exercitos del Rey D. Joas V. Casou a 19 de Fevereiro de 1719 com D. Ignacia de Rohan, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, filha de D. Rodrigo Joseph da Camera, Conde da Ribeira Grande, Gentil-homem da Camera do Insante D. Francisco, Deputado da Junta dos Tres Estados, e Presidente do Senado da Camera, e da Condessa Constança Emilia de Rohan, filha de Francisco, Principe de Subize, e tem

Tom.IX. Gg ii D.

#### 242 Historia Genealogica

22 D. BERNARDO DE PORTUGAL, nasceo a 13 de Dezembro do anno de 1720, e saleceo a 29

de Novembro de 1721.

22 D. CONSTANÇA DE PORTUGAL, nasceo a 29 de Novembro de 1722. Casou a 8 de Mayo do anno de 1736 com Antonio de Saldanha de Oliveira, Morgado de Oliveira, seu primo com irmão, como diremos adiante no Livro XI.

22 D. JOSEPH FRANCISCO DE PORTUGAL; nasceo a 29 de Janeiro de 1723; está concertado para casar com sua prima com irmãa Dona Maria

Ignes de Saldanha, Dama do Paço.

22 D. Domingos de Vasconcellos, nafceo a 7 de Abril de 1726.

22 D. JOACHIM.

22 D. Bernardo, nasceraó gemeos no anno de 1727, e tendo recebido o sagrado Bautismo, viveraó poucas horas.

22 Dona Ignes Francisca de Portugal,

nasceo a 4 de Outubro de 1728.

22 D. ANTONIO DE VASCONCELLOS, nasceo a 15 de Outubro de 1729.

22 Dona N. . . . . . que nasceo a 30 de Março de 1732, e havendo recebido o sagrado Bautismo faleceo.

22 D. Anna de Portugal, nasceo a 19 de

Setembro de 1733.

22 D. FRANCISCO DE VASCONCELLOS, nafceo a 29 de Julho de 1735.

D.

22 D. MARIA DE PORTUGAL, que nasceo

a 26 de Dezembro de 1736.

- 19 SIMAO DE VASCONCELLOS, filho fegundo do II. Conde de Castello-Melhor, foy Mestre de Campo do Regimento da Armada, e Governador da Cavallaria da Corte, Gentil-homem da Camera, e Governador da Casa do Infante D. Pedro, Commendador de Santa Maria de Azeda, e outras na Ordem de Christo; morreo no anno de 1681. Casou em 2 de Fevereiro de 1664 com D. Joanna de Tavora, Dama da Rainha D. Luiza, depois de viuva foy Camerista da Rainha da Graa Bretanha D. Catharina, filha segunda de Joao Gomes da Sylva, Alcaide môr, e Commendador de Cea na Ordem de Aviz, Governador da Relação do Porto, e das Armas de Setuval, e Regedor das Justiças, e de D. Joanna de Tavora, filha de Dom Joao de Menezes, Commendador de Vallada na Ordem de Christo, e teve estes filhos:
- \* 20 PEDRO DE VASCONCELLOS E SOUSA, adiante.
- 2º Joao de Vasconcellos e Sousa, foy Porcionifa, e Collegial de S. Pedro de Coimbra, eleito em Collegial Canonista a 2º de Dezembro de 1685. Foy Deao da Sé Metropolitana de Lisboa, Deputado do Santo Officio da Inquisição da dita Cidade, e Sumilher da Cortina delRey Dom Pedro II. motreo moço no anno de 1699.

20 Joseph de Vasconcellos, foy Porcionifta nista do Collegio de S. Pedro, aceito a 20 de Dezembro de 1685: foy Conego da Sé da Guarda, e Dea5, e Conego na de Lisboa por renuncia de seu irmaó, soy Deputado do Santo Officio da Inquisiçaó de Lisboa, Sumilher da Cortina delRey D. Pedro II. morreo no anno de 1705 moço.

2º PEDRO DE SOUSA, Monge da Ordem de S. Bernardo, que primeiro tinha fido Religioso da Companhia, donde sahio para a de S. Bernardo.

FR. RODRIGO DE LENCASTRE, nasceo no anno de 1671, e foy bautizado no primeiro de Marco, entrou na Religiao dos Prégadores, onde professou em Lisboa a 2 de Março de 1687, estudou no Collegio de Santo Thomás de Coimbra. em que entrou a 5 de Abril de 1690. Foy Lente de Filosofia, e Theologia no Convento de S. Domingos de Lisboa, donde se graduou Mestre da Provincia, de que foy Secretario, e Prior do mesmo Convento, Qualificador do Santo Officio, e depois Deputado da Inquisição de Coimbra, onde entrou a 4 de Junho de 1707, e soy nomeado do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, de que tomou posse a 9 de Dezembro de 1714, e pelas suas letras, talento, e partes, benemerito dos mayores lugares.

20 Manoel De Vasconcellos, que foy Religioso Eremita de Santo Agostinho, Doutor em Theologia na Universidade de Coimbra; morreo moço.

FRAN-

20 FRANCISCO DE VASCONCELLOS, Monge

de Alcobaça, morreo muito moço.

20 D. MARIANNA DE LENCASTRE, casou com Ayres de Sousa de Castro, que soy Commendador de Alpedoens, e Rio-Mayor na Ordem de Christo; servio na guerra, sendo Capitas de Cavallos Couraças se achou na batalha do Amexial no anno de 1663, e sendo Mestre de Campo do Terço de Serpa na tomada de Valença, e no seguinte na samosa batalha de Montes Claros, soy Governador de Pernambuco, e Deputado da Junta dos Tres Estados, morreo a 5 de Novembro de 1699 sem deixar successão deste matrimonio, e sua mulher casou depois com D. Christovas Joseph da Gama, imas do III. Marquez de Niza, como se verá em outra parte.

\* 20 PEDRO DE VASCONCELLOS E SOUSA, nasceo a 17 de Novembro de 1664, succedeo na Casa de seu pay, e soy Commendador de Santa Maria de Azeda, e de S. Pedro de Lila na Ordem de Christo, e de Santa Maria de Béja na Ordem de Aviz; servio na guerra de 1704 com reputação, occupou diversos póstos: soy Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, governou as Armas das Provincias do Minho, Beira, e Alentejo, achando-se em muitas occasioens, em que mostrou valor, e prudencia, soy Governador, e Capitaso General do Estado do Brasil, Embaixador Extraordinario à Corte de Madrid, do Conse-

lho de Guerra. Estribeiro môr da Princeza D. Marianna Victoria, e todas estas grandes occupações servio com desinteresse, e satisfação; faleceo a 13 de Dezembro de 1732. Casou com D. Marianna de Lencastre sua prima com irmãa, filha de seu tio o III. Conde de Castello-Melhor, como fica dito, e della teve a successão seguinte:

SIMAO DE VASCONCELLOS E SOUSA, que tambem servio na guerra, e he Coronel de hum dos Regimentos de Cascaes, e serve de Capitao da Guarda, e succedeo na Casa, e Commendas de seu Casou em 31 de Outubro do anno de 1728 com sua prima com irmãa, e sobrinha D. Anna de Vasconcellos, viuva de D. Rodrigo de Lencastre, Commendador de Coruche, filha de seu primo o Conde da Calheta, de quem até o presente nao tem fuccellat.

D. GUIOMAR DE LENCASTRE, morreo

na flor da idade no anno de 1706.

D. JOANNA CECILIA DE TAVORA, nasceo a 27 de Janeiro de 1688, foy Dama do Paço, faleceo a 4 de Janeiro de 1739. Casou a 12 de Setembro de 1708 com D. Luiz Innocencio de Caftro, Almirante de Portugal, Capitao da Guarda de Sua Magestade, Senhor de Reriz, e Bemviver, Resende, e outras terras, com a successão, que se dirá em seu lugar.

DONA MARIA DE LENCASTRE, E D. FRANCISCA DE LENCASTRE, morrerao sem estado na flor da idada. MANO.

\* 19 MANOEL DE VASCONCELLOS E SOUSA, filho quinto de Joao Rodrigues de Vasconcellos, II. Conde de Castello-Melhor, como temos dito, foy Porcionista do Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, onde entrou no anno de 1665, estudou Canones, seguio a Igreja, e foy Arcediago na Sé de Evora, e teve outros Beneficios, que renunciou por casar com sua sobrinha: pelo que soy Trinchante da Casa Real; morreo a 28 de Setembro de 1710. Casou com D. Isabel de Sousa Coutinho, Trinchante da Casa Real, como já dissemos, a qual faleceo em Janeiro de 1721, e tiverao

20 JOAO DE VASCONCELLOS E SOUSA, que morreo moço de hum tiro, que lhe derao na noite

de 19 de Fevereiro de 1710.

20 Joseph de Vasconcellos e Sousa, que fuccedeo na Cafa.

20 Francisco de Vasconcellos, que morteo moço a 20 de Mayo de 1739.

20 DIOGO VENTURA DE VASCONCELLOS E SOUSA.

20 Antonio de Vasconcellos e Sousa.

20 D. Marianna Josefa de Lencastre, casou com Rodrigo Sanches de Baenna Farinha, Senhor da Ilha Graciosa, Commendador de Efgueira na Ordem de Christo; morreo em 18 de Sembro de 1730, que já tinha sido casado com D. Isabel Francisca da Sylva, Dama de Palacio, ir-Tom.IX.

mãa de D. Lourenço de Almada, Mestre Salla de Sua Magestade, de quem teve filhos, que morrerao, e deste segundo matrimonio teve os dous seguintes:

21 PEDRO SANCHES FARINHA, nasceo a 6 de Mayo de 1712, e morreo de bexigas a 18 de Fe-

vereiro de 1737.

22 DONA ISABEL THERESA DE LENCASTRE, naíceo ao primeiro de Outubro de 1703. Casou com D. Fernando de Almeida, como se verá no Livro X.

20 D. Anna Maria das Neves de Vasconcellos, Freira na Esperança de Lisboa, onde largando o appellido do seculo se chamou Sor Anna do Nascimento.

\* 20 JOSEPH DE VASCONCELLOS E SOUSA, nasceo a 15 de Abril de 1695, foy destinado para a vida Ecclesiatica, Beneficiado de Coruche, e por morte de seu irmas succedeo na Casa, e he Trinchente da Casa Real, Commendador de Santo André de Orelhas na Ordem de Christo, Senhor do Morgado de Linhares, e outros. Casou a 17 de Outubro de 1731 com D. Elena de Portugal, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, e Dama Camerista da Princeza do Brasil, filha de Dom Filippe de Sousa, Capitas da Guarda Alemsa, e de Dona Catharina de Menezes, e até o presente nas tem successão.

\* 15 D. Antonio de Mello, filho fegundo

de Diogo de Mello de Figueiredo, foy Trinchante do Infante D. Duarte, Commendador de S. Nicolao do Barro na Ordem de Christo, Alcaide môr de Villa de Conde. Casou com D. Jeronyma de Avila, filha de Francisco Arnaut, Aposentador môr da Rainha D. Catharina, e tiveras estes filhos:

\* 16 D. DIOGO DE MELLO.

- 16 D. JOAO DE MELLO, que faleceo moço, e folteiro.
  - 16 Dona Marianna de Faro, que cafou com D. Diogo de Noronha feu primo com irmao.
  - 16 D. Luiz de Noronha, que nao casou, nem deixou descendencia.

16 D. ANTONIA DE VILHENA.

16 D. Leonor Manoel, ambas Freiras no Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa.

- \* 16 D. DIOGO DE MELLO, fervio à Casa de Bragança, e soy Estribeiro môr do Duque D. Theodosio II. Alcaide môr de Barcellos, Commendador de duas Commendas na Ordem de Christo da apresentação do Duque. Casou com D. Francisca de Vilhena, filha de D. Luiz de Noronha seu tio, e deste matrimonio nasceras
  - \* 17 D. ANTONIO DE MELLO.
    - 17 D. ISABEL DE NORONHA.
    - 17 D. JERONYMA DE AVILA, que ambas forao Religiosas no Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa.

Tom.IX.

Hh ii

& Hilp, Ciencal, ftem-

Tab. XXV. pag. 129.

D. ANTONIO DE MELLO, parece que fuccedeo a feu pay no lugar de Camereiro môr do Duque D. Theodosio II. Commendador na Ordem de Christo. Casou duas vezes, a primeira com D. Brites de Mendoça de Noronha, filha de Francisco de Mendoca, Alcaide môr de Mourao, Governador, e Capitao General de Mazagao, que era neto de Pedro de Mendoca, irmao da Duqueza de Bragança D. Joanna de Mendoca, e de sua mulher Dona Joanna de Mendoca, filha de D. Pedro de Abranches, Mestre Salla da Casa Real, e de sua mulher D. Brites de Noronha, de quem nau teve fuccessao; e casou segunda vez com D. Margarida de Barros, Senhora do Morgado de Alte, filha herdeira de Joao Mendes de Ataide, Senhor do dito Morgado, a qual já havia fido cafada com Francisco Pereira de Berredo, e depois com Antonio Corte-Real.

15 DOM LUIZ DE NORONHA, que foy filho terceiro de D. Diogo de Mello, servio tambem à Serenissima Casa de Bragança, e soy Veador da Casa do Duque D. Joao I. Commendador de S. Salvador de Elvas na Ordem de Christo, Alcaide môr de Monforte; morreo na batalha de Alcacer a 4

Imheif, Hift. Italia, de Agosto no anno de 1578. Casou com D. Isama l'esserianium ad bel de Mendoça, Dama da Infanta D. Isabel, filha de D. Christovao Manoel, Commendador de Moreiras na Ordem de Christo, Alcaide môr de Fontes, (que era filho de D. Joao Manoel de Vilhe-

na,

na, III. Senhor de Cheles, e de sua mulher D. Isabel de Mendoça) e de Dona Francisca de Castro, filha de Ruy Vaz Pinto, Senhor de Ferreiros, e Tendaes, Alcaide môr de Chaves, de quem teve os filhos, que se seguem.

16 Dom Joao de Noronha; que morreo

com seu pay na batalha de Alcacer.

\* 16 D. CHRISTOVAO, com quem se continúa.

\* 16 D. DIOGO DE NORONHA.

16 D. Affonso de Noronha.

16 D. JOAO DE NORONHA.

16 D. ANTONIO DE NORONHA?

16 D. JOAO DE NORONHA.

16 D. FRANCISCO DE NORONHA.

16 D. DUARTE DE NORONHA.

16 D. FRANCISCA DE VILHENA, que casou com seu primo D. Francisco Manoel.

16 D. MARIA, E

16 D. JOANNA, Freiras.

\* 16 D. Christovao de Noronha Manoel, que foy fegundo filho de D. Luiz de Noronha, foy Commendador de S. Salvador de Elvas, Alcaide môr de Porto de Moz, e Camereiro môr do Duque D. Joao I. do nome, e no feu Testamento, em que foy testemunha, se assina com este lugar. Casou com D. Guiomar de Castro, viuva de Fernao Rodrigues de Brito, filha de Heitor de Figueiredo, Veador da Casa do Duque D. Theodo-

fio

#### 252 Historia Genealogica

Pedroza, Nebiliario.

- fio I. Alcaide môr de Borba, e de fua terceira mulher Dona Antonia de Ataide, filha de Antonio Bocarro de Berredo, e deste matrimonio nasceras as duas filhas seguintes:
- 7 D. FRANCISCA DE CASTRO.

  17 D. ANTONIA DE VILHENA, casou com D. Joao Carcome, de quem nasceo D. Joao Carcome, que faleceo na perdição da Armada de França no anno de 1527 sem geração, e D. Christovao Carcome, Commendador das Galveas
  - D. N. . . . . Freira em Estremoz.
- 17 D. Andre' DE Noronha, Religioto da Companhia de Jesu.
- \* 17 D. FRANCISCA DE CASTRO, casou com Francisco de Lucena, Commendador de Santa Comba dos Valles, Santa Maria de Ventosa, e de Fornellos, e outras na Ordem de Christo, Fidalgo da Casa Real, do Conselho del Rey, e Familiar do Santo Officio, Ministro de grande talento, e sabedoria, que na Corte de Madrid teve o posto de Secretario de Estado do Conselho de Estado de Portugal, e passando a Lisboa com o de Secretario das Merces, que exercitou trinta e seis annos, e depois da Acclamação do grande Rey D. Joao IV. soy do seu Conselho, e seu Secretario de Estado, que occupou com applauso nos

nos primeiros tempos da sua Ministraria, sendo estimada a tua sabedoria; mas depois a emulação o accusou de culpas de lesa Magestade, e acabou infelizmente degollado a 28 de Abril de 1643, e sendo entao duvidosa a fua culpa no juizo dos prudentes, o tempo o veyo a declarar innocente do crime, porque fora punido. Era filho de Affonso de Lucena, Commendador de Santiago de Monfarás. Alcaide môr de Portel, e Evora Monte, antigo criado da Serenissima Casa de Braganca. a quem já os seus haviao servido, e elle fora Secretario dos Duques D. Joao I. e Dom Theodofio II. e da Serenissima Senhora Dona Catharina, do qual fez grande confiança, e delle, e de seu irmao Fernao de Mattos fizemos mençao no Livro VI. pag. 452 do Tomo VI. o qual havia inftituido o Morgado, de que sez cabeça a sua Quinta dos Peixinhos junto a Villa-Vicosa no anno de 1611. com aquella nobre clausula, de que extinca a descendencia delle, e de sua mulher D. Isabel de Almeida, filha de André Mendes Bandeira, Commendador do Arrabal na Ordem de Christo, se uniria ao Morgado da Cruz, que instituio o Duque D. Theodosio seu Senhor, e andaria na Casa de Bragança, como já deixamos escrito; e da referida uniao nascerao os filhos seguintes:

Affon-

18 AFFONSO DE LUCENA, que se segue.

18 FERNAO DE MATTOS DE LUCENA, que

faleceo moço.

18 MARTIM AFFONSO DE LUCENA, Familiar do Santo Officio, que tambem faleceo moço, havendo casado com D. Maria Mascarenhas, filha de Ruy de Abreu de Vasconcellos, sem geração.

18 Dona Guiomar de Castro.

- 18 Dona Isabel de Mendoça, Freiras em Villa-Viçosa.
  - 18 D. ANTONIA MARIA DE ATAIDE, Freira em S. Joao de Estremoz.
  - 18 Dona Joanna de Mendoça, Freira no Mosteiro de Santos de Lisboa.
- 18 D. Leonor de Faro, Freira em Villa-Viçofa.
- \* 18 AFFONSO DE LUCENA ALMEIDA E NO-RONHA, Fidalgo da Casa Real, Commendador na Ordem de Christo, soy Secretario de Estado do Conselho de Portugal em Madrid, aonde ficou depois da Acclamaçao, e da defgraça de seu pay, e lá casou duas vezes, a primeira com D. Ignes Fernandes Portocarrero, filha de D. Joao Manoel, Senhor de Cheles, sem successão, e a segunda com D. Maria de Castilho Portocarrero, de quem teve
- \* 19 D. FRANCISCO DE LUCENA.

D.

19 D. Luiz DE Lucena, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que faleceo moço.

D. ISABEL DE LUCENA E FIGUEIREDO.

que morreo moça.

\* 10 Dom Francisco Antonio de Lucena ALMEIDA E NORONHA, teve o mesmo foro de Fidalgo, que tiverao seus avós, e foy Cavalleiro da Ordem de Christo, do Conselho delRev Catholico, com Patente de seu Secretario, e foy Familiar do Santo Officio. Cafou em Madrid duas vezes, a primeira com D. Josefa Rangel de Macedo, de quem teve D. Andre' Jeronymo de Lucena, Ca-

valleiro de Santiago, Contador, e Secretario honorifico do Tribunal da Fazenda, que pasfou a viver em Portugal a requerer o Morgado de Peixinhos, que lhe pertencia, em que

entrou, e faleceo sem successão.

Casou segunda vez D. Francisco com Dona Belchiora Manuela Fernandes de Ahumada. filha de Bartholomeu Fernandes de Ahumada, Védor das Viandas delRey D. Filippe

IV. de Castella, de quem teve

Dom Bernardo Antonio de Lucena ALMEIDA E NORONHA, Senhor do Morgado de Peixinhos. Casou em Madrid com D. Eugenia Vasques Bahamonde, filha de D. Joseph Vasques de Bahamonde, Contador de titulo no Conselho da Fazenda de Castella, e Tom.IX. Ιi

de sua mulher D. Ignes de Villa-Real, Sanches e Cavide, e tiverao os filhos seguintes:

- \* 21 D. JOACHIM EUGENIO, com quem se continúa.
  - 21 D. ILDEFONSO VICENTE DE LUCENA E CASTRO.
  - 21 D. Joseph Antonio de Noronha.
  - 21 D. GETRUDES THOMASIA DE ALMEIDA E FARO.
- D. JOACHIM EUGENIO DE LUCENA AL-MEIDA E NORONHA, Senhor do Morgado de Peixinhos, serve em hum Regimento de Dragoens na Provincia de Alentejo. Casou em Evora com D. Genovefa Maria da Fonseca e Figueiredo, filha de Diogo Ribeiro de Arruda, Familiar do Santo Officio, (que depois de viuvo foy Prior da Collegiada de Cedofeita) e de sua mulher D. Marianna Ribeira da Fonseca e Figueiredo, irmãa de D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Evora, Religiofo professo da Observancia de S. Francisco, a quem as suas virtudes, grande talento, e letras fizerao tao celebre na Curia Romana, e na Europa, como testemunhao as suas fadigas literarias nos Annaes da Ordem dos Menores, de que tem impresso dezoito volumes, e outras Obras, que teraő igual estimação entre os eruditos: o qual depois de ter lido no Convento de Ara Celi, o primeiro de toda a Ordem

dem Serafica, as Cadeiras de Filosofia, de Vespera, e Prima de Theologia, occupou os mayores lugares da mesma Religiao; porque, além de outros, teve o de Secretario Geral . Procurador Geral , Chronista Latino , Commissario, e Superior Geral de toda a Familia Serafica Ultramontana, Visitador, e Reformador Apostolico de toda a Ordem. Discreto perpetuo, e Ex-Geral, e primeiro Padre della, sendo ao mesmo tempo Profesfor Publico da Historia Ecclesiastica, Cenfor na Academia Ecclesiastica da Sapiencia Romana, Academico da Academia Real da Historia Portugueza, da Arcadia Romana. Academico Infecundo, e Academico Litterario de todas as Academias de Italia, Principe da Academia Etrusca, lugar, em que fuccedeo ao Cardeal Albani, e depois a elle o Principe Real de Polonia; Theologo dos Cardeaes Tolomei, Salerno, Cozza, e Pipia, e do Concilio Romano Lateranense, Relator, e Qualificador, e depois Consultor, e Deputado da Universal Inquisição Suprema de Roma, Consultor das Congregações do Indice, Indulgencias, Reliquias, e de Ritos, unico Votante Consistorial, e da Visita Apostolica, Examinador de Bispos, e Arcebispos, Deputado dos Pontifices de seu tempo, em diversas Congregações particulares, Tom.IX. Ii ii fobre

sobre negocios de Alemanha, França, Hespanha, Sardenha, Polonia, Juiz arbitro em diversas contendas, Protonotario Apostolico por graca especial, Commissario Apostolico em Viterbo, Napoles, e outras partes, Confelheiro Ecclesiastico Aulico do Emperador Carlos VI. Adjunto à Embaixada de Roma. Conselheiro del Rey de Sardenha, e Intendente dos feus negocios na Curia, Patrizio Nobre Veneziano, e Patricio, e Optimate Romano da primeira ordem Senatoria, e Ministro Plenipotenciario del Rey Dom Joao V. que por muitos annos exerceo na Corte de Roma, e o nomeou Bispo do Porto, havendo já regeitado em Roma os Bispados de Olimo, Tivoli, e Allis, e voltando a Portugal, foy fagrado na Santa Basilica Patriarchal pelo Cardeal Patriarca a 12 de Março de Tem D. Joachim do referido matri-1741. monio

- 22 D. Joseph de Evora Lucena e Al-
- 22 D. DIOGO DA FONSECA E EVORA.
- 22 D. BERNARDO JOACHIM DE NORONHA; que faleceo menino.
- \* 16 D. Diogo DE NORONHA, foy Estribeiro môr do Duque D. Theodosio II. Alcaide môr de Monsorte, Commendador de Santa Maria de Elvas na Ordem de Christo. Casou com D. Marianna de

de Faro, filha de seu tio D. Antonio de Mello, e deste matrimonio teve

17 D. Luiz DE NORONHA.

17 D. Antonio De Noronha, que foy Religiolo da Ordem dos Eremitas de Santo Agoltinho.

17 D. ISABEL DE MENDOÇA, Religiosa no

Mosteiro das Chagas de Villa-Vicosa.

17 D. Luiz de Noronha, foy Commendador da Ordem de Christo, Alcaide mór de Monsorte, Estribeiro môr do Duque de Bragança D. Joaó II. e havia sido Monteiro môr do Duque D. Theodosio II. seu pay, e depois Estribeiro môr da Rainha D. Luiza, por Carta passada ao primeiro de Janeiro de 1641, que está no Livro 10 pag. 197 da sua Chancellaria, servio tambem de Capitas da Guarda Alemãa. Casou com D. Violante da Cunha, Dama da Duqueza de Bragança Dona Anna de Velasco, silha de Diogo Pereira Correa, da Casa de Farelaens, de quem nao teve successão.

\* 16 D. Affonso de Noronha, filho quarto de D. Luiz, foy Pagem da lança do Duque D. Theodofio II. Commendador de Murilhe, paffou à India no anno de 1608 com o Vice-Rey Dom Joao Pereira, Conde da Feira, que morreo na viagem, e elle lhe succedeo no governo da Armada, e depois no anno de 1618 voltou à India por Capi-

Capitaő môr. Casou com D. Antonia de Sousa, filha de Pedro Borges de Sousa, e teve

17 D. MARIA DE VILHENA, que casou com

Jeronymo da Cunha.

D. ISABEL DE MENDOÇA, mulher de Jeronymo Ximenes de Aragaó, Fidalgo da Cafa Real, que succedeo no Padroado do Colegio de S. Patricio dos Irlandezes, que seu irmaó Antonio Fernandes Ximenes fundou, e annexou ao seu Morgado, de quem nasceo D. Maria de Mendoça, que soy segunda mulher de D. Martim Assonso de Mello, e soy seu fisho D. Antonio Jorge de Mello, Mestre de Campo dos Auxiliares do Termo de Lisboa, e Governador, e Capitaó General da Ilha da Madeira, que saleceo a 15 de Fevereiro de 1703 sem geraçaó, havendo casado com Dona Joanna Coutinho sua prima segunda, filha de D. Manoel Pereira.

16 D. ANTONIO DE NORONHA, irmaő de D. Affonso, foy o quinto filho na ordem do nascimento, viveo em Villa-Viçosa. Casou com D. Francisca de Noronha, e tiveraő D. Francisco de Noronha, que havendo servido na India, morreo voltando para o Reyno por Capitas da viagem, tendo sido casado com Dona Maria de Sousa, filha de Gaspar Palha

Lobo de Sequeira, sem successão.

\* 15 D. Diogo DE MELLO, filho quarto de Diogo

Diogo de Mello, e de D. Maria Manoel. Casou com Dona Maria de Bracamonte, filha de Duarte Fernandes de Bracamonte, e de Môr Alvim, de quem teve

16 D. Francisco Manoel, que morreo na batalha de Alcacer no anno de 1578 fem deixar successão.

16 D. Gomes de Mello, que tambem faleceo moço sem estado.

16 D. MARIA MANOEL, mulher de Jorge Barreto, Commendador de Panoyas.

16 D. VICENCIA MANOEL, que cafou com Lourenço de Brito, cuja fuccessa na

na

alcancamos.

16 D. MAYOR MANOEL, que nao teve ef-

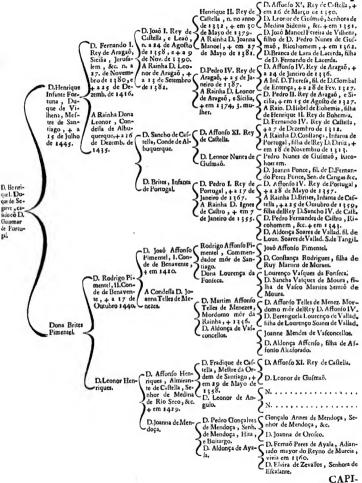

gal

#### CAPITULO IV.

De Dona Guiomar de Portugal, I. Duqueza de Segorbe.

NO Capitulo I. escrevemos, que fora D. Guiomar de Portugal a primeira silha, que procrearao os Condes de Faro, agora veremos a esclarecida posteridade desta Real linha da Salazar, Histor, de la Serenissima Casa de Bragança unida a outra da Real Casa de Lara, tom. 3. Serenissima Cata de Diaganga unua fecundi - Franca, Illustração da Casa de Aragao, que illustrarao com sua fecundi - Franca, Illustração da Casa de Braganga, na Casou D. Guiomar de Portugal com D. Henrique Imhoss, Seemmat. Dede Aragao, que nasceo a 11 de Novembro do an- sideriam, ad I ab. XI. no de 1445, Conde de Ampuria, e I. Duque de Hitt. Genealog, da Ca-Segorbe, que foy Lugar-Tenente, e Capitao Ge- Ga Real Portug. Liv. II. neral do Reyno de Valença, a quem os Reys D. 410 do Tom.I. Joao II. seu tio, e D. Fernando o Catholico, seu primo com irmao, concederao as honras de Infante, pelo que foy chamado o Infante Fortuna. Era filho de D. Henrique, Infante de Aragao, e de Sicilia, Duque de Vilhena, Conde de Albuquerque, e Ampurias, Mestre da Ordem de Santiago, eleito no anno de 1409. Senhor da Cidade de Segorbe. (no Reyno de Valença da Coroa de Aragao) e das Villas de Ledesma, Salvaterra, Miranda de Casta. nhar, Monte-Mayor, Granada, Gallisteo, Meder Tom.IX. Kk lhia.

lhin, Andujar, Truxilho, e Alcaraz, que faleceo a 15 de Julho de 1445, e de sua segunda mulher a Infanta D. Brites Pimentel, silha de D. Rodrigo Assonio Pimentel, II. Conde de Benavente, e de Dona Leonor, silha do Almirante de Castella D. Alonso Henriques, e era o I. Duque de Segorbe, neto delRey D. Fernando I. de Aragao, e de Sicilia, e da Rainha D. Leonor Urraca de Castella, Condessa de Albuquerque, Senhora de Medelhin, e outras muitas terras, silha de D. Sancho de Castella, Conde de Albuquerque, (irmao inteiro del-Rey D. Henrique II. de Castella) e de D. Brites Insanta de Portugal, silha delRel D. Pedro I. de Portugal, e da Rainha D. Ignes de Castro, e desta excelsa uniao nascerao os silhos seguintes:

\* 14 Dom Affonso II. Duque de Segorbe,

com quem se continúa.

\* 14 D. Isabel de Aragao, Duqueza do In-

fantado, como adiante se dirá no 2.1V.

\* 14 D. Affonso de Aragaó, foy II. Duque de Segorbe, Conde de Ampurias, Senhor das Baronias de Navajos, Valle de Uxo, Eslida, Geldo, Suera, Paterna, e Benaguacir, Grao Condeftavel de Aragaó, e Vice-Rey de Valença; faleceo a 16 de Outubro de 1563. Cafou com Dona Joanna Folch de Cardona, III. Duqueza de Cardona, Marqueza de Palhars, Condessa de Prades, Viscondessa de Villamur, Senhora da Baronia de Entença, filha herdeira de D. Fernando Folch, II.

Duque de Cardona, Grao Condestavel, e Almirante de Aragao, Cavalleiro do Tusao de Ouro, e de D. Francisca Manrique sua primeira mulher . filha de D. Pedro Manrique de Lara, I. Duque de Naxera, Conde de Trevinho, &c. Teve a Duqueza D. Joanna mais tres irmas, D. Aldonça de Cardona, que foy Condessa de Lerin, D. Maria de Cardona, Condessa de Oliva, e D. Anna de Cardona, Condessa de Aytona, e por estas quatro silhas he o Duque D. Fernando avô de quasi todos os Grandes de Hespanha, como diz o insigne Mestre da Genealogia Salazar; e deste esclarecido ma. Hist. da Casa de Lara. trimonio teve, entre outras filhas, que nao toma- toma- 148. rao estado, os seguintes:

15 DOM FRANCISCO DE ARAGAO, foy III. Duque de Segorbe, IV. de Cardona, Marquez de Palhars, Conde de Prades, e Ampurias, Grao Condestavel de Aragao, &c. morreo no anno de 1575 sem deixar successão, tendo casado com D. Angela de Cardenas, filha de Dom Bernardino de Cardenas, II. Duque de Maqueda, e de D. Isabel de Velasco sua mulher, filha do Condestavel de Castella.

15 D. GUIOMAR DE ARAGAO, casou com D. Fradique de Toledo, IV. Duque de Alva, de quem foy primeira mulher, e morreo sem succesfaő.

15 D. JOANNA DE ARAGAO, IV. Duqueza de Segorbe.

Tom. IX.

Kkii

D.

# 268 Historia Genealogica

15 D. Isabel de Aragaó, casou com D. Joaó Ximenes de Urrea, III. Conde de Aranda, Visconde de Biota, e de Rueda, Senhor de Alcalaten, Epila, e outras terras do Reyno de Aragaó, e tiveraó entre outros filhos

16 D. Luiz, IV. Conde de Aranda.

D. MARIA DE URREA, casou com D. Diogo Henriques de Gusmao, V. Conde de Alva de Liste, Grande de Hespanha, Senhor de Algorrobilhas, e Carvajales, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe III. Vice-Rey de Sicilia, Mordomo môr da Rainha Dona Margarida de Austria, e nao tiverao successão.

Condes de Aranda.

16 D. Luiz Ximenes de Urrea, foy IV. Conde de Aranda, Visconde de Biota, e Rueda, e dos mais Estados de seu pay, morreo em 6 de Agosto de 1593, prezo no Castello de Coça pelas inquietações, que succederas na Cidade de Saragoça no anno de 1591 por causa do Secretario Antonio Peres. Casou com Dona Branca Manrique de Aragas, que depois de viuva soy mulher de D. Pedro Alvares Osorio, VIII. Marquez de Astorga, e filha de D. Luiz Fernandes Manrique, IV. Marquez de Aguilar, e de D. Anna de Men-

 D. Antonio Ximenes de Urrea, que foy unico, V. Conde de Aranda, Visconde

doça, e tiverao a

de

de Biota, e Rueda, Grande de Hespanha, por merce del Rey Filippe IV. Cavalleiro da Ordem de Santiago. Casou duas vezes, a primeira com D. Luiza de Padilha, filha terceira dos Condes de Santa Gadea, e de Buendia; a segunda com D. Filippa Clavero e Sesse, viuva de Antonio Ximenes de Urrea, Senhor de Berdel: morreo sem successão, nomeando em seu Testamento, como lhe pareceo podia, por herdeiro da fua illustre Cafa. huma das mayores da Coroa de Aragao, a D. Joao de Pallafox e Urrea, primogenito do Marquez de Arica, porém sem esfeito, de que se seguirao grandes pleitos.

\* 15 D. Anna DE ARAGAO, que foy a quarta filha, casou com D. Vespasiano Gonzaga Colona, Duque Soberano de Sabioneta em Lombardia, Principe do Imperio, Duque de Trajeto, e Conde de Fundi, e de outros grandes Estados em Napoles, Cavalleiro do Tufao de Ouro, Vice-Rey de Navarra, e de Valença, Embaixador Extraordinario em Polonia, que morreo a 13 de Março de 1591, de quem foy fegunda mulher, e tinha cafado com a Duqueza Diana de Cardona, filha do Era filho de Luiz Gonzaga e Salazar na Famil, Gon-Conde Colisano. Rodamonte, segundo Conde Soberano de Sabio- 2aga kt. D. neta da soberana Casa de Mantua, que era filho de Luiz, Principe de Bozolo, neto de Joso Francisco Gonzaga, Conde de Sabioneta, filho de Luiz,

Aldimaro , Hiftor. Ge-

me al. da Ca (a Carrafa , tom, 2. pag. 591.

III. Marquez de Mantua, e de Barbara de Brandebourg, filha de Joao, I. Eleitor de Brandebourg, e de Dona Isabel Colona, Duqueza de Trajeto, e Condessa de Fundi, filha herdeira de Vespasiano Colona, Duque de Trajeto, Conde de Fundi, e de Beatriz Apiano, filha do Senhor Soberano de Pomblin, e tiverao

16 Luiz Gonzaga, que morreo em vida de

seu pay.

D. ISABEL GONZAGA COLONA, que succedeo na Casa, e soy Duqueza de Sabioneta, e de Trajeto, Condessa de Fundi, morreo no anno de 1637. Casou em Napoles com Luiz Carrafa, Principe de Estilhano, e do Sacro Romano Imperio, Duque de Mondragon, Grande de Hespanha, Cavalleiro do Tusao, que morreo no anno de 1630, filho de Antonio Carrafa, III. Principe de Estilhano, Duque de Mondragon, Conde de Aliano, Grande de Hespanha, e da Princeza Joanna Colona sua segunda mulher, filha de Marco Antonio Colona, Duque de Talhacofo, e de Paliano, Condestavel de Napoles, General da Igreja, e de Felicia Ursino, irmãa do Duque de Brachiano, e tiverao a

17 D. ANTONIO CARRAFA GONZAGA E CO. LONA, unico filho, succedeo nos Estados de sua may, e morreo em vida de seu pay, soy Duque de Sabioneta, Trajeto, e de Mondra-

gon,

gon, Principe do Imperio, Conde de Fundi, de Carinola, e de Aliano. Casou com D. Elena Aldobrandino sobrinha do Papa Clemente VIII. e irmãa de Margarida Aldobrandino, Duqueza de Parma, mulher do Duque Raynucio, filho de Francisco Aldobrandino, e de Olympia Aldobrandino, e tiveras

18 D. JOSEPH CARRAFA, Duque de Sabioneta, e de Mondragon, Principe do Sacro Romano Imperio, e D. ONOFRE CARRAFA, Conde de Fundi, que morterao mocos.

D. ANNA CARRAFA GONZAGA COLONA DE ARAGAO, unica Princeza de Estilhano. e do Sacro Romano Imperio, Duqueza de Sabioneta, de Trajeto, e de Mondragon, e dos mais Estados desta Casa: e sendo o seu casamento solicitado de Grandes Principes, por ordem del Rey se suspendeo, de sorte, que sem seu consentimento se nao effeitualle, e por elle foy contratada com D. Ramiro Nunes Filippes de Guímao, Duque de Medina de las Torres, e S. Lucar la Mayor, Grande de Hespanha, Marquez de Toral, e de Mairena, Conde de Azarcolhar, Commendador de Val de Panhas, e del Corral Rubio na Ordem de Calatrava, Vice-Rey de Napoles, Theseureiro Geral do Reyno de Aragao, Sumilher de Corps del Rey Filippe IV. do seu Conselho

# 272 Historia Genealogica

lho de Estado. Morreo a 8 de Dezembro de 1668, o qual se achava viuvo de D. Maria de Gusmao, filha unica, e herdeira de Dom Gaspar de Gusmao, Conde Duque de Olivares, que lhe solicitou esta segunda voda, e deste matrimonio nascerao tres filhos.

19 D. NICOLAO MARIA DE GUSMAO CAR-RAFA, foy Principe de Estilhano, Duque de Medina de las Torres, de S. Lucar, de Mondragon, de Tajeto, Soberano de Sabioneta, Principe do Sacro Romano Imperio, Marquez de Toral, e de Mariena, Conde de Fundi, de Carinola, e Azarcolhar, Cavalleiro do Tusao, Thesoureiro do Reyno de Aragao, Alcaide môr de Bom Retiro, Gentilhomem da Camera del Rey Catholico, e do seu Conselho de Estado; morreo a 7 de Junho Casou no anno de 1654 com Dona de 1689. Maria de Toledo, filha de D. Antonio, VII. Duque de Alva, de quem nao teve successao: pelo que os seus Estados em Italia vagarao para a Coroa, e nos de Hespanha lhe succedeo D. Maria de Gusmao e Guevara. Duqueza de Medina Sidonia sua irmãa, filha do terceiro matrimonio do Duque seu pay com D. Catharina Veles de Guevara, IX. Condessa de Unhate, a qual tambem nao teve fuccessão.

19 D. Domingos de Gusmao Carrafa,

ausentou-se de Hespanha por haver morto a D. Gaspar de Moscoso, V. Marquez de Almaçan, das feridas, que recebeo no defafio, que tiverao, fahindo de Palacio em Madrid. na noite de 22 de Mayo de 1664, e se passou a Roma, e morreo em Genova no anno de 1686.

19 D. Annello de Gusmao, foy pelo seu casamento Marquez de Castello-Rodrigo. Grande de Hespanha por casar com D. Leonor de Moura Corte-Real, Marqueza de Castello-Rodrigo, &c. como diremos no Li-

vro IX. Cap. VII.

15 D. MAGDALENA DE ARAGAO, que fegundo a ordem do nascimento, foy quinta filha do Duque de Segorbe D. Affonso. Casou com Dom Diogo Furtado de Mendoça, Principe de Melito, Duque de Franca-Villa, Marquez de Algecilha, Vice-Rey de Aragao, e Catalunha, do Confelho de Estado, e Presidente de Ordens, sem successão. D. JOANNA DE ARAGAO, veyo a succeder na Casa por morte de seu irmao o Duque D. Francisco, sendo casada com D. Diogo Fernandes de Cordova, a quem chamarao o Africano, III. Marquez de Comares, Alcaide de los Donzelles, Senhor de Lucena, Espejo, e Chilkon, Cavalleiro do Tusao de Ouro, que saleceo no anno de 1601. Forao IV. Duques de Segorbe, e de Cardona, &c. e tiverao, além de duas Senhoras, que forao Frei-Tom. IX.

ras, e duas, que nao tomarao estado, os filhos seguintes:

\* 16 D. Luiz Ramon, Conde de Prades.

16 D. AFFONSO DE CORDOVA ARAGAO E CARDONA, morreo tolteiro fervindo em Flandres.

16 D. JOANNA DE ARAGAO, Duqueza de

Sessa, d. II.

16 Dona Anna de Cordova e Aragaó, casou com D. Beltras de la Cueva, VI. Duque de Albuquerque, de quem soy segunda mulher, sem successão.

\* 15 D. Luiz Ramon Folch de Cordova e Aragaó, foy Conde de Prades, e motico em vida dos Duques seus pays no anno de 1596. Casou com D. Anna Henriques de Mendoça, filha de D. Luiz Henriques, VII. Almirante de Castella, e da Duqueza D. Anna de Mendoça, filha de Dom Diogo Furtado de Mendoça, Conde de Saldanha, e procrearaó estes filhos:

\* 17 D. HENRIQUE, V. Duque de Segorbe,

e Cardona, de quem adiante trataremos.

17 D. Luiz DE CORDOVA E ARAGAO, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, Coronel de Infantaria no Estado de Milao, e depois do Regimento das Galés de Hespanha.

" 17 D. JOANNA DE ARAGAO, Duqueza de

Frias, de quem adiante faremos mençao.

17 D. Anna de Aragao, casou com D. Pedro Portocarrero, V. Conde de Medelhim, Vé-

dor da Casa del Rey D. Filippe III. e soy sua segunda mulher, de quem teve os silhos seguintes:

18 D. LUIZ PORTOCARRERO. VI. Conde Condes de Medelhim, de Medelhim, morreo sem estado, nem suc-

cessão.

18 D. Joao Portocarrero, VII. Conde de Medelhim, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Commendador de Socabos, morreo fem fuccessa.

18 D. PEDRO, VIII. Conde de Medelhim.
18 D. Anna Portocarrero, casou com
D. Gonçalo Mexia Carrilho, V. Marquez de
la Guardia, como em seu lugar se dirá.

\* 18 D. PEDRO PORTOCARRERO, succedeo por morte de seus irmãos na Casa, e soy VIII. Conde de Medelhim, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Presidente do Confelho de Indias, e de Ordens, Estribeiro môr da Rainha D. Marianna de Austria, e do Conselho de Estado. Casou tres vezes, a primeira com D. Maria Fernandes de Cordova, filha de D. Affonso, V. Marquez de Priego, e Duque de Feria, e da Marqueza D. Joanna Henriques de Ribera, filha do IV. Marquez de Tarifa, sem successão. Casou segunda vez com D. Maria Brites de Menezes, viuva de D. Miguel Luiz de Menezes seu tio, Duque de Caminha, e filha de D. Luiz de Noronha, VII. Marquez de Villa-Real; e pela sua Tom.IX. Llii

morte, e do Duque de Caminha, esta Senhora estando em Castella tomou estes titulos, e seu marido em razaó delles se cobrio Grande da primeira classe, e tiveraó os silhos, que logo diremos. Por sua morte casou terceira vez com D. Catharina Ponce de Leaó, viuva do Marquez de Carracena, e Fromesta, sem successão, era filha do IV. Duque de Arcos; os filhos do seguindo matrimonio foraó os seguintes:

\* 19 D. Pedro Luitgardo, Duque de Ca-

19 D. RODRIGO GREGORIO PORTOCARRE-RO E NORONHA, foy Abbade mayor da Igreja Collegial de S. Salvador de Xeres, Oydor de Granada, do Confelho de Ordens; morreo em Mayo de 1681.

19 D. JULIANNA THERESA DE MENEZES, casou a primeira vez com D. Francisco Ponce de Leon, V. Duque de Arcos, e a segunda com D. Antonio Sebassiao de Toledo, II. Marquez de Mancera, Grande de Hespanha, Senhor del Marmol, e das Cinco Villas, Alferes mayor de Ubeda, do Conselho de Estado, e Mordomo mór da Rainha D. Marianna de Austria, e de nenhum destes matrimonios teve successão.

19 D. LUIZA FELICIANA PORTOCARRERO, mulher de Dom Francisco de Moncada, V.

M ar•

Marquez de Aytona, succedeo na Casa, co-

mo se verá em seu lugar.

- Dom Pedro Luitgardo de Menezes PORTOCARRERO, IX. Conde de Medelhim. Reposteiro môr delRey Catholico, Gentilhomem da sua Camera, Commendador de Esparragosa de Lares na Ordem de Alcantara. Duque de Caminha, Marquez de Villa-Real, Conde de Alcoutim, de Valença, e de Valadares. Grande de Hespanha. Casou em 4 de Outubro de 1664 com Dona Therefa Maria Manuela de Aragao e Sandoval sua prima segunda, morreo a 3 de Fevereiro de 1708, filha do VI. Duque de Segorbe, e Cardona, e tiverao D. Marcos, Conde de Alcoutim, que viveo nove horas, e Dona Maria de Menezes, que nao chegou a contar hum anno, e morreo ao undecimo mez; estes Senhores depois de estarem casados perto de trinta annos se separarao, sem terem succesfaő.
- \* 17 D. HENRIQUE RAMON FOLCH DE CARDONA ARAGAÓ FERNANDES DE CORDOVA, V.
  Duque de Segorbe, e Cardona, Marquez de Comares, e de Palhars, Conde de Prades, e Ampuris, Visconde de Vilhamur, Condestavel de Aragaó, Alcaide de los Donzelles, Vice-Rey de Catalunha, do Conselho de Estado; morreo no anno
  de 1640. Casou duas vezes, a primeira com D.

  Joanna

Joanna de Roxas, filha de D. Francisco, III. Mar-

quez de Poza, sem successão.

Caíou fegunda vez com D. Catharina Fernandes de Cordova, e Figueiroa, filha de D. Diogo Fernandes de Cordova, IV. Marquez de Priego, Grande de Hefpanha, e de D. Joanna Henriques de Ribera, filha do fegundo Duque de Alcalá, e deste matrimonio nascerao estes filhos:

\* 18 Dom Luiz Ramon, VI. Duque de Se-

gorbe.

Marquez de Povar.

D. PEDRO ANTONIO DE ARAGAÑ, foy Craveiro da Ordem de Alcantara, Gentil-homena da Camera del Rey Catholico, Capitao da sua Guarda Alemãa, Embaixador Extraordinario de Obediencia a Roma, Vice-Rey de Napoles, do Confelho de Estado, Presidente do Confelho de Aragao, e das Cortes daquelle Reyno, e Grande de Hespanha; morreo no primeiro de Setembro de 1690. Casou tres vezes, a primeira com D. Jeronyma de Avila e Gusmao, segunda Marqueza de Povar, titulo, de que D. Pedro usou em quanto durou este matrimonio, filha herdeira de D. Henrique de Avila e Guímao, I. Marquez de Povar, Craveiro da Ordem de Alcantara, Capitao da Guarda Hespanhola, Vice-Rey de Valença, e Presidente do Conselho de Ordens, e de D. Catharina de Ribera, filha de D. Francisco Barroso de Ribera, II. Marquez de Malpica, sem successão.

Casou segunda vez com Dona Anna Fernandes de Cordo-

Cordova sua prima com irmãa, viuva de D. Gomes Soares de Figueiroa, III. Duque de Feria, filha de D. Alonso Fernandes de Cordova e Figueiroa, V. Marquez de Priego, Grande de Helpanha, e de D. Joanna Henriques de Ribera, filha do IV. Marquez de Tarifa, sem successão.

Casou terceira vez no anno de 1680, sendo já muito velho, com D. Anna Catharina de Lacerda, filha de D. Luiz de Lacerda, IX. Duque de Medina Celi, e neta de seu irmas o Duque de Segorbe, e deste matrimonio nasceo D. Manoel de Aragas, que morreo menino: pelo que D. Pedro deixou a su mulher D. Anna por herdeira de sua grande fazenda, e ella passou a segundas vodas com D. Joas Thomás Henriques, Almirante de Castella.

18 D. ANTONIO DE ARAGAŐ, foy Arcediago de Caftro, Conego de Cordova, Cardeal da Santa Igreja Romana creado pelo Papa Innocencio X. a 7 de Outubro de 1647, e morreo a 8 de Outubro do anno de 1650.

18 D. VICENTE DE ARAGAO, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, foy Senhor de varios Lugares no Reyno de Valença, e morreo folteiro fem successão.

18 D. PASCOAL DE ARAGAÖ, foy Arcedia-Salazarna Famil. Gango de Toledo, Presbytero Cardeal do titulo de 22ga ka.D. Santa Balbina, creado a 5 de Abril de 1660, Embaixador em Roma, Vice-Rey de Napoles, Inquisidor Geral de Hespanha, Arcebispo de Toledo, do

do Conselho de Estado, e Junta do Governo daquella Monarchia na menoridade del Rey Carlos II. morreo a 28 de Setembro de 1677.

18 D. Anna Francisca de Aragao, que casou com D. Rodrigo Ponce de Leon, IV. Duque de Arcos.

\* 18 D. CATHARINA FERNANDES DE CORDO-VA E ARAGAÓ, Marqueza del Carpio, por casar com D. Luiz, VI. Marquez del Carpio, como se dirá adiante.

\* 18 D. Luiz Ramon Folch de Cordova e de Cardona, VI. Duque de Segorbe, e de Cardona, Marquez de Comares, e Palhars, Conde de Ampurias, e Prades, Visconde de Vilhamur, Baraó de Entença, Senhor das Cidades de Salsona, e Lucena, de Espejo, Chilon, e outras muitas Villas, Condestavel de Aragaó, Alcaide de los Donzelles, Cavalleiro do Tusaó de Ouro; morreo a 13 de Junho de 1670.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1630 com D. Marianna de Sandoval Padilha e Cunha, III. Duqueza de Lerma, Marqueza de Denia, Vilhamiçar, e Cea, Condessa de S. Gedea, Buen Dia, e Ampudia, Senhora del Val Descaray, Calatanhaçor, Duenhas, e outros muitos Lugares, filha herdeira do II. Duque de Lerma, como diremos no Capitulo VIII. e desta unias nasceras estes filhas:

19 D. Henrique de Aragaó e Sando-

VAL, Conde de Ampurias, nasceo em Março de

1632, e morreo em Novembro de 1637.

19 D. Amerosio de Aragaó e Sandoval, por morte de sua máy succedeo na sua Casa, e soy IV. Duque de Lerma, Marquez de Denia, e Vilhamizar, Conde de Santa Gadea, Buendia, e Ampudia, Adiantado mayor de Castella, Senhor de Valdescaray, e outros muitos Lugares, e Padroados; morreo em Abril de 1660 tendo nove annos.

- 19 D. CATHARINA ANTONIA DE ARAGAÕ SANDOVAL CARDONA CORDOVA MANRIQUE DE PADILHA E CUNHA, succedeo nas grandes Casas. e Estados de seus pays, e foy VII. Duqueza de Segorbe, Cardona, Lerma, Marqueza de Denia, Co. mares, Palhars, Ampudia, Prades, e Ampurias. Viscondessa de Vilhamur, Senhora de Lucena, Salfona, e outras muitas terras, e Estados, Padroados. e regalias, e das dignidades de Condestavel de Aragao, Adiantado mayor de Castella, e Alcaide de los Donzeles, o que junto com o seu esclarecido nascimento a fizerao huma das mayores herdeiras. que teve Hespanha; morreo a 16 de Fevereiro de 1697. Casou com D. Joao Francisco Thomás Lourenço de Lacerda, VIII. Duque de Medina Celi. e de Alcalá, &c. e da esclarecida descendencia deste matrimonio daremos conta no Capitulo VII. deste Livro.
- 19 D. Maria de Aragaő e Sandoval, casou com D. Fernando Joachim Fajardo Reque-Tom. IX. Min sens

fens e Zuniga, VI. Marquez de los Veles, Molina, e Martoreli, Condestavel de Indias, &c. de quem foy primeira mulher, e motreo sem successión no anno de 1686.

19 Dona Theresa Maria Manoel De Aragaó, que como já diffemos cafou em 4 de Outubro de 1662 com o IX. Conde de Medelhim, fem successão.

Condes de S. Estevao del Puerto. Marquezes de Solera.

19 Dona Francisca de Aragaó e Sandoval, Condessa de S. Estevaó del Puerto, morreo apressadamente a 29 de Janeiro de 1697 sendo casada com D. Francisco de Benavides de la Cueva Davila e Corelha, IX. Conde de Santo Estevaó del Puerto, e de Concentaina, Marquez de las Navas, e de Solera, Grande de Hespanha, Caudilho mayor do Reyno de Jaen, Alferes mayor de Avila, Commendador de Mon-Real, e Trese da Ordem de Santiago, Capitaó General da Costa de Granada, Vice-Rey de Sicilia, e Napoles, do Conselho de Estado, Mordomo môr da Rainha Dona Marianna de Austria, e tiveraó estes silhos:

DOM DIOGO DE BENAVIDES E DE LA CUEVA, foy Marquez de Solera, e Coronel de hum Terço de Infantaria no Estado de Milaso, e se achou com o seu Terço no Piamonte, e soy morto a 4 de Outubro de 1693 na batalha de Orbajan, ou como outros lhe chamao de Marselha, sendo já viuvo de D. Theresa de Lacerda e Aragao sua prima com

com irmãa, com a qual havia cafado a 14 de Junho de 1682, filha do IX. Duque de Medina Celi, fem fuccessão.

- 20 D. Luiz de Benavides de la Cueva, foy Arcediago de Alcaraz, e Conego de Toledo, e outros Beneficios, que renunciou, quando fuccedeo na Cafa por morte de seu irmao, foy Marquez de Solera; morreo o primeiro de Julho de 1706, tendo casado com D. Marianna de Borja, filha de D. Pascoal, X. Duque de Gandia, a qual estava contratada para segunda mulher de seu irmao quando o matarao na batalha reserida, mas nao teve successão.
- \* 20 D. MANOEL DE BENAVIDES, X. Conde de Santo Estevas.
  - 20 D. Anna Maria de Benavides e Ara-Gao, foy Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, casou em 25 de Setembro de 1688 com D. Guilhen Ramon de Moncada, VI. Marquez de Aytona, como ditemos aonde tocar.

20 D. Rosa de Benavides e Aragaó, casou no anno de 1694 com D. Luiz de Borja, Marquez de Lombay.

tambem a Igreja, e foy Arcediago de Alcaraz, e Conego na Sé de Toledo, Beneficios, que nelle renunciou o Marquez seu irmao, a Tom.IX.

# 284 Historia Genealogica

quem depois succedeo na Casa, e soy Marquez de Solera, Grande de Hespanha da primeira classe, nasceo a 31 de Dezembro de 1682. Casou a 21 de Dezembro de 1707 com Dona Anna Catharina de la Cueva, Marqueza de Malagon, VIII. Condessa de Castelhar, silha de D. Balthasar de la Cueva, Conde de Castelhar, de quem tem

21 D. Antonio de Benavides, que nafceo a 11 de Setembro de 1715.

I D. FRANCISCA DE BENAVIDES, que nasceo a 10 de Setembro de 1711.

19 Dona Feliche de Aragaó, ultima filha do primeiro matrimonio do VI. Duque de Segorbe D. Luiz Ramon, foy Freira em Lucena. Casou o mesmo Duque segunda vez com D. Maria Theresa de Benavides, que depois soy tambem segunda mulher do Condesavel de Castella, e era filha de Dom Diogo de Benavides de la Cueva, VIII. Conde de Santo Estevas del Puerto, Marquez de Solera, Vice-Rey de Navarra, e do Perú, e de D. Antonia Davila e Corelha sua primeira mulher, Marqueza de las Navas, X. Condessa de Concentaina, e del Risco, e tiveras os filhos seguintes:

19 D. JOACHIM DE ARAGAÖ, que fendo Duque de Segorbe, e successor dos grandes Estados da sua Casa, saleceo a 5 de Março de 1670.

19 D. JOANNA DE ARAGAO E BENAVIDES, cafou

casou em Flandres no principio do anno de 1677 Principes de Ligne. com Henrique Luiz Ernesto, Principe do Sacro Romano Imperio, de Ligne, de Amblife, Grande de Helpanha, Marquez de Roubaix, e de Ville, Conde de Tauquemberghe, e de Nichin, Visconde de Leyden, Barao de Werchin, Beleil, Antoing, Cifoing, Villiers, e Jumon, Soberano de Faigneules, Senhor de Baudour, e de Ponthoir. de Monstreuel, Hauterange, Pomerel, Elignies, e outras muitas terras; primeiro Ber de Flandres, Par Seneschal, e Marichal de Haynaut, Cavalleiro do Tusao, creado no anno de 1687, e depois Governador, e Capitao General da Provincia, e Ducado de Limbourg, que faleceo a 8 de Fevereiro de 1702 em Madrid, e era irmao inteiro de Carlos Joseph, Principe de Ligne, e do Sacro Romano Imperio, que em Portugal pelo seu casamento foy II. Marquez de Arronches com a successão, que se verá em seu lugar, e filhos de Claudio Lamoral, Principe de Ligne, e do Sacro Romano Imperio, &c. e da Princeza Clara Maria de Nassau fua prima, viuva de seu irmao o Principe Alberto Henrique, Senhor de toda esta grande Casa, Cavalleiro do Tusao, Vice-Rey de Sicilia, que fale. ceo no anno de 1641 sem deixar successão, havendo casado a 27 de Novembro de 1634 com a dita Princeza Clara Maria de Nassau, filha de Joao, Conde de Nassau-Dilembourg-Siegen, Principe de Rotenac no Paiz Baixo, Cavalleiro do Tufao, o qual

qual depois de fervir em Hungria, voltando a Flandres, abraçou a Religiao Catholica Romana vivendo feu pay, e paffou ao ferviço do Duque de Saboya no anno de 1644, que o fez Cavalleiro da Annunciada, e Marquez de Cavallic; faleceo no anno de 1638 havendo casado com Ernestina de Ligne, filha de Carlos Henrique de Ligne, Conde de Aremberg. Desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

20 ANTONIO JOSEPH GUISTAIN, nasceo em 1682, Principe de Ligne, de Amblise, e do Sacro Romano Imperio, que fuccedeo a seu pay em todos os seus Estados, achando-se com elle na Corte de Madrid, aonde havia ido acompanhar a El-Rey D. Filippe V. a quem havia assistido na Campanha de Italia de seu Ayde de Campo, e lhe sez merce de hum Regimento de Insantaria Hespanhola em Julho de 1703, e depois faleceo sem ter tomado estado, nem deixar posteridade no anno de 1710.

\* 20 CLAUDIO, Principe de Ligne, com quem fe continúa.

20 FERNANDO, Principe de Ligne, e do Sacro Romano Imperio, foy Capitaó de Cavallos no ferviço de Hefpanha, e fe achou na batalha de Ramillies a 23 de Mayo de 1706, em que fe dislinguio, depois passou ao serviço do Emperador, e foy General dos seus Exercitos no anno de 1724, e Coronel de hum Regimento de Dragoens.

ALBER.

20 Alberto, Principe de Ligne, que fale-

ceo moço.

20 ERNESTO HENRIQUE, Principe de Ligne, que foy bautizado a 22 de Fevereiro de 1702, e faleceo no mez de Setembro de 1710.

20 N. . . . . . DE LIGNE.

20 N. . . . . . . DE LIGNE, que ambos faleceraő de curta idade.

20 GASPAR MELCHIOR BALTHASAR, Princicipe de Ligne, nasceo a 5 de Janeiro de 1691, e

viveo pouco tempo.

MARIANNA ANTONINA, Princeza de Ligne, casou no anno de 1694 com Filippe Manoel, Conde Principe de Hornes, Conde de Baussignies, de Houtkerque, de Bailleul, Grande de Hespanha da primeira classe, Coronel de hum Regimento no ferviço de Hespanha, depois Governador, e Capitao General do Ducado de Gueldres, e Mestre de Campo General dos Exercitos del Rey Catholico; achou-se em diversas occasioens, em que se distinguio, como foy na guerra contra os Turcos, na batalha de Gran, na tomada de Neuhausel, de Callovie, e outras, e foy hum dos Senhores, que acompanharao de Alemanha a Hespanha a Rainha D. Marianna de Neubourg, segunda mulher del-Rey D. Carlos II. que o fez General de Batalha, conservando o seu Regimento, e depois de servir em Flandres, governou as Tropas Hespanholas na Alfacia com o posto de Mestre de Campo General; achou-se com o Duque de Bourgogne no sitio de Brisac, e no de Landau, que mandava o Marechal de Talard; distinguio-se na batalha de Spire no anno de 1703, e continuando a servir em Flandres até a batalha de Ramilli, em que levou sete seridas, sicou prissoneiro dos Altos Alliados: era filho unico de Eugenio Maximiliano, Conde Principe de Hornes, &c. e de Maria Joanna de Croy-Solre, e teve os silhos seguintes:

21 MAXIMILIANO MANOEL, que nasceo em Bruxellas a 31 de Agosto de 1695, Conde, e

Principe de Hornes.

21 ANTONIO JOSEPH, que nasceo a 21 de Novembro de 1698, e foy Barao de Lesdaing, e Capitao de Cavallos Resormado, que morreo a 26 de Março de 1720.

21 N. . . . . . DE Hornes, que casou

com o Marquez de Ghistel.

21 N. . . . . . DE HORNES , que faleceo donzella recollida em Viluorde.

\* 20 CLAUDIO, nasceo em 1683, Principe de Ligne, e de Amblie, e do Sacro Romano Imperio, Grande de Hespanha, Marquez de Roubaix, &c. Primeiro Ber de Flandres, Par, Seneschal, e Marichal de Haynaut, &c. General de Batalha, e Coronel de hum Regimento de Insantaria em Alemanha, Cavalleiro do Tusao de Ouro, nomeado a 23 de Novembro de 1721 Mestre de Campo General dos Exercitos do Emperador, Conselheiro Hono-

Honorario, do Conselho de Estado da Regencia dos Paizes de Flandres Austriacos. Casou a 18 de Março de 1721 com Isabel Alexandrina Carlota, Princeza de Salm, que nasceo a 20 de Julho de 1704, filha de Luiz Otto Ringraff, Principe de Salm, e do Sacro Romano Imperio, e de Albertina Joanninha Catharina, que nasceo Princeza de Nassau-Hadmar, de quem tem

21 LUIZA MARIA CHRISTINA, Princeza de Ligne, que naíceo em Bruxellas a 17 de Fevereiro de 1728.

21 Maria Josefa, Princeza de Ligne, nas-

ceo a 8 de Janeiro de 1730.

- 19 D. MARGARIDA DE ARAGAÕ E BENA-VIDES, foy Dama da Rainha Dona Maria Luiza de Orleans. Cafou no Paço de Madrid a 4 de Março de 1685 com Dom Felix, IX. Duque de Sesta, e foy sua segunda mulher, como adiante se verá.
- 10. D. ANGELA DE ARAGAŐ, ultima filha do VI. Duque de Segorbe, tambem foy Dama com fua irmãa da mefima Rainha. Cafou a 12 de Novembro de 1684 com D. Luiz, VIII. Conde de Altamira, como fe diffe.

#### g. II.

\* 16 D. JOANNA DE CORDOVA E ARAGAO, primeira filha de D. Diogo Fernandes de Cordova, Tom.IX.

e de D. Joanna de Aragao, Duques de Segorbe, e de Cardona.

Casou a 19 de Junho de 1578 com Dom Antonio Fernandes de Cordova Cardona e Requesens seu primo segundo, V. Duque de Sessa, de Balamôs, e de IV. de Soma, Conde de Cabra, de Palamôs, e de Olivito, Visconde de Isnajar, Barao de Belpuch, Linerola, e Calonge, Grande Almirante de Napoles, Embaixador em Roma, Vice-Rey de Sicilia, do Conselho de Estado, Mordomo môr da Rainha D. Margarida de Austria, morreo a 6. de Janeiro do anno de 1615, e tiverao os filhos seguintes:

\* 17 Dom Luiz Fernandes de Cordova; VI. Duque de Sessa.

\* 17 D. FRANCISCO DE CORDOVA, Marquez de Poça.

17 D. FERNANDO DE CORDOVA, foy Abbade de Rutia, Arcediago, e Conego de Cordova, e Camereiro do Cardeal Infante, e teve em D. Anna Boer e Figueiroa a D. Fernando de Cordova e Cardona, Marquez de Belfuerte, e a D. Marianna de Cordova, Condessa de Viraben.

17 D. Gonçalo Fernandes de Cordova, que foy o terceiro na ordem do nascimento, Principe de Maratra, Commendador môr de Montalvao, e Trese da Ordem de Santiago, Alcaide môr de Castelnovo de Napoles, General do Exercito do Palatinado, Governador de Milao, do Conselho

de Estado del Rey D. Filippe IV. e no seu tempo hum dos Generaes de mayor reputação; morreo sem casar, nem successão, aos 16 de Fevereiro de 1645.

17 D. RAMON FOLCH DE CARDONA, foy Commendador del Viso na Ordem de S. Joao.

17 D. JOANNA DE CORDOVA E ARAGAÓ, casou no anno de 1597 com D. Inigo Fernandes de Velasco, IX. Conde de Haro, Commendador de Porteçuelo na Ordem de Alcantara, irmas inteiro da Duqueza de Bragança D. Anna de Velasco, primogenito de D. Joas Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella, VI. Duque de Frias, e da Duqueza D. Maria Giron sua primeira mulher: soy esta Senhora segunda mulher do Conde D. Inigo, e faleceo sem deixar successão; porque supposto, que tiveras filhos, morreras de pouca idade.

17 D. FRANCISCA DE CORDOVA, casou no anno de 1607 com D. Gomes Soares de Figueiroa, III. Duque de Feria, e faleceo em Milao a 15 de

Janeiro de 1623.

\* 17 D. Luiz Fernandes de Cordova Cardona e Requesens, foy VI. Duque de Sessa, de
Baena, e Soma, VIII. Conde de Cabra, e de Palamós, Marquez de Poça, Visconde de Isnajar,
Grande Almirante de Napoles, Baraó de Belpuch,
Linola, e Calonge, Senhor das Villas de Rus, e
Zambra, Dosa Mecia, e Albendin, Commendador de Bedmar, e Albanches na Ordem de SanTom.IX.

tiago: Faleceo em Madrid a 14 de Novembro de 1642.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1598 com D. Maria de Roxas, IV. Marqueza de Poça, filha herdeira de D. Francisco de Roxas, III. Marqueza de Poça, Senhor de Monson, Cavia, Val Despina, Seron, e Santiago de la Puebla, do Confelho de Estado, e Presidente da Fazenda, e de D. Francisca Henriques de Cabrera, filha de D. Luiz Henriques, VI. Almirante de Castella, II. Duque de Medina de Rio Seco. Casou segunda vez com D. Francisca Portocartero, IV. Marqueza de Vilhanueva del Fresno, viuva de D. Antonio de Moscoso, filha de D. Alonso Portocartero, III. Marqueza de Vilhanueva del Fresno, mas deste matrimonio nao teve successão, e do primeiro nascerao so filhos seguintes:

\* 18 D. Antonio Fernandes de Cordova,

VII. Duque de Seffa.

18 D. JOANNA DE ROXAS E CORDOVA, que foy a filha primeira, fuccedeo na Casa de sua may, e soy V. Marqueza de Poça. Casou tres vezes, a primeira com seu tio Dom Francisco de Cordova e Cardona, como se dirá adiante; a segunda com D. Lopo de Mendoça, e Moscoso, IV. Marquez de Almaçan, como se disse no Capitulo VI. deste Livro, pag. 132; e a terceira com D. Diogo de Meria de Gusmao, I. Marquez de Leganhes, Grande de Hespanha, de quem soy segunda mulher, e nao tiverao silhos.

18 D. FRANCISCA DE CORDOVA E CARDO-NA, casou com D. Henrique Pimentel Henriques de Gusmao, V. Marquez de Tavera, como dissemos a pag. 141 deste Livro.

\* 18 D. ANTONIO FERNANDES DE CORDOVA CARDONA E REQUESENS, foy VII. Duque de Sessa, Baena, e Soma, Conde de Cabra, e de Palamôs, Visconde de Isnajar, Grande Almirante de Mapoles, &c. Faleceo a 20 de Janeiro de 1659. Casou em vida de seu pay com D. Theresa Pimentel, filha de D. Antonio Pimentel, IX. Conde de Benavente, a qual ficando viuva gozou as Commendas de Bedmar, e Albanches, que erao de seu marido, que saleceo a 30 de Agosto de 1682, e teve os silhos seguintes:

19 D. Luiz de Cordova, que nasceo Conde de Palamôs, sendo entas seu pay Conde de Cabra, e faleceo menino.

19 D. FRANCISCO FERNANDES DE CORDO-

VA, VIII. Duque de Sessa.

19 D. Gonçalo Fernandes de Cordova, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago com merce da Commenda de Bedmar, e Mestre de Campo de hum Terço de Infantaria no Exercito da Extremadura, e havendolhe huma bala de artilharia quebrado o braço esquerdo no combate do Rio Degebe, de sorte, que soy necessario cortarlho, morreo deste accidente em Evora a 7 de Junho de 1663.

19 D. Diogo Fernandes de Cordova, que

### Historia Genealogica

294

que foy o quarto filho na Ordem do nascimento; foy Marquez de Santilhan, e Conde de Villaumbrosa, Cavalleiro, e Trese da Ordem de Santiago, e Craveiro da de Alcantara, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico sem exercicio, General da Costa de Granada, do Conselho, e Camera de Indias, e ultimamente Presidente do Conselho de Ordens.

Casou duas vezes, a primeira em 2 de Abril de 1661 com D. Maria Baçan, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e filha de Dom Francisco de Benavides e la Cueva, VII. Conde de Santo Estevas del Puerto, Caudilho mayor do Reyno de Jaen, e de D. Brianda de Baçan sua primeira mulher, e prima com irmãa, filha de D. Alvaro de Baçan, I. Marquez de Santa Cruz, General do mar Oceano, e em razas deste matrimonio se lhe deu o titulo de Marquez de Santilhan, Villa, que esta Senhora herdou de sua irmãa a Marqueza de Guadaleacar.

Casou segunda vez com D. Maria Petronilha Ninho de Porres e Henriques, III. Condessa de Villaumbrosa, e Castronuevo, Marqueza de Quintana, viuva de D. Pedro Nunes de Gustaso, III. Marquez de Montalegre, do Conselho de Estado, Presidente de Castella, e hum dos Governadores da Monarchia na menoridade del Rey D. Carlos II. silha herdeira de D. García Ninho de Ribera, II. Conde de Villaumbrosa, Senhor de Nues, e de D. Frantes de Porto de Ribera, II.

Francisca de Porres e Henriques, III. Condessa de Castronuevo, Marqueza de Quintana.

19 D. MARIANNA FERNANDES DE CORDO-VA, casou com Dom Luiz Ignacio Fernandes de Cordova, VI. Marquez de Priego, ¿. III.

19 D. MANUELA DE CORDOVA E CARDONA, casou com D. Fradique de Toledo Osorio, VII. Marquez de Villa-Franca, como diremos adiante.

\* 19 D. FRANCISCO FERNANDES DE CORDOVA CARDONA E REQUESENS, foy VIII. Duque
de Sessa, de Baena, e Soma, X. Conde de Cabra,
de Palamôs, e Vilhalva, Marquez de Tavera,
Visconde de Isinajar, Grande Almirante de Napoles, Commendador de Almagro, e Obreria na
Ordem de Calatrava, Vice-Rey de Catalunha,
Presidente do Conselho de Ordens, Gentil-homem
da Camera del Rey D. Carlos II. e seu Estribeiro
môr, salecco em 12 de Setembro de 1688.

Casou quatro vezes, a primeira em 24 de Fevereiro de 1642 com D. Isabel Fernandes de Cordova e Figueiroa, filha de D. Alonso Fernandes de Cordova, V. Marquez de Priego, Duque de Feria, Cavalleiro do Tusao, e de D. Joanna Henriques lua mulher, irmãa do terceiro Duque de Alcalá, e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes:

20 D. ANTONIO DE CORDOVA E CARDO-NA, que foy Conde de Palamôs, por nascer sendo seu pay Conde de Cabra, e faleceo menino.

20 D. FRANCISCO FERNANDES DE CORDO-

VA, foy Conde de Cabra, e faleceo sem successão no anno de 1685 estando casado com Dona Leonor de Moscoso sua tia, prima com irmãa de seu pay, viuva de D. Gaspar de Haro e Avelhaneda, silha quarta do Marquez de Almaçan.

\* 20 D. FELIX FERNANDES DE CORDOVA E

CARDONA, IX. Duque de Sessa.

Casou segunda vez, atrastrado de huma paixas amorrosa, com D. Mecia de Avalos, filha de D. Pedro de Avalos e Segura, e de Dona Francisca Merino e Aranda, pessoa principaes da Villa de Cabra; porém poucos dias depois de celebrada esta voda o sez separar a violenta authoridade do Duque seu pay: e finalmente, depois de largas contendas, se veyo por sentença a declarar nullo este matrimonio, e esta Senhora se recolheo no Mosteiro das Dominicas de la Rambla, intitulando-se Duqueza de Sessa, até que morreo no anno de 1679, e tiveras

20 Dona Maria Regina, que foy unica, e Freira no Mosteiro das Capuchas de Cordova. Casou terceira vez, sendo viva sua segunda mulher, com D. Anna Pimentel e Henriques sua prima com tirmãa, que por morte de seu pay veyo a ser VI. Marqueza de Tavera, com a successão, que distemos no Capitulo VI. ¿. II. pag. 142 deste Livro. Casou quarta vez em 11 de Dezembro de 1683 com D. Maria Andrea de Gusmão, Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, e sicando viuva casou

casou segunda vez com Dom Joseph Sarmento de Valadares, I. Duque de Atrisco, Grande de Castella, a qual faleceo a 10 de Setembro de 1708, era filha de Dom Manoel de Gusmao e Zuniga, IV. Marquez de Vilhamantique, e Ayamonte, e deste

matrimonio teve os filhos feguintes:

D. MANOEL DE CORDOVA E GUSMAO. que nasceo a 24 de Setembro de 1684, e estando concertado o seu casamento com D. Faustina Dominica de Montesuma Sarmento de Valadares, herdeira do Condado de Montesuma, a qual faleceo contando nove annos, e por sua morte casou na Puebla de los Angeles com sua irmãa D. Melchiora de Montesuma Sarmento de Valadares, IV. Condessa de Montesuma, Viscondessa de Tula, Senhora de la Peça, filha primeira de seu padrasto Dom Joseph Sarmento de Valadares, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que fora Collegial do Collegio mayor de Oviedo na Universidade de Salamanca, e Ouvidor (he Desembargador) de Valhadolid, e do Conselho de Ordens, depois Vice-Rey da Nova Hespanha no anno de 1698, e I. Duque de Atrisco, Grande de Hespanha, e de sua mulher D. Jeronyma de Monteluma e Loaila fua primeira mulher, III. Condessa de Montesuma, filha herdeira de D. Diogo Luiz, II. Conde de Montesuma, e de sua mulher D. Luiza de Loaisa e Mexia, filha de D. Alonfo Jofre de Loaifa, I. Conde del Arco, e de D. Elvira Carrilho fua mulher: era o Conde Tom. IX. Vo D.

D. Diogo Luiz filho de Dom Pedro Thesison , I. Conde de Montesuma, Visconde de Thula em Indias, e Senhor de la Peça em Granada, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e de D. Jeronyma de Castilho e Porres sua mulher, neto de D. Diogo Luiz de Montesuma, e de D. Francisca de la Cueva e Valençuela, e bisneto de D. Pedro de Montesuma. e de D. Maria de Melchachuchi . filha de hum Casique, ou Senhor da Provincia de Yucathan, o qual D. Pedro se diz ser filho de Montesuma, Emperador de Mexico, e de D. Maria, Senhora da Provincia de Thula; pelo que tem na Puebla de los Angeles os Condes de Montesuma quarenta mil patacas todos os annos: porém durou pouco esta uniao, que se celebrou na Puebla de los Angeles em Indias, e esta Senhora voltou com seu pay para Hespanha do Vice-Reynado de Mexico, por haver falecido a 12 de Julho do mesmo anno de 1702, em que cafarao no mez de Mayo; affim ella tornou a cafar com D. Ventura de Cordova, como adiante se dirá.

que nasceo no anno de 1688, e faleceo menino.

20 D. THERESA DE CORDOVA E GUSMAO, nasceo no anno de 1687. Casou com seu sobrinho o X. Duque de Sessa, como se dirá adiante.

\* 20 Dom Felix Fernandes de Cordova Cardona e Requesens, foy IX. Duque de Sefa, de Baena, e Soma, XII. Conde de Cabra, e Pala-

Palamôs, Visconde de Isnajar, Grande Almirante de Napoles, Barao de Belpuch, Commendador de Estriana na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Capitao General das Costas de Andaluzia, morreo em Julho de 1709 de

idade de cincoenta e quatro annos.

Casou duas vezes, a primeira em Madrid a 15 de Agosto de 1678 com Dona Francisca Fernandes de Cordova Portocarrero, III. Condessa de Casa-Palma, e de las Posadas, Marqueza de Guadalca-çar, filha do II. Conde de Casa-Palma, a qual morreo a 12 de Setembro de 1680, deixando huma filha unica

21 DONA FRANCISCA MARIA MANUELA DE CORDOVA PORTOCARRERO E MANRIQUE, IV. Condessa de Casa-Palma, nasceo a 21 de Julho de 1679, casou com Dom Francisco Nicolao de Velasco, IX. Conde de Fuensalida, como diremos.

Casou segunda vez no Paço de Madrid a 4 de Março de 1685 com D. Margarida de Aragas su prima segunda, Dama da Rainha D. Maria Luiza, e silha de D. Luiz, VI. Duque de Segorbe, e de sua segunda mulher a Duqueza D. Theresa de Benavides, filha do VIII. Conde de Santo Estevas, deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

21 D. ANTONIO DE CORDOVA, naíceo a 15 de Dezembro de 1685, e morreo dentro de poucos dias.

Tom.IX.

Oo ii

D.

\* 21 D. FRANCISCO XAVIER, X. Duque de

Seila, e de Baena, &c.

21 D. VENTURA MANOEL DE CORDOVA, nasceo a 6 de Setembro de 1689. Foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, e pelo seu casamento II. Duque de Atrisco, Grande de Hespanha por casar com D. Melchiora Joanna Satmento de Montesuma, II. Duqueza de Atrisco, e IV. Condessa de Montesuma, &c. a qual faleceo em Madrid a 211 de Dezembro de 1717 sem successão, e o Duque seu marido ficando viuvo tomou Ordens, e foy Clerigo, e Abbade de Rutia, Padroado da sua Casa, e faleceo no anno de 1735.

21 D. JOACHIM DE CORDOVA E ARAGAO, nasceo a 20 de Outubro de 1699, morreo de curta

idade.

21 D. Antonio Joseph de Cordova, nasceo a 16 de Abril de 1692, morreo menino.

21 D. JOSEPH DE CORDOVA, nasceo a 29

de Julho de 1694.

21 DOM LUIZ DE CORDOVA E CARDONA,

nasceo em 26 de Junho de 1695.

21 DONA MARIA FRANCISCA DE BORJA DE CORDOVA E ARAGAŐ, naíceo em 10 de Outubro de 1688, caíou com D. Pedro, VIII. Duque de Veragua, entaí o Marquez de Jamaica, como se verá no Livro IX.

21 D. ISABEL ANNA DE CORDOVA, nasceo em 15 de Mayo de 1693, nas elegeo estado.

D.

21 D. MARIA ANNA DE CORDOVA, nasceo em 6 de Setembro de 1696, que tambem nas elegeo estado.

CARDONA, nasceo a 20 de Setembro de 1687 Conde de Cabra, e he X. Duque de Sessa, e Baena, Grande Almirante de Napoles, e herdeiro de toda a mais Casa de seu pay.

Casou com D. Theresa de Cordova e Gusmas sua, irmãa do Duque seu pay, como atraz dissemos, de quem teve

\* 22 D. FRANCISCO XAVIER, Conde de Ca-

bra, com quem se continúa.

22 D. FELIX DE CORDOVA, nasceo a 14 de

Novembro de 1709, faleceo menino.

22 · Dona Ventura DE Cordova, nasceo a 4 de Abril de 1712 · Casou com Dom Ventura de Moscoso Osorio, IX. Conde de Altamira, de quem ficou viuva no anno de 1734, como se disse no Capitulo VII. Parte II. deste Livro pag. 138, e deste matrimonio, de que entao nao sabiamos a successão, nasceo unico

23 DOM VENTURA DE MOSCOSO OSORIO CORDOVA GUSMAN DAVILA E CARDONA, X. Conde de Altamira, VI. Marquez de Legafies, de Poza, S. Roman, Almazan, Mayrena, e Morata, Duque de S. Lucar la Mayor, e de Medina de las Torres, Conde de Monte Agudo, e de Lodofa, Alcaide môr de Buen Retiro, e successor das grandes

des Casas de seus avós; porque a Condessa Dona Ventura sua máy he ao presente presumptiva herdeira, e successora dos X. Duques de Sessa, Baena, e Soma, &c. seus pays.

\* 22 D. FRANCISCO XAVIER FERNANDES DE CORDOVA, nasceo a 2 de Julho de 1706, foy XIII.

Conde de Cabra, morreo em 1734.

Casou duas vezes, a primeira com D. Maria Theresa Pimentel, de quem ficou viuvo a 24 de Dezembro de 1727 com pouco tempo de casado: eta filha de Dom Antonio Francisco Pimentel, XIII. Conde de Benavente, e da Condessa D. Ignacia de Borja, sem successas.

Casou segunda vez com D. Theresa de Gusmao e Guevara, filha de D. Sebastiao de Gusmao Lasso de la Vega Figueiroa Ninho e Henriques, V. Marquez de Monte Alegre, e de Quintana, Conde de los Arcos, de Anhover, e de Castro-Nuevo, &c. Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio, Mordomo môr da Princeza das Asturias D. Maria Barbara, e Sumilher de Corpus do Principe D. Fernando, e de sua mulher D. Melchiora de Guevara Ligni e Tassis, XII. Condessa de Unhate, e de Villa-Mediana, Marqueza de Guevara, &c. e ficando viuva casou depois a 4 de Junho de 1741 com D. Isidro de Lacerda Gonzaga Giron Manrique de Lara, XIII. Conde de Paredes, Marquez de Laguna, Grande de Hespanha, tendo tido de seu primeiro marido a

D.

23 D. Joseph Fernandes de Cordova, que morteo de tenra idade.

#### §. III.

\* 19 D. MARIANNA FERNANDES DE CORDO Marquezes de Priego. VA, filha primeira de D. Antonio, VII. Duque de Sessa, e da Duqueza D. Theresa Pimentel, como atraz fica dito.

Casou em 24 de Fevereiro de 1642 com D. Luiz Ignacio Fernandes de Cordova, e Figueiroa, VI. Marquez de Priego, Duque de Feria, Marquez de Montalvao, de Vilhalva, e de Calada, Conde de Çafra, Grande da primeira classe, Senhor das Casas de Aguilar, e Cordova, e da Cidade de Montilha, Cavalleiro do Tusao, morreo a 22 de Agosto de 1665, e deste matrimonio nascerao

\* 20 D. Luiz, VII. Marquez de Priego, de quem logo daremos noticia.

20 D. AFFONSO DE AGUILAR E CORDOVA, foy Collegial do Collegio mayor de Cuenca em Salamanca, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Conego de Cordova, do Confelho de Ordens, Adminitirador da Comenda de Medina de las Torres na de Santiago, Abbade de Rutia, Cardeal da Santa Igreja de Roma, creado pelo Papa Innoceció XII. em 22 de Julho de 1697, do Confelho de Estado delRey Catholico. Estando nomeado Inquisidor Geral de Hespanha morreo a 19 de Setem-

bro de 1699, tendo quarenta e seis annos de idade.

20 D. ANTONIO DE CORDOVA, foy Collegial do mesmo Collegio, e Conego de Cordova, e renunciando a vida Ecclesiastica foy Conde de Teva, e Marquez de Ardales, por casar com D. Catharina Portocarrero e Gusmao, Senhora dos ditos Estados, e filha de D. Christovao Portocarrero de Gusmao, IV. Conde de Montijo, Marquez de Algava, Grande de Castella, e da Condessa D. Ursula de Lacerda e Leiva sua primeira mulher, com successão.

20 D. Francisco Fernandes de Cordova, Cavalleiro da Ordem de S. Joaó de Malta, Governador de Valença em Lombardia, General da Artilharia, e ultimamente Governador das Armas em Milaó.

20 D. JOANNA FERNANDES DE CORDOVA, casou em 16 de Setembro de 1669 com D. Pascoal Francisco de Borja e Centelhas, X. Duque de Gandia, e da sua posteridade daremos conta em outro lugar.

20 D. THERESA DE CORDOVA, Freira em Santa Clara de Montilha.

20 D. MARIANNA DE CORDOVA, casou em 16 de Janeiro de 1684 com D. Melchior de Gusmas Osorio Davila, XII. Marquez de Astorga, e foy sua segunda mulher com a successaó, que diremos adiante.

D.

20 D. Anna de Cordova.

20 D. MARIANNA DE CORDOVA, Freira no referido Mosteiro de Santa Clara de Montilha.

\* 20 DOM LUIZ FRANCISCO MAURICIO FERNANDES DE CORDOVA FIGUEIROA E AGUILAR, foy VII. Marquez de Priego, de Montalvan, Vilhalva, e Celada, VII. Duque de Feria, Conde de Çafra, Senhor da Cidade de Montilha, &c. Cavalleiro do Tuíao de Ouro, morreo a 23 de Agosto de 1690.

Casou no anno de 1675 com D. Feliche Maria de Lacerda e Aragas, que morreo a 15 de Mayo de 1709, era filha de D. Joas, VIII. Duque de Medina Celi, e da Duqueza de Segorbe e Cardona sua mulher, e tiveras os filhos seguintes:

21 D. MANOEL FERNANDES DE CORDOVA FIGUEIROA E AGUILAR, nasceo a 25 de Dezembro de 1679, foy VIII. Marquez de Priego, Duque de Feria, &c. e Senhor de toda a mais Casa de seu pay, morreo sem casar tendo vinte e hum anno de idade, em o mez de Iunho de 1700.

\* 21 D. NICOLAO, IX. Marquez de Priego, adiante.

21 D. Luiz de Cordova e Figueiroa.

21 D. MARIA DA ENCARNAÇÃO DE COR-DOVA, Condessa de Oropeza, mulher de D. Pedro Vicente, X. Conde de Oropeza, com a esclarecida successão, que escrevemos no Capitulo V. deste Livro Parte I.

Tom.IX.

Pp D.

## Historia Genealogica

D. NICOLAO FERNANDES DE CORDOVA FIGUEIROA AGUILAR DE LACERDA ARAGAO HEN-RIQUES DE RIBERA CORDOVA E CARDONA, IX. Marquez de Priego, de Montalvan, Vilhalva, Celada, de Denia, de Tarifa, de Alcalá, de Cogulhudo, de Cea, de Vilhamizar, de Comares, e de Palhares, X. Duque de Medina Celi, de Alcalá, IX. de Segorbe, de Cardona, e de Feria, Conde de Cafra, VIII. Conde de Santa Gadea, de Ampurias, Prades, Puerto de Santa Maria, Buendia, Ampudia, e Molares, Visconde de Vilhamur, Barao da Entença, Senhor das Cidades de Montilha, de Solfona, e Lucena, e das Villas de Espejo, Chillon, Duenhas, Valdescaray, das onze Villas das Beathrias de Campos, e de outras muitas, Adiantado mayor de Castella, Condestavel de Aragao, Adiantado, e Notario mayor de Andaluzia, Alcaide de los Donzelles, nove vezes Grande em Hespanha, e Senhor de todos os mais Estados, e prerogativas de todas estas esclarecidas Casas.

Casou em 30 de Setembro de 1703 com D. Jeronyma Espinola sua prima com irmãa, filha de D. Filippe Antonio Espinola, IV. Marquez de los Balvases, Duque de Sesto, &c. e da Marqueza Dona Isabel Maria de Lacerda, filha de D. Joao Francisco de Lacerda, VIII. Duque de Medina Celi, e de Alcalá, e de D. Catharina Antonia, VIII. Duqueza de Segorbe, e Cardona, como fe verá no Capitulo VIII. e deste esclarecido matrimonio tem D.

os filhos seguintes:

\* 22 D. Luiz Antonio Fernandes de Cordova, XI. Duque de Medina Celi, com quem se continúa.

21 D. Maria Feliche de Cordova, nafceo a 30 de Outubro de 1705. Casou a 10 de Agosto do anno de 1728 com D. Joseph Velês de Guevara e Gusmao, XIII. Conde de Unhate.

21 D. FILIPPE ANTONIO DE CORDOVA, nasceo a 9 de Janeiro de 1708.

21 D. THERESA FRANCISCA DE CORDOVA, nasceo a 27 de Mayo de 1713, he Duqueza de Fernandina.

# 22 D. Luiz Antonio Fernandes Figuri. ROA LACERDA ARAGAO ESPINOLA CARDONA SANDOVAL PADILHA RIBEIRA E CUNHA, nasceo a 20 de Setembro de 1704, he XI. Duque de Medina Celi, Segorbe, Feria, Cardona, e Alcalá, Marquez de Priego, Denia, Comares, Pallares, Villamizar, Vilhalva, e Celada, Conde de Santa Ga. dea, Buendia, Prades, del Puerto de Santa Maria, e los Molares, Visconde de Villamur, Barao de Entenza, Senhor de Solfana, Lucena, &c. Condestavel de Aragao, Adiantado mayor de Castella, Adiantado, e Notario mayor de Andaluzia, Alcaide de los Donzelles, &c. Gentil-homem da Camera com exercicio del Rey D. Filippe V. Capitao da Guarda dos Alabardeiros, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro.

Casou no anno de 1722 com D. Theresa de Mon-Tom.IX. Pp ii cada

Marquezes de Poça, e

cada e Benavides Portocarrero Menezes e Noronha, VII. Marqueza de Aytona, e de Villa-Real, e la Puebla, Duqueza de Caminha, Condessa de Offona, Valença, e Valadares, Viscondessa de Cabrera, e Bás, Baroneza de la Laguna, &c. filha, que veyo a ser herdeira dos VI. Marquezes de Aytona, &c. D. Guilhen, e D. Anna de Benavides, como adiante se verá, e desta esclarecida uniao tem os filhos seguintes:

Dom Pedro Fernandes de Cordova 23 FIGUEIROA MONCADA ARAGAO CARDONA SAN-DOVAL MENEZES E NORONHA, Marquez de Cogulhudo, de Montalvao, de Tarifa, Conde de Ampurias, de Cafra, e Alcoutim, &c.

23 D. CAETANO FERNANDES DE FIGUEIROA E LACERDA.

Almaçan, e a outra com o I. Marquez de Leganes, como já se disse, e deste matrimonio nasceo unica

D. MARIA DO ROSARIO DE FIGUEIROA.

D. Anna de Figueiroa. 23

D. FRANCISCO DE CORDOVA, filho ulti-Leganes. mo do V. Duque de Sessa D. Antonio, e da Duqueza D. Joanna de Cordova e Aragao, como difsemos, foy V. Marquez de Poça por casar com fua fobrinha a Marqueza de Poça Dona Joanna de Roxas e Cardona, filha de seu irmao VI. Duque de Sessa, e de sua primeira mulher D. Maria de Roxas, IV. Marqueza de Poça, e ficando viuva casou duas vezes, huma com o IV. Marquez de

D.

18 D. FRANCISCA DE CORDOVA, VI. Marqueza de Poça, que casou com D. Gaspar Maria de Guímao, II. Marquez de Leganes, e de Marata, Grande de Castella, Commendador môr de Leao, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio, Governador de Orao, Vice-Rey de Valença, aonde morreo em 31 de Dezembro de 1666, o qual era filho de seu padrasto Dom Diogo Mexia Filippes de Gusmao, I. Marquez de Leganes, Grande de Castella, Visconde de Butarque, Senhor das Villas de Valverde, Vilhal del-Rey, Belilha, e Vacia-Madrid, Commendador môr de Leao, Trese da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio, do seu Conselho de Estado, Governador de Milao, General da Artilharia de Hespanha, General do Exercito da Extremadura, e de Catalunha, Vicario General da pessoa del Rey Catholico, Presidente dos Conselhos de Flandes, e de Italia; e da Marqueza D. Policena Espinola sua primeira mulher, filha de Ambrosio Espinola, Marquez de los Balvases, Grande de Hespanha, Duque de Sesto, Cavalleiro do Tusao de Ouro, do Conselho de Estado, General do Exercito de Flandes, e do Palatinado, Governdor de Milao, e tiverao

19 D. Diogo Filippes de Gusmaő e Mexia, filho unico, foy III. Marquez de Leganes, e de Mairena, Duque de S. Lucar la Mayor, Conde de Azarcolhar, Commendador môr de Leaő, General

neral da Artilharia de Hespanha, Gentil-homem da Camera del Rev Catholico com exercicio, e tinha occupado os póstos de General da Cavallaria, e Governador do Exercito de Catalunha, Vice-Rey de Navarra, e Catalunha, e Governador de Milao. Casou com D. Jeronyma de Benavides, filha de D. Diogo de Benavides de la Cueva, VIII. Conde de Santo Estevao del Puerto, Grande de Hespanha, e de D. Antonia Davila e Corelha, Marqueza de las Navas, Condessa de Concentaina, e del Risco, fua primeira mulher, de quem nao teve fuccessao. 18 D. CATHARINA FERNANDES DE COR-DOVA E ARAGAO, filha segunda de D. Henrique, V. Duque de Segorbe, e da Duqueza D. Catharina Fernandes de Cordova fua fegunda mulher, como fica escrito. Casou com D. Luiz Mendes de Haro e Guímao, VI. Marquez del Carpio, e de Heliche, Conde Duque de Olivares, Duque de Montoro, Conde de Merente, Grao Chanceller de Indias, Commendador mor de Alcantara, Gentil-homem da Camera del Rey Filippe IV. seu Es-

Marquezes del Carpio, Condes Duques de Olivares.

> lissimo de suas Armas, seu primeiro Ministro, morreo a 26 de Novembro de 1661, e tiveras \* 19 D. GASPAR DE HARO, VII. Marquez del Carpio, de quem logo daremos noticia.

> tribeiro môr, do seu Conselho de Estado, Genera-

19 D. Joad Domingos de Haro e Gus-Mao, foy pelo feu cafamento Conde de Monte-Rey, Grande de Hespanha, &c. Commendador mor

nor

môr de Castella na Ordem de Santiago, e Trese della, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Vice-Rey de Catalunha, Governador dos Paizes Baixos, do Conselho de Estado, e Presidente do de Flandes. Casou com D. Ignes Francisca de Zuniga e Fonseca, VI. Condessa de Monte-Rey. de Ayala, e de Fuentes, Marqueza de Tarafona, e Baroneza de Maldeghem, filha herdeira de D. Fernando de Ayala Fonseca e Toledo, III. Conde de Ayala, Senhor de Coca, Alaejos, Vilhoria, e Doncos, Commendador dos Bastimentos de Castella, e Trese da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, do seu Confilho de Estado, Vice-Rey de Sicilia, e da Condessa D. Isabel de Zuniga, e Claerhout, Marqueza de Tarasona, Baroneza de Maldeghem, sua primeira mulher, filha herdeira de D. Balthasar de Zuniga, Commendador môr de Leao, Embaixador em Flandes, França, e Alemanha, do Confelho de Eftado, Ayo, e Mordomo môr delRey D. Filippe IV. e de Odilia Francisca de Claerhout, filha de Lamoral de Claerhout, Barao de Maldeghem, Senhor de Pithem, Vekerke, e de Francisca Ogories, pessoas illustres em Flandes; D. Balthasar foy tio, irmao da may do Conde Duque, e filho fegundo de D. Jeronymo de Azevedo e Zuniga, IV. Conde de Monte-Rey.

19 D. Antonia de Haro e Gusmao, cafou com Dom Gaspar Joao Assonso Peres de Gusmao, mao, X. Duque de Medina Sidonia, e nao tiverao filhos.

19 D. Manoela de Haro e Gusmaó, cafou com D. Gaspar Vigil Pimentel e Quinhones e Benavides, Conde de Luna, Marquez de Javalquinto, e Villa-Real, e nao tiverao successaó, morreo a 19 de Junho de 1682.

19 D. Maria de Haro e Gusmaő, teve a Commenda mayor de Castella na Ordem de Santiago. Casou em 15 de Agosto de 1666 com D. Gregorio Maria da Sylva, entaő Conde de Saldanha, Marquez de Algecilha, e depois Duque do Insantado, e Pestrana, morteo no anno de 1693, e a Commenda mayor passou a seu irmaő o Conde de Monte-Rey, e da sua successão diremos em outra parte.

\* 19 D. GASPAR DE HARO E GUSMAÖ, foy VII. Marquez del Carpio, e de Eliche, Conde Duque de Olivares, Duque de Montoro, Conde de Morente, Graó Chanceller de Indias, Commendador môr de Alcantara, Alcaide môr de Cordova, de Sevilha, e de Moxacar, Meirinho môr da Inquifição de Cordova, Monteiro môr del Rey, e Gen-Port, Roft. tom. 1.8148, til-homem de sua Camera. Achou-se na batalha do

pag. 456 , e liv. 12.

Ameixial, em que ficou prisioneiro a 8 de Junho de 1663, e esteve em Portugal até se ajustar a paz com Castella, para a qual soy nomeado por El-Rey Catholico por seu Plenipotenciario no anno de 1668. Depois soy seu Embaixador em Roma, e do

e do seu Conselho de Estado, morreo a 16 de Novembro de 1687 tendo casado duas vezes, a primeira com Dona Antonia Maria de Lacerda, que morreo a 16 de Junho de 1670 sem successão, e era filha de D. Luiz, VII. Duque de Medina Celi. Casou segunda vez em o anno de 1671 com Dona Theresa Henriques de Cabrera, que depois de viuva casou com D. Joachim Ponce de Leon, VII. Duque de Arcos, era filha de Dom Joas Gaspar Henriques de Cabrera, X. Almirante de Castella, a qual morreo a 5 de Abril de 1716, tendo tido de

feu primeiro marido unica filha

20 D. CATHARINA DE HARO E GUSMAO. VIII. Marqueza del Carpio, Condessa Duqueza de Olivares, de Montoro, Condessa de Monte-Rey, &c. succedeo em toda a Casa de seu pay, excepto na Commenda mayor de Alcantara, que El-Rey deu a D. Josefa Antonia de Portugal, filha primeira do IX. Conde de Oropeza, e tendo nascido a 13 de Março do anno de 1672 faleceo em Outubro de 1733. Casou em 28 de Fevereiro de 1688 com Dom Francisco de Toledo, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera del Rey, que por este casamento soy Marquez del Carpio, e Eliche, Conde Duque de Olivares, tres vezes Grande de Hespanha, Grao Chanceller de Indias, &c. e depois X. Duque de Alva, e Senhor de toda aquella grande Cafa, e tiverao os filhos seguintes:

Tom.IX,

Qq

D.

D. Joseph Gabriel De Haro e Gus-MAO, que nasceo a 18 de Março de 1689 Conde de Morente, morreo menino.

21 D. FRANCISCA, que nascendo a 4 de Ou-

tubro de 1700, morreo a 20 de Julho de 1706.

21 D. MARIA THERESA DE HARO E TO-LEDO, nasceo a 18 de Dezembro de 1691 Condessa de Morente, e de Fuentes, Marqueza de Eli-

che, successora desta grande Casa.

Casou a 8 de Dezembro de 1712 com D. Manoel Maria Joseph da Sylva, X. Conde de Galve, Commendador môr de Castella, que nasceo a 18 de Outubro de 1677, filho de D. Gregorio Maria, IX. Duque do Infantado, e Pestrana, e de D. Maria de Haro, filha de D. Luiz de Haro, VI. Marquez del Carpio, como se verá adiante no Capitulo VII. e deste matrimonio nascerao

22 Dom Joachim, nasceo em o primeiro de

Outubro de 1713, e morreo no anno de 1715.

22. D. FERNANDO DA SYLVA TOLEDO BE-AUMONT, que nasceo no anno de 1715 Duque de Huescar, de quem se fez mençao no Capitulo V. deste Livro pag.35.

D. MARIA THERESA, que nascendo no

anno de 1716, nelle mesmo morreo.

D. MARIA THERESA DE HARO E GUS-MAO, casou com D. Jayme Stuard Portugal e Co. lon, XI. Duque de Veragua, como se dirá no Livro IX.

D.

22 D. MARIANNA DA SYLVA E TOLEDO. está concertada a casar com D. Pedro de Alcanta. ra de Gusman el Bueno, XIV. Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla, Gentil-homem da Ca-

mera com exercicio delRey D. Filippe V.

\* 17 D. JOANNA DE CORDOVA E ARAGAO, Condestaveis de Caffilha primeira de D. Luiz, Conde de Prades, e da Condessa Dona Anna Henriques, como fica dito. Casou com D. Joao Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella, VI. Duque de Frias, VIII. Conde de Haro, Camereiro môr del Rey Catholico, do seu Conselho de Estado, Presidente do de Italia, Governador de Milao, Embaixador Extraordinario em Roma, e Inglaterra, que faleceo a 15 de Março de 1613, de quem foy segunda mulher, por ter já fido casado primeira vez com D. Maria Girao, filha de D. Pedro I. Duque de Uffuna, de quem nasceo D. Anna de Velasco, Duqueza de Bragança, mulher de D. Theodosio II. do nome, Duque de Bragança, e deste segundo matri-

\* 18 D. BERNARDINO, Condestavel de Castel.

la, VII. Duque de Frias.

monio teve os filhos feguintes:

18 DOM LUIZ DE VELASCO, Marquez del

Fresno, de quem se fará memoria adiante.

D. MARIANNA DE VELASCO, casou no anno de 1630 com D. Antonio Alvares de Toledo Beaumont Henriques de Cabrera, naquelle tempo VI. Marquez de Vilhanueva del Rio, e depois Tom.IX. Qqii VII.

tella , Dujues de Frias.

VII. Duque de Alva, e da sua illustre posteridade

daremos noticia em outro lugar.

Dom Bernardino Fernandes de Ve-LASCO, foy Condestavel de Castella, VII. Duque de Frias, Marquez de Berlanga, Conde de Haro, Commendador de Yeste, e Trese da Ordem de Santiago, Camereiro môr, Copeiro môr, e Caçador môt del Rey Catholico, General de Castella a Velha, e Governador de Milao, morreo em 31 de Março de 1652. Casou a primeira vez com Dona Isabel de Gusmao, irmãa de D. Ramiro Nunes de Gusmao, I. Duque de Medina de las Torres, filha de Gabriel Nunes de Gusmao, Marquez de Toral, e de D. Francisca de Gusmão sua mulher, e prima com irmãa, filha de seu tio D. Ramiro Nunes de Guímao, Senhor de Monte Alegre, e Menezes, e de D. Marianna de Roxas sua terceira mulher, silha de D. Sancho de Roxas, II. Marquez de Poça, e tiverao a successão seguinte. Por morte desta mulher casou segunda vez com D. Maria Henriques Sarmento de Mendoça, viuva do III. Marquez de Jodar, e irmãa de D. Manoel Gomes Manrique de Mendoça Sarmento de los Cobos, IV: Marquez de Camaraça, Grande de Hespanha, e della nao teve filhos, e do primeiro matrimonio os que se seguem:

\* 19 DOM INIGO MELCHIOR FERNANDES DE VELASCO E TOVAR, succedeo na Casa, soy Condesavel de Castella, VIII. Duque de Frias, Con-

de de Haro, Marquez de Berlanga, Commendador de Usagre, e Trese da Ordem de Santiago, Gentilhomem da Camera delRey Catholico, feu Mordomo môr, e do seu Conselho de Estado; havendo fido General da Cavallaria de Catalunha, Governador de Galliza, e de Flandes, da Junta do Governo da Monarchia na menoridade del Rey Carlos II. e Presidente do Conselho de Ordens, morreo em 29 de Setembro de 1696. Casou duas vezes, a primeira com Dona Josefa de Cordova, filha de D. Alonso Fernandes de Cordova e Figueiroa, V. Marquez de Priego, Duque de Feria, &c. e da Marqueza D. Joanna Henriques de Ribera, irmãa do III. Duque de Alcalá, Marquez de Tarifa, &c. de quem nao teve successao; e casou segunda vez com D. Maria Theresa de Benavides, viuva do VI. Duque de Segorbe e Cardo. na, filha do VIII. Conde de Santo Estevao, a qual depois foy Camereira môr da Rainha D. Marianna de Baviera, de quem teve

D. Maria de Velasco e Tovar, que foy unica, succedeo a seu pay no Marquezado de Berlanga, e mais bens, e Morgados, que nao erao de rigorosa agnação. Casou no anno de 1695 com Dom Francisco Maria de Paula Telles e Giron, VI. Duque de Usuna, que por este casamento soy tambem Marquez de Berlanga, como veremos em seu lugar.

20 D. FRANCISCO DE VELASCO, filho illegitimo gitimo do Condestavel D. Inigo, soy Governador, e Capitao General de Ceuta, Vice-Rey de Catalunha. Casou em Sevilha com D. Anna Centera, de quem teve a

21 D. INIGO DE VELASCO, Marquez de Caltojar, Capitao das Guardas Hespanholas, e Briga-

deiro dos Exercitos delRey Catholico.

E em huma Dama Flamenga a

21 D. MARIA FRANCISCA DE VELASCO, que casou com D. Sidro Casado, Marquez de Monteleon, Enviado na Republica de Genova, Plenipotenciario na Paz de Utrecht, Embaixador Extraordinario a Inglaterra, Plenipotenciario aos Principes de Italia, nomeado Embaixador em Veneza, aonde faleceo a 11 de Novembro de 1733, tendo os silhos seguintes:

22 DOM PEDRO CASADO E VELASCO, II.
Marquez de Monteleon, do Conselho de Indias, que casou com D. Isabel Piscator, filha de D. Silvio Piscator, Marquez a Santo
André, do Conselho da Fazenda, e de sua
mulher D. Laura Piscator, Açasata da Rainha D. Isabel Farnese: e annulando-se o matrimonio, casou D. Isabel novamente com D.
Luiz Yopulo Spadasora, III. Duque de S.
Braz, a quem ElRey Catholico concedeo o
tratamento de Grande, Coronel do Regimento de Cavallaria de Bourbon, Brigadeiro dos
Exercitos delRey Catholico, e morreo das
feridas,

feridas, que recebeo em Oran no combate do dia 16 de Julho de 1752, deixando por successor a D. Pedro Yopulo, IV. Duque de S. Braz. E sua mulher tornou a casar com seu cunhado irmas de seu marido D. Diogo Yopulo, General de Batalha, Exento das Guardas de Corpo del Rey Catholico, e do Conselho de Indias, com successão.

22 D. Francisco Casado e Velasco, do Confelho de Indias, cafou com Dona Maria Francisca del Rio, filha de D. Joaó del Rio, Marquez de Campoflorido, Presidente do Conselho da Fazenda, Secretario de Estado, e do Despacho Universal, parte da Fazenda, &c. e ficando viuvo casou segunda vez com D. Francisca de Ulhoa e Estrada, de quem nao tem successão.

22 D. ANTONIO CASADO E VELASCO, Enviado del Rey Catholico aos Circulos da Baixa Alemanha, e Hamburgo. Cafou em Dinamarca com Anna Huguetan, filha do Conde de Gildestein, com filhos.

22 D. CATHARINA CASADO E VELASCO, casou com o Conde Quaranta Zambecari, Senador de Bolonha.

22 D. THERESA CASADO E VELASCO, cafou com o Marquez Orrigoni em Milao.

\* 19 D. FRANCISCO BALTHASAR, Marquez de Jolar.

#### Historia Genealogica

D. ANDREA DE VELASCO, de quem logo se dirá.

Duques de S. Lucar.

320

D. JOANNA DE VELASCO, foy Adminif-19 tradora perpetua da Commenda mayor de Alcanizas na Ordem de Calatrava, e na de Vilhanueva de la Fuente na Ordem de Santiago, morreo a 20 de Outubro de 1688.

Casou tres vezes, a primeira no anno de 1642 com D. Henrique Filippes de Gusmao, Marquez de Mairena, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, filho illegitimo de D. Gaspar de Gusmao, Conde Duque de Olivares, e por sua morte, II. Duque de S. Lucar, e Conde de Azarcolhar, de quem teve

20 DOM GASPAR FILIPPES DE GUSMAÑ E VELASCO, III. Duque de S. Lucar, Conde de Azarcolhar, Marquez de Mairena, morreo menino em 28 de Fevereiro de 1648.

Casou segunda vez com D. Assonso Melchior Telles Giron e Pacheco, filho herdeiro do II. Conde de la Puebla de Montalyan, com successão, que se dirá em seu lugar.

Casou terceira vez no anno de 1651 com D. Joao Henriques de Almança Borja Inga e Loyola, VIII. Marquezes de Alçani, Marquez de Alcanizas, e de Oropeza, Conde de Almança, Grande de Hespanha, Senhor da Casa de Lovola, Commendador môr de Alcanhiz na

Ordem de Calatrava, irmao de Dona Francisca Henriques primeira mulher de Dom Luiz de Me-

nezes.

nezes, Senhora da Casa de Tarouca, de quem te-ve

20 D. THERESA HENRIQUES, VIII. Marqueza de Alcanizas.

de Janeiro de 1661, foy Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, e da Rainha D. Marianna de Baviera. Cafou a 24 de Novembro de 1703 com D. Ifidro de la Cueva e Henriques, V. Marquez de Bedmar, Vice-Rey de Sicilia, do Confelho de Estado, Presidente do de Ordens, de quem soy segunda mulher.

20 D. THERESA HENRIQUES DE ALMANÇA E BORJA, foy IX. Marqueza de Alcanizas, III. de Oropeza, Condessa de Almança, e Senhora da Casa de Loyola, morreo em 1713. Casou com D. Luiz Henriques de Cabrera, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. e por este casamento Marquez de Alcanizas; e depois por morte do Almirante Dom Joao Thomás seu irmao, Duque de Medina do Rio-Seco, Conde de Modica, Osona, e Melgar, &c. e morreo em Outubro do anno de 1711.

21 D. PASCOAL HENRIQUES DE CABRERA BORJA INGA E LOYOLA, nasceo em Miyo de 1682, VIII. Duque de Medina de Rio-Seco, X. Marquez de Alcanizas, IV. de Oropeza, Conde de Modica, de Melgar, Rue-Tom.IX. Rr da,

### 322 Historia Genealogica

da, e Almança, Senhor da Casa de Loyola. Casou a 25 de Agosto de 1709 com D. Jose. fa Pacheco sua prima com irmãa, filha de D. Joao Francisco Pacheco Telles Giron, III. Conde de la Puebla de Montalvan, Senhor de Galbes, e Jumela, Gentil-homem da Camera delRey Catholico D. Carlos II. com exercicio, Governador, e Capitao General de Galliza, Vice-Rey de Sicilia, Embaixador em Roma, do Conselho de Estado, depois Cavalleiro da Ordem do Santo Espirito, e Plenipotenciario a Italia, e de sua mulher Dona Isabel Maria Telles Giron e Sandoval, IV. Duqueza de Useda, Marqueza de Belmonte. e faleceo o Duque Dom Pascoal no anno de 1739 fem filhos.

21 D. MARIA DE LA ALMUDENA HENRI-QUES, que succedeo a seu irmas, he IX. Duqueza de Medina de Rio-Seco, XI. Marqueza de Alcanizas, V. de Oropeza, Condessa de Modica de Melgar, &c. e de todos os mais Estados destas grandes Casas, a qual nas tem tomado estado, vivendo com tas piedoso, e exemplar modo de vida, que se sez universal acredora de toda a veneraças daquella Corte.

Marquezes de Jodar.

\* 19 D. FRANCISCO BALTHASAR DE VELAS-CO E TOVAR, filho segundo do Condestavel Dom Bernardino, e de sua primeira mulher D. Isabel de Gusmao, foy Commendador de Yeste, e Taivella

na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, e pelo seu casamento, IV.

Marquez de Jodar.

Casou com D. Maria Catharina de Carvaial e Osorio, Marqueza de Jodar, filha herdeira de D. Miguel de Carvajal Mexia e Oforio, III. Marquez de Jodar, Senhor de Vilharim, Alameda, Tovaruela, e Balmes, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera do Infante Cardeal, e do Confelho Real, e Camera de Castella, e de Dona Marianna Henriques Sarmento de Mendoça fua mulher, que depois o foy segunda do Condestavel D. Bernardino, filha de Dom Diogo Sarmento de Mendoca, IX. Conde de Ribadavia, Adiantado mayor de Galliza, Senhor de Macientes, &c. e de D. Isabel Manrique de Mendoça, Condessa de Castro, e Villacopeque, filha herdeira de D. Gomes Manrique de Mendoça, VI. Conde de Castro Xeris, e I. de Villacopeque, Senhor de Austudilho, &c. Mordomo môr delRey D. Filippe IV. e tiverao os filhos feguintes:

\* 20 D. JOSEPH, IX. Condestavel de Castella.

20 D. Manoel DE VELASCO E CARVAJAL, Coronel de hum Regimento de Infantaria em Milao, e morto na guerra de Piamonte a 4 de Outubro de 1691.

20 D. ISABEL DE VELASCO E CARVAJAL, casou com D. Balthasar Gomes Manrique de Mendoça de los Cobos e Luna, V. Marquez de Cama-Tom.IX.

Ri ii raça,

raça, Grande de Hespanha, IX. Conde de Castro, de Ricla, e de Villaçopeque, Cavalleiro do Tusao, Gentil-homem da Camera delRey Catholico, General das Galés de Napoles, e das de Hespanha, e duas vezes Vice-Rey de Aragao, primo com irmao de sua máy, e filho de Dom Manoel Gomes Manrique de Mendoça Sarmento de los Cobos e Luna, IV. Marquez de Camaraça, Grande de Hespanha, Conde de Villadavia, &c. Vice-Rey de Sardanha, e de D. Isabel Portocarrero e Luna fua mulher, que depois soy Camereira môr da Rainha D. Marianna de Austria, e nao tiverao silhos.

20 D. MARIA VICTORIA DE VELASCO, cafou duas vezes, a primeira com D. Joseph Sarmento Ysasti e Zuniga, IV. Conde de Salvaterra, e
Pie de Concha, e a segunda com Dom Joseph de
Mendoça Ybanhes de Segovia, IX. Conde de Tendilha, e de ambos com successão, que adiante se dirá neste Livro, e no IX.

20 D. MANUELA DE VELASCO, Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans; morreo defgraçadamente da quéda de hum cavallo a 17 de Outubro de 1682 de idade de dezafete annos.

\* 20 D. Joseph de Velasco e Carvajal; succedeo na Casa de sua may, e por morte do Condestavel seu tio na sua Casa, e Morgado, a que estas vinculados os Titulos, e Senhorios, o qual por ser de rigorosa agnaças, nas póde succeder semea; assemble semea; assemble

Frias, Conde de Haro, Copeiro môr, Caçador môr, e Mordomo môr del Rey Catholico, seu Gentil-homem da Camera, e tambem Marquez de Jodar, &c. General das Galés de Sicilia. Faleceo a 2 de Dezembro de 1704.

Cafou duas vezes, a primeira com D. Angela Carrilho de Benavides, filha de D. Luiz Francisco de Benavides Carrilho e Toledo, III. Marquez de Carracena e Formesta, e de sua mulher a Marqueza D. Catharina Ponce de Leon, com a successão, que logo se dirá. Casou segunda vez com Dona Anna Maria Giron, filha dos V. Duques de Ussua, e do primeiro matrimonio teve os filhos seguintes:

\* 21 D. BERNARDINO DE VELASCO, Condeftavel de Castella, adiante.

21 Dona Maria Catharina de Velasco Benavides e Carvajal, que faleceo no anno de 1715, havendo casado com D. Francisco de Cordova, I. Marquez, e IV. Visconde de la Puebla, Senhor de la Campana, Alferes môr de Cordova, deixando unica a

22 D. Maria Theresa de Cordova E Velasco, Marqueza de Jodar, Senhora de Tovaruela, e Belmesque. Casou duas vezes, a primeira com D. Inigo de Cordova seu tio, irmao de seu pay, de quem em pouco sicou viuva sem silhos. Casou segunda vez com D. Gonçalo Manoel de Lando Deça e Gusman,

V. Conde de la Fuente del Sahuio, Senhor de Reugena, las Cuevas, Torrijos, &c. filho de D. Joaó Manoel de Lando, IV. Conde de la Fuente del Sahuio, e de sua mulher D. Anna de Lanzos, filha de D. Joseph Bento de Lanzos Andrade Hoboa Sottomayor Montenegro, III. Conde de Mazeda, Visconde de Loyosa, Senhor de Mourente, Sobran, la Hozerina, Solar de Cela, &c. Alseres môr de Betanzos, Gentil-homem da Camera del-Rey Catholico, Grande de Hespanha, e de sua mulher Dona Maria Theresa de Taboada Villamarim, Condessa de Taboada, &c. e até ao presente nas tem successão.

\* 21 D. BERNARDINO DE VELASCO E CAR-VAJAL, naíceo a 10 de Julho de 1685, X. Duque de Frias, Condestavel de Castella, Conde de Haro, Marquez de Jodar, Camereiro môr, Copeiro môr, e Caçador môr, Senhor dos mais Estados desta grande Casa; morreo a 11 de Abril de 1711 sem successão, tendo casado com D. Maria Petronilha de Atocha e Portugal no anno de 1704, filha de D. Manoel Joachim, IX. Conde de Osopeza, como se disse na Parte I. deste Livro, Capitulo IV.

pag. 31.

Condes de Alva de Lif-

19 D. ANDREA DE VELASCO, que foy filha fegunda de D. Bernardino, VIII. Condestavel de Castella, e de sua primeira mulher a Duqueza D. Isabel de Gusmao, morreo no anno de 1685.

Calou

Casou duas vezes, a primeira com Dom Manoel Henriques de Gusmao, X. Conde de Alva de Liste, e de Villa-Flor, Grande de Hespanha, Senhor de Algarrovilhas, Carvajales, Membibre, e outras terras, de quem teve a successão, que logo se dirá. Casou segunda vez com D. Lourenço de Cardenas, Ulhoa e Zuniga, Conde de Villalonso, de la Puebla del Maestre, e de Nieva, Marquez de la Mota, de Aunhon, e de Bacarem, de quem soy terceira mulher, sem successão, e de seu primeiro marido teve o silho, e duas silhas, que se seguem:

20 D. FRANCISCO MIGUEL, XI. Conde de Alva de Liste, Grande de Hespanha, e Senhor da mais Casa, e Estados de seu pay, morreo moço no anno de 1691. Casou com D. Josesa de Borja Ponce de Leon, filha do IX. Duque de Gandia, de quem teve huma filha, que morreo menina, que nao pode succeder na Casa por ser de agnação, e succedeo nella seu tio D. Joao Henriques, que soy XII. Conde de Alva de Liste.

20 D. Isabel Henriques de Velasco, casou com seu tio Dom Joao Henriques de Gusmas, irmas de seu pay, e soy XII. Conde de Alva de Liste, e Mordomo môr da Rainha Dona Marianna de Baviera, viuva delRey Dom Carlos II. e ultimo varas desta Casa, e soy sua primeira mulher, de quem nas teve successas : e por sua morte casou elle segunda vez com Dona Jacintha Maria Giras, filha de D. Gaspar, V. Duque de Ussua.

Ussuma, a qual morreo no anno de 1695, tendo parido hum menino chamado D. Luiz Henriques, que morreo de curta idade; e assim tornou o Conde a casar terceira vez com D. Josefa de Borja, viuva de seu sobrinho, silha do IX. Duque de Gandia, como acima fica referido.

20 D. MARIANNA HENRIQUES DE VELASco, casou com D. Antonio Bracamonte Soares de Alarcao, Conde de Torres Vedras, filho herdeiro de D. Luiz Mossen Rubi de Bracamonte, II. Marquez de Fuente el Sol, Senhor de Cespedosa, Lomo Viejo, de la Cruz, e S. Miguel de las Vinhas, Rubi, e Cerviliego, morreo em 11 de Janeiro de 1699, e de D. Marianna de Alarcao e Noronha. Marqueza de Trocifal, filha de D. Joao Soares de Alarcao, Alcaide môr de Torres Vedras, que paffando-se a Castella depois da Acclamação delRey D. Joao o IV. lá teve o titulo de Marquez de Trocifal, e Conde de Torres Vedras, foy Védor da Rainha D. Isabel de Borbon, e de D. Marianna. de Austria, do Conselho de Guerra, e Governador de Ceuta, e ficando viuva, dentro de dous mezes, se meteo Freira Carmelita Descalça em Madrid, havendo tido a

21 D. LUIZ RUBI DE BRACAMONTE HENRI-QUES DE GUSMAN VELASCO SOARES DE ALAR-CAÓ E MASCARENHAS, fuy terceiro Marquez de Fuente el Sol, do Trocifal, e Montalvaó, Conde de Torres Vedras, Senhor de Cespedosa, Gentilhomen

homem da Camera delRey Catholico com entrada, que faleceo a 25 de Outubro de 1712, succedendo poucos dias depois declararse a seu favor a sentença do Condado de Alva de Liste, que por fua falta se adjudicou ao Conde de Benavente por nao deixar successão, havendo sido casado com D. Maria Pimentel Zuniga, Dama da Rainha Dona Marianna de Baviera, e D. Maria Luiza Gabriela de Saboya, filha de Dom Joseph Pimentel, Senhor de Alhariz, e Milmanda, Commendador de Castillerás na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico D. Carlos II. Capitao General de Castella a Velha, e de sua mulher D. Francisca Davila e Zuniga, Marqueza de Pobar, e Mirabel; e D. Joseph Pimentel era filho de D. Joao Affonso Pimentel, X. Conde de Benavente, Luna, e Mayorga, Cavalleiro do Tufao, como fe verá no Livro IX.

fegundo do Condestavel D. Joaso, VI. Duque de Frisa, e da Duqueza D. Joanna de Aragaso sua segunda mulher, como já dissemble son se comudo, e soy I. Marquez del Fresno, Visconde de Sauquilho, e Commendador de Porteguelo na Ordem de Alcantara, morreo em 27 de Fevereiro de 1664, casado com D. Catharina de Velasco e Ayala, irmãa de D. Bernardino de Velasco Ayala e Roxas, VII. Conde de Fuensalida, e I. de Colmenar, Grande de Hespanha, e silha de Dom Antonio de Tom.IX.

Velasco e Roxas, Senhor de Vilherias, Commendador de Belvis, e dos Dizimos de la Serena na Ordem de Alcantara, e de D. Jeronyma de Ayala, Condessa viuva de Cifuentes sua mulher, filha de D. Pedro Lopes de Ayala, V. Conde de Fuensalida, e teve os filhos, que se seguem:

\* 19 D. PEDRO FERNANDES DE VELASCO,

II. Marquez del Fresno.

19 D. GASPAR DE VELASCO, morreo folteiro no mez de Novembro de 1682, deixando cous filhos naturaes.

- 19 D. JOANNA DE CORDOVA E VELASCO, casou com D. Francisco Fausto de Cabrera e Bobadilha, V. Conde de Chinchon, I. Marquez de S. Martin de la Vega, Senhor dos Sesmos de Val de Moro, e Casarrubios, Alcaide mór da Cidade de Segovia, Thesoureiro perpetuo das suas Casas da Moeda, Thesoureiro Geral da Coroa de Aragaso, Patrono universal de toda a Ordem de S. Francisco; morreo nomeado Embaixador a Alemanha, sem successão.
- 19 D. MARIA DE VELASCO, casou com D. Joachim de Centelhas e Carroz, II. Marquez de Quirra, e Hules, Conde de Centelhas, Senhor das Baronías de S. Miguel, e Monreal de las Encontradas de Parte Montis, Parte Vellús, Parte Bonorsely, Sarrabus, Olastra, &c. Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. de Castella, e soy sua segunda mulher, de quem ficou tambem viu-

v٥,

vo, e sem silhos, e nomeou por seu herdeiro ao Duque de Gandia D. Pascoal de Borja; e supposto este entrou na posse de todos os Estados do Marquez, tanto que elle saleceo, se principiou huma larga demanda, que veyo a ganhar o Marquez de Hules D. Otger Catalan e Centelhas, e logo seu silho D. Antonio ao Duque de Gandia D. Luiz, silho do Duque D. Pascoal, o Marquezado de Quirra, por sentença dada em Turim no anno de 1726, declarando ser unido ao de Hules, consirmando-se a propriedade daquelle, e em virtude, de que se lhe julgou o de Quirra por Sentença do Conselho Real de Castella no anno de 1733 en mil y quinientas.

\* 19 D. PEDRO FERNANDES DE VELASCO E TOVAR, foy II. Marquez del Fresno, Visconde de Sauquilho, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico sem exercicio, do seu Conselho, e Camera de Indias, e do Conselho de Estado, e por sua mulher Conde de Penharanda, Grande de Hespanha, foy Embaixador Extraordinario em Inglaterra; saleceo no anno de 1713.

Casou com Dona Antonia de Luna e Bracamonte, Dama da Rainha Dona Marianna de Austria, V. Condessa de Penharanda, e filha segunda, que veyo a ser herdeira de D. Balthasar Manoel de Bracamonte, II. Conde de Penharanda e Luna, e de D. Maria Portocarrero, filha de D. Estevas Portocarrero Oforio, II. Conde de Montijo, e da Condessa Tom.IX.

D. Antonia de Luna, irmãa do I. Conde de Fuenteduenha, e tiverao

20 D. LUIZ DE VELASCO, que morreo sem casar no anno de 1684.

\* 20 D. AGOSTINHO DE VELASCO E BRACA-MONTE, Commendador de Porteguelo na Ordem de Alcantara, VI. Conde de Penharanda adiante.

Condes de Pentaranda.

D. MAYOR DE VELASCO, casou com D. Gregorio Genaro de Bracamonte seu primo com irmao, de quem foy primeira mulher, IV. Conde de Penharanda, Grande de Hespanha, por merce delRey Carlos II. em sua vida, Commendador môr de Calatrava; era filho de D. Gaspar de Bracamonte, Commendador de Daynasil na Ordem de Alcantara, do Conselho de Estado del Rey Filippe IV. Presidente do Conselho de Ordens, de Indias, e de Italia, Vice-Rey de Napoles, Plenipotenciario à Paz de Munster, e depois do Governo da Monarchia na menoridade del Rey Carlos II. e de D. Maria de Bracamonte, III. Condessa de Pinharanda sua sobrinha, filha de seu irmao D. Balthasar, II. Conde de Penharanda, mas deste matrimonio nao houve successão; porque ella morreo a 18 de Setembro de 1684, e o Conde casou segunda vez com D. Luiza Espinola, filha de D. Paulo, III. Marquez de los Balvases, mas elle morreo no anno de 1689 sem successão: pelo que recahio a Casa, e Condado em sua tia, esogra D. Antonia de Luna, Marqueza del Fresno.

\* 20 D. AGOSTINHO DE VELASCO E BRACA-MONTE, era Commendador de Portequelo, e Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. quando fuccedeo a fua mãy no Condado de Penharanda, e hum dos quatro Gentis-homens da Camera, a quem unicamente confervou ElRey D. Filippe V. o exercicio quando entrou a reynar, e depois concedeo a esta Casa a grandeza perpetua, que havia gozado em vidas, em Abril de 1703, foy por morte de seu pay III. Marquez del Fresno, e depois Senhor de toda a Casa de Velasco, succedendo ao Duque D. Bernardino, he XI. Duque de Frias, e dos mais Estados desta grande Casa, e he Sumilher de Corpus delRey D. Filippe V. seito no anno de 1728.

Casou em Abril de 1703 com D. Maria Pimentel, filha dos XII. Condes de Benavente D. Francisco Casimiro, e D. Manoela de Zuniga, como se dirá no Livro IX. e tem os filhos seguintes:

\* 21 DOM BERNARDINO FERNANDES DE VE-LASCO, Conde de Haro.

21 D. RAMON DE VELASCO, Marquez del Fresno.

21 D. MARTIM DE VELASCO, que está concertado a casar com D. Michaela de los Cobos Sarmento de Mendoça e Manrique, VII. Marqueza de Camarassa, XI. Condessa de Castro, Ricla, e Ribazepeque, Senhora de Astudilho, S. Martim de Valboni, &c. filha de Dom Miguel de los Cobos

Sarmento, VI. Marquez de Camarassa, X. Conde de Castro, Grande de Hespanha, e de D. Juliana Palafox e Centurion, filha de D. Juliao de Palasox Cardona e Zuniga, V. Marquez de Ariza, Almirante de Aragao, &c. e de D. Francisca Centurion Cordova e Mesna, Marqueza de Almunha, e de la Guardia.

21 D. MARIA DA CONCEIÇAĞ DE VELASCO E PIMENTEL, CAÍOU A 8 de Fevereiro de 1738 com D. Francisco Xavier Osorio de Gusmaő Veiga e Fonseca, Marquez de Montaos, filho primeiro de D. Manoel Osorio Veiga Fonseca Henriques de Borja e Almanza, VIII. Conde de Grajal, e de Villanova de Canhedo, Senhor de Villacis, Cervantes, Villicie, S. Justo, e Coto de Rea, &c. successor do Marquezado de Alcanizas, e Condado de Almanza, e de sua segunda mulher D. Josefa de Gusmaő Espinola e Colona, filha dos IV. Marquezes de Monte Alegre e Quintana, e tem os filhos seguintes:

22 D. MANOEL OSORIO DE VELASCO.

22 D. FRANCISCO XAVIER.

22 D. ANTONIO DE VELASCO E PIMENTEL,

nao tem até o presente tomado estado.

\* 21 D. BERNARDINO FERNANDES DE VE-LASCO, Conde de Haro, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. com exercicio. Cafou no anno de 1728 com D. Maria Josefa Pacheco e Toledo, filha dos Duques de Useda Dom

Manoel,

Manoel, e D. Josefa de Toledo e Portugal, e tem até o presente os filhos seguintes:

22 D. MARIA DA CONCEIÇAO.

22 D. ANNA MARIA.

22 D. FRANCISCA.

#### S. IV.

- \* 14 D. ISABEL DE ARAGAÑ, filha da Duqueza D. Guiomar de Portugal, e do Infante Fortuna
  D. Henrique de Aragañ, I. Duque de Segorbe,
  como fica dito. Cafou com D. Inigo Lopes de
  Mendoça, IV. Duque de Infantado, V. Marquez
  de Sentilhana, Conde de Saldanha, e del Real, Senhor das Villas de Hita, e Buytrago, da Cafa de
  Mendoça, Valles, e Cafa de la Vega, Cavalleiro
  do Tufañ de Ouro, e de tanta reprefentaçañ, que
  no cafamento delRey Filippe II. com a Rainha
  D. Itabel de Valois, foy o Duque Padrinho em efta voda; morreo em 18 de Setembro de 1566, e
  tiverañ os filhos feguintes:
  - \* 15 D. Rodrigo Furtado de Mendoça,
  - Conde de Saldanha.
- 15 D. HENRIQUE DE ARAGAÖ, foy Commendador de Canhaveral na Ordem de Calatrava, morreo fem successão.
- 15 D. Affonso de Aragad e Mendoça, foy Cavalleiro da Ordem de Alcantata, e morreo defgraçadamente de huma fetida, que lhe derao, f.m fer conhecido.

  D.

- D. ALVARO DE MENDOÇA, foy Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Senhor de Sildhos. Casou com D. Joanna de Mendoça, fiiha de Dom Lourenço Soares de Mendoça, IV. Conde da Corunha, Visconde de Turrija, e de D. Catharina de Lacerda, filha de D. Joao de Lacerda, II. Duque de Medina Celi, e da Duqueza D. Maria da Sylva fua fegunda mulher, filha de D. Joao da Sylva, III. Conde de Cifuentes, morreo sem succesfao, e sua mulher o soy depois de D. Antonio de Padilha, Senhor de Noves, e Mejorada, e mãy do I. Conde de Mejorada, e da Marqueza de Val de Fuentes.
- 15 D. PEDRO LASSO DE MENDOÇA, morreo estudando em Salamanca.
- D. PEDRO GONÇALVES DE MENDOÇA, foy Reytor da Universidade de Salamanca, Abbade de Santilhana, e Arcediago na Sé de Toledo, e Bispo de Salamanca, de que tomou posse a 6 de Agosto de 1560. ElRey D. Filippe II. o mandou ao Concilio de Trento, aonde affiftio até o fim delle,

da Igreja de Salaman-64, 145-344

Avila rom. 3. Theatro que foy no anno de 1563 : o Papa Pio IV. o estimou muito, e o mandou visitar, e darlhe o pezame na morte de sua may. Fundou o Mosteiro de Nossa Senhora dos Remedios de Guadalaxara, e fazendo outras obras dignas de hum bom Prelado, morreo a 10 de Setembro de 1574.

> 15 D. FERNANDO DE MENDOCA, foy Cavalleiro da Ordem de Alcantara, morreo moço.

> > D.

15 D. INIGO DE MENDOÇA, sem tomar estado, e sem successão.

15 D. Martinho de Mendoça, que foy o nono filho, tambem nao tomou estado, e morreo sem successão.

\* 15 DONA MARIA DE MENDOÇA, mulher do III. Marquez de Mondejar, como adiante diremos

no ¿. VII.

15 D. GUIOMAR DE MENDOÇA, casou com D. Francisco de Zuniga e Sottomayor, V. Duque de Bejar, com a successão, que diremos em seu lugar no Livro IX.

\* 15 D. Anna De Mendoça e Aragaó, cafou com o IV. Marquez de Aguilar, como diremos.

15 D. BRIANDA DE MENDOÇA, foy Freira, e Abbadessa do Mosteiro da Piedade da Ordem Serasica em Guadalaxara.

\* 15 D. DIOGO FURTADO DE MENDOÇA, foy Marquez de Cenete, Conde de Saldanha, e Marquez de Cenete, Conde del Cid pelo feu casamento, naó chegou a succeder na Casa do Duque seu pay, por morrer em su vida a 29 de Março de 1566 da quéda de hum cavallo em Toledo.

Casou com D. Maria de Mendoça, Marqueza de Cenete, silha (e por morte de sua irmãa) herdeira de D. Rodrigo de Mendoça, Marquez de Cenete, Conde del Cid, Senhor de Xadraque, e das Baro-

nías de Ayora, Alazquer, Alberique, Alcocer, e Tom.IX. Tr GaGavarda no Reyno de Valença, e de D. Maria da Fonseca sua segunda mulher, filha de D. Assonso da Fonseca, Senhor de Cosa, e Alexos, e deste matrimonio tiverao, além de outros filhos, que morrerao de pouca idade, os seguintes:

\* 16 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, V. Du-

que do Infantado.

16 D. Rodrigo de Mendoça, foy Commendador dos Bastimentos na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe II. e Conde de Saldanha por casar com sua sobrinha D. Anna de Mendoça, filha herdeira do V. Duque do Insantado seu irmao, morreo no anno de 1587, e teve a successão, que adiante diremos. Fóra do matrimonio teve a D. Antonia de Mendoça, Freira na Piedade de Guadalaxara, e a Dona Maria de Mendoça, que casou com D. Rodrigo Pacheco, Senhor de Valera, e Perona, filho de D. Joao Pacheco, e de Dona Elvira del Castisho, Senhora de Losa, e Perona, com successão, de quem he neta a Marqueza de Valera.

16 D. Diogo Hurtado de Mendoça, foy Cavalleiro da Religiao de S. Joao de Malta.

- 16 PEDRO GONÇALVES DE MENDOÇA, nao casou, e teve natural a D. Diogo de Mendoça, que soy Cavalleiro de Malta.
- 16 D. Joao Hurtado de Mendoça, foy Conego em a Igreja de Salamanca, Arcediago de Talavera, Deao de Toledo, e Cardeal da Santa Igreja

Igreja Romana do titulo de Santa Maria Trancpontina, creado pelo Papa Xysto V. em 18 de Dezembro de 1587, foy Proteclor de Hespanha, e morreo em Roma a 8 de Janeiro de 1592 de quarenta e quatro annos de idade.

\* 16 D. HENRIQUE DE ARAGAÕ E MENDOça, casou com D. Anna de Lacerda, de sua successa diante noricia

cessao daremos adiante noticia.

16 D. Antonio de Mendoga, que foy o oitavo filho, tomou o habito de S. Francisco, onde professou, e foy Provincial da sua Religias.

\* 16 D. Anna de Mendoça, calou com D. Luiz Henriques, VII. Almirante de Castella, e da sua posteridade daremos em distinto lugar noticia no ¿. VI.

\* 16 D. Isabel De Mendoça, Marqueza de

la Guardia, como adiante veremos.

16 D. CATHARINA DE MENDOÇA, Freira na Madre de Deos da Cidade de Toledo.

\* 16 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, fuccedeo na Cafà de feu avò, e de fua māy, e foy V. Duque do Infantado, VI. Marquez de Santilhana, IV. de Cenete, Conde del Real, Saldanha, e el Cid, Cavalleiro do Tusaó, e tendo nascido a 15 de Março de 1536, morreo a 29 de Agosto de 1601. Casou no anno de 1552 com D. Luiza Henriques Tom.IX.

#### Historia Genealogica

340

de Cabrera, que morreo a 18 de Fevereiro de 1603. irmãa do Almirante seu cunhado, e filha de D. Luiz Henriques, VI. Almirante de Castella, II. Duque de Medina de Rio Seco, Conde de Melgar, e de sua mulher D. Anna de Cabrera, e Moncada, VI. Condessa de Modica em Sicilia, Viscondessa de Cabrera, e Bás, filha de D. João de Cabrera, e de D. Brites de Moncada, filha de D. Pedro de Moncada, Senhor de Aitona, e Seros, e de D. Brites de Cardona: e D. Joao fov filho de D. Joao de Cabrera, II. Conde de Modica, Visconde de Cabrera, e de D. Rafaela de Rocaberti, filha de D. Martim Joao de Rocaberti, Senhor da Baronía de Berges, filho de D. Filippe, II. Visconde de Rocaberti, que se intitulou Visconde de Narbona, e de D. Branca de Cruilhes fua fegunda mulher, e tiverao doze filhos, de que morrerao de curta idade quatro filhos, e quatro filhas.

17 Dom Diogo Hurtado de Mendoça, Conde de Saldanha, morreo contando quatro annos.

\* 17 D. Anna de Mendoça, VI. Duqueza do Infantado.

Duques de Feria,

17 D. ISABEL DE MENDOÇA, que morreo a 18 de Setembro de 1593. Casou com D. Lourenço Soares de Figueiroa e Cordova, II. Duque de Feria, I. Marquez de Vilhalva, Grande de Hefpanha, Senhor de Çasta, e la Parra, e da Casa de Salvaterra, Commendador de Segura na Ordem de Santiago,

Santiago, Embaixador em Roma, e em França, Vice-Rey de Catalunha, e de Sicilia, o qual havia casado a primeira vez com D. Isabel de Cardenas, silha do III. Marquez de Elche D. Bernardino, e da Marqueza D. Joanna, filha de D. Jayme, Duque de Bragança, e della nao teve successão, e deste segundo matrimonio, de quem tiverao além de Dom Inigo, que morreo menino, a

8 Dom Gomes Soares de Figueiroa e Cordova, que foy III. Duque de Feria, Marquez de Vilhalva, Conde de Çafra, Embaixador em Roma a dar obediencia ao Papa Paulo V. e Embaixador Extraordinatio em França, Commendador de Segura de la Sierra, Vice-Rey de Valença, Governador de Milaő, e Vicatio Geral del Rey em Italia, e do feu Confelho de Estado, o qual terdo nascido em 30 de Dezembro de 1587, morreo a 11 de Dezembro de 1614.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1607 com D. Francisca de Cordova, que morreo em Milao em 15 de Janeiro de 1623, filha do V. Duque de Sessa, e de Baena, de quem teve

19 Dom Lourenço, Marquez de Vilhalva, que nasceo em 1616, e morreo de curta idade. 19 D. Isabel, e D. Joanna, que morrerao meninas.

Casou segunda vez em 9 de Dezembro de

1626 com D. Anna de Cordova sua sobrinha, filha de D. Assono, V. Marquez de Priego, seu primo com irmao, e de D. Joanna Henriques de Ribera, a qual ficando viuva soy segunda mulher de D. Pedro Antonio de Aras gao, como sica dito, e della teve a

19 D. LOURENÇO BALTHASAR SOARES DE FIGUEIROA, que foy IV. Duque de Feria, Marquez de Vilhalva, Conde de Cafra, e morreo menino em 22 de Novembro de 1634, com que na sua Casa, e Estados succedeo seu avó materno o Marquez de Priego, a cuja Casa se unio o Ducado de Feria.

\* 17 D. MECIA DE MENDOÇA, casou com D. Antonio Alvares de Toledo, V. Duque de Alva, como diremos no J. V.

17 Dona Joanna de Mendoga, que foy a quarta filha, casou com D. Diogo Lopes de Zuniga, VII. Duque de Bejar seu primo, como diremos no Livro IX. a qual ficando viuva soy Freira nas Carmelitas Descalças de Sevilha, e soy no dito Mosteiro Priora.

\* 17 D. Anna de Mendoça, filha primeira, nasceo no anno de 1554, succedeo na Casa de seu pay, e soy VI. Duqueza do Infantado, Marqueza de Santilhana, de Arguesto, e Campo, e Cenete, Condessa del Real, Saldanha, e del Cid, e Senhora dos mais Estados desta Casa, morreo em 11 de Agosto de 1633.

Cafou

Casou duas vezes, ambas em vida de seu pay, a primeira no anno de 1581 com seu tio D. Rodrigo de Mendoça, de quem sicou viuva em 18 de Novembro de 1587 como successão, que logo se dirá; e passados seis annos a tornou seu pay a casar segunda vez no anno de 1593 com D. Joso de Mendoça, filho setimo do III. Marquez de Mondegar, o qual saleceo no primeiro de Agosto de 1624, e da sua successão se dará noticia em outro lugar; de seu primeiro marido teve

\* 18 D. Luiza DE MENDOÇA, XII. Condeffa de Saldanha.

18 D. Maria de Mendoça, casou com D. Garcia de Toledo Osorio, III. Duque de Fernandina, VI. Marquez de Villa-Franca, sem posteridade.

\* 18 D. LUIZA DE MENDOÇA, naíceo no anno de 1582, XII. Condeffa de Saldanha como fuccessora desta grande Casa, que nao chegou a possuir, por morrer em vida da Duqueza sua máy no mez de Agosto de 1619.

Casou no anno de 160; com D. Diogo Gomes de Sandoval, Commendador môr de Calatrava, Gentil-homem da Camera delRey Catholico, filho segundo do Cardeal, I. Duque de Lerma, de quem soy primeira mulher, e teve a successas seguinte:

\* 19 D. Rodrigo, VIII. Duque do Infantado.

 D. Anna de Mendoça e Sandoval, fuccefuccedeo no Morgado de dezasete mil ducados de renda, que seu avò o Duque de Lerma instituio, quando casou a seu filho D. Diogo com a Condesfa de Saldanha para o filho segundo daquelle matrimonio; morreo a 27 de Setembro de 1634. Casou no anno de 1626 com D. Fernando Afan de Ribera, Marquez de Tarifa, filho herdeiro de D. Fernando Henriques de Ribera, III. Duque de Alcalá, Marquez de Tarifa, Conde de los Molares, Adiantado mayor de Andaluzia, Vice-Rey de Napoles, Sicilia, e Catalunha, Commendador môr de Belvis na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera del Rey, do seu Conselho de Estado, e da Duqueza D. Beatriz de Moura, filha do I. Marquez de Castello-Rodrigo, e tiverao o IX. Conde de Molares, que morreo menino, e nao deixarao fuccessaő.

19 D. CATHARINA DE MENDOÇA E SANDOVAL, cafou em 21 de Abril de 1630 com D. Rodrigo da Sylva e Mendoga, IV. Duque de Paftrana, &c. e por morte de fua irmãa fuccedeo no Morgado, que inflituio o Duque seu avô, e pela do
Duque do Infantado seu irmão, foy VIII. Duqueza do Infantado, e Senhora da mais Casa, Titulos,
e Estados, que lhe são unidos; e depois pela de
seu meyo irmão D. Diogo Gomes de Sandoval soy
VI. Duqueza de Lerma, Marqueza de Cea, e
Condessa de Ampudia; e da posteridade deste esclarecido consorcio daremos noticia adiante, na unia destas

destas grandes Casas, no Capitulo VII. deste Li-

\* 19 DOM RODRIGO DIAS DE BIVAR HURTADO DE MENDOÇA SANDOVAL DE LA VEGA E LUNA, naíceo a 3 de Abril de 1614, succedeo na Casa de sua avó materna, e a seu avó paterno no Condado de Lerma; e assim soy VIII. Duque do Insantado, Marquez de Cenete, Sentilhana, Argueso, e Campo, Conde de Saldanha, del Real de Mancanares, del Cid, e de Lerma, Commendador de Calamia na Ordem de Alcantara, Gentilhomem da Camera delRey Filippe IV. General da Cavallaria de Catalunha, Embaixador em Roma, Vice-Rey de Sicilia, morreo a 14 de Janeiro de 1657.

Casou duas vezes, a primeira com Dona Isabel de Mendoça, 1V. Marqueza de Montes Claros, e Castil de Vayuela, filha herdeira de D. Joao Manoel de Mendoça e Luna, III. Marquez de Montes Claros, e de Castil de Vayuela, Senhor de Colmenar, Cardoso, Valconete, la Higera, e Cluado, Gentil-homem da Camera delRey Filippe IV. e do seu Conselho de Estado, Vice-Rey da Nova Hespanha, e do Perú, Presidente dos Conselhos da Fazenda, e Aragao, e da Marqueza D. Luiza Antonia Portocarrero sua segunda mulher, e sobrinha, filha de sua irmãa, e seu cunhado o III. Conde de Palma, sem successão.

Cafou fegunda vez no anno de 1630 com D. Ma-Tom. IX. Uu ria ria da Sylva e Mendoça irmãa de feu cunhado o Duque de Pastrana, de quem teve os dous filhos

seguintes, que morrerao em sua vida.

20 D. RODRIGO DE MENDOÇA E SANDO. VAL, foy XIV. Conde de Saldanha, e morreo moço, estando contratado o seu casamento com Dona Antonia Maria de Lacerda, (filha primeira do VII. Duque de Medina Celi, e da Duqueza de Alcalá fua mulher) a qual depois foy primeira mulher de D. Gaspar de Haro e Gusmao, Marquez de Liche.

D. JOAO DE SANDOVAL, que foy o fegundo, nasceo em Dezembro de 1633, e viveo poucos annos.

#### 6. V.

Duques de Alva.

D. MECIA DE MENDOÇA, terceira filha de Inigo Lopes de Mendoça, V. Duque do Infantado, faleceo a 17 de Setembro de 1619.

Casou com D. Antonio Alvares de Toledo e Beaumont, V. Duque de Alva, e de Huesca, Condestavel, e Grao Chanceller de Navarra, Conde de Lerin, e de Salvaterra, e de Pedra Hita, Senhor de Val de Corneja, Marquez de Coria, Cavalleiro do Tuíao de Ouro, Vice-Rey de Napoles, Mordomo môr, e do Conselho de Estado del Rey D. Filippe IV. o qual faleceo a 29 de Janeiro de 1639, filho de D. Diogo de Toledo, Commendador de Cabe-

Cabeça del Ruey, e de Almorchon na Ordem de Alcantara, Condesavel, e Grao Chanceller de Navarra, e de D. Brianda de Beaumont, Condessa de Lerin, e neto de D. Fernando Alvares de Toledo, III. Duque de Alva, grande, e samoso General no seu tempo, e de D. Maria Henriques de Gusmao sua mulher, e prima com irmãa, filha do III. Conde de Alva de Liste, e de D. Leonor de Toledo sua primeira mulher, e tiverao além de tres filhas, que morrerao meninas, a successa seguinte:

\* 18 D. FERNANDO, VI. Duque de Alva.

18 D. MARIA DE TOLEDO, casou com D. Alvaro Pires Osorio, III. Marquez de Astorga, de quem soy primeira mulher, sem successão.

- 18 D. Anna de Toledo, casou com Dom Antonio Henriques de Ribera, IV. Marquez de Vilhanueva del Rio, Senhor de la Campana, &c. Alcaide mor de Carmona, Commendador de Herrera na Ordem de Calatrava, o qual morreo a 24 de Dezembro de 1619 desgraçadamente cahindo de huma janella em huma sesta de Touros em Cantilhana sem deixar successão.
- \* 18 D. FERNANDO ALVARES DE TOLEDO, foy VI. Duque de Alva, e Huesca, Marquez de Coria, Conde de Lerin, de Salvatierra, e de Piedra Hita, Condessavel, e Grao Chanceller de Navarra, Capitas General de Castella a Velha, Mordomo mor da Rainha D. Marianna de Austria, e Tom.IX.

# 348 Historia Genealogica

do Conselho de Estado; morreo a 7 de Outubro de 1667.

Casou duas vezes, a primeira sendo vivo o Duque feu pay no anno de 1612 com D. Antonia Henriques de Ribera, irmãa de feu cunhado, que por fua morte foy V. Marqueza de Vilhanueva del Rio, Senhora das Villas de Campana, S. Nicolao, Alcaudete, Berlanga, e Valverde, e da Alcaidaria môr de Carmona, filha de D. Fernando Henriques de Ribera, II. Marquez de Vilhanueva del Rio, &c. e de D. Maria Manrique, filha de D. Garcia Fernandes Manrique, V. Conde de Osorno, Senhor de Galisteo, e de D. Theresa Henriques de Gusmao, filha do III. Conde de Alva de Liste, e de D. Catharina de Toledo sua segunda mulher, irmãa de seu genro o III. Duque de Alva o samoso D. Fernando, bisavô do VI. Duque de Alva, de quem tratamos, e por esta linha ficava sendo primo terceiro de sua mulher, e pela do Conde de Alva de Liste seu sobrinho, filho de primo segundo, a qual morreo a 23 de Novembro de 1623, de quem teve a successão, que logo se dirá.

Casou segunda vez com D. Catharina Pimentel, silha de D. Antonio, IX. Conde de Benavente, a qual morreo, sem deixar filhos desse matrimonio, em Janeiro de 1694, tendo da primeira o seguinte:

<sup>8</sup> 19 D. Antonio Alvares de Toledo e Beaumont Henriques de Ribera Manrique, que foy unico cho do Duque D. Fernando, e de

(ua

fua primeira mulher a Marqueza de Vilhanueva del Rio, em cuja Casa succedeo, e tambem por sua avô materna em a de Oforno, foy VII. Duque de Alva, de Huesca, e de Galisteo, Marquez de Vilhanueva del Rio, e de Coria, IX. Conde Oforno. de Lerin, e de Salvaterra, Condestavel, e Chancellet môr de Navarra, Alcaide môr de Carmona, Setilior de Val de Corneja, &c. do Confelho de Estado, e Presidente do de Italia; morreo em o primeiro de Junho de 1690.

Casou duas vezes, a primeira por contrato seito a 16 de Setembro de 1626 com D. Marianna de Velasco, irmãa da Duqueza de Bragança, mãy del-Rey D. Joao o IV. filha de D. Joao Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella, VI. Duque de Frias, e da Duqueza D. Joanna de Cordova fua segunda mulher, como já dissemos, de quem teve eftes filhos :

D. JOAO ALVARES DE TOLEDO, mor-20 reo menino.

20 D. Antonio, VIII. Duque de Alva.

- D. JOANNA DE TOLEDO, casou com D. Francisco Ponce de Leon, V. Duque de Arcos, de quem foy fegunda mulher, e nao teve succesfaő.
- D. MARIA DE TOLEDO, casou no anno de 1654 com D. Nicolao Maria de Gusmao Carrafa e Colona, Principe de Estilhano, e saleceo em 1689 fem fuccessão.

Cafou

Casou segunda vez com D. Guiomar da Sylva, que morreo a 4 de Fevereiro de 1688, filha de D. Diogo da Sylva, I. Marquez de Orani, e tiverao

20 DOM FRANCISCO DE TOLEDO, Marquez del Carpio, e da sua illustre successão já démos conta no casamento da VIII. Marqueza del Carpio.

20 D. THERESA DE TOLEDO, MOTEO NO Paço de Madrid em Dezembro de 1685, sendo Da-

ma da Rainha D. Luiza de Orleans.

20 D. ANTONIO ALVARES DE TOLEDO, foy VIII. Duque de Alva, de Huesca, e de Galisteo, X. Conde de Osorno, de Lerin, de Salvaterra, Marquez de Vilhanova del Rio, e de Coria, Condestavel, e Grao Chanceller de Navarra, Alcaide môr de Carmona, Scahor de Val de Corneja, &c. Cavalleiro do Tusa de Ouro, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. morreo em 25 de Novembro de 1707.

Casou com D. Constança Maria de Gustinao, que morreo em 8 de Novembro de 1670, filha dos Marquezes de Astorga, e Villa Manrique, e tiverao unico a

\* 21 DOM ANTONIO MARTIM DE TOLEDO, nasceo a 11 de Novembro de 1669, que soy IX. Duque de Alva, Huesca, e Galisteo, XI. Conde de Osono, de Lerin, de Salvaterra, Marquez de Vilhanova del Rio, e de Coria, Condessavel, e Grato Chanceller de Navarra, Senhor de Val de Corneja, e dos mais Estados desta grande Casa.

Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Grande da primeira classe, morreo em Pariz a 27 de Março de 1711, fendo naquella Corte Embaixador, e o tinha sido em Roma, e nao deixou succellao: pelo que passou a Casa a seu tio D. Francisco de Toledo, Marquez del Carpio, que foy X. Duque de Alva, &c. como já fica escrito.

Casou em 25 de Mayo de 1688 com a Duqueza D. Isabel Ponce de Leon e Lencastie, a qual depois de viuva casou com D. Francisco Gonzaga, Duque de Solforino, e era filha de D. Manoel Ponce de Leon, VI. Duque de Arcos, e tiverao

22 DOM LUIZ ANTONIO DE TOLEDO, que nascendo a 28 de Agosto de 1689, morreo menino.

D. NICOLAO JOSEPH ALVARES DE TO-LEDO, faleceo em Pariz no anno de 1709.

D. FERNANDO ANTONIO ALVARES DE Toledo, que morreo primeiro, que seu irmao.

D. HENRIQUE DE ARAGAO E MENDOça, filho fexto de D. Rodrigo, Conde de Saldanha, e de sua mulher D. Maria de Mendoça, Marqueza de Cenete, como já dissemos; teve o Morgado, que nelle instituirao seus avós os Duques do Infantado D. Inigo Lopes de Mendoça, e D. Isabel de Aragao, foy Cavalleiro da Ordem de Calatrava.

Casou com D. Anna de Lacerda, filha de D. Fernando de Lacerda, Commendador de Esperragosa de Lares, e de Benfayan na Ordem de Alcantara,

Gentil-homem da Camera do Emperador Carlos V. e delRey D. Filippe II. e de fua mulher Madame Anna de Bernimicourt, Dama da Rainha D. Isabel de Valois, e filha de Carlos de Bernimicourt, Senhor de Theuloye, Freuin, e outros Lugares no Cambresi, Grao Balio de Lens em Flandes, Mordomo môr da Rainha de Hungria Dona Maria de Austria, e de Florença de la Feure sua mulher, filha de Boland de la Feure, Senhor de Teemsche, ou Thamise, no paiz de Waes, e de Liesbelt em Hollanda, Thefoureiro de Flandes, e D. Fernando era irmao fegundo de D. Joao de Lacerda, IV. Duque de Medina Celi, e filho do II. Duque de Medina Celi D. Joao, e de sua segunda mulher a Duqueza D. Joanna da Sylva: D. Anna de Lacerda depois de viuva foy fegunda mulher do II. Marquez de Canhete D. Garcia Hurtado de Mendoça, e ultimamente de Dom Antonio de la Cueva, V. Principe de Asculi, Marquez de Atela, e Adiantado de Canaria, e de seu primeiro marido teve as duas filhas feguintes:

\* 17 D. ISABEL DE MENDOÇA E ARAGAŐ,

17 D. Anna de Mendoça e Lacerda, casou com D. Joas de Tasses e Peralta, II. Conde de Vilhamediana, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Correyo mór de Hespanha, sem successão.

Condes de la Puebla de Montalvan. <sup>a</sup> 17 D. Isabel De Mendoça e Aragaő, fuccedeo no Morgado de seu pay, morreo a 22 de Março de 1660.

Calou

Casou com D. Joao Pacheco e Toledo, II. Conde de la Puebla de Montalvan, Senhor de Galves, e Jumela, seu primo com irmao, Védor da Casa del Rey Filippe IV. morreo a 12 de Julho de 1666, filho de D. Assonio Telles Giron, (primogenito do primeiro Conde de la Puebla de Montalvan) e de D. Maria Magdalena de Lacerda, filha primeira de seu avo D. Fernando de Lacerda, e tiverao os filhos seguintes, além de outros, que morrerao de curta idade.

18 D. Joao Pacheco, nasceo no anno de 1610, morreo menino.

\* 18 Dom Affonso Melchior Telles Gi-Ron, com quem se continua.

18 D. GASPAR TELLES GIRON, Collegial mayor de S. Ildefonso de Alcalá.

\*18 D. MARIA PACHECO, casou com Dom Luiz Lasso de la Vega, III. Conde de Anhover.

18 Dona Anna Pacheco, foy Freira em a Conceiçao de la Puebla de Montalvan da Ordem de S. Francisco.

18 D. ISABEL DE MENDOÇA E ARAGAÓ, cafou tres vezes, a primeira com D. Francisco Galceran de Valdes e Cardona, I. Marquez de Miralho, Senhor das Casa de Salas, e Valdes, e por sua morte casou segunda vez com D. Fernando de Vega e Castilha, Senhor do Morgado de Palencia, e das quatro Villas de Mirand de Solpenha, sicando delle viuva casou terceira vez com D. Francis-Tom.IX.

Sallia della

co de Vega e Menchaca, IV. Conde de Grajal, II. Marquez de Montaos, de quem foy terceira mulher, e de nenhum destes matrimonios teve successão.

18 D. JOANNA SOARES DE TOLEDO, que foy Freira no Mosteiro da Conceiças de la Puebla.

18 D. Francisca de Lacerda, casou duas vezes, a primeira com D. Francisco Diogo Lopes de Zuniga e Sottomayor, VIII. Duque de Bejar, e da sua successão tratamos no Livro IX. e soy sua segunda mulher. Casou segunda vez com D. Alvaro Pires Osorio, IX. Marquez de Astorga, de quem soy tambem segunda mulher, e nao teve delle filhos.

\* 18 D. Theresa Pacheco, Condessa de Pu-

nhonrostro, como adiante se verá.

\* 18 D. AFFONSO MELCHIOR TELLES GIRON PACHECO E MENDOÇA, não chegou a succeder na Casa por morrer em vida de seu pay em 22 de Agosto de 1650.
Casou tres vezes, a primeira com D. Ignes Maria

Cafou tres vezes, a primeira com D. Ignes Maria de Haro e Avelhaneda, filha primeira de D. Garcia de Haro e Gusmao, Conde de Castrilho, Commendador de la Obraria na Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. do seu Conselho da Camera, e do de Estado, Presidente de Castella, e Indias, Vice-Rey de Napoles, e hum dos Governadores da Monarchia na menoridade delRey D. Carlos II. e de D. Maria de Ave-

Avelhaneda Henriques Portocarrero, II. Condessa de Castrilho. Casou segunda vez com D. Victoria Doria, filha de D. Carlos Doria e Carreto, I. Duque de Turcis, Grande de Hespanha, General das Galés de Genova, e de Placida Espinola sua mulher, e de nenhum destes matrimonios teve filhos; com que casou terceira vez com D. Joanna de Velaco viuva do Marquez de Mairena, e filha do Condessavel D. Bernardino, VII. Duque de Frias, como já fica escrito, a qual ficando viuva soy segunda mulher do VII. Marquez de Alcaniças, e de D. Assons Melchior teve

\* 19 DOM JOAO FRANCISCO PACHECO, III. Conde de la Puebla de Montalvan.

19 D'NA ISABEL PACHECO DE ARAGAO E MENDOÇA, que naícendo no anno de 1650 casou a 26 de Julho de 1664 com D. Manoel Joachim de Toledo Portugal e Cordova, IX. Conde de Oropeza, como se disse no Capitulo IV. deste Livro

pag. 31.

\*\* 19 D. Joao Francisco Pacheco de Men- Duques de Uscda.
Doça e Toledo, nasceo a 8 de Junho de 1648, e
succedendo na Casa de seu avo, soy III. Conde de
la Puebla de Montalvan, IX. Senhor de Galvez, e
Jumela, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II. e pelo seu casamento IV. Duque de Useda,
Marquez de Belmonte, Grande de Hespanha, Governador, e Capitao General de Galiza, Vice-Rey
de Sicilia, Embaixador em Roma, do Conselho de

Tom.IX. Xx ii Esta-

Estado, Cavalleiro da Ordem do Tusao de Ouro,

e de Sancti Spiritus em França.

Casou em 16 de Julho de 1677 com D. Isabel Maria de Sandoval e Giron, IV. Duqueza de Useda, Marqueza de Belmonte, morreo em 1711, filha de D. Gaspar Telles Giron, V. Duque de Ossuna, e de sua primeira mulher D. Felicia de Sandoval Urfino, Duqueza de Useda, filha de D. Francisco de Sandoval, Duque de Lerma, e Useda, e tiverao os filhos feguintes:

20 DOM MANOEL GASPAR, V. Duque de Ufeda.

D. PEDRO VICENTE TELLES GIRON, Commendador del Viso na Ordem de S. Joao.

D. JOAO DE DEOS PACHECO TELLES GIRON, casou no anno de 1709 com D. Marianna de Toledo, e Sarmento, IV. Marqueza de Mancera, V. Condessa del Puerto, e Umanes, filha herdeira de D. Pedro, III. Marquez de Mancera, Conde de Gondomar, e morreo a 21 de Julho de 1722, e a Marqueza casou com D. Domingos Portocarrero, irmao do Conde de Montijo.

D. Joad DE DEOS, morreo em Roma a 2 de Dezembro de 1703.

20 D. BELCHIOR GIRON.

20 D. JOSEFA PACHFCO TELLES GIRON, casou a 23 de Agosto com D. Pascoal Henriques, IX. Marquez de Alcanizas, como já se escreveo.

D. ANTONIO, E D. MELCHIOR, morrerao de curta idade. D.

\*20 D. MANOEL GASPAR DE SANDOVAL E GIRON, foy bautizado a 11 de Abril de 1676, e succedeo na Casa a seu pay, soy V. Duque de Useda, Marquez de Belmonte, e Menas-Abas, IV. Conde de la Puebla de Montalvan, Grande de Hefpanha, X. Senhor de Galvez, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio, Thesoureiro perpetuo das Reaes Casas da Moeda de Madrid, Commendador mór na Ordem de Alcantara. Faleceo a 12 de Fevereiro de 1732. Casou a 11 de Janeiro de 1697 com D. Josefa Antonia de Toledo e Portugal sua prima com irmãa, filha de D. Manoel Joachim, IX. Conde de Oropeza, e da Condeça D. Isabel Pacheco, e tiveras os filhos seguintes:

20 D. FRANCISCO XAVIER PACHECO TEL-

LES, VI. Duque de Useda, adiante.

20 D. ISABEL MARIA DE SANDOVAL, nafceo a 13 de Janeiro de 1706, foy fegunda mulher de D. André Pacheco, hoje Marquez de Vilhena, como fe diffe no Livro VI. pag. 285 do Tomo V. onde fe chamou D. Maria Antonia, devendo fer, D. Isabel Maria.

20 Dona Maria Theresa de Sandoval, nasceo a 19 de Setembro de 1707. Casou no anno de 1726 com Dom Antonio de Zuniga e Chaves, Conde de Miranda, de Casarubios, e Calgada, Duque de Penharanda.

20 D. MARIA JOSEFA DE SANDOVAL, naf-

ceo a 28 de Janeiro de 1709. Casou no anno de 1728 com D. Bernardo de Velasco, Conde de Haro, filho do Duque de Frias D. Agostinho, como iá se disse.

20 D. MARIA ANTONIA PACHECO E TOLEDO, nasceo a 12 de Abril de 1712. Casou no anno
de 1730 com Dom Valerio de Zuniga Ramires de
Arelhano Henriques Cordova e Ayala, XII. Conde de Aguilar, Senhor de los Cameros, Arelhano,
Andaluz, Cervera, Cigudosa, Muro, Albelda,
Viguera, Casa Carrilho, Pinilhos, e outras muitas terras, Grande de Hespanha, Marquez de Aguila Fuente, Conde de Vilhalva, Senhor de Abarca,
Villa-Ramiro, Orce, Galera, Senescastro, Lucaynena, Baltanas, Guaza, e Castroverde, &c. de
quem tem unica

21 D. VICENTA DE ZUNIGA PACHECO RA-MIRES DE ARELHANO, que ao presente he successor das Casas de seu pay, que a tem ajustado a casar com D. Vicente Oforio de Moscoso, filho terceiro dos VIII. Condes de Altamira D. Antonio, e Dona Anna, Marqueza de Astorga, como se disse no Capitulo VII. deste Livro, Parte II. pag. 137, donde faltou o terceiro filho dos reseridos Condes de Altamira.

O Conde de Aguilar D. Valerio teve por irmãa inteira a D. Francisca de Paula de Zuniga e Cordova, que casou no anno de 1735 com Dom Joao de Carva-

Carvaial Lencastre Noronha Bivero Montezuma Sande e Padilha, Duque de Abrantes, e de Linhares, Marquez de Porto Seguro, e Val de Fuentes, HI. Conde de Enjarada, e Mejorada, &c. como veremos no Livro XI. Capitulo XI. e erao filhos de D. Valerio de Zuniga, que pelo seu casamento foy Marquez de Tavera, e de D. Anna Maria Pimentel, VIII. Marqueza de Tavera, de quem fizemos mençao a pag. 144 deste Livro; e porque entao ignorámos os nomes destes Senhores, o reparamos aqui, declarando tambem, que o Marquez de Tavera D. Valerio de Zuniga , era filho fegun- Salazar, Hiftor, de la do de D. Manoel de Zuniga Henriques, V. Mar- Caja de Lara, tom. 1. quez de Aguila Fuente, Senhor da Cafa de Abaza, Pagingo. e de sua mulher D. Francisca de Ayala Osorio, III. Condessa de Vilhalva, e Villa-Ramiro, e neto de D. Pedro Luiz de Zuniga e Henriques, IV. Marquez de Aguila Fuente, Senhor de Ocre, Galera, &c. Alcaide môr de Baeza, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, do seu Conselho de Guerra, Affistente, e Mestre de Campo General de Sevilha, General da Costa de Granada, e Governador, e Capitao General de Galiza, e de sua mulher D. Joanna Antonia de Arelhano, filha de D. Filippe Ramires de Arelhano, VII. Conde de Aguilar, Senhor de los Cameros, &c.

D. MARIA JOSEFA, nasceo no anno de 1715.

20 D. MARIA ISIDORA, nasceo em 1718. Cafou

#### 360 Historia Genealogica

Cafou com o Conde de Teva, e Banhos.

20 D. NICOLASA, nasceo no anno de 1719,

Religiosa na Encarnação de Madrid.

\* 20 D. FRANCISCO XAVIER PACHECO TEL-LES GIRON E SANDOVAL, nasceo a 16 de Fevereito de 1704, VI. Duque de Useda, V. Conde de la Puebla de Montalvan, Marquez de Belmonte, Grande de Hespanha, Senhor de Galvez, e Jumela, e outras terras.

Casou no anno de 1727 com D. Maria Domingas Telles Giron Velasco Tovar e Gusmao, Marqueza de Berlanga, do Toral, filha dos VI. Duques de Ossuna D. Francisco Maria de Paula, e de D. Maria Remigia, Marqueza de Barlanga, como adiante diremos no Capitulo VI. e desta esclarecida uniao tem os filhos seguintes:

21 D. ANDRE' PACHECO TELLES GIRON E

SANDOVAL, Marquez de Belmonte.

- 21 D. MANOEL.
- 21 D. JOACHIM.
  - 1 D. MARIA DA CONCEIÇAG.
- 21 D. MARIA FRANCISCA.

Condes de Anborver,

\* 18 D. Maria Pacheco, filha primeira de D. Joao Pacheco e Toledo, II. Conde de la Puebla de Montalvan, e da Condessa Dona Isabel de Mendoça e Aragao, como em seu lugar dissemos. Casou com D. Luiz Lasso de la Vega e Figueiroa, III. Conde de Anhover, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera delRey Filippe

lippe IV. e filho herdeiro de D. Pedro Lasso de la Vega, I. Conde de los Arcos, Senhor de Batres, e Cuerva, e de D. Margarida de Mendoça, filha do III. Conde de Orgás, e tiverao

\* 19 D. PEDRO LASSO DE LA VEGA, II. Con-

de de los Arcos.

D. MARIA LASSO DE LA VEGA, casou Marquez de Almonaduas vezes, a primeira com D. Agostinho Homodei, Marquez de Almonacid de la Piovera, e de Vilhanueva del Ariscul, que morreo no anno de 1675, (irmao do Cardeal Luiz Homodei, creado Cardeal a 19 de Fevereiro de 1652, e morreo a 26 de Abril de 1685) e foy sua terceira mulher, por antes ter sido casado, a primeira vez com D. Leonor de Portugal, filha do V. Duque de Veraguas, e a segunda com D. Catharina de Alagon, Marqueza de Almonacid; e ficando viuva a Marqueza D. Maria Lasso de seu primeiro marido, casou segunda vez com D. Fernando Davila, irmao do Marquez de Aftorga, sem successão; e de seu primeiro marido, de quem foy terceira mulher, tiverao os dous filhos seguintes:

20 DOM CARLOS HOMODEI LASSO DE LA VEGA, Marquez de Almonacid, e pelo seu casamento Marquez de Castello-Rodrigo, Grande de Hespanha, &c. Casou com D. Leonor de Moura Corte-Real, IV. Marqueza de Castello-Rodrigo, como veremos no Livro IX. de quem teve hum filho, que naf-Tom.IX. Υy

ceo a 26 de Fevereiro de 1680, morreo em Outubro do meímo anno; e ficando viuvo cafou fegunda vez com Dona Francisca, IV. Condessa de Casa-Palma, viuva de D. Francisco, X. Conde de Fuensalida, morreo sem fuccessa deixando herdeiro ao Principe D. Gilberto Pio de Saboya.

20 Dom Luiz Homoder, Cardeal da Santa Igreja Romana, creado pelo Papa Alexandre VIII. em 13 de Fevereiro de 1690, morreo a 16 de Agosto de 1706 de idade de cin-

coenta annos.

DOM PEDRO LASSO DE LA VEGA, foy herdeiro da Casa de seu avô, pelo que soy II. Conde de los Arcos, e IV. de Anhover, Senhor de Batres, e Cuerva, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Mordomo da Cafa Real Hespanhola, e depois Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio, e Capitao da fua Guarda Hespanhola. Cafou com D. Ignes Davila e Gusmao, filha de D. Francisco Davila e Gusmao, Marquez de la Puebla de Loriana, Mordomo delRey D. Filippe IV. e do feu Confelho de Estado, Mordomo môr da Princeza Margarida de Saboya, viuva do Duque de Mantua, e Vi-Reina em Portugal, Presidente do Conselho da Fazenda, e General da Artilharia de Helpanha, e de Dona Francisca Ulhoa sua mulher, filha do Conde de Vilhalonfo, e teve os filhos seguintes:

\* 20 D. JOACHIM LASSO, III. Conde de los Arcos.

\* 20 D. FRANCISCA DE FIGUEIROA E LASSO

DE LA VEGA, adiante.

\* 20 D. Maria, que tomou o habito nas Defcalças de Madrid, donde se chamou Maria de S. Joseph.

\* 20 D. Josefa de Figueiroa, adiante.

20 D. MARIA THERESA LASSO DE LA VE-

GA, morreo moça sem estado.

D. JOACHIM LASSO DE LA VEGA NINHO E FIGUEIROA, foy III. Conde de Arcos, V. de Anhover, Grande de Hespanha por merce del Rey D. Carlos II. Senhor de Batres, e Cuerva. Casou em 31 de Março do anno de 1693 com D. Marianna Antonia Sarmento de Velasco, Dama da Rainha Dona Marianna de Baviera, filha dos IV. Condes de Salvaterra D. Joseph Salvador Sarmento, e de D. Maria Victoria de Velasco, a qual faleceo sem deixar filhos; porque o Conde casou segunda vez a 28 de Agosto de 1702 com D. Isabel de Gusmao, e Espinola, filha de Dom Martim de Gusmao, IV. Marquez de Monte Alegre, e de Quintana, &c. Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. com exercicio, e Sumilher de Corpus do dito Rey, Capitao dos Alabardeiros, e de fua mulher D. Theresa Espinola Colona, e tambem deste matrimonio nao teve successão, e forao suas herdeiras suas irmaas.

Tom.IX.

Yy ii

D.

# 364 Historia Genealogica

20 D. FRANCISCA LASSO DE LA VEGA E NINIO, fuccedeo a seu irmao, e soy IV. Condessa de los Arcos, e de Anhover, Senhora de Batres, &c. depois de muitos annos de viuva de D. Joao Antonio Fernandes de Heredia, Conde de Fuentes, e II. Marquez de Mora, que morreo no anno de 1678 sem successão, como diremos no Livro IX. e sua mulher nao tornou a casar, e faleceo no anno de 1712.

20 D. JOSEFA DE FIGUEIROA LASSO DE LA VEGA, fuccedeo a sua irmãa, e soy V. Condessa de los Arcos, e Anhover, Senhora de Batres, e Cueva, &c. Administradora com o util dos frutos da Commenda de Magdalena, Dama das Rainhas D. Maria Luiza de Orleans, D. Marianna de Baviera, e D. Maria Luiza de Sabova. Casou no anno de 1710 com D. Jayme da Sylva, filho quarto de D. Pedro Felix Joseph da Sylva Menezes Pacheco e Giron, XII. Conde de Cifuentes, o qual faleceo sem successão, e a Condessa D. Josefa cafou segunda vez com D. Vicente de Gusmao, e Espinola, Commendador de Almodovar, Alseres môr da Ordem de Calatrava, e ao presente Conde de Villaumbrosa, filho quarto de Dom Martim de Gusmao, IV. Marquez de Monte Alegre, e Quintana, &c. e de sua mulher Dona Theresa Espinola Colona; e falecendo a Condessa sem deixar filhos, paffarao as Cafas de Arcos, e Anhover, a feu cunhado D. Sebastiao, V. Marquez de Monte Alegre. D.

\* 18 D. THERESA PACHECO, filha VI. e ulti Condes de Punhonrojma do II. Conde de la Puebla de Montalvan, e da \*\*\*. Condessa D. Itabel de Mendoça e Aragaó, como fica dito.

Casou no ano de 1650 com Dom Arias Gonçalo Davila e Bobadilha, V. Conde de Punhonrostro, Senhor das Villas de Alcovenda, San Augustin, e Casa-Sola, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera do Insante Cardeal, e Mordomo del Rey, e soy sua segunda mulher, e estando contratado o seu casamento com Dom Arias Gonçalo Davila seu silho herdeiro, e morrendo este naquelle tempo em Flandes, casou com seu pay, e tivetao os silhos seguintes:

19 D. FRANCISCO ARIAS DAVILA, morreo moço em vida de seu pay.

\* 19 D. Joao Arias, VI. Conde de Punhon-rostro.

19 D. MATTHEUS ARIAS DAVILA, morreo fendo Deao da Sé de Malaga.

19 D. Thomas Arias Giron, que foy o filho quarto, Commendador de Montiel, e la Ossa na Ordem de Santiago, foy General de Guipuscoa, tendo fido Gentil-homem da Camera de D. Joao de Austria, Mestre de Campo de Insantaria, General de Batalha, e General da Artilharia em Catalunha.

\* 19 D. Joao Arias Davila e Bobadilha, foy VI. Conde de Punhonrostro, Senhor de Alcovendas, &c. Commendador de Valencia del

Ventero na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com entrada, e do Confelho de Guerra, Governador, e Capitao General

de Ceuta, e de Galiza.

Casou no anno de 1664 com D. Maria Manoela Coloma, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e filha primeira de D. Joao André Coloma, IV. Conde de Elda, e de D. Isabel Pujadas e Borja, II. Condessa de Ana, sua mulher, e tiverao

\* 20 D. ARIAS GONÇALO, Marquez de Cafa-

fola, que succedeo na Casa.

20 D. ISABEL ARIAS PACHECO, foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, casou a 23 de Mayo de 1693 com D. Luiz Centurion e Cordova, V. Marquez de Estepa, Laula, Vivola, e Monte de Vay, com successão.

20 D. MADRONA ARIAS.

20 D. Luiza, E D. Catharina, Freiras recoletas no Mosteiro de Corpus Christi de Madrid da Ordem de S. Jeronymo.

\* 20 D. GONÇALO ARIAS DAVILA E COLO-MA BORJA E PUJADAS, Conde de Punhonrostro, de Elda, e de Ana, Marquez de Casasola, e de Hoguera, servio em Flandes, onde teve hum Regimento de Infantaria, depois soy Capitas General da Costa de Granada, Governador, e Capitas General de Oran, e Grande de Hespanha, por merce del Rey D. Filippe V. no anno de 1727. Casou com D. Maria Theresa Josefa de Croy, Da

ma

ma da Rainha Dona Marianna de Baviera, filha de Dom Fernando de Croy, Duque de Havré, e de Croy, Principe Marichal do Imperio, Soberano de Feneflrange, Conde de Fontenay, Visconde de Langle, Baraó de Ruminghen, Cavalleiro do Tusaó de Ouro, Grande de Hespanha, e da Duqueza Maria Josefa de Haluvein, Senhora de Willi, ultima da sua familia, filha herdeira de Alexandre de Haluvein, Senhor de Wovaily, Tulloy, Hames, Sagate, e Leulli, Capitaó da Guarda do Duque de Orleans, e de Violante de Basompierre, de quem teve unico

\* 21 D. DIOGO ARIAS DAVILA, Marquez de Cafafola, que lhe succedeo.

Casou segunda vez em Ourao, sendo Governador daquella Praça, com D. Isabel Ramires de Arelhano, irmãa de Dom Garcia Ramires de Arelhano, Marquez de Arelhano, Corregedor de Valhadolid, Salamanca, e Badajoz, Cavalleiro da Ordem de Santiago, filhos de D. Francisco Ramires de Arelhano e Sottomayor, e de sua mulher D. Ignes de Havarrete, netos de D. Carlos Ramires de Arelhano, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Governador de Melilha, o qual foy morto pelos Mouros em huma fahida, e foy o primeiro, que da fua familia se estabeleceo em Ourao, e era descendente dos Senhores de los Cameros, com a occasião de paffar àquella Praça com o Governador Conde de Aguilar Dom Filippe, onde casou com Dona LeoLeonor de Sottomayor, Senhora da Casa, que naquella Cidade sundou Fernando de Sottomayor, Alcaide môr de Alcalá la Real desde que se conquistou, e desse segundo matrimonio teve o Conde D. Gonçalo os filhos seguintes:

21 D. Luiz Arias Davila, Balio, e Commendador da Ordem de S. Joaó de Malta, General das suas Galés, Commandante em as da Coroa de Hespanha, e Coronel nas Reaes Armadas.

21 D. MARIA VICENTA ARIAS, que casou no anno de 1733 com D. Joseph Crespi de Mendoça Castanheda Brondo Castelós Gualbes e Avelhaneda, Conde de Castrilho, de Orgaz, Sumacarcer, e Serramanna, Marquez de Vilhacidro, e Palmas, Prestamero mayor de Biscaya, Baraó de Joyosa, e Guardia, Senhor de Santa Olalha, e de las Ormazas, Grande de Hespanha, cuja uniaó se malogrou a poucos dias de casada por falecer, e o Conde permanece viuvo.

21 D. NICOLASA ISABEL ARIAS, casou no anno de 1740 com Dom Joseph Cantelmo Stuart, Duque de Populi, Principe de Petorano, Commendador de Piedra Buena na Ordem de Alcantara, Grande de Hespanha, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com exercicio, General de Batalha dos seus Exercitos, e até ao presente pas tem successão.

\* 21 D. DIOGO ARIAS DAVILA CROY COLO-MA BORJA E PUJADAS, Conde de Punhonrostro, de

de Elda, e Ana, Marquez de Casasola, e de Hoguera, &c. Grande de Hespanha.

Casou com sua prima com irmãa D. Isabel Centurion, filha dos Marquezes de Estepa, e tiverao sómente a

D. FRANCISCO ARIAS DAVILA E CEN-21 TURION, Marquez de Casasola.

Casou no anno de 1741 com D. Lucrecia Pio de Saboya e Espinola, filha de D. Francisco Pio de Saboya Moura Corte-Real e Moncada, Marquez de Castello-Rodrigo, Principe de S. Gregorio, e de sua mulher D. Joanna Espinola de Lacerda, como diremos no Livro IX. Capitulo VII.

16 D. ALVARO DE MENDOÇA, filho fetimo de D. Rodrigo, Conde de Saldanha, e de sua mulher D. Maria de Mendoça, Marqueza de Cenete,

como dissemos.

Casou com D. Maria de Gusmao, filha de Jeronymo de Ortega, do Conselho del Rey D. Filippe II. e Corregedor de sua Casa, e Corte, e de D. Maria de Gusmao, filha de D. Martim de Gusmao, e tiveraő

17 D. DIOGO FURTADO DE MENDOÇA.

\* 17 D. Anna de Mendoça, mulher de D. Antonio, Senhor de Clavijo.

\* 17 D. Diogo Furtado de Mendoça, foy Cavalleiro da Ordem de Calatrava, e por seu cafamento Senhor del Tresno de Torete. Litigou a Casa do Infantado contra a Duqueza Dona An-Tom.IX.

Zz

na de Mendoça, pertendendo preferirlhe por va-

Casou com D. Isabel de Mendoça, VI. Senhora del Tresno de Torete, silha herdeira de D. Joao de Mendoça, V. Senhor del Tresno de Torete, e de D. Maria de Porres e Zuniga, filha de D. Manoel Gomes de Porres e Vozmediano, Senhor de Tremeroso, e de D. Isabel da Sylva e Zuniga; e Dom Joao foy filho herdeiro de Dom Joao Hurtado de Mendoça, IV. Senhor del Tresno de Torete, e de D. Ignes de Ribera, neto de D. Ignacio Hurtado de Mendoça, III. Senhor del Tresno, e de D. Nufla de Vozmediano, bisneto de D. Joao Hurtado, II. Senhor del Tresno, e de D. Maria Condelma. 110, terceiro neto de D. Joao Hurtado de Mendo. ça, Senhor del Comenar, Cardoso, el Vado, e Tresno de Torete, e de D. Leonor de Luxan sua fegunda mulher, e quarto neto de D. Inigo Lopes de Mendoça, Marquez de Santilhana, Conde del Real de Mançanares, e de D. Catharina Soares de Figueiroa, progenitores dos Duques do Infantado, e tiverao entre outros filhos, que morrerao meninos, a

18 Dom Inigo Lopes de Mendoça, que fuccedeo na Casa, e foy VII. Senhor de Tresno de Torete, e morceo sem geração.

\* 18 D. Maria de Mendoça, que por morte de seu irmaő soy VIII. Senhora del Tresno de Torete. Casou duas vezes, a primeira com Dom Inigo

Inigo Pacheco, Senhor de Valera, e Perona, seu primo segundo, e neto de D. Rodrigo de Mendoça, Conde de Saldanha, sem successão. Casou segunda vez com D. Joao de Chiriboga Cordova e Aragao, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Senhor da Casa de Chiriboga em Guipuscoa, e deste segundo matrimonio teve

19 D. Thomas Isidro, Marquez de Val-

mediano.

19 D. Maria de Chiriboga e Mendoça, cafou com D. Melchior de Mendoça Alcaraz e Gusmao, Visconde de Valoria, Senhor de Junquera, Prexamo, e Villa-Fuerte, Cavalleiro da Ordem de Santiago, filho de D. Francisco de Mendoça, VI. Senhor de Junquera, e de D. Catharina de Alcaraz e Gusmao, II. Viscondessa de Valoria, Senhora de Prexamo, e Villa-Fuerte.

19 D. Thomas Isidro de Chrriboga Men. Marquezei de Uhane.
Doça e Cordova, foy IX. Senhor del Tresno de
Torete, e das terças de Bicalharo, Valhecas, e Jetase, Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. que o sez no anno de 1686 primeiro Marquez de Valmediano, por casar a 27 de Janeiro de
1686 com D. Margarida de Lima, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, que succedeo a seu
irmaso, e soy III. Marqueza de Lhaneras, IV. Condessa de Olocau, que salecco a 7 de Dezembro de
1691, filha de Dom Jorge de Villaragud e Sans,
I. Marquez de Lhaneras, II. Conde de Olocau,
Tom.IX. Zzii Com-

In and y Google

Commendador de Villafames, e Borriana na Ordem de Monteza, e de sua mulher D. Ignes Maria de Abreu e Lima, que foy Menina da Rainha D. Isabel, Dama da Emperatriz D. Maria, e depois de viuva Senhora de Honor, e Guarda mayor das Rainhas D. Marianna de Baviera, e D. Maria Luiza Gabriela de Saboya, e era filha de Pedro Gomes de Abreu, Senhor, e I. Conde de Regalados, em cuja Casa ella depois veyo a succeder, havendo tido por filhos além de D. Margarida de Lima acima, a D. Joseph de Villaragud e Sans de Abreu, II. Marquez de Lhaneras, III. Conde de Olocau, que faleceo, sem tomar estado, no anno de 1690, e a D. Ignes mulher de seu tio João Gomes de Abreu, V. Conde de Regalados, e de Lindoso, irmao de sua may, e ella faleceo no anno de 1684, e seu marido nao repetio o matrimonio, acabando nelle a fua varonia, e de sete irmãos; e assim succedeo nos titulos, direitos, e merces, sua sogra, e irmãa a Marqueza de Lhaneras D. Ignes Maria, como logo se Do matrimonio do Marquez de Valmediano, e de sua mulher D. Margarida de Lima nasceo unica

20 D. MARIA CIRIACA DE MENDOÇA VIL-LARAGUD CHIRIBOGA E ABREU, IV. Marqueza de Lhaneras, V. Condessa de Olocau, que casou no anno de 1709 com D. Joseph Henriques de Oro, Senhor de Brecianos, de quem teve duas filhas, que faleceras meninas primeiro, que seus pays, passando

do a Casa de sua máy, que unicamente lhe havia recahido, a D. Genoveso Fenollet, V. Marquez de Lhaneras, VI. Conde de Olocau: e sua avó materna, VI. Condessa de Regalados, e Lindoso, saleceo depois chegando até o anno de 1720, em que se acabou a linha da sua Casa, deixando por herdeiros os seus criados, por se haverem extinguido os descendentes; e o Marquez de Valmediano seu genro morreo no anno de 1726, sem que tornasse a casa, e herdou a sua Casa, e as acções, que renovou em hum pleito a Casa do Insantado depois da sua morte D. Luiz de Arteaga, Coronel de Dragoens do Regimento de Merida.

Extincta a sobredita linha da Casa de Regalados, permanece outra nos Duques, e Senhores de Sottomayor, em quem se conservad os direitos desta Cafa; e affim o actual Duque de Sottomayor apresentou ultimamente no anno de 1731 a Abbadia de Rosas a ella pertencente; porque D. Leonel de Abreu, VI. Senhor de Regalados, e Valladares, Alcaide môr de Lapela, o qual casou duas vezes, e de sua segunda mulher D. Maria de Noronha, filha de Francisco de Lima, III. Visconde, e Senhor de Villa-Nova da Cerveira, e outras muitas terras, Alcaide môr de Ponte de Lima, e de sua mulher D. Isabel de Noronha, filha dos II. Condes de Abrantes D. Joao de Almeida, e D. Ignes de Noronha, tiverao entre outros filhos a FRAN-CISCO DE ABREU, VII. Senhor de Regalados, cuja linha

linha se acabou nos Condes de Regalados, como se disse, (na ultima Condessa Dona Ignes) e a Lopo GOMES DE ABREU, que foy Commendador de Seixas, e Lanhelos na Ordem de Christo, Senhor da Quinta de Agra, e Padroados de S. Mamede de Travisco, e Santiago de Pias em Monção, e casou com D. Therefa de Moscoso, filha de Dom Payo Sorred de Montenegro, Senhor de Morente, e de fua mulher Dona Maria de Moscoso, Senhora de Agra, (filha de D. Sueiro de Oca Sarmento, Senhor de Celme, e de sua mulher Dona Theresa de Sottomayor e Moscoso, Senhora de Sottomayor, Tenorio, Crescente, e Fornelos, que soy seu primeiro marido) e nasceo deste matrimonio D. Ma-RIA DE ABREU, (que se appellidou de Noronha) Senhora de Agra, a qual casou com seu tio D. Fernando Eannes de Sottomayor, I. Conde de Crecente, Senhor de Sottomayor, Tenorio, e Fornelos, que faleceo no anno de 1627 deixando quatro filhas, que forao: D. Antonia, D. Theresa, D. FRANCISCA, e D. BENTA, que casou com Dom Alonfo Henriques, XIII. Senhor de Vilhalva de los Lhanos, como se verá adiante.

D. ANTONIA DE SOTTOMAYOR, foy II. Condessa de Crecente, Senhora de Sottomayor, &c. Casou com D. Antonio Sarmento da Cunha, Commendador de Peñaroyo na Ordem de Calatrava, Embaixador aos Grisoens, filho segundo de D. Diogo Sarmento, I. Conde de Gondemar, Embaixador

dor em Inglaterra, do Conselho de Estado del Rey

D. Filippe IV. e faleceo sem filhos.

D. THERESA DE SOTTOMAYOR, que foy primeira mulher de D. Manoel Sarmento de los Cobos Luna e Mendoça, entao Conde de Ribadavia, Adiantado mayor de Galiza, e depois Marquez de Camarassa, Conde de Castro, Ricla, e Ribazopeque, Vice-Rey de Valença, e Serdenha, aonde o matarao a 22 de Julho de 1668, e tambem nao tiverao successão.

DONA FRANCISCA LUIZA DE SOTTOMAYOR. IV. Condessa de Crecente, Senhora de Sottomayor, Tenorio, e Fornelos, casou no anno de 1639 com D. Joao Fernandes de Lima, I. Marquez de Tenorio, e de los Arcos, &c. Commendador, e Alcaide môr de Mora na Ordem de Aviz, que foy Coronel de hum Regimento de Infantaria, Tenente General da Cavallaria, General da Cavallaria de Catalunha, Governador, e Capitao General de Ceuta, Mestre de Campo General, e Governador das Armas de Castella a Velha, Extremadura, e Galiza, do Conselho de Guerra de Hespanha, e do de Estado no de Portugal, que faleceo no anno de 1670, e era filho de D. Lourenço de Lima Brito e Nogueira, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, &c. e de sua mulher D. Luiza de Tavora, e daquella uniao nascerao: D. Balthasar, Conde de Crecente, que faleceo menino: D. GASPAR, Conde de Crecente, Senhor de Sottomayor, &c. a quem quem mataraõ em Madrid sem haver tomado estado, e

D. FERNANDO EANNES DE LIMA E SOTTO-MAYOR, I. Duque de Sottomayor, II. Marquez de Tenorio, e de los Arcos, Conde de Creicente, Senhor de Fornelos, Cotobade, Torneza, &c. Foy Mestre de Campo de hum Terço de Infantaria Hespanhola em Flandes, Gentil-homem da Camera del-Rey D. Carlos II. Casou com D. Petronilha de Mendoça e Chaves, filha de D. Luiz de Chaves, Senhor de los Tozos, e de D. Isabel Anna de Mendoca, irmãa do I. Conde de la Calzada, e tiverao unico a D. VICENTE, que faleceo menino: e ficando viuvo, casou segunda vez com D. Theresa Pacheco Sottomayor e Menezes, IV. Marqueza de Castrosuerte, Viscondessa de Castrosalhe, Senhora de Alconchel, e Fermoselhe, ( que se achava viuva de D. Antonio Portocarrero Mascarenhas, Conde. de Obidos) e a poucos mezes de casada ficou segunda vez viuva, falecendo o Duque sem successão em Julho de 1705.

D. Luiza Maria de Lima e Sottomayor, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, falecco no anno de 1696, havendo casado com D. Filippe Folch de Cardona e Aragaó, VI. Almirante de Aragaó, Marquez de Guadaleste, Senhor de Ondara, e Bechi, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. de quem nasceo unico D. Isidro Folch e Cardona, VII. Almirante de Aragaó, Martin de Cardona, VII. Almirante de Aragaó,

Marquez de Guadaleste, Conde de Bechi, Commendador de Vinaroz, e Benicarlo na Ordem de Monteza, e del Pezo Real de Valença em a de Alcantara, ( que tambem teve seu pay ) e saleceo no anno de 1699, nomeado Vice-Rey, e Capitao General de Galiza, sem successão dos seus dous matrimonios, o primeiro com D. Elvira de Havarra, filha de D. Belchior de Havarra e Rocafull, Vice-Chanceller do Supremo Conselho de Aragao, do Conselho de Estado, e da Junta do Governo da Monarchia de Hespanha na menoridade del Rev D. Carlos II. Vice-Rey do Perû, e de sua mulher D. Francisca de Toralto e Aragao, Duqueza de la Palata, Princeza de Massa, Marqueza de Jolve; e o fegundo com Dona Maria do Patrocinio de Aremberg Manrique de Lara, Princeza de Barbançon, Duqueza de Aremberg, Condessa de la Roche, e Aygremont, Viscondessa de Dave, e Soberana de Antes, &c. Dama da Rainha D. Marianna de Baviera.

D. Maria de Lima e Sottomayor, II. Duqueza de Sottomayor, III. Marqueza de Tenorio, e dos Arcos, Condessa de Crecente, Senhora de Tornelos, e de todos os mais Estados desta Casa, em que succedeo ao Duque D. Fernando seu irmas; salecco a 10 de Dezembro de 1726. Casou com D. Gaspar Ramires de Arelhano e Guevara, Conde de Penharubia, Visconde de Cameros, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Mestre de CamTom.IX.

po de hum Terço de Infantaria Hespanhola, General de Batalha, Governador de Tarragona, General da Artilharia do Principado de Catalunha, Governador, e Mestre de Campo General de Malaga, Mestre de Campo General dos Exercitos del-Rey Catholico, do Conselho de Guerra delRey D. Carlos II. e Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. e faleceo sem filhos no anno de 1712.

D. JOANNA MICHAELA DE LIMA E SOTTO-MAYOR, nasceo no anno de 1655, e faleceo a 21 de Setembro de 1705. Casou no anno de 1678 com D. Joseph Masones e Manca de Guiso, III. Conde de Montalvo, I. Marquez de Isla Rosa, Visconde de Artora, Barao de Posada, Senhor do Castello de la Fava com todas as suas regalias. Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. e del-Rey Dom Filippe V. General de Batalha dos feus Exercitos, que nasceo a 4 de Março de 1655, e faleceo a 11 de Janeiro de 1730, e era filho de D. Felix Masones e Sana de Castelvi, II. Conde de Montalvo, Barao de Posada, Senhor do Castello de Fava, &c. Cavalleiro da Ordem de Santiago, que nascendo no anno de 1629 faleceo no de 1713, e de sua mulher D. Elena Manca de Guiso, filha dos primeiros Marquezes de Albis, XII. Baroens de Galtelli, e Ussena, Senhores de Orosey, &c. e deste matrimonio nascerao: D. Luiz, que saleceo de treze annos; D. Felix Fernando Eannes, com quem se continúa; D. Antonio, e D. FERNANDO, que

que morrerao meninos; D. Joseph, Coronel do Regimento de Infantaria de Galiza, Brigadeiro, e actualmente General de Batalha dos Exercitos del-Rey D. Filippe V. feu Gentil-homem da Camera com entrada; D. Francisco, Capitao da galé de S. Genaro; D. JAYME, Marquez de Isla Rosa, Governador de Goceano, e Coronel do Regimento de Dragoens de Frisia; D. MARIA, que cason no anno de 1704 com D. Felix Margens e Nin, I. Conde de Castilho, XI. Barao de Senis, Senhor de Olurechi, e Astuni, General da Cavallaria de Serdenha, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. e com exercicio del Rey de Serdenha Carlos Manoel I. e tem os filhos feguintes: D. FER-NANDO, que casou com D. Victoria Vico e Amat, filha de Dom Domingos Vico e Zonza, III. Marquez de Soleminis, General da Cavallaria de Serdenha, e de D. Esperança de Amat, Picolomini, e Gambela, filha dos Baroens de Sorfo, e até ao presente nao tem successao; Fr. Gaspar, Religioso da Merce, Mestre de Theologia em Alcalá; D. GABRIEL, e D. LAURA. Teve mais o Conde de Montalvo estas filhas: D. BENTA, que faleceo na flor da idade, contando dezaseis annos; D. Joanna, e D. ELENA, que morrerao meninas, e D. MARIA IGNACIA, que casou no anno de 1722 com D. Antonio Manca Sanjust e Castelvi, V. Conde de S. Jorge, Senhor de Ufini, e Tifi, General da Infantaria de Serdenha, e até o presente nao tem filhos. Tom.IX. Aaa ii D.

# 380 Historia Genealogica

DOM FELIX FERNANDO EANNES DE LIMA SOTTOMAYOR MASONES E CASTRO, nasceo a 27 de Novembro de 1684, succedeo em todos os Estados desta Casa, he III. Duque, e Senhor de Sottomayor, IV. Conde de Montalvo, Marquez de Tenorio, e de los Arcos, Conde de Crecente, Barao de Posada, Senhor do Castello de Fava, e de Fornelos, &c. Grande de Hespanha, em quem se vem aquellas virtudes proprias do teu esclarecido nascimento, brilhando a erudição em larga noticia da Historia, e da Genealogia, em que nao cede aos mais celebrados de Hespanha, e a toda a Europa seria muy util, que se publicassem os seus vastos, e bem fundados estudos, que a sua benignidade me dispensou em diversas occasioens, que a elle recorri, a quem grato correspondo nesta curta memoria, que o tempo conhecerá bem diminuta, quando manifeste ao publico a sua singular applicação. Casou a 28 de Janeiro de 1715 com sua prima Dona Laura Mafones, VII. Senhora de Montefurcada, que nafceo a 8 de Junho de 1690, filha de Dom Ramon Masones e Manca de Guiso, e de D. Anna Masones Martin de Saluzo, filha de D. Miguel Martin de Saluzo Fiesco, Senhor de Ficuyli, e de D. Lucrecia Masones e Hin, filha de D. Antonio Masones, Mestre Racional do Reyno de Serdenha, irmão do I. Conde de Montalvo D. João Estevão, e de D. Anna Maria Hin e Sanjust, filha dos IX. Baroens de Senis. Era D. Ramon Masones filho de D.

D. Francisco Masones e Sana de Castelvi, Governador de Goceano, Castelao de Caster, irmao do II. Conde de Montalvo, e de D. Laura Manca de Gusso, irmãa de sua combada, filha dos primeiros Marquezes de Albis. Faleceo a Duqueza D. Laura a 21 de Fevereiro deste presente anno de 1741, deixando unica

D. ANNA MARIA DE LIMA, Condessa de Crecente, que nasceo a 18 de Abril de 1718, e casou a 28 de Abril de 1734 com seu primo D. Domingos Manoel Henriques de Havarra, que nasceo a 7 de Junho de 1711, e he II. Conde de Ablitas. III. Marquez de Vilhalva de los Lhanos, e de Caftelnau, XI. Visconde de Valderro, Barao de Expeleta, e Hoallan, Senhor de Berriozar, Penha, e Almudi de Tudela, &c. filho de D. Joseph Henriques de Havarra, III. Conde de Ablitas, Marquez de Vilhalva, e de D. Clara de Solis e Gante, filha dos II. Duques de Montelhano D. Alonfo de Solis, e D. Luiza de Gante e Sarmento, Camereira môr da Princeza das Asturias D. Maria Barbara, Infanta de Portugal, e neto de D. Balthasar Henriques de Anaya e Sottomayor, I. Marquez de Vi-Ihalva de los Lhanos, Senhor de Anaya, Cabrilhas, Castro, la Maza, e Tavera, &c. e de D. Bernardina Henriques de Havarra e Alva, filha de Dom Gaspar Henriques de Havarra e Alva, I. Conde de Ablitas, Senbor de Marquinez, &c. e de D. Jeronyma de Expeleta e Gongora, VIII. Viscondessa de Val-

#### 382 Historia Genealogica

Valderro, Baroneza de Expeleta, e Hoalhan, &c. e segundo neto de D. Alonso Henriques de Anaya, XIII. Senhor de Vilhalva de los Lhanos, la Maza, Tavera, &c. e de Dona Benta Antonia de Sottomayor e Abreu, que foy a ultima filha da Condessa de Crecente D. Maria de Abreu, e Noronha, Senhora de Agra, como dissemos acima. Nao tem o Conde de Ablitas D. Domingos, e de sua mulher D. Anna, Condessa de Crecente, até o presente successão, e tem o Conde unico irmao a D. Francisco Henriques, que nao tem tomado estado, e de seu pay o Conde D. Joseph o sorao D. Bento, Senhor de Anaya, e Cabrilhas, que casou com D. Maria Michaela de Ribera Rodrigues de Ledesma, II. Condessa de Quintanilha, sem successão, e D. Maria primeira mulher de D. Balthafar Marradas, Conde de Sallent, Senhor de Lharin, e Matada, que viuvo della casou com D. Rofa da Sylva Pimentel, filha dos V. Duques de Hijar, sem que tambem tenha tido successão.

Condes de Clavijo.

17 D. ANNA DE MENDOÇA E ARAGAO, filha de D. Alvaro de Mendoça, e de sua mulher D. Maria de Guímao, como atraz dissemos.

Casou com D. Antonio de Molina Arelhano e Linhan, Senhor de Clavijo, e Miraflores, de Embid, el Pobo, la Aldeguila, e Santjuste, Gentilhomem da Boca del Rey D. Filippe II. filho de D. Gabriel -de Molina e Linhan, V. Senhor das Villas de Embid, el Pobo, la Aldeguila, e Santjuste, e dos Lugares

gares de Teros, e Guisema, e de D. Maria de Arelhano e Mendoça, filha de D. Urbano de Arelhano, Senhor das Villas de Clavijo, e Miraflores, e de D. Elena Arias Bobadilha, irmãa do Conde de Punhonrostro: e D. Urbano foy filho herdeiro de Dom Alonso Ramires de Arelhano, I. Conde de Aguilar, Senhor de los Cameros, e de D. Catharina de Mendoça, filha do I. Duque do Insantado.

\* 18 DOM MARCOS DE MOLINA, Senhor de

Clavijo, &c.

18 D. Anna Mauricia de Mendoça, cafou no anno de 1629 com D. Joao Francisco Rodrigues de Molina, II. Senhor da Villa de Umera,
e foy seu filho D. Francisco Rodrigues de Molina
e Mendoça, Senhor de Umera, que casou com D.
Joanna Davalos e Toledo, filha de D. Pedro Davalos e Toledo, e de D. Gregoria Maria de Molina, com successão.

18 D. Luiza de Mendoça, casou com D.

Francisco Monteiro, Regedor de Badajoz.

18 D. MANUELA DE MENDOÇA E ARAGAĞ, que foy a terceira filha, cafou com D. Joaó Rodrigues de Ribadaneira e Marcilha, Senhor del Rincilho, e ficando viuva fem fuccessa, foy Dona de Honor, e Guarda mayor das Damas das Rainhas D. Maria Luiza de Orleans, e D. Marianna de Baviera; morreo no Paço de Madrid no anno de 1694.

\* 18 D. MARCOS DE MOLINA MENDOÇA LINHAN,

NHAN E ARELHANO, foy Senhor de Clavijo, Mirathores, Embid, e mais terras da Casa de seu pay, a que ajuntou o Morgado, e Senhorio da Fortaleza de Picaça, em que succedeo por morte de sua de Picaça, em que succedeo por morte de sua Ordem de Alcantara, morreo moço, sendo casado com D. Francisca Maria de Molina e Sottomayor, irmãa de seu cunhado o Senhor de Umera, e filha de Melchior Rodrigues de Molina, I. Senhor da Villa de Umera, do Conselho Real, e Camera de Castella, e dos da Cruzada, e Inquisças, e de D. Joanna de Bobadilha sua mulher, e tiveras

19 D. Antonia, ea D. Luiza Bernarda,

que morrerao meninas.

\* 19 DONA JOANNA LOURENÇA DE MOLINA. MENDOÇA E ARELHANO, que morreo a 18 de Março de 1684; foy por morte de sua irmãas Senhora de Clavijo, la Aldeguila, Miraslores, e Picaça, que soy no que succederas por morte de seu pay, por ser o Morgado de Embid, el Pobo, e mais Villas de agnaças, com que nelle succedeo seu tio D. Inigo de Molina, de quem soy filho D. Diogo de Molina, I. Marquez de Embid, e progenitor dos mais.

Casou com D. Martim Joseph de Lanuça, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Alcade de Corte (que vem a ser Corregedor da Corte, e Casa) del Rey D. Filippe IV. filho de D. Miguel Bautista de Lanuça, Cavalleiro da mesma Ordem, do Conselho da

da Fazenda, Protonotario, e Conselheiro de capa espada do supremo de Aragao, sobrinho de D. Martim Bautista de Lanuça, ultimo Justica mayor de Aragao dos da fua Cafa, e tiverao

# 20 D. MARCOS BALTHASAR, I. Conde de

Clavijo.

D. THERESA, e D. VICENCIA DE LANU-ÇA, que forao Freiras no Mosteiro de las Huelgas

de Burgos.

D. FRANCISCA DE LANUÇA E MENDO-20 ca, casou no anno de 1687 com D. Fernando de Moscoso, Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Conselho Real de Castella, filho natural de Dom Antonio de Moscoso, Marquez de Vilhanueva del Fresno, sem successão.

\* 20 DOM MARCOS BALTHASAR DE LANUÇA MENDOÇA E ARELHANO, foy I. Conde de Clavijo por merce delRey D. Carlos II. Senhor de Aldeguela, Piaça, e Miraflores, e dos Morgados de Bautista, e Lanuça, Gentil-homem de Boca del-Rey Catholico, do seu Conselho da Fazenda. Foy tambem Marquez de Aunhon, e Padroeiro de S. Filippe o Real de Madrid, alcançado por huma fentença no anno de 1708 contra o I. Marquez de Valmediano.

Casou em Caragoça no anno de 1682 com D. Manuela Sanz de Mendoça e Heredia, filha de Dom Francisco Sanz de Cortes, Marquez de Villa-Verde, Conde de Morata, e de Dona Anna Maria de Tom. IX. Bbb

Mendoça, irmãa do I. Marquez de Barboles, e filha de D. Affonfo Fernandes de Heredia e Mendoça, I. Conde de Contamina, e de D. Isabel Joanna de Latras, filha de Dom Joao Sanz de Latras,

Conde de Altares, e tiverao unica a

21 D. FRANCISCA XAVIER DE LANUÇA E MENDOÇA, Condessa de Clavijo, Marqueza de Aunhon, &c. Casou com D. Miguel de Sada e Antilhon, Mestre de Campo General delRey Catholico das suas Armadas, e Chese de Esquadra dellas, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro em Napoles, filho terceiro dos Marquezes de Campo Real em Aragaso, e nas tem até o presente successão.

## §. VI.

Almirantes de Caffella.

\* 16 D. Anna DE MENDOÇA, filha primeira de D. Diogo Furtado de Mendoça, Conde de Saldanha, e de sua mulher Dona Maria de Mendoça, Marqueza de Cenete, morreo a 26 de Junho de 1595.

Cafou com D. Luiz Henriques de Cabrera, VII. Almirante de Castella, III. Duque de Medina de Rio-Seco, Conde de Modica, Visconde de Cabrera, e Bás, Cavalleiro do Tusao, morreo a 27 de Mayo de 1596, irmao de sua cunhada a Duqueza do Infantado D. Luiza Henriques, e filho de Dom Luiz Henriques, VI. Almirante de Castella, e deste matrimonio nascerao

D.

\* 17 D. Luiz Henriques, VIII. Almirante de Castella.

17 D. DIOGO HENRIQUES, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, morreo folteiro.

\* 17 D. Rodrigo Henriques, I. Marquez de Valdonquilho.

17 D. Anna Henriques de Mendoça, cafou com Dom Luiz Ramon Folch de Cordova, e Aragao, Conde de Prades, como já dissemos.

17 D. MARIA HENRIQUES, foy Freira na Madre de Deos de Toledo, donde passou para o Mosteiro de N. Senhora de Constantinopla de Madrid.

17 D. Antonia Henriques de Cabrera, foy Freira em S. Domingos o Real de Madrid, e já o tinha fido na Madre de Deos de Toledo.

\* 17 D. Luiz Henriques de Cabrera, foy VIII. Almirante de Caftella, IV. Duque de Medina de Rio-Seco, Conde de Modica, e Melgar, &c. Cavalleiro do Tusaó de Ouro, morreo a 17 de Agosto de 1600.

Casou com D. Victoria Colona, filha de Marco Antonio Colona, Duque de Paliano, e Tagliacozzo, Principe de Sonnino, e de Manupeli, Grao Condestavel de Napoles, e de D. Feliche Ussino sua mulher, irmaa de Paulo Jordao, I. Duque de Brachano, filho de Jeronymo Ursino, Conde de la Anguilara, e de sua mulher Francisca Sforça, filha de Bosio Sforça, Conde Soberano de Santa Flotom. IX.

ra, Senhor de Castel Arquaro, e de sua mulher Constança Farnese, irmãa de Pedro Luiz Farnese, I. Duque de Parma, e tiveraõ

\* 17 D. JOAO AFFONSO HENRIQUES, IX. Al-

mirante de Castella.

\* 17 D. Anna Henriques, Duqueza de Al-

buquerque, como adiante se escreverá.

17 Dona Feliche Henriques, morreo em 1676. Caíou com D. Francisco Gomes de Sandoval, naquelle tempo I. Duque de Cea, e depois II. de Lerma, e Useda, de quem ficando viuva logrou as rendas da Claveria môr de Calatrava por merce delRey D. Filippe IV. de 25 de Março de 1636, deixando successão.

\* 17 D. Joad Affonso Henriques de Cabrera, foy IX. Almirante de Castella, V. Duque de Medina de Rio-Seco, Conde de Modica, Ostona, Melgar, e Rueda, Visconde de Cabrera, e Bás, &c. Gentil-homem da Camera delRey Dom Filippe IV. seu Mordomo môr, e do Conselho de Estado, Commendador de Piedra Buena na Ordem de Alcantara, General do Exercito, que soccorreo Fuente-Rabia no anno de 1638, e Vice-Rey de Napoles; nasceo a 3 de Março de 1597, e morreo a 7 de Fevereiro de 1647. Esteve desposado com D. Francisca Luiza de Sandoval, irmãa de seu cunhado o I. Duque de Cea, a qual morreo antes de cumprir a idade para se receberem.

Casou em 28 de Novembro de 1612 com D. Lui-

za de Sandoval e Padilha, outra irmãa, e filhas de D. Christovao, 1. Duque de Useda, e deste matrimonio, além de D. Francisco, que morreo em Napoles de curta idade, tiverao

D. JOAO GASPAR HENRIQUES DE CA-BRERA, que foy unico, e por morte de seu pay X. Almirante de Castella, VI. Duque de Medina de Rio-Seco, Conde de Modica, Melgar, &c. Commendador de Piedra Buena na Ordem de Calatrava. Gentil-homem da Camera delRev D. Filippe IV. Estribeiro môr delRey D. Carlos II. e do seu Conselho de Estado; morreo a 25 de Setembro de

1691.

Casou com D. Elvira de Toledo, que morreo em Janeiro do anno de 1680, filha de D. Fradique de Toledo Oforio, I. Marquez de Vilhanueva de Valdueca, e de D. Elvira Ponce de Leon, filha de D. Luiz Ponce de Leon, Marquez de Zara, filho primogenito do III. Duque de Arcos, e deste esclarecido matrimonio nascerao estes filhos:

\* 19 Dom Joao Thomas, XI. Almirante de

Castella.

D. Luiz Henriques de Cabrera, que foy Marquez de Alcanhices, Grande de Hespanha, por casar com a Marqueza D. Theresa Henriques de Almança e Borja, e da sua successão démos já noticia.

D. THERESA HENRIQUES, casou duas vezes, a primeira com D. Gaspar de Haro e Gusmao, VII.

VII. Marquez del Carpio, e de Eliche, Conde Duque de Olivares, de quem foy fegunda mulher, e da fua fuccellao já te difle em seu lugar. Casou segunda vez em 30 de Mayo de 1688 com D. Joachim Ponce de Leon, VII. Duque de Arcos e Maqueda, de quem nao teve successão, e ella mor-

reo a 5 de Abril de 1716.

Ficando viuvo o Almirante D. Joao Gaspar Henriques, casou segunda vez occultamente com D. Leonor de Roxas, como elle deixou declarado em seu Testamento, dizendo, que já era salecida, da qual havia tido antes muitos silhos, e declara, que ella em razao do seu casamento havia sido Duqueza de Medina del Campo, e manda, que como tal seja sepultada junto a elle: e que além de outros silhos bastardos, havidos em disterentes mulheres, teve da dita D. Leonor tres silhos, que ElRey D. Carlos II. lhe despachou, dando a hum o titulo de Marquez, e sazendo outras merces a outros, e a silha seguinte do reserido matrimonio

D. MARIA HENRIQUES DE CABRERA, casou no anno de 1687 com D. Antonio Bernuy e Mendoça, Marquez de Benamexi, Mariscal de Alcalá, Senhor de Zumel, e Tumilhos, silho de D. Joseph Diogo de Bernuy e Mendoça, I. Marquez de Benamexi, Mariscal de Alcalá, &c. e de Dona Maria Çapata e Bernuy sua primeira mulher, e ti-

verao

20 D. JOAO IGNACIO DE BERNUY E MEN-

DOÇA, III. Marquez de Benamexi, Marifcal de Alcalá, Senhor de Zumel, &c. e morreo fem cafar, e herdou a fua Cafa feu tio irmao de feu pay, que vive cafado com Dona N... de Honettrofa e Barradas, irmaa do IV. Mar-

quez de Penhaftor.

\* 19 D. JOAO THOMAS HENRIOUES DE CA-BRERA, XI. Almirante de Castella dos da sua Cafa, VII. Duque de Medina de Rio-Seco, Conde de Modica, Offona, Melgar, Rueda, Visconde de Cabrera, e Bás, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que depois de ter sido Gentil-homem da Camera com exercicio, Governador de Milao, Vice-Rey de Catalunha, do Conselho de Estado, e Estribeiro môr delRey D. Carlos II. e delRey Dom Filippe V. que o nomeou Embaixador a Roma, e depois a França, e fazendo caminho para aquelle Reyno, passou a Portugal em Setembro de 1702, reconhecendo o Archiduque Carlos com o nome de Rey III. de Castella, a quem servio de Estribeiro môr nas funções publicas, e acompanhou na Campanha da Beira do anno de 1704: fez hum Manifesto, que imprimio sobre a mudança daquelle Reyno ao serviço do Archiduque; e estando em Estremoz com o titulo de General das Armas do Reyno do Algarve, que ElRey D. Pedro II. lhe conferira, teve hum accidente de apoplexia, com que perdeo os fentidos, e por beneficio dos cauterios, e outros remedios tornou a cobrallos, e recebeo os Sacramentos, e sez Testamento, e nomeou por Executores, e Testamenteiros os Padres Carlos Antonio Cafnedi, e Alvaro Cienfuegos, da Companhia, que com elle tinhao vindo de Hespanha: deixou a ElRey D. Carlos por herdeiro, depois de fatisfeitos muitos legados, e obras pias, em que entra hum Collegio, que manda edificar em Portugal no caso, que ElRey D. Carlos nao reynasse em Hes-Faleceo naquella Villa a 29 de Julho de 1705, depois de se ter achado na Campanha deste anno na Provincia de Alentejo; foy enterrado no Mosteiro de S. Francisco de Estremoz onde jaz na Capella mor. O Marquez de S. Filippe a pag. 204 dos Commentarios da Guerra de Hespanha, diz, que por ordem del Rey D. Pedro fora depositado magnificamente à sua custa, fora do Panteon dos Reys, na Igreja de Belem até que se fabricasse a sepultura, que havia ordenado, no que padeceo. equivocação este Author; porque o Almirante foy sepultado em Estremoz, como temos dito.

Cafou duas vezes, a primeira no anno de 1663 com D. Anna Catharina de Lacerda, que morreo a 28 de Fevereiro de 1697, filha do VIII. Duque de

Medina Celi, de quem nao teve successão.

Cafou fegunda vez no anno de 1697 com D. Anna Catharina de Lacerda, viuva de D. Pedro Antonio de Aragaó, e filha de feu cunhado D. Joaó Francisco de Lacerda, IX. Duque de Medina Celi, a qual morreo antes de seu marido passar a Portugal, e naó deixou successão.

\* 17 D. Anna Henriques de Cabrera, fi- Duques de Albujuerlha primeira de D. Luiz, VIII. Almirante de Castella, e da Duqueza D. Victoria Colona sua mu-

lher, morreo a 19 de Agosto de 1658.

Casou em 22 de Janeiro de 1614 com D. Francisco Fernandes de la Cueva, VII. Duque de Albuquerque, Marquez de Cuelhar, Conde de Ledesma, e de Huelma, Senhor das Villas de Mombeltran, e Pedro Bernardo, Vice-Rey de Catalunha, e de Sicilia, Embaixador em Roma, do Confelho de Eftado, e Presidente do Conselho supremo de Aragao, e foy sua terceira mulher, morreo em Agosto de 1637, deixando deste matrimonio os filhos seguintes:

18 D. FRANCISCO FERNANDES DE LA CUE-

VA, VIII. Duque de Albuquerque.

D. GASPAR DE LA CUEVA, foy General da Artilharia do Exercito da Extremadura contra Portugal, morreo solteiro.

D. MELCHIOR DE LA CUEVA, IX. Duque de Albuquerque.

D. BALTHASAR DE LA CUEVA, foy Collegial de S. Bartholomeu em Salamanca, Deao daquella Cathedral, e deixando a vida Ecclesiastica, foy pelo seu casamento Marquez de Malagon, e depois Embaixador em Alemanha, Vice-Rey da Nova Hespanha, e do Conselho, e Camera de Indias. Casou com Dona Theresa Maria de Savedra, Marqueza de Malagon, Condessa de Cas-Tom.IX. Ccc telhar.

telhar, e da sua successao diremos adiante.

18 D. Joseph de la Cueva, foy Collegial de S. Bartholomeu em Salamanca, Abbade de Junhobz, Conego, e Vigario do Coro na Sé de Toledo; morreo no anno de 1660.

18 D. Isabel De la Cueva, casou duas vezes, a primeira com D. Jorge Manrique de Cardenas, IV. Duque de Maqueda, e IV. de Naxera,

que morreo em 30 de Outubro de 1644.

Casou segunda vez em 7 de Fevereiro de 1645 com D. Nuno Colon de Portugal, VI. Duque de Veragua, como diremos.

18 D. Anna Henriques de La Cueva, foy primeira mulher de D. Joao Henriques de Almança e Borja, VII. Marquez de Alcanhices, e de Oropeza, Grande de Hespanha, que depois soy terceiro marido de D. Joanna de Velasco, como já fica em seu lugar referido, e deste matrimonio civerao unica

19 D. Anna Henriques de Almanga, cafou no anno de 1654 com Dom Jayme Francifco Sarmento da Sylva Vilhandro e Pinos,
V. Duque de Hixar, Conde de Salinas, Ribadeo, Belchite, &c. Cavalleiro do Tufaő,
Gentil-homem da Camera del Rey Catholico
com exercicio, Graő Camerlengo de Aragaő,
Vice-Rey daquelle Reyno, e Eftribeiro mor
da Rainha D. Marianna de Baviera, e foy sua
primeira mulher, de quem teve
D.

20 D. JAYME FERNANDES DE HIXAR SAR-MENTO DA SYLVA, Conde de Belchite, nafceo no mez de Julho de 1663, e morreo de pouca idade, fendo successor na Casa de seu

pay, e na de seu avô materno.

\* 18 D. Francisco Fernandes de la Cueva, foy VIII. Duque de Albuquerque, Marquez de Cuelhar, e de Cadereita, Conde de Ledesma, &c. Commendador de Guadalcanal, e Trese da Ordem de Santiago, General da Cavallaria em Flandes, Vice-Rey da Nova Hespanha, do Perú, e de Sicilia, do Conselho de Estado del Rey Carlos II. seu Mordomo mor; morreo em 27 de Março de 1676.

Casou a 12 de Janeiro de 1645 com Dona Joanna Francisca de Armendaris e Ribera, Marqueza de Cadereita, Condessa de la Torre, Dama da Rainha D. Isabel de Borbon, e depois Camereira môr das Rainhas D. Maria Luiza de Orleans, e D. Marianna de Baviera; morreo a 15 de Setembro de 1696. Era filha herdeira de Dom Lope Dies Aux de Armendaris, I. Marquez de Cadereita, Cavalleiro da Ordem de Santiago, General dos Galeoens de Indias, Gentil-homem de Boca, e Mordomo del Rey Catholico, e do seu Conselho de Guerra, Embaixador Extraordinario ao Emperador, e Vice-Rey da Nova Hespanha, e de sua mulher D. Antonia de Sandoval e Ribera, III. Condessa de la Torre, e tiveras unica

Tom.IX.

Ccc ii

D.

D. Anna de la Cueva e Armenda-RIS. não fuccedeo na Cafa de Albuquerque por fer Morgado de agnação, mas herdou os mais bens de seu pay, como tambem succedeo depois na Casa de sua may, e soy III. Marqueza de Cadereira, e Condessa de la Torre. Casou em vida de seu pay com seu tio D. Melchior de la Cueva.

D. MELCHIOR DE LA CUEVA, por morte de seu irmao o Duque D. Francisco succedeo na Casa, e foy IX. Duque de Albuquerque, Conde de Ledesma, e Huelma, Marquez de Cuelhar, &c. Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, do feu Conselho de Estado, e General da Armada

Real; morreo a 21 de Outubro de 1686.

Casou com sua sobrinha D. Anna de la Cueva, Armendaris e Ribera, III. Marqueza de Cadereita, e Condessa de la Torre, filha herdeira do Duque D. Francisco seu irmao, e tiverao esclarecida successão nos filhos seguintes:

D. FRANCISCO, X. Duque de Albuquerque.

D. JOANNA ROSALIA DE LA CUEVA, foy Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, cafou em 17 de Abril de 1689 com D. Manoel de Navarra, e Avelhaneda, IV. Conde de Castrilho, Grande de Hespanha, filho de D. Joao Manoel de Maulcon e Navarra, VI. Marquez de Cortes, Mariscal de Navarra, e de D. Joanna de Avilhaneda e Haro, III. Condessa de Castrilho, filha, e herdeira,

que veyo a fer de D. Garcia de Haro e Gusmas, e de Dona Marianna Henriques Portocarrero, 11. Condes de Castrilho, e nas tiveras successas, e sicando viuva casou segunda vez com Dom Pedro Pimentel, VII. Marquez de Mirabel, Conde de Brantevila, Capitas General dos Exercitos del Rey Catholico, Gentil-homem da sua Camera com entrada, e do seu Conselho de Guerra.

19 D. MANUELA DE LA CUEVA, Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, casou com D. Ignacio de Vilhacis Manrique, IV. Conde de Penhastor, Senhor de Villa Garcia, &c. e procrearas

os filhos feguintes:

\* 20 D. Francisco de Vilhacis, com quem fe continúa.

- 20 D. Anna Catharina de Vilhacis de La Cueva Manrique de Lara, casou no anno de 1728 com Dom Sancho de Miranda Ponce Saavedra Guevara e Carrilho, V. Marquez de Valde-Carzana, e de Torralva, Conde de Taalù, Mordomo delRey Catholico, e tem
- 21 D. JUDAS THADEU, Conde de Taalû.
- 21 D. MARIA ANTONIA.
- 21 D. FRANCISCA XAVIER.
- 21 D. MARIA DO PILAR.
- 20 D. MARIA MICHAELA DE VILHACIS DE LA CUEVA MANRIQUE DE LARA, casou com D. Pedro Villarroel Manrique de Vargas e

D. Pedio Villarroel Manrique de Vargas e ValenValencia, Visconde de Villaquite, primogenito de D. Fernando de Villarroel Manrique de Vargas Valencia, IV. Marquez de S. Vicente, Visconde de Villaquite, Mariscal de Castella, Senhor de Villaviudas, Villarmentao, e Revenga, &c. e de Dona Maria Antonia de Cordova, Cabeza de Vaca, Quinhones, e Mogrovejo, Marqueza de Fuente Oyuelo, Senhora de Villaquilambre, e tem os filhos seguintes:

21 D. MARIA ANTONIA DE VILLARROEL
E VILHACIS.

21 D. MELCHIORA, Religiosa no Mosteiro das Commendadeiras de Santiago.

21 D. MANUELA DE LA CUEVA.

\* 20 D. FRANCISCO DE VILHACIS DE LA CU-EVA MARRIQUE DE LARA, V. Conde de Penhaflor, Senhor de Villa Garcia, &c. Ca-, fou com Dona Therefa de Velasco sua prima com irmãa, filha de D. Pedro de Velasco, Marquez de Silleruelo, e de D. Brites de Vilhacis Manrique de Lara, de quem tem

D. FRANCISCO ANTONIO DE VILHACIS,

que nasceo a 3 de Mayo de 1741.

19 D. ISABEL MARIA DE LA CUEVA, casou em 15 de Dezembro de 1712 com o Marquez de Malpica, e morreo a 15 de Setembro de 1713 sem successão.

\* 19 D. Francisco Fernandes de la Cueva,

EVA, X. Duque de Albuquerque, Conde de Ledesma, e Huelma, Marquez de Cuelhar, Commendador de Guadalcanal na Ordem de Santiago, e Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio. Foy Capitas General da Costa de Andaluzia, e mar Oceano, Vice-Rey da Nova Hespanha, Cavalleiro da Ordem do Tusas, e Grande da primeira classe; faleceo a 23 de Outubro de 1733.

Casou em 6 de Fevereiro de 1684 com D. Joanna de Lacerda e Aragaó, filha quarta de Dom Joaó, IX. Duque de Medina Celi, e de D. Catharina de Aragaó, Duqueza de Segorbe e Cardona, e tiveraó

\* 20 D. FRANCISCO FERNANDES DE CORDO-

VA, que lhe succedeo.

20 D. Anna Catharina de la Cueva, nasceo em Janeiro de 1692. Casou com D. Ambrosio Espinola, Marquez de los Balvases, que nas-

ceo a 9 de Janeiro de 1696.

20 D. FRANCISCO FERNANDES DE LA CUEVA, he XI. Duque de Albuquerque, Conde de Ledesma, e Huelma, Marquez de Cuelhar, e successor de toda a grande Casa de seu pay, Gentilhomem da Camera del Rey D. Filippe V. e Estribeiro mòr do Principe das Asturias D. Fernando. Casou no anno de 1735 com D. Agostinha da Sylva, filha terceira dos X. Duques do Insantado D. Joao de Deos, e D. Maria Theresa de los Rios e Cordova, e tem os silhos seguintes:

21 D. JOSEPH ANTONIO DE LA CUEVA R SYLVA, Marquez de Cuelhar.

D. MARIA DE LA CUEVA E SYLVA.

Marquezes de Valdon-

\* 17 D. DIOGO HENRIQUES DE MENDOGA, filho terceiro de D. Luiz, VII. Almirante de Caftella, e da Duqueza Dona Anna de Mendoça sua mulher; seguia a vida Ecclesiastica, e era Arcediago de Madrid na Cathedral de Toledo, que largou, e foy I. Marquez de Valdonquilho, e Mordomo del Rey Catholico.

Casou com D. Francisca Valdes Osório e Azevedo, Senhora de Valdonquilho, e Vilhamuriel, e do Morgado de Texado, e lepois por morte de seu meyo irmao o Marquez D. Francisco de Galceran de Valdes e Cardona, soy Marqueza de Miralho, Senhora da Casa de Salas de Valdes, da Villa de Horcajo de las Torres, e de S. Martin de la Fuente, a qual era viuva de D. Pedro de Gusmao, tio do Conde Duque, e silha herdeira de D. Fernando de Valdes Osorio, Senhor da Casa de Salas, de Miralho, &c. e de D. Catharina Osorio de Azevedo sua primeira mulher, e prima com irmãa, Senhora do Estado de Valdonquilho, e do Texado, e tiveras as tres filhas seguintes:

VALDES E OSORIO, que succedeo na sua Casa, soy II. Marqueza de Valdonquilho, e III. de Miralho, Senhora da Casa de Salas de Valdes, e do Morgado, e Estado do Texado. Casou no anno de

1631 com D. Francisco de Zuniga Avelhaneda e Baçan, III. Duque de Penharanda, VII. Conde de Miranda, e por este casamento se uniras estas Casas, que se conservas juntas em seus descendentes, como se verá adiante.

18 D. CATHARINA HENRIQUES, casou com Marquezes de Mala-Dom Fernando Arias de Saavedra, VI. Conde de gom. Castelhar, III. Marquez de Malagon, Senhor del Viso, Mariscal, e Alfaqueque mayor de Castella, e tiveras entre outros filhos, que morreras de curta idade, a

19 D. THERESA MARIA DE SAAVEDRA, que foy fuccessora desta Casa, IV. Marqueza de Malagon, e VII. Condessa de Castelhar, Senhora del Viso, morreo a 30 de Dezembro de 1708. Casou duas vezes, a primeira com D. Luiz de Lencastre, filho de D. Alvaro, e D. Juliana de Lencastre, Duques de Aveiro, e nao tiverao filhos, e ficando viuva casou segunda vez com Dom Balthafar de la Cueva, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e naquelle tempo Conselheiro de Ordens, e depois da Camera de Indias: e pelo feu cafamento Marquez de Malagon, foy Vice-Rey da Nova Hespanha, e Embaixador a Alemanha, morreo em 2 de Abril de 1686, filho do VII. Duque de Albuquerque, como dissemos, e deste matrimonio nasceo

20 D. FERNANDO JOACHIM ARIAS DE SAA-Tom. IX. Ddd VEDRA

# 402 Historia Genealogica

VEDRA E LA CUEVA, que foy unico, e V. Marquez de Malagon, VIII. Conde de Caftelhar, Senhor del Viso. Casou com Dona Maria Antonia de Castro e Portugal, e foy seu primeiro marido, filha de D. Salvador de Castro, e D. Francisca Centurion, Marquezes de Almunha; e ficando viuva, e sem filhos, casou segunda vez com D. Domingos de Gusman, Conde de Teva, Marquez de Ardales, como se disse no Capitulo XVI. desse Livro Parte II.

20 Dona Anna Catharina de la Cueva ARIAS DE SAAVEDRA E ULHOA, Succedeo a seu irmao, e soy VI. Marqueza de Malagon, IX. Condessa de Castelhar, Senhora del Viso, &c. Casou no anno de 1708 com D. Manoel de Benavides Aragon Davila Cueva e Corelha, X. Conde, e I. Duque de Santo Estevao del Puerto, XII. Conde de Concentayna, e del Risco, Marquez de las Navas, e de Solera, &c. Conde de Medelhin, Capitao môr do Bispado de Jaen, Alferes môr de Avila, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. com exercicio, Estribeiro môr do Principe das Afturias, Plenipotenciario em Italia, e ao Congresso de Cambray, Presidente do Conselho de Ordens, Commendador de Monreal na Ordem de Santiago, Cavalleiro da Ordem de Sancti-Spiritus, e de S. Genaro, Gran-

Grande de Hespanha da primeira classe, Mordomo mór del Rey das duas Sicilias D. Carlos, e Estribeiro mór del Rey Catholico, e desse matrimonio nasceras os silhos seguintes:

- 21 D. Antonio de Benavides, Marquez de Solera.
  - 21 D. Francisca de Benavides e de la Cueva, nasceo a 10 de Setembro de 1711, e faleceo no anno de 1711, havendo sido casada com Dom Francisco Pimentel de Borja e Zuniga, entas Duque de Arion, e agora Conde de Luna, (por morte de seu irmas mais velho D. Manoel) Gentil-homem da Camera delRey Catholico, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro; o qual ficando viuvo, casou segunda vez com D. Faustina Telles Giron, filha dos VII. Duques de Oiluna, como veremos no Livro IX.
- 21 D. JOACHINA DE BENAVIDES, que ainda nao tem elegido estado.
- \* 21 D. ANTONIO DE BENAVIDES, que nasceo a 10 de Setembro de 1715, he Marquez de Solera, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro. Casou com D. Anna de Toledo, e Gusman, Dama da Rainha D. Isabel Farneze, filha de Dom Fradique de Toledo, IX. Marquez de Villa-Franca, e de los Velez, Duque de Montalto, e da Marqueza D. Tom.IX.

  Ddd ii Jo-

# 404 Historia Genealogica

Joanna de Guíman, e até ao presente nao tem filhos.

Marquezes de Bedmar.

18 D. MANUELA HENRIQUES, que foy a terceira filha dos Marquezes de Valdonquilho, e Miralho, que morreo a 12 de Junho de 1691. Cafou en Dezembro de 1636 com D. Gafpar de la Cueva e Mendoça, III. Marquez de Bedmar, Commendador de Moratalas na Ordem de Calatrava, Mordomo da Rainha, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. fem exercicio, Affifente, e Mestre de Campo General de Sevilha, morreo no fim de Julho de 1664; era irmaó de D. Jeronyma de Mendoça, Condessa de Obidos, mulher do primeiro Conde de Obidos D. Vasco Mascarenhas, e de D. Joanna de Mendoça, mulher de D. Joao de Aragaó, III. Duque de Terra Nova, e tiveraó os filhos seguintes:

\* 19 D. ISIDRO DE LA CUEVA, IV. Marquez

de Bedmar.

19 Dom Melchior de la Cueva, morreo fem tomar estado.

19 D. Francisca de la Cueva, foy Dama da Rainha Dona Marianna de Austria. Casou com D. Pedro da Cunha, intitulado Marquez de Assentar, Governador de Ceuta, e Mestre de Campo General do Exercito de Catalunha, e depois de Flandes, aonde morreo gloriosamente na batalha de Senes em 12 de Agosto de 1674; era filho de D. Lopo da Cunha, Senhor de Assentar, Barreiro, e Senho-

Senhorim, que passando-se a Castella depois da Acclamação del Rey D. João IV. lá soy seito Conde de Assentar, e soy do Conselho de Guerra, e de sua mulher D. Violante de Vilhena, irmãa de D. Duarte Luiz de Menezes, III. Conde de Tarouca, e desse matrimonio nasceo unica

20 D. MANUELA DA CUNHA, II. Marqueza de Assenta, soy Dama da Rainha D. Marianna de Austria. Teve por merce del Rey D. Carlos II. a administração da Commenda de Horcajo da Ordem de Santiago, na fórma que a havia tido sua avó a Marqueza de Bedmar; morreo em Brussellas a 13 de Julho de 1702. Casou com seu tio D. Isidro Melchior de la Cueva, IV. Marquez de Bedmar, co-

\* 19 D. ELVIRA DE LA CUEVA, morreo fendo Dama da Rainha D. Marianna de Austria.

\* 19 D. MARIA DOS REMEDIOS, casou com o IX. Conde de Fuensalida.

19 D. Anna, D. Joanna, E D. Isabel de La Cueva, forao Freiras no Mosteiro de Santa Isabel a Real de Granada.

19 D. EUGENIA DE LA CUEVA, morreo sem

ter elegido estado.

mo logo se dirá.

<sup>a</sup> 19 D. ISIDRO MELCHIOR DE LA CUEVA, IV. Marquez de Bedmar, Commendador de Horcajo na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com entrada, Governador

#### Historia Genealogica 406

das Armas em Flandes, aonde tinha sido General da Artilharia, e Mestre de Campo General. Foy Vice-Rey de Sicilia, Ministro de Guerra, General do Exercito de Flandes, do Conselho de Estado delRey Catholico, Presidente do Conselho de Guerra, e do de Ordens, Cavalleiro de Sancti-Spiritus.

Casou duas vezes, a primeira em 19 de Novembro de 1697 com sua sobrinha D. Manuela da Cunha. II. Marqueza de Affentar, Administradora da dita Commenda de Horcajo, como já dissemos, de quem teve

D. MARIA FRANCISCA DE LA CUEVA E 20 CUNHA, Marqueza de Bedmar, e Assentar, que casou com D. Marciano Joseph Pacheco, X. Marquez de Moya, como fica dito no Livro VI. Tomo VI. pag. 282.

Casou segunda vez com D. Francisca Henriques filha segunda de D. Luiz Henriques de Borja, Marquez de Alcanizas, e da Marqueza D. Joanna de Velasco, de quem não teve filhos.

Condes de Fuenfalida.

19 D. MARIA DOS REMEDIOS E LA CUEva, que foy a filha terceira de Dom Gaspar, III. Marquez de Bedmar, e da Marqueza D. Manuela Henriques; morreo em Milao a 18 de Agosto de 1690.

Casou em 7 de Setembro de 1659 com D. Antonio de Velasco Ayala e Cardenas, IX. Conde de Fuenfalida, e III. de Colmenar, Grande de Hespanha,

nha, Senhor de Lilho, Vilherias, Guadamur, e Guecas, Vice-Rey de Granada, Governador de Galiza, e de Milao, do Conselho de Estado, e tiverao

- \* 20 D. PEDRO NICOLAO, X. Conde de Fu-
- 20 D. IASBEL ANNA DE VELASCO, Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, usufruturaria da Commenda dos Dizimos na Ordem de Calatrava.
- \* 20 DOM PEDRO NICOLAO DE VELASCO E Ayala, X. Conde de Fuensalida, e IV. de Colmenar, e successor na mais Casa de seu pay.

  Casou em 3 de Março de 1693 com D. Francisca Mania Manuela de Cordova Portocarrero, IV.

  Condessa de Casa Palma, e de las Posadas, Marqueza de Gualdacaçar, Senhora de Molina, filha dos IX. Duques de Sessa Dom Felix, e de sua primeira mulher Dona Francisca, IV. Condessa de Casa Palma, a qual ficando viuva casou segunda vez com D. Carlos Homodei, Marquez de Almonacid, e de seu primeiro marido teve os filhos seguintes:
- 21 D. FELIX DE AYALA VELASCO E COR-DOVA, nasceo a 14 de Fevereiro de 1696, e soy XI. Conde de Fuensalida, e de Colmenar de Casa Palma, e Barajas, e Senhor dos mais Estados desta Casa, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. Grande de Hespanha; salecco em Madrid

## Historia Genealogica

408

fem successão no anno de 1734, havendo casado em 13 de Outubro de 1712 com D. Bernarda Sarmento de Valadares e Gusman, III. Duqueza da Atrisco, Dama da Princeza das Asturias Insanta de Portugal D. Maria Barbara, filha de Dom Joseph Sarmento de Valadares, I. Duque de Atrisco, Grande de Hespanha, Conde de Montesuma, e de sua mulher D. Maria André de Cordova; e a Condessa D. Bernarda sicando viuva casou segunda vez com D. Belchior de Solis e Gante, General de Batalha dos Exercitos delRey Catholico, filho do Duque de Montelhano.

21 D. MANOEL DE VELASCO, XII. Conde de Fuenfalida.

Marquezes de Estepa.

21 D. MARIA LEONOR DE AYALA, casou com D. Manoel Centurion, Marquez de Estepa, Laula, e Monte de Vay, &c. Grande de Hefpanha por merce delRey D. Filippe V. do anno de 1728, e faleceo no de 1735, deixando os filhos seguintes:

22 D. Francisco Centurion, VII. Marquez de Estepa, &c. Casou com sua tia irmãa de seu pay D. Luiza Centurion e Arias, viuva do II. Marquez de Almarza D. Ignacio de Gusmao, e não tem até o presente successão.

22 Dona Maria Centurion e Velasco, casou com D. Alonso Solis Folch de Cardona, III. Conde de Salduenha, Marquez de Caste-

Castelnovo, e Pons, Senhor de Soneca, e Mazalavés, Coronel de hum Regimento de Infantaria, primogenito de D. Joseph Solis e Gante, III. Duque de Montelhano, Conde de Salduenha, Adiantado de Yucatan, &c. Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio, e de sua mulher Dona Josefa Folch de Cardona Aragao e Milao, Marqueza de Costelnovo; e ficando viuvo no anno de 1733, casou segunda vez o Conde Dom Alonfo no de 1738 com D. Maria Augusta Manrique de Lara Vinacourt e Aremberg, IV. Condessa de Frigiliana, filha, e herdeira dos Principes de Barbancon, Condes de la Roche, e Agremont, Soberanos de Antes, &c.

- 22 Dona Maria Francisca, Religiosa no Mosteiro de S. Domingos o Real.
- 22 D. LUIZA.

Tom.IX.

21 D. Anna de Velasco, casou com D. Manoel da Sylva e Ribera, VII. Marquez de Montemayor, de Aguila, e de Sagra, Senhor das Villas Sca, Villa Longa, Magan, e Lagulina, Morgado de Lago, Notario mayor do Reyno de Toledo, Alcaide môr de la Mesta, do Conselho, e Camera de Indias, Gentil-homem da Camera del-Rey Dom Filippe V. com exercicio, descendente por varonia da Casa de Sylva, e nao tem successão.

\* 21 D. Manoel de Velasco Ayala Fer-

Eee

NANDES DE COROVA ZAPATA, succedeo a seu itmas em toda a sua Casa, e he XII. Conde de Fuensalida, &c. Coronel do Regimento de Lombardia, e Brigadeiro dos Exercitos delRey Catholico. Casou com D. Isabel Maria Pio de Saboya, e Espinola, filha de Dom Francisco Pio de Saboya e Moura, VI. Marquez de Castello-Rodrigo, Principe de S. Gregorio, e de sua mulher D. Joanna Espinola de Lacerda, como se verá no Livro IX.

Marquezes de la Guar-

\* 16 D. ISABEL DE MENDOÇA, filha fegunda de D. Diogo Furtado de Mendoça, Conde de Saldanha, e de D. Maria de Mendoça, Marqueza de Cenete, como fica referido.

Casou com D. Rodrigo Mexia Carrilho, II. Marquez da la Guardia, Senhor de Santosimia, el Viso, el Guijo, e Torre Franca, Commendador de Penhausende na Ordem de Santiago, e tiveras os filhos seguintes:

\* 17 D. Gonçalo Mexia, III. Marquez de la Guardia.

17 DOM DIOGO FURTADO DE MENDOÇA, morreo em Roma em Casa do Cardeal D. Joao de Mendoça seu tio.

17 D. FERNANDO MEXIA CARRILHO, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago e Gentil-homem de Boca delRey D. Filippe III.

17 D. Pedro Mexia Carrilho, foy Conego de Toledo, e depois Religiofo da Companhia de Jefu.

 $\mathbf{D}$ 

17 D. Anna Mexia, casou com D. Joao Manoel de Mendoça e Luna, III. Marquez de Montes Claros, Castil de Bayuela, Valconete, e el Vado, soy Assistente de Sevilha, Vice-Rey da Nova Hespanha, e do Perú, do Conselho de Estado, e Presidente dos de Fazenda, e Aragao, e tiverao a D. Joao unico, que nasceo em 8 de Setembro de 1596, e morreo menino.

17 D. PETRONILHA, E D. MARIA MEXIA,

forao Freiras na Madre de Deos de Toledo.

\* 17 D. Gonçalo Mexia Carrilho, succedeo na Casa, foy III. Marquez de la Guardia, Senhor de Santosimia, &c. Casou com D. Maria de Cardenas, filha de D. Francisco Furtado de Mendoça, I. Marquez de Almaçan, IV. Conde de Monte Agudo, e de D. Maria de Cardenas, filha do II. Duque de Maqueda, tiveras além de Dom Francisco Mexia Carrilho, que soy o segundo, e Gentil-homem de Boca del Rey D. Filippe III. e Cavalleiro da Ordem de Santiago, a

\* 18 D. Rodrigo Mexia Carrilho, que foy o primeiro, e IV. Marquez de la Guardia, Senhor de Santofimia, &c. Casou com D. Luiza Antonia Portocarrero, silha de D. Luiz Antonio Portocarrero, III. Conde de Palma, e de D. Francisca de Mendoça, silha de D. Joao de Mendoça e Luna, II. Marquez de Montes Claros, e mor-

reo brevemente deixando a

Tom.IX. Tom.IX. Tom.IX. Tom.IX.

foy V. Marquez de la Guardia, Senhor de Santofimia, &c. Gentil-homem da Camera delRey Catholico, e feu Mordomo, Alcaide môr do Pard, Zarcuela, e Valsao.

Casou com D. Anna Portocarrero, filha de D. Pedro Portocarrero, V. Conde de Medelhim, e de sua segunda mulher a Condessa D. Anna de Cordova va, filha de D. Luiz Ramon Folch de Cordova e Aragao, Conde de Prades, e tiverao os filhos seguintes:

2º Dom Antonio Mexia Carrilho, foy Commendador de la Barra na Ordem de Santiago; morreo folteiro em 2 de Novembro de 1673.

20 D. Diogo Mexia, que foy o fegundo, e fuccedeo na Casa, VI. Marquez de la Guardia, Senhor de Santofimia, e Torreblanca, e mais Lugares desta Casa, Commendador de la Barra. Cafou com D. Victoria de Borja, filha de D. Carlos de Borja, IX. Duque de Gandia, e da Duqueza D. Maria Ponce de Leon, filha de Dom Pedro, IV. Duque de Arcos.

20 D. Pedro Mexia Carrilho, foy Re-

ligioso da Ordem de S. Francisco.

\* 20 D. Luiza Mexia Portocarrero, cafou duas vezes, a primeira com D. Cecilio Francifco Centurion, Marquez de Estepa, e Almunha,
Laula, Vivola, e Monte de Vay, Senhor de Torralva, Botera, &c. a segunda a 4 de Novembro de
1689 com D. Joao Baeça Manrique de Mendoça,

II. Marquez de Castromoute, Senhor de Estepar, e Frandovines, do Conselho da Fazenda, depois Grande de Hespanha por merce delRey D. Carlos II. de 19 de Janeiro de 1698, e soy sua segunda mulher; (por ter já sido casado com D. Ignes Maria Portocarrero, filha do III. Conde de Palma) porém de nenhum teve successão, e D. Luiza Mexia de seu primeiro marido teve

21 Dom Joseph Centurion, Marquez de

Laula, que morreo menino.

\* 21 D. Francisca Centurion de Cordova Carrilho e Albernos, IV. Marqueza de Almunha, e la Guardia. Casou duas vezes, a primeira em 11 de Março de 1689 com D. Salvador de Castro e Portugal, irmao do XI. Conde de Lemos, e da sua successão já temos dado noticia. Casou segunda vez em 4 de Setembro de 1695 com D. Joao de Palasox e Rebelledo, V. Marquez de Ariça, de quem já fizemos memoria.

#### 6. VII.

\* 15 D. MARIA DE MENDOÇA, filha primeira Marquezes de Mondede D. Inigo Lopes de Mendoça, IV. Duque do Injar. fantado, e da Duqueza D. Isabel de Aragaó, como deixamos escrito. Casou com D. Inigo Lopes de Mendoça, III. Marquez de Mondejar, IV. Conde de Tendilha, Grande de Hespanha, Senhor da Provincia de Almugera, e das Villas de Meco, Valher.

# 414 Historia Genealogica

Valhermoso, Anguiz, e outras. Alcaide mor de Alhambra, e Capitas General do Reyno de Granada, e de Andaluzia, Embaixador em Roma, Vice-Rey de Valença, e de Napoles; faleceo no anno de 1577, e deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

\* 16 D. Luiz Furtado de Mendoça, IV.

Marquez de Mondejar.

8 16 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, Cavalleiro da Ordem de Santiago, &c. como adiante se verá.

16 D. BERNARDINO DE MENDOÇA, foy Conego, e Chantre da Sé de Toledo, morteo moço.

16 D. FRANCISCO DE MENDOÇA, foy Commendador de Val de Penhas na Ordem de Calatrava, Mordomo delRey D. Filippe II. e pelo seu casamento Almirante de Aragaó, Marquez de Guadasselle; passou a Flandes como Archiduque Alberto, de quem soy Mordomo mór, e lá soy do Conselho de Estado, e General da Cavallaria.

Casou com Dona Maria Ruiz Colon de Cordova, Marqueza de Guadaleste, e de Jamaica, Duqueza de Veraguas, filha de D. Sancho de Cardona, Almirante de Aragas, Marquez de Guadaleste, e de D. Maria Colon de Toledo, filha primeira de D. Diogo Colon, II. Almirante de Indias, Duque de Veraguas, Marquez de Jamaica, &c. e deste matrimonio nasceo D. Maria De Mendoça Cardona E Colon, que morreo menina, e elle alguns annos

annos depois de viuvo fe fez Clerigo, e foy Bifpo de Siguença; morreo no primeiro de Março de 1623, e delle faz mençao Gil Gonçalves de Avila no Capitulo XX. no Theatro da Igreja de Siguença.

- 16 Dom Diogo Furtado de Mendoça, morreo com 21 annos de idade.
- 16 D. HENRIQUE DE MENDOÇA E ARAGAŐ, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, e morreo est tudando em Salamanca no anno de 1599.
- 16 D. JOAO FURTADO DE MENDOCA, nasceo a 25 de Fevereiro de 1555, foy pelo seu casamento Duque do Infantado, Marquez de Cente, de Santilhana, &c. Duque de Mandas, e Marquez de Terra Nova, Estados em Serdenha, que em seu Testamento lhe deixou o Duque Marquez D. Pedro Maça de Licana e Ladron, que morreo sem filhos no anno de 1617: além dos referidos titulos teve o de Duque de Vilhanueva, foy Gentil-homem da Camera, Mordomo môr, e do Conselho de Estado dos Reys Dom Filippe III. e D. Filippe IV. de Castella, de quem tambem foy Estribeiro môr. Casou no anno de 1593 com D. Anna de Mendoça, VI. Duqueza do Infantado, viuva de Dom Rodrigo de Mendoça, e filha herdeira do V. Duque do Infantado, como já fica escrito; morreo no primeiro de Agosto de 1624, e teve da Duqueza sua mulher as duas filhas abaixo nomeadas.
  - 17 D. MARIANNA DE MENDOÇA, que foy a primei-

primeira, e morreo estando contratada para casar com D. Fernando Alvares de Toledo, Condestavel de Navarra, Duque de Huesca, seu primo com irmao, que depois soy VI. Duque de Alva.

17 D. Anna de Mendoça, que foy a fegunda, e succedeo na Casa de seu pay, e soy Duqueza de Mandas, e de Vilhanueva, Marqueza de Terra Nova. Casou no anno de 1616 com D. Francisco Diogo Lopes de Zuniga e Sottomayor seu primo, naquelle tempo IX. Conde de Balcaçar, e depois VIII. de Bejar, de quem soy primeira mulher, e a sua posteridade escreveremos em outro lugar.

16 D. Pedro Gonçalves de Mendoça, que foy o oitavo filho, tomou o habito de S. Joaó de Malta, e foy Prior de Hybernia, Commendador del Viso, Ballio de Lora, Coronel de Infantaria najornada de Portugal, e General das Galés da sua

Religiao.

16 Dona Catharina de Mendoça, casou com Dom Alonso de Cardenas, III. Conde de la Puebla del Maestre, e tiveras entre outros filhos, que morreras sem estado, a D. Maria de Mendoça, que soy Freira de Santa Clara de Çafra, e a D. Alonso de Cardenas, que soy IV. Conde de la Puebla del Maestre, e tambem morreo sem successão.

16 D. ISABEL DE MENDOÇA, morreo fem ter elegido estado.

D. ELVIRA DE MENDOÇA, Marqueza de Villa-Franca, mulher de D. Pedro de Toledo, V. Marquez de Villa-Franca, e da sua illustre posteridade daremos adiante noticia.

D. Luiz Furtado de Mendoça, que foy o primeiro filho, succedeo na Casa, e foy IV. Marquez de Mondejar, Conde de Tendilha, Senhor da Provincia de Almoguera, Alcaide môr de la Alhambra, e Capitao General do Reyno de Granada, e Provincia de Andaluzia, morreo no anno de 1604.

Casou duas vezes, a primeira com D. Catharina de Mendoça sua tia, viuva de D. Francisco de Mendoça, General das Galés de Hespanha, Senhor de Estremera, e Valdaraute, filha de D. Bernardo de Mendoça, Contador môr de Castella, General des Galés de Hespanha, do Conselho de Estado del Rey D. Filippe II. (irmao do II. Marquez de Mondejar) e de D. Elvira Carrilho sua mulher, filha de Dom Pedro Carrilho de Cordova, e de D. Leonor Henriques, Senhores de Salazar, Palacuelos, Santilhan, e Vega de Donha Limpia, de quem teve o filho, de que logo faremos menção. Casou segunda vez com D. Beatriz de Cordova, filha de Adam de Decehtristein, Barao de Niclasburg, Mandenberg, &c. Embaixador em Madrid, Commendador môr de Alcanhis na Ordem de Calatrava, Ca-Tom.IX. Fif mereimereiro môr do Emperador Maximiliano II. Ayo de seus filhos, e Mordomo mór do Emperador Redolfo, e de D. Margarida de Cardona, Camereira môr da Emperatriz D. Maria, e filha de D. Antonio de Cardona, Barao de Samboy, Vice-Rey de Sardenha, Mordomo môr da melma Emperatriz, e filho IV. de D. Joao Ramon Folch, I. Duque de Cardona; e deste matrimonio nao teve o Marquez D. Luiz filhos, e do primeiro teve o seguinte:

DOM INIGO LOPES DE MENDOÇA, VI. Conde de Tendilha, que foy unico; morreo a 8 de Outubro de 1592 estando ajustado para casar com D. Anna da Sylva e Mendoca, filha de Ruy Gomes da Sylva, Principe de Eboli, I. Duque de Paftrana, e da Princeza D. Anna de Mendoça e Lacerda.

16 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, filho fegundo do III. Marquez de Mondejar, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, Embaixador à Republica de Veneza delRey D. Filippe II.

Casou com D. Maria de Mendoça, e tiverao \* 17 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, V. Mar-

quez de Mondejar.

17 D. JORGE DE MENDOÇA, Marquez de Agropoli.

17 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, SUCCEdeo na Casa por morte do Marquez D. Luiz seu tio, foy V. Marquez de Mondejar, VII. Conde de Tendilha, Senhor da Provincia de Almuguera, &c.

Alcai-

Alcaide môr de la Alhambra, e Capitao General do Reyno de Granada, o qual ficando viuvo tomou a Roupeta da Companhia, e morreo no anno de 1647. Casou com D. Anna de Cabrera Manrique de Vargas, irmãa de D. Antonio Manrique de Vargas, I. Marquez de Charela, e filha de D. Diogo de Vargas Manrique, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e de D. Marianna de Tapia, e neta de D. Fradique de Vargas, Senhor desta Casa em Madrid, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e de D. Antonia Manrique de Valença sua mulher, Senhora de Fuente Guinaldo, Vilhatoquite, Revenga, Vilharmentero, e S. Vicente del Barco, filha herdeira de D. Jorge Manrique de Valença, Mariscal de Castella, Senhor de Fuente Guinaldo, &c. neto de D. Joao Manrique, Senhor de Fuente Guinaldo, irmao do I. Marquez de Aguilar, e filho fegundo de D. Joao Manrique, II. Conde de Castanheda, e tiverao os filhos seguintes:

18 D. INIGO LOPES DE MENDOÇA, foy VI. Marquez de Mondejar, VIII. Conde de Tendi-

lha, &c. morreo no anno de 1656.

Casou no anno de 1616 com D. Brianda de Gusmao e Zuniga, viuva de Dom Rodrigo da Sylva e Mendoça, I. Conde de Saltes, que depois por morte do Marquez seu irmao soy Marqueza de Ayamonte, como sica dito; mas deste matrimonio nao sicou successão.

18 D. Diogo de Mendoga, foy Cavallei-Tom.IX. Fifii ro

ro da Ordem de Santiago, e morreo folteiro. 18 D. MARIA DE MENDOÇA, que foy unica, e por morte do Marquez D. Inigo seu irmao, VII. Marqueza de Mondejar, e IX. Condessa de Tendilha, e Senhora de toda a mais Casa, que posfuio feu pay o V. Marquez de Mondejar. Effeve desposada com D. Affonso de Gusmao e Sylva, II. Conde de Saltes, e morrendo antes de ter effeito esta voda, casou com D. Diogo Feliche Antonio de Peralta e Croy, VI. Marquez de Falces, Conde de S. Estevan, Commendador de Mohernando, e Trese da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Capitao da sua Guarda de Corps, Governador de Galiza, e Embaixador em Alemanha, e morreo a 8 de Setembro de 1682.

Marquezes de Agropoli.

\* 17 D. Jorge de Mendoça, filho segundo, como dissemos, de D. Inigo Lopes de Mendoça, foy Marquez de Agropoli por merce del Rey Dom Filippe III. do anno de 1617; foy tambem Governador de Castelnovo de Napoles. Casou tres vezes, a primeira com D. Matia de Graniça Valderrama e Avilês, filha de D. Fernando Avilês, Regedor de S. Clemente de la Mancha, e de D. Joanna Graniça sua mulher, de quem teve

\* 18 D. MARIA DE MENDOÇA, Marqueza de

Agropoli.

18 D. VICTORIA DE MENDOÇA, casou em Sevilha com D. Joao de Mendoça, e teve entre outros

tros filhos a D. Diogo DE MENDOÇA, que por morte da Marqueza D. Maria de Mendoca, VII. Marqueza de Mondejar, litigou fobre aquelle Eftado, em que ficou vencido.

Caíou fegunda vez em Napoles com D. Lucia San

Severino, de quem nasceo

18 D. ELVIRA DE MENDOÇA, que casou em Napoles com D. Prospero Stuardo e Aragao, Du-

que de Castel-Airol.

Casou terceira vez com D. Anna de Mendoça, silha de D. Alvaro de Mendoça e Alarcao, Commendador de Mestrança na Ordem de Calatrava. Castellao de Castelnovo de Napoles, (filho terceiro dos Marquezes de la Vallada) e de D. Anna de Toledo sua mulher, viuva do IV. Conde de Altamira, e filha de D. Pedro de Toledo, Marquez de Villa Franca, Vice-Rey de Napoles, e deste ultimo matrimonio nao houve successão.

18 D. MARIA DE MENDOÇA, succedeo na Casa de seu pay, e soy II. Marqueza de Agropoli. Casou com Dom Nuno de Cordova e Bocanegra, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, filho II. de D. Francisco de Cordova e Bocanegra, Marquez de Villa-Mayor, Conde de los Apasseos, Adiantado da nova Galiza, e de D. Joanna Colon de la Cueva, filha de D. Carlos de Arelhano e Luna, Mariscal de Castella, Senhor de la Siria, e Borovia, e de D. Maria Colon de la Cueva, filha de D. Luiz de la Cueva, Commendador de Alama, e la Solana na Ordem de Santiago, Capitaó da Guarda Hespanhola delRey D. Filippe II. Gentil-homem da sua Camera, e do seu Conselho de Estado, (fisho segundo do II. Duque de Albuquerque) e de D. Joanna de Toledo e Colon, filha de D. Diogo Colon, I. Duque de Veraguas, Almirante, e Vice-Rey de Indias, e tiveraó as duas filhas seguintes:

19 D. FRANCISCA JOANNA DE MENDOÇA E ARAGAO, succedeo na Casa de Mondejar por morte de sua tia a Marqueza D. Maria de Mendoça, e foy VIII. Marqueza de Mondejar, e de Valfermoso, X. Condessa de Tendilha, Senhora da Provincia de Almaguera. Casou duas vezes, a primeira antes de succeder na Casa com Dom Francisco Domingos de Cordova Mendoça e Portugal seu primo com irmao, Conde da Corunha, IV. Marquez de Villa-Mayor, filho de Dom Carlos Pacheco de Cordova e Colon, III. Marquez de Villa-Mayor, Adiantado da nova Galiza, seu tio, e de D. Joanna Maria de Torres Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Villar Dompardo, e de Corunha. Casou segunda vez no anno de 1669 com D. Diogo da Sylva Mendoça e Gusmao, Conde de Galve, de quem foy fegunda mulher, e elle se cobrio Grande de Hespanha como Marquez de Mondejar, vencendo as demandas, que fobre a fuccessao desta Cafa correrao, e a Marqueza morreo sem ter filhos de nenhum destes maridos no anno de 1678.

\* 19 D. Maria Gregoria de Mendoça e Ara-

ARAGAO, foy por renuncia de sua may Marqueza de Agropoli, e depois por morte de sua irmãa soy IX. Marqueza de Mondejar, e Valsermoso, XI. Condessa de Tendilha, Senhora da Provincia de Almoguera, e das Villas de Mico, Mira, el Cam-

po, Loranea, e outras.

Casou em 25 de Outubro de 1654 com D. Gaspar Ybanhes de Segovia, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Senhor de Corpa, e por este casamento Marquez de Agropoli, e depois de Mondejar, Grande de Hespanha, Conde de Tendilha, Alcaide môr de la Alhambra de Granada, hum dos mais eruditos Varoens, que teve o seu tempo, como testemunhao as suas doutas Obras, que correm impressas, e outras manuscritas; e delle se lembra com hum excellente Elogio D. Nicolao Antonio na fua Bibliotheca Hispanica, e muitos outros Authores; morreo no anno de 1709, e tinha fido cafado com D. Joanna de Vega e Castilha, filha de D. Sueiro de Vega e Castilha, Senhor das quatro Villas de la Mirandad de Solpenha, e de D. Joanna da Cunha e Gusmao, filha de D. Joao da Cunha, I. Marquez de Val de Cerrato, Presidente dos Conselhos da Fazenda, de Indias, e Real de Castella. Marquez filho de D. Mattheus Ybanhes de Segovia e Arevalo, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Senhor de Corpa, Regedor de Segovia, Thefoureiro Geral da Contadoria mayor de Contas, e Conselheiro da Fazenda, e de D. Elvira de Peralta e Cardenas,

denas, filha de Dom Luiz de Peralta e Cardenas, II. Visconde de Anbite, Senhor de S. Estevan de Mongortia, los Patos, el Donadio, e Valtietra, Alferes mór de Lerena, Védor Geral de Catalunha, do Conselho da Fazenda, Contador mór da Ordem de Alcantara, irmas de D. Alonso de Cardenas, I. Visconde de Anbite, Embaixador em Inglaterra, e de D. Henrique de Peralta, Arcebispo de Burgos, e de sua segunda mulher nasceras entre outros filhos, que morreras meninos, os seguintes:

20 D. Joseph De Mendoga, X. Marquez de Mondejar.

20 D. MATTHEUS YBANHES DE MENDOÇA, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Collegial no Collegio mayor de Santo Ildefonío de Alcalá, Defembargador em Granada, do Conselho de Ordens, e depois do Conselho de Indias: foy mandado sahit dos dominios de Hespanha, e passou a Portugal, e esteve muitos annos nesta Corte, donde depois passou à de Madrid, e soy restituido ao seu Tribunal depois da paz com o Emperador.

20 D. NUNO YBANHES DE MENDOGA, foy Collegial do mesmo Collegio, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e Desembargador da Chancellaria de Valhadolid, e ultimamente do Conselho de Ordens.

20 D. VICENTE YBANHES DE MENDOÇA, feguio a vida militar, foy e servio de entretido nas Galés de Hespanha: no anno de 1706 passou à Cor-

te de Barcellona, e foy Coronel, e depois a Napoles onde casou com N. . . . . filha de D. Antonio. Cruz, Mestre de Campo General dos Exercitos do Emperador, de quem nao teve successão.

\* 20 D. Joseph De Mendoça Ybanhes De Segovia, nasceo em 24 de Mayo de 1657, soy X. Marquez de Mondejar, Grande de Hespanha, XII. Conde de Tendilha, e successor da mais Casa de seu pay, saleceo em Abril de 1730. Casou em 15 de Agosto de 1687 com Dona Maria Victoria de Velasco, viuva do IV. Conde de Salvaterra, irmãa de D. Joseph de Velasco e Carvajal, ultimo Condestavel de Castella, IX. Duque de Frias, filhos de D. Francisco de Velasco e Tovar, Marquez de Jodar, como dissemos, e teve os silhos seguintes.

\* 21 D. NICOLAO LUIZ INIGO LOPES YBANHES DE MENDOÇA, Marquez de Mondejar.

- 21 D. GASPAR THOME' YBANHES, faleceo moço.
- 21 D. FRANCISCO MARIA DE MENDOÇA, morreo menino.
- 21 DOM MARCOS YBANHES DE MENDOÇA, Tenente no Regimento de Infantaria de Guardas Hespanholas.
- 21 D. MARIA FRANCISCA DE MENDOÇA, nasceo em 29 de Dezembro de 1689.
- 21 D. CECILIA YBANHES DE MENDOÇA, cafou com Dom Joseph de Belvis Portugal Moncada
  Tom.IX. Ggg Tor-

Torres Cordova e Bocanegra, Marquez de Belgida, de Benavires, e Villar-Mayor, Conde de Villar-Donpardo, e de los Apaceos, Adiantado da nova Galiza, de quem teve

22 D. PASCOAL BELVIS YBANHES DE MEN-DOCA E PORTUGAL.

22 DONA MARIANNA BELVIS YBANHES DE MENDOÇA.

22 D. MARIA FRANCISCA BELVIS YBANHES DE MENDOÇA.

22 D. SINFOROSOSA BELVIS YBANHES DE

MENDOÇA.

\* 21 D. NICOLAO LUIZ INIGO YBANHES DE MENDOÇA SEGOVIA E VELASCO, naíceo a 25 de Agosto de 1688, XI. Marquez de Mondejar, de Valhermoso, e Agropoli, Grande de Hespanha, &c. Casou com Dona Sabastiana de Alarcao Pacheco e Menezes, silha de D. Pedro de Alarcao, Marquez de Palacios, Senhor de Hiyares, &c. Mordomo que foy da Rainha Catholica, e Gentil-homem da Camera delRey Catholico, e de D. Catharina Pacheco Menezes Sottomayor e Chacon, Marqueza de Castroscere, e Condessa de Castrosche, Senhora de Alconchel, Fermoselhe, e Polvoranca, a qual faleceo deixando unico

Marquezes de Villa-

\* 16 D. ELVIRA DE MENDOÇA, filha terceira de D. Inigo, III. Marquez de Mondejar, e da Marqueza D. Matia de Mendoça, como dissemos, soy Mar-

Marqueza de Villa-Franca, e primeira mulher de Haro tom. 2. l. 12. cap. Dom Pedro de Toledo Osorio, V. Marquez de Sousa, Noticia da Ca-Villa-Franca, II. Duque de Fernandina, Principe sa de Villa-Franca. de Montalvan, Conde de Penharamiro, Senhor de Hisp. Tab.III. pag. Cabrera, e Ribera, Commendador de Val de Ri- 310. Salazar, Glor. da Cafa cote na Ordem de Santiago, General das Galés de Farneze, pag. 364, e Napoles, e Hespanha, Governador de Milao, do 586. Conselho de Estado, e morreo eleito Vice-Rey de Napoles. Casou segunda vez com D. Joanna Pignateli, filha de D. Camillo Pignateli, Duque de Monteleon, viuva de D. Carlos Tagliavia, Duque de Terra Nova, sem successão, e de sua primeira mulher teve

D. GARCIA DE TOLEDO OSORIO, foy 16 V. Marquez de Villa-Franca, III. Duque de Fernandina, Principe de Montalvan, e Senhor da mais Cafa de seu pay, Commendador dos Bastimentos de Leao, e Trese da Ordem de Santiago, General das Galés de Hespanha, e do Conselho de Estado, o qual morreo a 21 de Janeiro de 1649, sendo casado com D. Maria de Mendoca, filha de D. Rodrigo de Mendoca, e D. Anna, VI. Duques do Infantado, sem successão.

D. FRADIQUE DE TOLEDO, I. Marquez de Vilhanueva de Valdueca.

D. VICTORIA COLONA DE TOLEDO, Cafou com Dom Luiz Ponce de Leon, Marquez de Zara, como já se disse.

16 D. MARIA DE MENDOÇA E TOLEDO, Tom.IX. Ggg ii foy foy Freira no Mosteiro de la Laura de Valhadolid, e Fundadora do da Annunciada de Villa-Franca.

\* 16 D. FRADIQUE DE TOLEDO OSORIO, foy I. Marquez de Vilhanueva de Valdueça, e General da Armada Real, posto que occupou desde o anno de 1618 até o de 1634, em que morreo a 11 de Dezembro, e foy Commendador de Val de Ricste na Ordem de Santiago.

Casou com sua sobrinha D. Elvira Ponce de Leon, que depois soy Camereira môr da Rainha D. Marianna de Austria, e era filha do Marquez de Zara D. Luiz seu cunhado, e de sua irmãa D. Victoria Colona; e deste matrimonio nasceras os si-

lhos, que se seguem.

\* 17 D. FRADIQUE DE TOLEDO, VII. Marquez de Villa-França.

17 D. PEDRO DE TOLEDO, morreo de cin-

17 DONA ELVIRA DE TOLEDO PONCE DE LEON, casou com D. Joas Gaspar Henriques de Cabrera, Almirante de Castella, e VI. Duque de Medina de Rio-Seco.

17 D. VICTORIA DE TOLEDO, que cafando com seu primo com irmas o V. Duque de Arcos, nas tiveras successas.

17 D. PEDRO DE TOLEDO, illegitimo, Abbade de Alcalá la Real, Commendador de Lope-

17 D. FRADIQUE DE TOLEDO, illegitimo,

Governador de Oran, General das Galés de Sardenha, morreo a 11 de Abril de 1685.

D. FRADIQUE DE TOLEDO, nasceo a 27 de Fevereiro de 1635, succedeo na Casa a seu pay, e tambem na de seu tio, e soy VII. Marquez de Villa-Franca, e II. de Vilhanueva de Valdueca, Duque de Fernandina, Principe de Montalvan, Conde de Penha Ramiro, Senhor de Cabrera, e Ribera, Commendador de Val de Ricote, e Trese da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, do seu Conselho de Estado. Presidente do Supremo de Italia, e Governador General das Armas maritimas, depois de ter sido General das Galés de Sicilia, e Napoles, Vice-Rey de Sicilia, e nomeado da Nova Hespanha, e Tenente General do mar; morreo a 9 de Junho de 1705.

Casou com D. Manuela de Cordova e Cardona, que morreo no anno de 1674, filha de D. Antonio Fernandes de Cordova, VII. Duque de Sessa, Baena, e Soma, &c. e da Duqueza D. Therefa Pimentel, filha do IX. Conde de Benavente, e tive-

rao os filhos feguintes:

Dom Joseph , VIII. Marquez de Villa-\* 18 Franca.

Dom Antonio de Toledo Osorio e 18 CORDOVA, Commendador de Azuaga na Ordem de Santiago, e pelo seu casamento VIII. Marquez de Tavera, por cafar com a Marqueza Dona Anna Maria

Maria Pimentel, Senhora desta Casa, como referimos no Capitulo V. da Parte II. deste Livro pag. 143, e entre os filhos, que desta esclarecida uniao nascerao foy

19 D. MIGUEL DE TOLEDO E PIMENTEL. IX. Marquez de Tavera, Conde de Vilhada, Claveiro de Alcantara, Grande de Hespanha, e Senhor de toda a Casa da Marqueza sua may. fou duas vezes, a primeira com fua prima com irmãa Dona Maria Antonia de Toledo e Moncada, filha dos VIII. Marquezes de Villa-França, e ficando viuvo, e sem filhos, casou segunda vez com Dona Francisca da Sylva Mendoça e Sandoval, XI. Duqueza do Infantado, Pestrana, e Lerma, Marqueza de Canhete, e Santilhana, &c. que ficou viuva no anno de 1735, havendo tido os dous filhos seguintes:

D. Pedro de Alcantara de Toledo SYLVA MENDOCA E PIMENTEL, Conde de Saldanha, e X. Marquez de Tavera.

20 D. FILIPPE NERI DE TOLEDO SYLVA E

MENDOCA.

D. Luiz DE Toledo, Commendador de Bedmar, e Albanches, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio, e seu primeiro Cavalherico; nao cafou.

18 D. FRANCISCO BELCHIOR DE TOLEDO, morreo a 13 de Junho de 1696 estando ajustado o seu casamento com D. Theresa Sarmento de Var-

gas e Erasso, IV. Condessa del Puerto, e de Humanes, filha herdeira de Dom Pedro Sarmento de

Toledo, III. Conde de Gondomar.

18 D. ELVIRA DE TOLEDO, nasceo a 20 de Outubro de 1661, casou no anno de 1685 com D. Gaspar Melchior Balthasar da Sylva Sandoval e Mendoça, VIII. Conde de Galve, de quem soy segunda mulher, e morreo viuva, e sem silhos a 23 de Agosto de 1699.

18 D. THERESA DE TOLEDO, casou no anno de 1696 com D. Manoel Joseph da Sylva e Toledo, IX. Conde de Galve, e II. Marquez de Melgar, a qual morreo sem successão a 15 de Março

de 1701.

\* 18 D. Joseph Fradique de Toledo Oso-Rio, VIII. Marquez de Villa-Franca, Duque de Fernandina, &c. e successor de toda esta grande Casa, morreo a 11 de Fevereiro de 1727 de idade de 62 annos.

Caíou em 29 de Setembro de 168; com D. Catharina de Moncada e Aragaó, que depois foy IX. Duqueza de Montalto, e de Bivona, VIII. Marqueza de los Veles, a qual era viuva de D. Agostinho de Gusmaó, VI. Marqueza de Algava, e Ardales, e era filha herdeira do VIII. Duque de Montalto, e da VII. Marqueza de los Veles sua mulher, e desta esclarecida uniaó nasceraó

19 D. FRADIQUE DE TOLEDO, IX. Mar-

quez de Villa-Franca.

# 432 Historia Genealogica

9 D. FERNANDO DE ARAGAÕ E MONCADA:

19 D. MANUELA DE TOLEDO E ARAGAO, que naíceo a 25 de Abril de 1685, e caíou com D. Joao Manoel de Zuniga, XIII. Duque de Bejar, e morreo fem fuccessão em 13 de Março de 1709, como fica dito.

19 D. MARIA ANTONIA DE TOLEDO, que

nao tem elegido estado.

ARAGAÓ OSORIO, he IX. Marquez de Villa-Franca, e IV. de Valdueça, Duque de Fernandina, Principe de Montalvan, Conde de la Penha Ramiro, X. Duque de Montalvo, e de Bivona, Principe de Paterno, Conde de Colifano, de Caltanageta, de Adernô, de Caltaboleta, de Centorbe, e de Selafana, IX. Marquez de los Veles, de Molina, e de Martorel, Adiantado mayor do Reyno de Murcia, e Condestavel das Indias, quatro vezes Grande de Hespanha, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com exercicio, e Mordomo môr da Rainha viuva de Hespanha.

Casou a 11 de Setembro de 1713 com D. Joanna de Gusmao e Sylva, filha de Dom Manoel, XII. Duque de Medina Sidonia, e da Duqueza D. Luiza Maria da Sylva, de quem tem a successão se-

guinte.

20 DOM ANTONIO DE TOLEDO MONCADA ARAGAÓ E GUSMAÓ, Duque de Fernandina, Conde de Caltanageta. Casou com D. Theresa de Cordova

dova Espinola de Lacerda e Aragas, filha dos IX. Marquezes de Priego, como fica escrito a pag. 307, e tendo tido até agora alguns filhos, que morreras de tenra idade, tem os seguintes:

- 20 D. VENTURA DE TOLEDO E GUSMAO.
- 20 D. MANOEL ANTONIO DE TOLEDO E
- 20 D. ANNA CATHARINA DE TOLEDO E GUSMAO, casou com D. Antonio de Benavides e la Cueva, Marquez de Solera, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro, e até o presente nao tem successão, e he Dama da Rainha Dona Isabel Farnese, silha dos Condes, e I. Duques de Santo Estevas.
- \* 15 D. Anna DE MENDOÇA E ARAGAŐ, fi- Marquezes de Aguilha terceira de D. Inigo Lopes de Mendoça, IV. lar.
  Duque do Infantado, e da Duqueza D. Isabel de
  Aragasó, como dissemos em seu lugar; morreo em
  9 de Outubro de 1566.

Casou no anno de 1546 com D. Luiz Fernandes Manrique, IV. Marquez de Aguilar, VI. Conde de Castanheda, Chanceller môr de Castella, Senhor de los Vales de Toranco, Igunha, Buelna, S. Vicente, Rionanja, e Rochero, Mirandades de Penha Ruya, e Penha Molera, e das Villas de Cartes, Pinha, Avia, &c. Commendador de Sacuelhamos, e Trese na Ordem de Santiago, Caçador mòr delRey Dom Filippe II. e do seu Conselho Tom.IX.

# 434 Historia Genealogica.

de Estado; morreo a 8 de Outubro de 1585.

16 D. JOAO FERNANDES MANRIQUE, foy VII. Conde de Castanheda, morreo em vida de seu pay, sem ter casado, a 15 de Junho de 1573.

16 D. INIGO DE MENDOÇA, morreo moço

estudando em Salamanca.

\* 16 D. BERNARDINO, V. Marquez de Agui-

16 D. Luiz Manrique, foy Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e Marquez de Mirabel por cafar no anno de 1590 com a Marqueza D. Francisca de Zuniga e Avila, filha herdeira de D. Alvaro de Zuniga e Cordova, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe II. Commendador del Viso, e Santa Cruz na Ordem de Calatrava, e de D. Jeronyma de Avila e Zuniga, III. Marqueza de Mirabel, sua mulher, e sua prima com irmãa, filha dos II. Marquezes de Mirabel; morreo em 22 de Dezembro de 1593 sem successão, e a Marqueza sua mulher casou segunda vez com D. Antonio de Avila e Toledo seu primo com irmao, I. Marquez de Povar, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Commendador de Daimiel na Ordem de Calatrava, Embaixador em França, do Conselho de Estado, Presidente do de Ordens, e Mordomo mòr do Infante Cardeal D. Fernando.

\* 16 D. BRANCA MANRIQUE, Marqueza de

Aftorga, como diremos.

\* 16 D. BERNARDINO MANRIQUE DE LARA, fucce-

fuccedeo na Casa por morrerem seus irmãos, sov VI. Marquez de Aguilar, VIII. Conde de Castanheda, e Senhor dos mais Eftados, Chanceller môr, e Grande de Castella.

Casou no anno de 1586 com D. Antonia de Lacerda e Aragao, filha de Dom Joao de Lacerda, V. Duque de Medina Celi, e da Duqueza D. Isabel de Aragao sua primeira mulher, e tiverao a successão

feguinte:

17 D. JOAO LUIZ FERNANDES MANRIOUE DE LARA, foy VII. Marquez de Aguilar, IX. Conde de Castanheda, e Buelna, Senhor dos mais Estados desta Casa, Chanceller mor de Castella, Commendador de Horçajo na Ordem de Santiago; morreo em 27 de Junho de 1653 havendo casado duas vezes, a primeira com D. Joanna Portocarrero, Dama da Rainha D. Margarida de Austria, e filha de D. Joao Antonio Portocarrero, filho de D. Rodrigo Jeronymo Portocarrero, IV. Conde de Medelhim, Reposteiro môr del Rey Catholico, e nao teve della successao. Casou segunda vez com D. Brites de Haro e Avelhaneda, filha de D. Garcia de Haro e Gusmao, e de D. Maria de Avelhaneda Henriques Portocarrero, II. Condes de Castrilho, e deste segundo matrimonio nasceo unico

Dom Bernardo Manrique de Lara; que foy VIII. Marquez de Aguilar, X. Conde de Castanheda, e Buelna, Chanceller môr de Castella, e Senhor dos mais Estados desta Tom.IX. Cafa. Hhh ii

# 436 Historia Genealogica

Casa, e morreo de curta idade em 31 de Outubro de 1662.

17 D. Anna Manrique de Lacerda, cafou com Dom Garcia Fernandes Manrique, VII.
Conde de Oforno, Senhor do Ducado de Galifeo,
e das Villas de Vilhalva, Vilhasirga, San Martim
del Monte, Passaron, e Torre-Menga, de quem sicou viuva no anno de 1635, sem que tivessem mais
que hum filho, que nao teve de vida mais que hum
dia, e esta Senhora morreo em Março de 1642.

D. FRANCISCA MANRIQUE, foy Freira de Santa Clara no Mosteiro de Aguilar de Campo, da

fua Cafa.

Marquezes de la Eliseda.

Histor. da Casa de Syl-

\* 17 D. Antonia Manrique de Lacerda, casou duas vezes, a primeira no anno de 1613 com Ruy Gomes da Sylva, I. Marquez de la Eliseda,

Conde de Galve, Senhor de Payo de Valença, Alcaide môr, e Alferes môr de Ciudad Rodrigo, Commendador de Bexix, e de Castel de Castelles na Ordem de Calatrava, Gentil-homem de Boca, e da Camera, e Veador delRey D. Filippe III. de quem soy terceira mulher: era filho terceiro de Ruy Gomes da Sylva, Principe de Eboli, Duque de Pastrana, e de Estremera, e da Princeza D. Anna de Mendoça sua mulher, e tiveras os filhos seguintes:

\* 18 Dom Bernardino da Sylva, II. Mar-

quez de la Eliseda.

18 D. Anna da Sylva Manrique, casou duas

duas vezes, a primeira com D. Francisco Antonio Sylvestre de Ulhoa Zuniga, e Velasco, IV. Marquez de la Mota, VIII. Conde de Nieva, e Sephor das Villas de S. Cebrian, Arnedo, Cerezo, e Arençanas, de quem nao teve successao; e casou segunda vez com D. Diogo Benavides de la Cueva, VIII. Conde de S. Estevan del Puerto, Marquez de Solera, &c. General do Exercito da Estremadura, do Conselho de Guerra, Vice-Rey de Navatra, e do Perû, de quem já em outras partes temos dado noticia, e foy sua terceira mulher, de quem nasceo D. Joachim de Benavides, que morreo de curta idade, e duas filhas, a faber: D. JOSEFA DE BENAVIDES, que foy a segunda, e cafou no anno de 1674 com D. Joao, VIII. Duque de Escalona, como dissemos, e

19 D. THERESA DE BENAVIDES, que foy filha primeira do VIII. Conde de S. Estevan, e nasceo no anno de 1656, e casou duas vezes, a primeira com D. Bernardino Manrique da Sylva, IX. Marquez de Aguilar, e la Eliseda, seu primo com irmao, de quem nao teve successão; e ficando viuva casou segunda vez com Dom Pedro Alvares de Vega, V. Condes de Grajal. Conde de Grajal, Marquez de Montaos, Senhor de Vilhafuerte, que occupou varios póstos, e soy General da Artilharia em Flandes, Governador de Anvers, e Vice-Rey de Navarra; morreo em Pamplona, poucos dias depois

depois de entrar no governo, no fim do anno de 1698, e tiverao entre outros filhos

20 Dom Gaspar Carlos de Vega, VI. Conde de Grajal, IV. Marquez de Montaos, Senhor de Vilhafuerte; morreo de pouca idade a 25 de Fevereiro de 1702: pelo que herdou a fua Casa fua tia D. Brites Francisca de Vega, e foy VII. Condessa de Grajal, mulher de D. Alvaro Peres Osorio e Fonseca, IV. Conde de Villa-Nova de Canhedo, como já se disse na Casa de Lemos.

20 D. FILIPPE, E D. FRANCISCO, morrerao meninos.

A Marqueza de la Eliseda D. Anna Manrique sicando viuva do Marquez Ruy Gomes casou segunda vez no anno de 1621 com D. Inigo Veles Ladron de Guevara e Tassis, VIII. Conde de Onhate, e de Vilhamediana, Grande de Castella, Correyo mór della, Commendador de la Havanilha na Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. do seu Conselho de Estado, seu Embaixador em Roma, Vice-Rey de Napoles, nomeado Governador de Milao, e Vicario General delRey Catholico em Italia, que morreo a 24 de Fevereiro de 1658, e tiverao

\* 18 D. CATHARINA, IX. Condessa de Onhate.
\* 18 D. MARIANNA DE GUEVARA, Condessa

de Aguilar, adiante.

\* 18 D. BERNARDINO DA SYLVA MANRIQUE, foy

foy II. Marquez de la Eliseda, IX. Marquez de Aguilar, Conde de Castanheda, e de Buelna, Senhor del Honor de Sedano, e outros muitos Lugares, Gentil-homem da Camera, e Veador del Rey D. Filippe IV. Commendador de Horcajo, Grande de Castella, Presidente da Casa da Contratação de Sevilha, e Chanceller mor de Castella; morreo no primeiro de Novembro de 1672. Casou no anno de 1629 com D. Anna de Guevara, Dama da Rainha Dona Isabel de Borbon, irmãa de seu padrasto o VIII. Conde de Onhate, filhos de Dom Inigo, V. Conde de Onhate, e III. de Vilhamediana, Grande de Castella, Senhor de Santilhanas, Commendador de Mirabel na Ordem de Santiago, Correyo môr de Castella, Embaixador em Saboya, e em Roma, e em Alemanha, do Conselho de Estado, e Presidente do de Ordens, e da Condessa D. Catharina de Guevara sua mulher, e sobrinha, filha herdeira de seu primo D. Pedro Veles de Guevara, IV. Conde de Onhate, &c. e tiverao os filhos seguintes:

DOM JOAO DA SYLVA MANRIQUE, que

morreo de curta idade.

D. BERNARDO MANRIQUE DA SYLVA, III. Marquez de la Eliseda, X. de Aguilar, Grande de Castella, Conde de Castanheda, e Buelna, Chanceller mor de Castella, e Senhor dos mais Estados da sua Casa, Gentil-homem da Camera del-Rey com exercicio; morreo sem successão no anno

#### Historia Genealogica

440

de 1675, tendo casado com D. Theresa de Benavides sua prima com irmãa, filha dos VIII. Condes de S. Estevan del Puerto; e faltandolhe successão, passou esta Casa a sua irmãa a Marqueza de Flores Davila, como logo se dirá, e sua mulher casou como V. Conde de Grajal, como sica dito.

\* 19 D. Francisca, Marqueza de Flores Davila.

19 Dona Antonia Manrique da Sylva, morteo, sem tomar estado, no mez de Novembro de 1669.

Marquezes de Flores Davila,

\* 19 D. FRANCISCA MANRIQUE DA SYLVA, Marqueza de Flores Davila, foy por morte de seu irmao XI. Marqueza de Aguilar, e de la Eliseda, Condessa de Castanheda, e Buelna, &c. morreo em 30 de Novembro de 1696, tendo casado no anno de 1653 com D. Pedro de la Cueva Ramires de Zuniga, III. Marquez de Flores Davila, Senhor de Castilhejo, e Vilha-Rubia, Cisla, e el Aldeguela. Commendador de Reina na Ordem de Santiago, Padroeiro Geral de toda a Ordem dos Trinos, de quem foy fegunda mulher, e ficou viuva no anno de 1669, e tinha sido primeiro casado com D. Mecia de Mello, filha do Marquez de Vilhescas D. Francisco de Mello, como em seu lugar Era filho de D. Antonio de la Cueva, Commendador de Reina, Governador de Orao, General das Galés de Sicilia, do Confelho de Guerra, Gentil-homem da Camera do Principe D. Balthafac.

thafir, e II. Marquez de Flores Davila por sua mulher a Marqueza D. Mayor Ramires de Zuniga, e filho quarto de D. Beltrao de la Cueva, VI. Duque de Albuquerque, &c. deste matrimonio nascerao estes filhos:

- 20 D. Antonio Manrique de la Cueva SYLVA E ZUNIGA, nasceo no anno de 1656, XII. Marquez de Aguilar, de la Eliseda, e de Fiores Divila, Conde de Castanheda, e Buelna, Grande de Castella, e Chanceller mor, Senhor dos mais Estados desta Casa, servio em Flandes, aonde soy Capitaő de Cavallos. Casou no anno de 1688 com D. Catharina Giron e Sandoval, Dama da Rainha D. Maria de Orleans, filha do V. Duque de Offuna, e da Duqueza de Useda sua primeira mulher, porém naő teve filhos:
- D. MANOEL DE LA CUEVA E ZUNIGA, nasceo no anno de 1660, soy Conego da Cathedral de Toledo, que depois no anno de 1682 renunciou. e seguindo a vida militar soy Quatraluo das Galés de Napoles, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II. sem exercicio, nao casou, nem teve silhos, e por esta causa se litigou a Casa de Aguilar, e obteve primeira sentença o Duque de Escalona.

\* 18 D. CATHARINA VELES DE GUEVARA, Condes de Onhate. filha primeira da Marqueza D. Antonia Manrique Imhoff, Geneal. Ital. de Lacerda, e de seu segundo marido o VIII. Con. or Hisp. 1 ab. 11. pag. de de Onhate. Foy IX. Condessa de Onhate, e 89. Vilhamediana, Marqueza de Guevara, Senhora de Tom.IX.

#### Historia Genealogica

442

Sulmilhas, e Valle de Leniz, e do grande officio de Correyo môr de Hespanha; morreo a 24 de Setembro de 1684. Casou duas vezes, a primeira por disposição de seu avô o V. Conde de Onhate com D. Beltrao Veles de Guevara, Marquez de Campo Real. Cavalleiro da Ordem de Alcantara. Administrador da Commenda de Paracuelos na de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. e Vice-Rey de Sardenha, onde morreo em 21 de Fevereiro de 1652, e era seu tio irmao inteiro do Conde seu pay; e ficando viuva casou segunda vez no mez de Janeiro de 1659 com D. Ramiro Nunes Filippes de Guímao, Duque de Medina de las Torres, e de S. Lucar la Mayor, do Conselho de Estado, e Presidente do de Ordens, e Italia, e foy sua terceira mulher, de quem nasceo Dona Marianna de Gusmao, que soy Duqueza de Medina Sidonia . mulher de Dom Joao Claros, XI. Duque, e foy sua segunda mulher, como diremos no Livro IX. a qual por morte de seu meyo irmao o Principe de Estilhano D. Nicolao Maria fuccedeo na Casa de seu pay, e soy Duqueza de Medina de las Torres, e S. Lucar Mayor, Marqueza do Toral, e de Mairena, e Condado de Azarcolhar, &c. Porém sobre a successão desta Cafa litigou Dom Diogo, III. Marquez de Lega-

Faria , Cafa de Bra-

nhes, allegando contra a Duqueza, fobre a fuccefaó do Morgado inflituido pelo Conde Duque, primeiro fogro do pay desta Senhora, e primo com irmao

irmao do avo paterno do Marquez: pelo que teve sentença a seu savor, e lhe tirou este grande Morgado, que consta do Ducado de S. Lucar, Marquezado de Mairena, Condado de Azarcolhar, Thesouraria geral de Aragao, e Alcaidaria môr de Bom Retiro. Do primeiro matrimonio da Condessa de Onhate D. Catharina, que celebrou com seu tio o Marquez de Campo Real, tiverao os silhos, que se seguem:

\* 19 D. INIGO VELES, X. Conde de Onhate,

como logo se verá.

- 19 D. Beltrad de Guevara, foy Commendador dos Bastimentos do Campo de Montiel na Ordem de Santiago, e General das Galés de Napoles, Sicilia, e Hespanha, e Duque de Naxera por casar a 6 de Novembro de 1687 com D. Nicolasa Manrique de Mendoça e Velasco, XII. Duqueza de Naxera, &c. pelo que se cobrio Grande da primeira classe, de quem teve a successão, que sica referida em seu lugar.
- 19 D. ANTONIO DE GUEVARA, foy Commendador de Havanilha na Ordem de Calatrava; morreo a 30 de Julho de 1668 fendo Collegial do Collegio mayor de Cuenca na Universidade de Salamança.
- 19 DONA MARIA ANTONIA DE GUEVARA, morreo no anno de 1671, e foy primeira mulher de D. Francisco Casimiro Pimentel, XII. Conde de Benavente, como já dissemos.

Tom.IX.

Iii ii

# 444 Historia Genealogica

19 D. Josefa Maria de Guevara, cas
fou duas vezes, a primeira em Milaó com D. Carlos Theodoro Trivulzio, Principe de Musoco, de
Valle de Misolcina, e do Sacro Romano Imperio,
Conde de Melzo, e de Gorgosola, Marquez de
Maleto, Senhor de Cathona, e de Canzach; a segunda em 22 de Setembro de 1694 com D. Joao
Claros de Gusmao Fuentes e Lugo, V. Conde de
Saltes, e de Talara, Marquez de Fuentes, Adiantado da Canaria, e Presidente do Conselho de Ordens, de quem soy segunda mulher, e de nenhum
destes maridos teve successão.

\* 19 D. INIGO VELES DE GUEVARA E TAS-SIS, X. Conde de Onhate, e Vilhamediana, Marquez de Guevara, e de Campo Real, Senhor de Salinhas, &c. Correyo môr de Caffella, Gentilhomem da Camera delRey Catholico com exercicio, Cavalleiro do Tuíao; morreo em Novembro

do anno de 1600.

Casou com D. Luiza Clara de Ligne, que morreo em 1684, viuva de D. Raymundo de Lencastre, Duque de Aveiro, filha de Claudio Lamoral, Principe de Ligne, de Amblise, e do Sacro Romano Imperio, Grande de Hespanha, Cavalleiro do Tusao, &c. e de Clara Maria, Princeza de Nasau, sua mulher, e prima com irmãa, e tiveras

\* 20 D. DIOGO VELES DE GUEVARA, XI.

Conde de Onhate.

20 D. Melchiora de Guevara, que foy Dama

Dama da Rainha D. Marianna de Baviera. Casou com Dom Sebasti. o de Gusmao, V. Marquez de Monte Alegre, a qual por morte de seu irmao soy XII. Condessa de Onhate, de quem nasceo

21 D. Joseph de Guevara, que he XIII. Conde de Onhate, que casou em 10 de Agosto de 1728 com D. Maria Feliche de Cordova, e Lacerda, irmãa do Duque de Medina

Celi, como em outro lugar se disse.

\* 20 DOM DIOGO VELES DE GUEVARA, foy XI. Conde de Onhate, e Vilhamediana, Marquez de Guevara, e Campo Real, &c. Correyo mór, e Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio; falecceo em Madrid no anno de 1725. Cafou em 4 de Agosto de 1694 com D. Maria Nicolasa de Lacerda e Aragaó, filha do VIII. Duque de Medina Celi, e da Duqueza de Cardona e Segorbe, como se dirá adiante; e morrendo sem sucessão, herdou a Casa de Onhate sua irmãa Dona Melchiora, Marqueza de Monte Alegre.

\* 18 D. MARIANNA DE GUEVARA, Condessa Condes de Aguilar.

de Aguilar, morreo no anno de 1658, filha fegunda de D. Antonia Manrique de Lacerda, e de feu fegundo marido o Conde de Onhate, como dissemos. Casou no anno de 1650 com D. Joas Domingos Ramires de Arelhano e Mendoça, IX. Conde de Aguilar, e de Vilhamor, Marquez de la Hinojosa, XII. Senhor de los Cameros, Andaluz, Cervera, Arelhano, Abelda, Grande de Castella, Commendador

#### Historia Genealogica

446

dador de Aledo, e Totana na Ordem de Santiago, General da Cavallaria do Exercito de Galiza, e morreo a 14 de Fevereiro de 1668, e foy fua primeira mulher, e eta filho de D. Joao Ramires de Arelhano, VIII. Conde de Aguilar, Grande de Castella, &c. que morreo a 17 de Julho de 1647, e de D. Anna Maria de Mendoça, II. Marqueza de Hinojosa, sua mulher, filha herdeira de D. Joao de Mendoça, Marquez de S. Germao, e de la Hinojosa, Gentil-homem da Camera delRey, do seu Conselho de Estado, Governador de Milao, Vice-Rey de Navarra, Presidente de Indias, General da Artilharia de Hespanha, e de D. Maria de Velasco e Alvarado sua mulher, filha dos Condes de Vigliamor, e deste matrimonio nasceo

Histor, de la Cafa de Lara, tom. 2, liv. 14. cap. 13.

RAMIRES DE ARELHANO, que nasceo no anno de 1655, e soy X. Condessa de Aguilar, e de Vilhamor, Marqueza de la Hinojosa, Senhora de los Cameros, e mais terras desta Casa, soy Dama da Rainha D. Marianna de Austria; morreo a 4 de Dezembro de 1675. Casou em 13 de Abril de 1670 com D. Rodrigo Manoel Manrique de Lara, que nasceo a 25 de Março de 1638, Il. Conde de Frigilana, Visconde de la Fuente, Senhor de la Torre de Alosaina, Alcaide mór de Malaga, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, General da Armada do Oceano, Vice-Rey de Valença, Governador de Aragas, Gentil-homem da Camera delRey Dom

Carlos II. do seu Conselho de Estado, Coronel do Regimento da sua Guarda, e por morte do mesmo Rey da Junta do Governo da Monarchia, irmaso de D. Francisca Manrique, Condessa de Galve, e de D. Theresa Manrique de Lara, Princeza de Barbançon, e de D. Maria Antonia Manrique, Condessa de Penhastor, e deste esclarecido matrimonio tiveraso

\* 20 D. INIGO DA CRUZ MANRIQUE DE LARA DE ARELHANO MENDOÇA E ALVARADO, nafceo unico em 3 de Mayo de 1673, foy XI. Conde
de Aguilar, III. de Frigiliana, e de Vilhamor, Marquez de la Hinojosa, Visconde de la Fuente, XIV.
Senhor de los Cameros, Andaluz, Cervera, Arelhano, Abelda, da Torre de Aloisana, e outros
muitos Lugares; Alcaide môr de Malaga, Cavalleiro do Tusaó de Ouro, Grande de Hespanha,
Gentil-homem da Camera de S. Magestade Catholica, Capitaó General dos seus Exercitos, em que
servio com reputação; faleceo a 9 de Fevereiro de

Casou em 12 de Novembro de 1689 com D. Rofalia Maria de Aragas Pignateli, filha segunda de D. André Fabricio Pignateli de Aragas, VII. Duque de Monte Leon, Principe de Noya, &c. e de D. Theresa Pimentel, filha do XI. Conde de Benavente, e deste matrimonio nasceo

21 D. MARIA NICOLASA DE VALBANERA MANRIQUE DE LARA, casou em o ultimo de Dezembro

#### 448 Historia Genealogica

zembro de 1716 com D. Joao Chrysostomo Manrique, Conde Fuensaldanha, e de Montehermoso, e morrerao sem successão, e as Casas de seu marido herdou seu tio D. Alonso Manrique, Duque del Arco, Estribeiro mor del Rey D. Filippe V. e a de Aguilar, por morte do XI. Conde D. Inigo, se unio na dos Marquezes de Aguilafuente na fórma, que fica escrito no XII. Conde de Aguilar.

Marquezes de Aftorga.

Imhoff, Geneal. Ital. G Hifp. pag. 220.

16 D. BRANCA MANRIQUE DE ARAGAO, Marqueza de Astorga, filha de D. Luiz, IV. Marquez de Aguilar, e da Marqueza D. Anna de Mendoça e Aragao, e morreo a 13 de Março de 1619. Casou duas vezes, a primeira com D. Luiz Ximenes de Urrea, IV. Conde de Aranda, com a successao, que já dissemos; a segunda com D. Pedro Alvares Oforio e Sarmento, VIII. Marquez de Astorga, Conde de Trastamara, e de Santa Martha, e de Villa Lobos, Senhor das Villas de Caftro Verde, Valderas, Valdescorriel, Paramo, e outras, Commendador de Almodovar del Campo na Ordem de Calatrava, Alferes môr da mesma Ordem, e do Pendao da Divisa, que morreo a 28 de Janeiro de 1613, e tiverao

17 D. ALVARO PERES OSORIO, nasceo a 18 de Fevereiro de 1600, foy IX. Marquez de Aftorga, Conde de Trastamara, de Santa Martha, e de Villa Lobos, e Senhor de toda a Casa de seu pay, Commendador de Almodovar, e Herrera na Ordem de Calatrava; morreo sem geração a 21 de Novem-

Novembro de 1659 tendo casado tres vezes, a primeira com Dona Maria de Toledo, filha de D. Antonio Alvares de Toledo, V. Duque de Alva, e a segunda no anno de 1641 com D. Francisca de Lacerda, viuva do Duque de Bejar D. Francisco Diogo Lopes de Zuniga, e filha do II. Conde de la Puebla de Montalvan Dom Joao Pacheco, e a terceira com D. Joanna Fajardo Manrique de Mendoça, filha herdeira de D. Gonçalo Fajardo, Marquez de S. Leonardo, Alcaide môr de Murcia, e Cartagena, Mordomo delRey D. Filippe IV. e de D. Isabel Manrique de Mendoça, VII. Condessa de Castio Xeris, e de Vilhaçopeque; e ficando a Marqueza D. Joanna Fajardo viuva, e sem silhos, casou depois com D. Joao Antonio Pacheco e Osorio, IV. Marquez de Cerralvo, Conde de Villa Lobos, Commendador de Fuente Moral, e Casas de Ciudad Real na Ordem de Calatrava, Administrador dos frutos da Commenda de Hornachos na Ordem de Santiago, e da del Rincon, de Almorchon na de Alcantara, General da Armada de Dunkerke, Vice-Rey de Catalunha, do Conselho de Estado, que morreo a 29 de Julho de 1680 sem deixar successão.

\* 17 D. Constança Osorio, Marqueza de

Velada, como logo veremos.

17 D. Anna Osorio, casou duas vezes, a Marqueze de Salinas. primeira com D. Luiz Velasco, II. Marquez de Salinas, Senhor das Casas, e Morgado de Carrion, Tom.IX.

com a successa , que logo se dirá; e a segunda com D. Luiz Jeronymo de Cabrera e Bobadilha, IV. Conde de Chinchon, e soy sua primeira mulher, e delle nao teve silhos, e de seu primeiro marido teve entre outras silhas as seguintes:

18 D. JOANNA MARIA DE VELASCO, que foy III. Marqueza de Salinas, e succedeo em toda a mais Casa de seus pays, e soy segunda mulher de D. Antonio Sancho Pedro de Avila Osorio, naquelle tempo Marquez de S. Romao, e depois de Astorga, su primo com irmao, e nao tiverao filhos.

18 D. ANTONIA DE VELASCO, por morte de fua irmãa foy IV. Marqueza de Salinas, e cafou com D. Bernardino de Avila Oforio feu primo com irmão, de quem não teve filhos.

Marquezes de Velada.

\* 17 D. CONSTANÇA OSORIO, Marqueza de Velada, caíou no anno de 1614 com D. Antonio Sancho de Avila, III. Marquez de Velada, Grande de Castella, e I. Marquez de S. Romaő, Commendador de Mançanates na Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe IV. do seu Conselho de Estado, Governador de Oraő, e do Estado de Milaő, Governador dos Conselhos de Ordens, e de Italia, e Presidente do de Flandes, morreo em 25 de Agosto de 1666, e tiveraő os silhos seguintes:

18 D. Antonio Sancho Pedro de Avila Osorio, em vida de seu pay succedeo na Casa de

ſeu

feu tio, e foy X. Marquez de Aftorga, IV. de Velada, e II. de S. Romao, Conde de Trastamara, de Santa Martha, e de Villa Lobos, Commendador de Mançanares na Ordem de Calatrava, Governador de Orao, Vice-Rey de Navarra, de Valença, e de Napoles, Embaixador em Roma, do Conselho de Estado del Rey D. Carlos II. e Mordomo môr da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, e General da Artilharia de Hespanha, e morreo a 27 de Fevereiro de 1689. Casou tres vezes, a primeira com D. Anna Maria de Gusmao, III. Condessa de Saltes, filha de D. Miguel de Gusmao, e de D. Magdalena de Guímao, III. Condes de Villa-Verde. Casou segunda vez com D. Joanna Maria de Velasco sua prima com irmãa, III. Marqueza de Salinas, como acima se disse, e a terceira com D. Maria Pimentel, filha do X. Conde de Benavente, e de nenhum destes matrimonios teve successão.

18 DOM BERNARDINO DE AVILA OSORIO; que foy IV. Marquez de Salinas por casar com sua prima com irmãa a Marqueza D. Antonia de Velasco, como atraz dissemos.

18 D. FERNANDO DE AVILA OSORIO, foy Deao de Malaga, e Sumilher da Cortina del Rey Catholico, e havendo renunciado o estado Eccesiastico por se achar immediato successor na Casa de seu irmao o Marquez de Astorga, foy Mordomo dito Rey, e casou com D. Maria Lasso de la Tom.IX.

Vega, viuva de D. Agostinho Homodei, Marquez de Almonacid, e silha de D. Luiz Lasso de la Vega, III. Conde de Anhover, e da Condessa Dona Maria Pacheco, e morreo a 26 de Novembro de 1684 sem successas.

\* 18 D. Anna de Avila Osorio, succedeo na Casa, e por morte de seu irmao soy XI. Marqueza de Astorga, e V. de Velada, III. de S. Romao, Condessa de Trastamara, Santa Martha, e Villa Lobos, e Senhora dos mais Estados destas Casas. Casou em 5 de Janeiro de 1649 com Dom Manoel de Gusmao e Zuniga, IV. Marquez de Villa Manrique, e da sua posteridade daremos conta no Livro IX.

#### CAPITULO V.

De Dom Sancho de Noronha, III. Conde de Odemira.

Avia acompanhado ao Conde de Faro feu pay, quando fe aufentou para Castella, D. Sancho de Noronha, ao qual em memoria de feu avô o Conde de Odemira D. Sancho de Noronha lhe foy dado o nome, e appellido, como a successor da sua Casa, e o soras depois das suas virtudes seus esclarecidos descendentes, illustrando na paz, e na guerra a sua Patria.

Quan-

Quando no anno de 1496 ElRey D. Manoel Oforio de Reb. Geft. restituio ao Reyno o Duque de Bragança D. Jay. Emman Reg. Lusuan. liv. 1. pag. 57 o. me, como dissemos no Livro VI. Capitulo VIII. pag. 472 do Tomo V. voltou para Portugal Dom Sancho de Noronha seu primo com irmao, a quem ElRey fez logo Conde de Odemira, dandolhe com a grandeza a prerogativa de parente com o tratamento de sobrinho, como le ve entre outros Documentos Originaes na Carta da Confirmação da Villa de Vimiciro, feita pelo mesmo Rey em Evora a 16 de Junho de 1509, e nella diz: Fazemos faber, que da parte de D. Sancho, Conde Dodemira meu muito amado sobrunho, &c. Esta confirmação, que nao padece duvida, porque vimos a Carta Original com o Sello Real de chumbo, e se conserva no Cartorio da Casa de Vimieiro Tom. 1. maço 1. num. 4, nao devia ter execução; porque a Condesfa sua may conservou este Senhorio até a sua morte, como diremos, quando tratarmos de D. Fernando seu irmao no Capitulo I. Parte IV. deste Livro, depois tirou Carta de assentamento, que foy feita em Lisboa a 8 de Outubro de 1516; assim foy III. Conde de Odemira, Alcaide môr de Estremoz, Senhor de Eixos, Oies, Paos, e Villarinho, e todos os mais Estados, que teve o Conde seu pay; porque nos do Conde D. Sancho seu avô succedeo a Condessa D. Maria de Noronha. Fezlhe ElRey entre outras merces, que gozava a sua Casa, a de nao pagar Chancellaria, e o estimou sempre como mere-

## 454 Historia Genealogica

Saincte Marthe, Hif- occupou. toire Geneal. de France, tom. 1. pag. 750. Pl. Antelme, Hiff. Gemed. de la Maijon-Rojaie de France, tom. 1. Cafa, faz

Nobil, m. f. de Damiao de Goes. D. Actonio de Lima. Affonto de Forres. Gomes de Figuetredo. Joseph de Faria.

merecia a sua grande pessoa: nao sabemos o tempo, que lhe durou a vida, nem os empregos, que Os irmãos Luiz, e Scevola Santa Martha na fua estimadissima Obra da Historia Genealo. gica da Casa Real de França, que seguio depois o Padre Anselmo na que escreveo da mesma Real Cafa, fazem mençao deste Senhor, continuando esta Real linha com o seu casamento, o que fizerao tambem os nosfos Nobiliarios antigos, e modernos; mas nao posto deixar de estranhar aos nossos a pouca razao, que tiverao para ao menos nao nos deixarem alguma noticia do anno, em que faleceo, ou vivia este Senhor, defeito, que padecem geralmente todos os Nobiliarios: pelo que os que os feguem cahem em irreparaveis erros de Chronologia, sem a qual a Historia se nao pode seguir, nem acertar, do que sempre nos lamentaremos pelo grande trabalho, que o seu descuido nos tem causado. rém a nossa diligencia alcançou quando faleceo o Conde D. Sancho, que foy no anno de 1521, como se tira de huma tença, em que lhe succedeo a Condessa Dona Angela Fabra sua segunda mulher, que principiou a vencer do primeiro de Janeiro do referido anno, da qual depois se lhe passou padrao em Evora a 18 de Fevereiro de 1584, que está no Livro 41 da Chancellaria del Rey Dom Joao III. pag. 84.

Casou duas vezes, a primeira com D. Francisca da Sylva, filha de Diogo Gil Moniz, Védor da Fa-

zenda

zenda do Infante D. Fernando, e de D. Leonor da Sylva, filha de Ruy Gomes da Sylva, Senhor da Chamusca, e Ulme, e de D. Branca de Sousa, irmãa do I. Conde de Abrantes, e deste matrimonio tiverao os filhos seguintes:

Dom Affonso de Noronha, como se dirá no Capitulo VIII.

D. RODRIGO DE NORONHA, que seguio

a vida Ecclefiastica, e foy Clerigo.

14 DONA MARIA DE NORONHA, que sendo Dama da Infanta D. Brites, Duqueza de Saboya, passou com ella àquelle Ducado no anno de 1521, e lá casou com o Conde de Trassois, de quem diz Affonso de Torres nao tivera filhos.

Ca ou segunda vez com D. Angela Fabra, que depois foy Camereira môr da Emperatriz D. Isabel, e Aya das Infantas; era filha de Gaspar Fabra, Se- Salazar de Castr. Hisnhor da parte de Barigadu, que consta de muitas va, lib. X. cap. 12. 5. terras no Reyno de Sardenha, Alcaide môr de Al- III. p. 563. mança, Embaixador del Rey Catholico em Portugal, e de D. Isabel de Centelhas, filha de D. Joao de Centelhas, Barao de Almadejar, e de D. Brianda de Villaragut, filha de D. Ramon de Villaragut, II. Barao de Olacau, como se verá na sua Arvore; desta illustrissima uniao nascerao os filhos seguintes :

Dom Joao de Faro, de quem diremos

no Capitulo VI.

14 D. FRADIQUE DE PORTUGAL, de quem trataremos no Capitulo VII. D.

# 456 Historia Genealogica

14 D. Antonio de Noronha, que morreo

moço.

14 D. JOANNA MANOEL, Dama da Emperatriz D. Ifabel, foy Duqueza de Medina Celi por cafar com Dom Joaó de Lacerda, 1V. Duque de Medina Celi, e da sua esclarecida posteridade diremos no Capitulo VIII.

14 D. Guiomar de Castro, Dama da Emperatriz D. Isabel, com quem passou a Castella, e naquella Corte casou com D. Joao de Maça de Licana, Senhor de Moxente, e Novelda em Valença, Barao de Luchen, e Senhor de Orani em Sardenha, e nao tiverao successão.

14 DONA CATHARINA DE NORONHA, E D. LEONOR, que o Conde teve fóra do matrimonio, foraó Freiras de Cifter no Mosteiro de Odivellas.

#### CAPITULO VI.

De Dom João de Faro.

14 Ntre os filhos, que teve D. Sancho, III. Conde de Odemira, foy o terceiro D. Joaó de Faro, e o primeiro de sua segunda mulher a Condessa D. Angela Fabra: em memoria de seu grande avô o Conde de Faro tomou este appellido, de que usaras muitos Senhores desta Casa, que ainda conservas, como veremos aliante.

ante. Seguio D. Joao de Faro a vida militar servindo na guerra de Africa, como haviao seito os seus Mayores: nella se distinguio, e ElRey D. Joao III. no anno de 1549 lhe sez merce de huma tença de cem mil reis, grande quantia para aquelle tempo: depois so Capitao de Çasim, que com cuidado governou, e assistindo naquella Praça, inquietando aos Mouros, e havendo logrado bons successos em diversas entradas, em huma soy morto, acabando com glorioso nome. Casou com D. Isabel Freire, filha de Manoel Freire de Andrade, e de Dona Guimaneza de Brito, filha de Alvaro de Brito, irmao de Luiz de Brito, Senhor dos Morgados de S. Lourenço de Lisboa, e Santo Estevao de Béja, e tiverao

Dom Joao de Faro, que foy unico na Casa de seu pay, o qual padecendo huma terrivel enfermidade, foy tao forte, e activa, que o privou do juizo, resultando ficar sempre surioso, e levado deste grande mal, se lançou de huma janella, e acabou feito em pedaços; havendo fido casado com D. Margarida de Noronha, filha de Dom Joao de Almeida, a quem ElRey D. Joao III. no anno de 11524 fez merce de huma tença, e dos Moinhos de Pernes, com as rendas de Chantas, Termo de Santarem, como se ve no livro do referido anno da sua Chancellaria pag. 199, e de sua mulher D. Luiza de Ornellas, irmãa de Damiao Dias de Menezes, Escriva o da Fazenda, e filhos de Francisco Dias de Tom.IX. LII Ri.

## Historia Genealogica

Ribeira, Alcaide môr da Amieira, e de sua mulher D. Joanna de Ornellas, filha de Joao de Ornellas, que fervio em Africa com grande diftinçao no tempo de Nuno Fernandes de Ataide, e depois com o Duque de Bragança na tomada de Azamor, e de sua mulher D. Cicilia de Moura, filha de D. Joao de Moura, Caçador môr delRey D. Manoel, filho terceiro de D. Rolim de Moura, X. Senhor da Azambuja; era D. Joao de Almeida filho de D. Bernardim de Almeida, que no anno de 1484 servio de Moço Fidalgo a ElRey D. Joao II. e depois em Africa com D. Joao de Menezes contra ElRey de Fez, e no anno de 1503 na fortida com que desbaratarao aos Mouros, que forao cercar Alcacer Quibir, e era irmao do fegundo Conde de Abrantes; e tiverao

s 16 D. Luiza de Faro, que foy unica, e casou com D. Jeronymo Coutinho, Commendador de Olivença na Ordem de Aviz, do Conselho de Estado, Presidente do Desembargo do Paço, eleito Vice-Rey da India, posto que nas aceitou, e morreo a 22 de Julho de 1630, e está sepultado em S. Francisco de Lisboa no Capitulo, onde tem

este Epitafio:

458

Esta sepultura mandou sazer D. Feronymo Continho, do Conselho de Estado de Sua Magestade, Presidente da Mesa

Mesa do Desembargo do Paço, e nella descança sua mulher Dona Luiza de Faro, seu pay, e mãy D. Francisco Coutinho, e Dona Filippa de Vilhena, e seus filhos Dom Francisco Coutinho, e Dom Joao Coutinho. Faleceo a 22 de fulho de 1630 em idade de setenta annos, gastos até a ultima hora em seu serviço.

Os merecimentos deste Fidalgo o sobirao a tao grandes lugares, que servio com tanta inteireza, e satisfação, que ElRey lhe concedeo poder nomear a Commenda de Olivença em hum de seus netos; a seu genro sez merce da Casa de Atouguia, duas vezes fóra da Ley Mental, e o titulo de Conde em duas vidas, e dous Alvarás de Damas para casamento de duas netas. Deste matrimonio nascerao estes filhos:

17 D. Francisco Coutinho, que morreo de idade de quinze annos.

17 D. JOAO COUTINHO, que tambem mor-

reo tendo cumprido nove annos.

\* 17 D. FILIPPA DE VILHENA, que foy herdeira de seus pays, e Condessa de Atouguia por casar com D. Luiz de Ataide, V. Conde de Atouguia, Senhor das Villas de Peniche, Cernache,
Ton, J.X.

Hili Mon-

Monforte, Vinhaes, Lomba, e Paço da Ilha Deferta, Commendador de Santa Maria de Olivença na Ordem de Aviz, a qual ficando viuva foy Aya delRey D. Affonfo VI. e Camereira môr da Rainha D. Luiza fua mãy com o titulo de Marqueza de Atouguia, celebre matrona, ornada de grandes virtudes, e de heroicidade; porque no dia primeiro de Dezembro de 1640 da venturofa Acclamação do grande Rey D. João IV. ella mesmo ajudou a armar a seus dous filhos D. Jeronymo de Ataide, e D. Francisco Coutinho, e com animo varonil os exhortou a emprenderem acção tao gloriosa. Faleceo no primeiro de Abril de 1651. Deste matrimonio nascerão

18 D. JOAO DE ATAIDE, que morreo menino.
18 D. JERONYMO DE ATAIDE, VI. Conde

de Atouguia.

18 D. FRANCISCO COUTINHO, que faleceo no anno de 1643 em Elvas, estando servindo na Fronteira.

\* 18 D. Luiza Maria de Faro, Condessa de Penaguiao, de quem adiante faremos memoria.

18 D. MARIA DE ATAIDE, Dama da Rainha D. Luiza, morreo na flor da idade em 23 de Agosto de 1649, e na sua morte recitou o Padre Antonio Vieira aquella admiravel Oraçao Funebre, que anda no Tomo IV. dos seus Sermoens: os mayores Poetas daquelle tempo sentirao em diversas Obras a sua morte.

D.

\* 18 DOM JERONYMO DE ATAIDE, foy VI. Conde de Atouguia, Senhor de Peniche, e das mais terras de feu pay, Commendador de Santa Maria de Adaufe, e Villa-Velha de Rodao na Ordem de Christo, Governador do Brasil, e das Armas das Provincias de Traz os Montes, e Alentejo, General da Armada Real, do Conselho de Estado, e Presidente da Junta do Commercio; morreo a 16 de Agosto de 1665 havendo occupado todos estes lugares com inteireza, e respeito, sendo ornado de excellentes virtudes; porque nelle brilhou o valor, o definteresse, zelo, e prudencia. havendo fido hum dos Acclamadores da liberdade da Patria, que constantemente servio de sorte, que na Historia daquelle tempo he hum dos Heroes, que a illustrao. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Castro sua prima com irmãa, e irmãa de seu cunhado o Conde Camereiro môr, filha de D. Francisco de Sá e Menezes, II. Conde de Penaguiao, Camereiro môr delRey, e de D. Joanna de Castro sua primeira mulher, Dama da Rainha D. Margarida de Austria, filha de Joao Gonçalves de Ataide, IV. Conde de Atouguia; e tiverao entre outros filhos, que morrerao de tenra idade, a

19 D. MANOEL DE ATAIDE, que foy VII. Conde de Atouguia, e Senhor de Peniche, e toda a mais Casa de seus pays, que logrou poucos mezes; servio na Provincia de Alentejo, onde soy Capitao de Cavallos, e Tenente General da Cavalla-

ria, e largando este posto, quando casou, se achou voluntario na batalha de Montes Clatos, onde das feridas, que nella recebeo, se lhe veyo a originar a motte alguns mezes depois, e salecco a 12 de Outubro de 1665, tendo casado a 28 de Fevereiro do mesmo anno com D. Victoria de Borbon, filha primeira de D. Thomás de Noronha, III. Conde dos Arcos, e de D. Magdalena de Borbon, filha do primeiro Conde dos Arcos, e nao tiverao successa e a Condessa sua muenta de D. Joao. Fernandes de Lima e Vasconcellos, x. Visconde de Villa-Nova de Cerveira, Alcaide môr de Ponte de Lima, Senhor de Masra, &c.

Casou segunda vez com D. Leonor de Menezes, que faleceo a 4 de Setembro de 1664, e era viuva de D. Fernando Mascarenhas, I. Conde de Serem, Marichal de Portugal, filha herdeira de D. Fernando de Menezes, Commendador de Castellobranco, e de D. Joanna de Toledo sua mulher, filha de D. Manoel da Camera, II. Conde de Villa-Franca, e

tiverao os filhos feguintes:

\* 19 D. Luiz, VIII. Conde de Atouguia.

19 D. FERNANDO DE ATAIDE, morreo estando na Universidade de Coimbra.

19 D. Joao Diogo de Ataide, nasceo a 31 de Outubro do anno de 1663, servio na paz, sendo Capitao de Infantaria, embarcou nas Armadas, e soy Capitao de Mar, e Guerra, e Coronel de hum Regimento de Infantaria, e depois na guerra do anno

anno de 1704, General de Batalha, General da Cavallaria da Provincia da Beira, Mestre de Campo General dos Exercitos del Rey, e com esta Patente governou as Armas do Minho; depois foy Governador das Armas da Provincia de Alentejo, Capitao General da Armada Real, e do Confelho de Guerra, e I. Conde de Alva por merce del Rey D. Joao V. de que tirou Carra passada a 29 de Abril Faleceo a 11 de Abril de 1740, havende 1729. do servido com grande valor, e reputação em toda a guerra, achando-se em muitas, e diversas occasioens de honra, em que se distinguio, devendo-se ao seu valor o bom successo. Foy hum dos Generaes, que forao no Exercito, que mandava o Marquez das Minas, quando no anno de 1706 entrou por Castella. Finalmente toda a vida servio com grande brio, e definteresse, sendo estimado dos Militares; porque a sua generosidade o sez igualmente amado, e respeitado. Casou em 18 de Janeiro de 1705 com D. Constança Luiza Paim, filha herdeira de Roque Monteiro Paim, Secretario delRey D. Pedro II. do seu Conselho, e da sua Fazenda, Juiz da Inconfidencia, Senhor da Honra de Alva com o Padroado de tres Igrejas de juro, e herdade, de que lhe fez merce o dito Rey, Senhor dos Direitos Reaes de Villa-Cahins, com o Padroado da Igreja, e dos Reguengos da Maya, e Agrella, com a jurisdicção de prover os officios, Senhor das Saboarias de Portalegre, Commendador das Commendas

das de Santa Maria de Campanhãa, e de Santa Maria de Gemunde na Ordem de Christo, tendo servido sempre com estimação de seu Senhor; faleceo a 24 de Junho de 1706, e de sua mulher D. Joanna de Menezes, que faleceo no anno de 1738, e era filha de Lourenço de Mello, (filho de Pantaleao de Sá e Mello, Senhor do Couto de Lasso, e de D. Joanna de Lima) e de sua mulher D. Bernarda da Sylva, filha de Miguel Brandao da Sylva, e de D. Isabel de Madureira, mas deste matrimonio nao houve successas.

19 D. JOANNA DE MENEZES, Marqueza de

Fronteira, de quem adiante se tratará.

19 D. LUIZ PEREGRINO DE ATAIDE, succedeo na Casa por morte de seu irmao, e soy VIII. Conde de Atouguia, Senhor de Peniche, &c. e morreo em Lisboa desgraçadamente pelo matarem na noite de 6 de Outubro de 1689. Casou com D. Margarida de Vilhena, que faleceo a 19 de Outubro de 1725, viuva de Diogo Lopes de Sousa, IV. Conde de Miranda, filha herdeira de D. Joao Mascarenhas, III. Conde de Sabugal, Meirinho môr de Portugal, como deixamos escrito no Livro VI. Capitulo V. Q. III. pag. 347, e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

\* 20 Dom Jeronymo, IX. Conde de Atou-

guia.

D. Joseph De Ataide, nasceo a 5 de Março de 1689, morreo sem estado no anno de

1725 a 28 de Outubro, havendo servido na guerra

com o posto de Capitao de Infantaria.

\* 20 D. JERONYMO CASIMIRO DE ATAIDE, foy IX. Conde de Atouguia, Senhor de Peniche, de Monforte, &c. morreo moço a 31 de Novembro de 1712. Cafou em 12 de Junho de 1694 com D. Maria Anna Therefa de Tavora, filha de Antonio Luiz de Tavora, II. Marquez de Tavora, IV. Conde de S. Joaó, Senhor das Villas de Mogadouro, &c. e da Marqueza D. Leonor de Mendoça, filha dos II. Marquezes de Arronches, e tiverao os filhos feguintes:

21 D. Luiz, X. Conde de Atouguia.

- 21 D. LEONOR THERESA MARIA DE ATAI-DE, naíceo a 27 de Outubro de 1696. Casou com D. Luiz da Camera, III. Conde da Ribeira Grande, Embaixador em a Corte de França, como diremos no Livro X. Capitulo IV.
- 24 Dona Margarida Ignez Vicencia de Vilhena, casou com Thomé de Sousa, Conde de Redondo, e da sua successão se dirá em seu lugar no Livro XIV.
  - 21 D. LUIZA.
- 21 D. IGNEZ, Freiras no Mosteiro da Esperança.
- 21 D. Rosa Leonarda de Ataide, cafou no anno de 1728 com Miguel Carlos da Cunha e Tavora, V. Conde de S. Vicente, como deixamos escrito no Livro VI. do Tom. V. pag. 228.

Tom.IX. Mmm D.

## 466 Historia Genealogica

D. Luiz DE ATAIDE, nasceo a 16 de Setembro do anno de 1700, X. Conde de Atouguia, Senhor das Villas de Peniche, Atouguia, Sernache dos Alhos, Vinhaes, Villarseco de Lomba, e seus direitos Reaes, Monforte, Passo Villa de Carvalho, Sercosa, Tondella, Velosa, e do Lugar, e Cata da Serra del Rey, e dos direitos Reaes dos Celleiros de Belleiros, e Lafoens, fóros de Pena Joya, e das Jugadas dos Vinhos da Gollegãa, Ulme, e Chamuíca, Donatario do Lizeirao da Malveira, Alcaide môr de Atouguia, Peniche, e Villarseco da Lomba, Administrador da Albergaria da Villa de Carvalho, Senhor dos Morgados de Porto de Carne, Cobra, Salgueiro, Scira, Sernache, Arco de D. Francisco em Lisboa, e do da Ponte no Termo de Almada, e dos Padroados das Igrejas de Carvalho, Velosa no Termo de Sernache, alternativa com o Cabido de Coimbra, Padroeiro da Capella môr de S. Francisco de Xabregas, e do Convento de S. Bernardino, Commendador das Commendas de Santa Maria de Adaufe, de Villa-Nova do Rodao, e Castello-Novo no Bispado da Guarda na Ordem de Christo, e de Santa Maria de Olivença na de Aviz, Governador hereditario da Praça de Peniche, e Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve, nomeado a 16 de Mayo de 1741. Casou em 30 de Janeiro de 1720 com D. Clara de Assis Mascarenhas, que saleceo a 15 de Agosto de 1733, filha de D. Fernando Mascarenhas, II. Con-

# da Cafa Real Portug. Liv. VIII. 467.

de de Obidos, Mcirinho môr de Portugal, &c. e de D. Brites Mascarenhas, Condessa de Sabugal, e Palma, &c. de quem teve unico

22 D. JERONYMO DE ATAIDE, que nasceo a 14 de Junho de 1721, e está concertado a cesar com D. Marianna de Tavora, filha dos terceiros Marquezes de Tavora.

\* 19 DONA JOANNA LEONOR DE TOLEDO E Marquezes de Frontei-Menezes, filha de D. Jeronymo, VII. Conde de 14. Atouguia, e da Condessa D. Leonor de Menezes sua segunda mulher; morreo a 24 de Setembro de 1731. Casou com D. Fernando Mascarenhas, II. Marquez de Fronteira, que nasceo em Lisboa a 14 de Dezembro de 1655, III. Conde da Torre, Scnhor do Morgado da Ucharia, Donatario da Mordamia môr de Faro, que se compoem de certos direitos Reaes da dita Cidade, Commendador das Commendas de Santiago de Torres Vedras, S. Nicolao de Carrazedo, e S. Miguel de Linhares, ambas no Arcebispado de Braga, da de Fonte Arcada no Bispado do Porto, da de Rosmanilhal com a Alcaidaria môr no da Guarda, todas da Ordem de Christo, Padroeiro do Mosteiro de S. Domingos da Serra, e da Igreja de Nossa Senhora da Conceição na Torre das Vargeas, de que he Conde. Servio na paz, sendo Capitao de Cavallos na Corte, e Mestre de Campo de hum Terço de Infantaria: havia ido na Armada, que foy a Saboya no anno de 1682 por Governador da não Santo Antonio de Tom.IX. Mmm ii

## Historia Genealogica

468

Padua, e foy Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve no tempo da paz. Na guerra do anno de 1704, depois de ter occupado o posto de General da Artilharia, foy Governador das Armas da Provincia da Beira, e com as Tropas do seu partido se unio ao Exercito dos Alliados, que mandava o Marquez das Minas, que acompanhou a Madrid no anno de 1706, e depois no anno de 1709 foy Governador das Armas da Provincia de Alentejo, havendo sempre mostrado valor, e sciencia militar, grande acordo em as muitas occasioens, em que se achou, porque em toda a guerra esteve sempre empregado: no anno de 1710 foy Védor da Fazenda da repartição dos Armazens, e India, Presidente do Desembargo do Paço, e a 15 de Setembro de 1711 nomeado do Conselho de Estado, e no de 1727 Mordomo môr da Rainha D. Maria Anna de Austria, feito a 25 de Fevereiro do dito anno. Na Instituição da Academia Real foy nomeado por hum dos Censores da dita Academia. 25 de Fevereiro de 1729, e se mandou enterrar no Adro da Igreja das Chagas em sepultura raza à entrada da porta travessa. Foy Ministro de grande inteireza, com grande talento, e prestimo, muy erudito na Historia antiga, e moderna, excellente Latino, e as suas composições muy elegantes, ou fossem em Latim, ou em Portuguez, como se vê nos papeis da Academia, que andao impressos: nesta lhe foy encarregada a Historia dos Romanos, de .

que tinha escrito com admiravel methodo alguns Capitulos na lingua Portugueza, de que soube usar com pureza, e eloquencia, e sem duvida soy hum dos sabios Senhores do seu tempo, e grande Ministro no serviço del Rey. Teve os filhos seguintes:

20 D. JOAO MASCARENHAS, IV. Conde da

Torre.

20 D. Francisco Mascarenhas, foy Porcionista no Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, onde entrou a 8 de Novembro de 1711, estudou Canones, e foy tambem Thesoureiro moi da Sé da Guarda, e largando a vida Ecclesiastica, para que seus pays o destinarao, passou a seguir a Militar, e soy Capitao de Granadeiros de hum dos Regimentos da Corte, e Coronel de hum Regimento de Insantaria da Marinha, e General de Batalha, posto com que passou à India no socorro da Armada, em que soy o Vice-Rey D. Luiz de Menezes, I. Marquez do Lourical, que partio a 7 de Mayo de 1740, embarcando na nao Nossa Senhora do Carmo, que elle mandava.

20 D. ANTONIO MASCARENHAS, foy Porcionista no Collegio de S. Paulo de Coimbra, e Conego da Sé de Braga, Beneficiado de Béja, e renunciando tudo, tambem como seu irmas, passou differente profissa assentando praça, soy Capitas de Insantaria, e morreo desgraçadamente assogado, passando huma valla de Alpiassa junto a Almeirim

a 16 de Abril de 1725.

20 Dom Luiz Mascarenhas, tambem foy Porcionista no dito Collegio, onde entrou juntamente com seus irmãos, estudou Canones, e soy Abbade de S. Martim no Arcebispado de Braga, Beneficio simples: depois soy a Roma, e largou a vida Ecclesiatica pela Militar; soy Capitao de Cavallos na Provincia de Alentejo, e he Governador da Capitanía de S. Paulo na America neste anno de 1740.

20 Dona Leonor de Menezes, casou em Abril de 1695 com Aleixo de Sousa da Sylva de Menezes, II. Conde de Santiago, Aposentador

môr, como veremos em outra parte.

20 D. MAGDALENA DE MENEZES, Freira no Sacramento de Lisboa da Ordem de S. Domingos.

20 D. MARIA DE MENEZES, Freira em San-

ta Clara de Santarem.

- 20 D. ISABEL DE MENEZES, Freira no Sacramento de Lisboa.
  - 20 D. LUIZA,
  - 20 D. Theresa, que morrerao meninas.
  - 20 D. INNOCENCIA DE MENEZES,
- 20 D. ANTONIA DE MENEZES, Freiras no Mosteiro da Esperança de Lisboa.
  - 20 D. JOSEPH,
  - 20 D. JERONYMO, que morrerao meninos.
- \* 20 D. Joao Mascarenhas, naceo a 19 de Fevereiro de 1679, foy IV. Conde da Torre, III.

Mar-

Marquez da Fronteira, e Senhor de toda a mais Casa, em que succedeo a seu pay, e Commendas: saleceo a 12 de Abril de 1737. Casou em 13 de Agosto do anno de 1713 com D. Elena de Lencastre, silha de Dom Luiz de Lencastre, silha de Dom Luiz de Lencastre, IV. Conde de Villa-Nova, Commendador môr da Ordem de Aviz, e da Condessa D. Magdalena Theresa de Noronha, e teve os silhos seguintes:

21 DONA MAGDALENA MASCARENHAS, que nasceo a 17 de Agosto de 1716, e está concertada a casar com Luiz Guedes de Miranda, filho herdeiro de Josó Guedes de Miranda Henriques, XIII. Senhor de Murça.

\* 21 Dom Fernando Mascarenhas, com

quem se continúa.

21 D. JOANNA MASCARENHAS, nasceo a 30 de Outubro de 1718.

- 21 D. Joseph Mascarenhas, nasceo em 14 de Março de 1721, e he Conego da Santa Bafilica de Lisboa.
- 21 D. Luiz Mascarenhas, nasceo em 17 de Julho de 1722, e faleceo nao contando mais idade, que sete mezes.

21 D. MARIA MASCARENHAS, nasceo em 12 de Junho de 1723; faleceo tendo comprido tres annos.

21 D. MANOEL MASCARENHAS, naíceo a 9 de Agosto de 1724; faleceo com dous annos.

21 D. Theresa Mascarenhas, nasceo a 16 de Fevereiro de 1726. D.

\* 21 D. FERNANDO MASCARENHAS, nasceo a 16 de Agosto de 1717, succedeo na Casa de seu pay. Casou a 6 de Outubro de 1737 com Dona Anna de Lencastre sua prima com irmãa, silha dos V. Condes de Villa-Nova, como se verá no Livro XI. a qual faleceo tendo tido somente huma unica filha.

22 D. MARIA MASCARENHAS, que nasceo a 23 de Setembro de 1738, e saleceo de tenra idade.

18 D. Luiza Maria de Faro, filha de D. Luiz, V. Conde de Atouguia, e da Condessa D. Filippa de Vilhena, foy Senhora de grandes virtudes, muy dada à vida espiritual, em que perseverou todo o tempo da fua viuvez, com grande edificação, e tanta gravidade, que foy ella no feu tempo o Oraculo da Corte, consultando-a as suas parentas, e amigas em todos os casos mais difficultosos, que occorriao, e sendo tao virtuosa, era na conversação plausivel, e de tanto agrado, e bom gosto, que as suas parentas queriao a sua approvação ainda nas coufas de menos confideração, como a da eleição de hum vestido, a que ella satisfazia, como fenao effivera fora do ufo de femelhantes cousas, nem fora tao differente o seu modo de vida; e assim nos negocios graves respondia com igual promptidao, nascida do seu bom entendimento. Teve grande trato com todas as pelloas infignes em virtude do seu tempo, e com os homens de mayor talento, e letras, com quem communicava, e

trata.

tratava as cousas pertencentes à sua alma, e tendo. se exercitado sempre em obras de piedade, e de verdadeira Religiao, chea de annos faleceo a o de Julho do anno de 1708, e jaz na Igreja da Madre de Deos debaixo do Altar daquella prodigiosa Imagem da Virgem Santissima. Casou com Joao Rodrigues de Sá e Menezes seu primo com irmao, III. Conde de Penaguiao, que nasceo a 4 de Novembro de 1619, e foy Camereiro môr dos Reys D. Joao IV. e D. Affonso VI. do seu Conselho de Estado, e Guerra, Embaixador Extraordinario a Inglaterra no anno de 1652, Senhor de Sevêr, Matolinhos, Priva, Baltar, Alcaide môr do Porto, Commendador de S. Pedro de Faro, e de Santiago de Cacem na Ordem de Santiago, Commendador, e Alciade môr de Santiago de Proença na Ordem de Crhisto; servio na guerra da Acclamação com valor, achando-fe nas Campanhas de Alentejo. Na do anno de 1657, em que o nosso Exercito, mandado pelo Conde de S. Lourenço, deu affalto a Badajoz, o Conde Camereiro môr se distinguio de forte, que delle fahio ferido: na Campanha do anno seguinte assistio ao sitio, que se poz à dita Praca, e retirando-se o nosso Exercito a Elvas, achando-se o Conde muy doente, se alojou no Mosteiro de S. Francisco fóra dos muros da dita Cidade, onde o fez presioneiro o Exercito Castelhano, governado por D. Luiz Mendes de Haro, que vinha a sitiar a mesma Cidade : e levado do Mosteiro, a Tom.IX. Nna poupoucas horas depois morreo no Campo no anno de 1658, de donde o mandaraó a fepultar a Elvas. Deste matrimonio nasceraó os filhos seguintes:

19 FRANCISCO DE SA', que morreo nao con-

tando de vida mais que tres mezes.

\* 19 FRANCISCO DE SA' E MENEZES, I. Mar-

quez de Fontes.

D. MIGUEL DE ALMEIDA, nasceo no anno de 1649, Senhor de Sardoal, Alcaide môr de Abrantes, de Punhete, e de Mação, em que succedeo, e em toda a mais Cafa, a D. Miguel de Almeida, IV. Conde de Abrantes, do Conselho de Estado, Mordomo môr da Rainha D. Luiza, hum dos Acclamadores del Rey D. Joao IV. que por morrer sem successão deu o dito Rey a Casa de Abrantes ao referido filho fegundo do Camereiro môr por ser bisneto de D. Joanna de Mendoça, Condessa de Penaguiao, mulher de Joao Rodrigues de Sá, I. Conde de Penaguiao, a qual era filha de D. Joao de Almeida, Senhor do Sardoal, Alcaide môr de Abrantes, de Punhete, Maçao, e Amendoa, e de D. Leonor de Mendoca, filha de Simao Gonçalves da Camera, I. Conde da Calheta, e Capitao Donatario da Ilha da Madeira, &c. e por morrer Dom Miguel de Almeida a 18 de Novembro de 1674 sem casar, nem ter successão, ElRey D. Pedro II. deu a dita Casa de Abrantes a outro silho fegundo da Cafa, que foy depois Marquez de Fontes, e de Abrantes, que por morte de seu irmaõ

mao fuccedeo na Casa de seu pay, como diremos.

- 19 D. FILIPPA DE VILHENA, casou em 31 de Julho de 1664 com Dom Joseph de Lencastre, III. Conde de Figueiró, Commendador môr de Aviz, do qual se tratará no Livio XI. sem successão.
- 19 D. JOANNA DE CASTRO, que nasceo no anno de 1647, e morreo em idade de quatorze annos sem ter elegido estado.

19 D. MARIA, que nasceo no anno de 1658,

que tambem faleceo sem estado.

FRANCISCO DE SA' DE MENEZES, foy I. Marquez de Fontes por merce delRey D. Affonfo VI. do anno de 1658, IV. Conde de Penaguiao, Senhor de Matofinhos, e de outras muitas terras, Alcaide mòr da Cid de do Porto, Commendador de S. Pedro de Faro, e de Santiago de Ca. em na Ordem de Santiago, e outras, Camereiro môr del-Rey D. Affonso VI. do seu Conselho, e Deputado da Junta dos Tres Estados. Morreo desgraçadamente em Março de 1677 de huma granada, que lhe rebentou na mao, e querendo observar o seu esfeito, o matou. Casou com D. Joanna Luiza de Lencastre, viuva de Ruy Telles de Menezes, II. Conde de Unhao, filha de D. Rodrigo de Lencas. tre, Commendador de Coruche, e Alferes môr da mesma Milicia, e de sua mulher D. Ignez de Noronha, filha de Joao da Sylva Tello e Menezes, I.

Tom.IX. Nan ii Con-

Conde de Aveiras, Senhor de Vagos, e desta illus-

trissima uniao nascerao os filhos seguintes:

20 João Rodrigues de Sa e Menezes, nasceo a 11 de Setembro de 1674, e soy II. Marquez de Fontes, V. Conde de Penaguiao, Senhor de Matosinhos, &c. mais terras, Commendas, e Alcaidarias môres da Casa de seu pay. Morreo moço a 10 de Março de 1688 estando contratado para casar com D. Isabel de Lorena, que depois soy mulher de seu irmao, como diremos.

20 RODRIGO EANNES DE SA' ALMEIDA E MENEZES, naíceo a 19 de Outubro de 1676, III. Marquez de Fontes, e I. de Abrantes, de quem fa-

remos mençao no Livro IX.

#### CAPITULO VII.

De Dom Fradique de Portugal, e sua descendencia.

14 N O Capitulo V. deste Livro escrevemos; que da unias de D. Sancho de Noronha, III. Conde de Odemira, e da Condessa D. Angela Fabra, fora segundo silho D. Fradique de Portugal. Passou este Senhor a Castella no anno de 1526 no serviço da Emperatriz D. Isabel, juntamente com sua may a Condessa D. Angela Fabra, a qual tendo vindo de Castella por Dama da Rainha

nha D. Maria, segunda mulher del Rey Dom Manoel, voltou aquelle Reyno por Camereira mòr de sua filha a Emperatriz, de quem logrou todo o valimento, levando comfigo duas filhas, D. Joanna Manoel, que foy Duqueza de Medina Celi, de quem em seu lugar trataremos, e D. Guiomar de Castro, que tambem lá casou, como já temos referido, e a D. Fradique de Portugal, que lá foy Senhor das Baronías de Monovar, e de parte dos Lugares de Moxente, e Nobleda no Reyno de Valença, e no de Sardenha de las Encontradas, de Orani, Curadoria, Ore, Gallura de Geminis, Nuevo, e Viti, terras, que haviao fido de feu cunhado D. Joao Maça de Licana. Foy tambem Commendador de Santos na Ordem de Santiago, Eftribeiro môr da Emperatriz Dona Maria, mulher do Emperador Maximiliano II. e ultimamente Estribeiro môr da Rainha D. Isabel de la Paz. dre Anselmo na sua Historia Genealogica da Casa med. de la Maijon de France, 10m. 1.p.655. Real de França diz, que D. Fradique fora primier Ecuyer d' Isabel de France, devendo dizer: Grand Ecuyer, porque este foy o lugar, que teve de Estribeiro môr, que he muy differente emprego do de primeiro Cavalherico, como fe diz na Corte de Hespanha, e na de França; este Author padece muita equivocação nas nossas cousas, e muito mayor has modernas. Foy hum dos Academicos daquella celebrada Academia de Hespanha, de que era Presidente o Duque de Alva D. Fernando, e

O Pa- P. Anselme , Hift. Ge-

que se fazia em sua Casa, e nella entrarao os mais assinalados Cavalheros daquelle tempo. em Madrid a 23 de Outubro do anno de 1573, e fua terceira mulher D. Margarida de Borja, em virtude do poder, que lhe deixou outorgado, no referido dia instituio o Morgado da terra de Orani, e das demais, que possuía, com as clausulas regulares de preferir o mayor ao menor, e o varao à femea, com obrigação das Armas, e Appellido de Portugal, e de que o possuidor se chame Fradique. Foy outorgada esta Escritura nas Notas de Christovao de Rivano a 31 de Outubro de 1573. Casou tres vezes, a primeira com D. Maria Centelhas sua prima, filha de D. Cherubim Centelhas, II. Conde de Oliva, e de D. Brites de Heredia, sem tuccessas. Casou segunda vez com D. Maria Magdalena de Zuniga, Dama da Emperatriz D. Maria, e irmãa de D. Alonfo Ercilha e Zuniga, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Senhor da Casa de Ercilha, Gentil-homem da Camera do Emperador Rodolfo II. de quem tambem nao teve successão. Casou terceira vez com D. Margarida de Borja, meya irmãa gini Illustrium in His. de S. Francisco de Borja, e de D. Luiza, Duqueza Jaule Familiarum Bor- de Villa Hermosa, e irmãa inteira de D. Rodrigo, e D. Henrique, Cardeaes da Santa Igreja de Roma, de D. Thomás, Arcebispo de Caragoça, e Vice-Rey de Aragao, e de D. Pedro Luiz Galceran de Borja, Marquez de Navarres, Vice-Rey de

Catalunha, e ultimo Mestre da Religiao Militar de

Imhoff, Genealog. vigiana furpis. Taboa I. Pag. 20.

Monte-

Montesa, e filha de D. Joao de Borja, III. Duque de Gandia, e da Duqueza D. Francisca de Castro e Pinos sua segunda mulher, filha de D. Francisco Galceran Castro e Pinos, VIII. Visconde de Evool, Conet, Arichet, e Alquersoradat: deste ultimo matrimonio nascerao dous filhos, que se seguem:

- 15 D. Francisco de Portugal, em quem fua máy inflituio em primeiro lugar o Morgado de Orani, o qual morreo brevemente de muy pouca idade.
- D. Anna de Portugal e Borja, fuccedeo por morte de seu irmao D. Francisco na Casa de seus pays, e no Morgado de Orani, que sua mãy instituio, chamando-a em segundo lugar, a que estavao vinculados todos os Estados, e terras, que seu pay possuia; morreo no anno de 1630. Ca- Histor. de la Casa de fou no anno de 1584 com D. Rodrigo da Sylva e Sylva, hv. X. car. 1X. Mendoça, II. Duque de Pastrana, de Estremera, e de Francavilla, Principe de Melito, e de Eboli, III. Marquez de Algecilha, Conde da Chamusca, V. Senhor de Ulme, e das Villas de Valdaracete, la Zarça, Zurita, Sayaton, Escopete, el Pico, Ulula, e Ulela, Barao de la Roca, Antigola, Mendolia, Franchica, e Monte Santo, Alcaide de Zuria, e Capitao General da Cavallaria de Flandres, aonde morreo em 30 de Janeiro de 1596, e tiverao

\* 16 D. Ruy Gomes DA SYLVA, III. Duque de Pastrana, com quem se continúa.

16 D. Francisco da Sylva e Portugal, foy o fegundo filho, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e servindo no Estado de Milao, foy serido em hum encontro, que aquelle Exercito teve com o Duque de Saboya junto a Asse em 21 de Mayo de 1615, em que ficou prisioneiro, e sendo levado a Turim morreo brevemente.

16 D. DIOGO DA SYLVA E PORTUGAL, I. Marquez de Orani, de quem adiante faremos mençao no 2. II.

\* 16 D. Ruy Gomes da Sylva Mendoça e Lacerda, nasceo no primeiro de Outubro de 1585, foy III. Duque de Pastrana, de Estremera, e Francavilla, Prîncipe de Melito, e Eboli, Marquez de Algecilha, e de Almenara, Conde de Galve, Senhor da Chamusca, e Ulme, de Mides, e Mandayona, e de outros muitos Lugares, e Villas, Commendador de Estepa na Ordem de Santiago, Gentil-inomem da Camera del Rey Catholico, seu Caçador môr, e do Conselho de Estado, Embaixador Extraordinario a França, e em Roma; morreo no anno de 1626.

Casou a 29 de Mayo de 1601 com D. Leonor de Gusmao sua prima com irmãa, filha de D. Alonso Peres de Gusmao, X. Duque de Medina Sidonia, como em seu lugar se verá, e tiverao os filhos seguintes:

\* 17 D. RODRIGO DA SYLVA E MENDOÇA,

IV. Duque de Pastrana.

D.

D. AFFONSO DA SYLVA E GUSMAO, QUE foy VI. Conde de Galve, em que succedeo a seu pay pela clausula, que tem aquelle Morgado de se teparar para o filho segundo do Principe de Melito; foy tambem Commendador de Calamea na Ordem de Alcantata, Mordomo delRev, e pelo seu casamento Conde de Triviana, foy nomeado Veador da Rainha, que nao quiz aceitar; morreo a 25 de Abril de 1682 sem successão, tendo casado com D. Marianna de Alava, III. Condessa de Triviana, filha primeira de Dom Affonso Idiaquez Buytron e Moxica, II. Duque de Ciudad Real, Marquez de S. Damian, Conde de Aramayona, e de Viandra, Trese da Ordem de Santiago, Governador, e Capitao General de Galiza, do Conselho de Guerra, e de D. Anna Maria de Alava e Guevara, II. Condessa de Triviana sua mulher.

16 D. DIOGO DA SYLVA MENDOCA E GUS-MAO, foy destinado por seus pays para Cavalleiro de Malta, habito, que depois largou pelas digni- Dita Hiltor, cap, XII. dades de Abbade de Salas na Sé de Burgos, e de Thesoureiro môr, e Conego de Toledo, que renunciou, por mudar de estado, no anno de 1660. Foy VII. Conde de Galve, Marquez de Mondejar, Conde de Tendilha, Marquez del Viso, Grande de Castella, Senhor das Villas de Larguece, Valverde, Zarcuela, e outras; morreo em 12 de Mayo. de 1686.

Casou tres vezes, a primeira no anno de 1660 com Tom.IX. Ooo D.

#### Historia Genealogica 482

D. Guiomar Baçan, III. Marqueza del Viso, filha unica de D. Alvaro Baçan, III. Marquez de Santa Cruz, e del Vito, Grande de Castella, Commendador de Alhambra, e de la Sola na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rev D. Filippe IV. Capitao General das Galés de Hespanha, e da Armada do Oceano, e da Marqueza D. Francisca Maria Doria sua mulher, filha de Dom Carlos Doria, I. Duque de Turfis, e da Duqueza D. Placida Espinola; porém durou tao pouco esta uniao, que havendo-se recebido em 2 de Julho do referido anno, morreo a Marqueza D. Guiomar a Casou segunda vez em Mayo 23 do mesmo mez. de 1669 com Dona Francisca Joanna de Mendoca. VIII. Marqueza de Mondejar, e de Valhermoso, Condessa de Tendilha, e Senhora da Provincia de Almoguera, &c. viuva de D. Francisco Domingos de Cordova, Conde da Corunha, filha de D. Nuno de Cordova e Bocanegra, e de Dona Maria de Mendoça, II. Marquezes de Agropoli, e em razao deste casamento se cobrio Grande de Hespanha. Casou terceira vez em 20 de Outubro de 1679 com D. Maria Manrique de Lara, Dama da Raija de Lara, lib. XIV. nha D. Marianna de Austria, irmãa de D. Rodri.

Salazar, Hift. de la Ca-Pag. 76.

Pericope, Genedog, da go Manoel Manrique de Lara, II. Conde de Frigiliana , X. de Aguilar , Grande de Castella , Gentilhomem da Camera delRey Catholico com exercicio, e do Confelho de Estado, e do governo da Monarchia depois da morte delRey D. Carlos II. &c.

filhos

filhos de D. Inigo Manrique de Lara, I. Conde de Frigiliana, Vilconde de la Fuente, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Alcaide môr de Malaga, Governador de Cadiz, e Badajoz, e de D. Margarida de Tavora, que foy Dama da Rainha D. Ifabel de Borbon, filha de Gaspar de Sousa, Senhor do Morgado de Alcube, e Governador do Brasil, de nenhum destes matrimonios teve o Conde D. Diogo da Sylvá successão.

16 D. MARIA DA SYLVA E MENDOÇA, nafceo no anno de 1610, e cafou no anno de 1630 com D Rodrigo Dias de Bivar Huttado de Mendoça, Vi I. Duque do Infantado, como fica já eferito no d. IV. do Capitulo IV.

\* 16 D. Anna Maria da Sylva, Condessa

de Barajas, adiante.

D. RODRIGO DA SYLVA E MENDOÇA, nasceo em Agosto de 1614, foy IV. Duque de Pastrana, de Estremera, e Françavilla, Principe de Melito, e Evoli, Marquez de Algecilha, &c. e pelo seu casamento VIII. Duque do Infantado e Lerma, V. Marquez de Algecilha, Almenara, de Cenete, de Santilhana, Argueso, Campo, e Cea, Conde de Saldanha, del Real, e del Cid, e da Chamusca, Barao de la Roca, Angitola, Franchica, Monte Santo, e Alberique, Senhor das Casas de Sylva, de Mendoca, de la Vega, e Luna, e das Villas de Zurita, Barcience, Valdaracete, e outras muitas, Commendador de Estepa, e Trese da Or-Tom.IX. Ooo ii dem dem de Santiago, do Conselho de Estado, e Guerra, Mordomo mór da Rainha Dona Marianna de Austria; faleceo em Madrid a 25 de Dezembro de

1675.

Caíou em 21 de Abril de 1630 com D. Catharina de Mendoça e Sandoval, irmãa de seu cunhado o Duque do Insantado, e por sua morte succedeo na Casa, filha de Dom Diogo Gotnes de Sandoval, Commendador môr da Ordem de Calatrava, e de D. Lucia de Mendoça sua primeira mulher a Condessa de Saldanha, herdeira da Casa do Insantado, e teve além de dous filhos, que morterao meninos, os seguintes:

\* 17 D. GREGORIO MARIA DA SYLVA, IX.

Duque do Infantado.

17 D. GASPAR BELCHIOR BALTHASAR DA SYLVA SANDOVAL E MENDOÇA, nasceo em 11 de Janeiro de 1653, foy Conde de Galve, Senhor das Villas de Sadecon, e Tortola, e do segundo Morgado da Casa de Lerma, que os Duques seus pays nelle instituirao, Alcaide mor de Toledo, e das Torres de Leao, Commendador de Calamanca, e de Ceclavin na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com exercicio, Vice-Rey da Nova Hespanha, donde voltando morreo no Porto de Santa Maria a 12 de Março de 1697. Casou duas vezes, a primeira no anno de 1677 com Dona Maria de Atocha e Gusmao, filha herdeira de D. Luiz Ponce de Leon, e de D. Me-

cia de Guímao Pimentel, III. Condes de Villa-Verde. A fegunda no anno de 1685 com D. Elvira de Mendoça de Toledo, filha do VII. Marquez de Villa-Franca, e de ambos estes matrimonios teve filhos, que morrerao de curta idade.

\* 17 D. Joseph Maria da Sylva, Marquez

de Melgar.

17 D. LEONOR MARIA DA SYLVA, nasceo a 12 de Janeiro de 1636, e estando contratada para casar com D. Francisco Maria de Monsarrate Manrique de Cardenas, VIII. Duque de Naxera, e de Maqueda, com admiravel resolução no anno de 1654 tomou o habito de Carmelita Descalça no Mosteiro de S. Joseph de Guadalaxara, aonde morreo no anno de 1660.

\* 17 DOM GREGORIO MARIA DA SYLVA DE MEDDOÇA E SANDOVAL, nasceo em 24 de Abril de 1649, soy IX. Duque do Infantado, V. de Pastrana, de Estremera, e Francavilla, e de Lerma, Marquez de Algecilha, Almenara, Cenete, Santilhana, e Cea, Conde de Saldanha, e Senhor dos mais Estados destas grandes Casas, Alcaide mór de Simancas, e de Zurita, Commendador mór de Castella na Ordem de Santiago, e depois Cavalleiro do Tusão de Ouro, Mordomo del Rey Catholico, Gentil-homem da sua Camera, seu Sumilher de Corps, e do seu Conselho de Estado, Embaixador Extraordinario a França no anno de 1679, morreo em 10 de Setembro de 1697 tendo casado em 15 de

de Agosto de 1665 com D. Matia de Haro e Gusmao, filha de D. Luiz Mendes de Haro, VI. Marquez del Carpio, como fica já escrito, e deste matrimonio além dos filhos, que morrerao meninos, teve os seruintes:

\* 18 D. JOAO DE DEOS DA SYLVA, X. Du-

que do Infantado.

18 D. MANOEL MARIA JOSEPH DA SYLVA DE MENDOÇA E LACERDA, que nasceo a 18 de Outubro de 1677, X. Conde de Galve, Commendador môr da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II. com exercicio, e passindo ao serviço do Emperador Carlos VI. em 24 de Abril de 1706, soy seu Gentil-homem da Camera, &c. e casou a 8 de Dezembro de 1712 com D. Maria Theresa de Hato e Toledo, herdeira da Marqueza del Carpio, e de D. Francisco de Toledo, X. Duque de Alva, como fica já escrito no Capitulo IV. §. III. pag. 314.

18 D. Maria Theresa da Sylva e Mendoça, naíceo a 27 de Agosto de 1668, tomou o habito de Freira no Mosteiro da Conceiçao de Madrid da Ordem Serasica, e depois com Breve do Papa passou para S. Domingos el Real de Madrid.

MENDOÇA, que nasceo em 9 de Agosto de 1669, e casou em 8 de Setembro de 1687 com D. Gines Fernandes de Castro e Portugal, XI. Conde de Lemos, como se disse no Capitulo XV. pag. 172.

D.

- 18 D. MARIA LUIZA DA SYLVA E MEN-DOÇA, nasceo em 25 de Agosto de 1670. Casou no primeiro de Setembro de 1687 com D. Manoel Alonso Peres de Gusmas, entas Conde de Niebla, e depois XII. Duque de Medina Sidonia, como diremos no Livro IX.
- \* 18 D. Joaó de Deos da Sylva Mendoça e Sandoval, naíceo em 13 de Novembro de 1672, foy X. Duque do Infantado, de Pastrana, Lerma, Bstremera, e Francavilla, VII. Principe de Melito, e Evoli, Marquez de Santilhana, Algecilha, Almenara, Cenete, Arguesto, Campo, e Cea, Conde de Saldanha, del Real, del Cid, e da Chamusca, Baraó de la Roca, Angitola, Franchica, Carida, e Monte Santo, Senhor dos Estados de Miedes, e Mandayona, e das Villas de Barciente, Zurita, Albalate, Valdarecete, la Zarça, Escamilha, Torre Quadrada, &c. e das Casa de Sylva, Mendoça, Veiga, e Luna, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio.

Casou a 7 de Setembro de 1704 com Dona Maria Theresa de los Rios e Cordova, Dama da Rainha D. Maria Luiza de Saboya, filha de D. Francisco Guterres de los Rios e Cordova, III. Conde de Fernan Nunhes, e da Condessa D. Catharina Zapata de Mendoça Sylva e Gusmão, filha de D. Antonio, III. Conde de Baraxas, &c. e desta esclarecida união nasceras os filhos seguintes:

19 Dom Agostinho Francisco da Sylva Men-

MENDOÇA E SANDOVAL, Conde de Saldanha, nafcco a 9 de Janeiro, e morreo a 8 de Agosto de 1714.

19 DOM GREGORIO AGOSTINHO DA SYLVA E MENDOÇA, Conde de Saldanha, nasceo a 9 de Mayo de 1715, e faleceo no anno seguinte.

19 D. JOACHIM, E D. FERNANDO, falece-

rao de tenra idade.

- \* 19 D. Maria Francisca da Sylva Mendoga e Sandoval, nasceo a 23 de Janeiro de 1707, he XI. Duqueza do Infantado, VII. de Pattrana, Lerma, Estremera, e Francavilla, VIII. Princeza de Melito, e Evoli, e Senhora de todos os mais Estados, e Casas, que teve o Duque seu pay. Casou no anno de 1723, sendo XV. Condessa de Saldanha, com D. Miguel Pimentel e Todeo, Conde de Vilhada, depois Marquez de Tavera, Grande de Hespanha, Commendador de Alcantara, de quem fizemos menção a peg. 145, e faleceo no anno de 1734, e a Duqueza nao tornou a casar, havendo tido deste esclarecido matrimonio os dous silhos seguintes:
- D. PEDRO DE ALCANTARA DE TOLEDO SYLVA MENDOÇA E SANDOVAL, XVI. Conde de Saldanha, X. Marquez de Tavera, Conde de Vilhada, e successor das Casas do Infantado, Pastrana, Lerma, &c.

20 D. FILIPPE NERI DE TOLEDO E SYLVA.

19 D. THERESA JOSEFA DA SYLVA MEN-DOÇA E SANDOVAL, nasceo a 27 de Novembro de 1708,

1708, que foy a fegunda filha do Duque D. Joao de Deos. Casou duas vezes, a primeira com D. Manoel Pimentel e Borja, Conde de Luna, que faleceo sem successão. Casou segunda vez no anno de 1739 com D. Joachim Ponce de Leon Espinola Lencastre Cardenas e Manrique, VIII. Duque de Arcos, Naxera e Maqueda, como veremos no Livro XI.

19 D. MARIA FRANCISCA DA SYLVA, nafceo a 15 de Agosto de 1710, e faleceo a 11 de Abril de 1713.

19 D. AGOSTINHA RAMON DA SYLVA MEN-DOÇA E SANDOVAL, nesceo a 28 de Agosto de 1711. Casou com D. Francisco Fernandes de la Cueva, XI. Duque de Albuquerque, com a successão, que sica escrita.

\* 17 D. Joseph Maria da Sylva e Men-Marquetes de Melgar.
Doça, naíceo no mez de Março de 1654, foy I.
Marquez de Melgar de Fernan Mentales, Senhor
das Villas de Ytero del Caftilho, Melgar de Yuto,
Villa Sandino, e Padilha, Alcaide môr de Tordefilhas, Commendador de Estepa na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II. com exercicio, e seu primeiro Cavalheriço;
morreo em 23 de Abril de 1682.

Cafou em 30 de Janeiro de 1675 com Dona Maria Luiza de Toledo, filha unica, e herdeira de Dom Antonio de Bastiao de Toledo Molina e Salazar, II. Marquez de Mancera, Senhor das Cinco Villas, e Tom.IX. da del Marmol, Alíeres môr de Ubeda, Embaixador em Veneza, e Alemanha, Vice-Rey da Nova Hefpanha, do Confelho de Efiado, Mordomo môr da Rainha D. Marianna de Austria, e Grande de Castella, e de D. Leonor Maria de Carreto sua primeira mulher, filha de D. Francisco de Carreto, Marquez de Grana, Conde de Milesimo, Cavalleiro do Tusaó, do Conselho de Estado do Emperador Fernando III. seu Embaixador a Castella, e General da Artilharia do Imperio, e de Anna Eusebia de Teysel sua primeira mulher, e tiveraó a successão servinte:

18 D. MANOEL JOSEPH DA SYLVA E TO-LEDO, nasceo a 14 de Outubro de 1679, foy IX. Conde de Galve, II. Marquez de Melgar, Senhor das Villas de Ytero, &c. Alcaide môr das Torres de Leaő, e do Palacio de Tordessilhas; morreo a 13 de Março do anno de 1701 havendo casado no anno de 1696 com D. Theresa de Toledo, silha segunda do VII. Marquez de Villa-Franca, sem suc-

cessão.

'or, de la Cafa Far-

neie . pag. 364.

18 D. PETRONILHA ANTONIA DA SYLVA, nasceo em 21 de Setembro de 1677, foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e Administradora da Commenda de Estepa na Ordem de Santiago. Casou no anno de 1696 com D. Mercurio Lopes Pacheco, Conde de Santo Estevas de Gormas, depois VIII. Duque de Escalona, e soy sua primeira mulher, como sica dito, e morreo sem silhos. D.

Director Google

18 D. Josefa Maria da Sylva e Toledo, nasceo no primeiro de Abril de 1681; moireo a 31 de Dezembro de 1692 sem estado.

na 16 D. Anna Maria da Sylva e Gusmao, condes de Lavajas, na seco no primeiro de Fevereiro de 1614, filha segunda de D. Ruy Gomes, III. Duque de Pastrana, e da Duqueza D. Leonor de Gusmao, e morreo a 25 de Dezembro de 1675.

Casou com D. Antenio Capata de Mendoça, III. Conde de Barajas, e l X. da Corunha, Marquez de la Alameda, Visconde de Torrija, Commendador de Monte Alegre na Ordem de Santiago, e Alcaie mór do Convento de Alcantara, e Commendador das Casas de Calatrava, e Védor da Casa del Rey D. Filippe IV. morreo em Março de 1676, e

tiverao os filhos seguintes:

17 D. Diogo Filippe Capata de Mendoça, fey IV. Cende de Barajas, e X. Conde da Corulha, Marquez de la Alameda, e Visconde de Tornja. Casou com D. Maria Agostinha Sarmento, viuva de Dom Joao Ramires de Arelhano e Mendoça, IX. Conde de Aguilar, Senhor de los Cameros, Grande de Hespanha, filha de D. Diogo Sarmento de Sottomayor, III. Conde de Salvaterra, Marquez de Sobroso, do Conselho de Guerra, e General da Artilharia de Hespanha, e de D. Joanna de Isaci Idiaques, II. Condessa de Pie de Concha sua mulher; porém morreo a 11 de Dezembro de 1684.

Tom.IX.

Ppp ii

D.

\* 17 D. MARIA ÇAPATA DA SYLVA, V. Condeffa de Barajas.

\* 17 D. LEONOR MARIA ÇAPATA, Condessa de Casa Palma.

\* 17 D. CATHARINA ÇAPATA, Condessa de

Hernan Nunhes.

D. MARIA CAPATA DA SYLVA, succedeo por morte de seu irmao na Casa, e soy V. Condesfa de Barajas, e XI. da Corunha, Marqueza de la Alameda, e Viscondessa de Torrija. Casou duas vezes, a primeira com D. Pedro Capata de Mendoça seu tio, irmao de seu pay, que soy Governador de Cartagena de Indias, de quem teve os filhos, que logo se dirao; e ficando viuva casou segunda vez com D. Pedro Mascarenhas, Commendador das Commendas de S. Pedro de Rates, S. Juliao, S. Salvador de Villa-Cova, Santo Estevão de Oldrois, Santiago de Torres Vedras, S. Joao de Brito, S. Salvador de Campo de Neiva, Védor da Cafa del Rey D. Joao IV. o qual passando-se a Castella se intitulava Marquez de Montalvao, Conde de Castello-Novo, e era do Conselho de Guerra, filho herdeiro de D. Jorge Mascarenhas, I. Marquez de Montalvao, Conde de Castello-Novo, Védor da Casa del Rey, Governador, e Capitao General de Mazagao, e do Reyno do Algarve, Vice-Rey do Brasil, Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado, e da Marqueza D. Francisca de Vilhena, filia de Manoel de Mello de Sampayo, Senhor dos Morga-

Morgados de Ayrau, e dos Mellos; porém do segundo matrimonio nao teve filhos, e do primeiro os seguintes:

18 D. Diogo Antonio Capata de Mendoça, que morreo moço, sem casar, em Agosto

de 1684.

\* 18 D. MELCHORA, VI. Condessa de Barajas.

18 D. Anna Çapata de Mendoça, Freira em Milaő.

18 D. MARIA JOSEFA POLICARPA DA SYL-VA, morreo fendo Dama da Rainha Dona Maria Luiza de Orleans no anno de 1685.

\* 18 D. MELCHORA GAPATA DE MENDOÇA, foy VI. Condessa de Barajas, XII. da Corunha, Marqueza de la Alameda, Viscondessa de Torrija. Casou a 19 de Julho de 1676 com Dom Assonso de Ribadaneira Ninho de Castro, Védor da Casa del-Rey Catholico, e foy seu Enviado Extraordinario em Portugal, silho herdeiro de D. Balthasar de Ribadaneira e Zuniga, I. Marquez de la Vega, Visconde de la Laguna, Cavalleiro, e Trese da Ordem de Santiago, e Védor da Casa da Rainha D. Marianna de Austria, e de D. Ignez Ninho de Castro e Cunha, Senhora de Matadion, e Fuentescarcel, &c. mas motreo sem successão.

\* 17 D. LEONOR MARIA ÇAPATA DA SYLVA, Condes de Casa Palfilha segunda dos III. Condes de Barajas, como disma. segunda dos D. Joseph Diogo Fernando de

Cordo-

#### Historia Genealogica

Cordova Portocarrero, II. Conde de Cafa Palma. e de las Posadas, Marquez de Guadalcacar, Senhor de Guademelena, Alferes môr de Malaga, e tiveraő a

D. FRANCISCA FERNANDES DE CORDO. VA PORTOCARRERO E MANRIQUE, que foy unica, III. Condessa de Casa Palma, e de las Posadas. Marqueza de Guadalcaçar, Senhora de Guadame. lena, e primeira mulher de D. Felix Fernando de Cordova Cardona e Aragao, naquelle tempo filho segundo, e depois IX. Duque de Sessa, Baena, e Soma, a qual morrendo moça no anno de 1680, deixou deste matrimonio unica herdeira a

19 DONA FRANCISCA MARIA MANUELA DE CORDOVA PORTOCARRERO E MANRIOUE, IV. Condessa de Casa Palma, e Barajas, &c. que cafou com D. Francisco Nicolao de Velasco e Ayala, X. Conde de Fuensalida, com a successão, que

iá fica escrita.

494

Condes de Hernan Numbes.

\* 17 DONA CATHARINA CAPATA DA SYLVA E GUSMAO, filha terceira des III. Condes de Barajas, como diffemos, foy Administradora da Commenda de Monte Alegre na Ordem de Santiago; morreo no anno de 1681. Cafou no anno de 1676 com D. Francisco Guterres de los Rios e Cordo-Cata de Hernan Nue va, III. Conde de Hernan Nunhes, Senhor de Bencales, e la Morena, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Commendador de Monte Alegre, Plenipotenciario a ElRey de Suecia Catlos XI. Gentilhomem

Salazar de Castro , Cataling, Hift. Geneal, da lies , unpr. no anno de 1681.

homem da Camera de Sua Magestade Catholica fem exercicio, Mestre de Campo General das Costas de Andaluzia, do Conselho de Guerra, e Governador da Armada do Oceano, irmao de Dom Martim de los Rios, que servindo em Flandes occupou varios póstos, e lá casou com D. Joanna de la Tour e Taxis, Senhora de grande patrimonio, irmãa de Eugenio Alexandre, Principe de la Tour, Condes de Taxis, ambos filhos de Lamoral Claudio Francisco de la Tour e Taxis. Conde de Taxis, Barao de Frondemaut, Senhor de Brame Casteau, e de Hautytre, Mariscal hereditario da Provincia de Henau, Correyo môr de Alemanha, e Flandes, e da Condessa Anna Francisca Eugenia de Horn, filha de Filippe de Horn, Conde de Hautkerke, e Herliers, Visconde de Furnes, Barao de Stavele, e da Condessa Dorothea sua mulher, Princeza de Aremberg, filha de Carlos de Ligni, Principe de Aremberg, e do Sacro Romano Imperio, Conde de la Marck, Cavalleiro do Tusão, e de Madama Anna de Croy sua mulher, Duqueza proprietaria de Croy, e de Arischot, Princeza de Simay; e falecendo D. Joanna de la Tour no anno de 1682 deixou a D. Joanna de los Rios e la Tour, e a D. Francisco de los Rios e la Tour, de cujo parto sua may morreo: erao filhos de D. Diogo de los Rios e Guímao. II. Conde de Hernan Nunhes, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Governador de S. Lucar, &c. e da Condessa D. Anna

Anna Antonia de los Rios e Cordova, e deste ma-

trimonio nascerao

18 D. PEDRO JOSEPH DE LOS RIOS CORDOVA E ÇAPATA, IV. Conde de Hernau Nunhes, Senhor de Bancales, e de toda a mais Casa de seu pay, Grande de Hespanha por merce do anno de 1728, Capitao General da Armada Real Hespanhola. Casou com D. Maria Theresa de los Rios e de la Tour, filha de seu primo com irmão Dom Francisco de los Rios, que vive em Flandes, e de huma irmãa do Cardeal Primado do Paiz Baixo; porém o Conde salecco sem successão.

18 D. MARIA THERESA DE LOS RIOS, foy Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, Administradora da Commenda de Monte Alegre, que foy de sua mãy. Casou com D. Joao, X. Duque

do Infantado, como já diffemos.

18 D. Joseph Diogo de los Rios e Cordova, succedeo a seu irmao, he V. Conde de Hernan Nunhes, &c. Capitao General das Galés de Hespanha. Casou em Pariz com Maria Armanda de Rohan Chabot, que nasceo a 4 de Agosto de 1713, silha de Luiz de Bretagne Alain de Rohan Chabot, Duque de Rohan, Principe de Leao, Conde de Porrohoüt, &c. e de Francisca de Roquelaure, silha de Gastao Joao Bautista, Duque de Roquelaure, Marichal de França, e de sua mulher Maria Luiza de Momoranci, e até o presente nao tem successão.

∂. II.

#### 6. II.

DOM DIOGO PEDRO VICTORIANO DA Marquezes de Orani. SYLVA E PORTUGAL, filho terceiro de D. Rodrigo, II. Duque de Paftrana, e da Duqueza D. An-Salizar, Histor. de la Casa de Sylva, tom. na de Portugal e Borja, como dissemos, succedeo 1. liv.11. cap. I. no Morgado de Orani, que inflituĵo sua avó materna D. Margarida de Borja, em virtude da faculdade, que para esse effeito tinha de D. Fradique de Portugal seu marido; e nos contratos do casamento, que elle fez de sua filha com o Duque de Pastrana, declarou succederia nelle o filho segundo daquelle matrimonio, e morrendo Dom Francisco. que era o segundo, sem successão, succedeo nelle D. Diogo, a quem ElRey Filippe IV. deu o titulo de Marquez no anno de 1624. Foy o I. Marquez de Orani . Senhor das Baronías de Monovar. Mur, e Solana em Valenca, e das Entradas de Nuero, Biti, e Gallura em Sardenha, onde cada huma dellas confta de varias Villas, e Lugares, Commendador de Galicuela na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera do Principe D. Balthafar, e del Rey D. Filippe IV. e seu primeiro Cavalherico, Gentil-homem da Camera, e Sumilher de Corps do Cardeal Infante D. Fernando, e Capitao das duas Companhias de Cavallos das suas Guardas; morreo no anno de 1661. Casou com D. Lucrecia Corelha e Mendoça, viu-Tom.IX. Qqq

va

va de D. Pedro Ladron Maça de Lizana, I. Duque de Mandas, e Vilhanueva, Marquez de Terra Nova, de quem nao teve successão, irmãa do Conde de Conceytana D. Gaspar, e D. Jeronymo Corelha, Marquez de Almenara, e filha de D. Jeronymo Corelha, que nao chegou a herdar a Casa de Conceytana, e foy do Conselho Supremo de Aragao, e de D. Guiomar de Moncada sua mulher, filha dos primeiros Marquezes de Aytona, e deste mattimonio nascerao os filhos seguintes:

\* 17 D. FRADIQUE DA SYLVA E PORTUGAL,

foy V. Marquez de Almenara.

17 D. JOAO DA SYLVA, morreo menino.

\* 17 D. Anna da Sylva e Mendoça, Marqueza de Aytona.

17 D. GUIOMAR DA SYLVA, que foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e segunda mulher de D. Antonio Alvares de Toledo, VII. Duque de Alva, como deixamos escrito.

\* 17 D. MARIA DA SYLVA, Condessa de Si-

narcas, adiante.

\* 17 D. Fradique da Sylva e Portugal, foy V. Marquez de Almenara, em virtude da sentença de tenuta do Conselho Real, e remetendo-se à Chancellaria de Granada a propriedade, se declarou depois lhe pertencia; soy tambem Senhor das Villas de Penhalver, e Alondiga, Gentil-homem da Camera delRey Filippe IV. morreo em vida de seu pay, tendo casado com Dona Anna Francisca.

Soares de Carvajal e Mendoça , VI. Senhora de Penhalver e Alondiga , filha de D. Garcia Francisco Soares de Carvajal, V. Senhor de Penhalver e Alondiga, Cavalleiro da Ordem de Santiago , e de fua mulher D. Joanna de Mendoça , irmãa de D. Antonia de Mendoça , III. Marqueza de Almaçan, Condessa de Altamira , e silha de D. Francisco Furtado de Mendoça , II. Marquez de Almaçan , V. Conde de Monte Agudo , Vice-Rey de Catalunha, e deste matrimonio nasceras os silhos seguintes:

\* 18 D. ISIDRO DA SYLVA, II. Marquez de Orani.

18 D. JOANNA DA SYLVA E MENDOÇA, foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria. Casou duas vezes, a primeira com D. Francisco Lopes de Ayala Velasco e Cardenas, VIII. Conde de Fusnfalida, e de Colmenar, Grande de Castella; e a segunda com Dom Pedro de Leiva e Lacerda, III. Conde de Banhos, Marquez de Ladrada, e de Leiva, Senhor da Casa de Arteaga, Commendador de Alcuesca na Ordem de Santiago, Védor del Rey, Gentil-homem da sua Camera com entrada, e primeiro Cavalheriço, e tambem Grande de Castella, e de nenhum teve successão.

\* 18 D. ISIDRO DA SYLVA MENDOÇA POR-TUGAL E CARVAJAL, foy II. Marquez de Otani, Senhor das Baronías, e mais Estados de seu avò paterno, e das Villas de Penhalver, e Alondiga, Commendador de Galicuela na Ordem de Alcan-Tom.IX. Qqq ii tara, tara, Quatralvo das Galés de Hespanha, General das de Sardenha, Gentil-homem da Camera del-Rey Catholico; morreo a 4 de Março de 1682. Casou no anno de 1663 com D. Agostinha Fernandes Portocarrero e Gusmao, irmãa de Dom Luiz Manoel Portocarrero, Cardeal da Santa Igreja de Roma, Arcebispo de Toledo, e de D. Fernando Luiz, IV. Conde de Palma, filhos de D. Luiz André Fernan les Portocarrero, I. Marquez de Almenara, que morreo antes de herdar a Casa de Palma, e tiverao além de outros filhos, que morrerao de tenra idade, os seguintes:

\* 19 D. FRADIQUE DA SYLVA, III. Marquez de Orani.

de Orain.

19 D. LEONOR DA SYLVA, foy Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans. Casou em 26 de Janeiro de 1686 com D. Fernando de Lencastre, Marquez de Val de Fuentes, primogenito do II. Duque de Abrantes, como diremos no Livro XI.

Duques de Hijar.

\* 19 DOM FRADIQUE DA SYLVA PORTUGAL MENDOÇA E CARVAJAL, III. Marquez de Orani, e Senhor dos mais Estados da Casa de seu pay, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com entrada, General das Galés de Sardenha, &c. morteo a 19 de Julho de 1700. Casou a 5 de Dezembro de 1688 com D. Joanna Petronilha da Sylva Aragao Pignateli, a qual nasceo no anno de 1666, e soy VI. Duqueza de Hijar, VIII. Condessa de Salinas, Ribadeo, &c. que faleceo a 2 de Abiil de

de 1710, de quem foy irmãa D. Isabel da Sylva de Aragao Pignateli, que havia sido com sua irmãa Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, e passando depois a Italia com seu cunhado, e dahi a Alemanha, foy Dama da Emperatriz Isabel Christina, e saleceo em Vienna a 21 de Janeiro de 1731; erao filhas de D. Jayme Francisco Victor Fernandes Sarmento da Sylva de Vilhandro Lacerda e Pinos, V. Duque de Hijar, IX. Conde de Salinas, Ribadeo, Belchit, Aliaga, Volfogona, e Guimara, Visconde de Ilha Canet, Anher, Evol, e Alquerforadat, Cavalleiro do Tusao, Vice-Rey de Aragao, Gentil-homem da Camera del Rev Catholico com exercicio, e Estribeiro môr da Rainha D. Marianna de Baviera, que faleceo a 25 de Fevereiro de 1700, e da Duqueza D. Maria Pignateli de Aragao fua fegunda mulher, que faleceo em 1681. filha de Heitor Pignateli , VI. Duque de Monteleon em Napoles, Grande de Castella, &c. e de D. Joanna de Aragao, Duqueza de Terra Nova, filha do IV. Duque de Terra Nova, e por este casamento entrarao a Casa, e Estados de Hijar na de Orani, que o Duque D. Fradique logrou poucos mezes; porque seu sogro morreo no sim de Fevereiro de 1700, e elle em Julho, como fica dito. Por fua morte cafou a Duqueza D. Joanna segunda vez no anno de 1701 com D. Fernando Pignateli, Governador de Galliza, filho de Dom Anielo Pignateli, Principe de Montecorvino, a qual morreo a 2 de Abril

Abril de 1710, deixando de seu segundo marido as duas filhas Freiras no Mosteiro da Encarnação de Madrid, e de seu primeiro marido os filhos seguintes:

D. Isidro, VII. Duque de Hijar adiante.

D. JAYME DA SYLVA, nasceo a 22 de Fevereiro de 1695, servio, e foy Cadete das Guardas de Corpo Hespanholas del Rey Catholico, Capitao de Cavallos, Coronel de hum Regimento de Cavallaria. Brigadeiro, e ultimamente General de Batalha. Casou em 1714 com D. Manuela de Aremberg, (viuva de D. Agostinho de Mendoça, Conde de Orgaz) Dama da Rainha Dona Marianna de Baviera, filha segunda de D. Octavio Ignacio de Aremberg, III. Principe de Barbanzon, e do S. R. Imperio, Duque de Aremberg, Conde de la Roche, e de Avgremont, Soberano de Antes, &c. Cavalleiro do Tuíao, Cacador mor nos Paizes Baixos, Governador, e Capitao General do Condado de Namur, que morreo na batalha de Landen a 30 de Julho de 1693, e de D. Theresa Manrique de Lara, filha dos primeiros Condes de Frigiliana, que faleceo sendo Carmelita Descalca no Mosteiro de Batres, e tiverao o filho feguinte:

21 D. ANTONIO DA SYLVA E AREMBERG, que he Coronel de hum Regimento de Cavallaria, e Brigadeiro. Casou com D. Hippolyta Cebrian, filha unica de D. Pedro Cebrian

brian Agustin de Alagon e Pimentel, Conde de Fonclara, Grande de Hespanha, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e do Tusaó, e ultimamente de S. Genaro, Embaixador em Veneza, Vienna, Saxonia, e Napoles, Mordomo môr do Insante de Hespanha D. Filippe, e de sua mulher D. Maria Theresa Patinho, Dama da Insanta Dona Luiza Habel de França, filha de D. Balthasar Patinho, Marquez de Castelar, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com entrada, e seu Secretario de Estado, e do Despacho Universal, patte de Guerra, Embaixador em França, e de sua mulher a Marqueza D. Hippolyta Bolonihni Atendolo Visconti, e tem

22 DONA MARIA THERESA DA SYLVA CE-BRIAN E ALAGON.

20 D. ANTONIO DA SYLVA, Capitaó de Cavallos, ultimo filho do III. Marquez de Orani. Cafou com Dona N. . . . Lino de Caftelvi, filha de Dom Filippe Lino de Caftelvi, IV. Conde de Carlet, Senhor de Tous, Terrabona, &c. e de fua mulher D. Marianna Escriva de Hijar, filha dos Condes de Alcudia, sem successão.

\* 20 D. ISIDRO DA SYLVA FERNANDES DE HIJAR SARMENTO DE VILLANDRANDO, nasceo em Napoles a 8 de Julho de 1690, he VII. Duque de Hijar, IV. Marquez de Orani, X. Conde de Salinas, Ribadeo, Belchite, Aliaga, Volsogona, e

# 504 Historia Genealogica

Guimara, Visconde de Ilha Canet, Evol, Alquerforadat, Senhor das Baronías de Monobar, Yúdaria em Valença, e das Entradas de Nuero, Bisi, e Gallevara em Sardenha, Grande de Hespanha, &cc. Casou duas vezes, a primeira a 13 de Novembro de 1711 com D. Luiza de Moncada, que morreo a 26 de Agosto de 1716, filha de Dom Guilhen Ramon de Moncada, VI. Marquez de Aytona, &c. e de D. Anna de Benavides e Aragas sua mulher, silha do IX. Conde de Santi Estevan del Puerto, como fica escrito, e deste matrimonio nas teve successão.

Cafou fegunda vez a 21 de Janeiro de 1717 com D. Prudenciana Portocarrero Funes de Villalpando, filha de D. Christovaó Portocarrero Gusmaó Henriques de Luna, IV. Conde de Montijo, e Fuente Duenha, Marquez de Algava, e Val de Rabano, Capitaó dos Cem Continuos, Commissario Geral de Hespanha, Gentil-homem da Camera, e Veador delRey D. Carlos II. de Castella, e por merce sua Grande, e do Conselho de Estado, que morreo a 19 de Novembro de 1704, e de sua terceira mulher Dona Maria de Regalados Funes de Villalpando, Monroy, Luzon e Aragaó, Marqueza de Ossera, e de Castanheda, e desta uniaó nasceraó os silhos seguintes:

\* 21 D. JOACHIM DIOGO DA SYLVA, Conde de Aliaga.

21 D. JUDAS THADEO DA SYLVA PORTO-CARRERO

CARRERO, que serve de Cadete no Regimento das Guardas Helpanholas.

- 21 D. Anna da Sylva Portocarrero, casou a 20 de Março de 1739 com D. Pedro Paulo de Abarca Bolea Ximenes de Utrea Pons de Mendoça, Duque de Almazan, irmao de sua cunhada, primogenito dos Condes de Aranda, e desta uniao tiverao até o presente a D. Maria Ignacia, que em breves mezes de vida passou a gozar da eternidade.
- \* 21 D. JOACHIM DIOGO DA SYLVA PORTO-CARRERO FERNANDES DE HIJAR, Conde de Aliaga, casou no mesmo dia, que sua irmãa, 20 de Março de 1739 com D. Maria Engracia Abarca Bolea Urrea Pons de Mendoca, filha de D. Ventura Pedro de Alcantara Ximenes Urrea Abarca de Bolca, Conde de Aranda, Marquez de Torres, Duque de Almazan, Visconde de Biota, Senhor das Baronías de Alcalaten, Sietamo, &c. Grande de Hespanha da primeira classe, Coronel de hum Regimento, e Brigadeiro, e de sua mulher D. Jofefa Pons de Mendoça Bornonvila, Condessa de Robles, e de Montagut, Marqueza de Villanant, Baroneza de San Garren, &c. de quem tem até o presente

22 D. Maria Antonia da Sylva e Abar-

\* 17 .D. Anna da Sylva e Mendoça, filha Maquezes de Aytond. primeira de Dom Diogo da Sylva e Portugal, I.

Tom.IX. Rrr Mar-

Marquez de Orani, e da Marqueza D. Lucrecia Corelha, como dissemos, soy Dama da Raisha D. Marianna de Austria. Cafou com Dom Guilhen Ramon de Moncada seu primo segundo, IV. Marquez de Aytona, e de la Puebla, Conde de Ossona, Visconde de Cabrera, e Bas, Barao de la Laguna, e de Aljafrim, Grande de Castella, Commendador de la Freineda na Ordem de Calatrava. Grao Senescal de Aragao, e Mestre Racional de Catalunha, de que foy Vice-Rey, Gentil-homem da Camera del Rev D. Filippe IV. do seu Conselho de Estado, Estribeiro môr, e Mordomo môr da Rainha Dona Marianna de Austria, e hum dos Governadores da Monarchia na menoridade del-Rev D. Carlos II. e deste matrimonio nasceo

\* 18 D. MIGUEL FRANCISCO DE MONCADA, V. Marquez de Aytona, e de la Puebla, Conde de Ossona, Senhor de toda a mais Casa, e Estados de seu pay, soy Commendador de Rafalis, la Tresnedi, de Bexi, e Castel de Castellis na Ordem de Catrava, Coronel de hum Regimento de Insantaria em Catalunha, morreo moço, tendo casado no amo de 1674 com D. Luiza Feliciana Portocarrero e Menezes, Duqueza de Caminha, Marqueza de Villa-Real, silha de Dom Pedro Portocarrero, VIII. Conde de Medelhim, e de sua segunda mulher D. Maria Brites de Menezes, silha de D. Luiz de Noronha, VII. Marquez de Villa-Real, e deste matrimonio nasceras os silhos seguintes:

D.

\* 19 DOM GUILHEN RAMON DE MONCADA, VI. Marquez de Aytona.

de Banhos por casar com Dona Theresa de Leiva e Lacerda, IV. Condessa de Banhos, Marqueza de

Ladrada, &c. como adiante se verá.

19 D. GUILHEN RAMON DE MONCADA E NORONHA, foy VI. Marquez de Aytona, e de la Puebla, e de Villa-Real, Duque de Caminha, Conde de Offona, e Alcoutim, Visconde de Cabrera, e Bas, Barao de la Laguna, de Aljafrim, Hos, Calhofa, e Tarbena, Grao Senescal dos Rev. nos de Aragao, Mestre, e Racional de Catalunha, Commendador de Bexi, e Castel de Castellis na Ordem de Calatrava, General da Cavallaria Estrangeira em Catalunha, Gentil-homein da Camera del-Rey D. Filippe V. Capitao General de seus Exercitos, e Coronel do Regimento das suas guardas de Infantaria Hespanhola; morreo a 5 de Fevereiro de 1727 de idade de cincoenta e feis annos. Casou a 25 de Setembro de 1688 com D. Anna de Benavides e Aragao, Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, filha de D. Francisco de Benavides, IX. Conde de Santo Estevao del Puerto, e

Segorbe, de quem teve
20 D. Luiza de Moncada, Duqueza de
Hijar por casar com Dom Isidro, VII. Duque de
Tom.IX. Rrr ii Hijar,

de Conceitana, &c. e da Condessa D. Francisca de Aragao, filha quarta de D. Luiz, VI. Duque de Hijar, a qual faleceo fem successão, como fica dito.

20 D. THERESA DE MONCADA E NORONHA, nasceo em 1706, que soy herdeira, e he Marqueza de Aytona, e vive casada com D. Luiz Fernandes de Cordova e Figueiroa, Marquez de Moncalvas, Cogolhudo, e Vilhalva, primogenito de D. Nicolao, Marquez de Priego, Duque de Medina Celi, &c. como dissemos no §. II. do Capitulo IV. deste Livro.

Casou segunda vez o Marquez D. Guilhen com D. Rosa de Castro e Portugal, sima de D. Salvador de Castro e Portugal, (irmas do Conde de Lemos D. Gines de Castro) e de sua mulher Dona Francisca Centurion Mecia e Cordova, Marqueza de Almunia, e de la Guardia, e nas houve deste

matrimonio successão, como dissemos.

Condes de Sinarcas.

\* 17 D. MARIA DA SYLVA, filha terceira de D. Diogo Pedro, I. Marquez de Orani, e da Condessa Dona Lucrecia Gorelha, como fica escrito; morreo a 16 de Junho de 1669.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1644 com D. Gaspar Ladron de Villa-Nova e Ferrer, III. Conde de Sinarcas, Visconde de Chelva, Senhor das Baronías de Sot, e Quartel no Reyno de Valença, morreo a 27 de Fevereiro de 1655; e a segunda com D. Fernando de Aragaó, VIII. Duque de Villa Hermosa, sem successão, e de seu primeiro marido teve a seguinte:

D. MARIANNA BARBARA LADRON DE VILLANOVA E FERRER, nasceo no anno de 1650, foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, IV. Condessa de Sinarcas, Viscondessa de Chelva, e Marqueza de Sot, Baronía, que a seu savor El-Rey D. Filippe IV. erigio em Marquezado. Cafou duas vezes, a primeira com D. Joao Guilhen de Palafox e Cardona, filho herdeiro de D. Joao Francisco de Palafox, III. Marquez de Ariça, e de D. Filippa de Cardona fua mulher, irmãa do Almirante de Aragaő; a fegunda com Dom Antonio Coloma Borja e Pujadas, III. Conde de Ana, Marquez de Navarres, Senhor das Baronías de Relleu, e Enguerra, primogenito de D. Joao André Coloma, IV. Conde de Elda, e de D. Isabel Pujadas e Borja, II. Condessa de Ana, sua mulher, porém de nenhum destes matrimonios deixou successão; morreo no anno de 1602.

18 D. Lucrecia da Sylva Villanova E Ferrer, naíceo no primeiro de Mayo de 1654, foy Dama da dita Rainha, e por morte de sua irmãa V. Condessa de Sinarcas, e II. Marqueza de Sot, Viscondessa de Chelva. Casou a 19 de Abil de 1674 com D. Miguel de Noronha, II. Duque de Linhares, Grande de Hespanha, o qual morreo sem successão no anno de 1703, e ella foy Camereira môr da Rainha D. Marianna de Baviera.

CAPI-

11. pag.82.

#### CAPITULO VIII.

De Dona Foanna Manoel, Duqueza de Medina Celi, e sua posteridade.

ONA JOANNA MANOEL, filha de D. Sancho de Noronha, III. Conde de Odemira, e da Condessa D. Angela Fabra sua segunda mulher, passou a Castella por Dama da Emperatriz D. Isabel, de quem hia por Camereira môr a Condessa sua may, como dissemos no Capitulo V. Pero part. I. liv. 1. cap. Casou com D. Joao de Lacerda, IV. Duque de Medina Celi, Conde del Puerto de Santa Maria, Marquez de Cogulhudo, Commendador de Socobos na Ordem de Santiago, Vice-Rev de Navarra, e de Sicilia, nomeado Governador de Flandes; do Confelho de Estado del Rey D. Filippe II. Mordomo môr da Rainha Dona Anna de Austria sua quarta mulher, e deste matrimonio nascerao os silhos feguintes:

D. Joao de Lacerda, V. Duque de

Medina Celi.

15 D. SANCHO DE LACERDA, I. Marquez de Laguna.

15 D. MARIA DE LACERDA, Duqueza de Montalto, mulher de Dom Antonio de Aragao e Cardona, IV. Duque de Montalto, e a sua descendencia

dencia fica já escrita no Livro II. Capitulo VIII. pag. 396 do Tomo II. e agora sómente diremos, que a esta Casa pertence mais esta Real Linha derivada da Serenissima Casa de Bragança.

\* 15 D. Angela de Lacerda, Duqueza de

Bivona, como adiante se dirá.

\* 15 D. Branca de Lacerda, Condessa de Cifuentes, como diremos.

\* 15 D. CATHARINA DE LACERDA, Duque-

za de Lerma, como se verá adiante.

15 D. SANCHO DE LACERDA, que foy o filho segundo, foy I. Marquez de la Laguna por merce delRey D. Filippe III. creado a 16 de Fevereiro de 1599, Commendador de Moraleja, e de Clavin na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera do mesmo Rey, e do seu Conselho de Estado, e Mordomo môr da Rainha D. Margarida de Austria. Casou duas vezes, a primeira com D. Ignes de Zuniga, Senhora de Vilhoria, e Huelamo, viuva de D. Bernardino de Cardenas Carrilho de Albernos, Senhor de Colmenar, e Noble- 4. jas, e filha de D. Diogo de Zuniga, Marquez de Huelamo, Senhor de Velhoria, e della nao teve Casou segunda vez com D. Maria de Vilhena, filha de Antonio de Mello, Alcaide môr de Elvas, e de D. Isabel de Vilhena, filha de Fernao da Sylva, Commendador de Alpalhao na Ordem de Christo, Governador da Torre de Belem, e de D. Brites de Vilhena, filha de Manoel de Sou-

fa,

fa, Senhor de Miranda, Vouga, Pudentes, e outras terras, Alcaide môr de Arronches, e deste segundo matrimonio nasceo entre outros filhos, que falecerao de tenra idade.

16 D. JOANNA DE LACERDA, que foy herdeira, e cafou com Dom Alonto de Alvarado, II. Conde de Vilhamor, Senhor de Talamanca, e Canilhejas, Gentil-homem da Camera do Infante Cardeal D. Fernando, e foy fua primeira mulher, e tiverao huma filha, que morreo menina.

\* 15 D. Joad de Lacerda, foy V. Duque de Medina Celi, Marquez de Cogulhudo, Conde del Puerto de Santa Maria, Senhor de Deça, Encijo, e de outras muitas terras, Cavalleiro do Tu-

fao de Ouro.

Casou duas vezes, a primeira com Dona Isabel de Aragao irmãa de seu cunhado D. Antonio, IV. Duque de Montalto, silha de D. Antonio de Aragao, II. Duque de Montalto, Grande de Castella, e da Duqueza D. Julia de Cardona, Condessa de Colisano, sua segunda mulher, silha de D. Pedro de Cardona, Conde de Colisano, Condessa de Colisano, sua segunda mulher, silha de D. Pedro de Cardona, Conde de Colisano, Condessa de Joao Francisco Gonzaga, Conde de Sabioneda, irmao de D. Francisco, Marquez de Mantua) e de Antonia de Baucio, irmãa da Rainha de Napoles, silha de Pirro, Duque de Andria, e D. Antonio, II. Duque de Montalto, silho de D. Fernando de Aragao, I. Duque de Montalto, Castellana

de Cardona, irmaő de D. Fernando, I. Duque de Soma, e neto delRey D. Fernando I. de Napoles, e deste illustrissimo matrimonio nasceraő

\* 15 D. Joao Luiz, VI. Duque de Medina

D. Antonia de Lacerda, casou com D. Bernardino Manrique, V. Marquez de Aguilar, como atraz fica escrito. Casou segunda vez com D. Joanna de la Cueva e la Lama, Marqueza de Ladrada, viuva de Dom Gabriel de la Cueva, V. Duque de Albuquerque, filha herdeira de D. Gonçalo de la Lama, e de D. Benedicta de la Cueva, irmãa dos primeiros dous Marquezes de Ladrada, e filha de D. Francisco de la Cueva, Senhor de Ladrada, filho de D. Antonio de la Cueva, Senhor da mesma Villa, e das del Sotilho, Iglejuela, Piedra Laves, Trefnedilha, e outras, o qual foy filho segundo de D. Beltran de la Cueva, Mestre de Santiago, I. Duque de Albuquerque, &c. e de D. Maria de Velasco sua terceira mulher, filha do Condestavel de Castella, e delte matrimonio teve os filhos feguintes:

\* 15 D. GONÇALO DE LACERDA, IV. Marquez de Ladrada.

15 D. MARIA DE LACERDA, casou com D. Hurtado de Mendoça, naquelle tempo primogenito, e depois mudando o nome se chamou D. Joaó André Hurtado de Mendoça, e soy V. Marquez de Canhete, e soy sua segunda mulher, sem successão. Tom.IX.

#### 514 Historia Genealogica

\* 15 D. Joad Luiz de Lacerda, VI. Duque de Medina Celi, Marquez de Cogulhudo, Conde del Puerto de Santa Maria, Senhor dos mais Estados desta grande Casa, Cavalleiro do Tusa de Ouro; morreo a 24 de Novembro de 1607 aostrinta e oito da sua idade.

Casou duas vezes, a primeira com D. Anna de la Cueva, silha de sua madrasta a Marqueza de Ladrada, e de seu primeiro marido D. Gabriel de la Cueva, V. Duque de Albuquerque, Marquez de Cuelhar, Conde de Ledesma, Vice-Rey de Navarra, e Governador de Milao, e desse matrimonio nasceo unica

16 D. JOANNA DE LACERDA, casou com seu primo segundo D. Antonio de Aragas e Moncada, VI. Duque de Montalto, como fica escrito. Casou segunda vez com Dona Antonia de Toledo Davila, silha de D. Gomes Davila, II. Marquez de Velada, Grande de Castella, e de D. Anna de Toledo, filha de D. Garcia de Toledo, IV. Marquez de Villa, Grande de Castella, de quem teve o silho seguinte:

a 15 D. ANTONIO JOAO LUIZ DE LACERDA, nasceo posthumo no anno de 1607, foy VII. Duque de Medina Celi, Marquez de Cogulhudo, e de la Laguna, Conde del Puerto de Santa Maria, &c. Capitao General do mar Oceano, e Costas de Andaluzia, do Conselho de Estado, e pelo seu casamento Duque de Alcalá, &c. morreo a 7 de Março de 1671.

Casou com D. Anna Luiza Henriques de Ribera e Portocarrero, V. Duqueza de Alcalá, Condessa de los Molares, Marqueza de Tarisa, e de Alcalá, e de la Alameda, silha herdeira de D. Pedro Giron, (irmas do III. Duque de Alcalá) e de D. Antonia Portocarrero, II. Marqueza de Alcalá, e de la Alameda, e deste matrimonio nasceras os silhos seguinates:

\* 16 D. JOAO FRANCISCO, VIII. Duque de Medina Celi.

\* 16 D. THOMAS DE LACERDA, Marquez de

la Laguna, adiante.

16 D. ANTONIA MARIA DE LACERDA, cafou com D. Gaspar de Haro e Gusmao, Marquez
del Carpio, de quem soy primeira mulher, e morreo sem successao a 16 de Janeiro de 1670.

16 D. Anna Catharina de Lacerda, cafou com D. Joao Thomás Henriques de Cabrera, Almirante de Castella, e morreo sem successão em

Março de 1697.

\* 16 D. Joad Francisco Thomas Lourenço de Lacerda Henriques de Ribera, VIII.
Duque de Medina Celi, VI. de Alcalá, Marquez
de Tarifa, de Cogulhudo, de Alcula, e de la Alameda, Conde del Puerto de Santa Maria, e de los
Morales, Adiantado mayor de Andaluzia, e pelo
feu cafamento Duque de Segorbe, e Cardona, &c.
Cavalleiro do Tuíao, Sumilher de Corps, Confelheiro de Estado, e Estribeiro môr del Rey D. CarTom.IX. Ssi i los

los II. seu primeiro Ministro, e Presidente do Conselho de Indias; morreo a 20 de Fevereiro de 1691, depois de ter feito deixação de todos estes grandes póstos. Casou em o primeiro de Mayo de 1653 com D. Catharina Antonia de Aragao de Cordova Sandoval e Cardona, VIII. Duqueza de Segorbe, Cardona, e de Lerma, Marqueza de Denia, &c. morreo a 26 de Fevereiro de 1697 fendo Senhora de toda a Casa, e Estados de seus pays, em que fuccedeo por morte de seu irmao Dom Ambrosio, VI. Duque de Lerma, &c. que morreo em 19 de Dezembro do anno de 1659 de curta idade, filhos do VI. Duque de Segorbe, e tiverao os filhos feguintes:

17 Dom Luiz Francisco, IX. Duque de

Medina Celi.

DOM FRANCISCO PAULA DE LACERDA, morreo no anno de 1681 tendo seis annos de idade, e merce da Commenda de Biboras na Ordem de Calatrava.

17 DONA FELICHE MARIA DE LACERDA E ARAGAO, casou no anno de 1675 com Dom Luiz Francisco Mauricio Fernandes de Cordova e Figueiroa, VII. Marquez de Priego, Duque de Feria, e na fua descendencia recahirao todas estas grandes Casas, como já dissemos, a qual morreo a 15 de Mayo de 1709.

17 D. ANTONIA DE LACERDA E ARAGAO. nasceo em Março de 1656. Casou em Dezembro

do anno de 1676 com D. Belchior de Gusmao Davila Osorio, XII. Marquez de Astorga, de quem soy primeira mulher, e morreo sem successão a 15 de Agosto de 1679.

19 Dona Anna Catharina de Lacerda, nasceo a 9 de Janeiro de 1662. Casou duas vezes, a primeira no anno de 1680 com seu tio D. Pedro Antonio de Aragao, irmao de seu avo o VI. Duque de Segorbe, e a segunda no anno de 1697 com D. Joao Thomás Henriques de Cabrera, Almirante de Castella, de quem soy segunda mulher, e morreo sem successão a 10 de Dezembro de 1698.

17 D. JOANNA DE LACERDA, casou em 6 de Fevereiro de 1684 com D. Francisco Fernandes de Lacerda, Marquez de Cuelhar, e depois X.

Duque de Albuquerque, como fica escrito.

17 D. THERESA DE LACERDA E ARAGAO, casou em 14 de Junho de 1682 com D. Diogo de Benavides e Aragao, Marquez de Soleta, seu primo com irmao, e morreo sem successão a 24 de

Abril de 1685.

17 D. LOURENÇA DE LACERDA E ARAGAÓ; casou no anno de 1681 com D. Filippe Alexandre Colona e Gioni, Duque de Talhacoz, Principe de Paliano, de Castelhon, e Sognino, Marquez de Juliana, Conde de Regio, e de Chiusa, Condestavel de Napoles, Grande de Castella, e Cavalleiro da Ordem de Santiago; morreo a 10 de Agosto de 1697 sem successão.

D. Antonia Maria, nasceo a 11 de Junho de 1654, e morreo a 9 de Agosto de 1658.

\* 17 D. ISABEL MARIA DE LACERDA, Mar-

queza de los Balvases, como se dirá adiante.

17 D. Anna Josefa de Lacerda e Ara-

GAO, que faleceo de tenra idade.

17 D. MARIA NICOLASA DE LACERDA, QUE foy a nona, e ultima na ordem do nascimento, nasceo no anno de 1680. Casou em 4 de Agosto de 1694 com D. Gaspar Velles de Guevara, naquelle tempo Marquez de Guevara, e depois XI. Conde

de Onhate, como já deixamos referido.

\* 17 D. LUIZ FRANCISCO DE LACERDA ARA-GAO HENRIOUES DE RIBERA CORDOVA E CAR-DONA, nasceo a 24 de Abril de 1659, foy IX. Duque de Medina Celi, de Alcalá, de Segorbe, e de Cardona, Marquez de Denia, de Tarifa, de Alcalá, de Cogulhudo, de Cea, de Vilhamisar, de Comares, e de Palhars, Conde de Santa Gadea, Ampurias, Prades, Puerto de Santa Maria, Buendia, Ampudia, e Molares, Adiantado mayor de Castella, sete vezes grande de Hespanha, Visconde de Villamur, Barao de Entença, Condestavel de Aragao, Adiantado, e Notario mayor de Andaluzia, Alcaide de los Donzelles, Senhor das Cidades de Solfona, e Lucena, e das Villas de Espejo, Chillon, Duenhas, Valdescaray, das onze Villas das Beathrias de Campos, e de outras muitas, Gentilhomem da Camera del Rey Catholico com exercicio,

cio, do seu Conselho de Estado, General das Galés de Napoles, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Embaixador em Roma, Vice-Rey de Napoles; morteo prezo a 26 de Janeiro do anno de 1711. Casou no anno de 1678 com D. Maria das Neves Girao de Sandoval sua tia, prima com irmãa de sua mãy, filha de D. Gaspar, V. Duque de Ossuna, e da Duqueza de Useda sua primeira mulher, como adiante se verá, e deste matrimonio nasceo unica

18 D. CATHARINA DE LACERDA, que morreo menina, pelo que veyo a recahir a fuccellad das fuas grandes Cafas em D. Nicolao Fernandes de Cordova, IX. Marquez de Priego, como diffemos no ¿. III. do Capitulo IV.

18 D. Luiz de Lacerda, havido fóra do matrimonio, foy Cavalleiro de S. Joao de Malta, e morreo em hum combate com os Mouros em Ju-

lho de 1695.

\* 17 DONA ISABEL MARIA DE LACERDA E Marquess de los Esl-ARAGAO, que foy a fetima filha, a qual morreo voles.

em Palermo em Janeiro de 1708.

Casou em Setembro de 1682 com D. Filippe Antonio Espinola e Colona, que nasceo em 11 de Novembro de 1665, soy IV. Marquez de los Balvafes, Duque del Sesto, de S. Severino, Marquez de Pontcuron, Grande de Castella, Commendador de Carriçosa na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey com exercicio, General dos

dos homens de Armas no Estado de Milao. Vice-Rey de Sicilia. Era filho de D. Paulo Espinola Doria, III. Marquez de los Balvases, &c. do Confelho de Estado, Estribeiro môr, e Mordomo môr das Rainhas D. Maria Luiza de Orleans, e Dona Marianna de Baviera, que morreo em Dezembro de 1699, e de D. Anna Colona sua mulher, irmãa de D. Lourenco Onofre Colona, Condestavel de Napoles, &c. filhos de Marco Antonio Colona, Duque de Talhacoz, &c. Condestavel de Napoles, e de D. Isabel Gione, Princeza de Castilhon, filha de D. Lourenço, II. Principe de Castilhon, e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes: \* 18 D. AMBROSIO, V. Marquez de los Bal-

vales.

18 D. MARIA THERESA ESPINOLA, naíceo a 6 de Abril de 1685, foy Duqueza de la Mirandula, morreo desgraçadamente asfogada dentro em fua casa de huma improvisa chea, que alagou toda aquella casa, em que pereceras diversas pessoas, na noite de 12 de Setembro de 1723. Casou a 15 de Junho de 1716 com D. Francisco Maria Pico, que nasceo a 30 de Setembro de 1688, Duque de la Mirandola, e de Concordia, Principe do Sacro Romano Imperio, foy General da Cavallaria de Veneza, e depois Estribeiro môr delRey D. Filippe V. lugar, que depois largou, ficando com todos os emolumentos deste grande officio.

18 D. JOANNA ESPINOLA, que casou com

D. Francisco Pio de Saboya, Principe de S. Gregorio, Marquez de Castello-Rodrigo, com illustrissima successas, como se verá no Livro IX.

18 D. JERONYMA ESPINOLA, nasceo a 20 de Fevereiro de 1686. Casou a 30 de Setembro do anno de 1703 com D. Nicolao Fernandes de Cordova seu primo com irmao, X. Duque de Medina Celi, Marquez de Priego, e da sua esclarecida posteridade deixamos seito mençao no ¿. III. do Capitulo IV.

18 D. Anna Maria Espinola, nasceo a 2 de Abril de 1690. Casou a 9 de Novembro de 1716 com D. Joachim Ponce de Leon, VII. Duque de Arcos, &c. do Conselho de Estado, e tambem da sua illustre successão daremos conta no Ca-

pitulo IX. ¿. I. do Livro XI.

D. Ambrosio Espinola, nasceo a o de Janeiro de 1696, he V. Marquez de los Balvases. Duque del Sesto, e de S. Severino, Marquez de Pontcuron, Grande de Castella, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com exercicio ao Principe das Afturias, Embaixador Extraordinario a Portugal aos contratos dos Cafamentos reciprocos, e a pedir para esposa do Serenissimo Principe das Asturias D. Fernando, a Serenissima Senhora D. Maria Barbara, Infanta de Portugal, de quem he Estribeiro môr: na Corte de Lisboa deu a sua entrada publica luzidamente a 6 de Janeiro do anno de 1728. Casou com Dona Anna Catharina de la Cueva sua Tom.IX. Ttt prima prima com irmãa, filha de D. Francisco, X. Duque de Albuquerque, e da Duqueza D. Joanna de Lacerda, e tem os feguintes filhos:

19 D. JOACHIM ESPINOLA DE LA CUEVA,

Duque del Sesto, adiante.

D. NICOLASA ESPINOLA, nasceo a 5 de Setembro de 1724.

D. MARIA JOANNA ESPINOLA, nasceo a

3 de Janeiro de 1726.

- 19 D. FRANCISCA PASCHOALA ESPINOLA, nasceo a 17 de Mayo de 1727, e todas tres faleceraő.
  - D. ANGEL ESPINOLA DE LA CUEVA. 19

19 DONA N. . . . . ESPINOLA.

D. JOACHIM ESPINOLA DE LA CUEVA, nasceo no primeiro de Mayo de 1720, Duque de Sesto, primogenito dos V. Marquezes de los Balvases, he Commendador na Ordem de Santiago, e Gentil-homem da Camera del Rey Catholico com exercicio.

Casou com D. Maria Victoria Colona, que nasceo a 8 de Janeiro de 1721, e he Dama da Rainha D. Isabel Farnese, filha de D. Fabricio Colona, Duque de Talhacoz, Principe de Paliano, X. Grao Condestavel de Napoles, e da Duqueza Catharina Zefyrina Salviati, filha de Antonio Maria Salviati, Duque de Juliano, e da Duqueza Maria Lucrecia Rospigliosi.

Marquezes de la Laguna. 16 D. THOMAS DE LACERDA, filho segundo

do de D. Antonio, VII. Duque de Medina Celi, e de sua mulher D. Anna, V. Duqueza de Alcalá, como acabamos de dizer, foy III. Marquez de la Laguna, Commendador de Moraleja na Ordem de Alcantara, do Conselho, e Camera de Indias, Capitaó General do mar Oceano, e Costas de Andaluzia, Vice-Rey da Nova Hespanha, Mordomo mòr da Rainha D. Maria de Baviera, e por seu casamento Conde de Paredes, Casa a quem em seu tempo concedeo ElRey D. Carlos II. a Grandeza no anno de 1689 a 22 de Junho, havendo tres annos, que a havia concedido sómente à pessoa do Marquez D. Thomás, que morreo a 22 de Abril de 1692.

Casou em 10 de Novembro do anno de 1675 com D. Maria Luiza Manrique de Lara e Gonzaga, XI. Condessa de Paredes, que depois de viuva foy Camereira môr da Rainha D. Marianna de Austria, que faleceo no anno de 1696; era filha de D. Vespesiano Gonzaga, Gentil-homem da Camera del-Rey Catholico com exercicio, Commendador de Villahermosa, e Castoras na Ordem de Santiago, do Conselho, e Camera de Indias, Vice-Rey de Valença, General das Costas de Andaluzia, e por morte de seu irmao o Duque D. Fernando, Duque de Guastala, (ainda que nao teve a posse) de Ariano, de Luzara, e de Richolo, Principe de Molfeta, e do Sacro Romano Imperio, Conde de Paredes, Grande de Castella, morreo em Mayo de Tom. IX. Ttt ii 1687.

# .524 Historia Genealogica

1687, e de D. Maria Ignez Manrique de Lara, X. Condessa de Paredes, filha herdeira de D. Manoel Manrique de Lara, IX. Conde de Paredes, Senhor de Bicenservida, e outras Villas, Commendador môr de Montalvan na Ordem de Santiago, e de D. Luiza Manrique sua mulher, e prima. Bra D. Vespessano filho segundo de D. Cesar Gonzaga, segundo do nome, Duque de Guassala, &c. Principe de Molseta, &c. e da Duqueza Isabel Ursino, filha de Virgilio Ursino, Duque de Brachiano, e neto de D. Fernando, Duque de Guassala, Principe de Molseta, &c. e da Duqueza Victoria Doria, filha de Joaó André, Principe de Melsi, e da Princeza Cenovia Carreto; desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

17 D. MANOEL MANRIQUE DE LACERDA E GONZAGA, nasceo a 2 de Agosto de 1678, e morteo no seguinte.

LACERDA GONZAGA, nasceo a 22 de Dezembro de

1676, morreo de tres annos.

\* 17 D. Joseph Manrique de Lacerda e Gonzaga, nasceo em Mexico a 5 de Julho de 1683, foy XII. Conde de Paredes, Marquez de la Laguna, Grande de Castella da primeira classe, e Senhor de toda a mais Casa de seus pays, Gentilhomem da Camera delRey D. Carlos II. com exercicio por merce do anno de 1698.

Casou em 7 de Outubro de 1701 com D. Manoela Giron

Giron, Dama de Palacio, filha de D. Gaspar Telles Giron, V. Duque de Ossuna, &c. do Conselho de Estado, &c. e da Duqueza D. Anna Antonia de Benavides Marchesa de Carracena sua segunda mulher, filha de Dom Luiz de Benavides, Marquez de Formesta, e Carracena, de quem tem

18 D. ISIDRO DE LACERDA E GONZAGA, nasceo em Mayo de 1712, XIII. Conde de Paredes.

18 Dom Joachim de Lacerda e Giron, nasceo em Setembro de 1717, Alferes do Regimento das Guardas Hespanholas.

to das Guardas Helpanholas.

18 D. THERESA DE LACERDA E GIRON, naíceo no anno de 1718. Casou com D. Joachim Pio de Saboya Moura e Espinola, VII. Marquez de Castello-Rodrigo, Principe de S. Gregorio, como diremos no Livro IX.

\* 18 D. ISIDRO DE LACERDA GONZAGA GI-RON MANRIQUE DE LARA BENAVIDES E CARRI-LHO, XIII. Conde de Paredes, e de Pinto, Marquez de Carracena, de Fromesta, e de la Laguna,

Mariscal de Castella, &c.

Casou no anno de 1741 com D. Theresa de Gusmao e Guevara, (viuva do Conde de Cabra) filha de D. Sebastiao de Gusmao Espinola Lasso de la Vega e Figueiroa, V. Marquez de Monte Alegre, e de Quintana, Conde de los Arcos, Anhover, e Castronuevo, Gentil-homem da Camera del-Rey D. Filippe V. com exercicio, Estribeiro môr

que foy do Principe das Asturias, e ao presente Mordomo môr da Princeza das Asturias D. Maria Barbara, Infanta de Portugal, e de sua mulher D. Melchiora de Guevara Ligni e Tassis, XII. Condessa de Onhate, Vilhamediana, Marqueza de Guevara, como se disse a pag. 302 desse Livro.

Marquezes de Ladra-

\* 15 D. Gonçalo DE LA LAMA E LACERDA, filho de D. Joao, V. Duque de Medina Celi, e de sua fegunda mulher D. Joanna de la Cueva e la Lama, Marqueza de Ladrada, como já dissemos, succedeo na Casa de sua may, e soy IV. Marquez de Ladrada, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Gentil-homem da Camera delRey Catholico sem exercicio.

Casou em 6 de Abril de 1603 com D. Catharina de Gamboa e Leiva, Senhora de Arteaga, filha herdeira de D. Pedro de Leiva, General das Galés de Hespanha, Commendador de Esparragosa de Lares na Ordem de Alcantara, e de Dona Leonor de Arteaga e Gamboa, Senhora de Arteaga, filha H. de D. Fernando de Arteaga, Senhor de Arteaga, e de D. Catharina de Mendoça, filha dos terceiros Condes da Corunha, e tiveras os filhos seguintes:

\* 16 DOM JOAO DE LACERDA, &c. V. Marquez de Ladrada.

16 D. Pedro de Lacerda Leiva e Arteaga.

16 D. SANCHO DE LACERDA LEIVA CUE-VA E ARTEAGA.

D.

16 D. CATHARINA DE LACERDA E LEIVA.

\* 16 D. JOAO DE LACERDA LEIVA CUEVA E ARTEAGA, foy V. Marquez de Ladrada, Senhor das Casas de Arteaga, e la Lama, Commendador de Alquesca, e Trese da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey Catholico sem exercicio, Vice-Rey da Nova Hespanha, e sicando viuvo tomou o habito de Carmelita Descalço no anno de 1676.

Casou com D. Marianna Isabel de Leiva sua prima, Condes de Eanbos. II. Condessa de Banhos, Marqueza de Leiva, silha unica, e herdeira de D. Sancho de Leiva, I. Condes de Banhos, e Marqueza de Leiva, Senhor de Santurde, e de outras Villas, Commendador de Alquesca na Ordem de Santiago, Castellas do Castello del Ovo em Napoles, General da Armada Real daquelle Reyno, e de D. Matia de Mendoça, irmãa de Dom Joas de Bracamonte, I. Marquez de Fuente el Sol, e tiveras os filhos seguintes:

\* 17 D. PEDRO DE LEIVA E LACERDA, III.

Conde de Banhos, adiante.

17 D. GASPAR DE LEIVA, casou com D. Maria Elvira Chumacero, silha unica, e herdeira de D. Diogo Chumacero, II. Conde de Guaro, e de D. Elvira de Loaisa Mexia, silha de D. Alonso de Loaisa Mexia, I. Conde del Arco, e morreo de sobreparto a 16 de Fevereiro de 1683 em vida do Conde seu pay.

17 DOM ANTONIO DE LEIVA E LACERDA, fervio

fervio em Catalunha, e em Flandes, aonde foy Capitaó de Cavallos, e depois General de Batalha, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico. Cafou em Catalunha com D. Ifabel de Rocaberti, de quem teve unica

18 D. MARIANNA DE LACERDA LEIVA E ROCABERTI, foy Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, Condessa de Banhos, e cafou com D. Francisco Coloma, Conde de Elda, e de Ana, e morreo no anno de 1731, de quem teve unico

19 D. Francisco Coloma de Lacerda, Conde de Banhos, Elda, e Ana, morreo a 19 de Junho de 1729 aos trinta annos da sua idade, sem ter tomado Estado, e pela sua morte passou a Casa de Banhos a D. Domingo de Cordova Portocarrero, Conde de Teva, Marquez de Ardales, e a de Elda, e Ana a D. Gonçalo Arias Pacheco, Conde de Punhonrostro.

Teve Dom Antonio de Leiva fóra do matrimonio em D. Brites de Canizartes os filhos seguintes:

18 D. GASPAR DE LEIVA E LACERDA, que fendo Desembargador na Chancellaria de Valhadolid casou com D. Anna Maria Pimentel, Marqueza de Tavera, como se disse no Capitulo VII. ¿.II. pag. 141.

18 D. MANOEL DE LEIVA, que servio na Marinha, e soy Capitas de Mar, e Guerra.

18 Dom Antonio de Leiva, Coronel de Dragoens do Regimento de la Muerte, que foy muy valeroso, e foy morto no fim do choque da Godinha em 7 de Mayo de 1709.

17 D. URSULA DE LACERDA E LEIVA, Ca- Condu de Teva. fou com D. Christovao Portocarrero de Gusmao Henriques e Luna, IV. Conde de Montijo, Fuenteduenha, e Teva, VIII. Marquez de la Algava, Val de Rabano, e Ardales, Grande de Castella, do Conselho de Estado, e tiverao as duas silhas seguintes:

18 D. CATHARINA PORTOCARRERO E GUS-MAÖ, IV. Condessa de Teva, Marqueza de Ardales. Casou com Dom Antonio de Cordova, filho terceiro dos VI. Marquezes de Priego, como de dilla is em sur hagre, e soy Conde de Tev-

retection dos vir Marquezes de l'ingo, como de dile já em feu lugar, e foy Conde de Teva pelo feu casamento, e teve os filhos seguintes:

19 D. DOMINGOS DE CORDOVA, Conde de Teva, &c. cafado com D. Maria Antonia de Caftro e Portugal, filha de D. Salvador de Caftro, irmaő do Conde de Lemos, como diffemos no Capitulo XVI. deste Livro, Parte II. pag. 175.

19 DOM LUIZ DE CORDOVA, Collegial do Collegio Mayor de Cuenca, Conego, e Deao de Toledo, a quem passou o Condado de Te-

va. Tom.IX.

Uuu

Do.

DONA MARIA DOMINGAS DE CORDOVA Portocarrero, Dama da Rainha D. Ifa-Casou em 15 de Abril de 1717 bel Farnese. com seu tio D. Christovao Portocarrero Gusmao Henriques Funes de Vilhalpando, V. Conde de Montijo, e Fuenteduenha, Marquez de Villanueva de Barcarrota, de Algava, Val de Rabano, Offera, e de Castanheda. &c. Gentil-homem da Camera del Rev D. Filippe V. com exercicio, Cavallei o do Tosao, e de S. Genaro, Grande de H spanha, Presidente do Conselho de Indias, Estribeiro môr, com honras de Mordomo môr da Rainha, Embaixador a Inglaterra, e ao presente a Dieta de Francfort, e desta uniao nasceo 20 D. PEDRO PORTOCARRERO, Marquez de Val de Rabano, que he seu successor.

19 D. Anna de Cordova, casou com o Marques de Sobroso, de quem ficou viuva.

8 D. Francisca Portocarrero e Gusmao, filha fegunda de D. Urfula de Lacerda. Casou com D. Lourenço de Cardenas Ulhoa e Zuniga, VII. Conde de la Puebla del Maestre, de Vilhalonso, e Neiva, Marquez de Ia Mota, de Aunhon, e de Bacares, Senhor de la Casa de Valda, e Gentil-homem da Camera delRey Catholico com entrada, e soy sua quatta mulher, a qual morreo viuva no anno de 1710 sem successão.

D.

18 D. MARIA DOMINICA, Freira em as Descalças de Madrid.

\* 17 DOM PEDRO DE LEIVA DE LACERDA, III. Conde de Banhos, Marquez de Ladrada, e Leiva, Grande de Castella por merce delRey Carlos II. do anno de 1691, Senhor das Casas de Arteaga, e de la Lama, Commendador de Alquesca, e Trese de Santiago, Gentil-homem da Camera do dito Rey, de quem foy muy favorecido, seu primeiro Cavalheriço, e Governador da Cavalhariça. Casou duas vezes, a primeira em vida de seu pay em 22 de Outubro de 1692 com D. Maria de Lencastre, filha de D. Assonso de Lencastre, I. Marquez de Porto-Seguro, Duque de Abrantes, &c. e de D. Anna de Sande e Padilha, Marqueza de Val de Fuentes, como veremos no Livro XI. Cap. XI. de quem teve.

\* 18 D. THERESA, IV. Condessa de Banhos. Casou segunda vez com D. Joanna da Sylva e Mendoça, viuva do VIII. Conde de Fuensalida, e silha do V. Marquez de Almenara, primogenito do I. Marquez de Orani, como deixamos escrito, de

quem nao teve successão.

\* 18 D. THERESA DE LEIVA E LACERDA,
Dama da Rainha Dona Marianna de Baviera, IV.
Condessa de Banhos, Marqueza de Ladrada, e Leiva, e Senhora da mais Casa, e Estados de seu pay.
Casou com D. Manoel de Moncada, Commendador de Fresseda, e Rasales na Ordem de Santiago,
Tom.IX.

Uuu ii ir-

## 532 Historia Genealogica

irmaő inteiro do IV. Marquez de Aytona, como dissemos, IV. Conde de Banhos, &c. e deste matrimonio nasceo

\* 19 DOM PEDRO DE MONCADA E LEIVA, Marquez de Leiva, que morreo no anno de 1716, fendo casado com D. Rosa de Castro, filha de D. Salvador Francisco de Castro, irmas do XI. Conde de Lemos, como fica escrito no Capitulo XVI. deste Livro, Parte II. e ao presente Camereira mór da Princeza das Asturias D. Maria Barbara, Infanta de Portugal.

Duques de Bizona.

\* 15 D. ANGELA DE LACERDA, filha fegunda de D. Joao, IV. Duque de Medina Celi, e da Duqueza D. Joanna Manoel, como fica escrito. Casou em Sicilia com D. Pedro Julio de Luna e Peralta, Duque de Bivona, Grande de Castella, Conde de Calatabelota, de Calatafimia, e de Selafani, &c. filho de D. Sigismundo de Luna e Peralta, e de Luiza de Salviati, irmãa de Maria de Salviati, mãy de Cosme de Medicis, I. Grao Duque de Toscana, filhas ambas de Jacobo Salviati, e de Lucrecia de Medicis, irmãa do Papa Leao X. e neto de D. Joao Vicente de Luna e Peralta, Conde de Calatabelota, de Bivona, e de Selafani, e de D. Diana de Moncada, filha de D. Guilhem Ramon de Moncada, Conde de Aderno, de Caltanageta, e de Agotta, e foy a Duqueza D. Angela sua segunda mulher por ter já sido casado com D. Isabel de la Vega Osorio, filha de D. Joao de la Ve-

ga, Senhor de Grajal, com successao, e deste se-

gundo matrimonio nafceo unico

Dom Joao de Luna e Peralta, que foy II. Duque de Bivona, Grande de Castella. Conde de Calatabelota, de Calatafimia, &c. Cafou com D. Belnadama, Marqueza de Giarratana. e morreo sem successão, pelo que passou a sua Cafa, e Estados a D. Luiza de Luna sua meya irmãa, que foy III. Duqueza de Bivona, mulher de Dom Cefar de Moncada, Principe de Paterno, de quem nasceo D. Francisco DE Moncada, Principe de Paterno, IV. Duque de Bivona, que cafou com D. Maria de Aragao, IV. Duqueza de Montalto, e nella se unirao estas Casas, a qual era enteada da Duqueza D. Luiza de Luna, que por morte do Principe D. Cesar casou com D. Antonio de Aragao, IV. Duque de Montalto, como deixamos referido no Livro II. do Tomo I. Capitulo VIII. pag. 396.

15 D. BRANCA DE LACERDA, filha de Dom Condes de Cifuentes. Joao, IV. Duque de Medina Celi, e da Duqueza

D. Joanna Manoel, como atraz fe diffe.

Casou no anno de 1571 com D. Fernando da Syl-Salaza, Caste de Sylva seu primo segundo, VI. Conde de Cifuentes, 17.

Alferes mor de Castella, Senhor das Villas Barcienca, Escamilha, e outras muitas, Commendador de Castelnovo na Ordem de Alcantara, e Castellas de Milao, Capitas de huma das Companhias das Guardas de Castella, Alcaide mor de

las

las Alçadas de Toledo, e tiverao os filhos feguintes:

- DOM JOAO BALTHASAR DA SYLVA, foy VII. Conde de Cifuentes, Alferes môr de Castella, Senhor de Barcienca, e mais Cafa de seu pay. Commendador de Portecuelo na Ordem de Alcantara; e Alcaide môr das Alcadas de Toledo, naíceo a 6 de Janeiro de 1581. Casou duas vezes, a primeira no anno de 1594 com D. Francisca de Roxas, filha de Dom Francisco de Roxas, III. Marquez de Poça, do Confelho de Estado, Presidente do da Fazenda, e de D. Francisca Henriques, filha de Dom Luiz Henriques, Almirante de Castella. Casou segunda vez no anno de 1600 com D. Jeronyma de Ayala, filha de D. Pedro Lopes de Ayala, V. Conde de Fuenfalida, e da Condessa D. Maria de Zuniga sua mulher, e de nenhum destes matrimonios teve successão o Conde, e morreo a 21 de Janeiro de 1602; e sua segunda mulher casou depois duas vezes, a primeira com Dom Antonio de Velasco e Roxas, Senhor de Vilherias, de quem descendem os Condes de Fuenfalida, Grandes de Castella, e a fegunda com D. Antonio de Toledo, Marquez de Bohoyo, Mordomo da Rainha D. Isabel, primeira mulher del Rey D. Filippe IV.
  - 16 D. FRANCISCO DA SYLVA, nasceo no anno de 1583, e morreo sem estado no de 1598.
- 16 D. IGNEZ DA SYLVA, que estando contratada para casar com D. Joaó da Sylva, V. Conde

de de Portalegre, morreo antes de se effeituar o ma-

trimonio no mez de Julho de 1600.

D. Anna Da Sylva, nasceo no anno de 1587, succedeo na Casa a seu irmao, e sov VIII. Condessa de Cifuentes, &c. Casou no anno de 1601 com D. Joao de Padilha e Cunha, II. Conde de Santa Gadea, e Buendia, Grande, e Adiantado mayor de Castella, Senhor de Duenhas, e Valdescaray, e outras Villas, General das galés de Sicilia, e morreo sem successão a 29 de Março de 1606; e este Condado, depois de varias opposições, se julgou a D. Pedro da Sylva Giron, como escreve o douto Salazar na sua estimada Historia da Casa de Dita Historia liv. 3. cap Sylva.

# 15 D. CATHARINA DE LACERDA, que foy Duques de Lerma. quarta filha de Dom Joao, IV. Duque de Medina Coli, e de fua mulher a Duqueza D. Joanna Manoel, que morreo a 2 de Junho de 1603. Cusou em 11 de Mayo de 1576 com D. Francisco Gomes de Sandoval e Roxas, I. Duque de Lerma, D. Belchior de Teive, Marquez de Denia, e Cea, Conde de Ampudia, Commindador môr de Castella, e Trese da Ordem de Santiago, Capitao General da Cavallaria de Hefpanha, Adiantado mayor de Carçola, Capitao General da Santa Igreja de Toledo, Sumilher de Corps, e Estribeiro môr del Rey Dom Filippe III. do seu Conseino de Estado, e seu primeiro Ministro, e ultimaminte, depois de viuvo, Cardeal da Santa Igregi de Roma, que morreo a 17 de Mayo de 1625.

Da Casa de Sandoval escreveo com grande individuação hum livro D. Belchior de Teive, do Confelho de Guerra, o qual se nao imprimio, de que tenho huma copia, Obra digna de toda a estimação, e a quem o erudito Salazar deveo muita luz em algumas opinioens, que seguio sobre a authoridade de D. Belchior, cujas laboriosas fadigas forao tao bem sundadas, que merecerao nos eruditos, que se lhe seguirao, veneração. Deste matrimonio nasceo huma esclarecida descendencia.

\* 16 D. CHRISTOVAO, I. Duque de Useda.

16 D. DIOGO GOMES DE SANDOVAL, Com-

mendador môr de Calatrava.

16 D. JOANNA DE SANDOVAL, casou a 16 de Novembro de 1598 com D. Manoel Domingos Francisco de Paula Peres de Gusmao, VIII. Duque de Medina Sidonia, e a sua ditosa successão escreveremos no Livro IX.

16 DONA CATHARINA DE SANDOVAL, casou com seu primo com irmas D. Pedro Fernandes de Castro e Portugal, X. Conde de Lemos, sem successão, como dissemos no Capitulo XI. da Parte

II. deste Livro, pag. 159.

\* 16 D. FRANCISCA DE SANDOVAL, Duqueza

de Penharanda, de quem adiante se dirá.

\* 16 D. CHRISTOVAO DE SANDOVAL E RO-KAS, que nasceo a 12 de Abril de 1577, foy I. Duque de Useda, Marquez de Cea, Commendador de Caravaca, e Hornachos na Ordem de Santiago,

tiago, Alcaide môr de la Alambra de Granada, Mordomo môr, e primeiro Ministro del Rey Filippe III. Sumilher de Corps, Mordomo môr, e Estribeiro môr del Rey Filippe IV. tendo Principe, e sendo Rey, Gentil-homem da sua Camera, seu Mordomo môr, e do seu Conselho de Estado; morreo em 1624.

Cafou no anno de 1597 com D. Marianna de Padilha e Cunha, que por morte de seus irmãos veyo a ser IV. Condessa de Santa Gadea, e de Buendia, filha de D. Martim de Padilha Manrique da Cunha, I. Conde de Santa Gadea, e VII. de Buendia, Adiantado mayor de Castella, Grande de Castella, Senhor das Villas de Duenhas, Valdescaray, e outras muitas, Commendador de Fuente Moral, Lopera, e Corral de Caraquel na Ordem de Calatrava, e de Mayorga, e Calamca na de Alcantara, General do mar Oceano, e das galés de Hespanha, do Conselho de Estado, e de D. Luiza, de Padilha Manrique sua mulher, e sobrinha, e nascerao deste matrimonio os filhos seguintes:

\* 17 D. FRANCICO, II. Duque de Lerma, e Useda.

17 D. BERNARDO ANTONIO DE SANDOVAL, nasceo no anno de 1607, soy primeiro Marquez de Belmonte, Commendador de Monteal na Ordem de Santiago. Os Duques seus pays sundaras o Morgado do Estado de Useda a seu favor com o titulo de honras de Duque; porèm nas chegou a Tom.IX.

possuillo, porque mo:reo em Madrid, sem casar, em Outubro de 1615.

17 DOM FILIPPE DE SANDOVAL, nasceo no anno de 1608, era Cavalleiro da Ordem de Calatrava com merce da Commenda de Banho, que nao chegou a possuir, por morrer no anno de 1615.

17 D. FRANCISCA LUIZA DE SANDOVAL, morreo de curta idade, estando contratada para cafar com D. Joao Assonso Henriques, Almirante de Castella.

17 D. LUIZA DE SANDOVAL E PADILHA, casou em 28 de Novembro de 1612 com o dito D. Joao Astonso, Almirante de Castella, e da sua successão já temos tratado.

\* 17 Dona Isabel de Sandoval e Roxas,

Duqueza de Osfuna, adiante.

\* 17 D. FRANCISCO GOMES DE SANDOVAL B ROXAS PADILHA E CUNHA, naíceo em Julho de 1598, foy II. Duque de Lerma, de Useda, e Cea, Marquez de Denia, de Villamicar, e de Belmonte, Conde de Santa Gadea, de Buendia, e Ampudia, Adiantado mayor de Castella, Claveiro da Ordem de Calatrava, Mestre de Campo General em Flandes, onde morreo a 11 de Novembro de 1635. Casou com D. Feliche Henriques Colona, filha de D. Luiz, VIII. Almirante de Castella, e da Duqueza D. Vistoria Colona, como se disse no è VI. Capitulo IV. pag. 383, e teve os filhos seguintes:

18 Dom Christovao de Sandoval, Marquez

quez de Cea, Conde de Ampudia, nasceo a 2 de Dezembro de 1615, morreo cumprindo sete annos.

18 D. MARIANNA DE SANDOVAL PADILHA E CUNHA, por morte de seu pay soy III. Duqueza de Lerma, VII. Marqueza de Denia, Vilhamicar, e Cea, Condessa de Santa Gadea, Buendia, e Ampudia, Senhora de Valdescaray, Calatanhaçor, Duenhas, e outros Estados, com que soy a mayor herdeira, que em seu tempo houve em Hespanha. Casou no anno de 1630 com Dom Luiz Ramon Folch e Cardona, VI. Duque de Segorbe, e Cardona, de quem soy primeira mulher, e a sua esclarecida successa já fica referida no Capitulo IV. ¿. I. deste Livro, pag. 280.

18 D. ANTONIA DE SANDOVAL, que morreo sem casar depois da morte de seu pay.

18 D. FELICHE DE SANDOVAL, que succedeo na Casa de Useda, em conformidade das clausulas da instituição della, soy III. Duqueza de Useda, e Marqueza de Belmonte. Casou no anno de 1645 com D. Gaspar Telles Giron seu primo com rimao, naquelle tempo Marquez de Penhasiel, depois IV. Duque de Ossuna, de quem soy primeira mulher, como adiante se verá.

\* 16 D. Diogo Gomes de Sandoval, filho fegundo do Cardeal Duque de Lerma, e da Duqueza D. Catharina de Lacerda, como fica dito. Foy Commandador môr da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Canera dos Reys D. Filippe III. e To.n.IX.

IV. e Estribeiro môr do ultimo, morreo a 7 de Dezembro de 1632.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1603 com D. Luiza de Mendoça, XII. Condessa de Saldanha, herdeira da Casa, e Ducado do Insantado, e a successa que deste matrimonio nasceo, deixa-

mos já escrita no Capitulo IV. ¿. IV.

Casou segunda vez no anno de 1621 com D. Marianna de Cordova, Dama da Rainha D. Isabel de Borbon, filha de D. Joaó de Castella e Torres, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, vinte e quatro de Jaen, e de D. Maria Lasso de Cordova, filha de D. Jorge de Cordova, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, (irmao de Fr. Gaspar de Cordova da Ordem dos Prégadores, Consessor de Latrava, Cavalleiro de Cordova da Ordem dos Prégadores, Consessor de D. Marinha de Valençuela, que depois de viuva soy Guarda mór no Paço de Madrid, e desse matrimonio teve os dous filhos seguintes:

17 D. DIOGO GOMES DE SANDOVAL, foy IV. Duque de Lerma, Marquez de Cea, Conde de Ampudia, Commendador môr de Calairava, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, Capitaő de huma das Companhias de fuas guardas velhas, nomeado Vice-Rey de Sardenha; morreo fem filhos em 9 de Julho de 1668, tendo casado com D. Maria Leonor de Aragaő e Monroy, III. Marqueza de Castanheda, Senhora da Casa de Luçon, que depois soy tambem Marqueza de Ugena,

e mu-

e mulher de Dom Joseph Antonio de Vilhalpando Tunes e Arinho, III. Marquez de Osfera, e era filha de D. Sancho de Monroy e Zuniga, Marquez de Castanheda, do Conselho de Estado, e de Dona Maria de Aragas e Luçon, Senhora desta Casa em Madrid, e de Soto-Luçon.

17 D. JOAO DE SANDOVAL, foy Clerigo, e

Deao da Cathedral de Sevilha.

\* 17 D. MARIA DE SANDOVAL, Condessa de Orgaz, de quem se fatá memoria adiante.

\* 17 D. THOMASIA DE SANDOVAL, Condessa

de la Corfana.

\* 17 D. ISABEL DE SANDOVAL E ROXAS, fi-

lha terceira de D. Christovao, I. Duque de Useda, e da Duqueza D. Marianna Manrique, morreo a 23 de Setembro de 1658.

Casou em 11 de Dezembro de 1617 com D. Joao Duques de Ossano.

Telles Giron, IV. Duque de Ossano mayor de Castella, Senhor das Villas de Archidona, Moron, Arahal, Puebla, Tiedra, Briones, e Gumiel de Yzon, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV. Vice-Rey de Sicilia, aonde morreo em 12 de Outubro de 1656, e deste matrimonio nasceo

\* 18 D. GASPAR TELLES GIRON, filho unico, foy V. Duque de Ossima, Conde de Urenha, Marquez de Penhafiel, Notario mayor de Cassella, Claveiro da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, General da Caval-

laria

laria da Estremadura, e Capitao General de Castella a Velha, Vice-Rey de Catalunha, Governador de Milao, Presidente do Conselho de Ordens, e do de Aragao, Estribeiro môr da Rainha Dona Maria Luiza de Orleans, do Conselho de Estado, e pelo seu casamento, Duque de Useda, &c. morrco a 2 de Junho de 1694.

Casou duas vezes, a primeira no anno de 1645 com D. Feliche de Sandoval sua prima com irmãa, Duqueza de Useda, Marqueza de Belmonte, e tive-

rao os filhos feguintes:

19 D. PEDRO GIRON,

19 D. BARTHOLOMEU TELLES GIRON, morrerao meninos.

19 D. ISABEL MARIA FRANCISCA DE SAN-DOVAL, succedeo na Casa de sua máy, e soy IV. Duqueza de Useda, nasceo em Agosto de 1653, e morreo em o anno de 1711, tendo casado em 16 de Julho de 1677 com D. Joao Francisco Telles Giron, III. Conde de la Puebla de Montalvan, e a sua descendencia fica já escrita no ¿. V. do Capitulo IV. pag. 356.

19 D. MARIA DAS NEVES GIRON, casou no anno de 1678 com D. Luiz Francisco de Lacerda, IX. Duque de Medina Celi, sem successão.

19 D. MARIANNA ANTONIA DA CONCEIÇAÓ, que fendo Dama da Rainha Dona Maria Luiza de Orleans, tomou o habito de Carmelita Descalça em 21 de Dezembro de 1684 no Mosteiro de Santa Anna de Madrid.

D.

19 D. CATHARINA MARIA GIRON, foy Dama da mesma Rainha, morreo a 8 de Janeiro de 1714, tendo casado no anno de 1688 com D. Antonio Manrique de la Cueva e Zuniga, Conde de Castanheda, Marquez de Flores Davila, e depois

XI. Marquez de Aguilar, sem successão.

19 D. JACINTHA MARIA GIRON E SANDO-VAL, caíou no anno de 1690 com D. Joao Henriques de Gusinao, XII. Conde de Alva de Liste, Grande de Castella, de quem soy segunda mulher, e morreo no anno de 1695 de sobreparto de D. Luiz Henriques de Gusmao seu silho unico, que depois morreo menino.

Gasou segunda vez o Duque D. Gaspar com Dona Anna Antonia de Benavides Carrilho e Toledo, VI. Marqueza de Formesta, e Carracena, Condessa de Pinto, que morreo em Dezembro de 1707, e era filha herdeira de D. Luiz Francisco, V. Marquez de Fromesta, e Carracena, como se dirá no Livro IX. e deste matrimonio nasceras os sishos seguintes:

\* 20 D. FRANCISCO DE PAULA, VI. Duque

de Osfuna.

\* 20 D. JOSEPH, VII. Duque de Offuna.

20 D. Anna Maria Giron, foy Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, cafou em 20 de Setembro de 1705 com Dom Joseph de Velasco, Condetavel de Castelia, VIII. Duque de Frias, de quem foy segunda mulher.

# 544 Historia Genealogica

D. MANUELA GIRON, que tambem foy Dama da mesma Rainha. Casou com D. Joseph Manrique, XII. Conde de Paredes, Marquez de la

Laguna, como fica dito.

\*\*20 D. Francisco Maria de Paula Tel-Les Giron, foy VI. Duque de Osluna, Marquez de Penhafiel, Conde de Urenha, Senhor de Archidona, e mais Estados desta Casa, Notario mayor de Castella, Claveiro da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. e del-Rey D. Filippe V. com exercicio, Mestre de Campo General dos seus Exercitos, Capitas General da Costa do mar Oceano, Capitas da Guarda do Corpo Hespanhola, Embaixador Extraordinario a ElRey Luiz XIV. de França, eprimeiro Plenipotenciario ao Congresso de Utrech. Mosteo a 3 de Abril de 1716.

Casou em Dezembro de 1694 com D. Maria Remigia Fernandes de Velasco e Tovar, faleceo em o primeiro de Dezembro de 1734, Marqueza de Berlanga, filha unica de D. Inigo Belchior Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella, como já se

disse, e tiverao

21 D. MARIA DOMINGAS GIRON, casou no anno de 1727 com D. Francisco Xavier Pacheco Telles Giron, VI. Duque de Useda, entas Marquez de Belmonte, como escrevemos no Capitulo IV. J. II. pag. 360.

21. D. Maria Ignacia Giron, casou com D.

D. Joao de Palafox, General de Batalha dos Exercitos de Caftella.

\* 20 D. Joseph Telles Giron Benavides e Carrilho, era Conde de Pinto, e successor da Casa de sua mãy, e succedeo na Casa a seu irma o por excluir semeas, chamando varao, e soy VII. Duque de Ossuna, Marquez de Penhassel, de Carracena, e Fromesta, Conde de Urenha, e Pinto, Cavalleiro da Ordem do Santo Espirito de França, e da Ordem de S. Genaro em Napoles, Coronel do Regimento das Guardas de Infantaria Hespanhola, Embaixador Extaordinario a França.

Casou com D. Francisca de Gusmao, filha de D. Manoel de Gusmao, XII. Duque de Medina Sidonia, e da Duqueza D. Maria da Sylva e Mendoça, como diremos no Capitulo II. do Livro IX. Tomo X. de quem teve

21 D. FAUSTINA TELLES GIRON, que nafceo no anno de 1724, casou com D. Francisco Pimentel e Borja, Conde de Luna, (antes II. Duque de Arion) e successor hoje do Conde de Benavente D. Antonio Francisco, como diremos no Liv. IX.

21 D. PEDRO GIRON, que nasceo no anno de 1728, que he VIII. Duque de Ossuna, Marquez de Penhassel, Conde de Urenha, Notario mayor de Castella, e successor de toda esta grande Casa, que em curta idade promette igual espirito àquelle que se celebra dos seus mayores.

17 D. MARIA DE SANDOVAL, filha de D. Condes de Orgen, Tom.IX. Yyy Dio.

# 546 Historia Genealogica

Diogo Gomes de Sandoval, Commendador môr de Calstrava, Conde de Saldanha, e de D. Marianna de Cordova, a qual depois de viuva dos marimonios eguintes, foy Senhora de Honor da Rainha D. Marianna de Authria, e morreo apreffadamente no anno de 1685, fua fegunda mulher. Cafou duas vezes, a primeira com D. Balthafar de Mendoça Gufmão e Roxas, V. Conde de Orgaz, Senhor de Mendibil, Nanchares, Santa Olalha, Santa Cruz de Campeço, e outras Villas, Preffamero mayor de Bifcaya, e Mordomo del Rey, de quem teve

\* 18 D. Joseph de Mendoça, VI. Conde

de Orgas.

D. BALTHASAR DE MENDOÇA E SAN-DOVAL, que foy Collegial de S. Bartholomeu em Salamanca, Defembargador na Chancellaria de Granada, Sumilher da Cortina delRey Catholico, do feu Confelho de Ordens, Commendador de Lopera na Ordem de Calatrava, Bispo de Segovia, Inquisidor Geral, e da Junta do Governo da Monarchia, que deixou ordenada ElRey Carlos II.

Cafou fegunda vez com Dom Francisco Gomes de Abreu, III. Conde de Regalados, filho fegundo, e por morte de seu irmao mais velho, herdeiro de Pedro Gomes de Abreu, Senhor de Regalados, e Valadares, Alcaide mor de Laela em Portugal, que em Castella depois da Acclamação foy seito Conde de Regalados, e deste matrimonio nasceo

18 D. MARIANNA DE ABREU E SANDOVAL,

IV.

IV. Condessa de Regalados, que morreo estando contratada para casar com seu tio D. Gaspar Gomes de Abreu.

\* 18 Dom Joseph de Mendoca Gusmad e Roxas, foy VI. Conde de Orgaz, Senhor de Mendibil, e mais terras desta Casa, e Prestamero môr de Biscaya, que morreo no mez de Fevereiro de 1685 tendo casado duas vezes, a primeira com D. Estefania Ignez de Erasto e Aguilar, Senhora da Cata de Erafto em Ecifa, filha herdeira de D. Chriftovao de Erasto, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, e de D. Maria de Vilhegas Erasto e Aguilar, Senhora das Villas de Benhavis, e Daydin, sua mulher, e prima com irmãa, que depois foy Condessa de Luque; porém este matrimonio se annulou, e se dissolveo por sentença, ficando elles na liberdade de poderem cafar, e assim ella tornou a casar tres vezes, de que foy a ultima com D. Francisco Mexia de Tovar e Paz, IV. Conde de Molina, de quem tambem se disquitou, e de nenhum teve successão : e o Conde D. Joseph casou segunda vez com Dona Joanna Trelhes Agliata, filha de Dom Bento Trelhes Quanha e Vilhamil, Marquez de Torralva, e Borromeo, Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Conselho Real, e Camera de Castella, e de Dona Isabel Agliata e Lança, Prince. za de la Sala, sua segunda mulher, filha de D. Joseph Agliata, Principe de Villa-Franca, e Duque de la Sala em Sicilia, e de D. Joanna Lança Tom.IX. Yvy ii fua

fua mulher, irmãa de D. Octavio Lança, Principe de la Trabia, e Duque de Camastra, e tiveraó

\* 19 Dom Agostinho de Mendoça, VII.

Conde de Orgaz.

19 D. Marian de Mendoça, Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, e da Rainha D. Maria Luiza Gabriela de Saboya, VIII. Condessa de Orgaz, e da mais Casa, em que succedeo a seu irmas D. Joseph, VII. Conde de Orgaz. Casou no anno de 1713 com D. Pedro Thomás Osorio, Senhor da Casa de Manchaca, irmas do VII. Conde de Grajal, &c. sem successas.

19 Dona Isabel de S. Joachim, Freira no

Mosteiro da Encarnação de Madrid.

D. JOSEFA DE MENDOCA, succedeo a fua irmãa, e foy IX. Condessa de Orgaz, Senhora de Santa Olaya, &c. Casou com D. Christovao Crespi Brondo Castanheda Gualbes, Aragall e Bellit, VI. Conde de Castrilho, III. de Sumarcen, e de Serramana, V. Marquez de Vilhasidro, e Palmas, Barao de Joyofa, Guardia, &c. Grande de Helpanha, filho de D. Joseph Crefoi de Valdaura', fegundo Conde de Sumarcen em Valença, Gentilhomem da Camera del Rey Dom Carlos II. e de Dona Maria Luiza Brondo Gualves e Caffanheda, IV. Marqueza de Vilhasidro, e Palmas, Senhora de Ormaça, e de outras terras em Sardenha, filha herdeira de D. Feliz Brondo de Castelvi, Marquez de Vilhasidro, e Palmas, e de D. Joanna Crespi de Val-

Valdaura, filha unica de D. Christovao Crespi de Valdaura, Chanceller de Aragao, e da Junta do Governo da Monarchia na menoridade de Carlos

II. e tiverao os filhos seguintes:

D. JOSEPH CRESPI DE MENDOCA CAS-TANHEDA BRONDO E GUALBES, X. Conde de Orgaz, de Castrilho, e de Serramana, Marquez de Villasidro, e Palmas, Grande de Hespanha, &c. Cafou com D. Maria Vicenta Arias, filha do Conde de Punhonrostro Dom Gonçalo, e de sua segunda mulher D. Isabel Ramires de Arelhano, e a poucos dias de casada faleceo a Condessa do terrivel mal de bexigas.

D. CHRISTOVAO CRESPI DE MENDOCA, Coronel do Regimento de Dragoens de Almança.

D. VICENTE CRESPI DE MENDOCA, Effento da Companhia de Guardas de Corpo Hespanholas del Rey Catholico. Cafou com D. Manuela de Aguilera, que soy menina da Rainha D. Marianna de Baviera, filha dos Marquezes de Penha-Fuerta.

D. MARIA FRANCISCA CRESPI E MEN-

DOÇA.

D. THOMASIA CRESPI E MENDOÇA, que

até o presente nao elegerao estado.

D. AGOSTINHO DE MENDOÇA DE GUS-MAO E ROXAS, VII. Conde de Orgaz, Senhor de Mendebil, Nanchares, Berguenda, Santa Olalha, e Santa Cruz de Campeço, Olanri, e Tontecha, Prestamero mayor de Biscaya, Mestre de Cam-

po General, e Governador das Armas da Estremadura, deste posto se lhe sez merce por casar em 28 de Outubro de 1696 com Dona Manuela de Aremberg, que tinha fido Dama da Rainha May Dona Marianna de Austria, e depois da Rainha D. Marianna de Baviera, filha de Octavio Ignacio, Principe de Barbançon, e do Sacro Imperio, Duque de Aremberg, &c. Cavalleiro do Tusao, e de D. Theresa Maria Manrique de Lara sua mulher, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, irmãa de D. Rodrigo Manoel Manrique de Lara, II. Conde de Frigiliana, e Aguilar, filha de D. Inigo Manrique de Lara, I. Conde de Frigiliana, &c. e da Condessa D. Margarida de Tavora, Dama da Rainha Dona Isabel de Borbon, filha de Gaspar de Sousa, Commendador de Lousa na Ordem de Christo, e Governador do Brasil; e deste matrimonio nas houve fuccessao, e foy sua herdeira sua irmãa D. Maria de Mendoca.

Condes de la Corfana.

\* 17 D. THOMASIA DE SANDOVAL E CORDOVA, filha segunda de D. Diogo Gomes de Sandoval, Conde de Saldanha, e de sua segunda mulher D. Marianna de Cordova. Casou duas vezes, a primeira com D. Estevas de Mendoça e Vergara, II. Conde de la Corsana, Senhor de Santurdejo; e a segunda em Sicilia com o Principe de la Catholica, Duque de Missimeli; e de seu primeiro marido teve além de D. Maria Hurtado de Mendoça, que nao sabemos se tomou estado, a

D.

18 D. DIOGO HURTADO DE MENDOCA, que foy III. Conde de la Corfana, Senhor de Santurdijo, Sortilha, e Santa Maria de Tavera, Commissario Geral da gente de guerra de Hespanha, depois de ter sido Governador de Gibaltar, General de Guipuscoa, e Mestre de Campo General do Exercito de Catalunha, Governador de Barcelona, e do Conselho de Guerra, se passou a Portugal no anno de 1703, e foy Mestre de Campo General dos Exercitos deste Reyno, e depois a Barcelona, e ultimamente a Vienna à Corte do Emperador Carlos VI. por cujo servico deixou sua Casa, e patria. Casou com D. Anna Catharina Arista de Zuniga. filha fegunda de D. Bernardo Tenorio de Zuniga, Senhor de Azofre, las Cavas, Alefanco, e Cirlamon, e de D. Maria Jeronyma de Chaves e Velafco, de quem teve

19 D. THOMASIA DE MENDOÇA, IV. Condessa de la Corsana, Dama da Emperatriz Isabel Chistina. Casou em Barcelona com D. Luiz Manoel, II. Conde de Santa Cruz de los Manoeles, e

teve

20 D. Anna Manoel de Mendoça, III. Condessa de Santa Cruz de los Manoeles, que ainda nao tomou estado.

20 D. MARIA MANOEL DE MENDOÇA, que ainda nao tomou estado até o anno de 1741.

\* 16 D. FRANCISCA DE SANDOVAL E ROXAS, Paques de Penharan. filha terceira do Cardeal Duque de Lesma, e da <sup>da</sup>.

Duqueza D. Catharina de Lacerda, que morreo a 11 de Setembro de 1663. Casou duas vezes, a primeira com D. Diogo de Zuniga e Avelhaneda, II. Duque de Penharanda, Marquez de la Banheca, Visconde de Valduerna, Commendador de Estepa na Ordem de Santiago, que morreo no anno de 1626 a 19 de Outubro, o qual era filho de Dom Joao de Zuniga Avelhaneda e Cardenas, I. Duque de Penharanda, Vice-Rey de Catalunha, e de Napoles, do Conselho de Estado, Presidente do de Italia, e do Supremo de Castella, morreo a 4 de Setembro de 1608, e de D. Maria de Zuniga e Ave-Ihaneda, VI. Condessa de Miranda, sua sobrinha, que morreo no anno de 1630, filha herdeira de seu irmao D. Pedro de Zuniga, V. Conde de Miranda, I. Marquez de la Banbeça, Visconde de Valduerna, que morreo a 5 de Outubro de 1574. e deste matrimonio nascerao estes filhos.

\* 17 D. FRANCISCO, III. Duque de Penharan-

da, adiante.

17 D. JOAO DE CARDENAS E ZUNIGA, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, Commendador de Moratalla, Senhor do Morgado de Cardenas, que infituio para os filhos fegundos desta Casa a Condessa de Miranda D. Maria Henriques de Cardenas sua terceira, e quarta avó, mulher do III. Conde de Miranda D. Francisco, servio em Flandes sendo Capitao de Cavallos. Casou com D. Bernarda Diana de Quintanaduenhas, II. Marque-

za de Floresta, Condessa de Quintana em Italia, e morreo sem successão a 24 de Abril de 1650.

17 D. CATHARINA DE ZUNIGA, casou duas vezes, a primeira com Dom Filippe Fernandes Pacheco, VI. Marquez de Vilhena, Duque de Escalona; e a fegunda com D. João André Furtado de Mendoca, V. Marquez de Canhete, de quem foy quarta mulher, e nao teve successão.

17 D. MARIA DE ZUNIGA, Freira Agoftinha Descalça no Mosteiro da Encarnação de Madrid, e D. Anna Maria de Zuniga, Freira no mesmo Mosteiro, aonde soy quatro vezes Piioreza. D. ISABEL DE ZUNIGA, Freira no Mosteiro das Franciscanas de Penharanda.

Ficando viuva a Duqueza D. Francisca de Sandoval no anno de 1626, casou segunda vez com D. Lope de Avelhaneda, filho de Dom Fernando de Avelhaneda, e de D. Maria de Aguilar, o qual era filho segundo de D. Fernando de Avelhaneda, Vereador de Toledo, neto do Senhor de Langa, e Horadero, descendente dos Senhores da Casa de Avelhaneda, e Aça, que por casamentos se incorporarao nas dos Condes de Miranda, Duques de Penharanda, e tiverao a.

\* 17 D. JOSEPH DE AVELHANEDA SANDOVAL Marquezes de Torre-E Roxas, I. Marquez de Torre-Mayor por mer- Mayor, ce del Rey Carlos II. do seu Conselho de Guerra, Cavalleiro da Ordem de Calatrava; morreo a 3 de Janeiro de 1694. Casou com D. Ignes Chacon, si-Tom.IX.  $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}$ lha

lha de D. Rodrigo Francisco de Orelhana e Toledo, III. Marquez de Orelhana, Védor da Casa, e primeiro Cavalheriço das Rainhas D. Marianna de Baviera, e D. Matia Luiza de Saboya, e de Dona Aldonça Chacon sua mulher, irmãa da IV. Condessa de Casa Rubios, filha de D. Diogo Chacon, III. Conde de Casa Rubios, e de D. Ignes Maria de Mendoça e Castilha, sua primeira mulher, e tiverao

18 Dom Rodrigo de Avelhaneda Ore-Lhano e Sandoval, II. Marquez de Torre-Mayor, Mestre de Campo General dos Exercitos del Rey Catholico, e Governador de Malaga. Casou com D. Maria Catharina de Beaumont, II. Marqueza de Santa Cara, IV. Viscondessa de Castejon, filha de D. Joachim Antonio, I. Marquez de Santa Cara, e de sua mulher D. Maria Lourença Gil de Alfaro e Ribera, Senhora de Lagunilla, e nao tendo successa , passou o Marquezado de Santa Cara a D. Anna da Sylva, Condessa de Siruela, e Valverde, Marqueza de Canhete.

18 D. MARIA THOMASIA, Freira na Encarnação de Madrid.

18 D. FRANCISCA THERESA, Freira na Madre de Deos de Toledo.

Teve illegitimos.

de Infantaria.

D.

- 18 D. BELCHIOR DE AVELHANEDA SANDO-VAL E ROXAS, servio na guerra do anno de 1694 com reputação, e foy I. Marquez de Valdecanhas, Commendador de Alcuesca, General de Guipuscoa, Capitao General de Ceuta, e de Valença. Casou com D. Leonor de Lucena, e Vintimillia, e tiverao
- 19 D. Francisco Xavier de AvelhaneDa, que naceo a 9 de Julho de 1701, he II.
  Marquez de Valdecanhas, General de Batalha, e Inspector General da Infantaria Hespanhola. Casou com D. Ignes Arias de Casselho e Vintimillia, meya irmãa de sua may,
  e silha de D. Francisco Arias de Castilho, II.
  Marquez de Villadarias, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e hum dos Generaes de mayor reputação do seu tempo da Coroa de Castella, e de sua mulher D. Paula Vintimillia,
  silha do Marquez de Cropani, e nao tem até
  o presente successão.
- 19 D. PAULA MARIA, nasceo a 19 de Julho de 1702.
- 19 D. Belchior Joseph de Avelhaneda, nasceo a 5 de Março de 1705, Conego de Jaen.
- 19 Dom Joseph Antonio, nasceo a 7 de Mayo de 1707.
- 19 Dom Loro Gregorio, nasceo a 28 de Novembro de 1710.

Tom.IX. Zzz ii D.

19 D. FRANCISCA MARTINA, nasceo a 12 de Julho de 1714.

\* 17 D. Francisco de Zuniga Avelhaneda e Baçan, foy III. Duque de Penharanda, e por morte de sua avó VII. Conde de Miranda, Marquez de Banheça, Visconde de Valduerna, Commendador de Socuelhamos, e Trese da Ordem de Santiago, Grande de Hespanha, seito por El-Rey Filippe IV. no anno de 1629, morreo a 13 de Janeiro de 1662. Casou no anno de 1632 com D. Anna Henriques Valdes de Azevedo e Olorio, Marqueza de Valdonquilho, e Miralho, que faleceo a 13 de Agosto de 1683, como se disse, e tieverao os filhos seguintes:

18 D. DIOGO DE ZUNIGA AVELHANEDA E BAÇAN, foy VIII. Conde de Miranda, e IV. de Penharanda, &c. morreo moço em o primeiro de

Julho de 1666 fem cafar, e fem fucceffao.

18 D. Fernando de Zuniga, fuccedeo a feu irmao, foy IX. Conde de Miranda, V. Duque de Penharanda, duas vezes Grande de Castella, e a feu favor se declarou em juizo pertencerlhe a Grandeza de primeira classe por Conde de Miranda; foy VII. Marquez de Banheça, e Visconde de Valduerna. Casou duas vezes, a primeira em 8 de Setembro de 1666 com D. Estefania Pinhateli de Aragao, que morreo a 25 de Novembro de 1667, fulha de Heitor Pinhateli, Principe de Noya, Duque de Monte Leon em Napoles, e de D. Joanna de Aragao

Aragaó Cortes, Duqueza de Terra Nova, Princeza de Castel Beltran em Sicilia, e Marqueza del Valhe em Indias; e a segunda com Dona Anna de Zuniga, sina de D. Diogo de Zuniga, e de D. Leonor Davila e Gusmao, Marquezes de la Puebla, e Loriana, e morreo sem successão.

18 D. Francisco de Cardenas e Zuniga, foy Senhor do Morgado de Cardenas, e Coronel da Armada Real, em que foy morto no combate, que teve com a Armada de França no Porto de Palermo em Sicilia no primeiro de Julho de 1676.

- D. ISIDRO DE ZUNIGA AVELHANEDA E BAÇAN, succedeo a seu irmao no Morgado de Cardenas, e depois em toda a Casa por morte do Duque D. Fernando seu irmao. Foy X. Conde de Miranda, VI. Duque de Penharanda, Marquez de Binheca, de Miralho, e Valdonquilho, Visconde de Valduerna, Senhor das Casas de Aça, e Valdes, de Fuente Almexir, e outras muitas terras. Casou no anno de 1686 com D. Catharina de Portugal. Dama da Rainha D. Maria Luiza de Orleans, e filha do VI. Duque de Veragua, morreo sem successao no anno de 1691 a 9 de Mayo, tendo tido a D. PEDRO REGALADO DE ZUNIGA, Marquez de Banheça, que morreo de hum anno no de 1687, e a Duqueza fua mulher tomou o habito de Carmelita Descalca no Mosteiro de Madrid.
- 18 D. Joad Luiz de Zuniga, servio na Armada Real, e soy morto juntamente com seu irmao

mao D. Francisco no combate com a Armada de França no Porto de Palermo, procurando salvarse em huma lancha com o General D. Diogo Ibarra do sogo em que ardia a Capitania, em que hiao embarcados; nao casou, nem teve successão.

18 D. MARIA DE ZUNIGA, Freira nas Descalças da Encarnação de Madrid, e se chamou Ma-

ria Aldonça do Santissimo Sacramento.

18 D. ANTONIA DE ZUNIGA, foy Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e mulher primeira de D. Francisco Belchior Davila, III. Marquez de la Puebla, e VI. de Loriana, e morreo no anno de 1675 sem successão.

18 Dona Andrea de Zuniga, que foy a quarta filha, Religiosa Carmelita Descalça no Mos-

teiro de Santa Anna de Madrid.

\* 18 D. Anna Maria de Zuniga e Baçan, filha terceira na ordem do nascimento, veyo a ser por morte de seu irmão o Duque Dom Isidro, XI. Condessa de Miranda, VII. Duqueza de Penharanda, Marqueza de la Banheza de Mirasho, e de Valdonquilho, Viscondessa de Valduerna, que morreo a 6 de Outubro de 1700, havendo casado muitos annos antes no de 1669 a 5 de Outubro com Dom João de Chaves Chacon, II. Conde de la Casçada, e de Casa-Rubios, Presidente da Casa da Contratação de Sevilha, que morreo a 29 de Março de 1696, depois de se ter cobrido Grande da primeira classe, como marido da Condessa de Mirandon de Condessa de Como marido da Condessa de Mirandon de Condessa de

da. Era este Fidalgo herdeiro de D. Belchior de Chaves e Mendoça, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e de D. Isabel Josesa Chacon de Mendoça e Cardenas, IV. Condessa de Casa-Rubios, Senhora de Arroyo Molinos, Villamanta, Alamo, e outros Lugares, e dos Morgados dos Caramacheles, e Mortoles, foy D. Belchior irmao de D. Balthasar de Chaves, I. Conde de la Calçada, ambos silhos de D. Joao de Chaves Mendoça e Sottomayor, Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Conseselho Real, e Camera de Castella, Presidente do Consesho de Ordens, e nascerao deste matrimonio os silhos seguintes:

\* 19 D. JOACHIM JOSEPH DE ZUNIGA, XII. Conde de Miranda, VIII. Duque de Penharanda.

nhor do Morgado, inflituido para os filhos fegundos desta Casa; faleceo no anno de 1720 em Genova.

19 D. THERESA ROSA DE ZUNIGA, Carmelita Descalça em a Cidade de Soria, que havia sido Dama da Rainha D. Marianna de Baviera.

19 D. MANUELA MARIA , tambem Dama da mesma Rainha , depois Freira em las Maravilhas de Madrid aonde prosessou no anno de 1723.

19 D. ISABEL ANNA DE ZUNIGA E CHACON, Condes de Talara.
nasceo a 8 de Agosto de 1674, Dama da dita Rainha, morreo a 10 de Dezembro de 1710, tendo
casado a 15 de Agosto de 1705 com Dom Joseph
Fran-

Francisco de Cordova Fuentes Gusmao Mendoça e Lugo, Conde de Talara, e Torralva, Marquez de Fuentes, o Adiantado mayor de Canarias, e defta uniao nascerao

\* 20 D. Joseph Francisco de Cordova.

20 D. Antonio de Cordova, que morreo moço.

20 D. Gonçalo, de cujo parto morreo sua

mãy.

20 D. MARIANNA DE CORDOVA,

20 D. FRANCISCA DE CORDOVA, que am-

bas falecerao de curta idade.

\* 20 D. Joseph Francisco de Cordova e Chaves, foy Conde de Talara, e faleceo em vida de seu pay, havendo casado no anno de 1721 com sua prima com irmãa D. Anna Catharina de Chaves e Zuniga, filha dos XII. Condes de Miranda, e tiveras os filhos seguintes:

D. Isabel de Cordova e Chaves, que

nasceo a 27 de Setembro de 1723.

21 D. MANOEL DE CORDOVA E CHAVES MENDOÇA FUENTES DE GUSMAO E LUGO, que nasceo a 4 de Junho de 1733, Conde de Torralva, e de Talara, Marquez de Fuentes, Senhor de Torrequebradilha, &c.

\* 19 D. JOACHIM JOSEPH DE ZUNIGA CHAVES CHACON E BAZAN, XII. Conde de Miranda, VIII. Duque de Penharanda, Marquez de la Banheza,

uc

de Miralho, e Valdonquilho, Conde de Cafa Rubios, e de la Calcada, Visconde de Valduerna, Grande de Hespanha da primeira classe, em que succedeo a fua may a Condessa D. Anna, e Senhor de todos os mais Estados, que se unirao a esta Casa, nasceo a 20 de Julho de 1670, e faleceo no anno de 1725. Casou a 6 de Fevereiro de 1695 com D. Isabel Rofa de Ayala Fonfeca Toledo Faxardo e Mendoça, viuva de D. Fernando Joachim Fajardo, VI. Marquez de los Veles; Grande de Castella, filha de D. Fernando de Ayala Fonseca e Toledo, III. Conde de Ayala, Gentil-homem da Camera delRey Catholico, e do seu Conselho de Estado, Vice-Rey de Sicilia, e de Dona Catharina Fajardo, III. Marqueza de S. Leonardo, Condessa de Castro, e teve os filhos feguintes: .

\* 20 D. ANTONIO DE ZUNIGA, IX. Duque de

Penharanda, Conde de Miranda, &c.

20 D. PEDRO DE ZUNIGA REGALADO DE CARDENAS, Senhor do Mergado de Cardenas, em que tuccedeo a feu tio, he Efento da Companhia das Guardas de Corpo Hespanhola del Rey Catholico, não tem estado.

20 D. ANNA CATHARINA DE ZUNIGA, nafceo em Jaueiro de 1704. Casou no anno de 1721 com seu primo com irmao D. Joseph Francisco de Cordova, primogenito do Conde de Torralva, e de Talara, Marquez de Fontes, de quem sicou viuya, como se disse.

Tom IX.

Aaaa

#### Historia Genealogica

\* 20 D. ANTONIO LOPES DE ZUNIGA CHA-VES CHACON E BAZAN, NIII. Conde de Miranda, IX. Duque de Penharenda, Conde de la Calçada, e Cafa Rubios, Marquez de la Banheza, de Miralho, e Valdonquilho, &c. Grande da primeira classe. Casou com D. Maria Theresa Pacheco Toledo e Sandoval, filha dos V. Duques de Useda, e tem os filhos seguintes:

21 D. RAFAEL DE ZUNIGA CHAVES PA-

CHECO, Marquez de Banheza.

562

21 D. PEDRO DE ALCANTARA.

21 D. MARIA MARCOS DE ZUNIGA E PA-CHECO.

21 N. . . . . . . . .

#### CAPITULO VIII.

De Dom Affonso de Noronha, berdeiro da Casa de Odemira.

14 Ra Africa o theatro da guerra, em que os Grandes Senhores, e Fidalgos Portuguezes se exercitavao, habilitando-os o valor, e experiencia para depois serem encarregados dos mayores póstos; de sorte, que conseguirao muitos, nao só nas Praças, que os nossos Reys tinhao no continente de Africa, mas em outras do Mundo, esclarecido nome, em gloriosas acções mi litares,

litares, com que honrando-se a si, e à Patria, deixarao na Historia immortal memoria. Entre elles foy D. Assonso de Noronha, silho primeiro do III. Conde de Odemira Dom Sancho de Noronha, e de sua mulher a Condessa D. Francisca da Sylva.

Creou-se D. Affonso de Noronha em casa de seu tio o Duque de Braganca D. Jayme, unico do nome, (primo com irmao do Conde seu pay) com grande estimação, de que se fazia acredor D. Affonso, de sorte, que o Duque se interessou no seu casamento, sendo elle quem concluso o Tratado delle, como logo veremos. Era D. Affonso prefumptivo herdeiro da Cafa de Odemira, pelo que feus pays anticiparao o feu eflado, e o ajuftarao com approvação do Duque, com Dona Maria de Ataide, filha herdeira de Nuno Fernandes de Ataide, Senhor de Penacova, Alcaide môr de Alvor, Governador, e Capitao da Praça de Çafim em Africa, onde confeguio gloriosas emprezas, discorrendo aquelles campos tao livremente, que algumas vezes chegou com os feus Soldados às portas da Cidade de Marrocos: de forte, que elle foy hum dos celebres Capitaens em valor, e sciencia, dos que militarao em Africa.

Paffou-se o ajuste do seu casamento a hum Tratado, que se outorgou em Lisboa no Paço do Duque de Bragança, que sov o Procurador da parte de D. Assonso, e da sua sutura esposa D. Alvaro da Costa, Camereiro, e Armador môr del Rey Tom.IX.

#### 564 Historia Genealogica

D. Manoel, que em nome de Nuno Fernandes de Ataide dotou sua filha com a Villa de Penacova. com as suas terras, que possuiriao logo, que se esfeituasse o matrimonio, assim como elle a tinha de juro, e herdade, como constava das suas Doações; assim mais todos os bens, que possuía D. Isabel de Albuquerque, para que tambem os tivesse de juro, e herdade, como a elle pertenciao: dotoulhe mais por sua morte a Alcaidaria môr de Alvor, e as rendas do sal de Lagos da maneira, que elle as tinha por suas Doações. Além do referido, Nuno Fernandes de Ataide, e sua mulher D. Joanna de Faria dotarao a sua filha dez mil dobras, e diz a Escritura: Dez mil dobras da hordenanca dos casamentos, de cento e vinte reis a dobra, as quaes seriao logo entregues duas mil dobras em dinheiro de contado, e as oito em joyas de ouro, prata, tapeçarias,

dus Mysticos , pag. y.

Terre do Tombo liv. s. e adornos da cafa. O Duque prometteo em nome do Conde de Odemira a D. Maria de Ataide, por honra da sua pessoa, cincoenta mil dobras da referida valia, as quaes teriao effeito no caso de D. Affonso falecer primeiro, que a sua futura esposa, sem deixar filhos: porque no caso de os deixar, ou morrendo primeiro ella, neste caso nas haveria as taes arrhas, e para cumprimento hypothecou os direitos da Villa de Mortagua. Acordou-se mais, que no caso, de que falecesse Dona Joanna de Faria, e seu marido Nuno Fernandes cafasse, logo por este mesmo contrato feria obrigado a pagar a D. Affonfo,

ou a seu filho, ou filha mayor, herdeiros, e descendentes, vinte mil cruzados de ouro, para o que hypothecou todos os seus bens: foy feito este Tratado na Cidade de Lisboa a 28 de Mayo do anno de 1513, o qual contrato ElRey confirmou por huma Catta feita a 21 de Junho do referido anno.

Não logrou D. Affonso por muito tempo o descanço da tua Casa, porque no mesmo anno em o mez de Agosto embarcou na Armada, em que o Duque passou à Africa, e se achou com elle na gloriosa empreza de Azamor, em que conseguio reputacao, e louvor do Duque, a quem sempre acompanhou: pelo que devemos fatisfazer à equivocacao, que em outra parte tivemos na memoria dos Senhores, que acompanharao ao Duque a Azamor, porque aonde se diz D. Fernando de Noronha, fi- Histor, Geneal, da Calho herdeiro de Dom Sancho, terceiro Conde de fa Real Pertug. hv. 6. Odemira, se devia dizer D. Asfonso, que he o mesmo de quem tratamos; e a feu avô, no mesmo lugar, se lhe deu o nome de Sancho, sendo Assonso: e sirva esta syncera advertencia de satisfação aos erudîtos, em quanto nao reparamos outros erros, que nella temos achado depois de impressa, como já temos mostrado nas Addiccões.

Governava a Praça de Cafim Nuno Fernan. Goes, Chronica del Rey des de Ataide, onde conseguio fazer immortal o Cap. 49. seu nome : e como era sogro de D. Affonso de Notonha, determinou fervir com elle na guerra contra os Mouros, e com elle se achou naquella samo-

fa batalha, que alcançou contra o Xarife no mesmo anno de 1513, em que foy desbaratado, com perda de muitos mortos, e prisioneiros, sendo o despojo da vitoria mais de duzentas mil cabeças de gado grosso, e miudo, e mais de tres mil camellos, cavallos, e outros animaes, de que foy ainda mayor o premio; porque Nuno Fernandes de Ataide com os seus entrou, sem contradição, na Cidade de Tednest, huma das da Provincia de Hea, das mais antigas, e situada em huma sermosa varzea de Dita Chronica capido, hum campo plaino, cercada de muros feitos de madeira, e mato argamaçado de betume de jeço, de sorte, que era tao forte como de pedra, e cal.

No principio do anno de 1514 fez D. Affonfo huma entrada na terra dos inimigos, acompanhado do famoso Lopo Barriga, e levavao duzentas lanças, que engrossou o partido de Side Ilheabontafut, valeroso Mouro, e fiel Vassallo, em quanto viveo, del Rey D. Manoel, o qual trazia mil lancas; e dando fobre os Aduares dos Mouros, nao distante de Daleborge, vinte e cinco legoas apartados da Cidade de Cafim, e travando-se com os Mouros, tiverao hum honrado combate, em que estes ficarao de baratados, e vencidos, e fobre muitos mortos trouxerao quinhentos cativos, tomandolhe mais de quatrocentos camellos, e mais de mil cabeças de gado grosso, e vinte mil miudo. Com este grande premio da vitoria se recolhiao os nossos à Praça, quando os Mouros instigados do sentimen-

to, que lhe causou o verem diante dos seus olhos perdidos não fó os cabedaes, mas os parentes, mulheres, e amigos cativos, arrojando as cadeas da escravidao, intentarao resgatallos, assim derao sobre os nosfos para os despojarem da preza; porém estes os carregarao tao fortemente, que cedendo ao valor a multidao, foy grande a mortandade, não havendo da nossa parte mayor damno, que alguns Desta sorte D. Affonso de Noronha, Lo- Dita Chronica part, 3. po Barriga, e Ilheabontafut se recolherao vitorio- esp. 74sos à Praça de Çafim, donde havia tres dias, que D. Affonso sahira, a quem seu sogro congratulou do bem, que se houvera naquella expedição. Não so nesta occasiao, mas em todas as que houve no tempo de seu sogro Nuno Fernandes de Ataide, e naquella celebre, em que foy sobre a Cidade de Marrocos com D. Pedro de Soufa, que governava Azamor, no anno de 1515, se achou D. Assonso de Noronha, levando o Guiao, mostrando sempre valor, e prudencia, fendo taŭ fiel companheiro de Dita Chronica part. 4. feu fogro, que com elle veyo a acabar a vida, com poucas horas de differença, mortos pelos barbaros no combate succedido a 19 de Mayo de 1516, nao tendo ainda fuccedido na Casa de seu pay, sendo elle hum dos valerosos Fidalgos, que naquelles tempos estavao por Fronteiros em Africa. Casou no anno de 1513 com D. Maria de Ataide, a qual ficando viuva, cafou fegunda vez com Dom Fradique Manoel, Senhor de Atalaya, Tancos,

Sin-

Sinceira, e Marvao, de que tambem foy Alcaide môr, com a successão, que veremos no Livro XII. Era filha herdeira, como temos dito, de Nuno Fernandes de Ataide, Senhor de Penacova, Alcaide môr de Alvor, e Capitao, Governador de Gasim, e de sua mulher D. Joanna de Faria, filha de Antaó de Faria, Alcaide môr de Palmella, e de Portel, Senhor de Evora Monte, do Conselho delRey D. Joao II. e seu Escrivao da Puridade; e deste matrimonio nasceo unico

15 D. SANCHO DE NORONHA, IV. Conde de Odemira, como se verá no Capitulo seguinte.

#### CAPITULO IX.

De Dom Sancho de Noronha, IV. Conde de Odemira.

Anticipada morte de D. Affonso de Noronha habilitou para mais cedo succeder na Casa de Odemira a D. Sancho de Noronha seu unico silho, que soy Senhor della por morte de sua segunda avó a Condessa D. Maria de Noronha, que sobreviveo a D. Sancho seu silho, succedendo nos Estados, que tinha o dito D. Sancho, que foras do I. Conde de Faro, lhe entraras de mais os de sua may

may D. Maria de Ataide, herdeira de Nuno Fernandes de Ataide, como temos dito.

Foy D. Sancho de Noronha IV. Conde de Odemira, Senhor desta Villa, e das de Mortagua, Penacova, e das terras de Riba de Vouga, e dos Julgados de Eixo, Oies, Paos, e Villarinho, Alcaide môr de Estremoz, e de Alvor. Nao succedeo na Villa de Vimieiro, porque seu tio D. Fernando, depois de huma disputada demanda, que com elle teve, em que tambem foy oppositor Dom Joao de Faro irmao de seu pay, alcançou sentença contra elles no anno de 1532, como mostraremos adiante, quando tratarmos da Casa de Vimieiro, em

que se perpetúa.

Teve o Conde D. Sancho huma luzida Cafa, que confervou com grande authoridade, e estimação dos Reys, a quem fervio, pela fua grande representação. ElRey D. João III. lha confirmou no anno de 1556. Foy Mordomo môr da Rainha D. Catharina sua mulher, que servio com tanta satisfação, como devia à fua esclarecida pessoa, que a Rainha estimou tanto, como se vê no seu Testamento, em que nomeando a seu neto ElRey D. Sebastiao por supremo Testamenteiro, para a execução delle foy o Conde de Odemira logo o primeiro dos nomeados, dizendo: Nomeyo para este effeito por meus Testamenteiros a D. Sancho de Noronha meu muito n. 136. amado, e prezado Jobrinho Conte de Odemira, e Mor-

domo môr da minha Cafa. He esta clausula hum pu-Bbbb Tom.IX.

blico testemunho dos merecimentos do Conde D. Sancho, do seu talento, e authoridade, que confervou na mesma fórma no tempo, que viveo no reynado del Rey D. Sebastiao, que tambem o confervou na honra do tratamento de sobrinho, como fe vê de huma Carta de certa merce, seita a 8 de Junho de 1571, onde diz: Dom Sancho de Neronha.

Torre do Tombo liv. 25 da fua Chancellaria 145.150.

fe vê de huma Carta de certa merce, feita a 8 de (a Junho de 1571, onde diz: Dom Sancho de Noronha, Conde de Odemira, meu muito amado fobrunho. A poucos mais annos se estendeo a vida do Conde, porque no anno de 1573 achamos já confirmadas as merces da sua Casa em seu filho, e successor, e assim entendemos ser este o da sua morte.

Casou com a Condessa D. Margarida de Vilhena, filha de D. Joaó da Sylva, II. Conde de Portalegre, Mordomo môr delRey Dom Joaó III. Senhor de Gouvea, Serolico, S. Romaó, Balasim, Villa-Nova da Coelheira, e das Ilhas de Lançarote, e Forte Ventura, e da Condessa D. Maria de Menezes, filha do Senhor D. Alvaro, filho de D. Fernando I. do nome, Duque de Bragança, e tiveraó os filhos seguintes:

16 D. Affonso DE Noronha, V. Conde

de Odemira, como fe dirá adiante.

Jornada de Africa, liv. 2. cap.6. pag. 38.

16 D. MANOEL DE NORONHA, que acompanhou a ElRey D. Sebastias à Africa, se achou na infelice batalha de Alcacer, onde morreo a 4 de Agosto do anno de 1578, e teve bastardo a D. MIGUEL, que soy Clerigo, e D. PAULA Freira em Jesus de Viseu da Ordem de S. Bento.

D.

16 D. Nuno de Noronha, que seguindo a vida Ecclesiattica, estudou Theologia no Real Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e soy Reytor daquella Universidade por Provisao del Rey D. Henrique de 4 de Outubro de 1578, e depois de Reytor se graduou Doutor em Theologia, e neste lugar permaneceo até o fim do anno de 1586, em que toy provido no Bispado de Viseu, onde se conferva a sua memoria em magnificas obras, como sao o Seminario junto à Sé, e o Mosteiro do Bom Jesus de Freiras da Ordem de S. Bento. Deste Bispado foy promovido para o da Guarda no anno de 1594, em que fez obras dignas de hum bom Prelado, reformando abusos; celebrou Synodo a 21 de Setembro de 1597, em que principiou novas Constituicões. Fundou o Seminario da Cidade, e o Palacio Episcopal da Villa de Castellobranco, e outras obras, que acabou com largas despezas; foy nomeado Arcebispo de Evora, Dignidade que nao chegou a lograr por morrer a 27 de Novembro de 1608.

16 D. Diogo DE NORONHA, foy Frade da Ordem de S. Domingos.

16 D. ANTONIO DE NORONHA, que também 30mala de Africa, liv acompanhando a El Rey D. Sebastiao, morreo com 1. cap 7. feu irmao na infelice batalha de Africa no anno de 1578, achando-se no ultimo conflicto da batalha, em que acabou com estranho valor, como resere Jeronymo de Mendoça.

Tom.IX.

Bbbb ii

D.

### 572 Historia Genealogica

- 16 D. Luiz de Noronha, que morreo menino.
  - 16 D. ANTONIA DE VILHENA,
- 16 D. Anna de Vilhena, Freiras em o Mosteiro de Jesus de Setuval.
- 16 Dona Maria de Vilhena, foy fegunda mulner de Dom Luiz de Ataide, III. Conde de Atouguia, Senhor das Villas de Peniche, Atouguia, Cernache, e outras, Vice-Rey da India, e nao tiverao successão.

#### CAPITULO X.

De Dom Affonso de Noronha, V. Conde de Odemira.

16 Succedeo ao Conde D. Sancho de Noronha, que foy V. Conde de Odemira por confirmação delRey D. Sebastiao, em attenção de casar com D. Violante de Castro, que foy sua terceira mulher, como logo veremos. Foy Senhor de Odemira, Mortagua, Penacova, Alcaide môr de Estetemoz. No anno de 1578 passou à Africa com El-Rey D. Sebastiao, e morteo a 4 de Agosto com feus irmãos na fatal batalha de Alcacere, peleijando com os Mouros.

Yornada de Africa , ca- 1

Cafou tres vezes, a primeira com D. Joanna de Vilhena,

lhena, filha de Manoel Telles de Menezes, VI. Senhor de Unhaō, Cepaes, Gestaço, e Meinedo, &c. Commendador de Ourique na Ordem de Santiago, e de D. Margarida de Vilhena, filha de Dom Fernando de Castro, (a quem chamaraŏ o Magro) Capitaŏ de Evora, e Alcaide mòr de Setuval.

Catou fegunda vez com D. Joanna de Gusmao, filha de D. Pedro de Menezes, Governador de Ceuta, e de D. Constança de Gusmao, Dama, e depois Camereira môr da Infanta D. Maria, filha de Francisco de Gusmao, Mordomo môr da messma Infanta, e de nenhum destes matrimonios teve o Conde successão.

Casou terceira vez com Dona Violante de Castro, que sobreviveo muitos annos ao Conde seu marido, e saleceo a 18 de Junho de 1646, e soy sepultada em Bemsica na Capella, que o Inquisidor Geral D. Francisco de Castro edificou, onde jaziao seus avós. Era filha de D. Alvaro de Castro, Senhor de Fonte Arcada, e Penedono, Commendador da Redinha na Ordem de Christo, do Conselho de Estado del-Rey D. Sebastiao, seu Védor da Fazenda, Embaixador em Roma, e de D. Anna de Ataide, filha de D. Luiz de Castro, Senhor da Casa de Monsanto, de quem teve

17 D. Sancho, VI. Conde de Odemira, como se verá no Capitulo seguinte.

CAPI-

#### CAPITULO XI.

De Dom Sancho de Noronha, VI. Conde de Odemira.

Fatal difgraça, com que acabou o Conde Dom Affonso na batalha de Alcacere, anticipou a seu filho D. Sancho de Noronha o succeder na sua grande Casa a penas vio a primeira luz do dia, nascendo no anno de 1579 unico, e possibumo, oito mezes depois da morte de seu pay. ElRey D. Henrique, que lhe deu o tratamento de sobrinho, prerogativa, que logrou na mesma sórma depois com os seus successores, porque no tempo da sua vida couberas cinco Reys; consirmoulhe ElRey a sua Casa por Carta de 27 de Janeiro de 1580. Assim soy. VI. Conde de Odemira, Senhor de Mortagua, Penacova, de Eixo, Re-

Torre do Tomb. Chancel. delikey D. Henrique, liv. 25. pag. 1.

queixo, Oeis, Paos, Villarinho, da Ribeira de Pame, Alcaide môr de Estremoz, e de Alvor. El-Rey D. Filippe II. lhe sez merce no tempo, que dominou o nosso Reyno, de que nas pagasse Chancellaria, conforme o privilegio, que tinha pelas suas Doações, de que lhe mandou passar Alvará no primeiro de Setembro de 1582, e no seguinte a 10 de Agosto se lhe passou hum Padrasó de certa quantia, que fora do Conde de Faro, em satisfação da Ju-

Chancel liv.5. pag. 24, c pag. 150.

diaria

diaria de Odemira, que largara. ElRey D. Filippe seu filho, que lhe succedeo, em attenção à pesfoa deste grande Senhor, aos merecimentos, e relevantes serviços dos seus mayores, lhe fez merce de que o Condado de Odemira fosse de juro, e herda- Chancel do dito Rey, de, conforme a disposição da Ley Mental, de que teve Carta passada em Lisboa a 18 de Outubro de 1609.

liv.46. pag. 28.

No anno de 1640, em que foy sublimado ao Throno o Senhor Rey D. Joao IV. o nomeou a 25 de Dezembro Mordomo môr da Rainha Dona Luiza sua mulher, lugar, que logo começou a servir com grande satisfação dos Reys; porque era o Conde revestido de authoridade, e com todas aquellas virtudes, proprias da fua grande reprefentação. tirou depois Carta, que lhe foy passada em nome da Rainha a 6 de Dezembro de 1641; porém pouco tempo exerceo esta occupação, porque faleceo o Conde a 12 do mesmo mez, e anno, e jaz no Convento de Odemira da Ordem Serafica, Padroado da fua Cafa.

Cascu no anno de 1598 com D. Juliana de Lara, filha de Dom Manoel de Menezes, I. Duque, e V. Marquez de Villa-Real, Conde de Valença, e Alcoutim, Capitao General de Ceuta, &c. e da Duqueza D. Maria da Sylva, Dama da Rainha Dona Catharina, fua mulher. Celebrou-se o contrato deste casamento entre o Conde D. Sancho, e o Marquez de Villa-Real, irmao de D. Juliana, que a dotou

576

Torre do Tomb. Chanhv.6. pag. 164.

dotou com trinta mil cruzados, em hu · juro de quinhentos mil reis, que seu irmao lhe deu, e dez mil cruzados em joyas de ouro, prata, e moveis, entrando na dita quantia do dote a terça, legitima, e prazos do Paul da Alagoa das Trutas, e dos Bacellaria do dito anno, cellos do Campo de Leiria, que ella herdara da Duqueza fua may, e tudo entrava na quantia de vinte mil cruzados, que lhe dotou em juro, com condicao de ser vinculado em Morgado para seus filhos, e descendentes; e que nao os havendo, em qualquer tempo, tornaria ao Morgado do Marquez, e aos fuccessores da Casa de Villa-Real, podendo ella testar da quantia de oito mil cruzados do dito juro sómente, e das arrhas, que vencesse, e adquiridos, o que ElRey confirmou por hum Alvará, feito em Lisboa a 4 de Julho de 1598. Deste matrimonio nasceo unica

18 D. MAGDALENA DE MENEZES E NORO-NHA, que morreo menina.

A Con-

Cccc

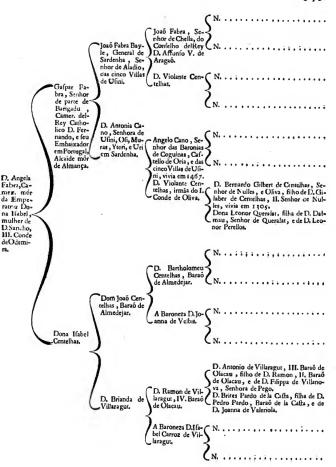

#### TUGAL.

II , filha herde de Ode-

D. Guiomar de Portugal, casou com
D. Henrique de Aragaó, Duque de

Segorbe, a quem chamaraó o Infante Fortuna. D. Mecia Manoel, cafou com Dom Jozó de Lacerda, Il. Duque de

Medina-Celi.

D. Catharina Henriques, Freira em Odivellas da Ordem de S. Bernardo.

IV \

II. D. Fradique de Portugal, Commendador de los Santos Da Ordem de Santiago, Estribeiro mór da Emperatiro D. Maria, ★ a 23 de Outubro de 1571, Calou tres vezes, I. com D. Margarida Centelhas, filha de D. Cherubim Centelhas, Conte de Oliva. II. com D. Maria Magdalam de Zuniga, ambas S. G. III. com D. Margarida de Borja, filha de D. Joào de Borja, III. Duque de Gandia.

D. Catharina, illegima, Freira em Odivellas. D. Leonor, illegitima, breira em Odivellas.

V

D. Anna de Portugal e Borja. H. 4 no anno de 1630. Cafou em 1576 com D. Rodrigo da Sylva, e Mendoça, II. Doque de Peftrana, Frincipe de Melito, 4 a 30 de Janeiro de 1536.

VI

D. Maria de Vilhena, cafou com D. Luz de Ataide, III.
Canda de Academa VIII.
Canda de Academa VIII.
Canda de Academa VIII.



# HISTORIA GENEALOGICA DACASAREAL PORTUGUEZA. PARTE IV.

## CAPITULO I.

De D. Fernando de Noronha, III. Senhor de Vimieiro.



os Capitulos precedentes temos referido a fecundidade da esclarecida unias dos Condes de Faro D. Affonso, e Dona Maria de Noronha, e ainda a continuaremos nos seguintes na linha de seu segundo filho

D. Fernando de Noronha, a quem os nosfos Nobiliarios suzem filho quarto, sendo o segundo, dan-Tom.1X. Eece dolhe Part 4. cap. 38. pag.

rece nao usou, sem embargo do Chronista Francisco de Andrade na Chronica delRey D. Joao lhe Andrade, Chronica del Key D. Joan me adrey D. Joan me adrey D. Joan 111. chamar D. Fernando de Faro; porém de hum documento original, que vimos, e de que logo faremos mençao, consta o contrario: he este a sentença do Senhorio da Villa de Vimieiro, na qual ElRey D. Joao lhe chama D. Fernando de Noro-Passou este Senhor a Castella acompanhando ao Conde D. Affonso seu pay: creou-se no Paço dos Reys Catholicos D. Fernando, e Dona Ifabel com grande estimação, pelo parentesco, que com elles tinha, o que Dom Fernando soube merecer sempre no seu serviço, acompanhando-os na guerra de Granada todo o tempo, que durou aquella Conquista, até que entrarao naquella Cidade triunfantes no dia 30 de Dezembro do anno de 1491.

dolhe tambem o appellido de Faro, de que elle pa-

Subio ao Trono o felicissimo Rey Dom Manoel, e nao tardou a restituir ao Reyno ao Serenissimo Duque de Bragança D. Jayme no anno de 1496, como deixamos escrito no Livro VI. pag-472 do Tomo V. a quem acompanhou a Portugal D. Fernando seu primo com irmao. Manoel o recebeo com toda aquella estimação, que merecia a sua pessoa, e na mesma fórma lha continuou ElRey D. Joao III. dando-lhe em todos os papeis publicos o tratamento de Primo.

Havia El Rey D. Duarte feito merce da Vil-Torre do Tombo, lib. 4.des Mythous tol.42. la de Vimiero (entao Lugar) ao primeiro Conde

de Odemira D. Sancho, por Carta feita em Santarem a 28 de Janeiro de 1437, na qual lhe dâ o tratamento de Sobrinho. Depois El Rey D. Affonso V. lhe fez doação ampla deste Senhorio por huma Carta passada em Lisboa a 5 de Julho de 1449, que principia assim: Dom Affonso por graça de Deos Liv. 3. dos Mysticos, Rey de Portugal, do Algarve, Senhor de Cepta, a fol. 125. quantos esta Carta virem fazemos faber, que confirando nos o grande devido, que comnosco há D. Sancho de Noronha, Conte Dodemira, nosso bem amado Primo, do nosso Conselho, e os muitos trabalhos, que há tevado por serviço de Deos em guerra de Mouros. E esso mesmo os grandes, e estremados serviços, que tem feito aos Senhores Reys meu Avo, e Padre, que Deos haja . . . e a nossos Reynos. Esso mesmo entendermos de receber delle dodiante, e querendolhe fazer graça, e merce de nosso motu proprio, e certa sciencia, e poder absoluto, em sembra com a muy alta, e excellente Princeza a Rainha Dona I/abel minha mother, que sobre todas prezamos, e amamos, e com o Infante D. Fernando, meu muito prezado, e amado Irmaao; Teemos por bem, e fazemoslhe merce livre, e pura, yrrevogavel doacom antre vivos valledoura deste dia para todo sempre para el , e para todos seus filhos, netos, e herdeyros lidimos descendentes per linha direita . . . . e . . . . el veherem do nosso Lugar do Vymyeyro, que de nos tinha em lua vida com todos leus termos Senhorio, e com todas luas renlas, e direitos, e jurdiçon Civel, e Crime, mero misto Impe-Tom.IX. Eece ii rio,

### 586 Historia Genealogica

rio, refervando para nos, e para noso fuccessores as alçadas, correiçom qual queremos, que el aja, e tenha, e logre, e possua como sua cousa propria, com todallas ditas rendas, e direitos, e jurdicom, e esta Doacom the fuzemos com comdiçom, que por morte do dito D. Sancho o dito Lugar nom feja partido antre .... mas, que sempre ande em huma pessoa so, s. em filho barom lydimo mayor, que a a sua morte tever filhos, e se os nom tever, que o hercará Neto baron lidimo mayor, e que estes seus filhos, e Netes, e herdeiros, que assy ouverem de herdar, e aver o dito Lugar seram leigos, e em tal perfeiçam de seu corpo, que pos. fao fervir a nos, ou a noffos fuccesfores, e ao Reyno. E acontecendo de o dito D. Sancho não ter ficho, ou Neto lidimo barcoens, tendo filha, ou filhas lici nas, que cada huma dellas herde, e aja o dito Lugar com todas as ditas rendas c. Em virtude desta merce gozou o Conde de Faro pelo cafamento da Condessa Dona Maria de Noronha o Senhorio de Vimieiro, que depois da morte da dita Condessa disputou D. Fernando de Noronha seu filho, em juizo contraditorio com seu sobrinho Dom Sancho de Noronha, IV. Conde de Odemira, e neto de Dom Sancho, III. Conde, e juntamente com seu filho D. Joao de Faro, o primeiro de sua segunda mulher a Condessa Dona Angela Fabra. Mostrou D. Fernando, que lhe pertencia o Senhorio da dita Villa por elle ser o siho varao mais antigo, que existia ao tempo da morte da Condessa Dona Maria

ria de Noronha fua mãy, filha do primeiro Conde D. Sancho, a quem fora feita a doação com a clausula referida: e com effeito, depois de larga contenda, lhe foy julgada esta Villa, que foy encorporada em huma Carta de Sentença del Rey D. Joao III. de que eu vi o original com o seu sello escrita em pergaminho, que se guarda no Cartorio da Casa de Vimieiro, tit. 1. mac. 1. num. 7. a qual acaba affim: Dada em a Cidade de Lisboa o dia, que se deu audiencia publica antre Author, e reos, 21. do mez de Agosto, ElRey o mandou pello Doutor Antonio de Lium, do seu Dezembargo, e Juiz de seus feitos, a que com outros Dezembargadores graduados foras Juizes no ditto feito. Gomes Eannes de Freitas, Efcrivão da Camara do ditto Senhor, e da Correição da Jua Corte, e Jeu Notario Geral em ella, e na fua Caza da Supricaçam a fez anno do nascimento de Nos. lo Telu Christo de 1532.

O mesmo Rey em virtude da Sentença lhe consirmou o Senhorio da dita Villa, por Carta passada em Evora a 19 de Dezembro do anno de 1533, e depois por outra Carta em Lisboa a 29 de Janeiro de 1542, que se guarda no dito Cartorio, tit. 1. maç. 1. n. 5. na qual concedeo a D. Fernando todas as jurídicçoens da dita Villa de poder dar Cartas de seguro per si, ou pelo seu Ouvidor, excepto no caso de morte, e resistencia, e de provimento de todos os ossissios, e outras regalias.

Era D. Fernando de Noronha ornado de excellentes cellentes virtudes, de sorte, que sobre a sua esclarecida pessoa brilhava o respeiro: assim soy escolhido para Mordomo mór da Rainha Dona Catharina, por Carta passada em Evora a 30 de Agosto de 1551: exercitou este grande lugar até que faleceo a 9 de Janeiro de 1552. Jaz sepultado em o Mosseiro de S. Francisco de Estremoz na Capella do mesmo Santo, que edificou para sepultura da sua Casa, e nella se vê o seguinte Epitasso:

Aqui jaz Dom Fernando, filho de Dom Affonso, Conde de Faro, Bisneto del-Rey Dom João o I. destes Reynos, e de Dona Maria, Condessa de Odemira, Bisneta del Rey Dom Fernando de Portugal, e de Dom Henrique de Castella. Faleceo a 9 de Janeiro de 1552. Foy Mordomo môr da Rainha nossa Senhora Dona Catharina, a primeira deste nome.

Casou com D. Isabel de Mello, irmãa de D. Diogo de Mello, de quem já fizemos mençao, por catar com sua subrinha D. Maria Manoel de Noronha, filha de seu irmão D. Francisco, e erao filhos de Gomes de Figueiredo, Commendador de Hortalagoa na Ordem de Santiago, Provedor de Evora,

Camereiro del Rey D. Affonso V. e seu Armador môr, e do seu Conseiho, que tambem soy algum tempo Veader da Cata do Principe Dom Affonso seu neto, e de Dona Leonor de Mello. Dona Itabel a 23 de Setembro de 1563, e jaz juntamente com seu marido, onde se lhe poz esta declaração:

Aqui jaz tambem Dona Isabel de Mello jua mulber, e faleceo a 23 de Setembro da era 1563.

Desle matrimonio nascerao os filhos seguintes: 14 D. FRANCISCO DE FARO, IV. Senhor de Vimieiro, de quem se tratará no Capitulo II.

D. DINIZ DE FARO, de quem daremos

conta no Capitulo XI.

D. AFFONSO HENRIQUES DE FARO, foy Copeiro môr do Principe D. Joao, pay delRey D. Sebafiiao, como affirma o infigne Joseph de Faria; porém morrendo seu irmao D. Sancho, mu. Faria, Illustração da dou de estado, e se fez Clerigo: no anno de 1568 1376. lhe fez ElRey merce de huma pensao de quatrocentos mil reis no Bispado de Viseu. Foy Deao da Capella do dito Rey, e depois da fua infelice morte, seguindo as partes do Prior do Crato nas alteraçõens, que entao houve, foy prezo no Caftello de Lisboa, donde foy levado para Caffella, e saleceo em Madrid em disgraça da Corte. D.

D. SANCHO DE FARO, foy Dead da Capella del Rey D. Sebastiao, Commendatario dos Mosteiros de Ansede, e Pedroso, e morreo eleito Bispo de Leitia, e como tal faz delle menção o Catalogo dos Bispos desta Igreja, que anda nas Collecçoens da Academia Real da Historia. no anno de 1569. Este he o mesmo D. Sancho, que appellida de Noronha Franco, na Bibliotheca Lusitana, que fez hum Tratado do Sacramento da Penitencia, impresso em Lisboa no anno de 1547, e tambem a Oração nas Cortes, que ElRey D. João III. fez em Almeirim no anno de 1544, para o Juramento do Principe D. Joao seu filho, que tambem se imprimio com a reposta do Doutor Lopo Vaz, Defembargador da Cafa da Supplicação, e Procurador de Lisboa.

14 D. Antonio de Faro, que segundo D. Antonio de Lima no seu Nobiliario, seguio a vida

Ecclefiaftica, e foy Clerigo.

14 D. MARIA DE NORONHA, foy fegunda mulher de D. Joao de Menezes, Senhor de Tarouca, Penalva, e outras terras, Governador, e Capitao hereditario de Tanger, Alcaide mór, e Commendador de Albufeira na Ordem de Aviz no Algarve, que se lhe deu pela de Cezimbra na Ordem de Santiago, que demittio para se dar ao primeiro Duque de Aveiro, Embaixador em Roma delRey D. Joao III. e soy sua segunda mulher, de quem nao teve successão.

D.

14 D. GUIOMAR DE NORONHA, que foy Freira da Ordem de S. Bernardo, no Mosteiro de Odivellas, onde foy Abbadessa.

14 D. Constança de Noronha, Freira da Ordem de Sao Bento, no Mosteiro de Semide, de

que foy Abbadessa.

14 D. Anna de Noronha, em Santa Cla-

ra de Coimbra, da Ordem Serafica.

14 D. GREGORIA DE NORONHA, D. AN-TONIA, E D. N. . . . . . Freiras da Ordem de S. Domingos, no Mosteiro do Paraiso de Evora.

#### CAPITULO II.

De Dom Francisco de Faro, IV. Senhor de Vimieiro.

14 Teve o primeiro lugar entre os filhos, que nascerao da esclarecida uniao de D. Fernando de Noronha, e Dona Isbel de Mello D. Francisco de Faro, que deixando o appellido de Noronha, quiz nesta linha perpetuar em seus descendentes o de Faro, em memoria de seu excesso avô o Senhor D. Asson, I. Conde de Faro. O Arcebispo de Caragoça D. Fradique de Portugal instituto hum Morgado, que gozou D. Francisco de Faro, e se conservou depois na sua posteridade. Tom. IX.

Succedeo em toda a Casa de seu pay, e soy IV. Senhor de Vimieiro, Commendador de Fonte Arcada na Ordem de Christo, Védor da Fazenda del-Rey D. Joao III. e do seu Conselho, Védor da Fazenda do Principe D. Joao seu filho, e depois de seu neto ElRey D. Sebastiao, e do seu Conselho de Estado, lugares, que occupou no tempo del-Rey D. Henrique, unico do nome. Foy Embaixador delRey D. Sebastiao a ElRey D. Filippe II. de Castella. Estes grandes lugares exercitados em diversos reynados, dao bem a conhecer, quaes erao os merecimentos, e talento de D. Francisco de Faro, em quem as virtudes competirao com o seu grande nascimento, habilitando-o igualmente pelo prestimo, do que pela pessoa, que sempre se sez digna de attenção dos Reys, a quem servio.

He costume na Corte de Portugal começarem os filhos dos Grandes, Senhores, e Fidalgos, a exercitarem-se de curta idade a servirem aos Reys no emprego de Moços Fidalgos, que he o primeiro soro, em que entraó pela sua idade a fervir no Quarto da Rainha, e delRey, até que a idade os habilita para cingirem espada, e depois com o tempo tem o accrescentamento do soro, e moradia. Entrou D. Francisco a servir no Paço de Moço Fidalgo no anno de 1530, de que se lhe passou Aurá a 2 de Outubro do reserido anno, e tanto que a idade se avançou para cingir espada, soy accrescentado a Fidalgo Escudeiro com a moradia de cin-

Prova num. 16.

co mil e quinhentos reis, e alqueire e meyo de cevada por dia, por Alvará de 9 de Agosto de 1538. Passou a servir em Africa com muitos homens à sua custa, e dando mesa a muitos Fidalgos com muito luzimento, se achou no Cerco de Casim, onde foy armado Cavalleiro, e depois na celebre expedição de Tunes, aonde acompanhou ao Infante D. Luiz, mostrando em toda a parte o esclarecido sangue, que herdara, porque sobre valor tinha prudencia, e talento, que o habilitarao para occupar os mayores lugares do Reyno. Depois do referido foro, foy accrescentado a Fidalgo Cavalleiro em attenção de fer feito Cavalleiro no fitio de Cafim, e fe lhe deu moradia de sete mil duzentos e cincoenta reis, de que se lhe passou Alvará a 25 de Outubro de 1567, e este he o ultimo accrescentamento dos foros da primeira Ordem da Casa Real Portugueza, que nós quizemos declarar para tirar o abufo introduzido universalmente, de que o mayor foro he o de Moço Fidalgo, vendo que a grande pessoa de D. Francisco de Faro teve depois do exercicio daquelle os accrescentamentos de Escudeiro, e Cavalleiro, porque este he o estylo conservado do antigo na nossa Corte, o qual se observa entre toda a primeira Nobreza, excepto nos que gozaó Grandeza, e titulo, porque ainda que antes tivessem pelo foro moradia, a perdem pelo assentamento, que he huma certa quantia, que cada hum logra conforme a dignidade, e titulo, que lhe foy conferido. Tom. IX. **F**fff ii Deve

Deve reflectirse, o que escreveo o Chronista Andrade, Chronica del- Francisco de Andrade na Chronica del Rey Dom Riy D. Jeas III. part Joa III. dizendo, que quando este dera Casa ao Principe D. Joso seu filho, fizera merce a D. Francisco de Faro das entradas da Camera do Principe. em quanto nao lhe declarava outra merce, que lhe esperava fazer, mostrando, que com esta satisfazia à pessoa de D. Francisco. Depois o nomeou Vé. dor da Fazenda do Principe, por Alvará paffado em Almeirim a 5 de Fevereiro de 1551, lugar, que já havia exercitado no ferviço delRey feu pay. Succedeo na Regencia do Reyno pela morte del-Rey D. Joao a Rainha Dona Catharina, na menoridade de seu neto ElRey D. Sebastiao, e nomeou para mandar a Castella por seu Embaixador a D. Francisco de Faro a visitar ElRey D. Filippe II. seu tio, que se achava viuvo, e significarlhe o sentimento da morte da Rainha de Inglaterra sua esposa, que salecera a 17 de Novembro de 1558, a qual era filha de Henrique VIII. de Inglaterra, e da Rainha Dona Catharina, Infanta de Hespanha, tia da Rainha Dona Catharina, que tambem da fua parte mandava com a mesma commissão a D. Francisco, como se vê na Instrucção Original, feita em Lisboa a 21 de Janeiro de 1559, que se guarda no Cartorio da Casa de Vimieiro.

Torre do Tomb.liv.g. da Chancellaria delRev D. Szballizó, pag. 79. liv. 24. verl.

Depois de voltar desta missão, proveo EIR ey a D. Francisco de Faro no lugar de Védor da sua Fazenda, por hum Alvará feito em Lisboa a 8 de Julho

Julho de 1562, e delle consta, que já servira a mesma occupação em vida delRey seu avô: e por outro Alvará lhe fez merce de humas casas em Almeirim, o qual foy passado na dita Villa a 13 de Fevereiro de 1569, e diz: D. Francisco de Faro, meu muito amado fobrinho, do meu Confelho, e V edor da mi. nha Fazenda. A Rainha D. Catharina o estimou muito, honrando a sua pessoa em todas as occafioens, que se offerecerao no seu tempo: assim quando morreo sua irmãa Dona Maria, lhe mandou os pezames, por Carta escrita em Almeirim a 11 de Outubro de 1569. E por outra Carta da mesma Rainha, se vê quaes erao os merecimentos de D. Francisco de Faro, que merecerao, que quando se achava offendido, e fentido, a Rainha com fingular benignidade o consolasse. Foy o caso, que mandou ElRey retirar da Corte a D. Francisco, e devaçar do seu procedimento. Sentio justamente D. Francis. co este desabrimento, porque os seus merecimentos erao dignos de outra bem differente demonstração: participou à Rainha a consternação, em que se achava, a qual lhe respondeo com a Carta seguinte:

"D. Francisco de Faro, sobrinho. Eu a Rai-"nha vos envio muito saudar, como aquelle, que "muito prézo. Vié este vosso escrito, em que ma "fazeis saber o recado, que Simas Cabral vos deu "da parte do Senhor Rey meu neto, de que recebi "muita pena, assim polla que vós tereis, como pol-"lo modo, que se tem de proceder com-vosco, de " que vos nao deveis maravilhar por muitas rezo-"ens, que vós muito bem entendeis, e nenhuma " acho para vos não deixar estar em Lisboa, senão " fer esle o lugar onde parece, que se tirou, ou , ainda cudo se tira a devaça, e onde segundo a "Carta de Sua Alteza, nao quer, que vos esteis , entretanto, que se tira, mas eu consio em Nosso "Senhor, que asi se mostrará nella vossa innocencia, " que com muito avantajada honra se recompensem , as que agora vos parecem deshonras, que verda-" deiramente padecendo sem culpa o nao sao: pois , fo, o que não se ha de haver por deshonrado, fol-"gara eu faber, en que vos poder aproveitar nefta " parte, mas porque nao dao de si estes tempos po-"der eu fazer, o que dezejo, tenho esperança em "N. Senhor, que elle o faça de maneira, que vós , tenhaes consolação, e eu esté livre do sentimen-, to, que tenho de vos ver sem ella. Escrita em "Enxobregas a vj. de Junho de 1570.

#### RAINHA.

E no sobrescrito. Por A Rainha = A Don Francisco de Faro, meu muito presado sobrinho.

Desta benigna Carta, em que a Rainha honra a D. Francisco com tao singulares expressoes, nao só mostra a benignidade da Rainha, mas o seu sublime talento no modo, com que se explica, e no que nao diz, porque D. Francisco o nao ignorava.

po-

porém o claro procedimento, com que havia obrado nos feus empregos, prevaleceo contra a emulação, porque ElRey reconhecendo o mal informado que estava para aquelle procedimento, honrou a Dom Francisco com o supremo lugar do seu Conselho de Estado, e lhe deu o lugar de Védor da fua Fazenda, como fe vê do Alvará feguinte:

"Eu ElRey faço faber aos que este Alvará "virem, que eu ey por bem, e meu servisso, que " o Conde de Vimioso - meu muito amado so-"brinho, do meu Confelho de Estado, e Veador ", da minha fazenda firva, entenda no despacho dos "negocios da repartição da India, e Africa; e D. "Francisco de Faro meu muito honrado sobrinho, , do meu Confelho de Estado, e Vedor de minha "fazenda, nos negocios da repartição dos Contos, e Liv. dos Regimentos , D. Alvaro de Castro, do meu Conselho de Esta
a 26. de Novembro de " do, e Vedor de minha fazenda, nos negocios da re. 1573. " partição do reino, nas quaes repartiçõens servirão , por hum anno, que se acabará no mez de Outubro, ,, que vem de 1574, conforme meus regimentos: no-" teficolho assim, e lhes encomendo, e mando, que "firvaő cada hum na repartiçaő, que lhe pertencer , por este Alvará, que se registará no livro das lem-", branças de minha fazenda, e se cumprirá, posto " que nao feja passado pella Chancellaria, sem em-"bargo da Ordenação en contrario, Duarte Dias, " meu Secretario o fez em Evora a 21 de Outubro " de 1573.

REY.

Con-

Continuou neste honorifico emprego, até que pela fatal morte delRey D. Sebastiao succedeo ElRey D. Henrique no Throno de l'ortugal, e se servio de D. Francisco nos referidos empregos, como se vê de hum Alvará, que principia: Eu ElRey faco faber aos que este meu Alvarà virem, que pella muita confiança, que tenho em Dom Francisco de Faro, meu muito amado sobrinho, do meu Conselho de Estado, que as couzas de meu servisso fará com a inteireza, e fidelidade, que convem. Ey por bem, que elle firva de Vedor de minha fazenda coc. e para fir-. meza de todo lhe mandei dar este meu Atvará, que ey por bem, que valha, e tenha força, e vigor, como se fosse Carta em meu nome por mim assinada, e passada pella minha Chancellaria, sem embargo das Ordenaçõens em contrario, Alvaro Pires o fez em Lifboa a 6 de Outubro de 1578. Faleceo finalmente D. Francisco de Faro no anno de 1580, pouco antes, que ElRey D. Henrique, cheyo de annos, e merecimentos, porque depois de ter na guerra de. Arifca servido com valor, e luzimento, sustentan. do muitos fronteiros à sua despeza, tendo mesa aberta para Fidalgos, e no Reyno mostrado o seu zelo, e prestimo nas ministrarias, que occupou, e no Gabinete nos despachos, e negocios da Monarchia, lugares, que occupou em tres reynados, como vimos, no del Rey D. Joao III. a quem a suapessoa foy muy grata, e à Rainha Dona Catharina fua mulher, que o estimou como mereciao os seus diffin-

distinctos serviços; e sendo do Conselho de Estado, e do Despacho del Rey D. Sebastiao seu neto, mostrando o seu zelo no accrescentamento, que pelo seu zelo, e industria tiverao as rendas Reaes. expedindo armadas confideraveis, fazendo lavrar consideraveis sommas de dinheiro pelo cuidado, com que fazia ir a prata à Casa da Moeda, e outras muitas coufas em ferviço a esta Coroa, com tanta honra, que em todos os Reys do seu tempo achou acolhimento, e attenção, não só pela representação da sua pessoa, mas pelo seu grande prestimo.

Cafou tres vezes, a primeira com Dona Mecia Henriques de Albuquerque, Senhora de Barbacena, Dama da Rainha Dona Catharina, filha unica de Jorge de Albuquerque, Capitao de Malaca, e de fua mulher Dona Anna Henriques, filha de D. Affonso Henriques, Senhor de Barbacena, Alcaide môr de Portalegre, e de Dona Lucrecia Pereira de Berredo, filha de Lopo Mendes de Vasconcellos, Commendador das Entradas; e deste matrimonio teve os filhos seguintes:

\* 15 D. FERNANDO DE FARO, III. Senhor de Barbacena, no Capitulo IV.

D. JORGE DE FARO, que passou com El Rey D. Sebastiao a Africa no anno de 1578, e morreo na batalha de Alcacer sem ter tido estado.

D. Anna Henriques, que não teve eftado.

Tom.IX.

Gggg

D.

600

15 D. MARIA DE NORONHA: nella nomeou feu pay hum Padrao de huma tença com licença delRey, por Provisão passada a 8 de Fevereiro de 1579, que está no Liv. 14. fol. 272. da sua Chancellaria.

Casou com Fernao Telles de Menezes, Governador da India, e depois do Algarve, General da Armada do Consulado, do Conselho de Estado, e Presidente do da India, Commendador de Santa Maria da Louzãa na Ordem de Christo, e da de Moura na Ordem de Aviz, e nao tendo successão, empregarao os seus cabedaes em obras pias, e forao grandes bemseitores do Mosteiro das Carmelitas Descalças, e ambos sundarao a Casa do Noviciado da Cotuvia, adonde jazem na Capella môr, e nella se lê o seguinte Epitasso:

Aqui jaz Fernaõ Telles de Menezes, filho de Braz Telles de Menezes, Camereiro môr, e Guarda môr, e Capitaō dos Ginetes, que foy do Infante Dom Luiz, e de Dona Catharina de Brito Jua mulher, o qual foy do Confelho de Estado de Es Rey nosso Senhor, e Governador dos Estados da India, e do Reyno do Algarve, e foy Regedor da Justiça da Casa da Supplicação, e Presidente

dente do Conselho da India, e partes Ultramarinas, e sua mulher D. Maria de Noronha, filha de D. Francisco de Faro, Védor da Fazenda dos Reys Dom Sebastiao, e D. Henrique, e de Dona Mecia de Albuquerque, sua primeira mulher, os quaes dotarao esta Casa da Approvação da Companhia de Julu, e tomarao esta Capella môr para seu jazigo. Faleceo Fernao Telles de Menezes a 26 de Novembro de 1605, e D. Maria de Noronha a 7 de Março de 1623.

Casou segunda vez com Dona Guiomar de Castro, Dama da Infanta Dona Maria, filha del-Rey D. Manoel: era filha de Matheus da Cunha, Senhor de Pombeiro, e de Dona Leonor de Menezes, filha de D. Pedro de Menezes, I. Conde de Cantanhede, e de sua terceira mulher a Condessa Dona Guiomar Coutinho, filha de D. Tristas Coutinho, aquelle Fidalgo, que morreo no combate da ponte de Gamora na guerra del Rey Dom Asson Gora, Chrom, do Prin-V. com Castella; e deste matrimonio teve

15 D. FRANCISCO DE FARO, I. Conde de Vimieiro, Capitulo V.

Tom.IX.

Gggg ii

D.

\* 15 D. MARIANNA DE LENCASTRE, como diremos adiante no Capitulo III.

15 D. SANCHO DE FARO, que morreo sem

geração.

Casou terceira vez com D. Maria de Mendoça, viuva de D. Manoel de Lima, e filha de Manoel Corte-Real, Capitas Donatario da Ilha Terceira, e da de S Jorge, do Conselho del Rey D. Manoel, e de sua mulher D. Brites de Mendoça, Dama da Rainha D. Catharina, e filha de Inigo Lopes de Mendoça de Valhadolid, filho de Ruy Dias de Mendoça, dos Senhores de Almaçan, e deste matrimonio nas teve successão, e ella casou terceira vez com Joas Gomes da Sylva, Alcaide môr, e Commendador de Cea na Ordem de Aviz, do Conselho de Estado, Regedor das Justiças, e foy sua segunda mulher, e tambem sem successão.

#### CAPITULO III.

De Dona Marianna de Lencastre.

15 Poy unica filha D. Marianna de Lencastre de D. Francisco de Faro, IV. Senhor de Vimieiro, e de sua segunda mulher D. Guiomar de Castro: uniformemente todos os Nobiliarios das a esta Senhora o appellido de Lencastre; não podemes alcançar o motivo deste capricho,

cho: he certo, que por descendente daquella Familia nao soy, porque segundo o uso costumavao as Senhoras tomar os appeilidos, e nomes de suas avós, e os desta Senhora forao de disferentes Familias, como se vê na Arvere adiante, a qual depois de viuva soy Aya do Principe D. Theodosso, e morreo a 3 de Dezembro de 1643. Jaz no Mosteiro do Carmo de Lisboa na Sacristia, com este Epitafio:

Sepultura de D. Marjanna de Lencaftro, filha de D. Francisco de Faro, IV. Neto des R. y D. Joao o I. por baronia, e de Dona Guiomar de Castro, mulher que foy de Luiz da Sylva, do Conselho de Estado, Veador da Fazenda, e Mormodo môr. Falecco a 3 de Dezembro de 1643, sendo Aya do Principe Dom Theodosso.

Cafou com Luiz da Sylva, Alcaide môr, e Commendador de Cea na Ordem de Aviz, que foy Governador da Relação do Porto, Veador da Fazenda, e do Confelho de Estado, e servio algum tempo de Mordomo môr, Padroeiro do Mosteiro das Chagas de Lamego. Morreo a 18 de Setembro de 1636. La com súa mulher na Sacristia do Carmo de Libboa, enterro seu, com este Letreiro.

Aqui jaz Luiz da Sylva, filho de Foaö Gomes da Sylva, e de Dona Guiomar Henriques, do Confelho de Estado, e Védor da Fazenda deste Reyno de Portugal. Faleceo a 18 de Setembro de 1636.

E deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

\* 16 JOAO GOMES DA SYLVA.

\* 16 FERNAM TELLES DE MENEZES, I. Conde

de Villar-Mayor, ¿. II.

16 FRANCISCO DA SYLVA, foy Clerigo, Deputado da Inquifiça dde Lisboa, aonde morreo moco no anno de 1629. Teve a

17 Luiz da Sylva, nasceo a 27 de Outubro de 1626, soy Frade da Ordem da Santissima Trindade: e tendo sido Mestre em Theologia na sua Religiao, e Reytor do Collegio de Coimbra, soy nomeado Bispo de Titiopoli, para fazer os Pontisicaes na Capella Real no anno de 1670, e sagrado a 30 de Agosto do anno seguinte. El Rey D. Pedro sendo Principe Regente o sez Deputado da Junta dos Tres Estados, e Deao da Capella Real, e depois Bispo de Lamego; e nesta Cidade entrou a 22 de Junho de 1677, e transferido para o da Guarda, entrou na dita Cidade a 6 de Junho de

de Junho de 1684, e fez imprimir as suas E no anno de 1691 a 6 de Constituicoens. Janeiro, foy promovido por ElRey D. Pedro à Igreja Metropolitana de Evora, e tomando posse della pelo seu Coadjutor o Bispo de Targa D. Frey Bernardino de Santo Antonio, entrou neste Arcebispado a 23 de Janeiro do anno feguinte, e foy hum dos exemplares Arcebispos, e esmoleres, que teve esta Diocesi : nella fundou, e dotou em Estremoz a Casa dos Padres do Oratorio de S. Filippe Neri: fez grandes esmolas nesta, e nas Prelafias, que occupara, e obras dignas de hum bom Pastor; soy douto não só na sua Profisso, mas ainda no Direito Canonico; prégava excellentemente, e o fez nas suas Igrejas, e em muitas de Evora. Morreo com grande sentimento das suas ovelhas, que com publicas Preces, e Procissoens pediao a Deos lhe augmentasse a vida, que lhe faltou, deixando evidentes finaes da fua predestinação a 13 de Janeiro de 1703; e jaz na Sé de Evora, onde na Sepultura se lhe poz o seguinte Epitasio:

Sepultura do Senhor Dem Frey Luiz da Sylva Telles , Religioso da Santissima Trindade, de illustre familia dos Sylvas Telles , Mestre em Theologia , Bispo, e Deao e Deaō da Capella Real, da Junta dos Tres Estados, Bi/po de Lamego, e da Guarda, Arcebisco de Evora, insigne no Pulpito, magnifico bemfeitor das Santas Igrejas, singular esmoler para as Religioens, admiravel na caridade para os pobres, e perfeito exemplar de Prelados. Faleceo em Evora com dicosa morte, aos 13 de Janeiro de 1703, aos setenta e seis da sua idade; viverá para sempre a memoria das suas virtudes.

ANTONIO TELLES DA SYLAA, entrou fendo moço na Religiao de Malta, que nao professou, e de todo a largou; achou-se na restauração da Bahia no anno de 1625: depois no de 1635 foy Capitao mot das naos da India; achou-se na felice Acclamação do Senhor Rey D. João IV. que o mandou por Governador do Estado do Brasil com a promessa do titulo de Conde, e voltando para o Reyno, tendo governado fete annos, no de 1650 se perdeo o navio, em que vinha, de que era Capitao de Mar, e Guerra Alvaro de Carvalho, e dando à costa em Buarcos, morreo asogado, e deixou por seu herdeiro a seu irmao Fernao Telles, e instituio humas Capellas na Misericordia de Lisboa, e deixou outros legados pios: nao casou, nem teve fucceffao. D.

- 16 D. MARIA, que nao casou.
- 16 D. ISABEL.
- 16 D. GUIOMAR.
- 16 D. CATHARINA.
- 16 D. ANTONIA.
- 16 D. MAGDALENA.

16 D. Anna, todas seis Freiras nas Chagas

de Lamego, Padroado da sua Cata.

"16 JOAM GOMES DA SYLVA, filho primeiro, fuccedeo na Casa de seu pay Luiz da Sylva, e soy Alcaide môr, e Commendador de Cea na Ordem de Aviz, e de Seda; occupou varios póstos, e soy Governador das Armas da Comarca de Setuval, e depois da Acclamação Governador da Relação do Porto, de donde passou para Regedor da Casa da Supplicação de Lisboa, lugar, que exercitou muitos annos com respeito.

Casou com Dona Joanna de Tavora, filha de D. Joas de Menezes, Commendador de Vallada na Ordem de Christo seu primo, e de D. Francisca de Tavora sua primeira mulher, herdeira de Gonçalo Tavares; e deste matrimonio teve os si-

lhos feguintes:

17 D. MARIANNA DA SYLVA DE LENCAS-TRE, que foy sua herdeira, e morreo no anno de 1699, tendo casado no de 1659 com D. Luiz da Sylveira, 1!. Conde de Sarzedas, e a sua successafica escrita no Livro VI. Capitulo V. do Tomo

V. pag. 242. Tom.IX.

Hhhh

17 D. JOANNA DE TAVORA, foy Dama da Rainha Dona Luiza; caíou com Simao de Vasconcellos e Sousa, a qual depois da sua morte, soy Dona de Honor da Rainha da Grao Bretanha, e

da fua fuccessao já démos noticia.

17 D. FREY ANTONIO TELLES, illegitimo, que foy Religioso da Ordem de S. Bento, Bispo do Funchal na Ilha da Madeira, de que tomou posse em 29 de Abril de 1675, e no de 1680 em 9 de Junho celebrou Synodo na sua Igreja, e tendo-a governado sete annos, morreo no de 1682.

#### §. I.

\* 16 Fernam Telles de Menezes, I. Conde de Villar-Mayor, por merce delRey D. Joao IV. Commendador de Moura na Ordem de Aviz, Alcaide môr, e Commendador môr de Albufeira na mesma Ordem. Servio sendo moço em Flandres, e Italia, e depois no Brasil. Nas Cortes, que se celebrarao no anno de 1641 depois da Acclamação, sez Fernao Telles o Ossicio de Alseres môr: soy Governador das Armas da Beira, e da Cidade, e Relação do Porto, Regedor das Justiças, Mordomo môr da Rainha D. Luiza Francisca de Gusmão, e do Conselho de Estado.

Casou com D. Marianna de Mendoça, filha de Simao da Cunha, Trinchante del Rey, e de sua mulher D. Luiza de Almeida, e tiverao os filhos seguintes:

Luiz

17 Luiz DA SYLVA, que padecia muitos achaques, e tomou a Roupeta da Companhia de JESUS, e morreo no anno de 1665, havendo cinco, que cegata.

\* 17 Manoel Telles da Sylva, I. Marquez

de Alegrete.

17 D. Luiza da Sylva, que foy Dama da Rainha Dona Luiza, e com admiravel refoluçad desprezando o mundo, tomou o habito de Capucha na Madre de Deos de Lisboa.

17 D. MARIA DA SYLVA, fendo Dama da mesma Rainha, seguio o exemplo de sua irmãa, e

foy Frei:a no mesmo Mosteiro.

17 MANOEL TELLES DA SYLVA, succedeo na Cafa de seu pay, e no Morgado, que instituio seu tio Antonio Telles da Sylva com a obrigação deste appellido. Foy I. Marquez de Alegrete, II. Conde de Villar-Mayor, Senhor de Alegrete, Alcaide môr, e Commendador de Albufeira, e Commendador de Moura na Ordem de Aviz, e das Commendas dos Azeites, e Lagares de Soure na Ordem de Christo, Gentil-homem da Camera dos Reys D. Pedro II.e D. Joao V: e do Conselho de Estado, e do feu Despacho. Achou-se no anno de 1663 na Restauração de Evora, sendo Coronel de hum Terço das Ordenanças de Lisboa. Foy Regedor das Justiças, de que tomou posse a 24 de Setembro de 1669; Védor da Fazenda, em que entrou a 13 de Outubro de 1672. No anno de 1686 a 8 de Dezembio, fahio Tom IX. Hbbb ii

sahio de Lisboa, e passou a Alemanha com o caracter de Embaixador Extraordinario à Corte de Heydelberg a concluir o segundo casamento del Rey D. l'edro II. Naquella Corte fez a sua entrada publica no ultimo de Junho de 1687, e a 2 do seguinte mez, em virtude da procuração, que tinha, se recebeo com a Rainha Dona Maria Sofia, que conduzio a Portugal. Foy hum dos mais excellentes Ministros de Estado, que teve este Reyno, com grande talento para os negocios, e admiravel modo na refolução delles; prempto nas execuçõens, e com grande erudição na Historia profana, e muita applicaçao, e genio às bellas letras; compoz com grande pureza, e elegancia na lingua Latina, como se vê na Vida delRey D. Joao II. que temos impressa, a fegunda vez na Haya no anno de 1712, e a primeira em Lisboa no de 1689: e tendo servido na Patria com zelo do bem publico todos os lugares, que exerceo com definteresse, e independencia, conseguindo em todos honra, e boa fama, faleceo em Lisboa a 12 de Setembro de 1709. Jaz na Sacristia do Convento do Carmo.

Cafou com Dona Luiza Coutinha, filha de D. Nuno Mafcarenhas, Senhor de Palma, Commendador de Caftello de Vide, e de Dona Brites de Caftellobranco, filha de D. Francisco de Caftellobranco, II. Conde de Sabugal, Meirinho môr de Portugal, Senhor das Villas de Lanhoso, Santa Cruz de Riba de Tamega, Cinfaens, Sinde, e Aze-

re,

re, &c. e deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

\* 18 FERNAM TELLES DA SYLVA, II. Mar-

quez de Alegrete.

18 Nuno da Sylva Telles, nasceo a 3 de Fevereiro de 1666. Foy Deao da Sé de Lamego, Conego na de Evora, Sumilher da Cortina del Rey D. Pedro II. e do seu Conselho, Deputado da Inquisiçao de Lisboa, e da Mesa da Consciencia, e Ordens, Lente de Canones na Universidade de Combra, de que depois soy Reytor, e Resormador; e quando as Igrejas de Portugal puderao ter nelle hum excellente Pastor, morteo no anno de 1703.

18 ANTONIO TELLES DA SYLVA, nasceo a 11 de Mayo de 1667. Foy Arcediago na Sé de Lisboa, Lente de Canones na Universidade de Combra, bom letrado, erudito, e muy favorecido das Musas, de sorte, que a sua soy huma das melhores do seu tempo. Morreo a 20 de Agosto de

1699.

18 JOAM GOMES DA SYLVA, Conde de Ta-

rouca, como adiante diremos.

18 D. MARIANNA FRANCISCA DE CASTEL-LOBRANCO, naíceo a 25 de Dezembro de 1664. Casou com Francisco de Mello, Monteiro môr do Reyno, e morreo de parto em 11 de Mayo de 1701 de hum menino, que nasceo morto, e soy o unico, que teve.

18 D. Margarida Coutinho, nasceo a 30 de

de Janeiro de 1674. Foy Menina da Véla da Rainha Dona Maria Francisca de Saboya, e depois Dama da Princeza D. Isabel Luiza Josepha. Casou em 1689 com D. Pedro Manoel, V. Conde de Atalaya, como veremos no Livro XII. e morreo em 19 de Novembro de 1695.

18 D. CATHARINA DE MENEZES, nasceo a 29 de Fevereiro de 1677. Casou com D. Filippe de Sousa, Capitas da Guarda Alemãa, Deputado da Junta dos Tres Estados, e da sua successão diremos em outra parte.

18 D. Isabel Auta, nasceo a 15 de Novembro de 1668, e he Freira nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa, onde soy duas vezes Abbadessa: as suas virtudes a fazem tas estimavel, como o seu illustre nascimento; porque sendo dotada, como todas as suas irmãas, de discriças, prudencia, e gravidade, unio aos dotes da natureza huma singular observancia do rigido Instituto, que professo.

18 D. FRANCISCA COUTINHO, nasceo a 3 de Setembro de 1686. Casou em 24 de Setembro de 1699 com D. Francisco de Portugal, II. Marquez de Valença, VIII. Conde de Vimioso, como se verá no X. Livro.

18 Bernardo Telles, havido fóra do matrimonio. Foy Monge de Cifter no Convento de Alcobaça, Abbade no feu Collegio de Coimbra, e Lente Conductario em Theologia naquella Universidade

versidade, Qualificador do Santo Officio, Examinador dos Tres Ordens Militares, douto, modesto, e crudito: morreo moço no anno de 1716. As suas virtudes o saziao digno de grandes lugares, que se m duvida occuparia, senao acabara moço.

FERNAM TELLES DA SYLVA, nasceo a 15 de Julho de 1662. Succedeo na Casa ao Marquez feu pay, e tambem nas virtudes, e lugares: foy em sua vida II. Marquez de Alegrete, III. Conde de Villar-Mayor. Foy Deputado da Junta dos Tres Estados, seito a 8 de Agosto de 1694: achou-se na Campanha da Beira no anno de 1704, fendo hum dos Ajudantes Reaes del Rey D. Pedro; e depois no anno de 1707 Embaixador Extraordinario à Corte de Vienna ao Emperador Joseph, para onde partio a 25 de Outubro do dito anno a ajustar o casamento delRey D. Joao V. com a Archiduqueza Dona Maria Anna de Austria; e tendo feito a sua entrada publica naquella Corte a 7 de Junho de 1708, conduzio a Rainha a Portugal. Foy Gentil-homem da Camera do mesmo Rey, do seu Conselho de Estado, Védor da sua Fazenda, feito a 19 de Outubro de 1711, e hum dos Directores, que elle nomeou, quando instituio a Academia Real, ornado de erudição, modestia, inteireza: eloquente na composição da lingua Latina, em que escreveo a Historia do Bispado de Elvas, muy versado nas boas letras, excellente Poeta, assim na lingua Latina, como na propria, e fobre tao admiraveis

raveis partes foy pio, e devoto. Faleceo a 7 de

Julho de 1734.

Caíou com Dona Elena de Noronha, viuva de D. Eflevao de Menezes, Senhor da Cata de Tarouca, filha de D. Thomás de Noronha, III. Conde dos Arcos, Gentil-homem da Camera do Principe D. Theodofio, do Contelho de Eflado delRey D. Affonfo VI. e Prefidente do Confelho Ultramarino, e da Condessa Dona Magdalena de Borbon, filha do I. Conde dos Arcos, e deste matrimonio teve esclarecida successão.

\* 19 Manoel Telles da Sylva, III. Mar-

quez de Alegrete.

\* 19 THOM'AS TELLES DA SYLVA, XII. Vifconde de Villa-Nova da Cerveira, de quem fa-

remos logo menção.

19 Nuno da Sylva Telles, nasceo a 28 de Agosto de 1685, e seguio a vida Ecclesiastica. Foy Thesoureiro môr de Guimarães, Somilher da Cortina de S. Magestade, Deputado do Santo Officio na Inquisição de Lisboa, e da Mesa da Consciencia, e Ordens, e ao presente do Conselho de S. Magestade, e do Geral do Santo Ossicio, Conego da Sé de Elvas, e hum dos cincoenta Academicos do numero da Academia Real da Historia, em que lhe forao distribuidas as Memorias do Bispado do Porto, de que depois soy Censor, e he Secretario, dignissimo dos mayores empregos, porque he exemplar, douto, e modesto.

\* 19 ANTONIO TELLES DA SYLVA, Senhor de Ficalho, adiante.

19 D. MARIANNA DE CASTELLOBRANCO, nasceo a 7 de Junho de 1684. Casou com Dom Miguel Luiz de Menezes, III. Conde de Valadares, como dissemos em outro lugar.

19 D. ISABEL COUTINHO, nasceo a 10 de Outubro de 1687, e he Freira das Capuchas do reformadissimo Mosteiro da Madre de Deos de Lis-

boa.

19 D. MARIA, morrerao de tenra idade.

Manoel Telles da Sylva, nasceo a IQ 16 de Fevereiro de 1682. Foy III. Marquez de Alegrete, e IV. Conde de Villar-Mayor, Senhor de Alegrete, Gentil-homem da Camera delRey D. Joao V. Commendador das Commendas de Albufeira, de S. Joao da Villa de Moura, Santa Maria de Rio Mayor, todas da Ordem de Aviz, das de Sao Joao de Alegrete, Santa Maria de Soure, Nossa Senhora dos Mortinhos de Porto de Moz, S. Quintino de Monte Grasso, e de S. Pedro de Fins de Couleles na Ordem de Christo. Na Instituição da Academia Real o nomeou ElRey Secretario perpetuo della, e lhe foy distribuida a Historia da mesma Academia, de que no anno de 1727 imprimio o primeiro Tomo: tambem tem impresfo hum Livro de Epigrammas na lingua Latina, em que se vê a propriedade, agudeza, e conceito, que Tom.IX. Iiii

nao cedem aos mais celebres de Oven, porque o Marquez soube perseitamente a lingua Latina, e a materna, em que a sua Musa não era menos feliz: soube a Italiana, e a Franceza, desta traduzio na Portugueza o Livro da Arte de andar a cavallo, que escreveo o Duque Neucastel, que dedicou ao Duque de Cadaval seu cunhado : nesta obra teve hum grande trabalho, de que se seguiao curiofas, e uteis conferencias com os profellores daquella bellissima, e difficultosa Arte com grande utilidade da Obra. Compoz huma Inftrucção para seu neto aprender a Historia Portugueza, que reduzio a hum Epitome, e depois a geral da Europa: e se a vida lhe nao fora tao curta, e já embara. çada com negocios politicos, pudera deixar na republica das letras muitos mayores testemunhos da fua applicação. Foy finalmente o Marquez Manoel Telles verdadeiro retrato das virtudes de seu pay, e successor das de seu grande avô o Marquez Manoel Telles; achou-se na Campanha da Beira acompanhando a ElRey Dom Pedro no anno de 1704, dando do seu valor não vulgares mostras. porque nelle se virao todas aquellas partes, que sao proprias para conseguirem estimação das gentes, porque sobre hum excellente talento, foy muy fino na amisade, cortez, attento: professou sempre verdade revestido de modestia, e tao bem quisto, que na Corte deixou faudosa memoria. a 9 de l'evereiro de 1736.

Cafou

Casou em 8 de Setembro de 1698 com a Marqueza Dona Eugenia de Lorena, que morreo a 24 de Março de 1724: era filha do Duque de Cadaval D. Nuno, e de sua terceira mulher a Duqueza D. Margarida de Lorena; e desta esclarecida uniao teve secunda successão.

\* 20 FERNAO TELLES DA SYLVA, V. Conde de Villar-Mayor, e IV. de Alegrete, em quem se continúa.

20 Nuno da Sylva, nasceo a 5 de Novembro de 1709, e sendo destinado para a vida Ecclesiastica, soy Thesoureiro mór da Sé de Lamego, que renunciou para casar com Dona Maria da Gama, VII. Condessa da Vidigueira, IV. Marqueza de Niza, como diremos no Livro X.

20 D. MARGARIDA ANNA ARMANDA DE LORENA, naíceo a 26 de Janeiro de 1700. Caíou com seu primo com irmao, e tio D. Estevao de Menezes, V. Conde de Tarouca, como adiante se verá.

20 D. ELENA DE LORENA, nasceo a 3 de Fevereiro de 1704. Casou com Dom Manoel de Assiz Mascarenhas, III. Conde de Obidos, Meirinho môr, como se disse no ¿. II. pag. 103. deste Livro.

20 D. Anna Clara DE Lorena, nasceo a 12 de Agosto de 1710, e morreo cumprindo tres annos.

20 D. Luiza de Lorena, nasceo a 5 de Tom.IX. Ini ii FeFevereiro de 1712. Casou com D. Joseph de Portugal, IX. Conde de Vimioso seu tio, como diremos no Livro X.

20 D. MARIA DE LORENA, nasceo a 20 de Junho de 1716, morreo a 17 de Janeiro de 1742. Casou a 17 de Agosto de 1733 com D. Pedro de Noronha, III. Marquez de Angeja, como diremos no dito Livro X.

FERNAO TELLS DA SYLVA, nasceo a 8 de Outubro do anno de 1703, IV. Marquez de Alegrete, V. Conde de Villar-Mayor, Senhor da Villa de Alegrete, Commendador das Commendas de Albufeira, S. Joao da Villa de Moura, Santa Maria de Rio Mayor, das de S. Joao de Alegrete, Nossa Senhora dos Mortinhos de Porto de Moz, Santa Maria de Soure, Santo Quintino de Monte Grasso, e de S. Pedro de Fins na Ordem de Christo, e Capitao de Cavallos de hum dos Regimentos da Guarnição da Corte, e ornado de todas aquellas partes, que tanto luzirao nos feus mayores. Casou em 3 de Junho de 1722 com D. Maria de Menezes sua prima com irmãa, e tia, que morreo a 5 de Novembro de 1727, filha de Joao Gomes da Sylva, e Dona Joanna Rosa de Menezes, IV. Condes de Tarouca, e deste matrimono nascerao

21 D. Joanna de Lorena, nasceo a 28 de Agosto de 1723.

de Outubro do anno de 1725: está concertada a

casac

casar com seu tio D. Thomás de Lima, herdeiro dos Viscondes de Villa-Nova da Cerveira.

21 D. ELENA JOSEPHA DE MENEZES, nafceo a 30 de Novembro de 1726: está ajustado o seu casamento com D. Vasco da Gama seu primo com irmas, herdeiro da Casa de Niza.

21 MANOEL TELLES DA SYLVA, nasceo em 23 de Fevereiro de 1727: está concertado o seu cafamento com sua prima com irmãa D. Francisca de Assiz Mascarenhas, filha dos III. Condes de Obidos, e nos seus curtos annos dà na sua natural applicação às bellas letras, claros indicios, que nelle

se veráo reproduzidas as virtudes de seus preclarissi-

mos progenitores.

THOMA'S TELLES DA SYLVA, nasceo a 24 de Março de 1683, fendo destinado para a vida Ecclesiastica: estudou na Universidade de Coimbra. e foy Conego da Sé Metropolitana de Evora; porém levado do exemplo de seus mayores, largando aquella vida, em que seriao admiraveis os progressos nas sciencias, assentou praça de foldado, e foy Coronel, Brigadeiro da Infantaria, e General de Batalha; com estes póstos servio na guerra distinguindo-se em muitas occasioens, em que conseguio reputação, como foy na Restauração da Cidade de Miranda no anno de 1711, e na defensa do sitio de Campo Mayor no de 1712, e outras muitas, em que deu a conhecer o seu valor, prestimo, e prudencia. Feita a paz entre as Coroas de Portugal, e Cafe

e Castella no anno de 1715, passou a Alemanha a fervir na guerra contra o Turco, e se achou no famoso sitio, e batalha de Belgrado no anno de 1717, em que as Armas Imperiaes triunsaras das Ottomas; e depois de ter feito hum gyro por as principaes Cortes da Europa, se recolheo a Portugal, e soy pelo seu casamento XII. Visconde de Villa-Nova de Cerveira, em virtude do qual se cobrio Grande da Corte Portugueza: depois soy creado Mestre de Campo General dos Exercitos de S. Magestade, que o nomeou Embaixador Extraordinario à Corte de Madrid.

Casou a 28 de Outubro de 1720 com sua sobrinha Dona Maria Xavier de Lima, filha herdeira de D. Thomás de Lima Vasconcellos Brito e Nogueira, que nasceo em Alenquer a 10 de Abril de 1676. XI. Visconde de Villa-Nova de Cerveira, Senhor, e Alcaide môr da dita Villa, de Castello Bom, das dos Arcos de Valdevez, e Fortaleza de Giela. Mafra, e Enxara dos Cavalleiros, e dos Confelhos de Coura, Santo Estevao da Faxa, de Gerás de Lima, Donatario, e Capitao General da Ilha do Fogo, Commendador das Commendas de Santa Maria de Passos, e de Valongo, e de S. Miguel, Foz de Arouce, e de Santa Maria de Satao, todas na Ordem de Christo, e da de Borba na Ordem de Aviz, Padroeiro das Igrejas de S. Miguel de Bair-10, Termo de Ponte de Lima, Sao Cypriano, e Santa Eulalia de Gundares, S. Cosme, e S. Salvador

dor de Cabreiro, Santa Comba de Eiras, Santo Eftevao de Aboim, Santa Magdalena de Mey, Sao Salvador de Sabadim, Santa Vaya de Redemoinhos, Santa Marioha, e S. Thomé de Profelo no Termo de Arcos, com os Beneficios simplices, S. Bartholomeu de Monte Redondo, S. Joao de Villar de Monte, S. Payo de Joylda, Santa Maria de Tavora, Santa Maria de Paredes, S. Pedro da Castanheira, S. Joao de Bico, S. Miguel de Crestello, S. Pedro de Fromariz, S. Payo de Agua-Longa, S. Pedro de Ruivaes, S. Salvador de Ruivaes, Santa Cruz do Douro, Conselho de Bayao, S. Thomé de Cubellas de alternativa, S. Martinho de Soalhoens, cuio Abbade he Prelado de Santa Cruz do Douro, com jurisdicção de collar o Abbade da dita Igreja, Santa Maria de Oliveira, S. Jorge, e Santa Maria do Valle, apresentando nestas tres ultimas Abbadias os Beneficios fimplices, Santa Maria de Padornello, S. Salvador dos Arcos, Santo André de Portel, e Santa Maria das Neves de Pedroso. Foy Governador de hum Forte de Marinha de Lifboa no tempo, que se guarneceo, Mestre de Campo de Infantaria na Provincia do Minho, e hum dos Capitaens nomeados das guardas del Rey D. Pedro II. na Campanha de 1704, e he Estribeiro môr da Princeza do Brasil, e de sua mulher Dona Maria de Hohenloe, Dama da Rainha D. Maria Sofia, que falecco a 6 de Outubro do anno de 1720, a quem nos Livros de Familias de Alemanha chamao Heduvige

duvige Anna Theresa, que nasceo no anno de 1674, filha de Luiz Gustavo, Conde de Hohenloe, Schilingsfurt, e do Sacro Romano Imperio, Gentilhomem da Camera do Emperador Leopoldo, e do seu Conselho, celebre pelas suas Embaixadas, em que adquirio grande reputação, e morreo a 11 de Fevereiro de 1697; e de sua segunda mulher a Condessa Anna Barbora de Schomborn, irmao de Lotario Francisco, Eleitor de Moguncia, filhos de Filippe Ervino, Conde de Schomborn, ambas illustres Familias de Alemanha; deste esclarecido matrimonio nasceras os filhos seguintes:

20 D. MARIANNA XAVIER DE LIMA E HO-HENLOE, nasceo a 13 de Agosto de 1721, e faleceo

a 3 de Outubro de 1734.

20 D. ELENA XAVIER DE LIMA E HOHEN-LOE, nasceo a 6 de Julho de 1722.

20 D. VICTORIA ISABEL DE LIMA, nasceo a 27 de Junho de 1723.

de Junho de 1724, que tomando o Habito de Sao Domingos no Mosteiro do Sacramento, professou largando o appellido da sua Casa, pelo dulcissimo Nome de seu Esposo Jesus.

20 D. Anna Barbara de Lima, nasceo a 26 de Junho de 1725, tambem Religiosa professa no dito Mosteiro, onde tomou por appellido, do

Sacramento.

20 D. Magdalena Josepha do Rosario,

nasceo a 24 de Agosto de 1726, he Educanda no dito Mosteiro do Sacramento.

20 D. THOMA'S XAVIER DE LIMA BRITO NOGUEIRA VASCONCELLOS TELLES DA SYLVA, nalceo na Villa de l'onte de Lima a 12 de Outubro de 1727, herdeiro desta grande Casa, em quem se admira em curtos annos prodigiosa applicação às bellas letras, e Historia; está concertado para casar com sua sobrinha D. Eugenia de Menezes.

20 D. JOANNA ROSA DE LIMA, nasceo a 26 de Abill de 1729, Educanda com sua irmãa no dito Mosteiro, onde trocou o appellido pelo, da Coroa.

20 D. FERNANDO ANTONIO DE LIMA, naf-

ceo a 2 de Junho de 1730.

19 ANTONIO TELLES DA SYLVA, filho quar- Senbores de Ficallo. to do Marquez Fernao Telles, e de sua mulher D. Elena de Noronha, nasceo a 26 de Agosto de 1686. e sendo destinado para a Igreja, estudou os primeiros annos na Universidade de Coimbra, donde foy tirado para differente estado, e tendo já o de casado, feguio a vida militar, e foy Coronel, e Brigadeiro de Infantaria, e General de Batalha, póstos, com que servio na guerra, adquirindo reputação, e achando-se em muitas occasioens de honra, em que mostrou, além de valor, prudencia, virtudes, que o distinguirao sempre na guerra, e na paz, por fer revestido de huma seriedade, de muita honra, e brio, luzindo nelle todas as boas partes, que cons-Tom.IX. Kkkktituem

tituem hum perfeito Cavalhero. Algum tempo fervio de Capitaő da Guarda Alemãa, e he Meltre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade com o Governo da Artilharia da Provincia de

Alentejo.

Casou em 30 de Setembro de 1702 com D. Theresa Josefa de Mello, filha herdeira de Francisco de Mello, Senhor de Ficalho, Commendador das Commendas de S. Martinho de Pinhel, e de S. Pedro de Gouveas no Bispado de Viseu, e de Santa Maria de Antime no Arcebispado de Braga, todas da Ordem de Christo. Começou a servir na guerra, sendo Governador da Praça de Moura, com Patente de Coronel, depois foy General de Batalha, e Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, e com esta Patente governou depois as Armas da Provincia da Beira até o tempo da sua morte, que foy em Serpa em o primeiro de Março de 1719, e de sua mulher Dona Ignes Thomasia de Tavora, Dama do Paço, e filha de Dom Diogo de Menezes, Commendador da Vallada, e Governador da Torre Velha, e de D. Maria de Oliveira, filha de Luiz Francisco de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira, e de Patameira. Era Francisco de Mello filho de Pedro de Mello, Commendador das Commendas de S. Martinho de Pinhel, e S. Pedro das Gouveas na Ordem de Christo, do Conselho de Guerra, e Governador do Rio de Janeiro, e de sua primeira mulher D. Theresa de Mendoga, filha

filha de Tristao de Mendoça, Commendador de Mourao, e de Avanca, Embaixador em Hollanda, e sendo General de huma Armada, que soy à Ilha Terceira no anno de 1644, naufragou o navio, querendo-se salvar em hum batel, morreo affogado, com outros Fidalgos, defronte do rio das Maçãas, e do referido matrimonio nascerao os filhos seguintes:

- 20 Francisco de Mello, com quem se continúa.
- 20 D. MARIA JOSEFA DE MELLO, naíceo a 14 de Março de 1704, e com admiravel resoluça o tomou o habito nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa.
- 20 D. IGNEZ JOSEFA DE MELLO, nasceo a 14 de Fevereiro de 1706, he Freira no Mosteiro do Sacramento de Lisboa da Ordem de S. Domingos.
- 20 D. ELENA JOSEFA DE MELLO, nasceo a 2 de Setembro de 1709, Freira no mesmo Mosseiro.
- 20 D. VIOLANTE MARIA JOSEFA DE MELLO, nasceo a 25 de Setembro de 1710. Casou em
  25 de Setembro de 1724 com Fernas de Miranda
  Henriques, Commendador das Commendas de S.
  Julias de Loboas, Santo André de Lever, Santa
  Maria de Pena de Guia, e de Santa Eulalia de Balazar, todas na Ordem de Christo, filho herdeiro
  de Luiz de Miranda Henriques, Commendador das
  ditas Commendas, que occupou varios póstos, e
  Tom.IX. Kkkk ii foy

foy General de Batalha, e de sua mulher D. Magdalena de Borbon, irmãa de Pedro Mascarenhas, I. Conde de Sandomil, Governador das Armas de Alentejo, e Vice-Rey da India, e tem os filhos seguintes:

21 D. THERESA JOSEFA XAVIER DE MEL-

Lo, nasceo a 25 de Setembro de 1725.

Luiz Joseph Xavier de Miranda Hen-Riques, naíceo a 8 de Setembro de 1726.

- 21 Dona Maria Josefa Xavier de Miranda Henriques, nasceo a 8 de Janeiro de 1728.
- 21 D. MARIA XAVIER DE MELLO, nasceo a 16 de Janeiro de 1729, e outros.
- 20 D. Luiza Josefa de Mello, nasceo a 23 de Abril de 1712, Freira no dito Mosteiro do Sacramento.
- 20 D. ISABEL JOSEFA DE MELLO, nasceo a 23 de Mayo de 1714, Freira no mesmo Mosteiro.
- 20 D. FRANCISCA JOSEFA DE MELLO, nasceo a 18 de Junho de 1716, Freira na Madre de Deos de Lisboa.
- 20 D. CATHARINA JOSEFA DE MELLO, nasceo a 17 de Dezembro de 1718, he Religiosa no Mosteiro do Sacramento.
- 20 D. Anna Luiza Josefa de Mello, nasceo a 15 de Janeiro de 1719, Freira no dito Mosteiro.

FER-

20 FERNAO TELLES DA SYLVA, nasceo a 15 de Janeiro de 1720, morreo no anno de 1727.

\* 20 Francisco de Mello, nasceo a 2 de Setembro de 1706, que he herdeiro da Casa de sua máy, Commendador de S. Pedro das Gouveas, e de Santa Maria de Vea, ambas na Ordem de Christo, depois de se ter applicado ao estudo das bellas letras, e da architectura militar, a que o levava o genio, seguio a vida de Soldado, e he Ajudante das Ordens de seu pay com o posto de Capitao de Insantaria.

Casou em 23 de Janeiro de 1732 com D. Isabel Breiner de Menezes, filha de Dom Diogo de Menezes, Estribeiro môr da Rainha D. Maria Anna de Austria, e de sua mulher Dona Maria Barbara Brainer, Dama Camerista da mesma Rainha, e tem até o presente:

21 D. MARIA JOSEFA BARBARA DE MEL-LO, que nasceo em 23 de Março de 1733.

21 ANTONIO DE MELLO, que nasceo em 7 de Abril de 1734.

21 Diogo Joseph De Mello, nasceo a 7

de Janeiro de 1736.

21 D. MARIA ANTONIA DE MELLO, nasceo a 13 de Junho de 1737, e morreo a 2 de Abril de 1738.

21 D. THERESA JOSEFA DE MELLO, nasceo a 10 de Janeiro de 1739.

D. Ma-

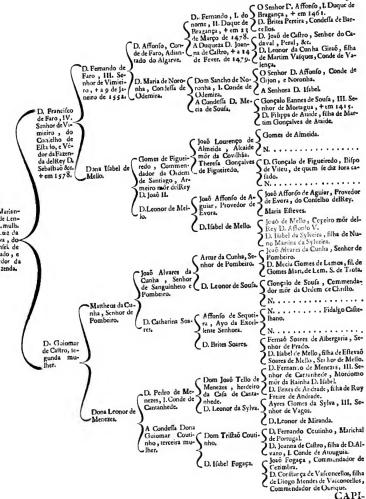

#### CAPITULO IV.

De Dom Fernando de Faro Henriques, III. Senbor de Barbacena.

15 DA uniao de Dom Francisco de Faro, IV. Senhor de Vimieiro, e de sua primeira mulher D. Mecia Henriques, foy o primocenito D. Fernando de Faro Henriques, que succedeo na Cafa de fua may, e foy IV. Senhor de Barbacena, Villa, que depois vendeo a Martim de Castro do Rio: servio nos seus primeiros annos na guerra de Africa, donde voltando ao Reyno, acompanhou a ElRey D. Sebastiao a primeira vez, que passou à Africa, e depois tambem na segunda, e se achou na batalha de Alcacere, e nao apparecendo o seu corpo, se nao pode averiguar se morreo nella, se em outro recontro, he certo, que delle se nao foube mais, nem chegou a succeder na Casa a seu pay, que sobreviveo alguns annos, ainda depois daquella fatal Epoca, que a nossa Historia aponta do anno de 1578.

Casou com D. Joanna de Gusmao, filha de Alva. Nobilizios de Fr. Anro de Carvalho, Senhor do Morgado de Carvalho, Ruy Correa Lucas Jo-Governador de Alcacer Ceguer, e de Marzagao, e de Cabedo. de sua mulher D. Maria de Gusmao, filha de Diogo de Sepulveda, Capitao de Sofala, e de sua mulher

tonio de Madureira,

lher D. Constança de Tavora, filha de D. Martinho de Tavora, que foy Capitao de Alcacer Ceguer, onde os Mouros o matarao, tendo casado com D. Isabel Pereira, filha de Ruy Lopes de Sampayo, Senhor de Anciaens, Villarinho, e Castanheira em a Provincia de Traz os Montes, e de sua mulher D. Constança Pereira, filha de Dom Diogo Pereira, (irmao do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira) e de sua mulher D. Maria Affonso do Cafal. e deste matrimonio teve

16 D. Luiz de Faro, que foy seu herdeiro, Commendador de Santa Maria de Almendra, e S. Pedro de Villar-Mayor na Ordem de Christo; pertendeo succeder na Casa de seu avo D. Francisco de Faro, articulando, que seu pay morrera na guerra, porém soy vencido na demanda por seu tio D. Francisco de Faro; morreo retirado, sem casar, a 9 de Setembro de 1625, jaz em Nossa Senhora da Graça de Lisboa, sem geraçaso.

16 D. MARIA DE FARO, casou com Dom Manoel Coutinho, Senhor do Couto de Leomil, e Torre do Bispo, de quem soy primeira mulher, e

morreo sem successao.

16 D. MECIA DE FARO, casou com Pedro Alvares Pereira, Secretario, e do Conselho de Estado de Portugal em Madrid, Senhor de Serra Leoa, do Paul de Muja, das Jugadas de Santarem, Commendador da Commenda de Nossa Senhora de Marmeleiro na Ordem de Christo; a morte lhe atalhou o ser

o ser Conde de Muja, para o que estava destinado por ElRey D. Filippe quando morreo, como escreve Manoel de Faria no III. Tom. Parte IV. da fua Europa no Capitulo VII. dos Portuguezes, que fóra da Patria valerao muito, como hum dos mayores talentos de Ministro, que vio aquelle seculo, e por tal estimado na Corte, porque era luzido, liberal, e magnanimo. Foy filho de Nuno Alvares Pereira, que passando a Madrid nos negocios da successão da Coroa, Filippe II. lhe deu o officio de Secretario de Estado de Portugal, que exercitou com tal procedimento, e modo, que foy chamado o Grao Secretario, e tiverao a D. MARIA DE FARO. que morreo menina, e a Nuno ALVARES PEREI-RA DE NORONHA, que succedendo na Casa, e Commenda de seu pay, morreo sem casar, nem successão a 8 de Mayo de 1649; e assim deixou por seu herdeiro a Dom Francisco de Faro, Conde de Odemira, primo fegundo de fua mãy D. Mecia de Faro.

16 D. CATHARINA MARIA DE FARO HENRIQUES, que foy herdeira, e terceira mulher de Braz Telles de Menezes, Senhor de Lamorofa, Commendador de Nossa Senhora da Campanha, e S. Romaő de Mouris na Ordem de Christo, Governador, e Capitas General de Mazagaó, e Ceuta; no Epitasio, que se lhe mandou pôr em a sua sepura na nobre Capella do Sacramento de Nossa Senhora dos Remedios dos Carmelitas Descalos de Tom.IX.

Lisboa, se lhe dá o titulo de Conde, que não chegou a ter; morreo a 16 de Agosto de 1637, e tiverao \* 17 D. FERNANDO TELLES DE FARO.

Luiz DA Sylva, que foy Commendador de S. Cypriao de Angueira, e Santa Maria de Almendra na Ordem de Christo, Coronel do Regimento da Armada, e Almirante da com que passou ao Brasil o Conde de Villa-Pouca Antonio Telles de Menezes, e foy Mestre de Campo General no Estado do Brasil, e voltando ao Reyno foy Governador, e General da Armada: morreo no anno de 1661, fendo casado com D. Theresa de Velasco. que ficando viuva, tomou o habito de Carmelita Descalça no Mosteiro de Santo Alberto, onde soy Priora, e viveo com grande exemplo; era irmãa do I. Visconde de Asseca, e filha de Salvador Correa de Sá e Benavides, Commendador na Ordem de Christo, do Conselho de Guerra, Governador do Rio de Janeiro, e Angola, e de D. Catharina de Velasco, de quem teve a BRAZ TELLES DA SYL-VA, que foy unico, e morreo a 16 de Fevereiro de 1666, e foy seu herdeiro seu avô materno Salvador Correa de Sá.

16 DOM FERNANDO TELLES DE FARO ME-NEZES E CARVALHO, succedeo na Casa de seu pay, e assim foy Senhor das Villas de Lamorosa, e Sarçosa, Commendador de Nossa Senhora da Campanha, de S. Romao de Mouris, São Damião de Azere, e Santa Maria de Nide em a Ordem de

Christo;

Christo; tambem succedeo na Casa de seu avô materno D. Francisco de Faro, e no Senhorio da Villa, e Morgado de Carvalho, por nomeação da Camera de Coimbra, (em virtude da instituição) por fer bisneto de Alvaro de Carvalho, Senhor do dito Morgado, e tendo sido hum dos Acclamadores delRey D. Joao o IV. a quem servio na guerra de Alentejo contra os Castelhanos, e soy Capitao de Cavallos, e Governador da Praça de Campo-Mayor, e no anno de 1647 passou a servir no Brasil na guerra contra os Hollandezes: a Rainha Regente D. Luiza o mandou por Embaixador aos Estados de Hollanda, aonde esquecido do caracter, de que se revestia, e das obrigações do sangue, commetteo nova especie de infidelidade, desamparando a Embaixada, e passando-se ao serviço del Rey de Castella: por este escandaloso delicto foy degollado em estatua na Praça do Rocio de Lisboa, e queimada a estatua, o que em Castella se lhe recompençou com lhe dar o inutil titulo de Conde de Arada em Portugal. Casou com D. Marianna de Noronha. filha herdeira de Christovao Soares, Secretario de Estado, Commendador de S. Cosme, e Damiao de Azere, e de S. Pedro de Merlim na Ordem de Christo, e de D. Catharina de Noronha, filha de Dom Francisco Pereira, Commendador do Pinheiro, e supposto, que a atrocidade da culpa, que commetteo, falcando à fé do caracter, de que estava revestido, o fazem indigno descendente da Real linha de Tom.IX. Llll ii BraBragança, não devemos privar desta especiosa honra aos feus descendentes, que nao forao cumplices de tao abominavel maldade, teve por filho

BRAZ TELLES DE MENEZES, a quem forao conficados todos os bens, que logrou feu pay, e succedeo no Morgado pela clausula, com que o Inflituidor o passava ao immediato successor, duas horas antes de commetter o delicto de lesa Magestade. Casou com D. Antonia Margarida de Castello-branco, da qual separando-se, depois elle tomou o habito nos Religiofos da Terceira Ordem de S. Francisco, e esta Senhora foy Freira na Madre de Deos de Lisboa, onde viveo com grande exemplo, e opiniao de virtude até à morte. Era filha de Antonio de Albuquerque, a quem chamarao o Maranhao, Commendador do Ervedal, Governador da Paraiba, e Capitao General do Maranhao, e de D. Joanna Luiza de Castellobranco, filha bastarda de D. Joao de Castellobranco, filho de D. Duarte de Castellobranco, Conde de Sabugal, Meirinho môr do Reyno, e deste matrimonio nasceo o filho seguin-

Histor. da Casa de Syl. te, de quem nao teve noticia o douto Salazar na 70, hv.g. cap. 14. pag. sua estimadissima Obra da dita Casa de Sylva. 391.

MANOEL TELLES DE MENEZES, que succedeo na Cafa, e Morgado dos Albuquerques de sua may, Senhor das Enguias, que faleceo a 15 de Março de 1737. Casou com Dona Anna Elena de Castro e Sylveira, que faleceo a 30 de Novembro de 1722, filha de Ayres Telles de Menezes, Senhor da

da Casa de Villa-Pouca, e de D. Joanna Maria de Castro, filha de Dom Braz de Castro, Governador da India.

- 19 Braz Diogo Telles de Menezes.
- 19 D. JOANNA MARIA DE CASTRO E SYL-VEIRA, Religiosa no Mosteiro da Madro de Deos de Lisboa.
- 19 D. ANTONIA, D. LUIZA, e D. MARIA, morrerad meninas.
- D. ISABEL CATHARINA CAETANA DE ME-NEZES, que faleceo a 7 de Dezembro de 1741, cafou a 2 de Outubro de 1713 com Pedro de Mello de Ataide, Cavalleiro da Ordem de Christo, filho de Luiz Correa da Paz, Fidalgo da Cafa de Sua Magestade, Deputado da Junta do Commercio. que lhe instituîo hum opulento Morgado, o qual havendo feito neste Reyno ao Emperador Carlos VI. quando nelle se achou, alguns serviços, lembrado depois sez merce a seu filho Pedro de Mello de Conde em Castella sobre o seu proprio nome, por Carta passada em Vienna a 17 de Março de 1718, e ao mesmo tempo a Fr. Carlos de Mello, Eremita de Santo Agostinho, de seu Sumilher, segundo a ordem da sua Casa, por Carta de 2 de Março do mesmo anno, o qual era irmao de D. Josefa Theresa de Mello da Sylva, mulher de Luiz Correa, e filha de Pedro de Brito de Mello, Senhor do Morgado de Capparrota, e de D. Maria da Sylva e Mello sua tia, filha de Martim da Cunha de Eça,

Eça, e de D. Maria da Sylva, Senhora da Ilha do Anno Bom, e tiverao os filhos feguintes:

20 D. Anna . . . . . que nasceo a 8 de

Dezembro de 1721.

20 FRANCISCO DE MELLO DE ATAIDE, que nasceo a 19 de Março de 1723.

20 D. Josefa . . . . . nasceo a 13 de Março de 1728.

#### CAPITULO V.

De Dom Francisco de Faro, 1. Conde, e V. Senhor de Vimieiro.

Issems no Capitulo II. que do segundo matrimonio de Dom Francisco de Faro, IV. Senhor de Vimieiro, com D. Guiomar de Castro, fora o primeiro filho D. Francisco de Faro, que veyo a ser seu successor; porque morrendo seus irmãos mais velhos em vida de seu pay, elle pertendeo succederlhe, contendendo com D. Luiz de Faro seu sobrinho, a quem elle tirou a Casa por vagar depois da morte de seu pay, pelo que lhe pertencia, e assim lhe foy julgada. Em virtude desta Sentença soy V. Senhor de Vimieiro, de que El-Rey D. Filippe II. lhe sez Doação por Carta passada em Lisboa a 6 de Julho de 1583, e nella diz: Filho de Dom Francisco de Faro, que Deos perdor,

meu muito amado sobrinho, que soy do meu Conselho de Estado, e Védor de minha Fazenda. Depois El-Rey D. Filippe seu filho o creou Conde de Vimieiro no anno de 1614. Foy Commendador de Fonte-Arcada na Ordem de Christo, e pelo seu casamento Senhor de Alcoentre, Tagarro, Alcaide môr de Rio-Mayor, saleceo a 2 de Dezembro de 1617, e jaz na sua Capella de S. Francisco de Lisboa.

Casou com D. Marianna de Sousa da Guerra, filha que veyo a ser herdeira de Pedro Lopes de Sousa, Senhor de Alcoentre, Tagarro, e das Capitanías de Santa Anna, e de S. Vicente no Brasil, Alcaide mór de Rio-Mayor, Commendador de Santa Maria de Mascarenhas na Ordem de Christo, Embaixador del Rey D. Sebastias a Castella, e de seu esclarecido nascimento daremos conta no Livro XIV. desta Obra, e de sua mulher D. Anna da Guerra, filha de Dom Francisco Pereira, Commendador do Pinheiro na mesma Ordem, e deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

16 D. FERNANDO DE FARO, que nasceo a 22 de Agosto de 1586, succedeo em toda a Casa de seus pays. Foy VI. Senhor de Vimieiro, Commendador de Fonte-Arcada, Senhor das Villas de Alcoentre, Tagarro, &c. Servio na guerra de Africa, e depois na de Flandres; achou-se nas occasioens, que se offerecerao, em quanto assistio naquellas partes. Casou com Dona Theresa Antonia Man-

Mantique de Mendoça e Lara, que depois foy VII. Marqueza de Canhete, como dissemos no Capitulo IX. da Parte II. deste Livro, pag. 151. Devia D. Fernando salecer no anno de 1641, porque no anno seguinte já se achava casada a Marqueza D. Theresa, que deste matrimonio teve dous silhos, que morrerao de tenra idade, e houverao de herdar as Casas de Canhete, Maqueda, e Naxera, em que sua máy succedeo.

16 Dom Sancho de Faro, VI. Senhor de

Vimieiro, como se dirá no Capitulo VI.

16 D. Luiz de Faro, nasceo a 20 de Março de 1593, soy Religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, prosessou no Convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa a 10 de Abril de 1611.

16 D. Affonso de Faro, nasceo a 6 de Setembro de 1601, Doutor em Canones, soy Porcionista do Collegio de S. Paulo de Coimbra, em que entrou no anno de 1619 a 16 de Novembro. El-Rey D. Filippe IV. lhe sez merce por hum Alvará de 8 de Outubro de 1621 de huma pensao Ecclesiastica. Foy Deputado do Santo Officio de Coimbra, de que tomou juramento em 22 de Setembro de 1626. Depois se devia ordenar, porque a 30 de Março de 1633 se lhe passou Alvará de moradia de Capellao Fidalgo. Teve a Conezia Doutoral da Sé do Porto, que levou por opposiçao na Universidade de Coimbra, de que se lhe passou Car-

ta a 16 de Julho de 1638. Foy Desembargador da Relação daquella Cidade, e depois da Casa da Supplicação. Faleceo em Novembro de 1673; jaz em S. Francisco.

16 D. PEDRO DE FARO, nasceo no anno

de 1603, e faleceo de tres annos.

16 D. MARIA DE FARO, nasceo em Mayo de 1591, casou com D. Rodrigo da Camera, III. Conde de Villa-Franca, e IX. Capitas, e Governador proprietario da Ilha de S. Miguel, &c. e de quem soy primeira mulher, e tiveras hema filha, que morreo moça.

16 D. Anna Bautista de Faro, nasceo

a 20 de Agosto de 1587,

16 D. GUIOMAR DE FARO, que na Religia fe chamou do Sepulchro, nasceo a 21 de Dezembro de 1588,

16 D. LEONOR DE FARO, nasceo em 1592, 16 D. MARGARIDA DE FARO, nasceo a 29 de Dezembro de 1597, todas quatro Freiras no Mosteiro de S. Joao de Estremoz das Maltezas,

onde falecerao.

Tom.IX.

Mmmm

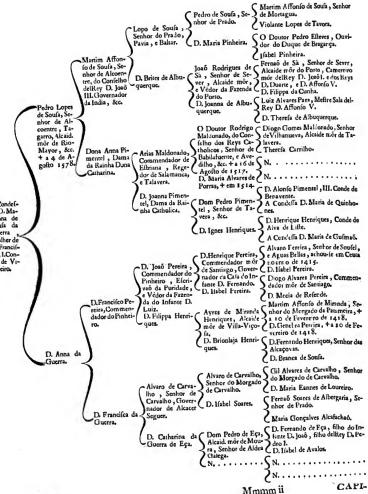

#### CAPITULO VI.

De Dom Sancho de Faro, VI. Senhor de Vinieiro.

Ra D. Sancho de Faro e Soufa fegundo filho do Conde D. Francisco de Faro, e da Condessa D. Marianna da Guerra, o qual dos feus primeiros annos feguio a vida militar, embarcando nas Armadas da Costa, nao só desta Coroa, mas da de Castella, (que entao dominava Guerreiro, Jornada da o nosso Reyno) com o General Dom Fradique de Eabia, cap. 11. Toledo; achou-se na reflauração da Bahia no anno de 1625, sendo entaŭ Capitaŭ de Infantaria, e voltando ao Reyno, passou a servir na guerra de Flandres; os merecimentos da pessoa de Dom Sancho de Faro fizerao, que ElRey o despachasse com o habito de Calatrava, e huma boa pensao para entretenimento, porque neste tempo ainda possuía a Casa seu irmao D. Fernando, V. Senhor de Vimieiro, a quem succedeo D. Sancho, e foy VI. Senhor de Vimiciro, de Alcoentre, e Tagarro, e toda a mais Casa, que nao chegou a desfrutar; porque succedendo a Acclamação del Rey Dom João IV. se achava em Flandres, onde occupou os póstos de Capitao de Cavallos, e de Mestre de Campo de Infantaria, servindo com todo aquelle brio, que devia

There was Cooole

devia ao feu esclarecido nascimento, e durandolhe depois pouco a vida, lá faleceo.

Casou em Flandres com D. Isabel de Luna e Carcamo, que nasceo na Cidade de Brussellas, filha de D. Alonfo de Luna e Carcamo, Mestre de Campo General em Flandres, e de sua mulher Ida de Sappogne, Flamenga, filha de Pierre de Sappogne, e de Madama Maria de Montplain-Champ; era Dom Alonfo filho de D. Luiz de Luna e Carcamo, e de D. Brites Ramires de Casalhe, filha de D. Diogo Ramires de Cafalhe, e de D. Isabel Ramires, e neto D. Alonso de Gonçallo Vasques de Luna, e de D. Maria Carcamo, e segundo neto de Tristao de Merlo, e de D. Luiza de Luna, terceiro neto de Nuno Môjas, filho segundo de Mem Rodrigues Mexia, Senhor da Casa de la Goandia: D. Luiza de Luna era filha de D. Luiz Goncalves de Luna, vinte e quatro de Cordova, e de D. Isabel Ramires de Gusmao, natural de Toledo, neta de outro D. Luiz Gonçalves de Luna, Correvo môr del Rev D. Joao II. de Castella, e descendente da Casa Real de Aragaó, e de D. Leonor Fernandes de Carcamo, que fundarao a Casa dos Loucos de Cordova, a qual era filha de D. Martinho Fernandes de Carcamo, e de D. Brites Fernandes de Cordova, e do referido matrimonio teve D. Sancho os filhos feguintes:

17 D. DIOGO DE FARO E SOUSA, VI. Sephor de Vimieiro, Capitulo VIII.

17 D. MARIANNA DE FARO, Capitulo VII.

CAPI-

#### CAPITULO VII.

De Dona Marianna de Faro, Condessa da Ilba do Principe.

17 Asceo D. Marianna de Faro em Flandres, donde soy transportada a Portugal com seu irmao no anno de 1646.

Casou com Luiz Carneiro de Sousa, I. Conde da Ilha do Principe, por Carta passada em Madrid a 4 de Fevereiro de 1640, que ElRey D. Joas o IV. lhe consirmou, era Senhor daquella Ilha, e das Villas de Alvares, e Silvares, &c. Commendador de

Cem Soldos, e desta uniao nasceo unico

18 Francisco Carneiro, II. Conde da Ilha do Principe, e Senhor da mais Casa de seu pay, Commendador na Ordem de Christo, servio na guerra, e soy Mestre de Campo de hum Regimento de Infantaria, e se achou em diversa occasioens, em que peleijou o seu Regimento, em que elle conseguio reputação de valeroso, soy General de Batalha, e tendo servido com distinção, salecco em Janeiro de 1708.

Casou com D. Eufrasia Filippa de Lima, que sicando viuva soy Senhora de Honor da Rainha nossa Senhora, e saleceo a 23 de Junho de 1731, silha de D. Francisco de Sousa, I. Marquez das Minas, III. Conde de Prado, do Confelho de Estado, &c. e de sua segunda mulher a Marqueza D. Eufrasia Filippa de Lima, e da sua esclarecida origem daremos distincta individuação quando chegarmos ao Livro XIV. Deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

19 Luiz Carneiro, morreo menino.

\* 19 ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA, III.

Conde da Ilha.

19 Joseph Dionysio Carneiro, nasceo no anno de 1677, soy Porcionista no Collegio de S. Paulo, e Thesoureiro mór da Capella Real de Villa-Viçosa, Sumilher da Cortina, e depois Arcediago da Santa Igreja Patriarcal; morreo a 30 de Julho do anno de 1724, e jaz em S. Francisco na Capella dos Condes de Vimieiro.

19 PEDRO DE FARO, que fendo Religiofo dos Eremitas de Santo Agostinho, passou para a Religiao de S. Francisco da Provincia da Arrabida.

16 MANOEL CARNEIRO, Religioso dos Ere-

mitas de Santo Agostinho, onde faleceo.

19 BERNARDO CARNEIRO DE SOUSA, nafceo no anno de 1694, passou a servir à India, e casou naquelle Estado com D. Theresa Coutinho de Lencastre Cotte-Real de Sampayo, filha de Dom Vasco Luiz Coutinho da Costa, que soy Governador da India, e de sua segunda mulher D. Francisca Corte-Real, filha de Manoel Corte-Real, de quem teve

CAE.

20 CAETANO CARNEIRO DE SOUSA, que cafou com D. Roía de Vilhena Manoel, que faleceo em 1739, filha de D. Christovaő Severim Manoel, elle cafou fegunda vez com D. Branca Pereira, filha de D. Antonio Pereira.

19 Diogo CARNEIRO DE SOUSA, que soy Religioso da Ordem de S. Jeronymo no Mosteiro

de Belem, onde faleceo.

19 D. MARIANNA DE FARO, Dama da Rai-

nha D. Maria Anna de Austria, adiante.

\* 19 D. Ignes Francisca Xavier de No-RONHA, Dama da dita Rainha, de quem logo se fará menças.

19 D. CATHARINA DE SOUSA, que faleceo

sem estado.

19 D. FILIPPA DE MENEZES, Religiosa no Mosteiro do Sacramento de Lisboa da Ordem de S.

Domingos, onde faleceo moça.

\* 19 Antonio Carneiro de Sousa, foy III. Conde da Ilha do Principe, Donatario, Governador, e Alcaide môr della, Senhor da Ilha de Santa Maria, Capitao môr da Capitanía de Nossa Senhora da Conceiçao de Finacin, S. Vicente, Santos, S. Paulo, Parnaguá, Tapices, Cananea, Goaipe, Britioga, no Estado do Brasil, Commendador das Commendas de Cem Soldos, de Marmelar, e da de Nossa Senhora de Manteigas na Ordem de Christo. Servio na guerra, e soy Coronel de hum Regimento de Infantaria, posto, que depois conservou

na paz em hum dos Regimentos da Guarniça da Corte; faleceo a 6 de Novembro de 1724.

Casou a 5 de Agosto de 1708 com Dona Magdalena de Lencastre, que morreo a 28 de Outubro de 1719, filha de D. Carlos de Noronha, e de D. Maria de Lencastre, segundos Condes de Valladares, de quem teve

FRANCISCO LUIZ CARNEIRO DE SOUSA, nasceo no anno de 1709, foy IV. Conde da Ilha do Principe, e Senhor de toda a mais Cafa de seu pay, faleceo em Alenquer a 18 de Novembro de 1731 sem deixar successão. Casou em 21 de Outubro de 1728 com D. Anna de Lima, Dama do Paco, filha dos terceiros Condes de Avintes; e ficando viuva casou com Joseph Joachim de Miranda Henriques, Senhor das Villas, e Lugares de Carapito, como diremos em o Livro X.

CARLOS CARNEIRO DE SOUSA, nasceo no anno de 1710, succedeo ao Conde D. Francisco seu irmao, he Capitao de Infantaria na Provincia de Alentejo. Casou no anno de 1735 com D. Vicencia de Noronha, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, sua prima com irmãa, filha de Caetano de Mello de Castro, e de D. Marianna de Faro sua

tia, e até o presente tem

D. MARIANNA.

D. MAGDALENA.

D. N. . . . . que nasceo a 16 de Fevereiro de 1741.

D.

19 D. MARIANNA DE FARO, filha primeira dos II. Condes da Ilha do Principe, foy Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria. Casou com Caetano de Mello de Castro, Commendador de S. Miguel de Azamar na Ordem de Christo, que servio na India no tempo, que seu pay soy Vice-Rey, e tinha fido Governador, e Capitao General dos Rios de Sena, e depois Governador de Pernambuco, e ultimamente Vice-Rey da India, para onde foy em Março de 1702, e em todos estes lugares se portou com grande inteireza, e reputação, fervindo sempre com grande distinção, e conseguindo gloria das Armas Portuguezas, quando governou Pernambuco, e a India, em prosperos successos, com que fez respeitado o Estado; era valeroso, serio, e revestido de tal authoridade, que a todos causava respeito, e assim no Estado da India será sempre o seu nome memoravel: faleceo a 5 de Abril de 1718, e ficando esta Senhora viuva casou fegunda vez com Francisco Pereira de Lacerda, Governador da Praça de Estremoz, sobrinho do Cardeal Joseph Pereira de Lacerda, do Conselho de Estado, de quem nao teve filhos, e de seu primeiro marido teve os feguintes:

20 Antonio De Mello e Castro, que fuccedeo na Casa de seu pay, he Capitas de Insantaria na Provincia de Alentejo, e está concertado a casar com D. Joachina Anna de Borbon, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, filha de Dio-Tom.IX.

go de Mendoça Corte-Real, Secretario de Estado, e de sua mulher D. Theresa de Borbon, como veremos no Livro X.

20 FRANCISCO DE MELLO DE CASTRO, passou a servir à India, onde casou com D. Joachina de Mello, que era viuva de Joseph de Saldanha, de quem se fallou no Livro VI. Capitulo V. pag. 364 do Tomo V. filha de Martinho da Sylveira de Menezes, General do Norte.

20 Luiz de Mello de Castro, Religio-

fo da Ordem dos Prégadores.

20 MANOEL DE MELLO DE CASTRO,

20 CAETANO DE MELLO DE CASTRO, tambem ambos Religiosos da mesma Ordem.

20 D. VICENCIA DE NORONHA, Dama da Rainha Dona Maria Anna de Austria, que casou com Carlos Carneiro de Sousa, seu primo com irmao.

20 D. Anna de Noronha.

\* 19 D. IGNEZ FRANCISCA XAVIER DE NORONHA, naíceo a 8 de Janeiro de 1698. Caíou
com Luiz Xavier Furtado de Mendoça, que nafceo a 6 de Mayo de 1692, que he IV. Visconde
de Barbacena, Senhor da dita Villa, Commendador de Santa Eulalia de Rio Covo, de S. Roma
o de Fonte Cuberta, S. Julia
o de Bragança, S. Martinho de Refregas, todas na Ordem de Christo,
Alcaide môr da Covilh
a, Padroeiro do Covvento
de Nossa Senhora da Boa-Hora de Lisboa, do Confelho

selho de Sua Magestade, e Governador de Evora, e deste matrimonio tem nascido os filhos seguintes:

20 Dona Eufrasia Barbara Xavier de

Noronha, nasceo a 4 de Novembro de 1715.

20 JORGE VICENTE XAVIER FURTADO, nasceo a 16 de Janeiro de 1717; faleceo de tenra idade.

20 D. ANNA VICENCIA XAVIER DE HO-

HENLOE, nasceo a 27 de Janeiro de 1718.

20 FRANCISCO VICENTE XAVIER FURTADO CASTRO DO RIO E MENDOÇA, nasceo a 30 de Julho de 1720.

20 D. MARIA VICENCIA XAVIER DE NO-

RONHA, nasceo a 27 de Setembro de 1721.

20 D. GERTRUDES VICENCIA XAVIER DE HOHENLOE, nasceo a 3 de Novembro de 1722.

20 JOSEPH LUIZ VICENTE XAVIER FURTA-DO DE CASTRO DO RIO E MENDOGA, nasceo em 19 de Agosto de 1724.

20 MIGUEL VICENTE XAVIER FURTADO DE CASTRO DO RIO E MENDOÇA, nasceo em 21 de

Novembro de 1725.

20 D. ROSA VICENCIA XAVIER DE HO-

HENLOE, nasceo em 27 de Janeiro de 1727.

20 Antonio Carlos Vicente Xavier Furtado de Castro do Rio e Mendoga, nasceo a 4 de Setembro de 1728.

20 FELIX PEDRO VICENTE XAVIER FUR-Tom.IX. Nnnnii TADO

TADO DE CASTRO DO RIO E MENDOÇA, nasceo em 26 de Abril de 1730; faleceo de tenra idade.

20 D. VICENCIA MONICA XAVIER DE NO-RONHA, nasceo a 9 de Abril de 1734-

#### CAPITULO VIII.

De Dom Diogo de Faro, VII. Senhor de Vimieiro.

Issemos no Capitulo VI. que D. Sancho de Faro passando a servir a Flandres, lá cafara com Dona Isabel de Luna, de cuja uniao nasceo na Cidade de Brussellas D. Diogo de Faro e Sousa, a quem faltando seus pays, passou no anno de 1646 com sua irmãa para Portugal, negoceando o beneplacito del Rey D. Joao IV. que por huma Carta sua original, que eu vi, de 18 de Abril do referido anno, ordenou a Antonio Moniz de Carvalho, seu Secretario da Embaixada de Franca, tratasse o modo do seu transporte, e lhe assistis. se com toda a despeza para a jornada; passarao de Flandres a França, donde embarcando vierao a Portugal, ElRey o tratou com grande acolhimento, fazendolhe merce de todos os bens, que a sua Cafa gozava. Foy D. Diogo de Faro VII. Senhor da Villa de Vimieiro, e das de Alcoentre, e Tagarro,

ro, Quebradas, &c. Alcaide môr de Rio-Mayor, e da Villa de Mora, Commendador de Santo Ildefonso de Montargil, e Nossa Senhora da Graca de Mora, ambas da Ordem de S. Bento de Aviz, e de Santo Andié de Fiaens do Rio da de Christo, Coronel de hum dos Regimentos das Ordenanças da Corte, Védor da Cafa da Infanta D. Ifabel Luiza Josefa, e da Rainha D. Maria Sofia. Achou-se nas Cortes do anno de 1649, a que foy chamado por Carta de 26 de Março do dito anno, e nas de 1667. e nas de 1683. Depois no anno de 1690 foy elle hum dos Senhores, que se acharao à entrega do corpo da Infanta D. Ifabel, de quem havia sido Veador, quando foy depositada no Mosteiro do Santo Crucifixo; e tendo fervido no Paço com aquelle cuidado, e gravidade, que devia à sua pessoa, saleceo a 25 de Setembro de 1698, jaz no Jazigo da fua Cafa na Igreja de S. Francisco de Lisboa. Casou no anno de 1658 como se vê do Alvará da licença da Rainha D. Luiza, Regente do Reyno, na menoridade delRey D. Affonso VI. passado a 23 de Março do referido anno, com D. Francisca Maria de Menezes, que morreo de sobreparto em 11 de Mayo de 1668, e jaz em S. Francisco na Capella de Jesus, enterro desta Casa; era filha de Gaspar de Faria Severim, do Conselho dos Reys D. Joao IV. e Dom Affonso VI. e seu Secretario das Merces, e Expediente, Commendador, e Alcaide môr de Moura, e de fua mulher D. Marianna de NorgNoronha, filha de D. Francisco de Noronha, Commendador de S. Martinho de Frasas na dita Ordem, e tiveras os filhos seguintes:

18 D. SANCHO DE FARO, II. Conde de Vi-

mieiro, Capitulo IX.

- D. FERNANDO DE FARO, nasceo em Lisboa no mez de Abril de 1668, e foy bautizado no primeiro de Mayo, foy Desembargador da Relação do Porto, e da Casa da Supplicação de Lisboa, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, em que entrou a 13 de Agosto do anno de 1703. ElRey D. Joao V. o nomeou Bispo de Elvas, e sendo sagrado na Igreja de S. Francisco a 10 de Julho do anno de 1714 pelo Cardeal da Cunha, sendo assistentes D. Manoel da Sylva Francez, Bispo de Tagaste, Provisor do Arcebispado de Lisboa, e D. Fr. Joseph de Oliveira, Bispo de Angola, e tomando posse do seu Bispado por seu Procurador em 14 de Julho do dito anno, nao chegou a governar, porque antes de entrar na sua Igreja morreo na Villa de Vimieiro a 14 de Outubro do referido anno, e se mandou sepultar na sua Sé, onde jaz.
- 18 D. MARIANNA DE NORONHA, que foy bautizada a 21 de Dezembro de 1659, entrou no Mosteiro das Commendadeiras da Encarnação de Lisboa da Ordem de Aviz, onde morreo moça.

18 D. ISABEL, foy bautizada em 23 de Outubro de 1661, e faleceo menina.

8 D. Joanna de Faro, nasceo em Lisboa

a 28 de Agosto de 1662, entrou no Mosteiro das Conegas Regrantes de Santo Agostinho em o Valle de Chellas, onde prosessou no anno de 1679.

18 D. Anna DE Faro, nasceo em Outubro de 1663, e soy bautizada a 14 do mesmo mez, soy Religiosa no dito Mosteiro, onde professou no anno de 1679, e saleceo a 20 de Mayo de 1692.

18 D. GASPAR DE FARO, naíceo em 1666, e foy bautizado a 20 de Julho, entrou na Religia dos Eremitas de Santo Agostinho no Convento de Montemor o Velho, onde professou a 29 de Junho de 1682, mudando o nome se chamou Fr. Francisco de Faro. Foy Examinador das Tres Ordens Militares, e Prior do seu Convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, onde morreo a 8 de Setembro de 1723.

Teve bastardos.

18 D. Francisco de Faro, Religioso da Observancia de S. Francisco, havido em Maria de Hollanda, mulher nobre, e limpa.

18 D. Luiz de Faro, que foy Religioso Jeronymo, e Geral da sua Congregação, havido em Lourença Carneiro, mulher limpa.

18 Dona Francisca de Faro, Freira em

Chellas, da mesma mãy.

18 D. FERNANDO DE FARO, Religioso de S. Francisco da Provincia dos Algarves.

18 D. Joao, e D. Maria, que falecerao de tenra idade.

CA-

#### CAPITULO IX.

De Dom Sancho de Faro II. Conde, e VIII. Senhor de Vimieiro.

N Asceo em Lisboa a 6 de Janeiro do anno de 1659 D. Sancho de Faro, e foy hum dos Senhores, que possuirao esta Casa, dos que merecem especial memoria; porque seguindo a vida militar, foy fiel imitador de feus excelfos progenitores, no valor, no brio, e honra, com que se distinguio todo o tempo, que lhe durou a vida, porque toda servio com tanta distinção, como desinteresse, de sorte, que a sua grande representação, com virtudes propilas, conseguio, que nelle se renovasse a grandeza, que já a sua Casa lograra; assim ElRey D. Joao V. o creou Conde de Vimieiro, de que tirou Carta passada a 30 de Janeiro de 1709, e foy o II. desta Casa, nella succedeo a seu Foy VIII. Senhor de Vimieiro, e das Villas de Alcoentre, e Tagarro, Quebradas, e outras terras, Alcaide môr de Rio-Mayor, e da Villa de Mora, Commendador de Santo Ildefonso de Montargil, de Nossa Senhora da Graça da Villa de Mora, ambas da Ordem de S. Bento de Aviz, e de Santo André de Fiaens do Rio na de Christo, Governador, e Capitao General de Mazagao, e do Estado

Estado do Brasil, Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, com o governo das Armas da Provincia do Minho, e depois da Beira, e do Conselho de Guerra.

Começou a servir na paz embarcando nas Armadas, foy Capitao de Infantaria no anno de 1692, e no de 1695 foy feito Mestre de Campo do Terco de Castello de Vide na Provincia de Alentejo, depois Governador, e Capitao General da Praça de Mazagao no anno de 1698, onde os Cavalleiros daquella Praça, seguindo o methodo daquella guerra, fizerao muitas fortidas pelo cuidado, e vigilancia de D. Sancho, que mereceo, que ElRey Dom Pedro nao fo lhe agradecesse o bem, com que servira naquella guerra, com huma Carta muy honrada, mas voltando ao Reyno por outra de 15 de Novembro de 1703 o encarregasse do governo da importante Praça de Almeida na Provincia da Beira, em que affiftio depois de rota a guerra com Castella no anno de 1704, dando taó boa conta do governo, como delle se esperava; assim a 18 de Fevereiro de 1705 gozava já o exercicio de General da Artilharia da mesma Provincia: nao lhe tardou muito o accrescentamento, porque os merecimentos de Dom Sancho erao o mayor memorial para o seu despacho; assim no mesmo anno soy feito Mestre de Campo General com o Governo da Artilharia, e com este posto se achou em todas as occasioens, que houve na guerra, em que se distinguio sempre. No Tom.IX. 0000 refe-

referido anno de 1705 foy nomeado Mestre de Campo General da Provincia do Minho para Governar a Provincia, depois no anno de 1708 governou tambem as Armas da mesma Provincia; soy tambem Védor da Casa da Rainha D. Maria Anna de Austria.

Governou o Conde Dom Sancho a Provincia da Beira, posto, que exercitou com inteireza, valor, e prudencia, e querendo ElRey dar successor ao Marquez de Angeja, Vice-Rey do Brasil, nomeou ao Conde de Vimieiro, Governador, e Capitas General daquelle Estado no anno de 1718, onde com mais merecimentos, que fortuna, falecco na Cidade da Bahia a 13 de Outubro de 1719, tendo governado hum anno, hum mez, e vinte e tres dias, e jaz nos Capuchos de Nossa Senhora da Piedade da Cidade da Bahia. Dos acer-

Hift. da America Per- tos do seu governo saz menção o Coronel Sebas-

660

tiao da Rocha Pitta na Historia, que escreveo com muito acerto daquelle opulento, e rico Estado. Casou a 29 de Agosto de 1703 com D. Theresa de Mendoga, a qual ficando viuva, depois de affisir muitos annos na educação de seus filhos, com grande recolhimento, e gravidade, exercitando-se em huma vida devota, que servia de exemplar às pessoas da sua esclarecida esséra; porém com deseio de vida mais perseita, tanto, que deu estado a seu silho o Conde Dom Diogo, entrou no Mosseiro da Conceição da Luz, onde tomou o habito a 28 de

Mayo de 1729 com grande edificaçaő da Corte, a que assistio a Rainha D. Maria Anna de Austria, prosessou a 30 de Mayo do anno seguinte, e tendo seguido a sua vocação com admiravel constancia, e vivido exercitada na observancia do seu Instituto, aspirando sempre a mayor perseição, empregada em santos, e devotos exercicios, com que domando a propria vontade, brilhou nella a humildade; assim acabou selizmente a 4 de Mayo de 1740 deixando saudosa memoria. Era filha de Dom Luiz Manoel de Tavora, Conde de Atalaya, e da Condessa D. Francisca de Mendoça sua seguintes:

- 19 D. Diogo DE FARO, III. Conde de Vimieiro.
- 19 D. Luiz de Faro, nasceo em a Villa de Vianna do Minho no primeiro de Outubro de 1706, que estudando na Universidade de Coimbra, depois de laureado Doutor em Canones, e ter sido oppositor às Cadeiras da sua faculdade, he Principal da Santa Igreja de Lisboa.
- 19 D. FRANCISCA DE FARO, nasceo a 29 de Novembro de 1707 na dita Villa, e sendo educada no Mosteiro de Chellas, com desejo de seguir vida mais austéra, elegeo o Mosteiro das Descalças da Madre de Deos de Lisboa da primeira Regra de Santa Clara, onde entrou a 22 de Agosto de 1718.
  - Tom.IX. Oooo ii boa

boa no anno de 1709, e faleceo em Estremoz a 15 de Abril de 1721; jaz na Casa do Oratorio de S. Filippe Neri da dita Villa.

19 D. FERNANDO DE FARO, nasceo em Lisboa em 1711, e morreo na Villa de Vimieiro a 18 de Abril de 1713, soy sepultado na Capella môr da

Matriz daquella Villa.

19 D. PEDRO DE FARO, nasceo na Villa de Alcoentre no anno de 1712, e saleceo a 5 de Junho de 1716; jaz em o jazigo de S. Francisco de Lisboa.

19 Dona Mecia de Faro, que nasceo na Villa de Vimieiro a 29 de Março de 1714, e sendo recolhida de tenros annos no Mosteiro de Chellas, passou para o da Madre de Deos de Lisboa, onde

professou em Novembro de 1730.

19 D. Joad de Faro, nasceo em Lisboa a 18 de Mayo do anno de 1713, e destinado pela devoçad de sua Excellentissima máy para a Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, tomou a Roupeta, e tendo seguido os estudos de Filosofia, e Theologia, com mais aproveitamento, do que pediad as suas continuadas, e graves queixas, ellas o obrigarad a largar aquella habitação, de que sahio em Julho de 1741 com reversão à mesma Casa em ellas the dando lugar.

19 D. Joseph de Faro, nasceo no anno de

1717, e faleceo a 30 de Junho de 1718.

CAPI-

#### CAPITULO X.

De D. Diogo de Faro, III. Conde e IX. Senbor de Vimieiro.

▲ Chava-ſe na Cidade da Bahia na Ame-Trica D. Diogo de Faro e Sousa quando succedeo na Casa ao Conde D. Sancho seu pay, a quem havia ido acompanhar quando passou a governar aquelle Estado. Nasceo D. Diogo de Faro em Lisboa a 11 de Agosto do anno de 1705, primeiro fruto do esclarecido thalamo do Conde D. Sancho, e da Condessa D. Theresa de Mendoça. Foy III. Conde de Vimieiro, Senhor da dita Villa, e das de Alcoentre, Tagarro, Quebradas, e outros Lugares, Alcaide mor de Rio-Mayor, e da Villa de Mora, Commendador de Santo André de Fiaens do Rio na Ordem de Christo, de Nossa Senhora da Graça da Villa de Mora, e de Santo Ildefonso de Montargil, ambas na Ordem de Aviz, Gentil-homem da Camera do Infante D. Manoel. Quando no anno de 1718 foy com o Conde seu pay, nao contava mais que treze annos, e levado do seu exemplo, entrou a servir naquelle Estado, e foy Capitao de Infantaria, e voltando para o Reyno, continuando o ferviço, foy Coronel de hum Regimento de Infantaria na Provincia de Alentejo. FaleFaleceo na Villa de Estremoz a 16 de Fevereiro de 1741, jaz no Convento de S. Francisco daquella Villa.

Casou no primeiro de Março de 1729 com D. Maria Josefa de Menezes, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, que faleceo em Elvas do terrivel mal de bexigas a 9 de Novembro de 1738, e foy sepultada na Igreja dos Dominicos da dita Cidade, havendo dado à luz hum menino, que recebendo o sagrado Bautismo com o nome de Manoel, durou poucas horas. Era filha de Dom Diogo de Menezes e Tayora, Bstribeiro môr da mesma Rainha, e de sua mulher D. Maria Barbara Breiner, Dama Camerista da dita Rainha, e desta esclarecida uniaó nasceras os filhos seguintes:

20 D. MARIA BARBARA JOSEFA DE FARO, que naíceo a 10 de Janeiro de 1730 em Caparica, e faleceo no Vimieiro a 26 de Julho de 1731.

20 D. Theresa de Faro, nasceo a 16 de

Outubro de 1732.

20 \ D. Francisca de Faro, nasceo a 21 de Dezembro de 1733, ambas entraraó no Mosteiro de Nossa Senhora do Bom Successo da Ordem do Patriarca S. Domingos a 18 de Dezembro de 1741.

20 D. SANCHO DE FARO, nasceo na Villa de Vimieiro a 30 de Abril de 1735, e he successor de tao grande Casa.

20 D. Diogo de Faro, nasceo na Villa

de Vimieiro a 27 de Fevereiro de 1736.

D.

20 D. Joao de Faro, nasceo tambem na dita Villa a 23 de Março de 1738.

20 D. Joseph DE FARO, nasceo em Lisboa em Agosto de 1739, e faleceo de tenra idade.

A Condessa

D. Diogo de Menezes, Governa-Dom Joso de Mene-zes , Commendador D. Maria da Sylva , filha de D. Ande Valada na Ordem de Chrifto. Cristina da Rainha D. Catharina. D. Diogo de Menezes, Commen-Dona Magdalena de CRuy Pires de Tavora, Repost. môre Tavora, segunda D. Filippa de Vilhena, fiiha de Jodador de Valada, Govern, da Torre Dom Joseph de mulber. anne Mendes de Oliveira, Morga-Velha, + 1668. - do de Oliveira. Mentzes, Com-D. Maria del Oliveira , Senhora da (Oliveira e Miranda) Miraim Affonío de Oliveira , X. Patameira , + em 1613.

Al Senhora da (Oliveira e Miranda) Morgado de Oliveira , + em 1613.

Al Senhora do Morgado de Oliveira , em 1613.

Delena de Lencafi, filha de D. Delena de Lencafi, filha de D. de Solvetado , e Pata e Alvaro Pirete de Tavora , Senhor da meira de Torre de Caparica. mendad, de Valada , Governador da Torre - 166 1. Velha, Védor da Cafa das Rai-Dom Diogo nhas D. Maria de Menezes e D. Luiza de Tavora, & D. Maria de Lima, filha de Dom Sofia, e D Ma-Tavora, n. a rianna de Auf-Lourenço, VII Visconde de Villag de Set. de tria , + a 2 de Nova de Cerveira Diogo Lopes de Sou-1679, Com-1a, II. Conde de MiSuranda, Governad, do
Miranda, do Confelho de Estado. Out. de 1715. mendador de Santa Maria Henrique de Sou-Porto, du Contelho A Contelfa D. Mecia de l de Eltado, + a 27 de Chiha de Fernao da Sylva. A Contessa D. Mecia de Vilhena . de Valada fa Tavares, L.Mar-D. Brites Fran-Alcaide môr quez de Arronch. Dezembro de 1644. Social Rodrigues de Sa, I. Conde de A Condessa D. Leo- Penaguiao, Camereiro môr. cifca de Mendode Silves, Ef-Conde de Miranca, + a 18 de tribeiro môr da , do Conselho Dezemb, 1703. A Cond. D. I'abel de Mend filha de nor de Mendoca. da Rainha D. de Estado, &c. + D. Josó de Almeida, S. do Sardoal. Maria Anna a 10 de Abril de D. Antonio Mafcare- Nuno Mafcarenhas, Senhor de Pal-nhas, Commenda- ma. de Austria. 1706. andel-A Marqueza D. dor de Cifteinovo, D Isabel de Castro, filha de + 2 23 de Fevereiro Telles, Senhor de Unhao. ). Ma-D Isabel de Castre, filha de Fernao Marianna de Caflofefa tro. Menede 1654. Marateca. Antonio de Menduça, Senhor de D. Habel de Mendo-, mude D. D. Anna de Caftro, filha de Fernao ça, Telles de Menezes , Sen, de Unhão. go III. Josó Segefrido Chif- Segefrido , Baraó Livre de Breineri tovao , Baraó Livre + em 1594. de de neiro. de Breiner, Cavallei- A Barcnez- Isatel de Euzing, filha ro do Tusao, + em de Christovao B. L. de Euzing. Fernando Ernesto. 1632. Conde de Breiner. Leonardo, Barao Livre de Harrach, A Baroneza Isabel A Baroneza Maria Jacoba de Hode Harrach, henzoliern, filha de Carlos, Conde de Hohenzollern. Filippe Ignacio D. Maria Bar. Francisco, Conde de Nogarola. A Condessa Clara C Fernando, Conde de Conde de Brei- / bara Breiner , Cecilia de Noganer , + a 4 de Nogarola. A Condessa Brisida Marchesa de Dama Came-Dezembro de roia. Gherardum. rilla da Rije 1722. A Cond. Anna Manha D. Maria Jarosto de Hasenburg. ria de Hasenburg. Anna de Auftria. Anna Maria de Murkwitz. Segefrido Christovao B. L. de Brei-Segefrido Leonardo, Conde de Breiner, + ner , + em 1651. Ernelto Federico, A Baroneza Anna Isabel de Harem 1666. - rach. Conde de Breiner. ) A Condessa Apna Erasmo, Barao Livre de Siahrren-Dorothea de Stahrberg. A Condessa Marenberg. A Baroneza Isabel de Weiffyvoiff. ria Itabel de filha de David de Weiffevoiff. breiner. A Condella Maria Joan Henrique, Con- Wolfango de Nothaff, B. Livre de Eulebia de No- de de Nothaff, B. L. Werenberg. Werenberg. thaff Werenberg. Ide Werenberg. Anna Isabel de Konigsset. A Condessa Maria Leonor de Zizen-Jorge, Senhor de Zizendorff. dorff. Maximiliana de Theoffenbach , filha de David de Theuffenbach.

#### CAPITULO XI.

De D. Diniz de Faro, e sua descendencia.

14 Om Diniz de Faro filho segundo de D. Fernando, III. Senhor de Vimieiro, e de sua mulher D. Isabel de Mello, foy Commendador de Santa Eulalia de Moras na Ordem de Christo, de que lhe fez merce ElRey D. Joao III. no anno de 1551. Faleceo a 12 de Dezembro de 1579, como se vê de huma tença, de que ElRey fez merce a seu filho Dom Joao, de que faremos mençaő; jaz na Capella môr do Mosteiro do Carmo de Lisboa.

Cafou com D. Luiza Cabral, que por morrer seu irmao Ioao Alvares Caminha na batalha de Alcacer, veyo a ser herdeira do Morgado, e Casa de seu pay Joao Alvares Caminha, irmao de Ruy Vaz Caminha, Védor da Fazenda da India, e conforme Diogo Gomes de Figueiredo, infigne Genea- Nobiliario de Diogo logico, de quem se conservad os seus Originaes na Gomes de Figueiredo, Livraria do Duque de Cadaval, erao filhos de João de Duroens de Castanheda, e de Catharina Caminha, filha de Joao Alvares Caminha, e de Isabel Alvares Sarria, o qual era filho de Maria de Caminha, irmãa de Isabel de Caminha, mulher de Joao de Tovar, e de Affonso Vaz Caminha, Fidal-Tom.IX. Pppp

Madeira m. f.

go da Casa do Duque de Bragança D. Fernando II. filhos de Ruy Vaz Caminha, que dizem ser filho de Fernao de Caminha, hum Fidalgo Gallego, que passou a Portugal no anno de 1367, e servio a ElRey D. Fernando; foy Joao Alvares Caminha ( pay de D. Luiza Cabral ) casado com Dona Isabel Cabral, filha de Diogo Vaz da Veiga, e de Brites Cabral, filha de Diogo Cabral, o Velho da Ilha da Familias da Ilba da Madeira, que como escreve Henrique Henriques de Noronha muy versado na Historia, e na Genealogia, que na parte, que toca às que escreveo da Ilha da Madeira, de que era natural, se lhe deve todo o credito pela fua verdade, comprovada com documentos, que elle examinou, e vio, entende ser irmao de Fernao Cabral, Alcaide môr de Belmonte, e filho de Fernao Cabral, Guarda môr do Infante D. Henrique, e Senhor de Azurara. leceo Dona Luiza Cabral a 10 de Abril de 1622. Deste matrimonio nascerao dous filhos.

> D. JOAO DE FARO, que foy o primeiro, succedeo na Casa, e assim ElRey lhe sez merce de huma tença, que seu pay tinha, como se vê da Carta passada em Almeirim a 28 de Mayo de 1580, donde diz, que por seu pay ser morto, a venceria de 12 de Dezembro de 1579, e está na Chancellaria delRey D. Henrique, liv. 43, pag. 387; nao cafou, e preoccupado da melancolia, morreo folteiro fem geraçaő.

> D. ESTEVAO DE FARO, I. Conde de Fa-CAro, Capitulo XII.

#### CAPITULO XII.

De Dom Estevão de Faro, I. Conde de Faro.

Foy fegundo filho de Diniz de Faro D. Estevas de Faro, que veyo a succeder na Casa de seu pay, e no Morgado de sua may pela falta de seu irmao D. Joao; os seus merecimentos o elevarao aos mayores lugares do Reyno, de forte, que elle se distinguio por talento, e prestimo para ser escolhido entre muitos, porque sobre entendimento, luzia nelle a prudencia; de sorte, que El Rey D. Filippe III. de Castella, que dominava Portugal, fez eleiçao da fua pessoa para cargos de muita honra, e de grande confiança, assim o nomeou do seu Conselho de Estado, e Védor da Fazenda da repartição da India, e depois da repartiçao de Africa, lugares, que exerceo com fatisfação do Principe, e applauso dos pertendentes; deixou este officio no anno de 1614 para affistir no Conselho em lugar do Conde Meirinho môr Dom Duarte de Castellobranco.

No anno de 1616 paffou à Corte de Hespanha, que estava entao na Cidade de Valhadolid, donde soy recebido del Rey com estimação: aqui succedeo a D. Estevao hum daquelles lances, que todos sabem applaudir, e louvar, e poucos executom.IX.

672

tar, em que mostrou generosidade, prudencia, e desinteresse; estava vaga a Commenda mayor da Ordem de Santiago, que ElRey lhe conferio, e D. Estevao a recusou, nao a querendo aceitar em attenção à amilade, que tinha com o Duque de Avei. ro, de cuja Casa fora aquella Commenda, o que na Corte caufou admiração, vendo o feu definte-Affonso de Torres, resse, porque nao era muy rico, ainda que sempre

Dilcurfo G. nealog. da Cafa de Brazança m.f.

manteve huma Cafa muy luzida; este primor da amisade de D. Estevao fez publico ao Mundo as excellentes virtudes, de que o feu illustre animo fe Continuou D. Estevas a Corte, assis. tin lo no Conselho de Estado de Portugal até o anno de 1617, em que na entrada da Primavera voltou para a Patria, mais enriquecido de honras, e merecimentos, do que utilidade propria. El Rev o creou Conde de Faro, Villa, que erigio na Provincia de Alentejo junto a Béja, de terras que elle possuia, foy feita esta merce. Deulhe outra vez o lugar de Védor da Fazenda de Portugal, e despedindo-se delRey, o tratou com tao honradas expressoens, como o Conde merecia. para advertir o motivo, porque largou o lugar do Confelho, que exercia na Corte de Madrid, e foy, porque El Rey fizera Presidente delle ao Arcebispo Dom Aleixo de Menezes, a quem ella no mesmo Conselho disse, que elle nao estava em Tribunal com hum homem tao levado da cobiça.

Era

Era o Conde Dom Estevao tao revestido de brio, como de generofidade, e affim referiremos hum caso digno de todo o louvor. No anno de 1618 passou a Portugal o Geral de toda a Ordem do Patriarca S. Domingos, e fez em Lisboa Capitulo dia do Espirito Santo, no qual se achou hum grande numero de Religiosos de toda a Provincia, que se congregare o para votarem. O Conde Dom Estevao, que venerava muito esta sagrada Familia. querendo fazer ao Geral hum obseguio, na terca feira lhe deu hum magnifico jantar, e a todos os mais Religiosos; forao servidos com grandeza, e tao grande numero de pratos, que já o Geral admirado mandou, que cessessem as iguarias, para que nao passassem os limites do dia, entrando na noite com o banquete, que o Conde fez ainda mayor, mandando dar a prata, que nelle havia fervido, ao Mosteiro dos mesmos Religiosos. Achou-se o Conde depois nas Cortes, que o mesmo Rey celebrou Auto das Cortes do anem Lisboa no anno de 1619, e foy hum dos Titulos, que nellas fe acharao.

no de 1619, 1-6.6.

Foy D. Estevad de Faro I. Conde de Faro, Commendador de S. Salvador de Joannes, Santo André de Moraes, Santa Maria de Quintella, Santiago, e S. Mattheus do Sardoal da Ordem de Christo, Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado dos Reys D. Filippe III. e IV. Varao, em que se unirañ authoridade, prudencia, generofidade, e definteresse, que sobre alto nascimento, sarao recomendamendavel o seu nome para idéa dos grandes Senhores, que desejarem deixar esclarecida memoria. Faleceo a 12 de Fevereiro de 1628, e jaz no Mosteiro de Nossa Senhora da Luz, junto a Lisboa, de Re-

ligiofos da Ordem Militar de Christo.

Casou com D. Guiomar de Castro, que faleceo a 7 de Outubro de 1620, filha de D. Joao Lobo, IV. Barao de Alvito, Senhor das Villas de Oriola, Alvito, Villa-Nova de Aguiar, e Niza de Setuval, e outras, Commendador de Villa-Nova na Ordem de Christo, Provedor das Capellas del Rey D. Affonfo IV. a que andaő annexas as Villas de Vianna de Alentejo, e Alverca, Védor da Fazenda del-Rey D. Sebastiao, e do seu Conselho de Estado, e de sua mulher D. Leonor Mascarenhas, filha de D. Joao Mascarenhas, Capitao dos Ginetes del Rey D. Manoel, e ElRey D. Joao III. Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide mor de Alcacer do Sal, e Montemôr o Novo, Commendador de Mertola, e Almodavar, e deste matrimonio nascerao os filhos feguintes:

16 D. DINIZ DE FARO, II. Conde de Faro.

16 D. FRANCISCO DE FARO, VII. Conde

de Odemira, Capitulo XIV.

16 D. JOAO LOBO DE FARO, Doutor em Canones, foy Clerigo, e Dom Prior da infigne Collegiada de Santa Maria da Oliveira de Guimaraens, por merce del Rey D. Joao IV. de que tomou pose a 12 de Junho de 1642, e ainda no anno de 1655 consta

censta ser Prior, e o soy do numero de XLVII. des que occuparat esta Dignidade, como refere o feu Catalogo.

Catalogo dos Priores de Guimaraens , Pag. 67.

D. SANCHO DE FARO, que foy Porcio-16 nista do Collegio de S. Pedro de Coimbra, aceito a 21 de Novembro de 1627; entrou na Religiao Car. Sa, Memorias Histor. melitana Calcada a 26 de Outubro de 1628 no Collegio de Coimbra, onde professou a 8 de Mayo de 1630; estudou Filosofia, e Theologia, e sendo approvado foy Prégador, e depois no anno de 1639 Prior do Convento de Collares, Diffinidor da Provincia, e por commissao do seu Geral soy Commisfario Visitador, e Reformador Geral da sua Provincia, e o era no anno de 1650, depois foy Prior do Mosteiro do Carmo de Lisboa, onde, e nos mais, em que governou, fez diversas obras, e tendo vivido como verdadeiro Religioso, faleceo no fim do anno de 1658.

do Carmo, capina.

DOM FRANCISCO LUIZ DE FARO, foy Commendador do Sardoal, e de outra Commenda na Ordem de Christo, servio embarcando nas Armadas de guarda Costa; achou-se no anno de 1625 na restauração da Bahia, e depois sabendo, que hia huma poderofa Armada Ingleza fobre Cadiz, fe foy meter naquella Cidade com muita diligencia, e tendo servido com brio, e distinção, morreo moço, e folteiro.

16 Dom Affonso DE FARO, que tambem morreo moço, e sem estado.

D.

### Historia Genealogica

\* 16 D. Luiza de Castro, casou com D. Duarte de Menezes, III. Conde de Tarouca, Capitulo XV.

\* 16 D. LEONOR MASCARENHAS, de quem se

fará mençaő no Capitulo XVI.

676

#### CAPITULO XIII.

De Dom Diniz, II. Conde de Faro.

\* 16 S Uccedeo ao Conde D. Estevas D. Diniz de Faro em toda a sua Casa, e soy II.
Conde de Faro, Commendador de Santo André de Moraes, e outras na Ordem de Christo. No anno de 1619, que EsRey D. Filippe III. passou a Porace de Pres de Moraes, e outras na Ordem de Christo. No anno de 1619, que EsRey D. Filippe III. passou a Porace de Moraes, e outras na Ordem de Conde D. Diniz por ausencia do Conde de Odemira D. Sancho de Noronha se de Conde de Odemira D. Sancho de Noronha se de Moraes de Conde de Moraes de Mora

Casou com a Condessa D. Magdalena de Lencastre, a quem ElRey confirmou o contrato do seu casamento por Alvará de 7 de Fevereiro de 1630, que está no livro 31, pag. 351 da Chancellaria daquelle anno, era filha primeira de D. Alvaro, e D. Juliana de Lencastre, terceiros Duques de Aveiro, a qual

qua

qual faleceo a 27 de Dezembro de 1679 na Freguefia de S. Joseph, e jaz no Convento dos Carmelitas Descalços de Santarem.

17 D. ESTEVAO DE FARO, que morreo menino.

17 D. JOANNA JULIANNA MARIA MAXIMA DE FARO, III. Condessa de Faro. Casou duas vezes, a primeira com D. Miguel de Menezes, Duque de Caminha, de quem soy terceira mulher, e pela sua tragica morte, ficando viuva, casou segunda vez com D. Rodrigo Telles de Menezes e Castro, II. Conde de Unhao, de quem soy primeira mulher, e de nenhum destes matrimonios teve successão.

Tom.IX.

**Q**999

A

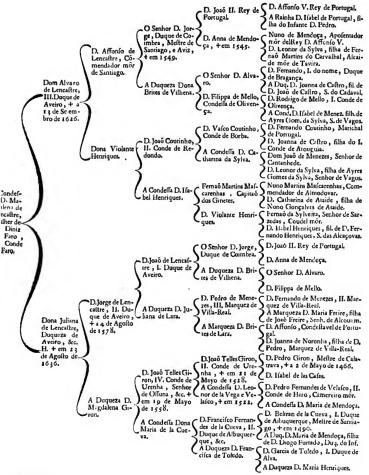

Tom.IX.

CAPI.

#### CAPITULO XIV.

De Dom Francisco de Faro, VII. Conde de Odemira.

Ntre os esclarecidos Varoens do appellido de Faro, se sez recomendavel à posteridade D. Francisco de Faro, VII. Conde de Odemira, Senhor das Villas de Penacova, Mortagua, Alcaide môr de Alvor, Senhor do Paul de Muja, em que succedeo por nomeação de seu parente Nuno Alvares Pereira de Noronha, do qual foy herdeiro, Commendador das Commendas de Santiago do Sardoal, Santo André de Moraes, Santa Maria de Quintella, S. Salvador de Joanne, Santa Maria de Marmelleiro, Santo Isidro de Eixo na Ordem de Christo, do Conselho de Estado dos Reys D. Joao IV. e D. Affonso VI. de quem soy Ayo. Védor da Fazenda, Presidente do Conselho Ultramarino, Ministro da Junta do Governo na Regencia da Rainha D. Luiza, lugares, que exercitou com respeito, e applauso.

Nasceo o Conde D. Francisco terceiro filho dos primeiros Condes de Faro D. Estevas, e Dona Guiomar de Castro, e a fortuna o destinou para successor da sua Casa pela morte de sua sobrinha a Condessa D. Juliana de Faro, e as proprias virtudes, de que

que D. Francisco de Faro se adornou desde os primeiros annos, o fizerao femelhante a feu excellente pay, contribuindo estas tanto para a estimação, como o mesmo esplendor do seu alto nascimento. E sendo nos fishos, que nao tem a ventura de nascer primeiro, os Morgados, em que fuccedem as armas, ou as letras, seguio Dom Francisco de Faro a vida militar com tanto cuidado, como quem pertendia valer pelo proprio merecimento; fervio nas Armadas da nossa Coroa, e tambem nas da Coroa Castelhana; achou-se no anno de 1625 na res-Charreiro, Jornada da tauração da Cidade da Bahia com muito luzimento;

imprella em 1625.

recuperação de Babie, governou depois a Armada de Portugal em diversas occasioens, em que igualou sempre o valor ao seu esclarecido sangue, porque engrandeciao as suas acções a generofidade, que era o brilhante de tantas E tendo occupado na guerra todos os póstos do seu tempo, no delRey D. Jozo IV. foy do seu Conselho de Estado, Védor da sua Fazenda, e Presidente do Conselho Ultramatino, servindo-se muito da sua pessoa, que pela morte de Dom Sancho de Noronha, VI. Conde de Odemira, parente de D. Francisco, lhe fez o mesmo Rey merce de toda aquella grande Casa, que havia vagado para a Coroa, dandolha de juro, e herdade, conforme a Ley Mental.

O parentesco, que o Conde D. Francisco tinha com a Casa Real Reynante, como descendente por varonia da Serenissima Casa de Bragança, co-

mo temos visto, fez, que ElRey lhe désse a honra do tratamento de sobrinho; e porque he mayor o assentamento, que gozao os Grandes, quando lograo esta prerogativa, tirou D. Francisco Carta de Chancellaria del Rey D. assentamento de Conde parente, que lhe foy passa- Joso IV. IIv. 17. 128. da a 9 de Julho de 1646. Em todos os negocios de Estado era consultado o Conde D. Francisco. porque elle foy hum dos melhores politicos do feu tempo; porque sobre talento, era serio, e revestido de tal authoridade, que conseguio universal respeito; foy o Conde, Varao em quem se unirao tao excellentes partes, que quando a Rainha D. Luiza, Regente do Reyno, o nomeou Ayo de seus filhos ElRey D. Affonso, e o Infante D. Pedro, declarou, que ElRey seu marido antes da sua morte lhe havia communicado, que delle havia feito eleiçao para tao importante emprego, esta preferencia, que hum Rey sabio sez do Conde de Odemira entre tantos Varoens, como os que concorrerao naquelle tempo, he sem duvida o mayor elogio, que podemos fazer da sua pessoa, ornada de generosidade, valor, e entendimento, e não descompuzerao estas excellentes partes, o executar de ordinario as suas acções com tanta celeridade, que muitas vezes padecerao nota nos discursos, dos que ignoravao o fim, com que era ardente na execução dos negocios. Tanto, que o Conde foy nomeado Ayo, se lhe deu no Paço o Quarto, que havia sido do Principe D. Theodosio, começou a assistir a El-Rey.

### Historia Genealogica

684

Rey, e ao Infante, com tanta politica, que igualava ao mesmo respeito. Não servio de embaraço esta continua assistencia, para que ao mesmo tempo a Rainha Regente senao servisse delle nos negocios da Monarchia, fendo hum dos Ministros do Conselho, que assistiao ao despacho nas juntas, que chamarao Nocturnas, por serem feitas à noite; assim teve o Conde de Odemira a mayor parte no manejo dos negocios, de forte, que em tudo parecia o primeiro Ministro desta Monarchia, que por quali onze annos exercitou, e adoecendo gravemente, ElRey D. Affonso lhe sez a honra de o visitar, e depois falecendo a 15 de Março do anno de 1661, ElRev acompanhado do Infante Dom Pedro, dos Criados, e Officiaes da fua Cafa, lha continuou na mesma fórma, hindo botarlhe agua benta, e se recolherao as Magestades por tres dias. Os Capellaens da Capella Real lhe forao rezar hum Responso, a que assistio o Bispo de Targa, que servia de Capellao môr. Com todas estas distinctas honras foy tratado depois da morte o Conde de Odemira D. Francisco de Faro, Varao, em quem concorrerao excellentes virtudes, porque além das que o levarao à heroicidade, foy devoto cordialmente da Virgem Santissima, e assim será eterno monumento da fua piedade aquella tocha, que continuamente arde de dia, e de noite diante da Sacratiffima Imagem da Senhora da Luz, que dá nome à Igreja, e ao sitio, em que está o Mosteiro dos Religiofos

ligiosos da Ordem de Christo, huma legoa de Lisboa, onde jaz em hum nobre enterro, que está no Coro dos Religiosos, a que dera principio o Conde D. Diniz, e elle acabou com muita despeza, ornou, e dotou com duas Missas por hum contrato, que se celebrou com o Prior Fr. Joao de Mello, fendo Dom Prior Geral D. Joseph Banhes. Foy feito a 20 de Dezembro de 1655, e está no Cartorio. do Duque de Cadaval; tambem illustrará a sua memoria a caridade, com que no seu proprio Palacio erigio hum Hospicio para os Religiosos Capuchos da Provincia da Piedade, que perpetuou em seus herdeiros; e assim se conserva na Casa dos Duques de Cadaval, que o vierao a ser pelo casamento de fua filha, como diremos em feu lugar. Ouando o Conde faleceo, mandou ElRey visitar a seu genro o Duque de Cadaval pelo Marquez de Gouvea feu Mordomo môr, e a Rainha à sua filha a Duqueza pelo Conde de Santa Cruz feu Mordomo môr.

Casou antes de herdar a Casa de seu irmao com a Condessa D. Marianna da Sylveira, que saleceo a 11 de Outubro de 1648, e soy sepultada na Igreja da Trindade de Lisboa no enterro de seus mayores; era silha herdeira de Francisco Soares, hum Fidalgo a quem chamaras o da Cotuvia, por viver em huma Quinta naquelle sitio, cabeça de hum opulento Morgado, o qual era silho de Manoel Soares, Senhor do dito Morgado, e do de S. Joaó da Talha junto

junto a Sacavem, e de sua primeira mulher D. Maria de Sequeira, e neto de André Soares, que servio à Rainha D. Catharina, e soy seu Secretario, e Feitor em Flandres, do Conselho delRey, e Fidalgo da sua Casa, e morreo a 4 de Mayo de 1565, e jaz na Igreja da Trindade de Lisboa. Foy mulher de Francisco Soares Dona Maria da Sylveira, silha de D. Antonio de Almeida, que era silho de Dom Diniz de Almeida, do Conselho delRey D. Joaso III. Contador môr do Reyno, e de D. Joanna da Sylveira, silha de Francisco Carneiro, Donatario da Ilha do Principe, e Secretario do dito Rey, e deste matrimonio nasceras

17 D. ESTEVAO DE FARO, que fendo fuccessor da Casa, morreo menino.

17 D. MARIA DE FARO, VIII. Condessa de Odemira, succedeo na Casa, e Morgados de seus avós maternos, e soy herdeira de seu pay, e em sua vida casou duas vezes, a primeira com Dom Joao Forjaz Pereira Pimentel, VIII. Conde da Feira, de quem nao teve successa e casou segunda vez com D. Nuno Alvares Pereira de Mello, I. Duque de Cadaval, de quem soy primeira mulher, como diremos no Livro IX.

17 D. GUIOMAR DE CASTRO, que foy a fegunda filha, casou com D. Gregorio Thaumaturgo de Castellobranco, III. Conde de Villa-Nova de Portimao, Guarda môr da Pessoa del Rey Dom Joao IV. e soy sua segunda mulher, de quem nao teve silhos.

Teve o Conde illegitimos em Magdalena de Sousa, mulher nobre, como elle assevera no seu Testamento, os filhos seguintes:

D. Antonio de Faro, em quem o Conde seu pay nomeou a Commenda de Santa Maria de Almendra, que faleceo de curta idade.

17 D. FRANCISCO DE FARO, para quem o Conde seu pay pedia no seu Testamento à Rainha a Alcaidaria môr de Alvor, que elle possuira.

17 D. MARIA IGNACIA DE FARO, que foy Religiosa Professa no Mosteiro de Santa Clara de Lishoa.

DOM ESTEVAO DE FARO CAMINHA DA VEIGA, creou-se em Casa do Duque de Cadaval feu cunhado com muita estimação, e por morte de fua sobrinha a Condessa de Tentugal D. Joanna de Faro succedeo nos bens, e Morgados da Casa de Faro, foy Commendador de Santa Maria de Marmeleiro, e de S. Pedro de Villar-Mayor na Ordem de Christo, que o Conde seu pay lhe havia nomeado, fervio nas Armadas, e na guerra na Provincia da Beira; faleceo a 30 de Julho de 1675. O Duque o tinha destinado para casar com sua filha, tambem illegitima, D. Maria de Mello, o que havia ajustado com o Conde seu pay, e por sua morte nomeou nella a administração das ditas Commendas, em que tinha vidas, como se vê no seu Testamento, que fez a 22 de Julho do referido anno, dizendo, porque o Duque tinha assentado de lhe dar o estado de casada; porém ella com admiravel resolução o regeitou, por ser Religiosa no Mosteiro de Santa Clara de Lisboa. Entrando neste Mosteiro pedio o Duque a ElRey D. Pedro, entao Principe, huma tença para sua filha, que generosamente lha concedeo, dobrando a quantia da que lhe pedia, e ao Duque fez merce das duas Commendas, que vagarao pela filha: porém o Duque nao as quiz aceitar, nem a tença de mayor quantia: neste caso, que passou, como referimos, e nao tem duvida por constar de hum documento Original, que casualmente achámos, se vê a grandeza do Principe na estimação de hum Vassallo tão benemerito, e neste o amor do Principe no desinteresse, dizendolhe, que como se aconselhava com elle, se sora com outrem o nao havia de aconselhar, nao era justo, que quizesse para si o que nao lhe parecia se fizesse a outro ainda que benemerito. Quando do Duque nao tiveramos tantas acções heroicas, esta era digna de immortalizar o seu nome. Jaz D. Estevao de Faro em Nossa Senhora da Luz no nobre enterro, que na Sacristia tinha a sua Casa, de que elle soy o ultimo varao, e passou com outros bens ao Duque de Cadaval.

CAPI-

#### CAPITULO XV.

De D. Luiza de Castro, Condessa de Tarouca.

NO Capitulo XII. dissemos, que da unias de D. Estevas de Faro, I. Conde de Faro, e da Condessa D. Guiomar de Castro, fora a primeira filha D. Luiza de Castro: tomou esta Senhora o appellido de sua may, costume, que as Senhoras Portuguezas, e Hespanholas muito usaras, com grande detrimento das Casas, de que havias recebido o ser: pelo que algumas vezes succedeo desconheceremse as pessoas, porque os appellidos, que conforme o uso do Mundo todo, e da razas, dirivando o ser das Casas de seus pays, se adoptaras em outras, de que supposto participavas do sangue, she eras na verdade estranhas, descuido, que hoje em grande parte das Casas principaes da nossa Corte se vay emendando, usando o appellido das familias de seus pays.

Casou esta Senhora com D. Duarte Luiz de Menezes, III. Conde de Tarouca, Senhor de Penalva, Gulfar, de Lalim, e de Lazarim, Alcaide môr, e Commendador de Albuseira na Ordem de Aviz. No anno de 1619 soy o Conde hum dos Senhores, que acompanharao a ElRey D. Filippe III. quando entrou na Cidade de Lisboa, como escreveo Tom.IX.

#### Historia Genealogica

Rey D. Filippe a Portugal , pag. 15. Guerreiro , Jernada da Babia, cap. 11. p.161. Portugal Restaurado , tom, 1, p. 121.

690

Lavanha, Viagem del- Joao Bautista Lavanha. Depois se achou na restauração da Cidade da Bahia no anno de 1625, o qual depois da Acclamação se passou para Castella, quando havia embarcado em hum navio com a fua familia para ir governar a Praça de Tangere, que era governo hereditario na sua Casa; e havendo de entrar naquella Cidade, o fez em hum porto de Hespanha, e lá lhe derao o titulo de Marquez de Penalva, quando neste Reyno lhe confiscarao toda a sua Casa; e desta illustre uniao nascerao os silhos seguintes:

17 D. Luiz DE MENEZES, que foy com seu pay para Castella, se intitulou II. Marquez de Penalva, IV. Conde de Tarouca, servio na guerra contra a fua patria, fendo General da Cavallaria do

Exercito de Galliza.

Casou duas vezes, a primeira em 15 de Outubro de 1664 com D. Francisca Henriques, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria. Administradora da Commenda de Ximena na Ordem de Calatrava, irmãa do VIII. Marquez de Alcanices, e II. de Oropeza, Grande de Castella, e filha de D. Joao Henriques de Borja, I. Marquez de Oropeza em Indias, e de D. Maria Anna Coya de Loyola fua fegunda Salazar, Glorias da Ca- mulher, Marqueza de Oropeza, Senhora de Loyo-Ja Farnese, pag. 376. la, filha herdeira de D. Martim Garcia de Loyola, da Ordem de Calatrava, Governador, e Capitao General de Chille, (sobrinho de Santo Ignacio de Loyola, filho de irmao) e de D. Beatriz Clara

Coya,

Coya, Infanta do Perû, filha de Manco, Inca, ou Rey de Perû. O Marquez D. Joao foy filho fegundo de D. Alvaro de Borja, e de D. Elvira Henriques de Almança fua sobrinha, V. Marqueza de Alcanices, e neto de S. Francisco de Borja, IV. Duque de Gandia, e morreo sem successão a 16 de Setembro de 1665, e ficando D. Luiz viuvo, casou segunda vez com D. Luiza Ximenes de Gongora, Marqueza de Almodovar del Pinar, Condessa de la Puebla de los Infantes, viuva, e herdeira de seu tio o Marquez D. Joao de Gongora, e filha de D. Luiz Ximenes de Gongora, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Vinte e quatro de Cordova, e de D. Anna Maria de Carcomo, filha de D. Alonso de Carcomo, Senhor de Aguilarejo, e tambem deste matrimonio nao teve successão.

Dom Estevad de Menezes, Senhor da

Casa de Tarouca.

17 D. MARIA DE MENEZES, nasceo no anno de 1629, sicou em Portugal quando seu pay passou para Castella, e casou com D. Antonio de Noronha, I. Conde de Villa-Verde, e da sua successão se dirá adiante no Livro X.

D. Guiomar, D. Joao, e outros, que

morrerao meninos.

\* 17 D. ESTEVAO DE MENEZES, que foy o filho fegundo, fendo de pouca idade o levou feu pay para Castella, onde estudou, e levado do amor da patria, quando contra ella se continuava com mayor calor a guerra, no anno de 1664 se passou por Galliza a Portugal, emendando com a sua sidelidade o desacerto de seu pay, imprimindo hum discreto Manisesto desta louvavel acças, e restaurando neste Reyno a illustre Casa, que nelle havias merecido fundar seus grandes progenitores. Servio de Deputado da Junta dos Tres Estados, e soy VIII. Senhor da Casa de Tarouca, e salecco a 20 de Novembro do anno de 1677.

Casou com D. Elena de Noronha, que depois soy mulher de Fernao Telles da Sylva, III. Conde de Villar-Mayor, II. Marquez de Alegrete, e era silha de Dom Thomás de Noronha, III. Conde dos Arcos, do Conselho de Estado, e Presidente do Conselho Ultramatino, e da Condessa D. Magdalena de Borbon, filha, que veyo a ser herdeira por morte de seu irmao o II. Conde dos Arcos, de D. Lourenço Filippe de Lima Brito e Nogueira, filhos do I. Conde dos Arcos Dom Luiz de Lima, e da

O P. Anselmo, History Geneal.de França, tom. 1.cap. 12. \$.19.

lena de Borbon, filha, que veyo a fer herdeira por morte de seu irmas o II. Conde dos Arcos, de D. Lourenço Filippe de Lima Brito e Nogueira, filhos do I. Conde dos Arcos Dom Luiz de Lima, e da Condessa de Borbon, Dama da Rainha D. Isabel de Borbon, primeira mulher del Rey D. Filippe IV. de Castella, filha de Francisco Cardaillac, Baras de la Chapelle, e da Baroneza Magdalena de Borbon, filha de Henrique de Borbon, Visconde de Lavedan, Baras de Malause, Mestre de Campo General des Gens d'Arme del Rey Henrique IV. bisneto de Joas, II. do nome, Duque de Borbon, e de Avergne, Conde de Clermont, e de Forest, Senhor de Beaujeu, Par, Condestavel, e Prin-

Principe do sangue de França. Deste illustre matrimonio nasceras os dous filhos seguintes:

\* 18 D. JOANNA ROSA DE MENEZES, IV.

Condessa de Tarouca.

18 D. MAGDALENA THERESA DE NORO-NHA, que foy Dama da Rainha D. Maria Sofia de Neoburg, cafou com D. Luiz de Lencastre, IV. Conde de Villa-Nova, Commendador mòr da Ordem de Aviz, como veremos no Livro XI.

\* 18 D. JOANNA ROSA DE MENEZES, IV. Condessa de Tarouca, e Senhora de Penalva, e Gulfar, de Lalim, e de Lazarim, Administradora da Alcaidaria môr, e Commenda de Albuseira na Ordem de Aviz, que saleceo a 23 de Agosto de

1734.

Casou conforme a determinação, que seu pay deixou no seu Testamento com João Gomes da Sylva, que nasceo a 21 de Junho de 1671, quarto filho dos I. Marquezes de Alegrete, e pelo seu camento soy IV. Conde de Tarouca, e Senhor de toda esta Casa, e Commendador de Villa-Cova na Ordem de Christo; na Campanha da Beira do anno de 1704 acompanhou a EIR ey D. Pedro, e soy hum dos Capitaens nomeados da sua Guarda, Deputado da Junta dos Tres Estados, servio na guerra com distinção, achou-se no sitio de Valença de Alcantara, e Albuquerque, Alcantara, e em outras muitas occasioens, em que mostrou valor, e prestimo; occupou os póstos de General de Batalha, e Mestre de

# 694 Historia Genealogica

de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade. No anno de 1709 passou a Inglaterra, e foy Embaixador Extraordinario, e Plenipotenciario na Paz de Utrech, que se concluso no anno de 1715, e tendo residido muitos annos na Corte de Haya com estimação, passou à Corte de Vienna como Plenipotenciario, aqui conseguio huma singular estimação das Magestades Cesareas, e universal applauso da Corte, e hum especial respeito entre os Ministros Estrangeiros. Nesta Corte teve aviso de fer nomeado Mordomo môr da Rainha D. Maria Anna de Austria; no anno de 1735 teve a Patente de Governador das Armas, e ultimamente foy nomeado Embaixador Extraordinario à Corte de Madrid, e Director da Academia Real da Historia. Faleceo em Vienna a 29 de Novembro de 1738. Foy dotado de hum sublime talento, discreto, e eloquente, com grande viveza de espirito, e tao favorecido das Musas, que as suas Obras Poeticas nao cedem nos conceitos, e harmonia das vozes às mais celebradas; assim conseguiras universal estimação, e não menos a adquirio nas suas missoens entre as nações Estrangeiras, cujos Ministros o tratarao como Oraculo, como se póde ver no Elogio, que na Academia Real recitou o Conde da Ericeira Dom Francisco Xavier de Menezes, seu intimo amigo, e Socio nos primeiros annos da fua idade na celebre Academia dos Generosos. O Marquez de Valença D. Francisco de Portugal seu cunhado, e amigo,

e amigo, com a sua admiravel discriçao, e eloquencia, imprimio tambem dous Elogios à sua memoria, verdadeiramente merecedora de todo o applauso; porque soy o Conde ornado de virtudes tao excellentes, que farao recomendavel na posteridade o seu nome, como de hum Varao dos mais insignes, que concorrerao no seu tempo. Desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

19 D. Luiza Josefa de Menezes, nasceo em o primeiro de Agosto de 1692. Casou com D. Antonio de Noronha, III. Conde de Villa-Verde, II. Marquez de Angeja, de quem faremos menças

no Livro X.

de Setembro de 1693, faleceo de tenra idade.

\* 19 D. ESTEVAO JOSEPH DE MENEZES DA

SYLVA, Conde de Tarouca.

19 MANOEL TELLES DA SYLVA DE MENEZES E CASTRO, naíceo a 6 de Setembro do anno de 1696, e por obrigação de hum Morgado, que posítue, usa deste appellido. No anno de 1715 fahio de Lisboa acompanhando o Senhor Intante D. Manoel, como dissemos no Livro VII. pag. 437 do Tomo VIII. Achou-se nas samosas batalhas de Temesvar, e Belgrado, e nos sitios daquellas Praças, fatisfazendo com as obrigações, que herdara dos seus mayores, adquirindo reputação na Corte de Vienna, como mostrou o tempo, depois voltou a Portugal; porém no anno de 1721, com licença Tom.IX.

delRev, tornou para a companhia de seu pay o Conde de Tarouca, que se achava entao por Embaixador na Corte de Haya, e com elle foy para Alemanha quando ElRey mandou o Conde a Corte de Vienna por seu Plenipotenciario: nella foy tao bem quisto, como grata a sua pessoa à do Emperador Carlos VI. que lhe deu o lugar do Confelho de Flandes, em que se portou com tanta exacçao, e utilidade do serviço do Emperador, que depois o fez do feu Conselho de Estado com a presidencia do Conselho de Flandes, Tribunal estabelecido na Corte de Vienna para o governo, e dependencias do Paiz Baixo Austriaco em Flandes, que se compoem de muitos Ministros de grande esféra de nascimento, assim Hespanhoes, como de outras Nações. Casou em Setembro de 1740 com a Princeza Maria Barbara Amalia de Holstein, irmãa da Princeza Marianna Leopoldina de Holstein, mulher de D. Manoel de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, como dissemos no Livro IV. pag. 647 do Tomo II. nascendo desta uniao até o presente a 30 de Dezembro de 1741 D. MARIA THERESA JO-SEFA JOANNA, de quem forat no seu bautismo Madrinhas a Rainha de Hungria, e a Archiduqueza sua filha.

19 FERNAO TELLES DA SYLVA, nasceo em 23 de Setembro de 1698, foy Conego da Sé Metropolitana de Evora, e renunciando a vida Ecclesialtica, professou a militar: he Coronel de hum dos

Regi-

Cato em 30 De Pers. V741.

Regimentos de Infantaria da guarnição da Corte, e pelo seu casamento Monteiro môr do Reyno, como fica dito no Livro VI. Capitulo V. ¿. III. pag. 351 do Tomo V.

D. MARIA JOSEFA DE MENEZES, nasceo em 29 de Outubro de 1699. Casou com seu sobrinho, e primo Fernao Telles da Sylva, V. Conde de Villat-Mayor, hoje Marquez de Alegrete.

19 D. MAGDALENA DE MENEZES, nasceo

em 12 de Fevereiro de 1701, faleceo menina.

19 D. MARIANNA DE MENEZES, nasceo em o primeiro de Abril de 1702, tomou o habito de Carmelita Descalça no Mosteiro de Carnide da Ordem de Santa Therefa.

19 D. ISABEL DE MENEZES, nasceo a 4 de Setembro de 1704, morreo de pouca idade.

D. THERESA DE MENEZES, nasceo em 10 de Dezembro de 1703, tomou o habito no referido Mosteiro, onde professou, e sua irmãa.

19 JOSEPH GOMES DA SYLVA, nasceo a 18 de Dezembro de 1708, he Capitao de Infantaria.

19 D. ESTEVAO JOSEPH DE MENEZES DA SYLVA, nasceo a 19 de Mayo de 1695, V. Conde de Tarouca, Senhor das Villas de Tarouca, Lalim. Lazarim, dos Conselhos de Penalva, Gulfar, e do Reguengo de Toiosa, e Jugadas de Casavel, &c. No anno de 1721 a 17 de Abril sahio de Lisboa com seu irmao Manoel Telles da Sylva a ver o Conde seu pay, que entao residia por Embaixador na Corte de Haya, e depois de affistir algum tem-Tom.IX. po po na sua companhia, e ter visto diversas Cortes de Europa, se recolheo à nossa, havendo em toda a parte mostrado, que era silho de seu grande pay, e successor de tas illustre Casa; assim imitando o exemplo de seus gloriosos progenitores, igualmente dados ao estudo das sciencias, do que aos exercicios de Marte, he Capitas de Infantaria de hum dos Regimentos da guarniças da Corte, e Academico do Numero da Academia Real da Historia, em que entrou occupando o lugar, que vagara pelo Conde seu pay no anno de 1739, recitando no dia da entrada huma excellente Oracas.

Casou a 25 de Março do anno de 1725 com Dona Margarida de Lorena, filha de seu primo com irmao, e tio Manoel Telles da Sylva, III. Marquez de Alegrete, e da Marqueza D. Eugenia de Lore-

na, e tem os filhos feguintes:

20 D. Joad de Menezes, que nasceo em 16 de Setembro de 1726, morreo a 9 de Julho de 1728.

20 D. MANOEL DE MENEZES, nasceo em Junho de 1728, faleceo a 16 de Mayo de 1733.

20 D. EUGENIA MARIANNA DE MENEZES DA SYLVA, nasceo em 26 de Agosto de 1731.

20 DOM JOSEPH DE MENEZES DA SYLVA,

nasceo em 5 de Agosto de 1733.

20 D. JOANNA JOSEFA DE MENEZES DA SYLVA, nasceo a 28 de Agosto de 1735, faleceo em Outubro de 1737.

20 D. FRANCISCO JOSEPH DE MENEZES DA SYLVA, nasceo a 2 de Janeiro de 1740.

D.

20 D. MARIANNA JOSEFA DE MENEZES DA SYLVA, nasceo a 20 de Abril de 1741.

#### CAPITULO XVI.

De Dona Leonor Mascarenhas.

PAra concluir a descendencia do Senhor Dom Affonso, I. Conde de Faro, nos resta a successão de D. Leonor Mascarenhas, segunda filha do Conde D. Estevão de Faro, e da Condessão D. Guiomar de Castro, como sica escrito no Capitulo XII. Os Nabiliarios lhe das o appellido de Faro, porém no Testamento de sua mãy a nomea repetidas vezes com o appellido de Mascarenhas, deixando-a por herdeira da sua Terça, que se lhe daria com a parte, que tivesse da sua legitima, soy feito o Testamento no anno de 1616 a 21, de Mayo; porém a Condessa viveo depois muitos annos, como se vê da abertura seita a 7 de Outubro de 1620, e se conserva o Original no Archivo do Duque de Cadaval.

Casou esta Senhora com Bernardim de Tavora e Sousa, Reposteiro môr del Rey, Senhor das Ilhas do Fogo, e Santo Antao, Commendador de Santa Maria de Cacena, que taleceo a 6 de Agosto de 1652, e deste matrimonio nascerao os filhos seguin-

tes:

Tom. IX. Ssss iii

D.

# 700 Historia Genealogica

17 D. GUIOMAR DE CASTRO E TAVORA, morreo a 4 de Setembro de 1706, fuccedeo na Cafa de seu pay, e casou duas vezes, a primeira com D. Jorge de Ataide, III. Conde de Castro-Dairo, de quem nao teve successão, e casou segunda vez com Luiz de Vasconcellos e Sousa, III. Conde de Castello-Melhor, que por este casamento soy Reposteiro môr, e da successão, que tiverao, já demos noticia a pag. 235 deste Livro.

\* 17 D. FILIPPA DE VILHENA E TAVORA,

adiante.

17 D. MAGDALENA DE TAVORA, que foy fegunda mulher de D. Francisco de Castellobranco, VIII. Conde de Redondo, de quem ficando viuva, e sem filhos, foy Dona de Honor da Rainha D. Maria Sosia.

\* 17 D. FILIPPA DE FARO, casou com Luiz de Mello da Sylva, III. Conde de S. Lourenço, Alcaide môr de Elvas, Commendador de S. Salvador de Joanne na Ordem de Christo, e das de Santiago de Lobao, e de Pentalvos, e de Rio Torbo, Senhor da Villa do Bispo, e dos Reguengos de Elvas, e Sagres, Védor da Casa das Rainhas D. Maria Francisca de Saboya, e Dona Maria Sosia de Neoburg, a qual depois de viuva soy Dama Camerista da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, e salecce em 16 de Fevereiro de 1702, e tiverao os silhos seguintes:

18 MARTIM AFFONSO DE MELLO, que foy
1V.

# da Casa Real Portug. Liv. VIII. 701

IV. Conde de S. Lourenço, e Senhor de toda a mais Cafa de seu pay, servio na guerra sendo Coronel de Infantaria do Regimento de Campo-Mayor, e Tenente General de Cavallaria de Alentejo, e depois Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve, donde voltando morreo poucos dias depois de ter chegado a Lisboa a 21 de Fevereiro do anno de 1718, tendo casado em Abril de 1695 com D. Magdalena de Lima, que tinha sido Dama da Rainha D. Maria Sofia, e faleceo a 4 de Agosto de 1739. Era filha de Dom Joao Fernandes de Lima, X. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, e da Viscondessa D. Victoria de Borbon, silha dos III. Condes dos Arcos, e tiverao Luiz Braz de Mello da Sylva, e outros, que morrerao de curta idade.

18 Rodrigo de Mello, foy Porcionista do Collegio de S. Paulo de Coimbra, e Arcediago de Neiva, Mestre Escola da Collegiada de Santarem, e renunciando os Benessicios, que tinha, seguio a Corte, e soy Gentil-homem da Camera do Insante D. Antonio, e Deputado da Junta dos Tres Estados, e por morte de seu irmao, V. Conde de S. Lourenço, Alcaide mór de Elvas, Senhor de Aldea do Bispo, Commendador de S. Salvador de Joanne, &c. e de toda a mais Casa; morteo a 19 de Setembro do anno de 1725, havendo casado a 23 de Fevereiro de 1720 com D. Maria Rosa de Lencastre, filha de Vasco Fernandes Cesar de Menezes,

# 702 Historia Genealogica

nezes, Conde de Sabugosa, Alseres mor de Portugal, e de sua mulher D. Juliana de Lencastre, e des-

te matrimonio nasceo unica

19 D. Anna de Mello da Sylva, que nasceo a 20 de Abril de 1725, VI. Condessa de S. Lourenço, Senhora da Villa do Bispo, e dos Reguengos de Sagres, e Elvas, Alcaidaria mór da dita Cidade, Administradora das Commendas de S. Salvador de Joanne, S. Lourenço de Seladeiro, Santa Olaya de Pentalvos, Santiago de Lobao, S. Paulo de Massas, e do Torrao, da Alsarrose em Elvas, Senhora do Morgado de Monchique no Algarve, e Padroeira do Moseiro dos Religiosos Terceiros da dita Villa. Casou em Março de 1742 com D. Joao de Noronha, filho dos II. Marquezes de Angeja, e he Conde de S. Lourenço.

18 Manore De Mello Da Sylva, que foy o terceiro, tambem estudou em Coimbra, e deixando a vida Ecclesiastica, seguio a militar, e soy Coronel de hum Regimento de Cavallaria, e Brigadeiro, póstos, com que servio em toda a guerra, que começou no anno de 1704, com muita distinção, achando-se em muitas occasioens de honra, em que conseguio applauso, e ultimamente soy nomeado General de batalha.

\* 18 D. LEONOR MARIA DE FARO, Condeffa de Pombeiro, de quem adiante fallaremos.

18 D. MAGDALENA DE MELLO, que faleceo fem estado.

D.

## da Casa Real Portug. Liv. VIII. 703

18 D. Anna da Sylva, Dama da Infanta D. Isabel Josefa, morreo na flor da idade de bexigas.

- 18 D. MARIANNA JOSEFA DE TAVORA, recolhida no Mosteiro da Encarnação de Lisboa de Commendadeiras da Ordem Militar de S. Bento de Aviz.
- 18 D. GUIOMAR DO DESERTO, Freira no Mosteiro da Esperança de Lisboa.

18 JERONYMO DE MELLO, que nasceo em

1675, faleceo de curta idade.

\* 18 D. LEONOR MARIA DE FARO, que foy Condessa de Pombeiro, e ficando viuva, foy Senhora de Honor da Rainha Dona Maria Anna de Austria. Faleceo a 14 de Novembro de 1732. Casou com seu parente D. Antonio de Castellobranco, II. Conde de Pombeiro, Senhor de Bellas, Capitas da Guarda del Rey D. Pedro II. Commendador na Ordem de Christo, faleceo no anno de 1696 em o primeiro de Setembro, e tiveras os filhos seguintes:

\* 19 D. PEDRO DE CASTELLOBRANCO, III.

\* 19 DOM LUIZ DE CASTELLOBRANCO, IV.

19 D. JOSEPH DE CASTELLOBRANCO, morreo moço.

19 D. RODRIGO DE CASTELLOBRANCO, que foy Conego da Santa Igreja Patriarchal, e falecco de bexigas a 19 de Outubro de 1719.

# 704 Historia Genealogica

19 Dom Martinho de Castellobranco, nasceo em 1685, faleceo menino.

19 D. FILIPPA MARIA DE FARO, Dama da

Rainha D. Maria Anna de Austria.

19 Dona Luiza Antonia, nasceo em 1681, Freira no Sacramento de Lisboa da Ordem de S. Domingos.

19 D. MARIA ANTONIA DA SYLVA,

19 D. GUIOMAR DE CASTRO, nasceo em 1686, Freiras no Mosteiro da Esperança de Lisboa da Ordem de S. Francisco.

19 D. MAGDALENA, E D. MARIA, morre-

19 Dona Anna da Sylva, que foy Religiofa no Mosteiro da Madre de Deos de Lisboa da primeira Regra de Santa Clara, onde saleceo em Setembro de 1729 com opiniao de virtude.

\* 19 D. Pedro de Castellobranco, III. Conde de Pombeiro, Capitaó de huma das Companhias da Guarda delRey, e do seu Conselho, XV. Senhor de Pombeiro, IX. da Villa de Bellas, e dos Morgados de Castellobranco e Pombeiro, Alcaide mór de Villa-Franca de Xira, e da Villa de Rey, Commendador das Commendas de Santa Maria de Amendoa, e dos Oitavos na Ordem de Christo, Padroeiro do Mosteiro da Conceição dos Atrabidos, e das Igrejas de S. Salvador de Pombeiro, e de S. Martinho do Lugar de Cortezia, Termo da

# da Casa Real Portug. Liv. VIII. 705

dita Villa. Faleceo a 2 de Abril de 1733 de idade de cinccenta e quatro annos.

Casou duas vezes, a primeira em 25 de Outubro do anno de 1700 com a Condessa D. Luzia Maria de Mendoça, Dama da Rainha D. Maria Sosia, silha de Lourenço de Sousa da Sylva, I. Conde de Santiago, Aposentador môr, e da Condessa Dona Luiza Maria de Tavora, filha do II. Conde de Val de Reys, a qual morreo a 21 de Abril de 1707 sem deixar successas.

Casou segunda vez em 4 de Julho de 1708 com D. Maria Rosa de Portugal, filha de Fernas de Soussa, Conde de Redondo, e da Condessa D. Luiza de Portugal, e de nenhum destes matrimonios teve successas.

\* 19 D. Luiz de Castellobranco, nasceo em Lisboa no mez de Dezembro de 1683, e soy bautizado no primeiro de Outubro. Era Conego da Santa Igreja Patriarcal, e por morte do Conde D. Pedro seu irmao succedeo na Casa, e he IV. Conde de Pombeiro, XVI. Senhor de Pombeiro, e X. da Villa de Bellas, e dos Morgados de Castellobranco, e Pombeiro, Alcaide môr de Villa-Franca de Xira, e de Villa de Rey, Commendador de Santa Maria de Amendoa, e Oitavos na Ordem de Christo, Padroeiro do Mosteiro da Conceição dos Arrabidos junto a Sacavem, e da Igreja de S. Salvador de Pombeiro, e S. Martinho do

Lugar de Cortezia, Termo da dita Villa, e Ca-

# 706 Historia Genealogica

pitao da Guarda de Archeiros de Sua Magestade. Casou a 14 de Julho de 1740 com Dona Pelagia de Almada, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, filha de Francisco de Almada, Senhor de Carvalhaes, Ilhavo, Arcos, &c. e de D. Guiomar de Vasconcellos, de quem teve

D. GUIOMAR DE CASTELLOBRANCO, que nasceo a 13 de Abril de 1741, e saleceo no anno se-

guinte.

# FIM.

TABOA

### UGAL.

iode

D.Frae Abfelho d'Odicom Di 11. con ro. 111. D. Conftança de Noronha, Abbadessa de Simide,

D. Gregoria de Noronha, D. Antonia, D. N. . . . . . . Freiras no Paraifo de Evora.

D. Diniz de Faro, cafou com D. Luiza Cabral, filha de Joaó Alvares, Caminha.

I. D. Je de Faro em Af an, 1 g Dom Josó de Faro, + S. G. D. Estevaó de Faro, I. Conde de Faro, Védor da Fazenda, do Confelho de Estado. Casou com Do Guiomar de Castro, silha de Dom Joaó Lebo, VI. Baraó de Alvito.

Name Branch A- Dam D Both Deat De nice D AR D

# INDEX

# DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS, e cousas notaveis.

#### O numero denota a pagina.

#### Α

A Brantes (O Conde de ) Veja-

Adiantado, que emprego era, 196, e leg. Com que diligencias o quizerao embaraçar os moradores do Algareve ao Senhor D. Affonfo, 198, e leg.

D. Affinfo (O Senhor) Conde de Faro, de quem foy filho , 186 Que doação lhe fizerão os Duques feus pays, 182, e feg. Com quem fe ajuliou o feu calamento, e de que clausulas se formou o Tratado Matrimonial, 184, e feg. Que acções obrou no ferviço delkey D. Affonfo V. 186, e feg. Com que preeminencias foy feito Conde de Faro, e que assentamento teve, 188. Que mais merces lhe fez ElRey D. Affonso V. 180, e seg. Quando foy feito Fronteiro môr de todas as suas terras, 101. Porque caufa le retirou para Castella, e aonde faleceo, 194, e feg. Que Lugares, e Estados teve, 195, e feg. De que virtudes foy adornado, e aonde jaz, 200. Quando casou , e que descendencia teve , 201 , e 204

D. Affonso de Aragas, Duque de Segorbe, seu calamento, e successas, 266, e seg.

Tom.IX.

D. Affonfo Henriques de Faro, seus pays, e empregos, 589.

D. Affonfo de Lencafre, de quem foy filho, e que lugares tree, 50. Hindo por Embaixador a t.coma, como foy recebido nelta Corte, 60. Quando teve audiencia do, Pontifice, 61. Ette he entregou x Roxabenta para o Principe D. Joao, 62. Que mais empreços, e merces tree, 63. Quando falecto, com quem foy calado, e que hilhos deixou, 64.4 e fees.

D. Affonso de Lencastre, quando salecco, e com quem casou, 6%. D. Affonso de Noronha, que lugares teve, com quem casou, e que descendencia teve, 260.

D. Agoftinho Manoel de Vasconcellos, de quem foy tilho, e quando nasceo, 212, e seg. Que obras compoz, e quando slacco, 218. Com quem foy casado. Ibid. e 219.
Agropoli (O Marquez de) D. Jorge de Mendoça, quantas vezes, e com quem casou, e que descen

de Mendoya, quantas vezes, e com quem cafou, e que defeendencia teve, 420, e feg. A Marqueza D. Marra, 421, A Marqueza D. Francifica com quem cafou, e em que Cafa fuccedeo, 421. Aguiar ( Josó Affonío de ) Provedor de Evora, de quem foy filho,

e que descendencia teve, 629. Assilur (O Conde de ) D. Valerio de Zuniga, com quem casou, Uuuu e a e a sua successão, 35%.

Aguilar (O Conde de D. João Domingos, seu casamento, e descendencia, 445, e seg. A Condessão D. Maria, 446, O Conde D. Ini-

go, quando falecco, e que succesjao teve, 447. A Condessa D.Maria, com quem casou, e quem herdon a sua Casa. 448.

dou a sua Casa, 448.

Aguilar (O Marquez de) D. Luiz
Fernandes, com quem casou, e que

descendencia teve, 43; , e seg. O Marquez D. Joaô Luiz, 455. O Marquez D. Bernardino da Sylva, 439, e seg. A Marqueza D. Francisca, seu casamento, e successão, 440, e seg.

Aires de Soufa de Castro, que lugares

Aitona (O Marquez de ) D. Guilhen Ramon de Moncada, com quem casou, e que descendencia teve, 506. O Marquez D. Guilhen, 507.

Albuquerque (O Duque de) D.Francifco Fernandes de la Cueva, feu cafarmento, e fuccessão, 393. O Duque D. Francisco, 395. Outro Duque D. Francisco, 399.

Duque D. Francisco, 399.

Alcalá (O Ducado de) a que Casa
se unio, 515.

Alcanizas (O Marquez de ) D. Josó Henriques , seu casamento , e def-

cendencia, 320, e feg. Alcandete (OConde de) D. Antonio Alvares de Toledo e Portugal, quando nasceo, 32. Que lugares, e merces teve, e quando faleceo.

Alegrete (O Marquez de ) Manoel Telles da Sylva, feus empregos, calamento, e defendencia, 609, e feg. O Marquez Remao Telles, 613, e feg. Outro Marquez Marnoel Telles, 628, c feg. Outro Marquez Marnoel Telles, 618, e feg. Outro Marquez Marnola (Ruy Fernandes de ) que

lugares, e descendencia teve, 224, e seg. Almeida (D.Diniz de) com quem

foy cafado, e que successa teve, 686.

Almeida (D. Diogo de) seu essa-

mento, e descendencia, 239.

Almeida (D. Joso de ) que merces

lhe fez ElRey D. José 111. e com quem cason, 457. De quem soy filho, 458.

Almeida (Joao Lourenço de ) Alcaide mor da Covilhãa, de quem foy filho, e que descendencia teve, 620.

Almeida (D. Miguel de ) feus pays, e nalcimento, 474. Forque motivo fuccedeo na Cafa de outro D. Miguel de Almeida , Conde de Almeida (D. Pedro de ) Aleside mor

de Torres Vedras, seus ascendentes, calamento, e successa, 577. Almenara (O Conde de) D. Gaspar de Ferrer, seu casamento, e des-

de Ferrer, seu casamento, e descendencia, 97.

Almenara (O Marquez de) D. Fra-

dique da Sylva e Portugal, com quem casou, e que successão teve, 498, e seg.

Almiranes de Caftella, D. Luiz Henriques, fue calamento, e defecndencia, 386, e fep. D. Antonio Henriques, 387, D. Joaó Henriques, quando núceo, e com quem fe defopolou, 386. Seu calamento, e fuecellaó. Ibid. D. Joaó Calpar Henriques, 350. Com quem cafou occulamente fegunda vez, e que filhos teve, 350. D. Joaó Talno, a Henriques, 3 porque razaó fe pafíou para o ferviço de Carlos III. 351. Quando falecco, aonde jiza e com quem cafou, 352. Vejafe Franiques.

Almonacid (O Marquez de) Dom Agostinho Homodei, seu casamento, e descendencia, 361, e seg. Almourol (Os Senhores de) com quem casaraó, e que filhos tiverao, 73, e seg.

Almanha (O Marquez de) D. Salwador de Caltro e Portugal, quando nasceo, e faleceo, 174. Quando, e com quem casou, e que des-

cendencia teve . 175.

Altamira (O Conde de ) D. Luiz de Moscoso Osorio, com quem foy casado, e que empregos, e fi-Iha teve, 89. O Conde D. Lopo, 10s. O Conde D.Rodrigo, quando, e com quem casou, 125, e frg. O Conde D. Lopo, que lugares teve , e quando falecco , 120. Com quem cafou , e que fuccellao teve. Ibid. e 1 30. O'Conde Dom Gaipar, 131. Seu filho D. Lopo Hurtado, com quem cafou, e que descendencia teve, 1;2, e seg. E feu neto D. Gaspar, 133. Tendo hum desasso com o niho do Duque de Medina de las Torres, faleceo das feridas, que lhe derao, e quan-O Conde D. Luiz, quando faleceo, e com quem cafou, 134, e feg. O Conde D. Antonio, quando nafceo, e que empregos teve, 136. Seu calamento, e descendencia, 137. O Conde D. Ventura, quando naíceo, caíou, e morreo, 137, e feg. Que filho teve, 301.

Alvar (O Conde de) Veña-fe Atalà.

Alvar (O Duque de ) D. Antonio
Alvars de Toledo, com quem cafou, e que filhos teve, 346. O
Duque Dum Fernando, 348, e
teg. O Duque D. Antonio, que
Efil.dosteve, e feu calamento, e
defrendencia, 349. O Duque D.
Antonio, 150, e feg.

Liva de Lyfir (O Conle de ) D.Ma-

Elva de Lyle (O Conde de ) D.Manoel Heuriques de Guímao, feu calamento, e fuccellao, 327. O Tom.IX.

Conde D. Josô Henriques, quantas vezes, e com guem casou. Ibid. Alvito (O Barao de ) D.Josô Lobo, com quem casou, 674.

Andrade (A Condeifa de) D. Therefa de Andrade e Ulhoa, de quem foy filha, e com quem cafou, 1240 Quando faleceo, aonde jaz, e que defcendencia teve, 125.

Anhover (O Conde de) D. Luiz Laffo de la Vega e Figueiroa, feu cafamento, e defendencia, 350, e feg. O Conde D. Pedro, 362, A Condeffa D. Jofefa, com quem foy cafada, e a quem paflou a Cafa

por fua morte, 364.

D. Ama Monica de Cordova Zuniga e Pimentel, Condellà de Oropeza, com quem cafou, 24. Como fe compoz com quem lhe quiz embaraçar o feu calamento, e que defcendencia teve. Ibid, e feg.

Antao Rodrigues da Camera, seus pays, casamento, e descendencia, 215.

D. Antonia de Lencastre, de quem foy silha, e com quem casou, 106.
Quando faleceo, aonde jaz, e que detcendencia teve, 107.

D. Antonio de Mello, seus pays, ca-

Antonio Paes Viegas, toy hum dos Teltamenteiros do Senhor Dom

Duarte 14

D. Antonio Portocarrero de Luna e Mascarenhas, de quem foy filho, e e porque causa se initulava Conde de Obidos, 93. Quando saleceo, e com quem casou. Ibid.

Antonio Telles da Sylva, leus pays, e acções, 606.

Antonio Telles da Sylva, Senhor de Ficalho, feus empregos, cafamento, e descendencia, 623, e seg. Aposentadores mires del Rey D. 1040

111. 63. Ara; 40 (D. Paschoal de) Conde de Aliffe, de quem foy filho, e com quem cafou, 119. Aranda (O Conde de ) D. Luiz Ximenes de Urrea, leu cafameno, e delcendencia, 2081, e feg. Arcos (O Conde de los ) Veja-le Anbover. Arelbano (O Marquez de ) D. Garcia Kamures, feus afcendentes, 367. Arenberg (D. O'Cavio Duque de) com quem cafou, e que defeen-

com quem casou, e que descendencia teve, 502, e seg. e 550. Arvore da ascendencia de D. Angela Fabra, Condessa de Odemira, 579.

- de D. Brites de Castro, Condessa de Lemos, 57. - de D. Brites de Toledo, Condessa

de Oropeza, 36, de D. Henrique, Infante Fortuna, 263.

de D. Juliana de Lara, Condella de Odemira, 577.

Condessa de Faro, 679.

de D. Maria de Menezes, Condessa de Vimieiro .667. de D. Maria de Noronha, Con-

della de Faro, 207.

de D. Marianna de Lencastre .

629.

de Dona Marianna de Sousa da
Guerra, Condessa de Vimieiro,

641.
Affentamento de parente delRey D.
Sebastiao o teve Dom Astronso de
Lencastre, Commendador mor da
Ordem de Christo, 63.

Aftorga (A Marqueza de ) D. Anna de Guímao, fua afcendencia,

e cafamento, 137.
Alforga (O Marquez de) D. Luiz
Ximenes de Urrea, com quem cafou , e que defoendencia teve ,
448. O Marquez D. Antonio,
feus cafamentos, 451. A Marqueza D. Anna de Avila Oforio ,
451.

Ataide (D. José Diogo de ) de quem foy filho, e quando naíceo, 462, Quando foy teito Conde de Alva, ecom quem caiou, 463.

e com quem caiou, 463.

Ataide (D. Maria de) icus pays, calamento, e descendencia, 568, e leg.

Ataide (Martim Gonçalves de) quem

fora 6 (cus a (cendentes, e com quem calou, 207.
Alonguia (O Conde de ) D. Luiz de Ataile, com quem calou, e que defendencia teve, 459 e feg. (A Conde D. Jeronymo, 46 L. O Conde D. Luiz, 462. (O Conde D. Luiz, 464. (O Conde D. Lu

O Conde Dom Manoel, 462. O Conde D. Luiz, 464. O Conde D. Luiz, 464. O Conde D. Jeronymo, 465. O Conde D. Luiz, quando nafeco, e com quem cafou, 466. Que defeendencia tem, 467.

Atrifo (A Dagueza de) com quem

Atrifeo ( O Duque de ) Veja-le

Monteluma. O Duque D, Ven-

Aronejuma. O Duque D. Ventura de Cordova, seu casamento, e morte, 300.
Aroiro ( A Villa de ) a quem soy doada, 185.

#### B

B Alvafes (O Marquez delos) D. Filippe Espinola, seu casamento, e descendencia, 519, e seg. O Marquez D. Ambrosio, 521,

Banhos (O Conde) D. Sancho de Leiva, com quem casou, e que successa teve, 527, e seg. O Conde D. Pedro de Leiva e Lacerda, 531, e seg.

Barajas (O Conde de) D. Antonio Capata, seu casamento, e successão, 49 L

Barbacena (O Visconde de) Luiz Furtado de Mendoça, com quem casou, cafou, e que filhos tem , 652,

Edfompierre (O Marquez de) Anna Francisco, seu casameno, e descendencia, 113, ese. O Marquez Anna Francisco Joseph, teus empreços, e alliança matimonial, 115. Violante Barbara de Bassompierre, quando, e com quem caton, 117.

Baucio (Antonia de ) Condessa de Sabioneta, seus pays, e catamen-

Bedmar (O Marquez de ) D. Gafpar de la Cueva e Mendoga, com quem casou, e que descendencia teve, 404, e seg. O Marquez D, lídro, 405.

Belmonte (O Marquez de) D. Manoel Giron, com quem casou,

Estnardim de Tavora e Sonsa, seu casamento, e tilhos, 600, e seg. Bernardo Carneiro de Sonsa, com quem casou, e que descendencia

teve, 648.

Fr. Bernardo Telles, de quem foy filho, e que empregos teve, 612,

Bernardo de Vasconcellos, de quem foy filho, e quando nasceo, 239.

Seu casamento, e successão. Ibid. e 240.

Bernimicourt (Anna de) seus pays, ca(amento, e descendencia, 352.
Bissi (O Marquez de) saques de
Thiard, com quem casou, e que
filhos teve, 115.

Binoma (O Duque de ) D. Pedro de Luna e Peralta, jeu cafamento, e fucceilao, 532. A quem paffou ella Cafa, 533.

Blaefvelt (IJ. Joanna de) Camereira mór da Infanta D.Maria, de quem foy filha, 68.

Bohadiiha ( D. Theresa de) Condessa de Lemos, quem sorao seus pays, com quem casou, e que descendencia teve, 146, e feg.

Eonne ( Maria Magdalera ) Condeffa de Hamal, feu cafamento, e
descendencia, 116.

Borja (D. Anna de ) Colona , Conctifa de Lemos , tem que actividade livrou a Cirlade de Porto Bello da interpreta dos Inglezes , 1672, e (eg. Como lhe agradeco Elikey elle zelo , 1688. Le quem (oy ha lha , quando , e com quem calou , e que defendencia teve , 1632. Estja (D. Marganid de) icus passy,

e calamento, 478. Que successão teve, 479. Botello (Thomás) de Tavora. Ve-

ja-le S. Miguel.

Rourbon (D. Victoria de) Condella
dos Arcos, fua alcendencia, e fuo-

cessaó, 692.

Bracamonte (D. Maria de) de quem
foy filha, com quem casou, e que
descendencia teve, 261.

Braz Telles de Monezes, feu cafamento, e fuccellao, 633, e feg. Braz Telles de Monezes, com quem cafou, e que estado, e fishos tevo, 636.

Ereiner (D. Maria Barbara) feus afcendentes, e cafamento, 667. Brione (O Conde de) Veja-se Tornicile.

D. Brittet de Caffro, berdeira do Condado de Lemos, de quem foylo, dado de Lemos, de quem foylo, est. Logrando ja o Condado, com quem calou, e que fishos teve, 51. Porque razzo lhe mandou El-Ry D. Jodo III. tirar e se fishos do primeiro matrimonio, 51. Quemdo falkeco, libid. A foa defendencia; 52, efeg. A fua ervere, 52.

D. Bittes Mafearenhas de Caftello-Branco da Costa, Condeila de Obidos, quando nasceo, 101. Quem forao seus ascendentes, e que filhos teve. Ibid. estes.

D . Bri •

D. Brites de Monroy e Ayala, Condella de Oropeza, com quem cafou , e que descendencia, e ascen-

D. Brites de Toledo, Condessa de Oropeza, de quem foy filha, 7. Com quem casou, e que descendencia teve, 16. A fua arvore, 36.

Abral (D. Luiza ) feus afcendentes, cafamento, e fuccellao,

Cadaval (O Duque de ) D. Nuno; raro definterelle com que nao aceitou huma merce delRey, 688.

Caetano de Mello de Castro , seus empregos, calamento, e descendencia , 651

Camaraça (O Marquez de ) D. Manoel Gomes, com quem cafou, e que filhos teve , 324. A Marqueza Dona Michaela com quem elta ajultada para calar , 333.

Caminha, Quem se intitulou em Castella Duqueza delte Ettado, 30%, e 506 , e feg.

Caminba ( Josó Alvares ) quem fo: rao feus afcendentes, 66 o. Canas ( Jogo de ) com que grandeza

entrou em hum ElRey D. Filippe IV. em obsequio da Canonização da Rainha Santa Isabel, LL Com que magnificencia se sez outro em applaulo da chegada do Principe de Ciales , 1 3.

Canbete (A Marqueza de) D.Theresa de Castro, quando, e com quem cafou , 149. O Marquez D. Joso Andre, feus cafamentos, e defcen. dencia, 150. A Marqueza D.Therela, porque razao fe intitulou Daqueza de Naxera, e de Maqueda, 151. Com quem foy cafada, 152. A Marqueza D. Nicolaza, feu ca-

famento, e descendencia, 1 51 è Cano (D. Antonia ) quem forao feus

ascendentes, 57 Cantanhede (O Conde de ) D. Pedro

de Menezes, quando, e com quem casou, e que filhos tem tido, 103,

e feg. Caracholo ( D. Victoria ) Condessa de Caltro, seu calamento, e descendencia, 163. Carcamo (D. Diogo) com quem

cafon, 216.
Carcamo (D. Josó) feu cafamento,

e fucceffao, 15 Carcamo ( Dona Habel de Luna e ) quem forzo fens afcendentes, e com quem calou, 646.

Cardona (O Doque de ) D. Fernan-do Folch, com quem casou, e que descendencia teve, 267.

Carlos Carneiro de Soufa, feu cafamento, e filhos, 650

Carpio (Marquezes del ) Veja-se Olivares. Carracena ( O Marquez de ) D. Luiz

Carrilho de Toledo, que lugares teve, e de quem foy filho, 127. Carrafa (Luiz) feus pays, calamento, e successão, 270. A Princeza

Anna Carrafa, com quem casou, e que descendencia teve , 271 , e feg. Carreto ( D.Leonor Maria de ) Mar-

queza de Mancera, de quem toy filha, e com quem calou, 490. Carvajal (D. Miguel de ) Marquez de Jodar, feu cafamento, 154. Carvalho ( Alvaro de ) feus afcen-

dentes, e casamento, 643. Cafa Forte (O Marquez de ) Don Joso da Cunha, quando faleceo, e que empregos teve , 98 Cafa Palma (O) Con le de) D.Joseph

de Cordova Portocarrero , com quem cafou , e que descendencia teve , 493 , e feg. C4'4 Cafa Sola (O Marquez de) Dom Gonçalo Arias de Avila Pacheco, feus lugares, cafamento, e filhos,

1 1 8.
Castello-Branco. Veja-se Pombeiro.
Castello-Lranco (D. Antonia Marga-

rida de ) feus alcendendentes , e fuccellao , 639.

Castello-Branco (D. Francisco de ) Conde de Sabugal, que empregos,

teve, Ici.

Castello-Melhor ( () Conde de ) Joan Kodrignes de Vasconcellos e Soula, seu nascimento, lugares, e acções, 226, e leg. Quando falecco, com quem casou, e que descendencia teve, 228. U Conde Luiz de Vasconcellos e Sousa, 210, efeg. Como fez que fe reconciliaffe com a Igreja Romana ElRey de Inglaterra Carlos II.2 3 2. Quando foy restituido ao Reyno, e que merce line fez ElRey D. Joso V. 222. Quando faleceo, e aonde jaz, 234. Com quem calou, e que descendencia teve. Ibid. O Conde da Calheta Affonso de Vasconcellos, 235. O Conde Joseph de Vasconcellos e Soula, 238.14

de Vasconcellos e Sousa, 238.(4 Castrilho (O Conde de ) D. Manoel de Navarra, seu casamento, 396,

Castro. Que antiguidade, e nobreza tem esta Familia, 41, e seg. De donde derivou o principio, e como he celebrado [pelos Escritores,

Caftro Dairo (O Conde de) D. Jorge de Ataide, com quem calou, e quando falecco, 234.

Catro Fuerte (A B. arqueza de ) D. Thereta de Sottomayor, seus pays, e caramento, 93. Com quem mais cafou, e que defecudencia teve, 94, e 176.

Capro Xeris. Quem fey o primeiro Conde della terra, com quem cafoa, e que descendencia teve,

D. Catharina Ventura de Portugal, Condella de Vilhada, com quem casou, 144.

Cenate (O Marquezado de) em quem recahio este Ettado, 337.

Centelbas (D. Isabel) quem forao feus ascendentes, 579.

Centelbas (D. Maria) de quem foy filha, e com quem casou, 478.

Cefar (Vaíco Fernandes) de Étenezes, com quem foy cafado, e quando lalecco 375. Luiz Cefar , que empregos teve, quando falecco, e com quem cafou. Bid. Rodrigo Cefar, teu nafamento, empregos, e morte, 376. Joleth Cefar, Frincipal da Santa Igreja de Lisboa, quando nafeco, 376, e feg. Vejafe Sabugel,

Chacon (D. Joao de Chaves) Conde de la Calçada, e Doque de Penharanda, feus afcendentes, cafamento, e fuccessão, 558.

Chalant (Renato, Conde de) com quem foy cafado, e one defeendencia teve, 110. Filisberta de Chalant, feu cafamento, e filhos, 113, D. Chriftovaō Manoel, de quem foy

D. Christova Manoel, de quem foy filho, e que descendencia teve,

D. Christowas de Noronha Manost, com quem casou, e que successo teve, 251.

Cifuences (O Conde ) D. Pernando da Sylva, seu cafamento, e posteridade, 553, e seg. A Condessa D. Anna, com quem casou, e a quem passou (et Condesso, 535, Cinchon (A Condessa de ) D. Ignez de Castro e Pobadilha, de quem fog siba, 148, Com quem casou.

de Caftro e Fobadilha, de quem foy filha, 148. Com quem cafou, que deferndencia teve, e mais algumas Senhoras defia Cafa. Itid. e 149, e fez.

Clairbout ( Odilia Francisca de ) quem . quem forao feus pays, e com quem

cafou, 311.
Clavijo (D. Antonio de Molina, Seanor de) feu cafamento, e defcendencia, 382, e feg. D. Joanna de Molina, 384. O I. Conde de Clavijo D. Marcos, com quem cafou, e que defeendencia teve, 385, e feg.

Cobos (D. Diogo de los) e Mendoça, Conde de Ribadavia, feus afcendentes, e cafamento, 106.]

Contelisaveis de Cafella. Dom Joad Fernandes de Velaíco, feus empregos, caíamento, e defeendemia, 3,15. O Condeflavel D. Bernardino, quantas vezes, e com quem calou, e que fuccellá teve, 316. O Condeflavel D. Joigo, que filhos teve, 317, e feg. O Condeflavel D. Jofeph de Velaíco e Carvajal, feus lugares, caíamento, e fuccellad, 3,24, e feg. O Condeflavel D. Bernardino, 326. Quem fuccedeo nella grande Caia, 333,5 e feg.

Coquilha (O Marquez de) D. Antonio Vafques, com quem cafou, e que fuccessa teve, 97.

Cordova (O Cardeal de ) D. Affonfo de Aguilar, que lugares teve, e quando faleceo, 303, e feg.

Corjana (O Conde de la ) D. Ettevaó de Mendoga e Vergara, feu cafamento, e fuccellaó, 550, e feg. O Conde D. Diogo, com quem cafou, e porque motivo perdeo a fun Cafa, 551.

fua Caía, 55 1.

Condel da Villa de Estremoz o aprefentava o Senhor Dom Affonso,
Conde de Faro, 194.

Continho (D. Alvaro) Marichal de Portugal, com quem cafou, e que filhos teve, a ob, e feg. O Marichal D. Fernando, fua morte, cafamento, e pofteridade, 1092. O Marichal D. Fernando, quando

pfaleceo; e quantas vezes, e com quem casou, 109. Coya (D. Brites Clara) seus pays,

e calamento, 690, e leg. Crespi de Valdaura (Dom Joseph) Conde de Sumarcen, com quem casou, e que descendencia teve,

548, e feg. Croy (Anna de ) com quem foy cafada, 495.

Croy (Fernando Joseph Francisco, Duque de ) quando nasceo, e que empregos teve 117. Seu catamento, e defeendencia, Ibid. O Duque Josó Bautista, quando casou, e talecco, 119. Croy (D. Maria Theresa de ) Con-

roy (D. Maria Therefa de ) Condella de Punhonrostro, jeus ascendentes, cafamento, e successão, 366, e seg.

Santa Cruz (O Conde de ) D. Joao Mascarenhas, que lugares teve, quando faleceo, e com quem foy caíado, 72. Como fe accommodou a contenda, e demanda, que feu filho lhe fez fobre o Titulo do Condado, 73. Que filhos teve. Ibid. O Conde D. Martinho, quando faleceo, com quem cafou, e que descendencia teve, 80, e seg. O Conde D.Joao, quando faleceo, e com quem casou, 86. O Conde D. Martinho, quando foy feito Marquez de Clouvea, 88. Que Senhorios, e lugares teve, e quando falsceo, 88. Com quem cafou, e que descendencia deixou. Ibid. O Marquez D. Joao, quando, e com quem foy cafado, 89. O Marquez D. Joseph, quando nasceo, e com quem calou, 90.

Cueva (D. Jeronyma de Mendoça de la ) Condella de Obidus, de quem foy filha, e que deteendencia teve, 92, e 1ez.

Cueva ( Dona Lesnor de la )
Condella de Lemos, ieus pays,
cala-

214-

cafamento, e morte, 145.
Cunha ( Matheus da ) Senhor de
Fombeiro, feus afcendentes, 629,
Cunha (D.Pedro da) intitulado Marquez de Affentar, de quem foy filito, com quem cafou, e que defcendencia teve, 404, e feg.

#### $\Gamma$

Dinix (O Senhor) de quem como for fisho e porque cauta o renirarao para Cattella 3 29. Quando teve Cafa, e porque razao precedeo ao Candeltavel Dom Affonio, 40. Com quem calou, e de que condições fe tormos o Tratado Matrimsonal, 49. Que merces la feterado es Reys de Catella, e quanto faleceo, 50. Que disposições ordenou no leu Teltamento, 5 51. Aonde foy fepulado, e porque cuafa não ulou do appellido de Lencastre, 52. Que fishos teve, 54, e; eg., 54, e; eg.

D. Diniz de Faro, seu casamento, e successão, 669.

D. Dinit, de Lancaffre, que logares, empregos teve, 6,5. Foy grande fautor para que o Reyno fe defenile à Senhora D. Casharina, e o que obrou nelle paricular, 66. Hindo foccorrer Peniche, o achou jà tomado, e porque motivo nao quiz alluitr nunca no Confelho de Etdado, 67. Quando fafeco, com quem cafou, e que defecndencia teve, 67., e [eg. 67.]

D. Diniz de Lencafire, feu cafamento, e empregos, 70. Tomando o Habito Dominicano, como o tratava ElRey D. Joso IV. e quando

falecco, 70, e feg.
Diogo de Brito Continho Lobo de
Soufa, de quem foy filho, 226.
Scus empregos, catamento, e
Tom.1X.

descendencia. Ibidem.

D. Diogo de Faro e Sousa, como foy relititudo a Portugal, e que empregos teve, 654, e seg. Seu calamento, e descendencia, 655,

D. Diogo Furtado de Mendo; a, seus pavs, matrimonio, e filhos, 369.
D. Diogo de Mello, de quem soy filho, com quem casou, e que descendencia teve, 214.

D. Diego de Mello, feus empregos, catamento, e deficendencia, 149.
D. Diego de Merceze e Tarvera, quando nafeco, 667. Seus afecendentes, e aliança matermotial libid.
D. Diego de Normba, com quem catou, e que fuccello teve, 158.
D. Diego da Sylva e Gulmab. Conde de Galve, e Marquez de Monedo de Calve, e Marquez de Monedo.

de de Galve, e Marquez de Mondejar, seu calamento, 481, e seg. D. Domingot de Gustas Carrasa, de quem toy silho, e porque causa le ausentou de Helpanha, 273. Doria (1). Francisca Marra ) Mar-

Doria (D. Francisca Maria) Marqueza del Viso, seus pays, e casamento, 482.

D. Duarte ( O Senhor) de quem foy filho, e quando nasceo, e foy bautizado, 2. Que merces lhe fez El-Rey D. Filippe II. 3. Com quem calou, e com que claufulas fe ajuftou o Tratado Matrimonial, 7, e feg. e 16. Que dignidades teve, e como lhe foy conferida a de Grande de Hefpanha, 9, e feg. De que partes foy adornado, diftinguindo-se muito na Poesia, 10, e leg. Foy Juiz de hum Torneyo de Canas , que ElRey D. Filippe 1V. fez em obsequio da Canonização da Rainha Santa Isabel, 1 1. Tendo muito trato com o Cardeal Legado, lho agradeceo o Papa Urbano VIII. 12. Quando faleceo s e que disposições fez no seu Testamento, 14. Que filhos teve, 16. Xxxx

Com quem tornou a casar. Ibid. Ducados de Maqueda e Naxera, porque razas se initulou Senhora delles a Marqueza de Canhete, 151. Como se compoz elle litigio , 153.

#### F.

E Lifeda (O Marquez de la) Ruy Gomes da Sylva, com quem cafou, e que defcendencia reve, 436. O Marquez D. Bernardino, 439, e feg.

Epitafio celebre da fepultura do primeiro Conde de Lemos, 123.

Erafo (D. Francisco de ) Conde de Hummanes, de quem soy silho, 127. A Condessa D. Joseta, com quem casou, 127, eseg. A Condessa D. Theresa, porque razaó se fez Religiosa das Carmelitas Descalças, 128.

Escalona (O Marquez de ) D. Joao Manoel da Cunha e Castro, seus pays, casamento, e filhos, o8.

Espinola (D. Jeronyma) Marqueza de Priego, de quem foy filha, com quem casou, e que descendencia teve, 306, e seg.

Espinola (D. Ignez de Gusmao e) Marqueza de Almazan, 133. Estepa (O Marquez de) D. Ma-

noel Centurion, com quem cafou, e que descendencia teve, 408, e seg.

D. Estevas de Faro, de quem soy filho, e com quem se ajustou o seu casamento, 687. Quando sa-leceo, e aonde jaz. Ibid. e 688.

S. Estevas del Puerto (O Conde de) D. Diogo Benavides, seu casumento, e descendencia, 437. Estemoz (A Alcaidaria mor de) a quem soy doada, 182.

Evora (D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e) Bispo do Porto, que lugares tem tido, e de que virtudes he adornado, 256, e teg.

### F

Podemira, com quem casou, e que descendencia teve, 455. A sua arvore de ascendencia, 570.

fua arvore de afcendencia, 579. Faro. Os moradores della Cidade, porque caufa impugnaraó a merce, que ElRey D. Affonío V. fez ao Senhor D. Affonío, 128, e feg.

Faro, Villa da Provincia de Alentejo, o L Conde della D. Estevaó de Faro, que lugares teve, e como foy attendida a fua generofidade, nao querendo aceitar a Commenda mayor da Ordem de Santiago, 671, e feg. Porque razzo largou o lugar de Confelheiro de Estado , que exercia em Madrid, 672. Que profusao, e magnificencia se admirou em ham benquete, que deu, 673. O feu cafamento, e def. cendencia, 674. O Conde Dom Diniz, com quem casou, e que filhos teve, 676, e feg. A Condeffa D. Joanna, feu cafamento , 677-Fare ( D. Fernando de ) Bispo de El. vas, que empregos teve, e quando faleceo, 656.

au viecco, 5500.

Para (D. Francisco de ) Senhor de Vimieiro, de quem foy filho, e que lugares teve 1591, e fest. Como o confolou a Rainha D. Catharina em huma confermação, em que fe vio, 595, e fest. Como foy refitiutão ao logar de Védor da Fazenda, e confervado no tempo delkte, D. Henrique, 597, e fest. Quantas vezes, e com quem cafou, e que fucerfaió etve, 599, e fest. Faro (D. Josó de ) feua paya, calmento, e filhos, 467, e fest.

mento, e filhos, 457, e feg. Faro (D. Luiza de) com quem cafou, fou, e aonde jaz, 458, e feg. Faro (D. Luiza Maria de ) Condessa de Penaguiao, com quem cafou,

e quando faleceo, 473. Feria (O Duque de) D. Lourenço Soares de Figueiroa, seu casamento, e descendencia, 340, e seg. A que Caía le unio este Ducado,

Fernandina (O Duque de) Veja-se

Villa-Franca.

- D. Fernando Alwares de Toledo e Portugal , Conde de Oropeza , quando nasceo, e que merces teve, \$7, e feg. O feu cafamento, e defcendencia, 19, e feg. Foy Condestavel do Reyno de Castella, 18.
- D. Fernando Continho, Marichal do Reyno, de quem foy filho, e quando faleceo, too, Com quem toy cafado, 1bid.
- D. Fernando de Faro Henriques . Sennor de Barbacena, a quem vendeo elta Villa, e com quem cafou, 631 , c feg.

D. Fe nando Rodrigues de Caftro , Conde de Lemos. Veja-se Lemos.

- D. Fernando Ruiz de Caftro, celebre epitafio, que le gravou na fue fepultura, 122. Quando foy feito Conde de Lemos, 123.
- D. Fernando Telles de Faro, feu ca-(amento, 224.
- D. Fernando Telles de Faro, com que atrocidade manchou a fua honra, 635. Com quem calou, e que descendencia teve, 635, e feg. Fernao Telles de Menezes, que ein-

pregos teve, com quem calou, e sonde jaz , 600.

Ficalho ( O Conde de ) D. Carlos de Boria e Aragao, com quem foy calado, e que filho teve, 152.

D. Filippa Coutinho de Noronha, Senhora de Almourol, e Paipele, com quem casou, e quando faleceo, 74. Tom.IX.

Flores Davila ( O Marquez de) Veja-se Aguilar.
Fonseca (D.Lourença da ) seus pays,

cafamento, e descendencia, 263. Fontes ( O Marquez de ) Veja-le

Penaguiao. D. Fradique de Portugal, de quem toy filho , e que dignidade teve , 209. Que obras fez, quando faleceo , e aonde jaz , 2 1 2.

D. Fradique de Portugal. Veja-fe

Portugal. D. Francisco de Faro, seus pays, ca-

famento, e descendencia, 213. D. Francisco de Lencastre, de quem

foy filho, e porque causa o mandarao retirar da Corte de Madrid . 68.

D. Francisco Manoel de Mello, de quem foy filho, com quem cafou, e que descendencia teve . 2 1 0.

D. Francisco Manoel de Mello , seus eferitos, acções, e morte, 220. D. Francisco Manoel de Mello , seus pays, empregos, e morte, \$22, e feg. Que descendencia teve, 2 2 3.

D. Francisco de Mello, de quem foy filho, que empregos teve, e quando faleceo, 221.

Francisco de Mello , Senhor de Ficalho, feus pays, e acções, cafamento, e deicendencia, 624, e feg. Outro.

Francisco de Mello, 627. Francisco de Mello de Castro", de quem foy filho, e com quem ca-

fou , 652.

Fresno ( O Marquez del ) D. Luiz de Velasco, com quem casou, e que descendencia teve , 329, e feg. O Marquez D. Pedro, 331. O Marquez D. Agoltinho, feus empregos , casamento , e descenden-

cia, 333, e seg. Frias ( Duques de ) Veja-se Condestaveis de Castella.

Xxxx ii FronFeonteira (O Marquez de) D. Fermando Maicarenhas, quando naíceo, e com quem cafou 3467. Quando faleceo, e que deficendencia teve, 468, e feg. O Marquez D. 1030, 470, e feg.

Fronteiro mor de iodas as fuas terras o foy o Senhor D. Affonio, 191.
Fun falida ( U Conde de ) D. Antonio de Velaíco e Ayala, feu cafamento, e descendencia, 406, e feg. U Conde D. Felix, 408. O

Conde D. Manoel, 409.
Fuente del Sol (O Marquez de ) D.
Luz de Bracamonie, com quem
cafou, eque fuceeflao teve, 328.
O Marquez D. Luiz 329.

#### G

Altre (A Condeffa de ) D. Miria Anna de Tolede e Portugal, quando nafceo, e com quem cafou , 25. Que Effados polítue feu mardo , e de quem foy filho. Ibid. e 36. Que defeendencia rer. 36. O Conde Dom Affonfo, com quem cafou, 481. O Conde D. Manuel , feu natemento, e calliança marrimonial , 486. O Conde D. Manuel Jofeph da Sylva, 490.

Gaspar de Faria Severim, seu casa. mento, e successão, 655.

D. Gaspar de Moscoso e Sylva, quendo nasceo, e que lugares eve . 87. Abraçando o Instituto de Varatojo, he Reformador dos Conegos Regrantes de Santo Agostinho,

Gatinara (D. Lucrecia Lignari e)
Duqueza de Taurifano, e Condeffa de Lemos, com quem cafou,
e quando faleceo, 163. A fua afcendencia, e fuccellao. Ibid.

D. Gines de Cafroe Portugal, Conde de Lemos, quando naiceo, 170. Acços tuas, empregos, e citados, 121, e teg. Quantas vezes, e com quem tem caiado, 172, e feg.

Giron (D. Antonia) Condessa de Lemos, seus pays, calamento, e

filhos , 164.

D. Gomes de Mello, de quem foy filho, e que empregos, cafamento, e descendencia teve, 215.

D. Gomes de Mello, que lugares te-

ve, com quem caíou, e que íuccellao ieve, 220, e leg. D. Gomes Soares de Figueiroa, Conde de Feria, ieus pays, e caiamen-

to, 36.

Gonçalo de Soufa de Matedo, foy
Tettamenteiro do Senhor D.Duar-

Gongora (D. Luiza Ximenes de ) Marqueza de Almodovar del Pinar, de quem toy filha, e com quem

cafou, 691.

Gonzaga (D. Vespesiano) quem sorao ieus ascendentes, e com quem
casou, 513.

Gonzaga (L.Velpaliano) Colona, Duque de Sabioneta, quem torao feus afcendentes, com quem cafou, e que defeendencia teve, 169, e leg. Gonzua (Marquezes de ) Veja-le Santa Criag.

Grajal (O Conde de ) D. Pedro Alvares de la Vega, com quem cafou, e que descendencia teve, 4372
e seg.

Granda. Em que dia entrou nella Cidade o Senhor de Vimiciro com os Reys Catholicos, § 84. Guardia ( O Marquez de la )D. Rodrigo Mexia Carritho, Jetu cafimento, e fuccefilo, 440, e fig. O Marquez D. Gronçalo, 412. A Marqueza D. Francisca, Jeus cafamentos, 413.

Guerra

Guerra (D. Francisca da ) quem sorao seus ascendentes, e com quem casou, 643.

Guevara (D. Beltrao Manoel de) Duque de Naxera, leu cajamen-

D. Guiomar de Castro, de quem foy filha, com quem catou, e que del-

D. Guiomar de Castro, fets pays, e

D. Guiomar de Cajiro, seus pays, e casamento, 251.

D. Guiomar de Portugal, Duqueza

de Segorbe, de quem toy filha, e com quem casou, 265. Que descendencia teve, 266.

D. Guiomar de Tavora, Condessa de Castello-Melhor, seus pays, e descendencia, 234.

Gusmao (1), Maria de ) Con lessa de Medondo, de quem soy silha, 67.

#### H

H Aracourt (A Marqueza de) Anna Margarida de Ballompierre, seu casamento, e descendencia,

Havarra (D. Manoel Henriques de)
Conde de Ablitas, quem fora
feus ascendentes, e com quem cafou, 381.

D. Henrique, Infante Fortuna, a fua arvore de afcendencia, 263. Quando nafoco, que lugares teve, e com quem casou, 265. Que descendencia teve, 266.

D. Henrique de Ecnavides, Marquez de Bayena, feus pays, e cafamento, 149.

Henriques ( D. Fernando ) Almirante de Cattella , com quem catou , e que afeendencia , e luccella o teve , 36. D. Fradique Henriques , tambem Almirante , quando faleceo , ecom quem cafou , 57.

Henriques (D. Joanna ) Condessa de

Luna, quem forao feus ascendentes, e com quem casou, 57.

Henriques (D. Itabel) de quem foy filha, e com quem cafou, 67. Que descendencia teve, 68, e seg.

Hernan Nuijes (O Conde de ) D. Francisco Guterres de los Rios, com quem casou, e que descendencia teve, 494, e seg. O Conde D. Joseph Diogo, 496.

Herrera (D. Alonio de) de quem foy filho, e que descendencia seve,

Hijar (A Duqueza de) D. Joanna da Sylva Aragaó e Pignatelli, feus pays, calamento, e defcendencia, 500, e feg. O Duque D. Ifidro, 503, e feg.

Hohenloe (D. Maria de) Viscondesfa de Villa-Nova de Cerveira, com

quem cafou, 621.

Holstein (Maria Barbara, Princeza de) quando, e com quem casou, e que descendencia tem, 696.

Horn ( A Condessa Anna de ) seus pays, e casamento, 495. Hornes ( O Conde Principe de ) Fi-

Hornes (O Conde Principe de ) Filippe Manoel, scus empregos, e com quem casou, 187.

Hummanes (O Conde de ) D. Francifco Erafo, de quem froy filho, 127. O Conde D. Balhafar, Embaixador em Libboa, quando tafaleceo, e quem lhe fuccedeo na Caia, 128,

#### I

D. Jeronymo Continho, com quem casou, aonde jaz, e que merces teve delli ey, 458, o seg. A sua posteridade, 459, e

Ilha do Principe (O Conde da) Luiz Carneiro de Soufa, quando recebeo este Titulo, com quem casou, e que

e que descendencia teve , 647. O Conde Francisco Carneiro, Ibid. e . 648. O Conde Antonio Carneiro, 649, e feg. O Conde Fran-

cifco Luiz Carneiro ,650. Infantado ( O Duque do ) D. Inigo Lopes de Mendoca, seu casamento , descendencia , e morte , 335. O Duque D. Inigo, 339, e feg. A Duqueza D. Anna, 344, e feg. O Duque D. Rodrigo, feu nascimento, alliança matrimonial, e descendencia, 345, e feg. A Duqueza D.Catharina, com quem casou, e que Estados unio à sua Cafa, 344. A Duqueza D. Anna, feu cafamento, e fuccellao, 415. A Duqueza D. Catharina de Mendoça, 484. O Duque D. Jozó de Deos, com quem casou, e que

descendencia tem, 487. A Du-D. Imgo de Velasco . Condestavel de Caltella, que filhos teve, 317, e

queza D. Maria, 488.

Joso Gomes da Sylva, com quem cafou, e que descendencia teve,

D. Joan Mascarenhas, Bispo de Portalegre, e Guarda, quando fale-Joao Mendes de Vasconcellos , foy

Avo, e Teftamenteiro do Senhor D. Diniz, 51.

Joan Rodrigues de Vasconcellos e Soufa, Conde de Cattello-Melhor, quando nasceo, 226. Referem-le os feus empregos, e acções, 227, e feg. Quando faleceo, com quem cafou, e que defcendencia teve, 228,

D. Joanna Francisca de Vilhena, Condetfa de Obidos, funs acções, e filhos . 99.

Jodar (O Marquez de ) D. Miguel de Carvajal, com quem casou, e que descendencia teve, 323, e leg. Jorge de Albuquerque, com quem cafou , e que descendencia teve ,

D. Jorge de Menezes, feu cafamento, morte, e fucceffao, 241.

D. Joseph Masearenbas , Marquez de Gouves, quando nasceo, e com

quem he cafado , 90. Joseph de Vasconcellos e Soufa , feu nafeimento, e matrimonio, 248.
D. Ifabel Cabral, feus ascendentes,

e cafamento, 670. D. Ifabel de Mello , de quem foy filha, com quem caíou, e aonde jaz, 588.

D. Ifabel Pacheto de Aragao , Condella de Oropeza, Icus pays, cafamento, e descendencia, 31 , e

seg. Julianna de Lara, Condessa de Odemira, com quem casou, e que polteridade teve, 575. A iua arvore de ascendencia , 577.

Julio III. (O Papa) a quem en-tregou a Rofa benta para o Principe D. Joad, 62.

Acerda (D. Josó de ) Duque de Medina Celi , com quem cafou, e que descendencia tem,

204, e seg. Ladrada (O Marquez de ) com quem toy cafado, e mais alguns Senhores delte Titulo , 175 , e

Ladrada (O Marquez de ) D. Gonçalo de la Lama e Lacerda , feu calamento, e descendencia, 526, e feg. O Marquez D. Joao , 527. Veja-se Banbos.

Laguna (O Marquez de la ) D. Sancho de Lacerda, com quem cafou , e que fuscellad teve , 511, e feg. O Marquez D. Thomas,

522, e leg. Veja-le Paredes. Lambertye (Antoninha Luiza de ) de quem foy filha, quando, e com quem calou , 111.

Langa (D. Isabel Agliata e) Princeza de la Sala, sous pays, e casamento , 547

Lanuza (D. Martim Joseph de ) de quem foy filho , com quem cafou , e que detcendencia teve , 384 , e feg.

Lara (D. Brites de ) Marqueza de Villa-Real, a fua ascendencia

Leganes ( O Marquez de ) D. Gafpar de Guímao, que empregos, e pays teve, 309. Seu cafamento, e posteridade. Ibid. e 310.

Leiva (D. Antonio de ) e Lacerda, com quem casou, e que descendencia teve, 517.

Lemos ( O Condado de ) quando for creado, e a quem conferido, 47. Com quem cafarao , e que defcendencia tivereo os Condes deste Estado, 47. Forma-se outra origem, e descendencia deste Condado, novamente descoberta, 123.

Lemos (O Conde de ) D. Fernando Rodrigues de Castro, de quem foy Quando foy feito filho , 122. Marquez de Sarria , e que mais merces recebeo , 127 , e feg. Quando faleceo, e aonde foy fepultado, e para onde transferido. 124, e 125. Quando casou 124. Que filhos teve, 125. O Conde D. Pedro, quando, e quantas vezes cafou , 145 , e feg. Que filhos teve, 146, e feg. O Conde D. Fernando , que lugares , e empregos teve no reynado de Filippe II. e quando faleceo, 157. Com quem calou, e que descendencia teve. Ibid. e feg. O Conde D. Pedro, que lugares, e merces recebeo delRey , 159. Quando faleceo, e aonde jaz, 160. Que Conventos fundou. Ibidem. Com quem casou. Ibid. O Conde D. Francisco, que Estados, e empregos teve, 161, e feg. Quando se fez Monge de S. Bento, e nonde faleceo, 162, e feg. Aonde jaz, e com quem calou, e que descendencia teve , 163. O Conde D. Francisco, seus grandes empregos, e Estados, e quando faleceo, 164. Quendo, e com quem casou, e que filhos teve. Ibid. e feg. O Conde D. Pedro, quando foy nomeado Vice-Rey do Perú, 166. Com que ampliação lhe foy dado elle governo , 167. Quando faleceo, e aonde jaz, 169. Com quem cafou , e que descendencia teve, Ibid, e seg. O Conde D. Gines, quando nasceo, 170. Seus eltados, e acções . 171. e feg. Com quem tem fido cafado , 172 , e feg.

Lencastre (D. Riagdalena de ) Condella de Faro, com quem casou, e que descendencia teve, 676, e feg. A fua arvore, 679.

Leneafire (D. Marianna de ) feu cafamento, e succellao, 602. A sua

arvore, 629. D. Leonor de Caftro e Portugal . Condella de Ribadavia, com quem cafou , e que descendencia teve, 10 e.

Lirma ( O Duque de ) D. Francisco de Sandoval e Roxas, fen catamento, e posteridade, 535, e feg. O Duque D. Francisco, 518, e feg. O Duque D. Diogo, 540. Ligne ( Carlos de ) Principe de Arem-

berg, com quem catou, 495.
Ligne (O Principe de ) Henrique Luiz Ernelto , que Estados teve , com quem casou, e quando faleceo , 285. Quem forso feus afcendentes, e descendentes Ibid. e 286. O Principe Claudio, feu cafamento, e fuccellao, 288, e

Ligne (D. Luiza Clara de ) Condefia de Onhate, de quem foy filha, e com quem cafou, 444.

Lima (D. Diogo de ) que empregos teve, 70.

teve, 70.

Lima (D. Joao Fernandes de ) Marquez de Tenorio, feus pays, cafamento, e fuccessão, 375.

Lima (D. Magdalena de ) Condessa de S. Lourenço, quando faleceo,

701.
Linhares (O Duque de ) D. Miguel
de Noronha, com quem casou, e

quando falecco, 509.

S. Lurenço (O Conde de ) Luiz de
Mello e Sylva, seu casamento, e
succellao, 700, e seg. O Conde
Martim Affonso de Mello, 701.
O Conde Rodrigo de Mello, 701.
A Condessa D. Anna de Mello e

Sylva, 702. Loyola (D. Martim Garcia de ) feu cafamento, e fuccessão, 600.

S. Lucar (O Duque de ) D. Henrique de Guímão, de quem foy filho, e seu casamento, e posteri-

dade, 320.

Lucena (Francisco de) seus empregos, casamento, e descendencia, 252, e seg. D. Joachim Eugenio de Lucena Almeida e Noronha.

de Lucena Almeida e Noronha, com quem casou, 256. Que descendencia ten, 258. D. Luiz de Noronha, de quem soy

filho, 250. Com quem casou, e que descendencia teve. Ibid. e 251.

D. Luiz de Noronba, seus empre-

gos, e calamento, 259.

D. Luiz de Portugal, com quem
he calado, e que successão tem.

he cafado, e que fuccessaó tem,

Luiz da Sylva, seu casamento, descendencia, e jazigo, 603, e seg. Luiz da Sylva, que pays, e lugares teve, e feu cafamento, e fucceffio,

D. Fr. Luiz de Sylva, Arcebispo de Evora, de quem foy filho, e que epitasio tem, 604, e seg. Luiz de Sousa Ribeiro de Vasconcel-

los, seu casamento, e descendencia, 224, e sego

Luna (D. Luiza de ) quem forao feus afcendentes, e coma quem cafou, 646,

### M

Mdruce (O Baraó Federico
de) com quem foy catado,
110. Que irmãos teve, ecomo fe fizeraó infignes pelas dignidades que tiveraó, e outro pelo
valor com que matou em hum
deiaño a Mole feu comperidor ,
111. Que defeendencia teve, 112.
A Condeffa Catharina Madruce ,
com quem contrahio matrimonio,
lbid.

Malagon (O Marquez de ) D. Fernando Arias Savedra, com quem casou, e que descendencia teve,

Malagon (A Marqueza de) Duna Guiomar Pardo e Tavera, de quem foy filha, e com quem ca-

fada, 16, e feg. Maldonado (Arias) Os feus afcendentes, e cafamento, 643.

Manoel (D. Leonor) seus pays, e alliança matrimonial, 213, Manoel Telles de Menezes, seu cafamento, e descendencia, 636,

famento, e descendencia, 636, e seg. Manoel Telles da Sylva, 695. Manoel de Vasconcellos e Sonsa, que

manosi de Pajconceitor e Sonja, que empregos teve, e quando faleceo, 247. () feu cafamento, e fucceifaó. Ibid.

D. Manrique da Sylva, Marquez de

de Gouves, que lugares teve, e com quem foy casado, 80. D. Maria de Lencastre, Marqueza

D. Maria de Lencastre, Marqueza de Unhao, que empregos teve, e quando talecco, 81.

D. Maria Manoel de Noronba, feus pays, e casamento, 214. D. Marianna Cousinbo de Noronba,

com quem foy cafada, e quando fulecco, 75.

D. Marianna de Faro, feus pa ya, ca-

famento, e descendencia, 651, e leg. Marichaes de Portugal. Veja-se Cou-

Marichaes de Portugal. Veja-le Cou

Asafearanhas (D. Fernaó Marina) que lugares teve, com quem foy casado, casua descendencia, 70, eseg. O Padre Ignacio Malearenhas entre as virtudas, e pares, que teve, intlitudio a Congregação da Senisona da Bos Mortes, 72. Malearanhas (D. Francica) de quem

foy filho, e que lugares teve, 469.
Majcarenhas (D. Pedro) teus pays,
e empregos, 491. Porque caula
fe intitulou Mărque: de Montalvaő. Ibid.

Mascarenhas, Veix-se Santa Cruz, Mascarenhas (D. Vasco) Conde de Obidos, Veix-se Obidos.

D. Mecia de Lencaftre, Condessa de Chalant, sous pays, casamento, e descendencia, 110.

Medelhin ( ) Cande de ) D. Pedro Portocarrera (com quam criou a eque fuccelho teve, 274, e leg. O Conde D. Pedro , quanta: vezes, e com quem calou, 275, e Que defendencia teve, 276, e leg. O Conde D. Pedro Lutgardo , quando , e com quem calou, e porque crufa (e intitulou Daque de Caminha, 276, e feg.

Medina Celi (O Duque de ) D. Joao de Lacerda, seu casamento, e descendencia, 510, e seg. O Duque

Tom,IX.

D. Joao , 512, e feg. O Duque D. Joao Luiz, 514, e feg. O Duque D. Joao Francico, que Ettados herdou pelo feu cafamento, 515. O Duque D. Luiz, 518, e feg.

Medina de las Torres (O Duque de)
D. Ramiro Nunes Filippes de Guimão, com quem cafou, e que fucacellao teve, 441. Quem litigou
alguns Estados desta Casa, e os her-

dou, 442, e leg. Melgar (O Marquez de) D. Joseph Maria da Sylva, seu casamento, e descendencia, 489, e seg.

Mello. Veja-le D. Diogo de Mello. Mello (D. Antonio Jorge de) de quem toy filho, com quem caiou, e quando taleceo, 260.

Mendoça (D. Diogo Sarmento de) Conde de Ribadavia, seu casamento, e descendencia, 105.

S. Afiguel (O Conde de) Thomas Boxelho de Tavora, com quem cafou, e que detecndencia tem, 81, c fec. E feu filho Alvaro Joseph Butelho, 81,

Mirabel (A Marqueza de ) D. Francica de Zuniga e Avila, fua afoendencia, e cafamentos, 434-

Miranda (1) Conde de) Veja-se Penbaranda.

Miranda (Fernao de) Henriques, quando, e com quem casou, e que descendencia tem, 625, e seg.

Mirandula (1) Duque de la ) Dom Francisco Maria Pico, quando nafceo, e com quem casou, 520.

Afondejar (1) Marquez de 1) D. Inigo Loper de Mendoça , com quem cafou, e que defeendenta reve, 413, e (eg. O Marquez D. Luis, feus cafamentos, e fuceefitó, 417. O Sarquez D. Maria de Mendoça , com quem esfou, 410. Quem herdou este Marquezado , 422. A 1399 Marquezado , 422. A 1399 Marquezado Marquezado , 500 Marquezado , 50 Marqueza D. Francisca, quantas vezes, e com quem casou, 422.
O Marquez D. Gasfpar Ybaire de Segovia, de quem toy filho, com quem casou, e que fuccella o reve, 423, e seg. O Marquez D. Joseph, 425, e seg. O Marquez D. Nicolao, 426. A Marqueza D. Francisca Joanna de Mendoga, quando, e com quem casou, 482, quando, e com quem casou, 482.

Minroy (D. Francisco de) Conde de Deleitosa, com quem toy casado, e que ascendencia, e descendencia teve, 36.

Montalwas (O Marquez de) Dom Jorge Mascarenhas, com quem soy casado, 492.

Monte Alegre (O Marquez de) D. Sebaltiao de Gulmao, ieus lugares, e casamento, 302. Monte Leon (O Marquez de) D.

Isidro Casado, com quem casou, e que descendencia teve, 318. Montelhano (O Duque de) D. Jo-

feph de Solis e Gante, com quem calou, e que filho tem, 409.

Montesuma (A Condella de) D. Je-

ronyma de Montesuma e Losifa, feus ascendentes, casamento, e descendencia, 292, e leg.

Montijo (O Conde de ) D. Chriftovao, com quem casou, e que descendencia tem, 530.

Moscoso (O Cardeal de ) D. Bakhafar, seu nascimento, e que dignidades teve, 129.

Moscosa (D. Fernando de ) de quem foy filho, e quando saleceo, 1 30. Com quem casou, Ibid.

Moscoso (Dom Lopo de) Osorio. Veja se Altamira.

Matim succedido em Madrid, que principio teve, e como se destez, 28, e seg.

### N

Marrés (O Marquez de)
com quem casou, 214.
Naxera (Os Duques de) seus
casamentos, e delcendencia, 252,

e (eg. X)

Xironbe (D. Affonso de ) herdeiro
dos Condes de Odemira, com
quem casou, e que condições se
outorgarao no contrato matrimonial, 563, e seg. Em que expedições se achou em Africa, quando, e com quem casou, e quando talecro, see e e see.

do faleceo, 565, e feg. Noronta (D. Diogo de) de quem foy filho, que lugares, e que def-

cendencia teve, 64.

Noronha (D. Fernando de ) Senhor
de Vimieiro, quem forso feus
pays, e aonde fe criou, 583, e
feg. Quando lhe foy julgado o
Senhorio da Villa de Vimieiro,

588, e feg. Noronha (D. Margarida de ) feu cafamento, e fuccessaó, 457. Noronha (D. Maria de) Condessa de

Noronha (D. Maria de) Condessa de Faro, de quem foy silaa, e com quem casou, 184, e 201, e feg. Que descendencia teve, 204. A sua arvore, 207.
Noronha (D. Nuno de) seus pays,

c empregos . 471.
Nino da Sylva Telles, de quem foy
filho, c que lugares teve . 611.
Nino da Sylva Telles, &c. 614.
Nino Vaz. de Cafello-Branco, feus

empregos, e descendencia, 64

### O

Bidos (O Conde de) D. Vasco Mascarenhas, de quem soy silho, e quando teve este Titulo, 91. Que Lugares, e Senhorios reve, 91. Trado alientamento de Parente dell'Rey, quando faleceo, 92. Com quem cafon a primeira vea. Ibid. Com quem cafon a fregunda vez, e que defeendencia revec, 99. D' Conde D. Fernando Martina Malearenhas, quando nafeco, 100. Que lugares teve, e de que virtudes loy ornado, 101. Quando Taleceo, 2 com quem foy cal-do. Ibid. A fua succeflo, 103. O Conde D. Manorel, quando nafeco, e com quem foy cal-do. Manorel, quando nafeco, e com quem foy cafado, 103, A fua incerdial. Ibid. e fe. 30. A fua incerdial. Ibid. e fe. 30. A fua incerdial.

Odemira (Ol. Conde de ) D. Sancho de Noronha, com quem cafou , e que Litadus teve , 202 , c leg. O Conde D. Sancho de Noronha, quando voltou pera o Reyno, que mer es teve deiliey, e que lugares polfuio, 451. Quan lo faleceo, e com quem cafou ,454, e feg. O Conde D. Sancho, de quem foy hiho, e que hitados teve, 568, e leg. Que eltimação fezia delle a Ramha D. Catharina, \$6 y. Seu calamento, e descenden . cia, \$70, e leg. () Conde D. Affonto, quando faleceo, e com quem calou, 572, c feg. () Conde D. Sancho, que merces recebeo dos Keys do feu tempo, e com quem calou, 574, e feg. O Conde D. Francisco de Faro, que lugares teve , 68 1. Quein the fez merce detta Cafa, 68 t. Quando teve Carra de Condo Parente, 68 3. Sendo Ayo delRey D. Affonfo VI. e do Infame D. Padro, que honras The fizerio cites Senhores , 684. Quando taleceo, e amde pre. Ibid. e feg. Que teitemunhos deixou da fua devoção, e piedide, 68;, e feg. Com quem calou, e que defcendencia teve , 685 , e feg.

Olivares ( O Conde Duque de ) e

Marquez del Carpio, D. Luiz Mendes de Haro, feu caíamento, e defcendencia, 3, 10. U Conde D. Cafpar, que lugares trev, quantas vezes, e com quem caíou, e que fuecella o teve, 3, 11, e feg. A Condefía D. Cutharina, 3, 13, A Condefía D. Cutharina, 3, 13, A Condefía D. Cutharina, 3, 13, A Condefía D. Catharina, 3, 14, Conposer (O Conde do D. Inigo Veler, com quem caíou, e que pofteridade teve, 4, 13, e feg. A Condefía D. Catharina, 3, 44, e feg. O
Conde D. Inigo, 444. O Conde
D. Diogo, 445 s.

Orani (O Marquez de ) D. Diogo da Sylva e Portugal, feu calamento, e defeendencia, 497, e feg. O Marquez D. Ifidro, 499, e feg. O Marquez D. Fradique, 500,

e feg.

Orgaz (O Conde de ) D. Balthsfar
de Mendopa Guímao e Roxa s
com quem cafou, e que potteridade teve, 546 se feg. O Conde D.
Joleph, 547. O Conde D. Agoftinho, 549.

Ornellas (D. Luiza de ) seus pays, casamento, e descendencia, 457,

Orope 4 (O Condado de) quando foy creado, e a quem conferido, 4. O V. Conde deftes Eltados que Senfiorios teve, e que acções obrou, 6. Com quem foy cafado, e que descendencia teve , 7. O Conde D. Fernando Alvares, que merces teve delkey, quando cafou, e que descendencia teve, 18, e feg. () Conde D. Duarte, que luzaresteve, com quein cat iu, e que tilhos teve , 2 ; , e feg. Quando falecco, e que demonitração fer ERay Dom Pedro II. por fua morte, 23. O Conde D. Manoel, quando naiceo, e que Estados, e lugares teve , 25 , e ica. Com Yyyu

que aleivolias o pertenderao feparar da graço deiftey , e privallo da Prefidencia de Caltella , 26 , e feg. Como o conteguirao , 30. Siguindo o partido delRey D. Carlos Itt. quando faieceo, 30. Com quem calou , e que detcendencia teve , 11 ,e leg. O Conde D. Pedro Vicente, quando nuíceo, e que Estados, e Lugares teve , 33. Quando faleceo, e que successão teve, 14, e feg. O Conde D. Pedro Vicente, quando nasceo, e morreo, 34. A Condella D. Anna Maria, com quem calou, e quando faleceo, 1

Oforio ( D. Lopo de Mcfcofo ) Ve-

ja-le Altamira.

Oferio (D. Therefa ) Condessa de Lemos, quem torao seus ascendentes, e com quem casou, 5 2. Ossuma (O Duque de) D.jo-o Tel-

les Giron , feus empregos , cafamento , e fuccesso , 541. O Duque D. Franctico , 544. O Duque D. Joteph , 545.

### P

P dim (Roque Monteiro) que lugares teve, com quem cafou, e quando falecco, 464, e feg. Alma (O Conde de) D. Fernando Lucz Foroccurero, feu cafamento, morte, e defendencia, 138. O Conded. D. Luiz, que l'itulos reve, 138. Quando cafou, e que potterniade teve, bid. e 132.

Paima (O Conde de) D. Francisco de Astra Mascarenhas, quando natcco, 102. A fua fuccessão, e morte, thid.

Parêdes (O Conde de) D. Thomás de Lacerda, feu calciniento, e polleridade, 524, e leg. O Conde D. Ifidro, 525, e leg.

Paffirms (O Duque de) D. Rodnigo da Sylva, com quem caloua, eque detecndencia teve, 479, e teg. O Duque Ruy Gomes da Sylva, 480, e teg. O Duque D. Kodnigo, que Etitados herdou pelo tea caimento, 481. Com quem ca-tou, e que tiaccefió teve, 484. O Duque D. Girgorio, 487, e feg. O Duque D. Joaö de Doos, 487.

Patinho (D. Balthafar) Marquez de Cattellar, com quem catou, 503. D. Pedro II. Rey de Postagal, que luto tomou pela morte do Conde de Oropeza, 23.

D. Pedro de Castro, seus pays, e nascimento, 54. Que dignidades tevo, e quando faleceo, 55.

Pedro de Mello e Ataide, que merce lhe fez o Emperador Carlos VI. 637. Com quem calou, e que defcendencia tem. Ibid. e feg.

Pedro de Vasconcellos e Sousa, quando nasceo, 245. Que lugares, empregos, e filhos teve. Ibid. e 246.

Pinegria (O Conde de ) Joa Rooriques de Sa e Merces, com quem esfou, 'e que potieridade teve, 423, efep. O Conde Francico de Sa, quandu toy leito Marquez de Fortes, e faleceo, 475. Sea cafamento, e delicendencia, ibid. e 476. O Conde los Rodrigues de Sa, 476.

Penalva (A Condessa de ) D. Maria de Portugal, de quem toy fisha, e quando faleceo, 222.

Penalva (O Marquez de ) Voja-se Tarouca,

Penha-Flor (O Conde de ) D. Ignacio de Vilhacis Manrique, seu cafamento, e descendencia, 397,6

Penharanda (O Conde de ) D. Balthaiar de Bracamonte, com quem cafou, esfon, e que fucceffores teve, 3 ; 1,

Pinheranda (O Duque de ) Dom Francisco de Zuniga , feu clamento, e potterdade, 401. O Duque D. Diogo, 552. O Duque D. Francisco, 556. A Daqueza D. Anna Maria de Zaniga, 558, e leg. O Duque D. Joachim, 560. e leg. O Duque D.Anomo, 562.

Pereira (D. Francisco) de quem soy filho, com quem casou, e que descendencia seve, 223.

Pereira (D. Francisco ) Commendador do Pinheiro , seus alcendentes, e calamento , 643.

Pereira (D. liabel) com quem caiou, e quem foraó teus accendentes, 6 3 2.

Percira (Pedro Alvares) scu casamento, empregos, e descendência, 622.

Pero Afan de Ribera, Conde de la Torre, com quem calou, e que filha teve, 147.

Pertiguero mayor da Igreja de Santiago, quando entrou na Cafa dos Condes de Lemos, 166.

Pico. Veja-se Mirandula, Pignatelli (D. Ettetama) e Aragao,

Diqueza de Penharanda, de quem foy filha, e com quem catou,

Pignatelli (D. Joanna) Duqueza de Flijar, feus afcendentes, cafamento, e poiter dade, 500, e feg.

to, e potteri lade, 500, e feg. Pimentel (D. Antonio) Veja-le Ta-

Pimentel (D. Antonio) Conde de Benavente, com quem calou, e que ascendencia, e descendencia teve, 36.

Pimentel (D. Maria) Condella de Oropeza, feus pays, cafamento, e poltiridade, 19, e lega

Pimentel (D. Rollingo) Conde de Benavente, seus ascendentes, casa-Tom, I.S. mento, e morte, 263.
Poja (A Marqueza de ) D. Joanna de
Roxas e Cordova, de quem foy
filha, e com quem cafou, 292.
Que defcendencia teve, 308, e

feg.

Pombeiro (O Conde de) D. Antonio de Cattello-Branco, feu cafamento, e potteridade, 703, e feg.
O Conde D. Pedro, quantas vezes, e com quem cafou, 705. O
Conde D. Luiz, 705, e feg.

Populi (O Duque de ) D. Joseph Cantelmo Stuart, com que m contrahio alliança matrimonial, 368. Porto Bello (A Cada de de) com que

actividade toy foccorida pela Condella de Lemos para que a não comailem os inglezes, 167, e feg. Portocarrero, Veja-fe Medelhin,

Portocarrero (O Cardeal de ) toy o intrumento da desgraça do Conde de Oropeza, 30.

Portocarrero (D. Fernando Luiz ) Veja-se Palma.

Portugal (D. Fradique de ) Que pays, e empregos teve, 1477. Quantas vezes, e com quem cafou, e que descendencia teve, 478, e seg.

Povar (O Mirquez de) D. Pedro Antonio de Aragao, feus empregos, e cafamentos, 278, e feg. Prado. Veja-fe Zarate.

Prado (D. Joao de ) Portocarrero ; que lugares teve, e quando taleceo, 95. Seu cafamento , e filhos. Ibid. Prado (O Marquez de ) D. Fernando, com quem cafou, e que defcendencia teve, 95. O M-rquez D. Fernando, feu cafamento, e fuecella 6, 97, e feg.

Priezo (O Marquez de ) D. Luíz Fernandes de Cordova, com quem foy cafado, eque filha tere, 34. Priezo (O Marquez de ) D. Luiz de Eigueiroa, leu catamento, e Yyyy in jodes posteridade, 303. O Marquez D. Luiz, 305. O Marquez D. Nicolio, feus Estados, e Lugares, calamento, e successão, 306. O Marquez D. Luiz, 307, e leg. D. Therefa de Cordova, Marqueza de Villa-Franca , que filhos teve , 433. Que Estados herdou effa Cafa, 516, e 519.
meble de Montalvan ( O Conde

de la ) D. Joao Pacheco e Toledo, com quem calou , e que descendencia teve , 351 O Conde D. Joao , feu catamento , e fuccellao , e que Estados unio à sua Casa, 355. O Conde D. Manoel, 357, e feg. O Conde D. Francisco, 360 Puerto ( O Conde del ) D. Joso de Vargas e Carvajal, de quem foy filho , e com quem cafou , 126. Que filhos reve , 127

Punhonrostro ( O Conde de ) Dom Arias Gonçalo, seu casamento, e descendencia, 365. O Conde D. Gonçalo Arias , 166 , e feg. O Conde D. Diugo Arias, 368, e

(D. Leonor ) que defcendencia teve , 579.

Quinhouss (Diogo Fernandes de ) Conde de Luna , quem forao feus afcendentes , e com quem ca-

fou, 57. Quirra (O Marquez de ) D. Joachim de Centelhas, com quem catou, 3 to. A quem fe adjudicou ette Marquezado, 33 L

Edondo (O Conde ) D. Fran-R citco Continho, que logares teve, e com quem toy cafado,

60. Nao tendo fuccessao, a quem taffon a fea Cafa. Ibid. e 70 Regalados (OL Conde de ) D. Pedro Gomes de Abreu , que filhos teve , 372. O fexto Senhor de Regalados D. Leonel de Abreu, com quem cofou, e que defcendencia teve , 17; , e feg. O Conde D. Francisco Gomes de Abreu , 546.

Rezilha ( O Conde de ) D. Affonso Fernandes de Velafco, fen cafa.

mento, e descendencia, 153. Ribadavia (O Conde de ) D. Diogo Sarmento de Mendoça, seu cafamento , e descendencia , e dos mais Condes defte Titulo, 105, e leg.

D. Rodrigo de Caftro, de quem foy filho , 53. Que Bifpados teve, & quando foy feito Cardeal. Ibid. Quando falceco, e aonde jaz, 54. D. Rodrigo de Lencafire , que em-

pregos , e commendas teve , e quando falereo, 108. Fr. Rodrigo de Lencafire , feus af-

cendentes, e empregos, 244. D. Rodrigo de Mello, de quem foy filho , e com quem calou , 116. D. Rodrigo de Mendo(4, que detcen-

dencia reve , 338 Rodrigo Sanches de Baena Farinha. quando taleceo, com quem calou, e que successao teve , 247.

Roban (Pelagia Simfronia de ) Condella da Calheta, quem forao ieus ascendentes, 236. Com quem cafou, e que succetiso teve. Ibid. Roban Chabot (Maria Armanda de) Condessa de Hernan Nuñes , de quem foy fisha , e com quem ca-

fou , 496 S. Romao ( O Marquez de ) Veja-le Altorga.

Ronquillo (1). Francisco ) Briceño, Conse de Gremedo, que lugares teye, com quem toy calado, e

que

que descendencia teve, 96. Rovere (Maria Anna Celerina Lanty de la ) seus ascendentes, e cafamento, 119.

Ruy de Figueiredo e Alareas, com

quem calou, 224.

Ruy Mendes de Vafconcellos Cafco,
teu cafamento, e policridade,
217.

#### S

Abngosa (O Conde de) Vasco Fernandas Cesar de Manazes, quando nasco, e que lugares teve, 77. Scu casamento, e descendencia, 78, e seg. Scu filho Luiz Cesar, com quem casou, e que filhos tem tido, 79, e seg.

Salinas (O Marquez de ) D. Luiz de Velalco, seu calamento, e descendencia, 449, e seg.

Salviati (Luiza de ) quem forao feus ascendentes, e com quem ca-

fou, 538.

D. Sancho de Faro, e segundo outros de Nuronha, de quem soy silho, 590. Que empregos teve, e que obras compoz. Ibid.

D. Sancho de Faro e Soula, seus pays, e merces que ieve, 645. Com quem casou, e que descendencia

teve, 646.
Sandoval (D. Catharina de) e Roxas, Condella de Lemos, seu cafamento, e posteridade, 157, e

Sandoval (D. Leonor de ) e Roxas, Condeila de Altsmira, de quem foy titha, e que delcendencia te-

ve, 129, e leg. Santilhana (O Marquez de) Dom Phogo Fernandes de Cerdova, leus empreges, e calamentos, 29d.

Schomhorn (Anna Partara de ) de quem toy filha, e com quem catou, 622.

Segorbe (O Duque de ) D. Henrique de Aragao, feu cafamento, e delcendencia, 265. O Duque D. Affonio de Aragao, 266, e feg. O Duque D. Francisco, 267. A Duqueza D. Joanna de Aragio, com quem caíou , e que fucceffao teve, 273, e feg. O Duque D. Henrique, leus calamenios, e descendencia, 277, e leg. O Duque D. Luiz, 280, e leg. Com quem calou fegunda vez, e que filhos reve, 284. A Duqueza D. Catharina, quando falecco, e com quem calou, 281. Quem herdou efte Ducado, 515.

Stifia (O Duque de ) D. Antonio kernandes de Cordova, quarico, e com quem calou, e que lishos teve, 250. O Duque D. Luir, 251, e leg. O Luque D. Luir, 251, e leg. O Luque D. Antonio, 253. O Diaque D. Francifico, feu primeiro cafamento, e fuccessa, 255. Cem quem cafou fegunda vez, e como se disfolveo ette matrimenio, e que mais silianças contrashio, 256, e feg. O Duque D. Felix quantas vezes, e com quem casou e que detendencia teve, 259, e feg. O Duque D. Francisco, seu casamento, e socressión, esc., e feg.

Sylva (D. Mancel Maria) Joseph da ) Conde de Galve, quando naiceo, casou, e que filhos teve, 314, e seg.

Simas Gonçalzes da Camera Continho, Conde da Calhera, com quem calon, e que delcendencia teve, 228, e feg.

Simañ de Soufa Rileiro de Vafeoncellos, de quem toy filho, com quem calou, e que delcendencia leve, 224.

Simos de l'ajementes e Seula ders pays, e empreces, 142. Com quem cafou, e que tillet tere, 243. Simas de Vafeoncellos e Sonfa, quan- Taronca (O Conte de ) D. Duarte do, e con quem caiou, 245. Sinarcas ( O Conde de ) D. Gaspar de Vilia-Nova e Ferrer, ieu cala-

mento, e descendencia, 508, e feg. Soares (Francisco) com quem toy calado, e que descendencia teve,

685, e feg. Quem torao feus afcendentes. Ibi f. Silera (O Marquez de ) D. Fran-

cifco de Benavides, quando cafou, e que succellao teve , 282. O Marquez D. Luiz, com quem cafou, 283. () Marquez D. Manoel, feu cafamento, e filhos, 284 O Marquez D. Diogo, Ibid.

Sottomayor ( O Duque de ) com quem foy cafado, 94.

Sottomayor ( O Daque de ) D. Felix Fernandes de Abreu e Lima, he louvada a fua grande crudição, 122. En que Cifa fuccedeo , 373. Que ascendentes teve da linha dos Senhores da Cala de Regalados. Ibid. e 274. Quanto nasceo, e com quem casou, 380. Que descendencia tem, 381, e teg.

Soufa (Gonçalo Eannes de ) quem torao leus ascendentes , e com quem calou, 207. Soufa (D. Marianna de) Condessa

de Vimiciro, quem forao feus pays, e com quem calou, 643. A lua arvore. Ibid.

Soufa (D. Mecia de ) Condessa de Odemira, feus afcen lentes. 207. Spatafora (D.Luiz Yopulo ) Daque de S. Braz, com quem cafou, e que detcendencia teze , 318, e icg.

Alara (O Conde de ) D. Joseph de Cortova Mentoga e Luga, feu cafimento, e deicendencia, 559 , c feg.

Luiz de Monezes, com quem cafou , e que fuccellao teve , 689 , e feg. Retirando-fe para Cattella, que Titulo lue derio, 690. O Conde D. Luiz, quantas vezes, e com quem calou, e que delcendencia teve, 690,e feg. D. Eftevao de Menezes, quando fe reitituio a l'ortugal, e o feu catamento, e fuccellaó, 691, e leg. O Conde Josó Gomes da Sylva . referem-le as luas acções , e empregos, cafamento, e fiihos, 693, e feg. O Conde D. Eitevao de Micnezes, 697, e feg.

Tavara (Dona Guiomar Pardo e) Marqueza de Malagon, de quem foy filna, e com quem calou, 16,

e fez.

Tavara ( O Marquez de ) D. Antonio Pimentel , quando falecco , 140. Scu cafamento , e polteridade, Ibid. O Marquez D. Henrique, que lugares teve, e quando falecco, 141. Seus calamentos, e descendencia, 141, e feg. A Marqueza D. Anna, 430. Tavara (D. Margarida de) de quem

foy tilha , e com quem caiou , 481, 0550. Taxis (D. Joanna de la Tour e) feus

pays, e alliança matrimonial, 495. Teive (D. Belchior de ) he louvado , 536. Telles (Fernao ) de Menezes e Caf-

tro . Conde de Unhão . com quem foy calada, e que descendencia teve, 81, e sez. Veja-se Unbas. Teva (1) Conte de ) D. Christovao de Gulinio Henriques e Luna, feu

cafa mento, e polteridade, 519, Thiercelin (Miria Mirgari la Ange-

lica le) Conte la de Divilly ,que.n forao icus afcen lenies, e com que n cafou, 121.

D. Ibe.

D. Therefa de Moscoso e Aragão, Trocifal. Quem se intitulou em Cas-Marqueza de Gouvea , quando naiceo, 136. Com quem foy cafada , 89 ,e 1 36.

D. Therefa de Atofcofo Oforio , Marqueza de Santa Cruz, de quem foy filha, e com quem calou, 86. Quando faleceo, e que descendencia teve. Ibid. e 87.

I homa; Telles da Sylva, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, teus pays, e accoes, cafamento, e defcendencia, 6 19, e feg.

Teledo. A familia delle appellido de donde deriva a fua origem , 4 , e feet.

Teledo (D. Anna de ) Condessa de Altamira, de quem foy filha, e com quem cafou, 126.

Toledo ( D. Fernando Alvares de ) 1. Conde de Oropeza, seu casamento, cempregos, 5, e feg. Veja-le Oroneza.

Tornielle ( Joachim Carlos Manoel de ) Conde de Brione , com quem cafou, e que descendencia teve, 113. O Conde Carlos Joseph, 119, e feg. O Conde Henrique Jaciniho, feu cafamento, e fuccelfaó , 121.

Torre Mayor ( O Conde de ) D. Jo. feph de Aveihaneda , com quem calou, e que polteridade teve, 553, e feg.

Torres l'edras, Quem fe intitulou em Citteila Conde delta Villa , 328.

Traitamara (O Conde de ) D. Fernatido de Ciltro, quando faleceo, com quem calou, e que delcendencia teve , 47.

Triretante da Cala Real. Quem vendes ette officio a D. Amonio Alvares da Carcha , 221.

Trivulsio ( 1). Carlos Theodoro ) Principe de Maioco, com quem calus, 444.

tella Marquez defte Lugar, 128.

Aldecanhas (O N'arquez de ) D. Belchior de Avelhaneda , feu casamento, e descendencia, 555. Valdonquillo ( O Marquez de ) D. Diogo Henriques de Mendoça, com quem caiou, e que polteridade teve . 400.

Valmediano (O Marquez de) D. Thomaz liidro, com quem contrahio alliança matrimonial, e que filha teve , 171 , e leg.

D. Vafco Mafcarenhas, Veia-le Obides.

Velade ( O Marquez de ) Veja-le Afterga.

Velefco (D. Anna de ) Condessa de Benavente, seus atcendentes, e alliança marimonial, 36. Alguns Senhores della Familia, Ibid.

Velasco (D. Bernardino de ) Conde de l'Iaro , e Duque de Frias , com quem calcu, 31.

Velufro ( D. Joso Fernandes de ) Condettavel de Cattella, feus lugares, celamento, e fuccetlae, 315. Veja-le Condestaveis de Castilla.

Velajco (Dona Maria Francisca de ) Marqueza de Monteleon. Veja-ie Atomeleon.

Veles ( A Marqueza de los ) D. Marianna Engracia de Toledo e Portugal, com quem cafou, e que delcendencia teve, 20, e feg.

D. Vemura de Mascoso Oscrio, Conde de Altamira , quando nasceo , calou, e taleceo, 137, e leg. Que lu cettao teve, 301.

Veragua ( A Duqueza de ) D. Maria Ruiz, fencefemento, 414. Filla-Franca ( () Marquez de ) D. l'edro de Tuledo Ciorio , com quem

quem casou, e que descendencia teve , 427. O Marquez D. Fradique, 429. O Marquez D. Joseph, 431. O Marquez D. Fradique, que Eltados pollue, com quem calou, e que luccellao tem . 422.

Villar-Mayor (O Conde de ) Fernao l'elles de Menezes, feu cala. mento, e potteridade, 608. Veja-le Alegrete.

Villanue va del Fresno ( O Marquez de ) D. Antonio de Moscoso, com quem toy calado, 130.

Vilhena (D. Maria de ) quem forao feus afcendentes, e com quem cafou, 511.

Vilbena (D. Maria de) Condessa de Odemira, com quem catou, e que lu cellao teve, 570, e leg. Vimieiro (A Villa de ) quando, ea

quem foy doada, e com que clau-

fulas , 585 , e feg. Vinneiro (OL Conde de ) D. Francico de Faro, com quem cafon, e que delcendencia teve, 6;8, e feg. O Conde D. Sancho, quando maiceo, e que empregos teve, 658, e iez. O feu cafamento, e fucceffac, 660, e leg. O Conde D. Diogo, 66 ; , e leg.

D. Viviante de Caftro , Condessa de OJemira, feus pays, e succeifao.

Unhao (O Conde de ) Fernao Telles de Menezes, com quem foy catado , e que fuccellao deixou , 81. O Con le Rodrigo Xavier , quando naiceo, 84. Que Senhoros goza, e com quem cafou, Ibid. O Conde Josó Xavier, com quem he calado, 85.

Urrea (D. Luiz Ximenes de ) Veia-Se Aranda.

Ufeda ( O Duque de ) Veja-le Belmonte.

Ufeda ( O Duque de ) D. Christovao de Sandoval e Roxas, quando nafceo, e o feu cafamento, e fucceffao, 536, e feg. Veja-ie Lerma. A Daqueza Dona Feliche de Sandoval, 519. () Duque D. Gafpar Telles Giron, 542, efeg. O Duque D. Francisco, com quem catou, 544. Ufeda (ODuque de ) D. Juso de Toledo. Veja-le Puebla de Montalvan,

VImenes (Jeronymo) de Ara-A gao, com quem calou, e que hihos teve , 260. Ximenes (D. Luiz ) de Urrea. Ve-12-ie Aranda.

Z Agalo (Maria Alvares) sua des-Zambecari (O Conde Quaranta ) com quem cafou , 3 1 9. Zarate (D. Fernando de Piaco Brabo da Cunha e ) Marquez de Prado, de quem foy filho, e quando falecco, 95. Com quem cafou . e que descendencia teve. Ibid. Zevallos (D. Elvira de ) seu casamento , e filhos , 26 3.

Zingendorff ( Maria Leonor de ) Condella de Nothaffe, de quem toy tilha, 667. Zuniga ( D. Leonor de ) Condesta

de Oropeza, quem forao feus pays.

# FIM.

#### Erratas.

Pag. 1 in. 20. erigido o Conds Pag. 4 lin 9. Outavio Farnele feu irmao Pag. 12 lin 13. Formita

Pag. 1 .. lin. 18. D. Fernando Alvares de Fortegal

Fag. 19 lin. 20. vinte e quatro annos de

Pag. 1: s. lin. 10. a dotavač Pag. 1: s. lin. 4. 10 de Dezembro Pag. 1: 20. lin. ultima cafou l'egunda vez

#### Pag. 121. fin. 1. Marqueza de Tavera

Pag 145.lin.6. D. Miguel Fimentel IX, Marquez de Tavera, e fucceftor da Cata de fua mãy, e Claveiro da Orden de Alcantara, Gafou com Dona Agoftuña da Sylva

Pag. 187, lin. 26. cedeo a violenta idéa

Pag. 226.lin. 24. 19 Pag. 237.lin. 8. 222 Fag. 238.lin. 15. 2 10

Pag. 219.lin. 11. de 1719 lin. 28. de 1704 Pag. 240.lin. 4. de 1708

lin. 8. de 1710 lin. 10. Canones lin. 11. 21. de Outubro de 1712

lin.17. de 1698 lin.22, de 1700 Pag.241.lin.1. de 1704.

hin 17. de 1702.
Pag.zaz.lin.z. de Dezembro
Pag.zaz.lin.zs. de Dezembro
Pag.zaz.lin.zs. de 1699
Pag.zas.lun.s. Coronel de hum dos

Pag. 148.lin. 8 o numero 12 lin. 9, ao 1, de Outobro de 1703. Pag. 149.lin. 1. Diogo de Mello Pag. 152.lin. 9. 1527. Pag. 271, lin. 6. filiso Emendas.

erigido o Condado Outavio Farnele, e feu irmao Formelta

D. Fernando Alvares de Toledo e Forta-

vinte e fete annos de idade.

a dotava 20 de Agosto

Nostas palavras ha de principiar hum paragrafo, porque este casamento pertence a Carlos Joseph de Tornielle, Marquez de Gerbeviller, de quem acima se tem tratado.

Marqueza de Tavara, e affim fe lea fem-

D. Miguel Fimentel IX. Marquez de Tavara, Conde de Villiada, Claveiro da Ordem de Alcantara, Grande de Hefpanhai cafou a primeira vez com D. Antonia de Toledo e Morcada, lua prima com ir-mãa, filha de D. Joseph Fredique Oferio , VIII. Marquez de Villa Franca, Duque de Pernandina . &c e de D. Catharina de Moncada Aragao e Fajardo, Duqueza de Montalto e Bivona, Marquera de los Veles, &c. e feando viuvo fem filhos, cafou fegunda vez com D. Maria Francisca da Sylva, como se diz na pag. 488 , aonde vay referida a fua fuccefiao . que não fabiemos quando a esta grande herderra demos o nome de fua irmaa D. Agostinha da Sylva , ignorando tambem o primeiro cafamento delle Senhor.

cedeo da violenta idea

10.

B 16. do 1718.

a 20 de Março de 1705. de 1707.

de 1709. Theologia

2 de Outubro de 1713.

de 1655. de 1059.

de 1701.

de Março

Coronel da Regimento de Cufcaes, de cuja Fraça he no prefente Governador, e Brigadeiro dos Exercitos de Sun Ma-

gestade ha de ser 21. No primeiro de Setembro de 1713.

Po primeiro de Setembro de 1713. D. Diogo de Meilo 1627. filha

F25. 1"4,

#### Erratas.

Pag. 274.lin. zz., o numero 15 Fag. 284.lin. z6. Saliona Pag. 284.lin. z. naiceo a 31 de Dezembro de 1082

Fag. 286.lin. 4. de 1644 Fag. 297.lin. 11. Montefuma Pag. 107.lin.4. o numero 21. Pag. 128.lin.1. Uffuna Pag. 110.lin. 22. D. Maria de Velafco Pag 115.lin.19. D. Rodrigo Pag. 191.lin.5. Honeftrofa Pag. 451. lin. 14. filba dos Condes Pag. 451. lin. 14. filba dos Condes Pag. 457. lin. 5. Ucharia Pag. 512. lin. ultima I. Duque de Montalto , Cattellana de Cardona , irmao de D. Fernando L. Duque de Soma Pag. 514. lin. 22. Marquez de Villa Pag. 57 7. lin. 5 col. 5. Marqueza D. Brites de Menezes Pag. 617. lin. 8. c IV. de Alegreto Pag. 612. lin. 8. irmao de Locario Pag. 614. lin. 24. Campanha Pag. 634.lin.24. o numero 16
Pag. 643.lin.4. dos
Pag. 664.lin.7. de 1738 Tag. 672, lin. 19. foy feita ella merce. Pag. 677.lin. j. de Santarem. Pag. 700.lin. 10. D. Filippa de Vilhena e Tavora

Pag. 70 s.lin. 17. de Dezembro

#### Emendas.

ha de fer 16. Solfona nafceo a 11 de Dezembro de 1682 , e foy Exempto das Guardas, e Mestre de Campo General. de 1614. Montezuma , e affim fe lea fempre ha de fer 22 , e os feguintes. Offuna D. Luiza de Velafco D. Diugo Heneftrofa filho dus Condes D. Antonia Gocharia I. Duque de Montalto, ede Caftelhana de Cardona, irmãa de Dom Fernando 1. Duque de Soma Marquez de Villa-Franca tirefe-lbe o appellido, e IV. Marquez de Afegrete irmãa de Lotario Campanhia , e affim fe lea fempre ha de fer 17. nos de 1719.

ha de fet 17, and the fet 17, and the fet 17, and the fet 17, and the fet 18, and the fet 18,





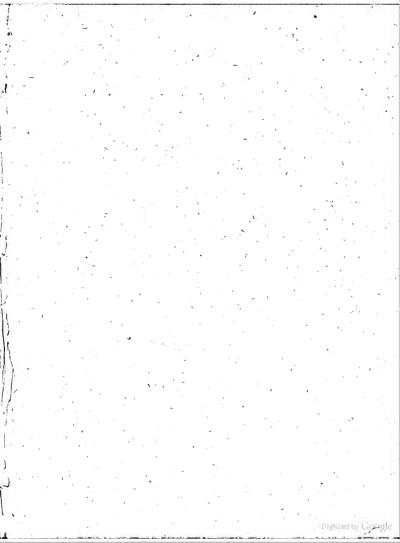

